







## HISTORIA GENEALOGICA DA

CASA REAL PORTUGUEZA.

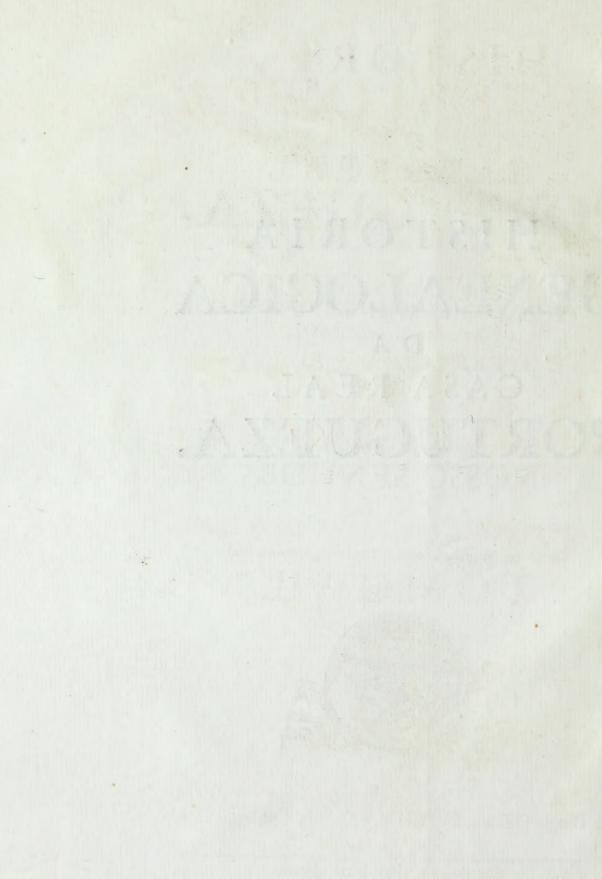

### HISTORIA GENEALOGICA

DA

# PORTUGUEZA,

DESDE A SUA ORIGEM ATÉ O PRESENTE, com as Familias illustres, que procedem dos Reys, e dos Serenissimos Duques de Bragança.

JUSTIFICADA COM INSTRUMENTOS, e Escritores de inviolavel fé,

E OFFERECIDA A ELREY

# D.JOAOV.

NOSSO SENHOR

#### D. ANTONIO CAETANO DE SOUSA,

Clerigo Regular, e Academico do numero da Academia Real.

#### TOMO VII.



#### LISBOA OCCIDENTAL,

Na Regia Officina SYLVIANA, e da Academia Real.

M. DCC. XL.

# INDEX DOS CAPITULOS,

que se contém nesta Parte.

#### LIVRO VII.

CAP. III. Do Principe D. Theodosio, pag. 263.

CAP. III. Do Infanta D. Catharina, Rainha de Inglaterra, pag. 281.

CAP. IV. DelRey D. Affonso VI. pag.339.

CAP. V. DelRey D. Pedro II. pag.425.

Erratas.

Pag. 472. lin 5. de 1682 Pag. 671. lin. 4. politica Pag. 679. lin. 6. Cap. X. Pag. 693. lin. 7. Ornero Pag. 732. lin. 2. Campanhia Emendas.
de 1681.
policia
Cap. VI.
Ornano.
Campainha

### HISTORIA GENEALOGICA

DA

## CASA REAL

PORTUGUEZA.

#### LIVRO VII.

CONTÉM

ElRey D. Joao IV.

ElRey D. Affonso VI.

ElRey D. Pedro II.

ElRey D. Joao V. nosso Senbor.

#### 17 ElRey D. Joao IV.

O Principe A Infanta D. A Senhora D. 18 A Infanta Dona ElRev D. Af-ElRev D. Pe-D. Theodolio. Cetharin , Rainha fonfo VI. dro H. Maria legitiloanna. da Gráa Bretanha. mada. A Infanta ElRey D. O Infante O Infante A Infanta O Infante A Infanta A Senhora O Senhor O Senhor D. Hatel. Jo o V. D. Francis- D. Anto- D. There- D. Manoel. D. Francis- D. Luiza D. Miguel D. Joseph legitimad. legitimad. legitimad. co. nio. fa. 20 A Infanta O Infante O Infante O Infante D. () Principe D. Joanna D. Pedro, D. Joao de D. Joseph. D. Maria . D. Carlos. D. Pedro. Alexandre. Duque de Bragança. Perpetua Princ. das de Bragan- Lafoens. Atturias. ça. A Princeza da A Infanta D. A Infanta D. Ma-Beira D. Maria. Maria Anna. ria Francisca.



# HISTORIA GENEALOGICA DACASAREAL

PORTUGUEZA.

#### CAPITULO I.

DelRey D. Foat IV.



ORRIA o anno de 1640; em que se contavao quasi tessenta annos, que estava suspensa a serie dos nossos Reys naturaes, porque o poder em calamitoso tempo corrompeo no principio a justiça, e de-

pois com industriosa politica manteve em Portugal a dominação Castelhana: de que já cançados os Tom.VII.

leaes Portuguezes, facudirao tao pezado jugo, que a constancia, e o valor sustentou gloriosamente contra o formidavel poder dos Hespanhoes, pelas maximas Christaas de hum Principe prudente, e vigilante, ornado de excellentes virtudes, que o elevarao ao Throno no fausto dia do primeiro de Dezembro do referido anno, em que foy acclamado Rey o Duque de Bragança D. Joao II. do nome, e IV. entre os gloriosos Reys seus predecessores, a quem a boa memoria do Serenissimo Duque de Bragança D. Joao I. seu avô deu o nome, e a Coroa Portugueza o indisputavel direito de sua avó a Senhora D. Catharina, como temos dito nos Capitulos precedentes. Nasceo em Villa-Viçosa em 18 de Março do anno de 1604 Duque de Barcellos. Foy celebrado o seu nascimento de seus parentes, vassallos, e criados, com Reaes demonstrações de contentamento. No dia seguinte, que era da festa do Glorioso Patriarcha S. Joseph, houve Missa solemnemente cantada na Capella em acças de graças pelo recemnascido Principe, e ordenou o Duque seu pay, que em todos os annos se celebrasse com toda a solemnidade pelo dito Principe, em memoria da merce, que Deos lhe fizera no seu nascimento na Vespera do dito Santo: pelo que parece, que no dia de S. Joseph celebrava ElRey os seus annos, como vemos de muitos Panegyricos impressos, prégados no dia do Santo, em que festejava o seu nascimento, tendo sido no dia antecedente. Fov

Foy bautizado a 25 do dito mez por seu tio o Senhor D. Alexandre, Arcebispo de Evora: e sendo preparada a Capella Ducal com ricas armações, depois de terem os Capellães rezado Completas no Coro, levou o Deao recado, de que estava tudo prompto; e fahio o Duque de Barcellos da Camera da Duqueza sua may nos braços de Luiz Gonçalves de Menezes, Veador, e com elle Sua Alteza a Senhora D. Catharina sua avó, e o Duque seu pay, o Senhor D. Duarte, e o Senhor D. Filippe feus tios, com todos os Fidalgos, Dónas, Damas, e Officiaes da sua Corte. Levavao as insignias para o Bautismo, Christovao de Brito Pereira o prato da fogaça, e a véla; Antonio de Sousa de Abreu, o prato, e gomil; Ruy de Sousa Pereira, o saleiro. Precediao ao acompanhamento todos os ministris, atabales, trombetas, charamellas, Arautos com Armas, Porteiros da Cana, e Porteiros da Maça, e todos os mais Officiaes da Casa, e o Veador da Senhora D. Catharina, e a esta levava de braço o Senhor D. Duarte, e a cauda D. Francisca de Noronha, e sahirao pela salla grande do Paço, Terreiro, passadiços, e rua da varanda, que tudo estava armado de ricos panos de Arraz até à porta da Capella de huma, e outra parte. Já neste tempo estava na Capella o Arcebispo de Evora, revestido em Pontifical com Capa, e Mitra, e sentado em huma cadeira encostado ao Altar da parte da Epistola, e da do Euangelho estava a Cruz de Metro-Tom. VII. poli-A ii

politano, e Bago, e todos os Capellães, e mais Religiosos, que assistiao. Assim que chegou o acompanhamento à porta da Capella, se levantou o Arcebispo, e com a Cruz diante, e Bago, e todos os Capellaes em Procissão, forao à porta da Igreja, e no meyo della, estando já em o mesmo lugar a Senhora D. Catharina, o Duque de Bragança, e o Duque de Barcellos nos bracos de Luiz Gonçalves de Menezes, tirou ao Arcebispo a Mitra o Deao da Capella, e sem ella começou a fazer o officio, na fórma costumada: e conferido o Santo Bautismo, tocarao os atabales, e charamellas, e mais ministris em sinal de graças, com que se acabou este acto: e o Arcebispo sobindo ao Altar, se despio das insignias Pontificaes, e acompanhou à Senhora D. Catharina, e aos Duques, e voltarao pelo mesmo caminho, por onde tinhao vindo, até à Camera da Duqueza. Forao Padrinhos do Duque de Barcellos o Senhor D. Duarte seu tio, Marquez de Frechilha, e Sua Alteza a Senhora Dona Catharina: acompanhavao ao Duque de Barcellos doze Mo. cos da Camera com tochas, e fahindo da Camera com ellas apagadas, se accenderao na Capella quando se começou a ceremonia do Bautismo, e voltarao com ellas accesas acompanhando ao Duque de Barcellos até à Camera da Duqueza, donde haviao fahido.

A Duqueza sua mãy, em quem resplandecerao com singularidade excellentes virtudes, estiman-

do mais as fantas Leys da natureza, do que as da fortuna, porque se nao diminue a authoridade dos Principes no excesso do carinho dos filhos, assistia à obrigação de Aya, e Mestra do Duque de Barcellos, igualmente com o amor, e respeito de may. Porém como lhe durou pouco a vida, nao pode o Duque de Barcellos ter tempo de reconhecer, o que devia ao amor de fua mãy, a qual trocando seu grande Estado por melhor Reyno, faleceo no anno de 1607 no mais florído tempo da idade, não contando mais, que vinte e seis annos, chevos de grande numero de virtudes, como fica escrito no Capitulo XVIII. do Livro VI. Deulhe o Duque seu pay por Ayo a Dom Diogo de Mello, e por Mestre ao Doutor Jeronymo Soares, o primeiro criado, e bom servidor da Casa, bem instruido nos bons preceitos da antiga Corte Portugueza; o segundo varao fabio, e virtuoso, como mostrou na jua vida, e escritos. Forao differentes entao as razoens de Estado sobre o modo da sua creação, porque os mais austéros requeriao o mais constante progresso do Duque de Barcellos; tanto, que alguns fizerao entender ao Duque Dom Theodosio, que crear hum filho com magestade, era fazello reo della, e que assim toda a moderação era precisa, contentando-se com o lograr, porque depois a sua mesma grandeza o distinguiria. Grandes sins deviao encobrir a politica, que obrigava a que se faltasse naquelle tempo ao culto de hum taó gran-

de herdeiro. Nao he culpavel defeito, nem de notar ao Duque D. Theodosio, quando os mayores lisongeiros de seu filho nao puderao desconhecer as faltas, que nelle deixou impressas a falta desta observancia. Soube com tudo da Latinidade com perfeiçao, feguindo mais a pia, que a erudîta. Foylhe familiar a Escritura Sagrada, gostando mais desta lição, do que da profana; donde procedeo nao aproveitar a Latinidade nas noticias, que com ella pudera adquirir de outra erudição. Depois começou a fer inclinado ao campo, seguindo o exercicio da caça, que continuava livre, com todos os preceitos do decóro, e da temperança. O Duque seu pay agradado de ver o de Barcellos, que o imitava em alguns costumes, sendo aquelles os de menor inconveniente, o acompanhava muitas vezes ao monte com satisfação, sendolhe depois agradaveis as fadigas, que do filho Duque de Barcellos lhe referiao: pelo que algumas com o exemplo lho occasionava de novo, porque nao punha nos olhos do desejo mais, que em o ver livre dos riscos daquella idade, para o que lhe facilitava novas occasioens em divertimentos innocentes, em que passasse com gosto o tempo. Entre estes foy o da Musica o a que teve particular inclinação, e nella por Mestre a Roberto Tornar, Inglez de naçao, discipulo de Geri de Gresen, o qual em Madrid havia tido lições do celebre Capitan; a elle mandou vir o Duque seu pay, e soy Mestre da Capella

pella Ducal de Villa-Viçosa. Forao os progressos tao admiraveis nesta estimadissima Arte, como adiante diremos.

Resolveo-se ElRey D. Filippe III. no anno de 1619 passar a Portugal a celebrar Cortes em Lisboa, a que affistio o Duque de Bragança como Condestavel do Reyno, e o acompanhou nesta occasiao o Duque de Barcellos seu filho, e soy a primeira pessoa, que neste acto jurou, o qual de poucos annos veyo aprender a Lisboa as ceremonias, com que se coroavao os Reys de Portugal, como escreveo a elegancia do Conde da Ericeira D. Luiz de Menezes na sua estimada Obra do Portugal Restaurado, liv. 1. tom. 1. taurado. Nesta mesma occasiao succedeo aquella pag. 42. desordem, que já referimos no Capitulo XVIII. movida entre os Soldados da Guarda, e Moços da Estribeira do Duque, sobre o lugar da assistencia dos cavallos de ambos os Duques, o que o de Barcellos intentou castigar, levado do ardor dos seus poucos annos, que erao quinze; e que a prudencia de seu grande pay, que tudo advertia, atalhou, dizendolhe: Anday filho, que ElRey nos guarda as coftas.

Por morte do Duque D. Theodosio, soy o VIII. Duque de Bragança, e depois V. de Guimaraens, sendo o III. de Barcellos. Costumao de ordinario as mortes dos Principes causar mudanças no governo das suas Casas, porque as inclinações os levao a quererem a affistencia daquelles, que favore-

cem. Pelo que a mayor parte das feituras do Duque D. Theodosio as desfez logo o Duque Dom, Joao, fabricando outras de novo. Nomeou a D. Antonio de Mello, Estribeiro môr, a Fernao Rodrigues de Brito, Camereiro môr, a Dom Luiz de Noronha, Caçador môr, Salvador de Brito, Trinchante, Veador da Casa Pedro de Mello de Castro, a Fr. Agostinho dos Anjos, Eremita de Santo Agostinho, Confessor, a Antonio Paes Viegas, Secretario, e outros nos mais officios mayores, e subalternos da sua Casa, e a Francisco de Sousa Coutinho elegeo para residir na Corte de Madrid, onde principiou a instruirse para as grandes Embaixadas, que depois exercitou com tanto credito seu, e da Nação. Depois accommodou em menores officios differentes pessoas: e nao he pequeno elogio da grandeza de hum Senhor particular, qual o Duque D. Joao a este tempo representava, acharse com criados, com que pudesse formar a Casa passada, e a presente, nos do velho, e novo Principe.

Das primeiras acções do novo governo nao ficarao individuaes noticias. Representarao os Ministros do Estado de Bragança o desempenho mais licito dos seus reditos, que era melhor pagar o que se devia, que dar o que nao era obrigado. Pelo que ordenou o novo Duque se suspendessem largas tenças, com que o Duque seu pay soccorria alguns Fidalgos pobres, e independentes da sua familia,

huns

huns para se sustentarem nos estudos, outros no serviço Militar, e tambem alguns na Corte, onde vivias com pobreza, como dissemos na vida do

Duque D. Theodosio.

Entre os parentes da Casa de Bragança nao era o menos lustroso, mas a ella pouco aceito D. Fernando de Faro, III. Senhor de Vimieiro, a qual Villa com o titulo de Conde havia possuido Dom Francisco de Faro seu pay. Andava neste tempo vivo o discurso, e pratica do casamento do Duque de Bragança, e cada servidor, ou affeiçoado seu, segundo o affecto, ou os interesses, lhe propunha esposa: entre os mais delles D. Fernando de Faro, que residia na Corte de Madrid, onde havia casado, inculcava com instancia as vodas de D. Marianna de Toledo e Portugal, filha de D. Fernando Alvares de Toledo e Portugal, VI. Conde de Oropeza, filho unico do Senhor D. Duarte, irmao do Duque D. Theodosio II. que havia casado com a herdeira da grande Casa, e Condado de Oropeza, como se dirá no Livro VIII. Dizia D. Fernando, que o Duque de Bragança na eleição de esposa havia de preferir a sua varonia, a qual se achava em D. Marianna, a que se ajuntavao as qualidades da mãy, e avó desta Senhora, pois sua avó era filha de D. Fernando Alvares de Toledo, V. Conde de Oropeza, e sua may filha de D. Joao Assonso Pimentel, VIII. Conde de Benavente, e que em idade, e pessoa tambem podia preserir a qualquer ou-Tom. VII.

tra Princeza, com dote igual às mais ricas, e às proximas esperanças de ser immediata a hum só irmao, menor, e ensermo, cuja herdeira a consideravao entao todos (o que nao veyo a ser:) desta sorte se correspondia nesta eleição a Casa de Oropeza, a qual já o havia seito entregando a sua her-

deira a hum filho fegundo da de Bragança.

Dom Francisco de Mello era outro parente da Casa de Bragança, mas favorecido, e seitura sua, o qual se oppunha a este casamento com evidentes argumentos, e dizia, que havendo de casar em Hespanha o Duque de Bragança, nao tinha, que buscar outra Casa, quando na de Medina Sidonia havia huma filha para tomar estado, no que lhe dera exemplo o mayor Duque de Bragança D. Jayme, que aos passados excedeo na qualidade de Principe herdeiro do Reyno, e naquella grande Casa escolhera a consorte: e que quando agora em Dona Luiza Francisca de Gusmao, filha do Duque D. Manoel Assonso Peres de Gusmao, el Bueno, nao houvera tao qualificada qualidade no nascimento; as suas partes a faziao digna de alta fortuna. E quando as partes, e nascimento sossem inferiores, o grande interesse, que o Valido mostrava nestas vodas, era sufficiente para as fazer iguaes aos mayores merecimentos; e das suas perfeições se lembrava já o grande Poeta Hespanhol Dom Luiz de Gongora no Romance, que principia: Ave de plumage negra; porque nenhum Vassallo podia permane-

#### da Casa Real Portug. Liv. VII. II

manecer sem a graça do savorecido, por cuja mão se dispensava a efficaz virtude do Monarca; que os Duques de Bragança pela mesma causa, que sustentarão conservarse independentes da valia, tinhão sabido, que o seu Estado se não podia conservar sem a contemporisação della; que os Reys soberanos se valiao da graça dos Valídos dos outros, porque mais negocios acabava a industria, que a sorça: e sendo esta maxima de Rey a Rey, quanto mais absoluta seria entre o Principe, e o Vassallo.

Assim discorria D. Francisco de Mello, com tudo nao faltava quem cuidasse, que nestas negociações entremetia subtilmente os seus augmentos, dourando no zelo o interesse. O Conde Duque por secretos ossicios mostrava querer corresponder ao grande titulo de Pay, que o de Bragança lhe havia offerecido. Ao que se nao persuadirá hum poderoso ajudado da lisonja, de quem com ella o saz mais poderoso? Foy entao toda a destreza certificar ao Duque D. Joao, que elle se nao entremeteria neste negocio, e por elle mesmo soy delle encarregado, e assim veyo o Conde Duque a ser rogado com o seu proprio desejo.

Era grande o dote, que se prometia, e mayores as promessas, que era o a restituição da posse do
Ducado de Guimaraens, alienado da Casa por dote invalido do Duque D. Theodosio I. ao Insante
seu cunhado, como já deixamos reserido; a ratisse
cação dos privilegios, que tinhão seito litigiosos

Tom.VII. Bii os

os Procuradores Regios; o cumprimento de antigos alvitres, os commodos decentissimos a seus irmãos, as merces aos criados, e propicia a graça del Rey. Até este ponto chegou a negociação de D. Francisco de Mello, o qual já participava influxos da benignidade Real, porque sobre o lugar de Veador, ou Mordomo da Rainha, sahio a mostrar o seu talento na Embaixada de Saboya, cuja occupação soy atalho breve para chegar aos mayores lugares da Monarchia Hespanhola, do qual já sentimos a ingratidao, com que nelles pagou tao mal à Casa de Bragança, a que devia igualmente a origem, e a fortuna.

A's ultimas conferencias deste negocio entrou na Corte de Madrid Francisco de Sousa Coutinho, e nella seguio mais justificado, que satisfeito, as proposições de seu antecessor, e assim veyo a dar tim ao ajuste deste tratado, que logo participou a

seu Senhor.

Com a noticia, que o Duque teve de estar ajustado o seu casamento, em hum Domingo, que se contavao 25 de Janeiro de 1632, sahindo às duas horas da tarde da sua Camera, acompanhado de seus irmãos os Senhores D. Duarte, e D. Alexandre, participou aos Fidalgos da sua Corte o ajuste do seu casamento com a filha do Duque de Medina Sidonia: pelo qual todos lhe beijarao a mao, e baixando à Capella, onde já esperava o Deao, e Dignidades, revestidos com capas ricas de téla, e chaparia

paria de ouro, com todos os Capellaes, e Cantores, e levantado pelo Deao o Te Deum, foy profeguido pelos Musicos, e Cantores a tres córos; a noite esteve o Palacio illuminado, em que arderao duzentas tochas, e toda a Villa poz luminarias. Passou-se o referido contrato a hum tratado publico, que se celebrou em Madrid a 17 de Novembro do referido anno de 1632: pelo qual se obrigou o Duque de Medina Sidonia a dar a sua filha em dote cento e vinte mil ducados, e vinte mil em joyas, e mais cousas pertencentes ao seu enchoval, e que a poria à sua custa na Raya de Portugal, e que por sua morte se lhe dariao mais vinte e tres mil ducados, por augmento de seu dote, quando nao quizesse entrar nas partilhas com o Conde de Niebla; com condição, que ainda que não coubessem nas legitimas dos Duques seu pay, e mãy, o dito dote, se lhe faria sempre certo, o que ElRey corroborou por hum Alvará, em que derogava te- Prova num. I. das as Leys em contrario, e ultimamente a que limitava, e taxava a quantia dos dotes, publicada em Madrid no anno de 1534, e a Pragmatica promulgada em 10 de Janeiro de 1623, as quaes revogou, e todas as demais, para que tivesse effeito o dito contrato, e foy passada a Carta em Madrid no Prova num. 2. anno de 1633. E porque depois por morte do Duque de Medina Sidonia lhe succedeo seu silho o Duque D. Gaspar, e excediao as dividas; elle como successor no Ducado, e Casa de Medina Sido-

nia, assinou em diversas partes dos seus Estados certas quantias para complemento da satisfação do dote, e soy seita esta obrigação em S. Lucar a 18 de

Fevereiro de 1637.

ElRey D. Filippe querendo mostrar o quanto estimava este tratado, mandou dizer ao Duque de Bragança, que lhe fazia merce do titulo de Duque de Guimaraens de juro para elle, e seus descendentes, e que lhe daria a jurisdicção da Villa de Guimaraens, para o que estava ao presente impossibilitado pelos embargos, que a dita Villa punha: Que no caso, de que o Duque quizesse pleitear o direito com a Villa, se cumpriria com toda a justica, tendo Sua Magestade poder para revogar o privilegio del Rey D. Affonso V. o que nao tendo effeito, por ElRey lhe nao poder dar a jurisdicção da dita Villa, no tal caso lhe sazia merce de vinte e quatro mil cruzados, que erao quatorze mil cruzados mais, em que fora avaliada a dita jurisdicção, os quaes lhe seriao consignados no alvitre da canella, que lhe prerogava, e que o pudesse nomear para sempre em quem quizesse: Que lhe dariao Juizes quando ao Duque lhe conviesse, diante dos quaes se justificariao os titulos das justiças de Guimaraens, que valiao de treze até quatorze mil cruzados: Que acabado o pleito da jurisdicção da Villa, sem embargo de Sua Magestade a ter satisfeito ao Duque, lhe faria a merce, que coubesse, e houvesse lugar conforme o animo de Sua Magestade,

de, que era metello de posse da jurisdicção: Que fazia mais merce ao Duque dos Concelhos de Moz, Rebordãos, Guster, Castanheira, Verborada, e Val de Prado: Que se lhe dariao quatro habitos das Ordens de S. Bento de Aviz, e Santiago, para que na sua Casa, e serviço, houvesse Cavalleiros de todas as tres Ordens Militares: Que se renovariao todos os despachos, e merces, que se fizerao ao Duque D. Theodosio seu pay no seu casamento, e se lhe passariao as Provisoens, que pedisse: Que se confirmariao ao Duque todos os titulos, e privilegios da Casa de Bragança, que por omissao se deixarao de confirmar, desde a sua sundação até o prefente; e que duvidando-se em Portugal de algumas das ditas cousas da sua confirmação, ou das merces deste seu casamento, lhe dava, e assinava Sua Magestade dous Ministros em Madrid, que seriao Juizes, e elles communicariao cara a cara a Sua Magestade os taes negocios: Que a proposta de pedir o Duque soga, e cutello no lugar onde assiste, nao tinha por entao lugar para lhe deferir por justos respeitos, e que lhe ficava reservada esta merce para outra occasiao.

Celebrado com todas estas circunstancias o tratado do casamento do Duque em o primeiro de Janeiro de 1633, teve noticia por hum Expresso mandado da Cidade de S. Lucar, em que a Duqueza D. Luiza partiria no dia 3 do referido mez; e a 6 teve o Duque noticia por outro Expresso,

que já havia partido, e assim determinou o Duque ir buscar sua esposa à Raya, e a 11 de Janeiro partio para Elvas. Hia vestido de campo de cor parda, calções, e roupeta de damasco frizado cor de amendoa, alamares largos, bordados em ramos de ouro, o farragoulo de chamalote de aguas com alamares na mesma fórma, forrado de tafetá dobrado bordado de lacaria de ouro, chapeo negro, centilho de diamantes, e por joya hum ramo de quasi meyo palmo de diamantes, plumas pardas, espada, cinto, e adaga dourados, com os talabartes de recamado bordado, meyas, ligas, e rosas pardas com pontilha de ouro, collar grosso de peças de ouro, e as mangas do jubao todas bordadas de ouro. Os Senhores Dom Duarte, e D. Alexandre, seus irmãos, vestirao tambem da mesma cor parda, calções, e roupetas de damasco ondeado, golpeados fobre téla encarnada, farragoulo de chamalote sem aguas, forrados de téla de flores encarnada, alamares de seis voltas de caracolilho de ouro, centilho, e joyas de diamantes, plumas pardas, espadas, cintos, e adagas douradas, meyas, ligas, e rosas com pontilha de ouro, collares grossos de peças, e mangas bordadas. Desta sorte baixou o Duque com seus irmãos, acompanhado de todos os Officiaes, Fidalgos, e mais criados accrescentados da sua Casa; e depois de entrar com feus irmãos no coche, que era de veludo encarnado, e ouro, com pregaria de prata, com todas

as ferragens douradas, tirado por feis mullas, e os Cocheiros com vaqueiros de veludo verde de quatro mangas, gorras do mesmo guarnecidas de pasfamanes de prata, levavao à mao sómente tres cavallos, hum castanho para o Duque com cella, e porta manteo de téla encarnada com passamanes, e laços de caracolilho de ouro, teliz da propria téla, freyo, estribeiras, e ferragens de prata, e as estribeiras tauxeadas de ouro. O do Senhor D. Duarte era ruço pombo, com pouca differença mais, que em a cor da téla ser cor de rosa. O do Senhor D. Alexandre era mellado rodado de branco com jaezes verdes, e guarnições de laçaria de prata, teliz de veludo com franjas, e borlas de prata, e verde. Para a Duqueza hiao dous cavallos, hum delles sobregualdrapa de veludo negro, trazia hum silhao de ouro ao buril, e meyo relevo, com diversas figuras, folhagens, e outras obras feitas com toda a delicadeza, e primor; a gualdrapa era toda de bordadura de ouro de diversos lavores atravessados com chaparia de ouro da mesma largura de laços travados, e meyos satyros, e figuras, as cabeçadas, que desciao cobrindo o pescoço desie o arção até os copos do freyo, erão embocadas da melma chaparia com outra ordem de peças mais pequenas como por guarnição sobre os olhos, que mal se divisavao, tendo hum quadro de quatro figuras em circulos, prezos de hum meyo globo vasado como rede; as fivellas, ferragens, e o estribo de Tom. VII.

voltas de ouro: cobria-se com hum teliz de veludo negro com borlas, e franjas de ouro, e negro. O outro cavallo levava hum silhao de prata com pouca differença no feitio, guarnições, e chaparia, tambem sobre gualdrapa de veludo negro. tambem huma cadeira de mãos, e huma liteira de veludo carmelim com pregaria dourada sobre passamanes de ouro: os Cadeireiros vestiao vaqueiros de veludo encarnado guarnecidos de passamanes de ouro, e os Liteireiros na mesma fórma. No dia antecedente já tinha ido para Elvas huma bella, e rica carroça feita em Roma, lavrada com grande primor, assim nas talhas, como nos bronzes dourados, com o tecto de veludo negro, forrado de razo encarnado com seis ramalhetes de flores de ouro estofadas, cercada de muitas borlas de ouro, e negro, e cordoens com as almofadas, e encostos de veludo encarnado bordado com laços, e flores de ouro, cortinas de damasco franjadas de ouro, a qual era tirada por seis cavallos ruços rodados com guarnições de veludo negro franjadas de ouro, e as ferragens de ouro de Milao defumadas de ouro fino com diversas fórmas, tendo em algumas partes as Armas do Duque, principalmente nas cabeçadas, de que pendiao quatro borlas de ouro, e seda: os cavallos forao à mao até Elvas, e a carroça levada até àquella Cidade por mullas.

Marchava diante deste vistoso apparato hum Trombeta com libré como os Moços da Estribeira,

e logo os Timbaleiros, e Trombetas montados em cavallos acobertados de verde, varias danças, duzentos Soldados de libré verde com ligas, e bandas da mesma cor, chapeos aleonados, meyas da mesma cor, plumas verdes, e aleonadas, os quaes o acompanharao até chegar a Villa-Viçosa. Seguiao-os vinte e quatro Moços da Camera vestidos de veludo verde, calções, e roupetas golpeadas fobre tafetá branco, os golpes rematados em moscas de prata, mangas de razo azul largueadas de morenilho de prata, farragoulos de pano fino de Segovia com oito bandas de veludo acaireladas de prata, chapeo, e o mais como os Moços da Guarda-Roupa, que erao oito, que vestiao calções, e roupetas de veludo razo verde golpeados sobre téla branca, botoens de prata, os calções com almenilhas, mangas de razo azul agaloadas a tres galoens de prata; e no espaço, que havia de huns a outros galoens, havia golpes sobre téla branca, chapeos negros com tranças pequenas, rosas azues encrespadas de pontilha de prata com muitas plumas brancas, e azues, cintos, e espadas, e adagas prateadas, farragoulos de raxa de Florença verde, forrados de espolim azul com altos de slores brancas, meyas, ligas, e rosas azues cobertas de pontilha de prata. Oito Moços Fidalgos com vestidos de taby de prata, e verde com flores de ouro, roupetas guarnecidas de morenilhos de prata sobre soguilhas de setim azul, os calções de seis partidos Tom. VII.

com almenilhas, e botoens de prata até a liga, os farragoulos de oito forrados de chamalotes de aguas azues com flores amarelas tostadas, mangas dos juboens do mesmo chamalote em ondas bordadas como de caracolilho de prata, chapeos negros com centilhos de ouro, e plumas verdes, brancas, e azues, cintos prateados, meyas, e ligas, e rosas azues cobertas de pontilha de prata. Os Porteiros da Camera do Duque, e Duqueza, se vestirao com calções, e roupetas de setim avelutado negro, chapeos, meyas, e ligas negras, farragoulos de pano vintadozeno de Segovia. Seis Musicos da Camera vestidos quasi da propria sorte. Seis Porteiros da Cana com vestidos, calções, e roupetas, e farragoulos de pano vintadozeno negro. Vinte e quatro Moços da Estribeira vestidos de veludo verde, farragoulos, calções, e roupetas com prezilhas de prata, cintos, espadas, e adagas prateadas, chapeos negros, tranças torcidas de tafetá branco, e azul, ligas do proprio com as meyas azues, plumas brancas, e verdes. Vinte e quatro homens da guarda do Duque com calções, e roupetas atravessados de faxas de veludo azul com vivos brancos, mangas de veludo azul com morenilho, e botoens de prata, capas rodeadas de huma faxa do mesmo veludo com vivos, e os capellos dellas com duas fachas, chapeos negros, tranças torcidas de tafetá branco, plumas verdes, e brancas, meyas azues, e branças, cintos, espadas, e adagas douradas.

das. O seu Tambor hia vestido de tasetá negro coberto todo de passamanes de prata, com liga branca, meyas, e chapeo negro com trança, e plumas brancas. O Capitao da Guarda Francisco Serrao da Veiga vestia capa, roupeta, e calções de risso anogueirado, o farragoulo forrado de téla de ouro encarnada, com trinta alamares de ouro de seis lacadas, e doze furtados atraz de caracolilho de ouro; a roupeta, e calções com os mesmos alamares golpeados fobre a mesma téla de ouro encarnada, chapeo negro, e joya de diamantes, plumas anogueiradas, meyas, e ligas, e rosas da mesma cor com pontilha de ouro, collar de peças, as mangas do jubao de téla encarnada quasi coberta com laços, e caracoes de caracolilho de ouro, cinto, espada, e adaga douradas: hia montado em hum cavallo com os jaezes de verde, e ouro: tudo isto marchava em ordem, sendo o ultimo o Capitao da Guarda, que com ella cobria o coche, em que hia o Duque. No seu alcance hiao quarenta Fidalgos, e Commendadores da sua Casa, e seus criados em coches, liteiras, e outros a cavallo, e mais de duzentos homens, pessoas da sua familia, o acompanharao a cavallo. Chegou o Duque já tarde a Elvas com a comitiva de mais de oitocentas pessoas a cavallo, Vassallos, e obrigados seus, que no caminho se hiao continuamente multiplicando. Pouco menos de huma legoa antes da Cidade tendo o Duque montado a cavallo, e seus irmãos,

irmãos, veyo o Magistrado, e Justiças da Cidade a recebello em grande distancia, com quasi trezentos homens de cavallo, em que vinhao Fidalgos, e gente nobre, muy luzidos, com coches, cavallos à destra, e hum numero grande de danças, e outros festins, com que celebravao o gosto daquellas vodas; o Duque os tratou com tanto agrado, que todos aquelles Fidalgos ficarao satisfeitos. pouco espaço chegou com seus sobrinhos o Bispo D. Sebastiao de Mattos de Noronha (que entao governava aquella Igreja) com luzido acompanhamento, e passados os cumprimentos, entrarao na Cidade: aposentou-se o Duque no Palacio do Bispo, e na Cathedral de Elvas haviao de receber as bençãos, e descançar na Cidade situada com pouca desigualdade entre Villa-Viçosa, e Badajoz, por onde entrava em Portugal a Duqueza de Bragança, a quem logo o Duque mandou hum recado por D. Antonio de Mello, seu Estribeiro môr, saber como havia passado na jornada.

Naquelle mesmo dia com tres coches de criados partio o Senhor D. Duarte pela posta a Badajoz a visitar a Duqueza, onde se detinha, até que estivesse prompto o apparato da sua entrada. O Conde de Niebla, que a acompanhava, sabendo, que vinha o Senhor D. Duarte, sahio sóra da Cidade em grande distancia a encontrarse com elle, e metendo-se ambos no coche, voltaras à Cidade, onde a visita duraria meya hora, e se recolheo a

Elvas.

Elvas. No dia seguinte 12 de Janeiro partio a Duqueza de Badajoz na carroça de Roma, que o Duque lhe mandara, com todos os Fidalgos, e Nobres daquella Cidade, e com os que de S. Lucar lhe vinhao affistindo: entre Fidalgos, criados, e pessoas particulares, erao pouco menos de quatrocentos, lustrosamente trajados, e com tanta riqueza, e bizarria, que mostravao a grandeza do Duque de Medina Sidonia. Trazia feis coches de Damas, e Fidalgos, sessenta e duas cargas com reposteiros, e penachos, e peitoraes de cascaveis, e dez, que erao da sua recamera, com reposteiros de veludo encarnado com bordados de cortado com as Armas do Duque seu pay; as azemelas com peitoraes de franjas, cabeçadas de seda, os cascaveis arochos, ferragens, antolheiras, e laminas com as Armas, tudo de prata.

Haviao dado nove horas, quando o Duque entrou no coche: e fahindo de Elvas com toda a fua Corte, passou a ponte do Caya, e a pouco espaço encontrou a luzida comitiva Castelhana, e emparelhando com a carroça da Duqueza, se passou a ella com seus irmãos, onde feitas aquellas cortezias, a que o respeito obriga, tomarao o assento de diante o Senhor D. Duarte, e Conde de Niebla, e a Estribeira direita o Senhor D. Alexandre.

Chegarao a Elvas entre as tres, e quatro horas da tarde, entre muita agua, que choveo, que nao podia diminuir o gosto daquelle dia. Apearao-

se no adro da Sé, onde a Duqueza foy levada na cadeira, que lhe estava prevenida, nos braços de quatro Moços da Camera do Duque até a porta principal da Sé, onde o Bispo estava esperando. Sahio da cadeira a Duqueza em corpo deixando o boheme, que levava, e recebeo a agua benta da maő do Bispo, e entrou com o Duque, e os Senhores, levando-a de braço o Senhor D. Duarte, e a cauda da cota a Camereira môr. Ao entrar tocarao os orgaons, charamellas, e outros alegres instrumentos, até chegarem ao lugar, que lhe estava preparado: commungarao os Duques da mao do Deao da sua Capella; o Bispo ratificou o matrimonio, e lhe lançou as bençãos, soando entre tanto acorde Musica, que com papeis seitos ao intento applaudiao a felicidade daquella Real voda. O Duque hia vestido de taby anogueirado razo, guarnecido de passamanes de ouro bordados de grande altura, dos passamanes sahiao huns ramos largos volteados, bordados de ouro, e perolas, e todo o mais campo do vestido era de enlaçados SS com perolas nos meyos, e extremos; e no espaço, que ficava de hum a outro, de ramos quasi com flores de Lyz de chaparia de ouro: o farragoulo forrado do mesmo taby de flores, e cento e vinte botoens, que tinha o vestido, erao de ouro, em que se engastavao grossos rubins, e diamantes, entressechados hum diamante, e hum rubim, e todos se acompanhavao de quatro perolas, arrematando no ex-

Ferreira, Epit. das Feftas do Du jue de Bragança, pag. 20.

tremo

tremo do meyo com hum S; tinha o vestido dezoito mil perolas, em que havia muitas, que na estimação valiao mais de vinte cruzados, muitas de quinze, e nenhuma menos de dous; as mangas do jubao erao de hum tao apertado bordado, que parecia ouro de martello. A espada, cinto, e adaga, era tauxiada de prata, e ouro; levava tambem hum collar de grossas perolas, e rubins, estimado em oitenta mil escudos de ouro; este collar deu ElRey D. Manoel ao Duque D. Jayme seu sobrinho no dia, em que foy jurado Principe herdeiro do Reyno de Portugal. Era o chapeo negro, o centilho obra igual à do collar, a joya huma pluma de quasi meyo palmo de rubins, no reverso sahiao a pouca distancia diversas plumas brancas; meyas, ligas, e rosas brancas, cobertas de pontilha de ouro, e çapatos negros. A Duqueza hia vestida de huma cota inteira de quatro mangas, as cahidas de pontas cortadas quasi a triangulo, abertas, e forradas de taby de prata de flores, em lugares tomadas com huma jova de diamantes. Era a cota verde bordada de huma nova invenção de laços de flores, e ramos de prata, e ouro tao tecidos, que apenas se deixava divisar a cor verde. Do pescoço se suspendia huma banda da propria cor, tecida de ouro, e prata, com huma grande joya de diamantes de grande valor, volta, e alça-cuello à Castelhana, os cabellos toucados de rosas verdes com pontilhas de ouro, e prata, ao hombro hum boheme Tom. VII.

como a cota, chapeo branco coberto de largas pontas de renda de ouro, e plumas branças. O Senhor D. Duarte hia vestido de lhama anogueirada, guarnecida de passamanes de ouro bordados, e por entre elles lanteyoulas de prata, e o campo bordado de SS de ouro com chaparia de prata, o farragoulo forrado de taby de flores de ouro anogueirado, espada, cinto, e adaga como o Duque, meyas, ligas, e rosas anogueiradas com pontilha de prata, chapeo negro com plumas anogueiradas, joya, e centilho de rubins, e hum collar de diamantes de grande valor, que a Princeza Dona Joanna mandara à Senhora D. Catharina, quando se effeituarao as vodas com o Duque D. Joao I. seus gloriosissimos avós. O Senhor D. Alexandre hia vestido de risso verde, com guarnição de passamanes bordados de meya tranca, e briscada, com entremeyos de casquilho, e meyas perolas de prata, o mais campo era de trocados SS bordados de prata, e chaparia de prata, o farragoulo forrado de lhama branca emprensada, meyas, ligas, e rosas verdes com pontilha de prata, chapeo negro, plumas brancas, centilho, e joyas de diamantes, collar de ouro de peças, debaixo de outro, em que trazia a Venera da Ordem de Christo guarnecida de diamantes, e espada de ouro ornada de diamantes, com a qual fora armado Cavalleiro o Infante D. Duarte seu visavô, no dia, em que recebeo a Ordem da Cavallaria de Christo, e hum punhal tambem rico. O Conde

## da Casa Real Portug. Liv. VII. 27

Conde de Niebla sahio nesta occasia como em os mais dias, que assistio em Villa-Viçosa, com ricos vestidos, joyas, e collares, nao só elle, mas os seus criados, e os do Duque com excellentes galas, e collares, fazia o na multida o, e riqueza hu-

ma agradavel, e magnifica Corte.

Acabadas as ceremonias da Igreja, recebidas as bençãos da mao do Bispo, e os parabens, com que todos se congratulavao da felicidade daquelle dia, o forao todos acompanhando ao Paço do Bispo: o Duque levou a Duqueza de mao até à cadeira, em que foy levada pelos mesmos, que a tirarao do coche, affiftindolhe o Duque sempre junto à vidraça. Chegando ao Paço, foy magnifica a hospedagem, e exquisita a pompa prevenida pelo Bispo, que era de animo altivo, e generoso. Nao se detiverao os Duques muito à mesa, ainda que as iguarias erao muitas, e assim se despedirao do Bispo, que por sua indisposição se dispensou de os acompanhar. Refere-se, que o Bispo no tempo, que recebera os Duques se embaraçou em si mesmo, e que cahira, contentando-se entao a fortuna de ameaçallo com o precipicio, que guardava para outro tempo, e que logo com intrinseco disgosto pagara aquelle Prelado a demasia da sua vaidade, vendo-a nao lograda, porque os Duques isentando-se da hospedagem, pertenderao antes pagalla, que merecella. Foy fama, que com hum collar de grande valor (a sessenta mil cruzados o sobi-Tom. VII. raő Dii

rao alguns) quizera o Duque D. Joao satisfazer os dispendios daquella entrada; porém o Bispo se deu por melhor pago naquella demonstração, por não pôr em litigio a grandeza. Neste successo quizerao muitos, se houvesse fundado aquelle odio, que deste dia até o ultimo da sua vida, o Bispo exercitou contra o Duque, e assim o mostrarão os tem-

pos.

Pouco antes da noite entrarao os Duques no coche, e partirao de Elvas, aonde se lhe fizerao as mayores festas, que naquella Cidade em algum tempo forao feitas. Marcharao na ordem, que permittia o tempo, as cargas, e recamera da Duqueza, e muitos criados feus, hiao huns no alcance dos outros, e assim forao chegando a Villa-Viçosa, aonde os Duques chegarao às duas horas depois da meya noite: e como o tempo estava nublado, e fazia escuro, se prevenio hum grande numero de tochas accesas, e vinte e quatro lanternoens grandes de campo accesos, que rodeavas o coche, que sez nao tivessem detrimento no escuro. Entrarao na Villa, que estava toda guarnecida com dous mil arcabuzeiros das Ordenanças da Villa, e de Borba, debaixo do mando dos Capitães Antonio Rodrigues Robles, Francisco Paes, e Bartholomeu Rodrigues, que haviao fervido muitos annos em Flandes, e ao mesmo tempo estava toda illuminada, entre os repiques dos sinos, e salvas da artilharia do Castello, descargas da mosquetaria, trom-

trombetas, atabales, clarins, e tambores, e os vivas do povo, que com differentes dancas, e fellins, faziao em huma confusao alegre magestosa a entrada. As ruas por onde passavao, estavao ornadas, e entre flores, e outras especies de aromas, que as Damas lançavao das janellas aos Duques, e com vivas, e acclamações, demonstradoras do gosto, chegarao ao Paço, em que ardiao duzentas tochas; e acompanhados da sua Corte, e dos Senhores, que lhe vierao assistir, sobirao, levando o Duque de mao de huma parte a Duqueza, e da outra de braceiro o Senhor D. Duarte. O Bispo da Guarda D. Fr. Lopo de Sequeira, descendo com sua mãy D. Isabel Pereira de Vasconcellos, e com D. Filippa de Brito, beijarao a mao à Duqueza, e esta ultima tomou a cauda da cota, e depois das dividas cortezias sobirao: o Senhor D. Alexandre querendo mostrar o quanto estimava aquella voda, se abaixava a cada degrao, que fobia a Duqueza, tomando a cota para que lhe nao fervisse de embaraço. A' entrada da falla estava a Cruz Metropolitana levantada, e o Arcebispo de Evora D. Joseph de Mello, filho do Marquez de Ferreira; e depois de feitas as cortezias, que permittiao os muitos annos, e cabiao na sua grande Dignidade, os soy acompanhando até à Camera da Duqueza, aonde fazendolhe, e ao Duque, breve visita, se recolheo; algum espaço depois fizerao os Senhores o mesmo.

No dia seguinte comeo o Duque em publico, e fahindo da fua antecamera com os Senhores D. Duarte, e D. Alexandre, atravessou a salla, e soy a butcar ao seu quarto ao Conde de Niebla, que logo sahio com elle, e voltarao todos para a mesa, que estava posta em huma salla bem armada, e no meyo hum estrado grande de dous degraos cobertos de excellentes alcatifas, que cobria hum docel de veludo carmesim, e quatro cadeiras: defronte estavao dous doceis de téla amarella com as Armas bordadas, os quaes tinhao debaixo dous grandes aparadores, com seis degraos cobertos de veludo, em hum estavao cento e cincoenta peças de prata dourada de excellente feitio, e exquisito gosto; o outro estava guarnecido de prata branca lisa para o serviço, a que se ajuntava em hum, e outro muitas peças de prata grandes, bem obradas, que serviao sómente de ornato. Sentarao-se à mesa, o Duque na cadeira do meyo, à sua mao direita o Conde de Niebla, e logo o Senhor D. Duarte, e à esquerda o Senhor D. Alexandre, ficando todos quatro debaixo do docel. Depois de sentados, o Bispo da Guarda se sentou tambem da parte do Senhor D. Duarte, e D. Fernando de Mello da melma parte, mas na volta da mesa. Benzeose a mesa na sórma costumada; da parte direita sicarao os Fidalgos da Casa do Duque, e os Gentishomens, que acompanharao a Duqueza, todos descobertos. Entrarao os Porteiros da Cana, e os da

## da Casa Real Portug. Liv. VII. 31

da Maça com ellas ao hombro; seguiao-se os Arautos, e Passavantes com cotas de razo encarnado, e branco, e nellas os Castellos, e Quinas de Portugal, e logo o Veador do Duque, e o Mantieiro com o gomil, e prato de bastioens dourado; traziao mais dous, hum criado accrescentado da Casa do Duque, e outro hum Moço da Camera: e depois de feitas as devidas cortezias, o Mantieiro lancando agua no prato, o beijou, e entregou ao Trinchante, que com a mesma ceremonia o poz diante do Duque, e lhe deu agua às mãos, e ao Conde, e Senhores D. Duarte, e D. Alexandre; depois de elles, o criado accrescentado a deu ao Bispo, e o Moço da Camera a D. Fernando: e tirando o Mantieiro a toalha, se forao os demais, tardando pouco em voltar com as iguarias, que acompanhavao os Soldados da Guarda do Duque. Afsim, que se apresentarao as iguarias, deu huma salva o Castello com toda a artilharia, e começarao a soar as trombetas, charamellas, atabales, e minis-Forao as iguarias muitas, muy delicadas, e com excellentes invenções de diversos triunfos, siguras de animaes, aves, peixes, coroas, conformes ao uso daquelle tempo, em que nao erao menos pomposas, que aprasiveis, e vistosas as mesas. Todos os dias, que o Conde de Niebla esteve na Corte, sempre o Duque comeo em publico com o mesmo Estado.

Neste mesmo dia à tarde começarao as festas:

correrao-se Touros; à noite estava tudo illuminado como os mais dias, e havia diversas festas de jogos, danças, e mascaras pelas ruas, e houve artificios de fogo em duas naos, de que sahirao muitas, e galantes invenções, com que se passou com alegria a noire.

No dia seguinte, que era huma sesta feira, que se contavao 14 de Janeiro, mandou o Duque à Duqueza hum presente de peças, e joyas de rubins, diamantes, e perolas, obradas com admiravel arte, e de grande preço, e valor. A Duque. za se ornou logo com algumas, e sahio a ouvir Missa à sua Tribuna, com huma cota de taby anogueirado, e flores de prata, acompanhada da Camereira môr, e as suas Damas. O Duque sez o mesmo na sua Tribuna com o Conde de Niebla. seus irmãos, o Arcebispo de Evora, e Bispo da Guarda; foy a Missa rezada, e no tempo, que se dizia, cantou a Capella o Hymno: Te Deum laudamus, e depos diversos Vilhancicos feitos à vinda da Duqueza, o que se continuou com outros disferentes ao mesmo intento nos mais dias, que durarao as festas. Na tarde houve Carreiras, que correo Antonio Galvao, hum dos Estribeiros do Duque, o qual no mesmo lugar o servio depois de Rey, e foy Fidalgo da sua Casa, Commendador de Santiago de Orem, e N. Senhora da Caridade na Ordem de Christo, e seu silho Manoel Galvao servio no dito emprego a ElRey D. Pedro, e seu neto Lourenço Luiz

Luiz Galvao actualmente a ElRey Dom Joao V. Era muito déstro na arte de Cavallaria, de que sez hum Tratado, que imprimio no anno de 1678, e nelle repete em laminas abertas as admiraveis obras, que entao fez, e na verdade excedem a toda quanta destreza se póde imaginar. Foy a primeira, correndo com o pé no chao, e tornando-se à cella com incrivel velocidade, parou. A fegunda, foltando da mao muitas vezes hum lenço, o tomava do chao, indo sempre na mayor carreira do cavallo. A terceira, depois de começar a carreira, voltando-se na cella, se poz com os pés em cima, e correo até o meyo, e tornando-se com os pés aos estribos em hum instante, acabou a carreira. A quarta, correndo, foy pondo o pé muitas vezes no chao. A quinta, fazendo ao parar pôr as ancas no chao ao cavallo diante dos Duques, e seus irmãos, acabou fazendolhe cortezia. Depois da admiravel destreza, com que Antonio Galvao satisfez os mais difficultosos primores da arte da Cavallaria, com grande applauso dos Duques, e toda a Corte, se seguio huma Comedia publica em vistoso theatro, que para este sim se sez perto da janellas do Paço, em que os Duques assistirao, e seus irmãos. Na noite houve luminarias não só no Paço, e no Terreiro, que se illuminou com muita variedade, mas em toda a Villa. No campo estava o duzentos Arcabuzeiros com o feu Capitao promptos para acompanharem as salvas do Castello, os quaes fazias ex-Tom. VII. erci.

ercicio militar com descargas, e ao mesmo tempo se viao em outra parte Borlatins com extraordinaria ligeireza, que entretinhao, e levavao atraz de

fi o povo.

Pela parte de S. Joao do Carrascal veyo huma encamizada, que sez a sua entrada pela de Santo Agostinho. Trazia diante huma trombeta bastarda, e logo os Atabaleiros em mullas com cobertas verdes bordadas de cortado amarello, quatro trombetas, hum terno de charamellas, todos bem montados, e hum grande numero de danças, e solias, entre ellas dous carros triunsaes, hum de charamellas, e outro de Musica: seguiao-se vinte e quatro Moços da Estribeira, e vinte e quatro Moços da Camera descobertos com tochas accesas nas mãos, e dous cavallos à destra, cobertos com telizes de veludo carmesim bordados de cortado de slores de tela amarella, os quaes hiao no meyo dos Moços da Estribeira.

Seguia-se a primeira parelha, que erao os Senhores D. Duarte, e D. Alexandre, montados em soberbos cavallos: o do primeiro era castanho claro, o do segundo bayo rodado de branco, com mochillas encarnadas bordadas de passamanes de ouro, chareis de ouro, e seda, ensitados de varias cores, com estribos, boçaes, e enceladas de prata; os vestidos de ambos erao de veludo negro, golpeados sobre téla branca, os golpes com moscas de prata, as mangas do jubao de téla branca mos-

queadas

queadas de negro, capas negras forradas da mesma téla, chapeos negros com tranças de velilho de prata, e humas rosas grandes illustradas de temblantes, e argentaria de ouro, e prata, de que sahiao plumas brancas; o Senhor D. Duarte trazia atravessada huma liga do proprio velilho, e o Senhor D. Alexandre sobre a cadea do habito hum talim de bordado recamado, e com tochas de quatro pavios nas mãos, e logo os feguiao vinte e duas parelhas de fingulares Cavalleiros com tochas accesas, vestidos ricamente, e com bom gosto, de télas, e tabys de cores, plumas, joyas, collares, e jaezes, que faziao huma agradavel, e pomposa vista: a esta entrada correspondeo o Castello com huma salva de toda a artilharia, os Moços da Camera, e Estribeira ficarao conforme a sua graduação póstos em ala ao pé da janella dos Duques, fazendo o mesmo a Guarda, que havia acompanhado aos Senhores D. Duarte, e D. Alexandre, e da outra parte huma Companhia dos Arcabuzeiros, occupando huns, e outros o espaço da carreira: e quanto, que estas se correrao, sahirao com a mesma ordem, e forao passear as ruas da Villa, que estava toda illuminada.

No dia 15 houve Touros, e forao os Cavalleiros D. Luiz de Noronha, Caçador môr do Duque, Fernao Rodrigues de Brito, seu Camereiro môr, Salvador de Brito, seu Trinchante, todos Commendadores da Ordem de Christo, e Antonio Tom. VII. Εü GalGalvao, hum dos seus Estribeiros; mostrarao todos sciencia, e arte, que a ventura sez nas sortes mais luzida, matando muitos Touros. Na noite houve Comedia no Paço. O Duque guerendo em tudo divertir o Conde de Niebla seu cunhado, determinou fossem huma tarde à sua singular Tapada; e assim sahio o Duque do Paço com seus irmãos, e o Conde, e entrarao no coche, ao mesmo tempo os falvou o Castello com a artilharia, soando as trombetas, atabales, charamellas, pifanos, e tambores. Marchavao diante dezasete coches, e os cavallos da caça atraz; gastou-se a tarde com applauso, porque se matarao gamos, e javalis, e voltarao ainda de dia para Villa-Vicosa. Foy applaudida a sua entrada com outra salva da artilharia do Castello, e continuarao na Villa as sestas com diversas invenções de danças, e festins, a que acodia muita gente, e ainda mais, porque das janelias o Senhor D. Duarte, e D. Alexandre, lançavao muitas patacas, e escudos, e outras moedas ao povo, que deu causa a huma tumultuosa pendencia. Na mesma noite houve fogo do ar, que ardeo em huma magnifica Torre com vistosos artificios, que durou largo tempo.

Contavao-se 17 de Janeiro, dia que se destinou para hum magnifico jogo de Canas Reaes, que se dividio em duas quadrilhas, cada huma de dezoito Cavalleiros; a primeira era do Senhor D. Duarte com D. Luiz de Noronha, Caçador môr;

a se-

a fegunda do Senhor Dom Alexandre com Fernao Rodrigues de Brito, Camereiro môr do Duque, ajuntarao-se no campo do Carrascal, donde sahindo por Santa Luzia à rua da Corredoura, entrarao na

fórma seguinte.

Diante hia huma bastarda, e seis trombetas, quatro atabales, todos com vaqueiros guarnecidos de passamanes de prata, montados em mullas cobertas com gualdrapas de pano verde, bordadas de cortados de amarello; logo as danças, e entre ellas com divisao tres ternos de charamellas, e as do Duque com sua libré; seguiao-se duas azemelas de canas cobertas de reposteiros de veludo verde com as Armas bordadas de ouro, e prata com cadilhos de varias cores; as ferragens, arrochos, e testeiras das Armas erao de prata. Entrarao oitenta cavallos à déstra com jaezes de ouro, e prata, os mais delles do Duque; dos ultimos erao doze dos Senhores D. Duarte, e D. Alexandre, com jaezes de ouro, perolas, e aljofe, bocaes, e enceladas do mesmo, cobertas as cellas de ricos telizes de varias cores; vinhao prezos pelos cordoens das cabeçadas, que levavao homens vestidos com marlotas de tasetá azul, e verde: forao os Padrinhos Dom Christovao Manoel, e D. Antonio de Mello, Estribeiro môr do Duque, que hiao montados em soberbos cavallos; seguia-se o Meirinho da Casa, doze Moços da Estribeira, e doze da Guarda, que levavao no meyo ao Senhor D. Duarte, e à sua estribeira

tribeira doze Moços da Camera, hum dos quaes levava a adarga com a sua empreza, que era hum Loureiro verde, e quatro Coroas do proprio suspendidas delle, com esta letra: Nondum aruit, e no estandarte da lança levava huma Aguia com os pés atados, e a letra, que dizia: Semper eadem. Assim os desta, como da outra quadrilha vestiao à Mourisca com marlotas, e capellares de velilho de ouro, e azul, franjados de ouro, forros de tafetá azul, barretes vermelhos sem plumas, e suas emprezas: não levava mais differença o Senhor Dom Duarte, que ter esporas, e traçado de ouro, e aljofres, e o feu cavallo, que era bayo, ir guarnecido com joyas, freyo, encelada, e boçaes do mesmo ouro, e aljofres. Os da outra quadrilha vinhao com marlotas, e capellares de velilho de ouro verde; o Senhor D. Alexandre hia em hum cavallo castanho claro, no mais igualava em tudo com seu irmao, com outros tantos Moços da Camera, Estribeira, e Guarda: levava na adarga por empreza hum Sol fahindo de huma nuvem escura, com esta letra: Post tenebras spero lucem, e no estandarte da lança huma Arpa, com a letra, que dizia: Quid erit in Cælo? Ultimamente marchava hum esquadrao de duzentos Soldados, com bandeira, tambor, e pifano, que governava o Alferes môr do Duque, Soldado veterano, que tinha militado em Flandes, todos com luzidos vestidos, bandas, e plurnas. EntraEntrarao desde Santo Agostinho pela parte do Convento das Chagas: tanto, que chegarao à janella, em que estavao os Duques, tirando com bizarria as lanças do hombro, com abaixarlhe as pontas fizerao as cortezias, passando a dar principio às carreiras, e no sim dellas às Canas, que correrao com desembaraço, e bizarria, e depois com huma vistosa escaramuça; e acabando ultimamente com carreiras, se despedirao na sórma, que haviao entrado, o que applaudio o Castello com huma salva da artisharia, e sahirao a passear as ruas da Villa: na noite houve Comedia no Paço.

A satisfação, que o Conde de Niebla teve da passada montaria, o obrigou a pedir ao Duque voltassem ao campo, o que logo se poz em pratica, sendo o dia ainda de mayor gosto, pelos muitos veados, e javalis, que m tarao. Nesta mesma tarde houve Comedia publica, e na noite outro magnifico fogo do ar, representado em fontes, e outras admiraveis invenções. Na quinta feira 20 do mez de Janeiro no tempo, que o Conde de Niebla estava mais divertido, e gostoso na companhia dos Duques, foy chamado do Duque seu pay, deixando em todos saudosas memorias da sua agradavel companhia, as quaes erao mais vivas na Duqueza sua irmãa, que sentio se ausentasse tao de-O Duque com feus irmãos o acompanharao até junto da Tapada; e já se havia despedido hum dia antes o Arcebispo de Evora, e o Bispo da

Guar-

Guarda, e outros Senhores, retardando-se alguns mais o Marquez de Ferreira, em quem o parentesco era tao chegado, como a estimação no Duque, sendo esta Casa em todo o tempo, a mais attendida dos Duques de Bragança, e tambem elles os mavores servidores della. Relatamos estas festas com alguma individuação, sómente para que se não perca de todo a memoria do antigo, tao estimado no bom gosto dos curiosos. Dellas se imprimio hum livro em Evora no anno de 1633, feito por Diogo Ferreira, com o titulo: Epitome das Festas, que se fizerao no Casamento do Principe Dom João, deste nome segundo, e oitavo Duque de Bragança. Sevilha se imprimio tambem huma Relação desta festa. Manoel de Galhegos, hum dos scientes Poetas daquelle tempo, celebrou estas vodas em hum admiravel Poema, que se imprimio em Lisboa no anno de 1635 com o titulo: Templo da Memoria, Poema Epithalamico nas felicissimas bodas do Excellentissimo Senhor Duque de Bragança, e de Barcellos.

Todas estas demonstrações de gosto erao hum prognostico dos corações dos Vassallos na selicidade, que se havia de seguir deste ditoso thalamo, em que entrarao, contando o Duque vinte e oito annos, e a Duqueza vinte. Foy neste mesmo anno nomeada para o governo de Portugal Margarida de Saboya, Duqueza de Mantua, viuva de Francisco Gonzaga, IV. Duque daquelle Estado, a qual

qual era prima com irmãa delRey D. Filippe IV. por ser filha da Infanta D. Catharina, filha delRey D. Filippe II. a qual casou com Carlos Manoel, Duque de Sabova. Achava-se esta Princeza em Pavia, lançada fóra do mesmo Estado, que dominara; porque por morte de seu marido, ficandolhe huma só filha, que soy a Princeza Maria Gonzaga, a quem havia excluido daquella foberania Carlos Gonzaga, Duque de Nevers, como Varao, a quem tocava por morte do Duque Vicente seu primo sem successão, e com esseito lhe succedeo, e foy Duque de Mantua, e casou com a mesma Princeza, como deixámos escrito no Livro III. pag. 431. Havia ElRey D. Filippe entretido a Duqueza Margarida com o governo de Pavia, donde a foy buscar o Conde Duque para o governo de Portugal, contra os privilegios, que lhe forao concedidos em Thomar por ElRey Dom Filippe II. a quem excluîa o ser mulher, e nao estar naquelle grao de parentesco com ElRey, dos que se haviao determinado nas Cortes. Havia sido esta eleicao inspirada pelo Duque de Villa-Hermosa, quando acabando o tempo de Vice-Rey D. Diogo de Caftro, cuidou o Conde Duque entregar o governo a Dom Francisco de Borja, Principe de Esquilache, com o pretexto de ser descendente de Portuguezes, o que lhe ficava já distante, pois era neto da Duqueza de Gandia D. Leonor de Castro, mulher do Duque D. Francisco, que hoje venera a Igreja Ca-Tom. VII. thotholica collocado nos Altares com o nome de S. Francisco de Borja: porém desta ao seu parecer justa eleição, o tirou o Duque de Villa-Hermosa, irmao do Principe de Esquilache, tal vez pelo cap:icho de se ver preferido nos merecimentos, e lhe inculcou a Duqueza de Mantua para o governo de Portugal, onde entrou no fim do referido anno de 1634. O Duque de Bragança a mandou visitar a Elvas, e darlhe os parabens da sua vinda por Francisco de Sousa Coutinho, seu Aposentador môr, o qual como era dotado de hum grande talento, e bem exercitado nas politicas da Corte, com o desejo de servir a seu Senhor, soube penetrar da pratica, que teve com o Marquez de la Puebla, o genio da Duqueza; e voltando a Villa-Vicosa, assentou, do que referio ao Duque, desvanecerse a idéa, em que estava, de se avistar com ella, evitando assim o preciso dissabor, que a ambos se podia seguir da visita. Continuou a Duqueza de Mantua a sua jornada a Lisboa, onde entrou em Janeiro de 1635, assissindolhe o Marquez de la Puebla, que de Madrid veyo na sua companhia sem occupação, só para a aconfelhar no governo nas materias de mayor importancia. Porém esta disposição não teve esfeito, porque sogeitando-se totalmente ao arbitrio do Secretario Miguel de Vasconcellos, ordenava fem contradição, e mandava executar sem dependencia.

Era grande a harmonia, e correspondencia, com

com que o Duque vivia com seus irmãos; mas tanto, que o Duque se vio casado, houve de faltar àquelle affecto, que destinou para a esposa. Sequio-se passar neste tempo a servir em Alemanha o Senhor D. Duarte, como deixámos escrito no Capitulo XIX. do Livro VI. Entenderao o Duque, e a Duqueza de Bragança, que viviriao em grande conformidade ausente o Senhor D. Duarte, porque nos olhos da emulação, era reputado como pedra do familiar escandalo das suas vontades; porém apartando-se o Senhor D. Duarte, logo se descobrirao novas causas de descontentamento. Originou-se este, porque o Duque D. Joao se declarou tao affeiçoado às Comedias, que já se notava publicamente o excesso, tal vez incitado das queixas, que a Duqueza fentia, porque a delicia do Duque seu marido não parava sómente nos theatros. As continuas jornadas ao bosque, e dilação nelle, davão não menos causa a semelhante effeito.

os homens nao podem igualar aos Principes nos dotes da fortuna, nao fofrem, que os Principes os

possao exceder nos da natureza.

Nasceo por este tempo a 8 de Fevereiro de 1634 o Duque de Barcellos D. Theodosio, primogenito da Casa de Bragança, que serenando domesticas discordias, com novo, e mais delicioso vinculo unio as vontades dos Duques feus pays, que o tempo foy adiantando cada dia com novos penhores da fecundidade da Duqueza; porque logo no anno seguinte a 21 de Janeiro nasceo a Senhora Dona Anna, que no mesmo dia voou à Eternidade com grande mágoa de feus pays. Porém com pouco intervallo de tempo, mas preciso, se enxugarao as saudades dos Duques com o nascimento da Senhora Dona Joanna a 18 de Setembro de 1636. Porém, que juizo póde pezar na balança do tempo os bens, e os males, para que pendao igualmente? Mas assim succedeo, porque a nao largo espaço de tempo do nascimento destes Principes, succedeo a morte do Senhor D. Alexandre seu tio em idade florente, ornada de igual gentileza, que virtude, como no Livro VI. Capitulo XVIII. deixámos referido. O Duque com liberal providencia proveo no Senhor D. Duarte as Commendas vagas por seu irmao, de sorte, que ficava com sufficiente renda para sustentar o titulo de Principe de Bragançu, que em Alemanha lograva.

A Casa de Bragança sempre soy a emulação

dos Grandes de Castella, (de cuja ordem era o Valído) e nao podiao conformarle, que julgando-se elles por immediatos à Magestade, dentro de Hespanha se achasse quem fosse todo mayor, que elles. Por esta causa, córados de varios pretextos os seus fins, desejavao a troco de ver ao Duque de Bragança seu igual, introduzillo nos lugares, em que elles tambem desejavao introduzirse. Passou este pensamento a pratica, que approvou o Conde Duque, e assim em trages de lisonja procedia a inveja. Propozse no Conselho de Estado, que pois a Monarchia estava na presente conjuntura mais opulenta de occasioens, do que de sugeitos, nao era tempo de deixar de cultivar, os que floreciao: que havia annos, que durava o filencio da Cafa de Bragança, rempo bastante para compor as suas primeiras turbações: que o presente Duque por idade, e talento, estava capaz de grandes occupações: que era justo nao augmentar o silencio, em que se tinha aquella Cafa, que parecia, que a presumpção, ou o desprezo a fazia escusarse do serviço, eximindose do jugo de Vassallo; e quando fosse esta causa, por lhe exercitar o merecimento da obediencia, que o Duque D. Joao se achava com hum filho herdeiro, e com immediatos penhores, com que se assegurava a sua Casa, e tambem as pertenções propostas para a segurança do seu augmento; e assim pedia a razao fosse admittido ao mesmo, que os outros Grandes da Monarchia: pelo que podia ElRey ElRey edificar na sua pessoa hum General, hum Criado, e hum Ministro. A esta pratica se mostrou propicio, e obrigado o Conde Duque, nao se eximindo da censura de alguns, que por seus proprios sins o denunciarao Author daquelle soborno. Taes sao as subtilezas dos politicos, e a diversidade, com que se vestem nas Cortes.

Birago, Hift. di Por-

A esta proposta se seguio a Consulta com a conformidade dos votos, que o Duque de Bragança D. Joao passasse ao governo de Milao, e Vigairaria de Italia, cujos póstos erao já mais repurados pela guerra, que se esperava certa, que a paz, que se ouvia incerta com Saboya, pois os Catalãos estavao promptos a seguir a resolução de Alemanha, interessados pelos Protestantes na eleição de Rey dos Romanos; e Veneza com os Principes de Italia nao menos promptos, que suspeitos a fomentar as novidades convenientes à sua conservaçao. Ignorava o Duque de Bragança este negocio, que o Valído havia fechado com novo fegredo, por lhe nao dar tempo à prevenção das escusas: chegou o dia do aviso, tao artificiosamente despachado, que só a Francisco de Sousa Coutinho disse em Madrid o Conde Duque tinha ElRey feito merce a feu Senhor.

Foy largo o projecto, que se seguio a esta determinação, que em sim se revogou; porque sendo conserida como merce, mostrarao haverse contradito o dictame Real; porque o Duque recusou o

empre-

## da Casa Real Portug. Liv. VII. 47

emprego com o pretexto, de que inteiramente ignorava os negocios de Italia. Assirmarao com tudo os politicos não fer syncera, mas artificiosa a conformidade do preceito, e a escusa; porque huma vez conhecido o animo do Duque de Bragança, seria facil obrigallo a cahir em outro mais barato modo de abatimento, de que se satisfizesse melhor a emulação, de tal forte interpretou aquella temperança esta malicia. Alguns criados do Duque sem passar o discurso adiante, do que ouviao, pelo receyo da vingança, temiao a escusa: porém o Duque recebeo o aviso de sorte, que penetrando a difficuldade conhecia, que se alterava a harmonia, em que vivia, sendo muy grande o numero da familia, que muitas vezes passou de seiscentos criados, muitos de grandeza, e qualidade, reconhecida de seus Senhores por obrigação do sangue, e memoria dos antepassados; de sorte, que sahindo da sua casa, era forçoso despojarse do thesouro, ou da grandeza.

A Monarchia de Hespanha, cuja tea começou a ordir ElRey D. Fernando, e a teceo Carlos seu neto, para que a vestisse o Segundo Filippe, já nao chegou inteira ao Terceiro, e veyo rota ao Quarto: este Principe, sendo hum dos mais pacisicos do Mundo, veyo por d sposição dos sados a ser hum dos mais opprimidos delle. He notoria a declinação, que naquelle tempo padecia Hespanha, e censurada dos Principes de Europa pela consu-

sao do governo do Conde Duque; e se admiravao os politicos de ver, que ElRey D. Filippe IV. admittisse Conselho sóra da conservação do Duque de Bragança, entrando no pensamento de o transplantar de Portugal, pelo claro, e manisesto sentimento do Reyno na sua salta, vendo, que o damno crescia de sorte, que ameaçava à cabeça da Monarchia.

Seguio-se huma inundação de novos tributos, e segundo as vontades estavao dispostas, nao se sabe se primeiro se estabelecerao, ou se approvarao. Sentirao os póvos a oppressao, e nas queixas desaffogavao da violencia. Começou em Evora a pratica de procurar o modo de se livrarem da vexação, a qual he Cidade opulenta, antiga, e nobre da Lusitania, e foy theatro de militares, e pacificas maravilhas, e Corte dos nossos Reys. Não sofriao os corações dos Portuguezes já opprimidos, e tao violentados pelo Valído del Rey de Castella, a sogeitarse a estes novos impostos, pois era huma publica infracção dos Tratados affentados em Cortes, repetidas vezes jurados, e muitas mais quebrados; com que consternados os animos vacillavao com a ultima ruina, que esperavao na pertenção de reduzirem o Reyno ao estado de Provincia. Esta pratica, sobre que se trabalhava, exasperou aos verdadeiros Portuguezes para tomarem a generosa resolução de acabarem em hum dia com tão pezado jugo. Come-

Começou no anno de 1635 a disporse a liberdade por meyos disproporcionados, como forao os tumultos de Evora, porque o vulgo amante da liberdade nunca já mais disputa o que he mais conveniente: à primeira vista lhe parece tudo licito. e o mais justificado. Atraz daquella esperança correo o povo de Evora com barbaro movimento, com taes excessos, que o menor era a sedição; passou o seu contagio a inficionar alguns Lugares da Provincia de Alentejo, e Algarve, e nao faltou quem dissesse, que se Evora estivera mais perto del-Rey, e mais longe do Duque, não se mostrara tão briosa. Chegarao a Villa-Vicosa estas vozes no anno de 1638, com que se alvoraçarao seus moradores de sorte, que cobertos com a capa da noite, começarao a acclamar alguns ao Duque D. Joao Rey de Portugal; porém nao era ainda chegado o tempo decretado pela Divina Providencia para a liberdade da Patria. O Duque, que se achava impossibilitado com huma grave enfermidade, para poder socegar aquelle rumor com o acordo, que pedia negocio, em que se interessava a sua pessoa, e Casa, mandou na mesma noite sahir pelas ruas ao Duque de Barcellos seu silho, que nao tendo mais, que quatro annos, resplandecerao nelle as luzes das suas virtudes, de que depois se ornou este excellente Principe, e com a sua presença compoz o rumor do povo; e se recolheo ao Paço, deixando tudo socegado, e a seu pay livre do Tom. VII.

cuidado, que lhe havia causado o tumulto.

Entrarao a divifar ao longe as consequencias daquelles motins, o temor, e a malicia de Diogo Soares, Portuguez, immigo da Patria, que servia na Corte de Madrid com o emprego de Secretario do Conselho de Portugal, e tinha a graça do Valído; e disse em publico a ElRey, que nao seria Senhor de Portugal, em quanto a Praça de Villa-Vicosa se nao tornasse hum prado sempre verde. Temia o fequito do Duque D. Joao, e desprezando a Patria, buscava o remedio para sazer mayores as suas conveniencias. O Conde Duque reconheceo logo o perigo, e propoz evitallo, armando-se de confiança contra a desconfiança, receando, que como o Reyno estava resignado na ventade do Duque de Bragança, intentou destramente fazello suspeitoso ao povo com publicos sinaes da sua inconfidencia; porém os Portuguezes constantes na inteira resolução do seu proposito, interpretarão sacilmente o temor, e o artificio. Os Grandes de Portugal, que ao principio desprezarao o primeiro movimento popular, já o respeitavao, e aquelles, que em segredo nao o approvavao, já o nao contradiziao em publico. Nao se pode saber qual era entao o mayor numero das vozes, se as que pediao a liberdade, se o remedio: porém como os Vassallos nao esperavao seguillas, senao à custa do sangue, nem o Principe sem elle, se determinavao na emenda.

Esta foy a primeira vez, que o Valído Castelhano vio de perto o mao semblante da fortuna; porque todos os passados accidentes da Monarchia, que se padecerao nas Provincias distantes, posto que grandes, se diminuîao, e levantavao, conforme a sua distancia. Temiao os Ministros, que se adiantassem os tumultos de Portugal, e assim procuravao o remedio com igual destreza ao seu perigo. A huns pareceo se devia dissimular com aquelles póvos inquietos até melhor tempo, a troco de encobrir às de mais Nações da Monarchia, que se achava entre ellas huma tao ousada; outros entenderao, que com a noticia do erro, convinha chegasse o castigo. Misturarao-se imprudentes as armas, e as negociações, estas paravaõ ao estrondo daquellas, e os Portuguezes na tardança conheciao até donde podia chegar sem temor a ousadia. O Memoires pour P Hist. Cardeal de Richeliev, primeiro Ministro del Rey du Cardinal de Richede França, e tao attento à gloria daquella Monar- Patlarel de Bello Lusichia, como desejoso de abater a Hespanhola, man. tano, lib. 1. pag. 9. impresso anno de 1638 a Portugal com huma ins- no de 1684. trucção ao Senhor de Saint-Pé, a explorar os animos dos Portuguezes, e a persuadirlhe com a sua admiravel politica a opportuna occasiao para a liberdade da Patria, offerecendolhe Tropas, e Armadas para poderem triunfar dos seus inimigos. E tambem referem, que escrevera ao Duque, que recuperasse o Reyno de seus avós, que França, e outros Principes o auxiliariao.

Tom. VII.

G ii

Ao

Ao Duque de Bragança occorriao diversas materias de Estado; a primeira era a sua conservação para poder acodir a qualquer parte onde a fortuna o chamasse; e assim convinha estar isento da suspeita, abraçando todos os meyos da justificação, de tal sorte, que se conviesse, até os proprios interessados os ignorassem; porque como sabio reservava as acções contingentes, depositadas no coração. Tão efficazes forão as demonstrações do Duque D. João, ou porque não appetecia o Sceptro, ou porque elle mesmo o não cria, de sorte, que parecia a todos dissuadido de tal desejo; e muitos dos que pertendiao sacrificarse em obsequio da Patria, desmayarão à vista da inteireza, ou indisserença do mais interessado.

Entao foy o Duque encarregado de aplacar, e moderar as alterações dos Lugares de Alentejo, e de seus delinquentes, porque interposta a sua authoridade, e seu nome, seria instrumento, e siador do perdao aos culpados. Havia apartado por muito tempo huma grave doença ao Duque dos olhos do povo, e este mal lhe importou a vida, e a Coroa depois, porque sem duvida vendo-o presente, benigno, sorte, como lhe parecia, se ajustariao os sediciosos, ouvindo soar a voz do seu nome. Para este sim soy mandado de Madrid o Conde de Linhares D. Miguel de Noronha, a quem pelo deservir havia inculcado Diogo Soares para este negoceado, do qual elle mesmo lhe impedio depois a

Ericeira, Portug. Reftaurado, part. 1. liv. 2. pag. 73. composição. Pedio o Conde para o acompanharem na expedição dos negocios a Dom Alvaro de Mello, ao Inquisidor Antonio da Sylveira de Menezes, e a D. Francisco Manoel de Mello, que se achava em Madrid assistindo aos negocios do Duque de Bragança, o qual era ornado de sciencia, e grande talento, como justificao as Obras, que temos suas impressas, e manuscritas, e era preciso nesta commissão para conciliar os animos do Duque de Bragança, e do Conde de Linhares, de cuja uniao estava persuadido o Conde Duque, e pendia o ajustamento das alterações de Evora. Foraőlhe concedidos os tres, sem mais titulo, que para lhe affistirem. Partio o Conde, e a poucas jornadas chegou ordem para que voltassem a Madrid D. Alvaro de Mello, e Antonio da Sylveira, e que só D. Francisco Manoel continuasse a jornada. Conheceo o Conde ser aquella ordem fabricada pela industria de Diogo Soares, para lhe embaraçar os meyos da execução, e o fazer cumplice na infelicidade da empreza. Nao alterou este incidente a jornada, que continuou o Conde com D. Francisco Manoel até Villa-Viçosa, onde se avistou com o Duque de Bragança. Conferirao os remedios mais efficazes de atalhar o damno da Patria, e para este sim segurou o Duque ao Conde, assim a asfistencia do seu poder, como a obediencia dos seus Vassallos. Passou o Conde a Evora, e depois de haver conferido com os da Junta, sem declarar o poder poder da sua instrucção, declarou a fórma, com que ElRey havia de aceitar a obediencia dos Póvos. Foy tomado este projecto tao mal, que nao pode o Conde conseguir nenhum dos effeitos da sua commissão. Seguio-se mandarse ordem à Duqueza de Mantua para que passasse a Evora o Corregedor da Corte Diogo Fernandes Salema com todos os Ministros, que parecessem necessarios. O ruido das armas visinhas tirava o receyo aos Ministros de justiça, e assim que chegarao a Evora, se começarao a dividir os sediciosos, sem outro conselho, do que o temor. Cezinando Rodrigues, Juiz do Povo, e Joao Barradas, seu Escrivao, que erao avaliados por zeladores da liberdade, e por esta causa estimados, se ausentarão. Os mais fiados em pouco conhecidos, se deixarao ficar para seu mal, e alguns, que o Corregedor prendeo, forao fentenceados, e sahirao a enforcar em estatua o Juiz, e Escrivao, com pregoens, que os declaravao por traidores, promettendo-se certos premios a quem vivos, ou mortos, os entregasse à justiça. Os demais, que se prenderao, forao huns enforcados, outros lançados a Galés, e todos com este exemplo ficarao socegados. Ao mesmo tempo, que em Evora se havia executado o castigo, se praticou o mesmo no Reyno do Algarve, ainda com mais rigor, onde tambem havia chegado o intento dos de Evora.

A este tempo com o pretexto de dar melhor fórma

fórma aos accidentes referidos, havia o Conde Duque instituido huma. Junta de varios Ministros Castelhanos em Badajoz, e outra em Ayamonte, com tao largos poderes, que ficavao fem exercicio os Tribunaes de Portugal, querendo com esta industriosa politica facilitar aos Portuguezes a infracção dos seus privilegios, para poder assim introduzir insensivelmente o desejado intento de ElRey reduzir Portugal de Reyno a Provincia, e os Portuguezes de Vassallos a escravos. Por ordem destas Juntas se lançavao os novos tributos, que haviao de ser satisfação do castigo dos Póvos, e da cobiça dos Ministros Castelhanos. Assim se começarao a esgotar os cabedaes do Reyno, e para de todo o acabarem, chamarao por ordem del Rey a Madrid as principaes pessoas do Reyno, assim em sangue, como em letras, e tanto Ecc'esiasticas, como seculares, para o que se mandarao varias Cartas del Rey à Duqueza de Mantua, que ella logo mandou entregar a D. Rodrigo da Cunha, Arcebispo de Lisboa, a D. Sebastiao de Mattos de Noronha, Arcebispo Primaz, a D. Joao Coutinho, Arcebispo de Evera, a D. Gaspar do Rego da Fonseca, Bispo do Porto, a Dom Diogo da Sylva, Conde de Portalegre, a Diogo Lopes de Sousa, Conde de Miranda, a D. Martinho Mascarenhas, Conde de Santa Cruz, a D. Francisco Castellobranco, Conde de Sabugal, a D. Francisco Luiz de Lencastre, Commendador môr de Aviz, a Francisco de Andrade drade Leitao, Desembargador dos Aggravos, a Joao Pinheiro, Desembargador do Paço, e aos Padres Sebastiao do Couto, Alvaro Pires Pacheco, e Gaspar Correa, da Companhia de Jesu; porém dos tres só o ultimo chegou a Madrid. Recebidas as Cartas, se puzerao a caminho todos os nomeados.

Esta tao extraordinaria novidade, que succedeo no anno de 1638, adiantou nos Portuguezes tanto o receo, que cada hum esperava a hora, em que havia de ser chamado, temendo justamente o infelice remate daquella machina. Os que chegarao a Madrid nao tiverao em muitos dias mais ordem, que seguir a Corte, sem poderem descobrir qual fosse o negocio para que os chamarao. Obrigavao aos Castelhanos a grande cuidado as armas de França em terra, e mar, por se porem aquelle anno grandes Exercitos, e Armadas em varias partes contra o poder de Hespanha; mas Portugal accrescentando o esforço de seis milhoens pagos à fua defensa ordinaria, se foy dos ameaçados, nao foy dos feridos. Com o motivo do aperto da Monarchia determinava artificiosamente o Conde Duque tirar de Portugal ainda mayor numero de peffoas particulares, depois que tivessem effeito as levas, que mandava fazer em todo o Reyno. Mas ainda havia outra idéa mais principal, em que mais fe trabalhava, que era o modo de apartar do Reyno ao Duque de Bragança; porque a sua Real pessoa

## da Casa Real Portug. Liv. VII. 757

pessoa era o seu mayor cuidado, pois da sua assistencia em Portugal parecia grande o perigo de qualquer execução violenta, se o Duque se declarasse desensor da liberdade do Reyno, porque sabiao, que os Portuguezes o respeitavao, e que todos o seguiriao; e assim por industria o queriao dividir, para que quando chegasse o tempo de exasperallos, fosse infructuosa qualquer resolução, que emprendessem. Ordenou-se a D. Assonso de Lencastre, Marquez de Porto-Seguro, para que fizesse em Lisboa huma leva de Cavallaria, sem se limitar numero; e a todas as Provincias, e Comarcas do Reyno, e às Ilhas dos Açores mandarao diversos Fidalgos levantar grande numero de gente com o pretexto da guerra de França. Tambem se mandou entregar à ordem do Almirante Thomás de Chauburum todos os navios de guerra, que se achassem nos pórtos do Reyno; e ao Duque de Bragança chegou ordem para tirar das suas terras mil Vassallos armados, e que os entregasse a Dom Antonio Tello. Todas estas ordens se executavao sem contradição, de que inteirado o Conde Duque, ordenou, que todos os Portuguezes, que haviao sido chamados à Corte, acodisse cada hum a casa de varios Ministros Castelhanos à mesma hora, para que sem se communicarem, sosse cada hum à casa do Ministro apontado, com comminação de graves penas impostas, ao que revelasse o segredo. Porém nada bastou, porque logo se rompeo, que Tom. VII. H a proa proposta fora lerse a cada hum dos Ministros Portuguezes hum papel, em que se determinava, que o Reyno de Portugal se reduzisse a Provincia, perdendo a regalia de Reyno; o que ElRey determinara, porque estava livre do juramento, que fizera nas Cortes, pois delle o havia desobrigado a perfidia Portugueza, (como elles diziao) fingindo casos, e concluindo, que este era o parecer dos seus Theologos, e Juristas, que o livravao de todo o escrupulo, e que ainda em tao justificada causa nao queria El Rey executalla, sem o parecer de cada hum daquelles Ministros, para que dessem o modo, com que se havia de introduzir o novo governo de Portugal, e qual seria o meyo para mais facilmente se promulgarem as Leys: advertindose, que se nao pedia parecer se convinha, ou nao aquella resolução, mas sómente a sórma, em que se havia de executar.

Esta escandalosa proposta bastava sómente para justificar o procedimento dos Portuguezes, ainda que não sora o sim principal eximiremse de serem Vassallos de hum Rey intruso, tendo em o Duque de Bragança Senhor verdadeiro, e natural, em quem concorriao as disposições das Leys sundamentaes do mesmo Reyno. Porque havendo-se El-Rey D. Filippe II. introduzido em Portugal contra o mesmo, que se havia ajustado, depois nas Cortes de Thomar desobrigou os Portuguezes de toda a sugeição da sua Coroa, se elle, ou seus descendentes

dentes quebrantassem os fóros do Reyno. E ainda no caso, que ElRey D. Filippe IV. fora legitimo possuidor de Portugal, sem escrupulo poderiao os Portuguezes negarlhe as obediencias, como já o deixou ponderado o Doutor Antonio de Sousa de Sousa de Macedo, Lu. Macedo na erudita Obra da Lusitania Liberata, e sitan. Liberata, lib. z. a elegancia do Conde da Ericeira na sua estimadis- dres em 1645. sima Obra do Portugal Restaurado; porque as fan- Ericeira, Portug. Reftasticas culpas, de que o Conde Duque os arguía, pag. 80. nao erao motivo sufficiente para lhes usurpar a li- Passarel, de Bello Luberdade, pois as alterações de Evora tiveraõ origem de tributos injustos; de mais, que nellas nao tiverao parte mais, que pessoas de baixa condição, que forao punidas com mortes, galés, desterros, e depois com gravissimos tributos: e assim nao merecia todo o Reyno pena da culpa, em que nao tivera parte, cujos delinquentes haviao já satisfeito com as penas os delictos. Determinava o Conde Duque executar esta resolução sem embaraço, para o que havia ordenado a D. Antonio de Oquendo, que governava huma grande Armada, passasse a invernar com ella no porto de Lisboa, para com a sombra deste poder se introduzir o novo governo: porém a Divina Providencia, que he sobre as disposições humanas, sez, que primeiro sosse esta poderosa Armada destruida pelos Hollandezes no Canal de Inglaterra, do que castigo de Portugal no rio de Lisboa. Este segredo tao recomendado se rompeo de sorte, que bastou para obrigar Tom. VII. Hii

cap. 3. impr. em Lontaurado, com. 1. liv. 2. aos Portuguezes a que acordassem do lethargo, em que viviao, dispondo os meyos mais convenientes da liberdade da Patria.

Esta resolução tomada pelo Conde Duque, a que nao responderao os Portuguezes, que consultou, senao com escusas, fundadas em nao terem sufficiente poder para tratarem materia tao grave, foy motivo para se passarem contra Portugal as ordens mais injustas; porque ao mesmo tempo forao quebradas as Leys, e rotos os privilegios, sem que houvesse extorsao, que se nao executasse, nao se isentando o sagrado da immunidade Ecclesiastica, como experimentou o Colleitor Alexandre Castracani, a quem remetterao prezo de Lisboa a Madrid, deixando elle a Portugal na tribulação de hum interdicto, de que se seguirao gravissimos damnos: assim continuavao successivamente os males, a que já os generosos corações dos Portuguezes buscavao remedio.

He preciso em beneficio da mesma Historia, recorrer ao progresso de alguns estranhos accidentes, que entas passaras, manifestando a sua origem. Corria já entre os Portuguezes, havia sessenta annos, huma opinias, ou Seita, que a muitos teve credulos, de que vivia peregrinando pelo Mundo ElRey D. Sebastias, estes eras com nome alegre chamados Sebastianistas: estendeo-se ella nas só aos antigos Vassallos, mas se deduzio a filhos, e netos, cujo engano comprehendia homens virtuosos, e sabios.

fabios. Muitos destes Filosofos perfilhando ao entendimento os erros da vontade, fundavao as suas esperanças nas letras, e na Escritura Sagrada, interpretando a Esdras, Daniel, Ezequiel, Isaías, e ainda alguns lugares do Apocalypse, a favor do seu Encoberto. Explicarao nelle alguns dos oraculos das Sibyllas, nao poucos de Santo Isidoro, e do Abbade Joachim: e ultimamente dando nova luz à sua cegueira os escritos apocrifos, ou sejao verdadeiros, de hum homem dito Gonçalo Annes, o Bandarra, de virtude desconhecida, crassa ignorancia, fangue suspeitoso, porém tido de longos tempos por vaticinante; assim preferiao a todo o discu-so as suas chimeras, e desarmando o tempo aquella poderosa chave, com que abre, e descobre todos os humanos segredos, quizerao, que a pezar seu por tantos annos estivesse encerrado. Desta sorte, revestido de tantas sicções, seguirao por tantos annos os seus seguazes ao Encoberto, tal vez fervindo de pretexto às suas paixoens: e como era tao grande o numero dos descontentes, por consequencia se augmentava o dos Sebastianistas, como que se nao fosse impia medicina aquella, que para curar os interesses particulares descompunha os communs. O merecimento, e a virtude haviao já fogido da Republica. Não vio o Mundo idade tanto de ouro, e de ferro. Os mais sabios suspenfos da gloria do filencio, se lhe entregavao inteiramente, outros inutilmente com fraquissimos braços oppostos à corrente das adversidades, procura-

vao rompella, ao menos por falvarfe.

D. Francisco Manoel, Tacito Portug. M.S.

Era difficultoso naquelles tempos daremse regras de verdadeiro Republico; porque ver arder Roma, e ajudar o incendio, he tyrannia, que Nero nao quiz repartir com outro barbaro: contentarse de nao ser complice no estrago, quem devia fer author do remedio, he confirmar as disposições do tyranno: offerecerse, e lançarse no sogo, que fe nao apaga com huma fó vida, he desesperação, e nao zelo. Tantas, e mais differenças de animos concorriao em Portugal naquelles dias. solicitavao o seu damno, os mais o occasionavao, os menos o preveniao, porque em quanto forao toleraveis os males, os sofriao com segredo; porém depois, que passarao a exorbitantes os aggravos, conhecendo, que o castigo suturo nao podia fer mayor, que o mal presente, passarao os zelosos da Patria a offerecer voluntariamente a vida pela sua liberdade.

Forao diversos os discursos, porém nenhum os segurava na esperança senao aquelles, que se sundarao no direito, e justiça do Duque de Bragança, em quem concorria valor para emprender semelhante empreza, e nos Póvos asseição, e amor para lhe sustentar a Coroa. He bem de advertir, diziao elles, que observado o Duque, não she descobriao outra inclinação, sóra do divertimento da caça; mas que nas alterações de Evora não só desenao.

prezara

prezara as repetidas offertas dos Póvos, perfuadindo-o muitos da Nobreza, que as aceitasse; mas que fora publico se justificara com ElRey, e que assim não era prudencia offerecerlhe, o que não havia de aceitar. Embaraçados os discursos com estas duvidas, recorriao alguns a chamar seu irmao o Senhor D. Duarte, ornado de excellentes virtudes, valor, e experiencias militares, a quem chegarao alguns a communicar esta idéa, opprimidos da desconsiança, de que o Duque dimittia de si esta empreza, concorrendo nelle pela mesma justica a successão do Reyno, como escrevemos no Capitulo XIX. do Livro VI. Tambem a outros lembrava formar huma Republica, a que lhe dava exemplo modernamente Hollanda, e mais antigamente Veneza, e Genova; porque entao fendo as utilidades commuas, e os rifcos iguaes, era incontrastavel a uniao. Porém todas estas idéas padeciao terriveis contrariedades, vacillando os di cursos, mas nao os animos em se haverem de sacrificar pela saude da Patria.

Quasi por este tempo havia chamado com louvavel appetite o Conde Duque de Italia a Hespanha ao Marqvez Virgilio Maluezzi, natural de Bolonha, entao celebrado pelo mayor Politico de Italia, cuja reputação procedia mais dos seus escritos, que das suas acções. Introduzio novas maximas este Politico no ministerio ao Valído, e entendeo-se elle fora o Author delRey nomear ao

Daque

Prova num. 3.

Prova num. 4.

Prova num. 5.

Duque de Bragança por Governador General das Armas de todo o Reyno, cuja Carta patente, passada em Ventosilha de Sayo a 28 de Janeiro de 1639, lhe enviou ElRey com outra da mesma data, em que lhe participava, que pelos avisos, que tinha, de que os Francezes aprestavao huma grande Armada contra Portugal, e por evitar o damno, que se poderia seguir, senao se prevenisse de sorte, que nao podessem os inimigos lograr os seus designios, se resolvera entregarlhe o governo das Armas do Reyno, debaixo das ordens da Princeza Margarida sua prima. Seguiao-se a esta eleição não poucos inconvenientes, o que discursando o Duque, tratou de divertilla, nao poupando a este sim diligencia alguma: porém nao se admittirao em Castella as muitas escusas, que representou, sendo a reposta a instrucção do posto, assinada por ElRey em Madrid a 25 de Março do referido anno, a qual por sua ordem lhe remeteo o Secretario D. Fernando Rodrigues de Contreras, e assim lhe foy preciso aceitar o posto, e passar a Almada. Forao diversos os discursos, que sobre esta acçao se levantarao, porque huns tiverao por errada maxima do Conde Duque esta eleição. Diziao elles, que entregar as armas do Reyno ao mesmo, que tinhao pelo mayor inimigo, era segurarlhe a vitoria, quando o faziao arbitro das tropas; e que o Duque, em cujos ouvidos ainda estavao soando as vozes, que o acclamarao Rey nas alterações de Evora, saberia

ria dispor as armas do Reyno de modo, que dellas o não despojassem. Outros por disserente modo diziao, que toda aquella consiança, que se fazia do Duque, era para o mostrarem Vassallo aos Portuguezes, que o consideravão Soberano: e adiantando o discurso penetrarão, que havendo pela obrigação do posto visitar as Torres, e os navios da Armada, era facil prendello, e levallo a Cadiz, onde quando não perdesse a vida, seria ao menos a liberdade. He sama, que se averiguara não haver duvida, em ser esta a tenção do Conde Duque: porém toda esta grande idéa não pode ter esseito.

Havendo o Duque D. Joao de fazer jornada. a exercitar o mando das tropas do Reyno, veyo, à imitação de seu pay, a accommodarse na Villa de Almada. Aqui foy visitado de todos os Grandes, e Senhores, fundando na occasiao a sua mayor esperança; porque vendo-o, e tratando-o mais familiarmente, que em outra occasiao, havia muitas de lhe tentar o animo, e a sufficiencia. Dizem, que por coroa de hum largo discurso das miserias, que o Reyno padecia, se lhe introduzio a pratica do remedio, e muitos se resolverao a descobrirlhe o animo, em que estavao de o servirem, e outros tentavao o modo de saber qual era o seu intento; mas o Duque D. Joao com algum artificio os ouvia, qualificando as queixas com o zelo da Patria, mais como filho, do que como Senhor della; e afsim se houve até penetrar os fins de todos os segre-Tom. VII. dos,

Relação impressa anno de 1641.

dos, porque nenhum delles lho recatava, persuadidos, que estas propostas seriao bem ouvidas, ainda que se nao admittissem. Dom Antonio Mascarenhas lhe disse, que tinha convocado a toda a Nobreza para o dia, que o Duque houvesse de passar Nicolao da Maya na a Lisboa, accrescentando: Porque esse dia ha de ser nosso, façalono Vossa Excellencia alegre; o Duque mostrou o nao entendia, de que D. Antonio Mascarenhas ficou tao penetrado, que quando foy o da entrada, nao quiz voltar à Almada com os mais Fidalgos, que hiao ao acompanhamento. O Duque com advertencia nao conhecendo, os de que devia fiarse, depois de ter sondados os corações de todos, se houve de sorte, que se nao declarou com algum delles, e entre tantas praticas, e persuafoens, sómente lhe deixou esperanças em responder ao Monteiro môr Francisco de Mello: Que ainda nao havia occasiao. Esta reposta nao deixou de animar aos interessados, de que se poderia lograr a sua determinação. E supposto, que esta destreza entao fe referia como irrefolução, o tempo a veyo celebrar como grande prudencia.

Para o Duque passar de Almada a ver a Duqueza de Mantua, era preciso, que nao houvesse de ser alterado o ceremonial, que de Madrid mandara o Conde Duque, regulado pelo que já com seu pay se praticara no tempo, que governava o Archiduque Alberto: porém como nada se executa sem questoens, forao immensas as que se levan-

taraő.

tarao. Finalmente se ordenou, que o Capitao da Guarda esperaria o Duque ao pé da escada, baixando a recebello com huma esquadra da guarda de Sua Magestade, estando a mais posta em ala por onde elle havia de passar, ficando a guarda dos seus Alabardeiros com o seu Capitao à porta do Paço: Que os Corregedores do Crime da Corte André Velho da Fonseca, e Diogo Fernandes Salema, o esperariao ao pé da escada do Paço, e o acompanhariao, e que os Officiaes da Casa Real sahiriao a recebello à porta de baixo, e que o Mordomo môr acoderia, e ordenavia a parte, que lhe tocasse, e que a cadeira feria de espaldas, igual em tudo à da Princeza, e seria posta sobre a tarima, sicando debaixo do docel. Desembarcou o Duque no Paço, e sendo acompanhado, na fórma referida, a visitar a Duqueza de Mantua, se dilatou pouco na visita: e havendo ordenado a Duqueza a hum Official da Casa Real lhe mudasse o lugar da cadeira, quan- Ericeira, Historiarum do se sentava, atrazando-a este hum passo, acodio pag. 92. logo com igual resolução, que valor, Thomé de Sousa, e a melhorou ao lugar, em que era razao estivesse. Voltou o Duque para Almada na mesma tarde. Havia concorrido toda a Corte a affiftirlhe, outros a vello, e todo o povo de Lisboa a festejallo, com tao excessivas demonstrações, como sentimento dos affeiçoados ao governo de Castella; porque todo o tempo, que esteve naquella Villa, foy continuamente assistido de toda a No-Tom. VII. breza, T ii

breza, de que o Duque se deu por tao obrigado, que disse havia por bem empregada a jornada, que havia feito, só pela boa vontade, que experimentara nos Fidalgos, e toda a mais gente, aos quaes pelos servir havia de empenhar a pessoa, e o Estado, o que depois mostrou a experiencia. Recolheo-se na entrada do Inverno o Duque a Villa-Viçosa livre dos laços, que lhe haviao preparado os Castelhanos, porque tendo seguras intelligencias, se desviou dos perigos, que o ameaçavao. Nao haviao passado muitos dias depois do Duque estar em Villa-Viçosa, que nao lhe chegasse ordem de Madrid para fazer huma leva de Soldados nas suas terras. Replicou levemente pelo pouco effeito, que havia tido a primeira, succedendo o mesmo em todas as que se fizerao no Reyno, ainda que algumas chegarao a Catalunha. Nao admittio ElRey a replica, e o Duque se dispoz a obedecer por nao dar motivo ao Conde Duque ao condemnar; porém mandou obrar tao lentamen. te, que a leva se fazia de sorte, que nao ficava lugar para lhe arguirem a obediencia.

Os que fundavao a liberdade da Patria na refolução do Duque, perderao muito o animo com a cautella, de que usou em Almada, quando defattendia, e desviava as praticas, que se encaminhavão a coroallo. Nesta consternação voltarão segunda vez as idéas a Alemanha ao Senhor D. Duarte; porém como o perigo necessitava de remedio

promp-

prompto, tornarao a fazer novas instancias ao Duque de Bragança. Entre os mais, que em Portugal viviao com huma vontade semelhante, interessados na liberdade da Patria, era o primeiro nos annos D. Miguel de Almeida, de melhor qualidade no fangue, que na forte, descendente dos antigos Condes de Abrantes; D. Antao de Almada, illustre descendente dos Condes de Abranches: Pedro de Mendoça, nao só amigo da Casa de Bragança, mas particularmente estimado della; Francisco de Mello, Monteiro môr, Antonio de Saldanha, D. Antonio Mascarenhas, Dom Joao Pereira, illustre Sacerdote, e outros, inflammados de hum ardente desejo da honra, que nao duvidavao sacrificarse por libertarem a Patria em tempo, que se via tao descontente a Nobreza do governo; porque os dous Ministros, que erao ambos em sangue, interesse, e espirito hum só, haviao usurpado o mando unverial do Reyno; em Portugal Miguel de Vasconcellos, e em Castella Diogo Soares, hum a executar, outro a suggerir o conselho: de sorte, que estas erao as pedras do escandalo publico, cultivado pelo continuo desprezo procedido da soberba, ou da destra severidade dos taes Ministros.

Renovarao-se as instancias no anno de 1640, sendo hum dos que mais vivamente as apertava Francisco de Mello, Monteiro môr, escrevendo ao Marquez de Ferreira D. Francisco de Mello, e ao Conde de Vimioso D. Assonso de Portugal, pedindo-

dindolhe representassem ao Duque D. Joao as vexações, que sofriao os Portuguezes, que de justiça nascerao seus Vassallos; que aceitasse a Coroa, que voluntariamente lhe offereciao; porque era a mesma, que os Castelhanos haviao roubado a seu pay, e avô, e que à tal offensa se nao devia antepor perigo algum; e que agora o fazia mais remoto, o veremse os Castelhanos divididos em muitas partes: e que assim nenhum tempo lhe poderia ser mais favoravel à sua resolução, que o presente. Por diversas partes chegavao estas, e outras semelhantes razoens ao Duque encaminhadas pelo Marquez de Ferreira, e ao Conde de Vimioso por Jorge de Mello, irmao do Monteiro môr, em cuja Cafa fe ajuntavao D. Miguel de Almeida, Pedro de Mendoca, e D. Antao de Almada, a conferirem o caminho, que seguiriao para se livrarem dos perigos, que os ameaçavão. Estes actos, muitas vezes repetidos, e por muitos, forao as primeiras alviçaras do bom successo: entao com louvavel prudencia se fez pausa, julgando, que os corações não podião ser vistos em melhor fórma. Já entao conferiao, e só faltava dispor a obra, porque ainda no desenho estava informe.

Tinha neste tempo os negocios da Casa de Bragança em Lisboa com o titulo de Agente Joao Pinto Ribeiro, professor do Direito Civil, homem crudito, como vemos nos seus Escritos. Amava ao Senhor, e nao menos ao Reyno, em cujo obsequio

fequio depois imprimio alguns Tratados. Como Joao Pinto por occasiao dos negocios, que manejava, fosse ouvido de grandes Ministros, era por esta causa conhecido dos mayores. Não era o seu zelo ignorado, toda a consideração o habilitava para idoneo instrumento, nao só para os rogos, mas tambem para as advertencias, que se continuarao ao Duque, o qual nao desagradado do meyo proposto, respondia por sua intervenção tao formalmente, que os interessados reconhecerao o acerto da sua boa eleição. Recebia o Duque os avisos, e reconhecendo o muito, que havia, que vencer, para lograr empreza tao ardua, dilatava em declararse; até que o tempo com mais firmes esperanças o segurasse, e com mayores fundamentos, que os males, de que se queixavao os que o perfuadiao. O Conde Duque, que estudava o caminho de destruir na pessoa do Serenissimo Duque de Bragança as esperanças dos Portuguezes, sez, que ElRey lhe mandasse segunda ordem para passar à Almada, e replicando, se desvaneceo. Porém em poucos dias recebeo huma Carta delRey, em que depois de varias persuasoens, e promessas, lhe mandava, que se prevenisse para passar com elle a Catalunha, aonde determinava marchar brevemente a socegar as revoluções daquelle Principado, e outras da mesma substancia vierao a todos os Fidalgos do Reyno.

Havia succedido naquelle tempo a subleva-

çao dos Catalães, e fortificando-se em Barcelona, se resolveras a buscar a protecças de França. Conde Duque querendo atalhar este damno, para se nao entender, que aquelle excesso era nascido de exasperações do seu governo, persuadio a El-Rey Catholico, que marchasse com hum grande Exercito a castigar os Catalães, porque não se satisfazia com menos a sua vingança; e tambem com o pretexto da jornada de chamar a Madrid ao Duque de Bragança, e toda a Nobreza de Portugal, para que entao se reduzisse a Provincia o Reyno. Tanto, que ao Duque de Bragança chegou a ordem de acompanhar a ElRey a Catalunha, se resolveo generosamente a aceitar as offertas, que repetidamente lhe tinhao feito da Coroa, que de direito lhe pertencia, e livrar a Patria da escravidao, em que estava. Considerava, que se obedecia à ordem, o menos mal, que lhe podia succeder, era perder a liberdade, porque todas as noticias insinuavao ser este o sim do Conde Duque, para desta sorte pôr em precipicio o respeito do Duque, e a incomparavel grandeza da Serenissima Casa de Bragança, tantos feculos conservada com Real authoridade, nao bastando a tranquillidade, com que vivia satisfeito na delicia de Villa-Viçosa, Corte dos seus Estados, sendo elle o mais poderoso de Europa entre os que nao erao Soberanos, como diz hum Author Francez. Ainda se adiantou mais a imprudencia dos Castelhanos neste negociado,

Histoire des Revolutions d'Espagne, tom. 4. liv. 9. pag. 35 8.

que

que sendo tantas as diligencias, com que procuravao apartar de Portugal ao Duque D. Joao, antes de o conseguir, haviao publicado, que os Grandes lhe haviao de preferir em todos os actos publicos; e quando com verdadeira politica o deviao obrigar, para o persuadir, lhe negarao o Arcebispado de Evora para seu irmao o Senhor D. Alexandre, com a frivola razao, de que nao estava Doutorado em faculdade alguma, havendo muy pouco, que se havia concedido o Bispado de Viseu a Leopoldo de Austria, Archiduque de Tirol, para hum filho seu de tres annos. Estes, e outros motivos resolverao generosamente ao Duque de Bragança a aceitar a Coroa, que repetidas vezes lhe tinhao offerecido os zelosos, e leaes Portuguezes.

Corria já facil, e seguro o commercio, ainda que recatado, entre Villa-Vicosa, e Lisboa, havendo já lugar, de que se tratasse com clareza tao grande causa. Foy enviado Pedro de Mendoça, Alcaide môr, e Senhor de Mourao, para que distinctamente offerecesse o Reyno ao Duque de Bragança, e levava memoria dos parciaes, já muitos, e grandes, e o mais era a certeza, de que o povo seguiria a sua voz com largas promessas de vidas, e fazendas, que huns, e outros constantemente se offereciao a facrificar em obseguio de Principe natural, e da recuperação da liberdade Portugueza. Fez o caminho por Evora, onde communicou ao Marquez de Ferreira, a D. Rodrigo de Mello seu Tom. VII. K irmaő,

irmao, e ao Conde de Vimioso, a commissao, que Escreverao elles ao Duque com novas persuasoens, para que admittisse tao generosa offerta. Passou Pedro de Mendoça a Villa-Viçosa, onde chegou ao tempo, que o Duque andava caçando na sua Tapada. Passados os primeiros comprimentos, offerecendolhe o campo occasiao de fallar ao Duque, lhe deu parte em como a sua jornada se dirigia a pedirlhe da parte da Nobreza do Reyno aceitasse a Coroa de Portugal usurpada a seus avós, expondolle com vivas razoens todos os motivos, que havia para nao perder tao gloriosa empreza; e ultimamente lhe pedia, nao participasse este negocio a Antonio Paes Viegas, seu Secretario. Era o motivo desta advertencia o temerse, que Antonio Paes nao fosse deste parecer, e desviasse o Duque de aceitar o Reyno. O Duque respondeo, que a materia, em que lhe fallava, era de tao alta ponderação, que lhe pedia tempo para nella se determinar, mas que brevemente lhe daria a reposta: que havella de fiar de Antonio Paes, o podia sem escrupulo fazer, porque delle tinha largas experiencias da sua fidelidade, e tambem porque nao era elle, o que menos o estimulava ao mesmo, que elle o persuadia. Conferio o Duque com o seu Secretario, e depois de ventiladas todas as materias, que sobre este negocio podiao occorrer, e ponderadas com a madureza, mostrou com evidencia o quanto lhe importava aceitar a offerta, que lhe faziaő.

ziao. Estimou muito o Duque ter ouvido a opiniao de Antonio Paes Viegas, e lhe respondeo, que se havia conformado com a sua idéa, e passou ao quarto da Duqueza sua mulher a darlhe conta do empenho, em que se achava, ao qual nao gueria determinarse sem o seu parecer. He sama, que a Duqueza o tirara da perplexidade, em que se via, porque sobre grandes virtudes, era dotada de tao bom entendimento, como animo varonil, como depois acreditarao largas experiencias; assim generosamente lhe disse: Que ainda que a morte fosse a consequencia da Coroa, tinha por mais acertado morrer reynando, que acabar servindo: de mais, que todos os vaticinios feguravao a empreza, e que assim sómente a dilação de se coroar podia ser prejudicial. Achando o Duque tao conformes as duas opinioens, de que tanto fiava, chamou a Pedro de Mendoça, agradeceolhe o trabalho, e o perigo a que se expuzera por seu respeito, e que elle depois de ponderar tudo, o que elle lhe dissera, antepondo a saude da Patria ao risco particular, se resolvia a aceitar a Coroa, para a fazer respeitada de seus inimigos, e commua aos seus leaes Vassallos. Pedro de Mendoça satisfeito, e contente, pertendeo beijar a mao ao Duque, o que elle recusou, dizendo, que nao faltaria tempo para aquella ceremonia. Entao Pedro de Mendoça para dissimular a jornada, partio para Mourao, e despedio hum Correyo a D. Miguel de Almeida, em que lhe dizia: Tom. VII. Kii

Que fora à Tapada, que a caça andava levantada, que se fizerao alguns tiros, que huns se acertarao, e outros se errarao, e que era grande a prudencia de Joao Pinto Ribeiro. Deixou este aviso tao cego, e embaraçado a D. Miguel, que o recatou até que chegou Pedro de Mendoça, e dando aos da Junta conta da reposta do Duque, a celebrarao com grande contentamento; e resolverao, que passasse logo a Villa-Viçosa Joao Pinto Ribeiro a ajustar com o Duque o dia, e a fórma de se pôr em execução toda aquella pratica: porém elle se escusou com justo motivo, no que passarao alguns dias, que justamente puzerao em cuidado ao Duque; e sabendo, que Pedro de Mendoça passara a Evora, lhe escreveo, pedindolhe noticias do negocio, que lhe encommendara. Pedro de Mendoça o fez tao confusamente, que o Duque se vio embaraçado, e se resolveo a chamar a João Pinto Ribeiro com o pretexto de lhe dar conta de huma demanda, que fazia à Casa de Odemira. Deu conta desta ordem a D. Miguel de Almeida para que se participasse aos confederados, e sendo encarregado do que havia de dizer ao Duque, partio para Villa-Viçosa. A sua chegada diminuso em tudo o cuidado do Duque; porque concordando com o que Pedro de Mendoça lhe referira, accrescentou outras muitas razoens, que facilitavao a empreza. Ainda durava a conferencia, quando o Duque teve aviso, de que passavao a Madrid algumas pessoas, que

que poderiao ter noticia do negocio, porque a Duqueza de Mantua já fazia observar todos os passos dos Fidalgos de Lisboa. Vendo o Duque o quanto perigava a empreza na dilação, despedio a João Pinto com ordem, para que logo em Li-boa tivesse principio a Acclamação, e não em Evora, como lhe tinhao avisado; porque se seguiria poderse prevenir a Duqueza primeiro, que se declarassem os Fidalgos consederados; e por ultimo, que se désse caso, de que em Lisboa faltassem ao que lhe haviao promettido, o que elle nao imaginava de taes pessoas, que elle com os Póvos de Alentejo, que estavao à sua devoção, tentaria a fortuna, sahindo à campanha. Esta generosa resolução encheo de alegria a Joao Pinto, e voltou para Lisboa, onde chegou, e communicando tudo aos interessados, entregou duas Cartas do Duque, huma para D. Miguel, outra para Pedro de Mendoça, as quaes encherao de huma extraordinaria alegria a todos os confederados; porque o Duque dizia nas Cartas, que erao para todos, e que se désse inteiro credito a Joao Pinto, no que lhe dissesse da sua parte. Assim se dispuzerao com novos brios a pôr sim ao tratado, approvando a resolução de começar por Lisboa aquella gloriosa empreza. Excedeo toda a credulidade a observancia do segredo, em que se fundou a gloria, e a ventura do successo. Juntavaose os Fidalgos em casa de Joao Pinto, que assistia no Paço, que o Duque de Bragança tinha nesta Cidade,

Cidade, com tanta cautella, que deixava os coches, e os cavallos em differentes partes, tendo anticipadamente Joa Pinto retirado os seus criados, e pondo pouca luz para que na fossem conhecidos, os que entrava nella. Naquella noite, que era Domingo 26 de Novembro, se determinou, que se puzesse em execuça o que estava ajustado, no Sabbado seguinte, o primeiro de Dezembro de 1640, communicando-se a todos, que por intervença do Padre Nicolao da Maya, estava promptos o Juiz do Povo, Escriva , e Misteres, com alguns dos da Casa dos Vinte Quatro, os quaes atemorizados com os successos de Evora, dissera , na faria movimento sem verem declarada toda a Nobreza.

Determinado o dia, e considerado o modo da obra, a pezar de todos os accidentes, que a contradiziao, assentarao de dar a execução à empreza. Deu-se parte desta conferencia ao Arcebispo de Lisboa D. Rodrigo da Cunha, Varao em quem concorriao letras, virtudes, e amor da Patria, como havia mostrado constante em Madrid, donde he sama lhe offerecerao o Capello de Cardeal, se concorresse para que o Reyno se reduzisse a Provincia, que generosamente desprezou; o qual approvando agora a idéa dos consederados, entrou no numero delles, e o seguirao os seus parentes, e todos os Ecclesiasticos, que lhe obedeciao. Já nao faltava mais, que tres dias, quando se deu conta a D.

a D. Joao da Costa, que era dotado de grande va- Ericeira, Historiarum lor, e entendimento, partes, que em poucos annos Lusitanarum, lio, 2. p. o habilitarao para conseguir toda a estimação da Corte, (e depois os mayores lugares) porque contando poucos annos, os ornava de admiravel prudencia: e depois de ouvir attentamente a proposta, considerando a gravidade da empreza, discursou com eloquencia, de que era dotado, mostrando os perigos, e inconvenientes, que nella podiao occorrer; e depois de ponderar todos com madureza, concluîo, dizendo, que se elle tivera esta noticia mais anticipada, que fora o feu voto, se dispuzesfe a empreza com mayor fegurança; porém como já o tempo era tao pouco, que lhe parecia, se nao dilatasse, porque se se rompesse o segredo, seria este o mayor inimigo. Hum Author moderno, Clede, Histoire Gene-que escreveo a Historia de Portugal, desfigura este rale de Portugal, tom. 7. pag. 55. incidente, desconhecendo a D. Joao da Costa, que elle depois louva muito, quando falla delle na Embaixada de França, nao sabendo, que era o mesmo. He certo, que as razoens de D. Joao da Costa, ponderadas no seu entendimento, e desprezadas do seu valor, alterarao os animos dos confederados, de sorte, que causou tanta perturbação, que Joao Pinto avisou ao Duque suspendesse as ordens, que tinha disposto para o dia primeiro de Dezembro. Esta novidade causou grande cuidado ao Duque, de que logo outro expresso o livrou, segurandolhe, que as continuasse, porque infallivelmen-

velmente se executaria tudo, o que estava tratado.

Assentado para a conclusao desta grande empreza o dia de Sabbado primeiro de Dezembro, se determinou, que com o menor rumor, que fosse possivel, se achassem todos junto do Paço, repartidos por varios póstos, e que tanto, que o relopio désse nove horas, sahissem todos do coche ao mesmo tempo: que huns ganhassem o Corpo da Guarda, onde estava huma Companhia de Infantaria Castelhana, outros, que sobindo à salla dos Tudescos, detivessem a Guarda dos Archeiros, outros appellidando a liberdade das janellas do Paço, acclamassem ao mesmo tempo o Duque de Bragança Rey de Portugal; e que outros passassem a matar o Secretario de Estado Miguel de Vasconcellos, diligencia, que julgarao importantissima, porque nas aras da sagrada liberdade se nao sacrificaria outro animal mais, que o tyranno; porque assim se atalhariao as ordens, que a sua atrevida resolução distribuisse, e também para incitar o povo, com a satisfação daquelle merecido castigo, revestindo-se dos affectos da Nobreza para seguirem com constancia o seu exemplo.

Passada a noite nos cuidados, de que chegasse o dia de Sabbado, e se haviao confessado todos no dia antecedente, implorando o savor de Deos para segurar a empreza, em que nao entrava a vingança, senao a justiça, entendendo podiao ser elles

licita-

licitamente entaő os executores. Haviaő os quarenta Fidalgos confederados avisado a todos aquelles dependentes daquella acçao, os quaes convidarao outros, e por elte motivo he mayor o numero, do que se lê na Relação, que entao se imprimio no anno de 1641. O Conde da Ericeira, a quem se-Ericeira, Partug. Ref-guimos, diz, serem quarenta, o que constante. taurado, liv.2. pag. 98. mente referiao muitos, dos que se acharao nesta gloriosa empreza; porém com o documento impresso naquelle mesmo tempo, seria injustiça nao referir os nomes de todos, os que a dita Relação numerou, porque nao queremos privar de huma tao especial gloria aquelles, que a merecerao.

Forao elles: D. Miguel de Almeida, D. An-Relação impressa em tao de Almada, Jorge de Mello, Pedro de Men- 1641. doça, Alcaide môr de Mourao, D. Antonio Mafcarenhas, o Doutor Joao Pinto Ribeiro, D. Antonio Tello, D. Gastao Coutinho, D. Luiz de Almada, D. Alvaro de Abranches, D. Affonso de Menezes, D. Antonio Luiz de Menezes, D. Rodrigo de Menezes, D. Joao da Costa, D. Antonio da Costa, D. Antonio de Alcaçova, D. Joao de Sá e Menezes, Camereiro môr, Joao Rodrigues de Sá, Antonio de Saldanha, Joao de Saldanha de Sousa, Joao de Saldanha da Gama, Antonio de Saldanha seu irmao, Bartholomeo de Saldanha seu irmao, Sancho Dias de Saldanha, o Conde de Atouguia, D. Francisco Coutinho seu irmao, D. Vasco Coutinho, Martim Affonso de Mello, Manoel Tom. VII.  $\mathbf{L}$ de

de Mello seu filho, Francisco de Mello de Magalhaens, Antonio de Mello de Castro, D. Joao Pereira, Prior de S. Nicolao, Fernao Telles da Sylva, Antonio Tellez da Sylva, D. Fernando Tellez, Dom Antonio da Cunha, Tristao da Cunha de Attaide, Luiz da Cunha de Attaide e Mello seu filho, Estevao da Cunha, Deputado do Santo Officio, Luiz da Cunha, neto de D. Antao de Almada, Luiz Alvares da Cunha, Duarte da Cunha seu filho, Tristao de Mendoca, Henrique de Mendoça seu filho, Luiz de Mendoca filho de Pedro de Mendoca, D. Manoel Childe Rolim, D. Francisco de Sousa, D. Paulo da Gama, D. Thomás de Noronha, D. Francisco de Noronha seu irmao, Miguel Maldonado, Gaspar Maldonado, Vicente Soares Maldonado, Francisco Maldonado, Sebastiao Maldonado seus filhos, Gonçalo Tavares de Tavora, o Alcaide môr de Cintra, Gil Vaz Lobo, Ruy de Figueiredo, Luiz de Figueiredo seu irmao, Gaspar de Brito Freire, Luiz de Brito Freire seu filho, Manoel Velho, Francisco Brandao, Francisco Freire Brandao, Francisco de Sampayo, o Padre Nicolao da Maya, o Capitao Marco Antonio de Azevedo, o Capitao Vasco de Azevedo Coutinho seu irmao, Francisco de Vasconcellos, Luiz de Loureiro, Informador de Mazagao, o Capitao Joao de Barros de Sousa, Antonio do Rego Beliago, Joao do Rego Beliago seu filho, Antonio Figueira da Maya, o Padre Bernardo da Costa, o Al-

o Alferes Manoel Leitao de Lima, o Licenciado Gabriel da Costa, Quartanario da Sé, Manoel da Costa seu irmao, Paulo de Sá, o Capitao Diogo Penteado, Manoel de Novaes Carvalho, o Capitao Joao de Novaes Carvalho, Manoel de Azevedo, Joao da Sylva do Valle, Miguel da Sylva, Gregorio da Costa, o Alferes Francisco de Tavares, Gonçalo de Sampayo, o Alferes Manoel de Sampayo, Gaspar de Tovar, Pedro de Abreu, Simao Correa da Cunha, Luiz Alvares Banha, Bento da Motta de Gusmao, Affonso Mendes, Luiz Godinho, Escrivao do Pescado, o Capitao Antonio Franco de Lima, Alberto Rapolo, Paulo de Moura, Joao Ribeiro, o Licenciado Gaspar Clemente, e outros.

Prevenirao-se, e armarao-se todos os referidos; e he bem digno de louvor a constancia, e animo de D. Filippa de Vilhena, Condessa de Atouguia, pois ella mesmo ajudou a armar seus dous silhos D. Jeronymo de Ataide, e D. Francisco Coutinho, aos quaes exhortou a emprender acção tao gloriosa. Da mesma sorte, com animo varonil o praticou D. Marianna de Lencastre com seus dous filhos Fernao Telles da Sylva, e Antonio Telles da Sylva. Occuparao todos os confederados os póstos, de que se encarregarao, sem haver hum delles, que se arrependesse, do que tinhao determinado. Esperavao já com impaciencia as nove horas, e tanto, que deu a primeira, sem esperarem a ul-Tom. VII. Lii tima, tima, fahirao todos dos coches, e avançarao ao Paço. Jorge de Mello, Antonio de Mello de Caftro, e Estevão da Cunha, com alguma gente, que os feguiao, detiverao os Soldados Castelhanos, que estavao de guarda. D. Miguel de Almeida, ainda que velho, sobio arrebatadamente à salla dos Tudescos, e disparou huma pistola, sinal, que se havia ajustado, para que se repartissem pelas partes, de que cada hum estava encarregado. O Porteiro môr Luiz de Mello, e Joao de Saldanha e Sousa ganha. rao o lugar, onde estavao arrimadas as alabardas dos Soldados. D. Affonso de Menezes, Gaspar de Brito Freire, e Marco Antonio de Azevedo, as lançarao todas em terra, impedindo, a que pudessem chegar os Soldados a tomallas, e alguns intentarao impedir o passo da porta, que sahe ao corredor, que acaba no Forte, onde morava Miguel de Vasconcellos; mas o valor de Pedro de Mendoça, e Thomé de Sousa, os carregou de sorte, que desampararao a porta, e querendo ganhar huma, que hia ao Quarto da Duqueza de Mantua, já a acharao occupada por Luiz Godinho Benavente, criado do Duque de Bragança, e por outras pessoas, que o acompanhavao, as quaes matarao hum Tudesco, e ferirao outros, e assim os fizerao retirar. Neste tempo o primeiro, que com nobre deliberação no Paço Real pronunciou duas altas fentenças ao Povo Portuguez, e à Monarchia Hespanhola, foy D. Miguel de Almeida, veneravel velho de perto

perto de oitenta annos, com a espada na mao disse gritando: Valerosos Portuguezes, viva ElRey D. Joao IV. atégora Duque de Bragança, viva; morrao os traidores, que nos arrebatarao a liberdade. Desta sorte chegou às varandas do Paço, repetindo as mesmas palavras muitas vezes, já ouvido do Povo, que se hia ajuntando no Terreiro.

Buscando outros a casa de Miguel de Vasconcellos, entrarao pelo corredor D. Antonio Tello, D. Joao de Sá de Menezes, Camereiro môr, Antonio Tellez, ferido em hum braço de huma balla de pistola, que se disparou na salla dos Tudescos, o Conde de Atouguia, seu irmao Dom Francisco Coutinho, D. Alvaro de Abranches, Ayres de Saldanha de Sousa, D. Gastao Coutinho, Sancho Dias de Saldanha, Joao de Saldanha da Gama, e seus irmãos Antonio, e Bartholomeo de Saldanha, Tristao da Cunha de Ataide, seus filhos Luiz, e Nuno da Cunha, D. Manoel Childe Rolim seu genro, e encontrando a Francisco Soares de Albergaria, Corregedor do Civel da Cidade, que sahia da Secretaria de Estado, lhe disserao todos: Viva El-Rey Dom João, elle arrebatado, e imprudente, tirando da espada, respondeo: Viva ElRey Dom Filippe, e nao faltando quem o persuadisse a socegarle, nao fendo possivel, com o tiro de huma pistola, lhe abrirao na garganta huma ferida, que em poucas horas lhe tirou a vida.

Continuando os confederados a buscar a Miguel

guel de Vasconcellos, romperao facilmente a porta da casa, em que despachava, que era a primeira, que passado o corredor, cahe sobre o Terreiro do Paço, e nao achando nella a Miguel de Vafconcellos, entenderao, poderia livrarse passando à Casa da India, para onde tinha caminho: desta affliccao, em que se achavao, os livrou huma escrava, apontandolhes para hum almario de papeis, que logo abrirao, e o acharao nelles escondido. Dom Antonio Tello lhe fez hum tiro com huma pistola: vendo-se elle ferido, sahio turbado à casa, onde outros lhe derao outras feridas mortaes, com que cahio, mas ainda vivo, o lançarao ao Terreiro de huma das janella, dizendo: Viva a liberdade, e El-Rey D. Joao IV. morrao os traidores. vago hum grande numero de gente do povo no Terreiro, e tanto que virao o miseravel corpo moribundo, e prostrado no chao, chevos de furor cevarao nelle toda a crueldade, porque nao perdoarao a desprezo algum, que lhe pudesse ser injurioso, que nao executassem contra aquelle cadaver; e acodindo immenso povo a ver aquelle triste, e horroroso espectaculo, de novo o maltratavao os que chegavao com barbara crueldade, a que a piedade da Santa Irmandade da Misericordia sez depois dar sepultura. Este funesto sim teve Miguel de Vasconcellos, a quem a soberba, e a vaidade do governo absoluto tinha degenerado em violencias, e injustiças, de sorte, que era universalmente temido

do pela authoridade, com que violentamente arrogara a si a soberania, desprezando toda a Nobreza de Portugal. Depois de lançado Miguel de Vafconcellos da janella, entrando em huma das casas interiores, encontrarao ao Capitao Diogo Garcez Palha com huma cravina, que disparou, e outras armas de fogo, que tinha na casa, sem effeito; e dandolhe algumas feridas, elle por livrar a vida, fe lançou de huma das janellas, e quebrando huma perna, se retirou à Casa da India. Tinha Miguel Chronica del Rey Dom de Vasconcellos em Lisboa a seu irmao Luiz de Joao IV. de Antonio Mello, Deao de Braga, e do Conselho geral do mas, m. s. que está na Santo Officio, tao mal quisto, que o povo o buscou nas casas, em que morava, que erao de seu irmao, (são as do Marquez de Angeja) e com hum motim as destruirao, com tanta colera, que arrancarao janellas, grades, e tudo arrazarao; o Deao fe tinha acolhido a Santo Eloy, e depois passando escondido a Leiria, onde era Bispo seu irmao Pedro Barbosa, ambos passarao a Castella: e o povo feguindo a sua furia, sabendo as partes, onde o dito Miguel de Vasconcellos tinha fazendas, lhas destruirao, arrancandolhe as arvores, e sepas, e tomandolhe tudo quanto achavao, e o mais punhao em estado de nao servir. Tao mal quistos forao estes Ministros, e tanta a vaidade, em que os puzera a fortuna, que conciliarao hum geral odio no povo furioso, e inconsiderado no que costuma executar.

Coelho , Rey de Ar-Livraria Ericeiriana.

Ao mesmo tempo, que a Duqueza de Mantua estava soprendida do grande ruido, que sentia no Paço, e muito atemorizada, os confederados depois de forçarem algumas portas, que acharao fechadas, chegarao à Casa da Galé, onde estava a Duqueza; erao elles D. Miguel de Almeida, Fernao Telles da Sylva, D. Joao da Costa, que havia atalhado a morte de alguns Ministros, que estavao nos Tribunaes, Thomé de Sousa, Pedro de Mendoça, D. Antao de Almada, D. Luiz seu filho, Dom Antonio Luiz de Menezes, D. Rodrigo de Menezes seu irmao, D. Carlos de Noronha, Antonio de Saldanha, D. Antonio da Costa, D. Antonio de Alcaçova, João Rodrigues de Sá, Martim Affonso de Mello, Luiz de Mello, Manoel de Mello seu silho, Tristao de Mendoca, Luiz de Mendoca, D. Francisco de Sousa, D. Thomás de Noronha, D. Francisco de Noronha, D. Antonio Mascarenhas, D. Fernao Tellez de Faro, Ruy de Figueiredo, Luiz Gomes seu irmao, Francisco de Sampayo, Gomes Freire de Andrade, seu filho, Gil Vaz Lobo. Turbada, e afflicta a Duqueza, a acharao a huma janella das que cahem para a porta da Capella Real, pedindo ao povo, que a soccorresse, e livrasse de tao perigoso lance. Porém elles com todo o decóro a obrigarao, a que se retirasse, e intentando descer ao Terreiro, lho embaracarao tambem, o que ella vendo lhes disse: Senhores, já estaes satisfeitos, e vingados com a morte do Ministro

Ministro culpado, elle está castigado, nao passe adiante o furor, que nao deve entrar em corações tao nobres: eu prometto, que ElRey Catholico não só perdoe a todos, mas vendo a obediencia, com que respeitaes o seu serviço, agradeça ver este Reyno livre dos excessos do Secretario. O Arcebispo de Braga, Presidente do Paço, sahindo do Tribunal chegou a tempo, que a Duqueza acabava de pronunciar estas palavras, e como era de genio violento, e inteiramente entregue ao partido Castelhano, intentou seguir o mesmo estylo; mas o respeito, que se observou com a Duqueza, quebrou D. Miguel de Almeida, nao o querendo ouvir, dizendolhe, que lhe rogava, que se callasse, porque lhe havia custado não pouco na noite antecedente livrallo da morte, o que o Arcebispo ouvindo, se retirou a hum dos aposentos interiores: porém a Duqueza revestida de soberania, continuou com novas perfuasoens, segurando o perdao del Rey Catholico; a que immediatamente lhe responderao, que já nao conheciao outro Rey, senao a ElRey D. Joao, que de Duque de Bragança haviao acclamado. A estas palavras se encheo a Duqueza de suror tao desordenado, que soy preciso a D. Carlos de Noronha atalhalla com menos attenção, do que até alli se tinha praticado, e dizerlhe, que lhe rogava se retirasse, porque de outra sorte se lhe poderia stano, lib. 1. pag. 21. perder o respeito. A que ella replicou dizendo: A Ericeira, Hi toriarum mim? Como? A que D. Carlos respondeo: Obrigan - pag. 123. Tom. VII. M do

Passarell. de Bello Lis-Lusitanarum , lib. 2.

do a V. Alteza, que quando nao queira entrar por esta porta, saya por aquella janella: o que ouvindo a Duqueza, perdido o animo, se retirou ao seu Oratorio com as suas Damas, e pedindo-selhe passasse ordem a D. Luiz del Campo, Tenente do Mestre de Campo General, que governava o Castello, para que nao sizesse movimento, a assinou na sórma, que estava. Ficou de guarda à Duqueza D. Antao de Almada com algumas pessoas. Os outros Fidalgos sahirao ao Terreiro do Paço, e em altas vozes diziao: Liberdade, viva ElRey D. João o

Quarto.

Era grande o estrondo, e mayor a confusao nos moradores da Cidade na incerteza do fim, a que se dirigia toda aquella multidao de gente, que viao discorrer confusamente, e assim se recolhiao muitos às suas casas; porém tanto, que entenderao qual era o negocio daquella resolução, concorreo todo o povo a acclamar o novo Rey. Corria já pela grao Lisboa a nova voz, que lhe annunciava novo Principe. Concorreo muito para o ditoso fim desta resolução o Arcebispo de Lisboa D. Rodrigo da Cunha; porque tendo noticia, que ditosamente se executara tudo, o que se havia assentado, sahio da Sé, e no terreiro, que lhe fica diante, achou a D. Pedro de Menezes, Conde de Cantanhede, Presidente da Camera, com todo o corpo do Senado, D. Alvaro de Abranches com a bandeira da Cidade, seguido de todos, e buscando ao Arcebispo, já chegavao defronte de Santo Antonio, pouco distante da Sé, quando se ouvio gritar o povo, que huma Imagem de prata de Christo Crucificado, que levava hum Capellao diante do Arcebispo, despregara o braço direito, o que todos tiverao por milagre; o povo prostrado por terra gritava, que era milagre. Assim todos revestidos de consiança, de que Deos approvava aquella causa, não se ouvião já em toda a Cidade mais, que vivas, e acclamações ao novo Rey, valeroso Author da liberdade da Patria.

Ao supremo Senado da Casa da Supplicação chegarao alguns Fidalgos, e acharao as portas fechadas; porém Ayres de Saldanha rogou aos Defembargadores, que as mandassem abrir sem receyo, elles o fizerao, e informados da causa, approvarao com boa vontade por escrito a resolução, que se havia tomado, firmando-se todos no assento, que fizerao, e Ayres de Saldanha os segurou até as suas casas. D. Gustao Coutinho dando liberdade aos prezos, abrio as cadeas, e todos fe acharao livres. Chegou o Arcebispo ao Paço, que já achou cheyo de gente de todos os Estados, congratulando-se com a liberdade da Patria resgatada do dominio Castelhano. Voltarao ao Paço os Fidalgos, que haviao discorrido pela Cidade, deixando tudo em tal socego, que soy cousa maravilhosa, que eternamente se admirará, que dentro em tres horas esteve a Cidade em tal socego, como se nao fora o Tom.VII. Mii

mesmo theatro, onde se haviao representado tantos successos disferentes: e ainda he mayor a admiração, que em poucos dias o Reyno, e em seis mezes as Conquistas, mudarão todas de Senhor. Sessenta annos do dominio Castelhano exercitado por tres Principes, se esqueceo em hum instante, entregarãos e os Póvos a hum Senhor, que muitos dos visinhos não tinhão visto, nem ouvido tal vez os distantes.

Deu-se o governo em quanto o novo Rey nao chegava de Villa-Vicosa, ao Arcebispo de Lisboa, e ao Arcebispo de Braga, que o aceitou mais por temor, que por vontade, e a D. Lourenço de Lima, Visconde de Villa-Nova de Cerveira, por se escusar D. Francisco de Castro, Inquisidor Geral. Tanto, que os Governadores aceitarao, começarao logo a expedir ordens a todo o Reyno, participandolhe, que Lisboa havia tomado a resolução de restituir a Coroa de Portugal à Serenissima Casa de Bragança, acclamando Rey ao Serenissimo Senhor D. Joao, a quem por direito do sangue pertencia; e que em causa tao justa esperavao, que como verdadeiros Portuguezes, seguissem o exemplo de Lisboa, armando-se contra a invasao de Castella, que Deos havia de prosperar a justiça da sua causa, concedendolhe como aos seus antepassados a vitoria. Despachados os Correyos, ao meyo dia se recolherao os Governadores à sua casa, admirados de verem a Cidade no mesmo socego, que no dia antecedente, as logeas dos Mercadores

cadores abertas, e tudo o mais em tal tranquillidade, que logo se vio abraçada a paz, e a justiça, porque o furor de tantos nao custou a vida a hum só, e bem o indicava a disposição Divina, porque sendo semelhantes occasioens as mais proprias de vinganças, ainda os que nao estavao conformes, depuzerao as inimizades, ficando no mesmo dia a Republica tao ferena, como se houvesse vivido sempre debaixo daquelle mesmo dominio, e assim interpretavao alguns felice o repouso, dizendo: Nao se deve estranhar o novo Principe, porque nao he novo: de pay, e de avos Vassallos somos deste Rey, e de seus antepassados. Socegada a Cidade, Joao Rodrigues de Sá, D. João da Costa, e outros Fidalgos, em huma das galés, que estavao no rio, renderao tres navios da Armada de Castella, que estavao surtos, e guarnecidos de Infantaria, conseguindo só a gloria de emprender acção tão bizarra. Em tudo se vio o valor, e a fortuna no desacordo dos Castelhanos, para que os nossos obrasfem livremente. Esta gloriosa acçao nao tem igual na Historia, porque nao ha visto o Mundo outra Nação restaurada por semelhantes passos, e por pessoas particulares, sem participação de algum Principe, e sem soccorros premeditados de outras Nações; hum Reyno cercado de seus inimigos, sem outra visinhança, de que se pudesse valer, seguro com treze presidios em outras tantas Fortalezas. As Conquistas distantes, governadas por pessoas obriobrigadas de beneficios. Foy admiravel o successo, que tudo se conformasse de sorte, que entre a grande distancia do Oceano, nao houve demora entre o aviso, e a obediencia. Na verdade bem se vê, que forao auxiliados do favor Divino na felice conclusao desta gloriosa empreza, que eternamente será applaudida como huma das mayores, que vio o Mundo.

Entregou-se o Castello da Cidade, e no mesmo dia as Torres de Belem, Cabeça Secca, Torre Velha, Santo Antonio, e o Castello de Almada, fendo a Duqueza de Mantua a que passava as ordens, que sem resistencia se guardavao. Mandarao os Governadores sahir do Paço a Duqueza de Mantua para o de Xabregas, onde foy acompanhada do Arcebispo de Braga, e daqui foy mandada para o Mosteiro de Santos das Commendadeiras da Ordem de Santiago. Os Officiaes de Guerra, e Fazenda Castelhanos, forao póstos em custodia competente, a saber: D. Diogo de Cardenas, Mestre de Campo General, Thomás de Hibio Calderon, Conselheiro da Fazenda, Dom Diogo da Rocha, Juiz do Contrabando, Dom Fernando de Alvia e Castro, Conselheiro da Fazenda.

Chegou a Villa-Viçosa a nova, do que se passava em Lisboa, e ao mesmo tempo Pedro de Mendoça, e Jorge de Mello pela posta, a dar conta a ElRey da selicidade, com que se conseguira tao ardua, e tao gloriosa empreza. Chegarao na segunda

segunda feira a tempo, que ElRey queria entrar a ouvir o Sermao na sua Capella: referirao-lhe o successo, beijarao-lhe a mao, e mandou sem alteração, que se continuasse a solemnidade, socego, que mostra bem o quam digno era da Coroa; porém o alvoroço foy tal, que nao deu lugar a feguirse a ordem. Já se achava em Villa-Viçosa o Marquez de Ferreira, e o Conde de Vimioso, que haviao solemnemente acclamado a ElRey em Evora, com aviso, que tiverao de Lisboa. O Marquez de Ferreira D. Francisco de Mello, que à imitação dos seus mayores, manteve sempre em igual amor, que respeito, o parentesco com os Duques, agora foy o primeiro, que se offereceo no serviço delRey D. Joao, que agradecido à sua leal correspondencia, não tardou muito em darlhe o authorifadiffimo lugar de Mordomo môr da Casa da Rainha, e à Marqueza sua mulher, o cargo de Camereira môr, com que o novo Paço com estas, e outras occupações ficou servido dos mayores do Reyno.

Reconhecendo ElRey o quanto convinha partir com brevidade para Lisboa, entrou no coche, acompanhando-o nelle o Marquez de Ferreira, o Conde de Vimioso, Pedro de Mendoça, e Jorge de Mello, e a cavallo alguns criados de sua Casa. E sem mais guarda, que o seguisse, partio ElRey para Lisboa a receber a Coroa: entre tanto tomou posse dos applausos dos Póvos circumvisinhos, e dos mais Lugares da Provincia de Alen-

tejo, a que se fez aviso; e antes de sahir de Villa-Viçosa o acclamarao com mais alegres demonstrações, do que ceremonias, porque era grande a alegria dos seus, vendo tao barata a exaltação do Se-

nhor, a quem serviao.

Entrou EiRey em Lisboa seis dias depois da fua acclamação, e foy salvado com tres descargas de artilharia do Castello, e Fortalezas da Cidade. Estavao no Paço os Governadores, e como não esperavao a ElRey tao brevemente, tanto que se espalhou a nova, correo ao Paço, e ao Terreiro tanta gente, sendo de sorte o alvoroço, e as vozes alegres do povo, que por instantes era necessario ElRey chegar às janellas, para satisfazer às demonstrações dos seus leaes Vassallos. Na tarde daquelle mesmo dia beijarao a mao a ElRey os Tribunaes, e o Auditor da Legacia, o qual levantou o interdicto por seis mezes, que o Colleitor havia deixado, quando sahio do Reyno, escandalizado dos Ministros de Castella. Na noite se vio a Cidade toda illuminada, e festiva com os repiques dos sinos, falvas da artilharia das Fortalezas, acclamações, e vivas do povo com tao excessiva alegria, que deu motivo a hum Fidalgo Castelhano, que obfervava tudo o que se passava, dizer: Es possible, que se quita un Reyno a ElRey D. Filipe con solas lumi. narias, y vivas, sin mas exercito, ni poder? Gran se. nal, y eseto sin duda del brazo Omnipotente de Dios. E querendo o Senado da Cidade com pomposas fes-

Pirago, Hist. di Pert. liv.2. pag. 206.

tas mostrar o gosto de seus Cidadãos, ElRey o embaraçou dizendo, que nao queria mais preparacões, que as da guerra para defender o Revno. E assim seguindo todo o Reyno, e as Conquistas a voz de Lisboa, todos contribuirao à sua mesma felicidade; porque Santarem sem esperar Carta de Lisboa, acclamou a ElRey: na Cidade de Coimbra recebendo-a, forao excessivas as demonstrações de contentamento, de que a sua Universidade nos deixou hum eterno monumento no Livro, que imprimio em Coimbra no anno de 1641 com o titulo de Applausos da Universidade, sendo Reytor Manoel de Saldanha, onde se vê os luzidos engenhos, que entao floreciao. O Porto com leve duvida se veyo a reduzir em breves horas. O Castello de Vianna, que estava presidiado de Infantaria Castelha. na, se poz em defensa; porém os seus moradores auxiliados de alguma gente de Braga, Guimaraens, e outros Lugares, o renderao. Na Villa de Setuval os Castellos de S. Filippe, a Torre de Outao, passados oito dias se entregarao. Governava o Reyno do Algarve Henrique Correa da Sylva, que leal, e valeroso, o soube desunir da obediencia de Castella; e finalmente todas as povoações, que estavao nos confins do Reyno, e erao balizas da separação dos Reynos, acclamarão o novo Rey. Faltava sómente a Fortaleza de S. Giao, situada à entrada da barra de Lisboa, de tao boa fortificação, que se fazia inexpugnavel pelo sitio, e por domi-Tom. VII. nar

nar a barra de Lisboa. Governava a Fortaleza o Tenente D. Fernando de la Cueva, o qual logo havia despachado huma caravella com aviso ao Duque de Maqueda, General da Armada del Rey Catholico, pedindolhe foccorro, de que pouco necessitara em muitos mezes, se se quizera defender, porque além de muitas municões de guerra, e boca, e seiscentos Soldados, era bastante presidio para a pouca terra, que defendiao. A sitiar esta Fortaleza mandou ElRey a D. Francisco de Sousa, para que juntando a gente do Terço, de que estava feito Mestre de Campo, e todos os Soldados da Ordenança, que lhe parecesse, atacasse a Fortale. za. He pouco o fitio, que dá a terra para a expugnação: porém valendo-se de hum monte visinho, que fica padrastro à Fortaleza, levantou nelle hum reducto, e começarao a jogar quatro meyos canhoens com pouco effeito: mas com melhor o conseguio Dom Fernando Mascarenhas, Conde da Torre, que nella se achava prezo injustamente por ordem del Rey Catholico, pelo mao fuccesso da empreza de Pernambuco. Vendo aberto o caminho da sua liberdade, se resolveo a propor ao Tenente os grandes interesses, que lhe podiao resultar de a entregar, o que o Tenente ouvio com bom semblante; e ajustada a recompensa, se entregou a Fortileza a 12 de Dezembro, de que tomou posse D. Francisco de Sousa, e ao Tenente satisfez El-Rey com huma Commenda, e outras merces, com com que dourou a infidelidade da sua resolução, mais util, que honrada. A Praça de Cascaes se rendeo a D. Gastao Coutinho dous dias antes, que a S. Giao.

Vencidas venturosamente todas as difficuldades, se dispoz a solemnidade da Coroação delRey, e de se lhe dar em nome de todo o Reyno juramento de obediencia, e fidelidade. Determinado o dia 15 de Dezembro, baixando ElRey do Paço a hum grande theatro, que se tinha preparado debaixo das tuas janellas, vestido de todas as infignias Reses, acompanhado da principal Nobreza da Corte na fó ma, com que os Reys de Portugal faziao femelhantes actos, vinhao exercitando os officios da Cafa Real todos aquelles, que por privilegios antigos tinhao occupações nella; e Secretario de Ellado Francisco de Lucena, que El Rey havia elegido do lugar, que exercitava em Lisboa de Secretario das Merces, Ministro antigo, que trinta e seis annos exercitara no Conselho de Portugal em Madrid o lugar de Secretario de Estado, que com grande opiniao, e sufficiencia tinha servico: pelo que foy proposto por todos para esta occupação, indo-o buscar a sua casa, para que empregasse no serviço delRey, e bem publico o seu grande jui-20. Já deixámos dito no Capitulo XVIII. do Livro VI. que erao seus pays feituras, e criados da Cafa de Bragança. Hia ElRey vestido de riço pardo bordado de ouro, com botoens, e collar de Tom. VII. Nii dia-

diamantes de grande valor, e delle pendente o habito da Ordem de Christo em hum circulo de diamantes, espada dourada com opa rocagante de téla brança lavrada de ramos de ouro, sustentavalhe a cauda o Camereiro môr; hia diante delRey o Marquez de Ferreira, do Conselho de Estado, que fazia o officio de Condestavel, e logo Fernao Tellez de Menezes, que fazia o officio de Alferes môr, com a bandeira enrolada; seguia-se o Marquez de Gouvea, do Conselho de Estado, Mordomo môr, com a sua insignia na mao, e todos os Grandes, e Fidalgos, que logo diremos, todos descobertos, e diante os Reys de Armas Portugal, Arautos, e Passavantes, e os Porteiros da Auto do Levantamen- Cana com maças de prata. Tanto, que ElRey chegou ao estrado, o Reposteiro môr descobrio a cadeira, e sentado ElRey debaixo de hum docel rico bordado de ouro, e prata, no seu throno, tomou o sceptro de ouro na mao direita, que lhe deu o Camereiro môr, a quem o entregou Belchior de Andrade, Thesoureiro do Thesouro, que o tinha em huma rica falva. O Condestavel ficou com o estoque nas mãos, em pé, e descoberto, como vinha, no estrado pequeno da parte direita del Rey, e o Alferes môr no estrado grande da mesma parte, o Camereiro môr de traz da cadeira, e o Guarda môr adiante do Camereiro môr, tambem à parte direita. No messão estrado grande da parte direita estavao os Prelados seguintes: D. Rodrigo da Cunha,

to dalRey, impr. em 1641.

Cunha, Arcebispo de Lisboa, do Conselho de Estado, o Bispo D. Francisco de Castro, Inquisidor Geral, do Conselho de Estado, Dom Sebastiao de Mattos de Noronha, Arcebispo Primaz, do Conselho de Estado, D. Francisco de Sottomayor, Bispo de Targa, Deao da Capella Real, todos descobertos. Da parte esquerda, no mesmo estrado grande encostado à parede delle, o Mordomo môr, e os mais Grandes do Reyno, e Officiaes môres da Casa del Rey, e Fidalgos, sem precedencias, a saber: D. Miguel de Menezes, Duque de Caminha, D. Luiz de Noronha, Marquez de Villa-Real, do Conselho de Estado, D. Sancho de Noronha, Conde de Odemira, D. Pedro de Menezes, Conde de Cantanhede, D. Vasco Luiz da Gama, Conde da Vidigueira, D. Duarte de Menezes, Conde de Tarouca, D. Vasco Mascarenhas, Conde de Obidos, D. Fernando Mascarenhas, Conde da Torre, Pedro da Sylva, Conde de S. Lourenço, Francisco Botelho, Conde de S. Miguel, Nuno de Mendoça, Conde de Val de Reys, Simao Gonçalves da Camera, Conde da Calheta, D. Jeronymo de Attaide, Conde de Atouguia, Fernaő Telles da Sylveira, Conde de Unhao, D. Francisco de Sá de Menezes, Conde de Penaguiao, D. Lourenço de Lima de Brito, Visconde de Villa-Nova de Cerveira, do Conselho de Estado, e Presidente do Desembargo do Paço, D. Luiz Lobo, Barao de Alvito; e os Officiaes da Cafa, a faber: Luiz de Mello, Porteiro môr, Luiz de Miranda Henriques, Estribeiro môr, Bernardim de Tavora, Reposteiro môr, D. Pedro Mascarenhas, Védor da Casa, silho mais velho, e successor do Marquez de Montalvao, D. Joao Soares de Alarcao, Mestre Salla, D. Lourenço de Sousa, Capitao da Guarda, Pedro da Cunha, Trinchante, Francisco de Mello, Monteiro môr, Manoel de Sousa da Sylva, que servia de Aposentador môr, D. Pedro da Costa, Armador môr, Martim de Sousa de Menezes, Copeiro môr, D. Joao de Castellobranco, que fazia o ossicio de Meirinho môr pelo Conde de Sabugal seu itmão.

No fegundo degrao do estrado grande estavao os Reys de Armas, Arautos, e Passavantes, e Porteiros de Maças, e logo se seguiao os Senhores de terras, Alcaides môres, Fidalgos, e Ministros, que fe acharao presentes nos lugares, em que cada hum se podia melhor accommodar, a saber: D. Antonio Pereira, D. Carlos de Noronha, D. Miguel de Almeida, D. Antao de Almada, D. Joao de Noronha, D. Antonio de Noronha, Luiz da Sylva Telles, Alcaide môr de Moura, D. Antonio Mascarenhas, D. Duarte de Castellobranco, Dom Francisco de Castellobranco, D. Gastao Coutinho, D. Affonso de Menezes, D. Joao de Portugal, D. Joao Luiz de Vasconcellos e Menezes, D. Sebastiao de Vasconcellos, D. Manoel Mascarenhas, D. Pedro de Menezes, D. Luiz de Menezes, D. Joao

de Menezes, D. Luiz de Noronha, D. Antonio de Castro, Thesoureiro môr da Sé de Lisboa, D. Fernao Martins Mascarenhas, D. Jorge Mascare. nhas. Dom Luiz de Almada, D. Paulo da Gama. D. Pedro Fernandes de Castro, D. Antonio de Almeida. Dom João da Costa, D. Henrique Henriques, D. Joao Mascarenhas, Alcaide môr de Montemôr o Novo, e Mertola, Martim Affonso de Mello, Alcaide môr de Elvas, Manoel Telles de Menezes, Ayres de Saldanha, Joao de Saldanha. Antonio de Saldanha, Julio Cesar de Menezes. Thomé de Sousa, Christovao de Tayora, Prior da Magdalena, D. Joao Pereira, Prior de S. Nicolao, Gonçalo Tavares, Ruy Lourenço de Tavora, Fernao de Lima Brandao, Ambrosio Pereira de Berredo, Gaspar de Brito Freire, Miguel de Quadros, Antonio de Miranda Henriques, Alcaide môr de Panoyas, Rodrigo de Miranda Henriques, Manoel da Cunha da Maya, Joao de Brito da Sylva, Christovao de Magalhaens, Ruy Fernandes de Almada, Fernao Martins Freire, Antonio Correa da Sylva, Francisco Gonçalves da Camera, Cosme de Paiva de Vasconcellos, Alferes da Ordem de Christo, Fernao Pereira de Castro, Luiz Correa de Menezes, D. Francisco de Menezes, D. Joao de Carcamo, Manoel Ribeiro Soares, Gaspar de Faria Severim, Affonso de Barros Caminha, Ruy Dias Pereira, Diogo de Tovar, Damiao Dias de Menezes, Pedro Vaz de Sá, Christovao de Mattos

Mattos Lucena, D. Antonio de Menezes, Jorge de Figueiredo, Francisco Luiz de Vasconcellos, Pedro Guedes de Miranda, D. Pedro de Menezes, Prior de Obidos, D. Francisco de Noronha. D. Pedro de Alcaçova, Jorge de Mello, D. Antonio de Alcaçova, Francisco Pereira de Betancurt. o Doutor Sebastiao Cesar de Menezes, do Conselho de Sua Magestade, e do Geral do Santo Officio, e Desembargador do Paço, o Doutor Joao Pinheiro, o Doutor Balthasar Fialho, Thomé Pinheiro da Veiga, Procurador da Coroa, o Doutor Joao Sanches de Baena, todos do Confelho de Sua Magestade, e seus Desembargadores do Paco: o Doutor Pedro da Sylva de Faria, o Doutor Francisco Cardoso de Torneo, ambos do Conselho de Sua Magestade, e do Geral do Santo Officio: o Doutor Antonio das Povoas, o Doutor Rodrigo Botelho, e o Doutor Francisco de Carvalho, todos tres do Confelho da Fazenda: o Doutor Simao Torresao Coelho, o Doutor Estevao Falleiro de Sande, o Doutor Lopo Soares de Castro, Deputados da Mesa da Consciencia, e Ordens: Goncalo de Sousa de Macedo, e o Doutor Jorge de Araujo Estaço, Juizes da Coroa: o Doutor Luiz Pereira de Castro, Chanceller da Casa da Supplicacao : o Doutor Antonio Coelho de Carvalho, o Doutor Lopo de Barros, Desembargadores dos Aggravos: o Doutor Gregorio Homem Mascarenhas, o Doutor Pedro de Castro, o Doutor Valentim da

da Costa de Lemos, Desembargadores da Casa da Supplicação; e todos os referidos Prelados, Grandes, e Fidalgos, estiverao em pé, porque nestes actos não tem pessoa alguma assento, nem se cobre.

Depois delRey estar assentado, o Doutor Francisco de Andrade Leitao, Desembargador dos Aggravos, sobindo ao estrado grande, ficando no canto da parte esquerda, e fazendo a devida reverencia a Sua Magestade, disse huma eloquente Oração, mostrando em prudentes, e bem fundadas razoens a justica, com que os tres Estados do Revno acclamarao, e restituirao a ElRey a Coroa, usurpada a sua avó a Senhora D. Catharina. Porque assim, que salecera ElRey D. Henrique no ultimo de Janeiro do anno de 1580, logo se devolvera a successão dos mesmos Reynos à linha do varao, que era o Infante D. Duarte seu irmao, silho delRey D. Manoel, de gloriosa memoria, na qual em beneficio da representação se achava em primeiro, e mais proximo grao ao ultimo possuidor a Serenissima Princeza D. Catharina sua sobrinha direita, filha do dito Infante, e neta del Rey D. Manoel, da qual havia nascido o muito Excellente Principe D. Theodosio, Duque de Bragança, pay delRey, que estava presente, a quem pertencia o mesmo direito, e acçao, que tinhao os Principes seus progenitores para se desforçarem (como já entao protestarao) e para se investir na Tom. VII. mesmesma successão, que se lhe havia usurpado, (como depois mostrarao em doutos Tratados insignes Jurisconsultos) e ultimamente expressou a ElRey a vontade, com que os Póvos se offereciao a desendello, e a sidelidade, com que offereciao as fazendas, e as vidas, por lhe segurarem perpetuamente a Coroa, e o quanto mereciao, que Sua Magestade lhes guardasse seus sóros, usos, e louvaveis costumes, privilegios, liberdades, prerogativas, franquezas, e preeminencias, fazendolhe em tudo a honra, e merce, para que unidos no Real amor, e serviço de Sua Magestade, nao só tratassem de conservar, e desender a Coroa, que acabavao de lhe restituir, mas que lhe dilatassem, e ampliassem o seu Imperio.

Tanto, que se acabou a falla, o Reposteiro môr poz diante delRey huma cadeira raza coberta com hum pano de brocado, com almosada do mesmo em cima, e outra aos pés delRey; e logo D. Alvaro da Costa, Capellao môr, poz em cima da dita cadeira, e almosada hum Missal aberto, e huma Cruz, e posto ElRey de joelhos, sez o jutamento costumado nestes Reynos, ao qual forao presentes o Arcebispo Primaz, o Arcebispo de Lisboa, e o Bispo Inquisidor Geral: e póstos de joelhos, Francisco de Lucena, do seu Conselho, e seu Secretario de Estado, hia lendo a sórma do juramento, que ElRey repetia, tendo a mao direita posta na Cruz, e Missal, e o sceptro na esquerda.

Disse: Juramos, e promettemos, com a graça de Nos-To Senhor, vos reger, e governar bem, e direitamente, e vos administrar inteiramente justiça, quanto a humana fraqueza permitte, e de vos guardar vossos bons costumes, privilegios, graças, merces, liberdades, e franquezas, que pelos Reys passados nossos antecessores foras dados, outorgados, e confirmados. Acabado o juramento, se tornou ElRey a assentar na sua cadeira, e os Arcebispos, e Bispo voltarao para os seus lugares. Seguirao-se os Grandes, Seculares, e Ecclesiasticos, e Nobreza do Reyno, que entao se achava presente, a que deu principio o Duque de Caminha, que leu o Secretario de Estado, e a fórma do juramento era a seguinte: Juro aos Santos Euangelhos corporalmente por minhas mãos tocados, que eu recebo por nosso Rey, e Senhor verdadeiro, e natural, ao muito Alto, e muito Poderoso Rey Dom João o IV. nosso Senhor, e lhe faço preito, menage, segundo foro, e costume destes seus Reynos. Tanto, que acabou de jurar sobre a dita Cruz, e Missal, foy beijar a mao del Rey, e na mesma fórma o fizerao os outros Grandes, Seculares, e Prelados, sem entre elles haver precedencia, porque o Secretario de Estado declarou, que El-Rey assim o mandava. Concluio-se o acto com o Alferes môr desenrolar a bandeira Real, voltado para o povo, dizendo tres vezes em voz alta: Real, Real, Real, pelo muito Alto, e muito Poderoso Senhor Rey Don Joao o IV. nosso Senhor; o que o Tom. VII. O ii povo

povo repetia entre vivas, e alegres acclamações, demonstradoras do seu contentamento.

Acabada a solemnidade do acto, se levantou ElRey, e foy dar graças ao Senhor à Igreja da Sé Metropolitana de Lisboa, e fahindo do theatro, desceo ao Terreiro, onde estava o Senado da Camera da Cidade com hum paleo de téla branca com oito varas, que levarao o Conde de Cantanhede, Presidente do Senado, e os Doutores Paulo de Carvalho, Francisco Rabello Homem, Alvaro Velho, Manoel Homem, Vereadores do mesmo Senado, e João Sanches de Baena, Desembargador do Paço, por ser filho de Pedralves Sanches, que soy Vereador, e Francisco Bravo da Sylveira, filho tambem do Vereador, e Conservador da Cidade, por cujo officio lhe pertencia, e Sebastiao de Tavares de Sousa, Desembargador da Casa da Supplicação, e todos vestidos conforme as suas dignidades magnificamente. Montou ElRey em hum fermoso cavallo castanho, com manta de veludo negro, e os mais arreos, guarnecido tudo de passamanes, e galoens de ouro; deulhe o estribo da parte esquerda o Estribeiro môr, e tendo mão no da direita Miguel Pereira Borralho, seu Estribeiro menor; levaya-o de redea Dom Pedro Fernandes de Castro, na ausencia do Conde de Monsanto, Alcaide môr de Lisboa, a quem tocava. Hiao diante a cavallo os Reys de Armas com suas Cotas ricas, e os Porteiros da Cana com maças de prata, affim

assim como haviao estado no acto do juramento; sustentavao a cauda da Opa rocagante, ou Manto Real delRey, nas ilhargas dous Moços Fidalgos, no meyo dos quaes hia o Camereiro môr, que tambem os ajudava. Hia adiante o Condestavel com o estoque desembainhado levantado, e o Alferes môr com a bandeira Real, a pé, e descobertos, e na mesma fórma o acompanhavao os Grandes, Senhores de terras, Alcaides môres, e Fidalgos, que fe haviao achado no acto do levantamento, e juramento. Na Praça do Pelourinho parou ElRey, e ouvio huma Oração ao Doutor Francisco Rabello Homem, Vereador da Camera; e acabada ella, lhe entregou as chaves da Cidade o Presidente do Senado o Conde de Cantanhede, que ElRey tomou, e depois as deu ao mesmo Conde. Na Cathedral o Arcebispo revestido de Pontifical, acompanhado do Cabido, com a Reliquia do Santo Lenho nas mãos, o veyo receber na entrada do taboleiro da porta principal, e no ultimo degrao das escadas, que sobem da rua, se poz em huma alcatifa huma almofada, em que ElRey ajoelhou devotamente, e levantando-se, acompanhado do Arcebispo, e Cabido, foy até o Altar môr, onde outra vez se poz de joelhos, em quanto o Arcebispo disse as Orações costumadas, e lançou a bençao. Havia na Igreja diversos Córos de Musica. Voltou ElRey da Sé ao Paço entre vivas, e lagrimas de gosto, de hum numeroso concurso, reperepetindo-se o applauso, e geral contentamento do povo, desprezando todos os perigos, com que o podia ameaçar hum Rey visinho, e poderoso, com a justiça da causa, que desendiao, como bem

mostrou depois o tempo.

Antes de darmos noticia dos negocios internos, a que ElRey logo se applicou com grande efficacia, he preciso referirmos como a Rainha D. Luiza Francisca de Gusmao sua mulher, se transferio de Villa-Vicosa a Lisboa. No dia de Natal passou ElRey a Aldea Gallega a esperar a Rainha, à qual acompanhavao o Marquez de Ferreira, que havia partido a buscalla, D. Vasco da Gama, Conde da Vidigueira, e D. Francisco Coutinho, Conde de Redondo, e outros. Elegeo a Rainha por fua Camereira môr a Marqueza de Ferreira, como já dissemos; nomeou ElRey por seu Mordomo môr a D. Sancho de Noronha, Conde de Odemira, e para Estribeiro môr a D. Luiz de Noronha; e a Pedro da Cunha, que era seu Trinchante, sez feu Veador. Entrarao os Reys em Lisboa com novos vivas, e geral contentamento, porque era grande o gosto ver os Reys em idade slorente, e a sua familia florecida de tres herdeiros, o Principe D. Theodosio, a Infanta D. Joanna, e a Infanta D. Catharina. Nomeou logo a Rainha por Aya do Principe, e Infantas a D. Marianna de Lencastre, viuva de Luiz da Sylva, Védor da Fazenda, e do Conselho de Estado, e ornou-se o Paço das mais

mais illustres, e fermosas Damas da Corte, e dos

meninos de igual qualidade.

A 7 de Dezembro chegou a noticia a Madid de ser acclamado o Duque de Bragança Rev de Portugal, aviso, que havia mandado o Corregedor de Badajoz; porém tao confusamente, que só servio para despacharem Correyos a diversas partes, e ao Emperador de Alemanha pedindolhe segurasse a pessoa do Infante D. Duarte. O Secretario Diogo Soares despedio hum confidente a Lisboa para que o instruisse, do que se passava; porém tanto que chegou, foy prezo, e manifestando o motivo da jornada, o soltarao sem castigo. sou mayor consusao na Corte de Madrid chegar a ella o Conde de Figueiró, que partira de Lisboa nos ultimos dias de Novembro, sem noticia alguma da acclamação. Conta-se ser estranho o modo de manifestar o Conde Duque a seu Rey a perda de Portugal. Entrou (disserao) pedindolhe alviçaras da nova, que lhe levava, porque naquelle dia tinha Sua Magestade mais hum grande Estado, que era o de Bragança, dentro de Hespanha, que possuir, ou dar, como sosse servido. Desta sorte era dominado ElRey Dom Filippe, de natural mansissimo, dos artificios do Valido. Tanto, que na Corte se rompeo esta noticia, os Fidalgos Portuguezes, que nella se achavao, se offerecerao a ElRey para a conquista de Portugal; os mais delles com o coração na defensa da Patria, como

como depois, passado pouco tempo, o justifica-

Parecenos dizer tambem como se achava o Reyno quando ElRey D. Joao entrou a reynar. Do Estado da India era Vice-Rey Joao da Sylva Tello e Menezes, Conde de Aveiras; no Brafil governava o Vice-Rey Dom Jorge Mascarenhas. Marquez de Montalvao; em Africa, governavao as Praças de Ceuta D. Francisco de Almeida; Tanger D. Rodrigo Lobo da Sylveira, Conde de Sarzedas; Mazagao Martim Correa da Sylva, cujo pay Henrique Correa governava o Reyno do Algarve; a Ilha da Madeira Luiz de Miranda Henriques, Senhor de Ferreiros, e Tendaes; a de S. Miguel o Conde de Villa-Franca, Donatario daquella Ilha; a de Cabo Verde Jeronymo Cavalcanti de Albuquerque; Angola Pedro Cesar de Menezes: e affistiao nas Presidencias, o Bispo Inquisidor Geral D. Francisco de Castro no Conselho Geral do Santo Officio; no Desembargo do Paço o Arcebispo de Braga D. Sebastiao de Mattos de Noronha; na Mesa da Consciencia, e Ordens, D. Antonio de Ataide, Conde de Castro Dairo; no Senado da Camera D. Pedro de Menezes, Conde de Cantanhede; na Misericordia Dom Manrique da Sylva, primeiro Marquez de Gouvea, que sendo Gentilhomem da Camera delRey D. Filippe IV. achando-se na Mesa da Misericordia no tempo, que El-Rey D. Joao foy acclamado, e levando-selhe esta noticia,

noticia, tirou logo a chave, e a meteo na algibeira; e perguntandolhe os companheiros, o que haviao de fazer, respondeo: O que nos mandarem, e foy grande servidor del Rey, que o sez seu Mordomo môr, e do Contelho de Estado, lugares, que já tinha, e Presidente do Paço; e regía a Metropolitana Igreja de Lisboa o Arcebispo Dom

Rodrigo da Cunha.

Não convem menos à Historia a memoria dos Principes, que na Europa dominavao. Occupava a Cadeira de S. Pedro o Papa Urbano VIII. possuîa o Imperio o Emperador Fernando III. reynava em França El Rey Luiz XIII. chamado o Justo, em Hespanha ElRey D. Filippe IV. a quem os seus appellidarao o Grande, em Inglaterra El-Rey Carlos I. em Suecia a Rainha Christina, filha do grande Guitavo Adolfo, em Dinamarca ElRey Christiano IV.

A este mesmo tempo se achavao em Castel-Relação impressa em la, e fóra do Reyno, muy grandes Senhores, e Fidalgos principaes, a saber: Dom Assonso de Lencastre, Marquez de Porto-Seguro, Commendador môr de Santiago, D. Joao Coutinho, Arcebispo de Evora, D. Lourenço Pires de Castro, Conde de Basto, Diogo Lopes de Sousa, Conde de Miranda, D. Francisco de Vasconcellos, Conde de Figueiró, D. Jeronymo de Ataide, Conde de Castro-Dairo, D. Gregorio de Castellobranco, Conde de Villa-Nova, D. Luiz Henriques, Conde de Tom. VII. Villa-

Villa-Flor, Luiz Carneiro, Conde da Ilha, Dom Miguel de Noronha, Conde de Linhares, D. Francisco de Castellobranco, Conde de Sabugal, e Meirinho môr, Francisco Pereira Pinto, eleito Bispo do Porto, D. Bernardo de Ataide, eleito Bispo de Portalegre, D. Luiz de Lencastre filho do Duque de Aveiro, os quaes todos se achavao em Madrid. D. Manoel de Moura, Marquez de Castello-Rodrigo, Embaixador em Roma, Dom Francisco de Mello, Embaixador em Alemanha, D. Joao Pereira, Conde da Feira, servindo em Flandes, Felix Machado da Sylva, Senhor de Entre Homem, e Cavado, Marquez de Monte-Bello, Antonio de Magalhaens, Senhor da Ponte da Barca, D. Francisco Manoel, D. Filippe da Sylva irmao do Marquez de Gouvea, em Flandes; D. Manoel de Castro, D. Francisco de Azevedo e Ataide, D. Lopo de Menezes, e seu irmao D. Bernardo de Menezes, Martim Affonso de Ataide, D. Francisco de Sá, D. Francisco Mascarenhas, e D. Joao Mascarenhas seu filho, Francisco Furtado de Noronha, Luiz de Miranda Henriques, Francisco de Vasconcellos, e feu filho Bartholomeu de Vasconcellos, D. Fradique da Camera irmao do Conde de Villa-Franca, D. Fernando de Noronha, e D. Jeronymo de Noronha filhos do Conde de Linhares, Francisco Moniz, Senhor de Angeja, D. Alvaro (outinho, Senhor de Almourol, D. Francisco Iviz de Len. caftre, Commendador môr de Aviz, Dom Simao Mafca-

Mascarenhas filho do Marquez de Montalvao, em Catalunha; D. Alvaro de Mello, Henrique de Sousa, e seu irmao Luiz de Sousa filhos do Conde de Miranda, D. Theotonio Manoel, D. Joao Sottomayor, D. Antonio da Sylveira, D. Diogo Lobo, Prior môr de Palmella, Affonso Furtado de Mendoca, Deao da Sé de Lisboa, Diogo de Soufa, Chantre de Lamego, D. Joao de Sousa, Antonio de Sousa, D. Joao de Castellobranco filho do Conde de Sabugal, D. Jorge Manoel, Affonso de Lucena filho do Secretario de Estado Francisco de Lucena, Gil de Goes da Sylveira, Dom Luiz de Sousa, Conde do Prado, D. Alvaro de Ataide silho do Conde da Castanheira D. Antonio de Araide, Duarte de Albuquerque Coelho, Senhor de Pernambuco, D. Sancho de Faro, Jorge Furtado filho de Lopo Furtado, Pedro Jaques de Magalhaens, Dom Jorge Henriques, Estevão de Brito, Damiao de Sousa de Menezes com dous filhos, hum filho do Estribeiro, D. Diogo Lobo filho do General, D. Thomás seu irmao, Diogo de Freitas Mascarenhas, Almirante, D. Rodrigo, Joao Rodrigues de Vasconcellos, Conde de Castello-Melhor, D. Luiz de Abranches filho de D. Antao de Almada, Antonio de Mello filho de Martim Affonso de Mello, Dom Rodrigo Lobo, dos quaes muitos se achavao em Indias; D. Joao Tello de Menezes, Dom Francisco Mascarenhas, e outros muitos em Flandes, e Catalunha, que passavao de quatro mil Tom. VII. as

as pessoas de distinção, que se achavao sóra do Reyno. Sobre a liberdade de todos soy mandado a Madrid D. Pedro da Motta, Mordomo da Duqueza de Mantua, que não voltou. Quasi todos estes Grandes Senhores, e Fidalgos, se restituirao com o tempo ao Reyno, conforme o permittio a occasião, e alguns com giandes trabalhos, vencidos com leal constancia.

Memorias do tempo impressas em 1640.

Nao dilatou El Rey em nomear Ministros para o governo, e para o despacho de todos os dias, ao Arcebispo de Lisboa, o Visconde D. Lourenço de Lima, e o Marquez de Ferreira, e depois o Marquez de Gouvea. Nomeou para o Conselho de Estado, além dos referidos, ao Arcebispo de Braga D. Sebastiao de Mattos, o Inquisidor Geral Dom Francisco de Castro, o Marquez de Villa-Real D. Luiz de Noronha, que já na dominação de Castella tinhao este exercicio; o Conde de Vimioso, e a D. Miguel de Portugal seu irmao, D. Antonio de Ataide, Conde da Castanheira, e Castro-Dairo, D. Jorge Mascarenhas, Marquez de Montalvao, D. Miguel de Almeida, e Henrique Correa da Sylva. Para o Confelho de Guerra forao nomeados Jorge de Mello, General das Galés, D. Joseph de Menezes, Antonio de Saldanha, Joao Pereira Corte-Real, Fernao Telles, e seu irmao Antonio Telles da Sylva, Mathias de Albuquerque Coelho, Fernao da Sylveira, Martim Affonso de Mello, Dom Vasco Mascarenhas, Conde de Obidos, D. Alva-

ro de Abranches, e D. Gasta Coutinho: estes ultimos quatro fora o encarregados de outros póstos, como abaixo se dirá, pelo que nao assistia ao desta

pacho.

Para o supremo Tribunal da Mesa do Desembargo do Paço tambem nomeou Presidente, que foy o Visconde de Villa-Nova de Cerveira, e por Ministros a Sebastiao Cesar de Menezes, do Confelho Geral do Santo Officio, D. Rodrigo de Menezes irmao do Conde de Cantanhede, o Doutor Joao Pinto Ribeiro, o Doutor Francisco de Andrade Leitao, e o Doutor Antonio Coelho de Andrade. Para a Casa da Supplicação soy nomeado Regedor o Conde de S. Lourenço Pedro da Sylva, e Governador da Relação do Porto João Gomes da Sylva, e Presidente da Mesa da Consciencia, e Ordens D. Carlos de Noronha. Para Védores da Fazenda D. Miguel de Almeida, e Henrique Correa da Sylva, e Contador môr o Doutor Joao Pinto Ribeiro. Ordenou huma Junta para o provimento das Provincias, a faber: D. Vasco da Gama, Conde da Vidigueira, D. Joao de Menezes, Rodrigo Botelho, do seu Conselho da Fazenda, Pedro Vieira da Sylva, seu Procurador da Fazenda, e D. Pedro de Menezes, Conde de Cantanhede, que nella presidia, e por Secretario Assonso de Barros Caminha, Escrivao da sua Fazenda. Entao, depois das Cortes, teve principio a Junta dos Tres Estados, como adiante diremos.

Era o principal cuidado del Rey a defensa do Reyno, e assim tratou logo de nomear Generaes. e Cabos para as Provincias. Elegeo para Capitao General de todo o Reyno a D. Affonso de Portugal, Conde de Vimioso, em quem concorciao excellentes partes por ser dotado de valor, de juizo, e de eleição; porém não chegou a gozar as grandes preeminencias deste posto, porque o Secretario Francisco de Lucena, mudando o animo del Rey, lhe aconselhou, que nao era justo antepor com differença tao desigual hum Vasfallo a tantos benemeritos, a quem devia iguaes finezas. Passou a Elvas a exercitar o seu posto na Provincia de Alenteio, e para a mesma Praça soy mandado Mathias de Albuquerque com o titulo de Governador das Armas, em que succedeo ao Conde, onde tinha por Fronteiro ao Conde de Monte-Rey, que assistia em Badajoz. Ao Reyno do Algarve se mandou por Governador, e Capitao General ao Conde de Obidos D. Vasco Mascarenhas, que sez a sua residencia em Castro Marim, Villa fronteira de Ayamonte, onde affiftia como Governador General das Costas de Andaluzia o Duque de Medina Sidonia com o Marquez da mesma Villa, e outros Senhores. D. Alvaro de Abranches foy mandado governar a Beira com patente de Capitao General, e fez a sua residencia em a Villa de Pinhel, tendo por aquella parte visinho o Duque de Alva. Entre Dou o, e Minho se encarregou ao General D. Gastao Coutinho,

nho, que assistia em a Villa de Valença, fronteira de I uy do Reyno de Galliza, que governava o Marquez de Val Paraiso. Traz dos Montes se dividio em dous Fronteiros môres, Ruy de Figueiredo, que assistia em Chaves, e Francisco de Sam-

payo em Villa-Flor.

O Castello de Lisboa, em que pertendeo sicar D. Alvaro de Abranches, por ter tomado posse delle em nome delRey no dia, em que o evacuarao os Castelhanos, ElRey o confirmou ao Conde de Monsanto, como cargo hereditario da sua Casa; a Fortaleza de S. Giao fe encarregou a D. Joseph de Menezes, e por seu Tenente Luiz de Lomba de Araujo; a Praça de Cascaes a Martim Assonso de Mello, de donde depois foy governar as Armas da Provincia de Alentejo, e por Mestre de Campo a Francisco de Madureira; a Torre de Belém a Antonio de Saldanha, e por seu Tenente Jacintho de Sequeira; a Torre da Cabeça Secca S. Lourenço ao Capitao Rolao, e por seu Tenente Bernardo Botelho; a Torre Velha a seu Capitao môr Ruy Lourenço de Tavora; em Peniche o Conde de Atouguia; no Castello de S. Filippe de Setuval D. Noutel de Castro, e a Fortaleza do Outao na mesma Villa a Antonio de Moura; e no Reyno do Algarve a de Sagres a Francisco Ribeiro; no Castello de S. Joao da Foz na Cidade do Porto o Conde de Penaguiao, seu Donatario D. Francisco de Sá de Menezes; em Vianna Manoel Telles irmao

do

do Conde de Unhao; em a Praça de Olivença o Mestre de Campo Francisco de Mello, e lhe succedeo Rodrigo de Miranda Henriques; em Castello de Vide D. Nuno Mascarenhas; em Serpa Manoel de Mello em lugar de seu pay Luiz de Mello, Porteiro môr; para Béja foy mandado por Mestre de Campo D. Francisco de Soula, sobrinho, e herdeiro do Conde de Prado, e à sua obediencia os Lugares visinhos; para Moura o seu Alcaide môr Luiz da Sylva: e em Mourao Francisco de Mendoca Furtado filho do Guarda môr da Pessoa Pedro de Mendoca; na Praça de Campo Mayor Fernao de Lima por Pedro de Alcaçova; as Comarcas da Guarda, e Castello-Branco D. Fernando de Menezes; na Villa de Monção, e seus contornos Dom Affonso de Menezes à ordem de Gastao Coutinho: Coimbra, e sua Comarca a Gaspar de Brito, a quem fuccedeo D. Luiz de Almada na Capitanía môr de Coimbra; para Buarcos foy mandado Gonçalo da Costa Coutinho; e para a Guarda Pedro de Mello; para Alcoutim Fernao Pereira; em Lamego ficou Bernardo Correa de Lacerda em lugar de D. Gomes de Mello, Capitao, e Alcaide môr da mesma Cidade. Nos Terços, que vagarao, entrarao no de D. Miguel de Almeida D. Francisco de Noronha, e no de Henrique Correa da Sylva Antonio de Saldanha, e no de Martim Affonso de Mello D. Antonio Tello, a quem succedeo Ruy de Moura Telles, e o Generalato das galés se deu a Jorge de Mello;

Mello; e no Reyno se mandarao levantar quatro Terços, a Coimbra soy D. Antonio Luiz de Menezes, D. Joao de Sousa a Thomar, D. Joao da Costa a Evora, e o Balio de Acre Braz Brandao ao Minho. Estes sorao os primeiros Generaes, e Cabos, que no anno de 1641 começarao a contrastar o grande poder dos Castelhanos, a que se seguirao outros muitos, que deixarao glorioso nome à posteridade.

Convocou ElRey Cortes para o dia 28 de Janeiro do referido anno de 1641 na Cidade de Lisboa, e concorrerao todos os Póvos por seus Procuradores das Cidades, e Villas do Revno, que tem voto nellas. Jurarao os Tres Estados do Reyno a ElRey por legitimo Senhor destes Reynos, e por Principe, successor seu, ao Principe D-Theodosio. Dom Manoel da Cunha, Bispo de El. vas, em huma eloquente Oração representou a El-Rey o amor dos Póvos, e a estes a magnanimidade, e resolução del Rey em os querer desender, e amparar. Seguio-se o juramento, em que se observarao todos os estylos antigos. No dia seguinte, em que foy a primeira proposição das Cortes, orou segunda vez o Bispo D. Manoel da Cunha, o qual referio, que ElRey havia por levantados todos os tributos impostos por ElRey de Cattella: discorreo o Bispo com propriedade sobre a uniao, e desinteresse particular, e que ElRey deixava à eleição dos Tres Estados do Reyno os meyos para a sua defen-Tom.VII. fa,

sa, offerecendo para o dispendio da guerra todas as rendas do Patrimonio Real, exceptuando huma curta porçao para a Casa Real, e todas as joyas, e prata lavrada, que havia no Thesouro da Casa de Bragança. A esta Oração respondeo o Doutor Francisco Rabello Homem, Vereador da Camera, por parte dos Póvos, em que rendeo as graças a El-Rey de anticipar aos Póvos a merce de lhe levantar os tributos, os quaes em gratidao de tao singular beneficio, lhe offereciao as vidas, e fazendas para defensa, e segurança do Reyno. Acabado o acto das Cortes, mandou ElRey, que os Tres Eftados se ajuntassem divididos, em S. Domingos o Ecclesiastico, a Nobreza em Santo Eloy, e em S. Francisco os Procuradores dos Póvos; onde depois de diversas conferencias, concordarao nos subsidios para a despeza da guerra.

Entre os negocios do novo reynado, o que pedia mais prompto remedio era o avisar ao Serenissimo Infante Dom Duarte, irmao del Rey, com tanta anticipação, que chegasse primeiro a noticia da restituição de Portugal ao Infante, do que aos Ministros de Castella, que residiao na Corte do Emperador Fernando III. em cujos Exercitos o Infante servia. Este era o primeiro negocio do cuidado del Rey, avisar do seu reynado a seu irmao. Porém chegou ao Ministro de Castella primeiro o aviso da Acclamação, que ao Infante, porque a sua desgraça soy mayor, que a mesma prevenção; porque

como

como mostrou a experiencia, que ou se retardara na execução, ou no modo; porque despachados os avisos por Flandes, Hamburgo, Hollanda, e Veneza, todos forao perdidos, tal vez, que por nao se reduzirem tantas Cartas missivas a menos Enviados, que como Cartas vivas pudessem calar, ou dizer o successo, segundo a occasiao o pedisse; mas por acaso o alvoroço, mais que a malicia, soy o culpado nesta inadvertencia, que depois com outra mayor foy punida como maldade, e nao como advertencia. Em Lisboa se attribuĵo à omissa do Secretario Francisco de Lucena, querendo-se dar antiga origem a este desconcerto, que nascia ser mal affecto ao Infante. Porém outros tambem chegarao a profesir houvera descuido em ElRey, sem razao, com que se costuma julgar de ordinario depois dos successos; mas he certo, que soy fatal a desgraça, que se armou contra o innocente Infante: e por isso neste tempo o tinha attento o serviço do Cesar, e aquartellado no Paiz de Franconia, distante da Corte Imperial, e por esta causa do commercio, para que desarmados todos os instrumentos da sua liberdade, perecesse com horrivel, e infame nota dos motores de hum tao indigno negoceado, como já deixámos referido no Čapitulo XIX. do Livro VI.

Nao era de monor consideração, que importancia, a materia das Embaixadas; potém como ellas se expedição tao proximas ao successo, não Tom.VII. Q ii houve

houve lugar de procurar mais sufficiencia em alguns eleitos, que a fidelidade. Era a diversao da guerra de Catalunha huma das mais importantes seguranças do Reyno: pelo que mandou ElRey àquella nova Republica ao Padre Ignacio Mascarenhas da Companhia de Jesu, irmao do Conde de Santa Cruz, Religioso, em quem concorriao virtudes, e letras, acompanhado do Padre Paulo da Costa. Aceitarao os Deputados a Embaixada, e voluntariamente aceitarao a confederação com Por-Ao mesmo tempo mandou por Embaixadores para França a Francisco de Mello, Monteiro môr, e ao Doutor Antonio Coelho de Carvalho, Desembargador do Paço, e por Secretario da Embaixada a Christovao Soares de Abreu, Desembargador do Porto. Partirao de Lisboa a 28 de Fevereiro, chegarao a Rochella a 5 de Março, aonde forao recebidos do Grao Prior de França, da Ordem de S. Joao, Governador daquella Cidade, com especiaes demonstrações de affabilidade, e grandeza. Chegando a Orleans, mandarao o Secretario Christovao Soares dar noticia a ElRey da

fua chegada, e duas legoas antes de chegar a Pariz acharao ao Secretario com huma Quinta prevenida por ordem del Rey. Meya legoa antes de Pariz os esperava o Marichal de Chatillon, e outras pessoas principaes, com os coches del Rey: em hum vinha o Duque de Chevreuse, e nelle os recebeo, e os conduzio a S. Germain, onde El Rey assistia.

Em

Franco na Relação desta Embaixada impressa em 1642.

Em 25 de Março tiverao audiencia delRey Luiz XIII. e do Cardeal de Richelieu, primeiro Ministro daquella Monarchia, que os tratou com agradaveis demonstrações de affecto, e excessiva cortezia. Tiverao audiencia da Rainha, e depois de varias conferencias ajustarao hum Tratado entre huma, e outra Coroa de paz perpetua, em que assentarao ambos os Reys de nao ajudar aos inimigos de qualquer delles com gente, dinheiro, munições, ou navios, deixando livre aos Hollandezes entrarem nesta confederação, quando a noticia della lhe parecesse conveniente. Que a guerra a El-Rey de Castella se faria com todo o vigor, e por todos os caminhos, que se offerecessem. Que El-Rey Christianissimo se obrigava a mandar a Portugal vinte navios nos ultimos do mez de Junho feguinte, para se unirem a outros tantos del Rey de Portugal, esperando-se, que os Estados Geraes os auxiliassem com igual numero. E que aquella Armada intentaria tomar a frota da nova Hespanha, e procuraria fazer todo o damno, que fosse possivel nos pórtos, e navios de Castella, sendo divididos igualmente os interesses. Que se continuaria o commercio entre os dous Reynos na mesma fórma, que no tempo dos antigos Reys de Portugal. E que ElRey Christianissimo permittiria, que pudessem livremente os navios Portuguezes comprar nos seus pórtos toda a sorte de munições de guerra, e boca, que lhe fossem necessarias. ConcluiProva num. 6. Prova num. 7. do assim este Tratado, se despediras os Embaixadores com Cartas para ElRey, e voltaras a Portugal na Armada, que veyo a Lisboa, de que era General o Marquez de Berzé, sobrinho do Cardeal Richelieu.

Haviao sahido de Lisboa no mesmo dia, que os Embaixadores de França, os que ElRey mandou a Inglaterra, que forao D. Antao de Almada, e Francisco de Andrade Leitao, Desembargador do Paço, e por Secretario da Embaixada Antonio de Sousa de Macedo, e a 7 de Março chegarao a Plemut, sessenta legoas de Londres, para onde partirao, adiantando-se o Secretario a pedir licença a ElRey para entrarem na Corte. Intentou embaraçalla Dom Affonso de Cardenas, Embaixador de Castella, porém o Conde de Pembrave o atalhou com ElRey, que determinou, que entrassem com a solemnidade costumada, e permittida aos mayores Soberanos de Europa, havendo pedido primeiro, como satisfação da sua curiosidade, a Antonio de Sousa, que lhe declarasse por hum papel o direito, que ElRey D. Joao tinha à Coroa de Portugal, o que Antonio de Sousa fez logo com tanta elegancia, e clareza, que nao só lhe mostrou o incontrastavel direito del Rey D. Joao, mas a tyrannia de Castella. Depois estando no mesmo Reyno imprimio em Londres no anno de 1645 aquella sua estimadissima Obra de Lusitania Liberata, em que diffusa, e egregiamente mostrou quam claro

era o direito del Rey D. Joao. O Embaixador de Castella vendo desvanecida a sua pertenção, sahio da Corte, e os nossos a 7 de Abril fizeras a sua entrada, e forao recebidos delRey com demonstrações de alegria, achando o mesmo agrado na Rainha Henriqueta Maria, a qual era irmãa delRey de França. Conferirao com os Ministros, que se lhe derao, e ajustarao o Tratado de huma paz perpetua para si, e seus descendentes : que os seus Vassallos conservariao hum amigavel trato, e commercio: que poderiao os Portuguezes comprar munições em Inglaterra, e os Inglezes terem liberdade de poderem passar a servir na guerra em Portugal. Concluido o Tratado, voltarao os Embaixadores para Lisboa, ficando em Londres Antonio de Sousa de Macedo, Secretario da Embaixada, encarregado dos negocios, e depois foy Embaixador del Rey na mesma Corte.

No mesmo dia, que sahira do porto de Lisboa os Embaixadores para França, e Inglaterra, deu à véla para Hollanda o Embaixador Trista de Mendoça, levando por Secretario da Embaixada a Antonio de Sousa Tavares, Ministro de letras, e tanta sufficiencia, que se entendeo podia supprir a falta de Luiz Pereira de Castro, Chanceller da Cassa da Supplicação, que sora nomeado para com o mesmo caracter, que Trista de Mendoça, o acompanhar àquella Corte, ao que com justos motivos se havia escusado. Foy o Embaixador recebido

com toda a solemnidade, e com grande satisfação de verem o formidavel poder de Hespanha diminuido, e o Throno de Portugal occupado pela Serenissima Casa de Bragança. He de saber, que no tempo da dominação de Castella, se haviao os Hollandezes apoderado de diversas Conquistas do Reyno de Portugal, como na India de Malaca, e na Ilha de Ceilao das Fortalezas de Negumbo, e Gale, e já haviao em diversas partes edificado Fortalezas, e Povoações. No Brasil occupavão Pernambuco, Paraiba, Rio Grande, Ciará, as Ilhas de Tamaracá, e de Fernao de Noronha: e para a parte do Sul Porto Calvo, e Sageripe. Haviao formado huma Companhia, em que erao interessadas as pessoas de mayor poder dos Estados, sendo grande a utilidade daquelle commercio, que os obrigava a quererem conservar aquellas Conquistas, que possuías sem mais direito, que da usurpação, com que dellas se fizerão Senhores, approvada pelo filencio dos Ministros de Castella, quando nas Leys de primeiro possuidor tocavao de direito a El Rey D. Joao, como justo possuidor do Reyno. Concluîo o Embaixador huma tregoa por dez annos entre Portugal, e os Estados, que se ajudariao com todas as forças contra Castella, e de todos os seus Vasfallos, entendendo-se este Tratado no Brasil, e na India, com outras condições pouco uteis ao Reyno; e que os Hollandezes mandariao à sua custa huma Esquadra de vinte navios para

para se unirem aos delRey, o qual poderia tirar dos Estados de Hollanda todos os Officiaes de guerra, que lhe parecessem necessarios, os quaes elles mandariao à sua custa, e se obrigarao a soccorrer em quanto estivessem em Portugal, e que da mesma sorte poderiao tirar de Hollanda todas as munições, e instrumentos militares para a guerra. Deste Tratado, diz o Conde da Ericeira D. Luiz de taurado, liv. 3. 129. Menezes, que se fora manejado com mayor destre. 157. za, era indubitavel, que daquella paz se conseguiriao mayores utilidades, e se evitariao depois tao prejudiciaes controversias, que forao causa de innumeraveis damnos. Com effeito os Hollandezes mandarao a Lisboa a Armada, de que era Almirante Arnaldo Cyselis, que da parte dos Estados deu os parabens a ElRey da sua exaltação ao throno, revestido com o caracter de Embaixador Extraordinario. Na mesma Armada voltou a Lisboa Tristao de Mendoça, trazendo dous Regimentos de Cavallaria, e quantidade de Armas, e petrechos de guerra, que foy o melhor effeito da sua missao, pela muita falta, que entao havia dellas no Rey-

Para a Embaixada de Dinamarca, e Suecia destinou El Rey a Francisco de Sousa Coutinho, fiel, e antigo servidor seu, em quem concorriao partes, e talento, que o habilitavao para os mayores negocios. Partio de Lisboa a 18 de Março em hum navio de Dinamarca, levando por Secretario Tom. VII.

da Embaixada a Antonio Moniz de Carvalho, Defembargador da Relação do Porto, e chegarão a 15 de Abril a Coppenhague, aonde forao recebidos, e tratados magnificamente pelo Governador daquella Cidade, à despeza delRey por espaço de hum mez, e conhecendo o Embaixador, que toda aquella dilação fe havia gastado em escusas apparentes, que nasciao das allianças, que ElRey de Dinamarca tinha com a Casa de Austria, e de dependencias, em que estava com ElRev de Castella. se resolveo o Embaixador em mandar a Antonio Moniz, para que claramente dissesse ao Governador, que elle tinha outros negocios importantes em outras Cortes, e que assim não se podia deter mais na de Dinamarca: pelo que, ou pedia audiencia, ou licença para se ausentar. O Governador usando de humas desculpas frivolas, mas attentas, disse, que seu Amo, ainda que desejava muito a amisade del Rey de Portugal, o embaraçava o algumas difficuldades insuperaveis, pelos negocios daquella Coroa com a de Castella: que se elle quizesse conserir algum negocio, que ElRey lhe nomearia Ministro, com quem o tratasse, ao que ajuntou muitas expressoens cortezes. O Embaixador lhe mandou dizer, que elle nao pertendia mais, que a audiencia del Rey, e que como lha nao permittia, nao tinha nada, que communicar aos Ministros de Dinamarca; e que reconhecendo as especiaes honras, com que o tinhao tratado, as agradecia como parti-

particular, e nao como Embaixador, e que assim se lhe permittisse licença para se partir : e que no que tocava às offertas, que se lhe propunhao para Portugal, elle deixara o Reyno de sorte, que nao necessitava de ninguem para se desender de seus inimigos. Entendendo o Governador a justa queixa do Embaixador, se declarou, dizendolhe, que El-Rey de Dinamarca não podia na presente conjunctura darlhe audiencia, porque serviria de pretexto para o Emperador romper com Dinamarca, e se perderem as dependencias, que aquella Corte tinha com a de Hespanha; e com muitas razoens pertendeo satisfazer ao Embaixador, ao qual disse, que El Rey lhe rogava, que quizesse ver o seu Castello de Fredesbourg, antes que sahisse de Dinamar. ca. No mesmo dia foy à casa do Embaixador hum Almirante, que o havia levado de Portugal, a entregarlhe da parte delRey dous mil cruzados, que recebera pela passagem. Nao podendo o Embaixador vencer ao Almirante pela ordem, que trazia, os mandou repartir pelos Officiaes, e Soldados, que o haviao comboyado. No outro dia, conduzido do Governador, foy ao Castello de Fredesbourg, onde foy recebido pelos principaes Senhores da Corte, e andando divertido na excellente fabrica do Castello, e no rico adorno, com que se compunha o Palacio de singulares estatuas, e pinturas, neste tempo teve noticia, que ElRey o esperava para lhe fallar. Foy logo o Embaixador Tom. VII. a bufa buscallo, e soy recebido com as mayores demonstrações de affabilidade. ElRey lhe pegou na mão, e lhe repetio o mesmo, que o Governador lhe dissera, a que o Embaixador satisfez com respeito, dizendo, que tantas demonstrações, como elle experimentava da benignidade de Sua Magestade, agradecia como favores particulares à sua pessoa, visto negarlhe a audiencia publica. Convidou El-Rey a jantar ao Embaixador, e ficando aquelle na cabeceira da mesa, o poz à sua mao direita, e da esquerda ao Secretario da Embaixada, seguia-se João de Rochas de Azevedo, cunhado do Embaixador, que o acompanhou nesta jornada, o Conde de Val de Mar, filho delRey, o Governador de Coppenhague, e o Secretario de Estado. Durou largas horas a mesa, assistida dos Senhores da Corte, e dos Musicos da Capella del Rey, que cantarao papeis Italianos; ElRey bebeo à saude delRey de Portugal, e perguntou ao Embaixador, que idade tinha ElRey, e quantos filhos: acabando-se a mesa, ElRey se levantou, e o Embaixador se des. pedio com as mesmas ceremonias, usando ElRey de Dinamarca com o Embaixador até o fim, das mais excessivas expressoens, que cabiao na benignidade. Como Francisco de Sousa estava encarregado da Embaixada de Suecia, deste lugar continuou a jornada para aquelle Reyno, onde mandou logo pedir licença à Rainha para entrar na sua Corte. Foy grande a satisfação, e gosto, que a Rainha mostrou

mostrou desta Embaixada, ordenando, que fosse o Embaixador tratado pelos Lugares, donde passasse, magnificamente; e assim em as Provincias de Smolandie, Ostrogothie, e de Sudermanlandie, foy recebido com as mayores honras. Chegou à Cidade de Stochkolm, Corte da Rainha, e logo foy visitado da sua parte, e elle em breve se poz prompto para fazer a sua entrada publica. Foy conduzido em hum coche da Rainha com hum Senador, e Mordomo do Paço, ao qual seguiao todos os dos Embaixadores, que residiao naquella Corte, e de toda a principal Nobreza: desta sorte, com todas as ceremonias da mayor ostentação, entrou no Paço. Achou a Rainha Christina, que nao contava mais que quinze annos, (viva imagem de seu heroico pay o grande Gustavo Adolfo) assistida de cinco Ministros eleitos para a regencia do Reyno; tinha junto da tarima da parte direita as Princezas suas primas, filhas do Conde Palatino de Deux-Ponts, e mais distantes as suas Damas, e os Senhores da Corte. Tanto, que o Embaixador appareceo à porta da ante-camera, se levantou a Rainha, Carolo Gustavo Suee dando tres passos, lhe sez huma pequena inclina- cia Rege, hb. 1. pag. 9. ção. O Embaixador, depois de se haver coberto, deu a Embaixada em Latim, que ella entendeo perseitamente: o Grao Chanceller do Reyno respondeo ao Embaixador, assegurandolhe o quanto estimava a Coroa de Suecia contratar huma solida alliança com a de Portugal. Passada a audien-

cia publica, começou logo a negociação, para que conduzio muito o Barao de Rotte, Embaixador del Rey Christianissimo naquella Corte. O Grao Chanceller foy nomeado Ministro da conferencia, a que assistia dous Senadores, e tivera ellas poucas controversias, porque estavao unidas as vontades; concluindo finalmente hum Tratado de alliança em cinco artigos na lingua Latina, que continhao observarse entre as duas Nações igual correspondencia, e livre commercio em todos os pórtos de hum, e outro Reyno. Concluido o Tratado, recebeo o Embaixador as Cartas da Rainha de Suecia para ElRey de Portugal, o qual atravessando as Provincias de Uplandie, de Vesminie, de Nericie, e de Vestrogothie, em todas foy tratado pela despeza do Reyno. Concedeolhe a Rainha tres navios de guerra, em que pudesse conduzir artilharia, armas, e munições, para o que logo fez pagar seis mil escudos, segurando o mais em certo tempo nas varias drogas, de que Portugal abunda, e as suas Conquistas. Nesta Esquadra, que mandava o Almirante de Suecia, embarcou o Embaixador, e atravessando pelo Zonte, os Dinamarquezes os deixarao passar sem visitarem os navios. Chegou Francisco de Sousa Coutinho a Lisboa, e dando conta a ElRey da sua Embaixada, soy applaudido por todos o bom successo da sua negociação.

Prova num. 9. Prova num. 9.

Para Roma foy nomeado o Bispo de Lamego D. Miguel de Portugal, Prelado em quem se

ajun-

ajuntavao letras, virtudes, sangue, valor, e juizo, ainda que lhe faltava experiencia de negocios grandes : deu-selhe para lhe assistir Pantaleao Rodrigues Pacheco, do Conselho de Sua Magestade, e do Geral do Santo Officio, Ministro em quem concorriao grandes letras, e eloquencia, declarando-o Agente dos negocios de Portugal na Corte de Roma, e por Secretario da Embaixada foy Rodrigo Rodrigues de Lemos, Desembargador do Porto, digno da occupação, de que o encarregavão. Partirao de Lisboa a 15 de Abril, e tomando o porto de Arochela, atravessando França forao a Pariz, e a 20 de Outubro se embarcarao em Toulon, e em poucos dias entrarao em Civita-Vechia, porto, que dista treze legoas de Roma. Fez o Bispo aviso ao Marquez de Fontanay, Embaixador de França naquella Corte, da sua chegada, o qual mandou fem demora parte da sua familia bem armada para lhe assistir, a que se ajuntarao os Portuguezes, e Catalães, que residiao na Curia, para o defenderem. Esta noticia causou desprazer ao Pontifice, porque o haviao de sentir os Hespanhoes, e ordenou ao Cardeal Antonio Barbarino, que fizesse segurar os caminhos; porque lhe havia constado, que os Castelhanos se haviao armado: o que vendo os Castelhanos, se contentarao com ameaçar ao Papa, que sahiriao de Roma, se admittisse o Embaixador de Portugal. Entrou o Bispo Embaixador bem acompanhado de hum grande numero de Francezes, Portuguezes, e Catalães, e se soy apear ao Palacio do Embaixador de França, que o veyo receber à porta, e lhe deu a mao direita, sobindo atraz delle, sazendolhe todos os mais obsequios devidos ao seu caracter. Demorou-se por muitos dias em casa do Embaixador, e para passar para hum Palacio, que tomara na Praça Navona, lhe custou muito; porque o Embaixador de França estava encarregado del Rey Christianissimo para o deter em sua casa até que conseguisse a audiencia do Papa, parecendolhe seria este o mais sorçoso modo para controverter as negociações dos Castelha-

nos, e obrigar ao Papa.

Neste tempo residia em Roma por Embaixador delRey Catholico Dom Joao Chumacero, e dentro em poucos dias o rendeo o Marquez de los Velles com o caracter de Embaixador Extraordinario, e começou logo a trabalhar o modo de impedir a audiencia do Bispo de Lamego, convocando o partido dos Cardeaes, e dependentes de Hespanha, oppondo-se ao recebimento da Embaixada, para o que se deu ao mesmo tempo ao Papa hum memorial formado de calumnias, e falsas razoens. Pelo que o Papa nomeou para verem os negocios de Portugal aos Cardeaes Nepotes Francisco, e Antonio Barbarino, o Cardeal Gaetano, e o Cardeal Panfylio, que com o nome de Innocencio X. fuccedeo ao Papa Urbano VIII. E sendo a primeira supp'ica, que Pantaleao Rodrigues Pache-

co fez, nas apparencias bem admittida dos quatro Cardeaes encarregados daquelle negocio, o Cardeal Francisco lhe disse, que desejava ver qual era o direito, com que ElRey de Portugal se introduzira na Coroa. Pantaleao Rodrigues Pacheco, que era prompto, lhe respondeo, que ElRey seu amo nao mandaya huma Embaixada a Roma mais, que a dar obediencia ao Papa, Cabeça da Igreja Catholica, pertendendo só do Pontifice a benção Apostolica; porque da Santa Sé nao queria mais, que reconhecesse o seu respeito, e a fiel obediencia de hum verdadeiro Catholico; porque o Reyno, de que era Senhor no temporal, era isento de todo o juizo humano. Com tudo, no dia seguinte satisfez Pantaleao Rodrigues à curiofidade do Cardeal com hum papel tao bem fundado, e claro, que se escurecerao todas as infolentes proposições, que os Castelhanos haviao espalhado. E quando deste papel se podia esperar a resolução de se conceder a audiencia ao Embaixador, fahirao com novos pretextos, os quaes forao claramente respondidos. Neste tempo conseguio o Bispo Embaixador visitar alguns Cardeaes, que o tratarao com todas as ceremonias, e cortezias costumadas sómente com os Embaixadores Regios. Os Castelhanos se derao por tao fentidos desta demonstração, que o Marquez de los Velles entendeo, que o Bispo havia conseguido a audiencia do Papa, de que formou novas, e tao indecentes queixas, que sao faceis em quem Tom. VII. negonegocea com politica pouco Christãa, querendo confundir a verdade com o poder, de que o Summo Pontifice tanto se preoccupou, que declarou, que nao aceitava a Embaixada do Bispo de Lamego. Esta repulsa foy depois assumpto de diversos Tratados, que se escreverao em Portugal, manisestando o justo sentimento da Christandade Portugueza, como foy depois aquella excellente Obra do Tratado Analytico, escrito pelo Doutor Manoel Rodrigues Leitao, Ministro de huma profunda litteratura, e eloquencia, o qual depois com admiravel vocação, deixando o ministerio Senatorio, que lhe promettia, pelo seu admiravel merecimento, os mayores lugares de letras no Reyno, com edificação geral, entrou na Congregação do Oratorio de S. Filippe Neri, recem-estabelecida na Corte, donde depois foy Fundador da Casa da Cidade do Porto. O Marquez de los Velles ficou com tal vaidade da resolução, que o Papa tomara, que intentou insolente, e aleivosamente prender ao Bispo de Lamego, e remetello a Napoles, e para este horroroso attentado ajuntou em Roma duzentos bandidos, que viviao vagamundos espalhados por Italia, sendo tao imprudente, que publicamente dizia, que havia de matar ao Bispo de Lamego, e para este sim tirou de Napoles sessenta Soldados, e Officiaes, que o acompanhassem; e assim todas as vezes, que fahia, o acompanhavao armados. Sentirao-se os Ministros da Corte de Roma do desacordo

do do Marquez de los Velles, de que se seguio mandar o Papa, com grande numero de Soldados, segurar as partes suspeitosas, fazendo, que sahissem sem dilação todos os vagamundos de Roma, com que sicou muy diminuida a samilia do Embaixador de Castella. Ao mesmo tempo mandou rogar ao Bispo de Lamego pelo Cardeal Bichi, que se acompanhasse de pouca samilia; porque elle lhe dava o seguro da sua palavra, a qual, e as prevenções, que mandava sazer, o podiao livrar de todo o receyo. O Cardeal Barbarino assegurou o mesmo a Pantaliao Rodrigues Pacheco na presença do Cardeal Bichi.

Confiado o Bispo de Lamego nesta palavra se nao servia fora de casa mais, que de dous Gentishomens, e dous Lacayos, mostrando nesta resolução o quanto se conformava com a infinuação do Pontifice; porém conhecendo a infolencia dos Hefpanhoes, ordenou à sua familia, que disfarçada, o seguisse ao longe, para que o soccorresse em qualquer insulto, que na duvida, esta precaução lhe foy muy util. No dia 20 de Agosto sahio o Bispo às cinco horas da tarde a visitar o Embaixador de França. O Marquez de los Velles, que continuamente o observava, o sez seguir: reparando Diogo de Barcellos, hum dos Gentis-homens, que o acompanhava, que hum homem seguia o coche, conheceo ser espia dos Castelhanos, e avisando ao Bispo, ordenou este logo a hum considente, que Tom. VII. lhe

lhe soubesse, o que passava em casa do Embaixador de Castella, e que achando novidade, lho avifasse em casa do Embaixador de França, onde teve logo a certeza, que os Castelhanos se estavao prevenindo de gente, e armas. Na mesma tarde Pantaleao Rodrigues Pacheco tendo audiencia do Cardeal Barbarino, soube delle a desordenada resoluçao, em que estava o Marquez de los Velles de buscar occasiao de se encontrar com o Bispo para o prender, ou matar, e que assim rogasse ao Bispo nao fahisse aquella tarde de sua casa; a que elle lhe respondeo, que já quando elle sahira ficava fóra della; esta noticia, que o Agente levou logo ao Bispo, confirmou mais a que já tinha do desacordo do Embaixador de Castella: pelo que pareceo prevenirse contra qualquer insulto. O Marquez de Fontenay mandou ajuntar a sua familia à do Bispo, mandando ao seu Secretario, de quem muito confiava, o acompanhasse, a que se unirao alguns Francezes, Portuguezes, e Catalães, que se acharao, e faziao o numero de sessenta pessoas. Sahio o Bispo Embaixador, seriao sete horas da tarde, seguido de toda esta gente, conduzida em coches, e outros a pé, mas de sorte repartidos, e caminhando de vagar, que todos se achassem juntos. Pouco havia andado o Bispo, quando encontrou ao Marquez de los Velles muy acompanhado, tomando toda a rua, por onde o Bispo havia de passar; andarao os Cocheiros, e vierao a toparse os coches dos dous

dous Embaixadores. Gritarao os Castelhanos, que parassem ao Embaixador de Hespanha, e ao mesmo tempo os Portuguezes, e Francezes gritavao, que parassem ao Embaixador de Portugal: sem dilação fahirao os Castelhanos dos coches, e da mesma sorte os Portuguezes, e Francezes, com as espadas na mao, e os carregarao furiosamente, disparando-se de huma, e outra parte quantidade de pistolas, e cravinas: os Portuguezes, e Francezes, se portarao com tanto valor, que os Castelhanos forao obrigados a retiraremse vergonhosamente, desamparando ao Marquez de los Velles, que em todo aquelle tempo não havia fahido do coche, de que lhe matarao dous cavallos, mas fahio do coche muito perturbado, e falto de alento, perdido o chapeo, e descomposto se recolheo à logea de hum biscouteiro, donde passou à casa do Cardeal Alber-Da parte do Bispo ficarao mortos hum Cavalleiro de Malta, fobrinho do Embaixador de França, e dous pagens seus, e hum criado de Pantaleao Rodrigues, e tres, ou quatro Francezes feridos; da parte dos Castelhanos forao mortos oito, em que entrou o Capitao Dom Diogo de Vargas, que tinha grande opiniao de valeroso, e ficarao vinte feridos. O Bispo de Lamego revestido do valer, e constancia dos seus mayores, no principio da pendencia sahio do coche com huma cravina nas mãos, e com todo o acordo, em quanto durou a disputa, deu com a sua presença calor aos que o acom-

acompanhavao, e depois voltou à casa do Embaixador de França, donde se recolheo à sua casa. O coche do Embaixador de Hespanha despedaçado esteve dous dias no mesmo lugar da pendencia. O Cardeal Barbarino mandou hum Gentil-homem feu a visitar ao Embaixador de Portugal, onde concorrerao o Duque de Brachiano, e muitos dependentes da Coroa de França, como tambem o fizerao os da facção de Castella ao Marquez de los Velles. O Cardeal Antonio Barbarino montou a cavallo com as guardas do Papa, e segurou o bairro do Embaixador de Portugal, e de Hespanha. Esta violencia dos Hespanhoes perturbou o animo dos mais graves, e sezudos Senhores Romanos, que chegarao a ir a casa do dito Cardeal offereceremse para vingar a afronta, que haviao feito à Corte de Roma com a infracção da fua liberdade; e o Papa fentio tambem muito o excesso por ver, que era contra o seu decóro, insultarse na sua Corte a hum Ministro publico, que seguro no direito das gentes o buscava. O Marquez de los Velles se retirou de Roma à Cidade de Aquila com os Cardeaes Albernoz, de la Cueva, e Montalto. O Embaixador de Portugal, que entendeo, que aquella occasiao podia justificar ainda mais a justiça, com que pedia ao Papa audiencia publica, e vendo cerrados os caminhos pelas cavilosas diligencias das Castelhanos, sem embargo de ter da sua parte ao Embaixador de França, que com vivas expressoens requeria,

queria, que de justiça o Papa o devia receber, se resolveo por ultimo desengano a fazer huma supplica ao Papa, em que com folidas, e eloquentes razoens lhe mostrava o direito indisputavel, que El-Rey tinha à Coroa de Portugal, que gozava em posse pacifica não só o Reyno, mas todas as suas dilatadas Conquistas, e a prompta humildade, com que lhe mandara dar obediencia, e que se havia passado já hum anno. Finalmente nao se resolvendo o Papa a dissaborear a ElRey Catholico, o Bispo de Lamego se embarcou em Leorne para Lisboa, onde, ainda que molograda a sua missão, soy recebido com o applauso, que mereciao as suas acções, ordenadas com prudencia, e valor; e durandolhe pouco a vida, acabou cheyo de virtudes, e merecimentos, que fizerao recommendavel a sua memoria na posteridade.

Naquelle mesmo tempo se ventilou no Conselho de Estado, se devia ElRey sazer a mesma demonstração com os Principes, e Republicas de Italia, manifestandolhe por seus Embaixadores a sua exaltação ao throno. Porém a todos pareceo, que por intervenção dos Ministros Portuguezes, que estavão em Roma, se observasse primeiro a inclinação daquellas Potencias; porque dellas não podia receber outra utilidade o Reyno, que o commercio, o qual era tão util a ellas, como a Portugal, e que sendo atados aos seus interesses, não saltarião em os continuarem; e assim o confirmou a experi-

encia:

encia: porque Veneza, Genova, e Florença, na mesma fórma, que antes, forao seguindo os seus negocios, e remettendo os seus effeitos a Lisboa fem alguma alteração; antes por bons meyos derao a entender synceramente, que toda Italia queria ver no throno Portuguez a Magestade delRey Dom Joao, e que fariao publica demonstração de amisade logo, que o Pontifice se declarasse a savor do Reyno. Estas forao as primeiras negociações, e os primeiros Ministros, que derao a conhecer na Europa ao Serenissimo Rey D. Joao IV. cujos negociados politicos, e os que se seguirao no seu glorioso reynado, nao pertencem tanto à Historia Genealogica, que sómente informa das acções, que o elevarao à herocidade, mostrando a justica da causa, com que soy acclamado pelos Tres Estados do Reyno, e as principaes acções, com que o seu valor segurou a Coroa, castigando a infidelidade dos que o mereciao, e tambem defendendo a hospitalidade dos Principes Palatinos Roberto, e Mauricio, General de Inglaterra, contra o poder da mesma Coroa, que o impugnava.

Nas Provincias se continuavao as prevenções para a desensa do Reyno com tanto cuidado, zelo, e valor, como depois mostrou o tempo. Havia ElRey roto a guerra com poucos Generaes experimentados, e menos Soldados veteranos, e salto o Reyno de dinheiro, munições, e armas, contra hum poderoso inimigo, a quem sobrava tudo, o

que a elle faltava. Era preciso, com prudente politica, nao se fiar de todos, nem menos mostrar, que desconsiava de alguns de seus Vassallos, de que se seguio confundiremse as resoluções, e perecerem alguns negocios. Porém he de admirar em hum Rev criado no retiro de Villa-Vicosa, com differentes exercicios, ver os acertos politicos, que manarao do seu governo, todos dignos de louvor, com que conseguio immortal memoria. Com a Rainha D. Luiza consultava os negocios de mayor importancia da Monarchia, porque o seu peito era o centro do segredo, e o seu prodigioso talento tao sublime, que entre os mayores combates, e infortunios, que depois experimentou, lhe brilhou sempre a prudencia, mostrando, que soube reynar para vencer, e vencer para reynar. Dos Ministros, de que El Rey se servia, e fazia mayor estimação, erao o Secretario de Estado Francisco de Lucena, e justamente merecida, porque além da intelligencia, e grandes experiencias, se ornava de huma perspicacia, que foy mais util para os negocios, do que para a sua conservação; e Antonio Paes Viegas, zelofissimo, e fidelissimo Secretario da Casa de Bragança, (depois o soy de Estado) de quem ElRey justamente fiava os mayores negocios, o qual com entendimento maduro, zelo, e amor, aconselhava a ElRey, inculcandolhe para os póstos, e lugares as pessoas de mayor prestimo, e capacidade: o qual escreveo em defensa da acclama-Tom. VII.

ção hum Manifesto, e hum livro dos Principios de Portugal em Castelhano, que se imprimio no anno de 1641, e soy universalmente estimado, e applaudido. Erão estes os que samiliarmente tratavão a ElRey. Entre os mais Ministros preseria ElRey justamente ao Arcebispo de Lisboa, e ao Capellão môr D. Alvaro da Costa, no qual não saltava destreza para manejar os negocios, quanto no outro sobejava synceridade. Favorecia tambem ElRey ao Visconde D. Lourenço de Lima, ao Bispo de Elvas D. Manoel da Cunha, e ao Conde Camereiro môr João Rodrigues de Sá, e depois com o

tempo se forao introduzindo outros.

A Duqueza de Mantua, que vivia no Mosteiro de Santos, para donde a passarao do Paço de Xabregas, porque se entendeo ficava mais retirada para communicar os animos duvidosos, e fomentar os que seguiao a sacção de Castella, o que em breve se veyo a conhecer; pois sem embargo de toda a cautella, ella havia sido a Authora das conspirações contra ElRey, que logo referiremos. Assim se resolveo o mandarse dizer à Duqueza, se preparasse para passar a Madrid, a que ella respondeo, que o faria depois, que tivesse reposta da Carta, que havia escrito a ElRey Catholico, e nao se lhe admittindo a replica, se lhe ordenou, se preparasse para partir, o que com effeito fez acompanhada de Luiz Gomes de Basto, Corregedor do Crime de Lisboa, e do Juiz do Crime Simao de Oliveira

da Costa, e da sua familia. Em Elvas a recebeo Martim Assonso de Mello, Governador das Armas, vindo-a esperar duas legoas da Cidade com a Cavallaria, Ossiciaes, e pessoas de distinção da Praça, observando todas as ceremonias, e respeitos devidos à sua pessoa; e na mesma sórma a acompanhou, quando partio para Badajoz; e assim se dispedio mais obrigada da cortezia dos Soldados, do que dos Ministros, que com imprudencia examinarão o seu sato, intentando, que na Alfandega pagasse direito, a que se oppoz Martim Assonso de Mello, obrigando-se elle, e Dom João da Costa à sua importancia; porém ElRey ordenou se nao fallasse nesta materia.

Nao tardou muito, que se nao descobrisse a conjuração, que contra ElRey se fabricava. Era o primeiro motor deste desordenado intento o Arcebispo Primaz D. Sebastiao de Mattos de Noronha, em quem concorria entendimento sagaz, animo intrepido, e liberalidade, com que facilitava as fuas opinioens, e vivia em profundo descontentamento: o que penetrando o povo, porque as paixoens da alma são de ordinario reveladas pelos sinaes exteriores, publicamente clamava contra a sua fidelidade. Já deixámos referido, que esta paixao começara naquella antiga queixa, que o Arcebispo, quando Bispo de Elvas, tivera del Rey sendo Duque de Bragança, no tempo das suas vodas, a qual conservada em hum coração altivo, e incitada de Tom. VII. T ii novos

novos motivos, andava como o ar violento nas entranhas da terra, acometendo a fahida, ainda que à custa de algum publico terremoto; não se lembrando, que depois daquelle successo, havia sido a intercessa del Rey a causa do seu melhoramento do Bispado de Elvas para o Arcebispado de Braga; e que depois de haver sobido ao throno, lhe havia feito tantos favores, que a nao ser tao obstinado o seu animo, bastariao para o moderar da cega paixao, com que seguia a dominação Castelhana. Assim introduzio nas pessoas, que lhe parecerao dispostas a feguir as suas maximas, ou por queixosas do governo, ou por dependentes de Castella, a pouca permanencia, que podia ter o novo reynado, por serem poucas as forças para resistir ao formidavel poder del Rey Catholico, que ameaçava fatal ruina a todos os que seguiao animosamente o novo governo.

O Marquez de Villa-Real D. Luiz de Menezes possuidor daquella grande Casa, que com o appellido de Noronha, e Menezes, conservava a sua varonia del Rey D. Henrique II. de Castella, e tinha o sangue del Rey D. Fernando de Portugal, o qual se nao dava interiormente por satisfeito da consança, que delle fazia El Rey D. Joao; porque vendo-se com annos aventajados entre os primeiros dos Grandes do Reyno, em nada se via preserido aos outros no Ministerio. Estava em Leiria quando El Rey soy acclamado, e nao se lhe havia participado

cipado o segredo, porque o seu talento nao lhe havia grangeado o credito, que elle imaginava merecia pelo seu alto nascimento. Era o Marquez facil em se persuadir, e assim se entregou todo à artificiosa industria do Arcebispo, com o qual este fabricou a sua ruina, e a da Casa do Marquez. Communicou este a seu silho D. Miguel de Noronha, Duque de Caminha, a sua queixa, e deliberação, o qual era dotado de animo nobre, e assaz moderado, e com mais valor, que fortuna, estranhou a seu pay a proposta, lembrandolhe o juramento, a que se obrigarao, e o quanto lhe seria mais glorioso sacrificarem as vidas pela liberdade da Patria, do que conservar a sua Casa gemendo no duro cativeiro de Castella. Persuadio o Arcebispo o mesmo delirio a seu sobrinho Ruy de Mattos, primeiro Conde de Armamar, e a D. Agos. tinho Manoel seu confidente, e a algumas outras pessoas, entre as quaes era a mais util aos seus intentos Pedro de Baeça, Thesoureiro da Alfandega, e homem de negocio, o qual, em serviço del-Rey Catholico, se offereceo assistir com grandes sommas de dinheiro, necessario a qualquer empreza.

He preciso saber, que já se sazia sospeitosa a sidelidade destes Grandes, porque Dom Duarte de Menezes, Conde de Tarouca, neto daquelle samoso Conde de Vianna, do seu proprio nome, era cunhado do Marquez de Villa-Real além de parente,

rente, e amigo, o qual estava provido no governo de Tangere, e D. Joao Soares de Alarcao, Mestre-Salla, no de Ceuta, antes da acclamação; e porque ElRey nao derogou merce alguma feita até este tempo por Castella, os mandou governar estas Pracas. Havendo recebido os dous Capitaens Generaes de Ceuta, e Tangere, as ordens necessarias, concertarao a fogida para Castella, que podiao livremente conseguir com o fim da jornada dos seus governos o fahirem do Reyno; porém como esta deliberação fosse tão grande, e convidassem a outros, he fama, que de todo este negoceado intervevo correspondencia com outros interessados do Marquez de Villa-Real, e Arcebispo, servindo-se para a negoceação desta machina da industria, e authoridade de Fr. Manoel de Macedo, Religioso Dominico, de grande discrição, e com grande applauso da Nobreza; o qual nao satisfeito com executar a sua commissão, passou adiante, persuadindo a outras pessoas de qualidade, e Senhores de boas Casas, os quaes por moços erao excessivamente resignados ao seu conselho, deixassem a Patria, e passassem a Castella.

Forao estes D. Pedro Mascarenhas, Veador del Rey, silho herdeiro do Marquez de Montalvao, e seu irmao D. Jeronymo Mascarenhas, já Sacerdote, e Deputado da Mesa da Consciencia, e Ordens, Ministro já acreditado por talento, e letras, como depois mostrarao melhor os seus Escritos, do

D. Francisco Manoel, Tacito Portug. M. S. liv.5.

que entao a eleição da sua ausencia, em que viveo tao conforme, que ainda depois da paz se mostrou ingrato à Patria, conseguindo naquella Corte grandes lugares. Erao os outros D. Lopo da Cunha, Senhor de Assentar, e seu filho unico herdeiro D. Pedro da Cunha, ao qual por qualidade, e partes nao podiao tardar muito em Portugal os lugares, que esperava; e Luiz da Sylva, proprietario do grande officio de Regedor das Justiças de Portugal, filho de Lourenço da Sylva, que por cego nao exercitava a occupação de Regedor, para que o filho esperava a idade: Todos estes, com applausos dos conjurados, puzerao em effeito, nao sem risco, a sua fogida quasi à vista do povo, que os seguia no navio, que levava os Governadores de Tangere, e Ceuta, que com largas familias, mal aconfelhados, deixavao a Patria para sempre. Entrarao em Gibaltar, e juntos partirao de Sevilha para Madrid, donde forao recebidos com todas aquellas demonstrações, que pedia a refolução, que tomarão em beneficio da Coroa de Castella, e em offensa da Patria: porém o tempo lhes mostrou, que se nao rendia Portugal a poucos lances, como elles diziao, e que difficultosa lhe seria a restituição das suas Casas, de que nunca tiverao recompensa.

Forao terriveis os effeitos, que produzio aquelle desconcerto, porque entendendo-se, que D. Francisca de Vilhena, Marqueza de Montalvao, may de D. Pedro, e D. Jeronymo Mascarenhas, tivera

noticia

noticia da fogida de seus filhos, mandoulhe ElRey pôr guardas em sua casa, e forao seus criados prezos, e sendo examinados, nao lhe achando culpa. forao foltos: porém a Marqueza, que aos indicios accrescentava palavras contra o decóro Real, sov remettida preza ao Castello de Arrayolos: sendo toda esta desordem, a que arruinou com satal desgraça ao Marquez de Montalvao, que tanta fidelidade havia mostrado no Brasil, o qual foy deposto do governo, que com innocencia entregou aos successores, que prezo o remetterao ao Revno, por se dizer, que os seus o persuadiao entregas. se o Estado do Brasil às Armas Castelhanas, que sedo chegariao em seu soccorro. Da mesma sorte foy prezo Fr. Manoel de Macedo, e depois de rigorosa prizao, porque nenhum privilegio isenta o abominavel crime da traição, passados alguns annos o embarcarao para a India, e acabou a vida em Angola, arrependido do seu desatino. Tambem forao prezos Lourenço da Sylva, e sua mulher D. Maria de Vilhena, e soltos, passado algum tempo, por constar ignorarem a resolução de seu filho Luiz da Sylva, ao qual ElRey D. Filippe fez Conde de Vagos, e Mestre de Campo de Infantaria em Catalunha, e no soccorro de Lerida foy morto no anno de 1646. Seguirao logo este mesmo desacordo D. Francisco de Menezes, Alcaide môr de Proença, onde assistia, a quem chamarao o Barrabás, e Pedro Gomes de Abreu, Senhor de Rega-

Regalados. Requereo o Procurador da Coroa, que fossem citados por Edictos todos os que haviao passado a Castella, o que se executou: e sendo passado os termos, e seitas as diligencias escritas nas Leys, forao declarados por incursos no crime de

leza Magestade, e confiscados os seus bens.

Muitas occasioens haviao dado ao sentimento del Rey aquelles, que agora se mostravao descontentes, tomando este pretexto para lhe sazerem novos deserviços; e parecendolhes, que já seriao manifestos os seus designios na Coroa de Castella, tratarao de os por por obra. Alguns politicos, ou cegamente piedosos, se persuadirao a nao serem estes os principios desta conjuração; porém facil he de interpretar, e de conhecer qualquer acçao regulada pelos primeiros successos, e ainda mais quando estes se lhe seguem como infallivel consequencia: pelo que parece injuria, e nao piedade, querer enfeitar os procedimentos dos criminosos com suppor, nao tanto a malicia, como o temor, nos cumplices da conjuração; porque diziao ferem muitos dos interessados de animo tao socegado, que se considerassem seguro o novo reynado, se consormariao com a fortuna presente; porém tendo por certo a perda, e nao menos o favor do Rey antigo, no caso de se opporem ao novo Rey, queriao antes porse nos perigos da contingencia com a firme esperança do premio seguro.

Havia Pedro de Baeça communicado, o que Tom.VII. U tinha

tinha passado com o Arcebispo a Luiz Pereira de Barros, Contador da Fazenda, o qual havia sido favorecido de Miguel de Vasconcellos, e já arguido de ter correspondencia em Castella, pelo que fora prezo, e em breves dias folto, por justificar a sua innocencia. Porém Luiz Pereira, que mostrou a Pedro de Baeça se havia persuadido, passados poucos dias deu conta a ElRey da conjuração, e antes de o fazer buscou a Pedro de Baeca, e lhe disse, que elle reflectindo no que elle lhe referira, e considerando a importancia da empreza, se nao resolvia a entrar nella sem primeiro saber os nomes dos conjurados, e o modo com que se dispunha a facçao. Elle lhe respondeo, que erao o Marquez de Villa-Real, seu silho o Duque de Caminha, o Inquisidor Geral, o Arcebispo de Braga, seu sobrinho o Conde de Armamar, D. Agostinho Manoel de Vasconcellos, e outras muitas pessoas, e que a ordem para a execução se esperava de Madrid: todas estas noticias declarou Luiz Pereira a ElRey, dandolhe individual conta de tudo o que passara com Pedro de Baeça. ElRey lhe ordenou, que fosse a casa de Antonio Paes Viegas, e que por escrito lhe referisse tudo quanto lhe havia repetido: assim o sez Luiz Pereira, a quem ElRey remunerou a sua fidelidade com huma grande Commenda. Esta soy a primeira noticia, que ElRey teve da conjuração, depois se seguirao outras testemunhas, que se examinarao, e se averiguarao juridicamente, como

como foy Manoel da Sylva Mascarenhas, a quem o communicou Manoel de Vasconcellos, o que elle resoluto estranhou, e obrigou a que logo o partici-

passe a ElRey, o que com esseito sez.

Era chegado à Corte o Conde de Vimioso, já desobrigado do governo das Armas de Alentejo, em que lhe succedeo Mathias de Albuquerque, o qual visitando ao Arcebispo, se deliberou este a tentarlne o seu sidelissimo coração, tal vez por imaginar ao Conde queixoso de se lhe haver tirado o governo de Alentejo, se persuadio, se arrojaria a ser parcial do seu designio. Entrou-se à pratica como Ministros, porque ambos erao do Conselho de Estado, e houve lugar de fallarem na fórma da defensa, e a pouca esperança, que havia em Portugal para resistir a Castella, e assim o pertendeo induzir a desesperar da conservação. Nesta fórma declamando o miseravel estado, em que se viao, lhe declarou o Arcebispo toda a machina, que havia ordido, ponderando os nomes dos conjurados, e accrescentando outros, que o nao erao, cavilaçao tao prejudicial, que deu motivo a se prenderem muitas pessoas sem culpa. O Conde, em quem o brio competia com o valor, revestido de prudencia rebateo a colera, que lhe causou tao es. candalosa pratica, e se despedio, e artificiosamente usou de palavras geraes para se separar do Arcebispo, a quem o respeito da Dignidade, e dos annos nao davao lugar a outra cousa; e deu logo Tom. VII. U ii

conta a ElRey, cujo coração ornado de grande valor, e prudencia, sentia, que houvesse Vassallos no seu Reyno tao cegamente precipitados, que se resolviao a trocar a gloria de se defenderem dos Castelhanos pela tyrannia do seu governo. E sendo denunciados Pedro de Baeça, Belchior Correa da Franca, e Diogo Brito Nabo, e depois de juridicamente ser provado o seu crime, se mandarao prender os tres denunciados, que depois pelas suas consissoens concordou tudo com o que Luiz Pereira de Barros havia deposto, e tomou ElRey

nesta materia a ultima resolução.

No dia 28 de Julho determinou de ver fazer exercicio aos quatro Terços das Ordenanças, para o que mandou se formassem nas principaes praças da Cidade. Fezse aviso à Corte, que naquella tarde, que era Domingo, fosse ao Paço para acompanhar a ElRey, e juntamente aos Conselheiros de Estado, para que às tres horas da tarde se achassem no Conselho. O Marquez de Villa-Real, a quem a propria consciencia accusava, se penetrou com as prizoens referidas, e ainda mais da admoeftação de seu filho; e tal vez arrependido, sahindo ElRey aquella mesma manhãa da Tribuna de ouvir Missa, lhe disse, que o zelo, que tinha do seu serviço, nao sofria dilatarlhe materias muy importantes, que lhe queria praticar. ElRey revestido de Magestade, com admiravel prudencia, sem a menor sombra de perturbação, lhe respondeo, que às

às tres horas viesse ao Conselho de Estado. Assim o fez o Marquez, e sobindo a escada do Paço achou ao Porteiro môr, que o encaminhou ao aposento, onde estava Thomé de Sousa, o qual tanto, que o Marquez entrou, lhe disse, que ElRey ordenara, que o prendesse. Perturbado, sem replica, entregou a espada. Dom Rodrigo de Menezes, irmão do Conde de Cantanhede, e naquelle tempo Desembargador do Paço, prendeo na mesma fórma ao Arcebispo de Braga; D. Pedro de Menezes, depois Bispo eleito do Porto, prendeo ao Bispo Inquisidor Geral, tambem pela mesma maneira; a prizao do Duque de Caminha se encarregou a Pedro de Mendoça, e a Antonio de Saldanha, que o esperavao antes, que chegasse às escadas do Paço; e sem lhe darem lugar, a que se apeasse, se meterao no mesmo coche, em que vinha, e o levarao à Torre de Belem, que governava Antonio de Saldanha.

No mesmo dia, e hora fora prezos em suas casas, e logo levados a disferentes Torres, Nuno de Mendoça, Conde de Val de Reys, e Lourenço Pires de Carvalho na Torre de Belém; na de S. Filippe de Setuval D. Antonio de Ataide, Conde da Castanheira; na de Outa Gonçalo Pires de Carvalho, Provedor das Obras do Paço; na Fortaleza de Cascaes Antonio de Mendoça, Commissario Geral da Bulla da Cruzada; no Castello de Lisboa Ruy de Mattos de Noronha, Conde de Arma-

Armamar; no Mosteiro de Belem, e depois passado para a Torre, Fr. Luiz de Mello, Religioso dos Eremitas de Santo Agostinho, Bispo eleito de Malaca, parente do Arcebispo de Braga; nas cadeas do Limoeiro prenderao a Paulo de Carvalho. Vereador da Camera, e seu irmao Sebastiao de Carvalho, ambos Desembargadores da Casa da Supplicação; Luiz de Abreu de Freitas, Escrivão da Camera del Rey, Jorge Fernandes de Elvas, que havia poucos dias antes passado de Castella a este Reyno; Diogo Rodrigues Lisboa, Jorge Gomes de Alemo seu filho, e Simao de Souta Serrao, todos tres homens de negocio de grandes cabedaes; Christovao Cogominho, Guarda môr da Torre do Tombo, Manoel Valente, Escrivao da Camera de Setuval, e Antonio Correa, Escrivao mayor da Secretaria de Estado. No dia seguinte prenderao no Limoeiro a D. Agostinho Manoel, e do caminho de Coimbra para Braga trouxerao prezo à Torre de Belem ao Bispo de Martyria Dom Francisco de Faria, que fora Provisor do Arcebispo em Elvas, e era seu Coadjutor em Braga. Nesta tormenta padeceo tambem Mathias de Albuguerque por muy leves indicios, e por mal entendidas, e peyor executadas as ordens delRey, o levou Manoel Lobo da Sylva a Setuval para o Castello de Outao, aonde as vozes do povo desordenadamente o perseguiao, o que sabendo El Rey, o mandou mudar para Belem. Nos mesmos dias prenderao pelos mesmos

mos indicios, na Torre de S. Giao, ao Padre Joao da Resurreição, Geral da Congregação de S. João Euangelista, a que chamão vulgarmente dos Lo-

yos.

Tanto, que ElRey teve aviso, de que se haviao feito as prizoens, fahio magestoso com semblante trifte a huma cafa, onde a Corte toda o efperava, à qual manifestou o sentimento, com que procedera contra os conjurados, mostrando com solidas razoens a justiça, com que passara àquella demonstração; affirmando com expressoens synceras, que tratar da segurança do Reyno era mais, que amor da vida, amor de seus Vassallos, que o haviao buscado para defensa, e liberdade da Patria. E sendo de todos approvada a sua resolução, mostrarao a satisfação, que recebiao do que naquelle dia determinara. Recolheo-se ElRey, e espalhando-se pelo povo a noticia das prizoens, se alterou contra os Fidalgos, que com difficuldade se recolherao a suas casas, os que sahirao do Paço.

ElRey, que obrava com prudencia, querendo manifestar a equidade da sua justiça, mandou sixar Editaes nas portas da Cidade, que referia o o
grande sentimento, que lhe custara o haver de
mandar proceder contra os que estava o prezos;
mas que a saude publica se antepunha à sua vontade, que era de sazer merce a todos: ordenando,
que com socego se aguardasse a resolução, que havia tomado, segurando era ajustada com as obri-

gações

gações da justica; e se por ventura contra esta ordem se levantasse algum rumor, ou succedesse alguma inquietação no povo, se daria por tao mal servido, que mandaria severamente punir os culpados, que alterassem o repouso do Reyno. Socegou-se o povo com este Edital da desordenada furia, com que insultava aos Fidalgos, que passavao pelas ruas. Os Prégadores dos Pulpitos concorrerao tambem muito ao seu socego, exhortando-os à uniao, mostrando os perniciosos esfeitos do contrario. E ainda luzio mais a benignidade del Rey, mandando fixar nos lugares publicos fegundo Edital, declarando, que perdoava o delicto de qualquer pessoa, que diante dos Juizes nomeados manifestasse a noticia, que houvesse tido da conjuração. Servio a muitos comprehendidos este indulto, os quaes fizerao mayor a prova, dos que depois se castigarao.

Forao processados brevemente, observadas todas as regras do Direito, os culpados, os quaes attonitos com o subito golpe, que os ameaçava, escreverao diversas Cartas a EiRey, entendendo, que sem manisestação da verdade se não tomaria a ultima resolução em causa tão grande; toda a sua industria puzerao em desculpar a tenção, confessando a obra, com que assim forao os primeiros, que assimarão na sentença da sua morte. Mandarão os Juizes dizer aos reos allegassem a sua justiça no prazo de tres dias. O Marquez de Villa-Real,

Real, o Duque de Caminha, e o Conde de Armamar, declinarao para a Mesa da Consciencia, por serem Cavalleiros professos da Ordem de Christo; porém em 23 de Agosto os relaxarao à Justiça secular por lhe ser provado o crime de lesa Magestade da primeira cabeça. Erao os Ministros da Mesa D. Leao de Noronha, Francisco Lopes de Barros, Estevao Fuzeiro, e Simao Torresao Coelho. O Procurador da Coroa Thomé Pinheiro da Veiga offereceo contra todos os reos hum Libello, para dentro em tres dias responderem consorme a Ley do Reyno. Finalmente se ajuntarao na Relação os Ministros nomeados para tentenciarem aos convencidos no dia 26 de Agosto, os quaes forao os Doutores Francisco Lopes de Barros, Juiz Relator, Francisco de Mesquita, Pedro de Castro, Gregorio Mascarenhas Homem, André Velho da Fonseca, Corregedor do Crime da Corte, Francisco de Almeida Cabral, Valentim da Costa de Lemos, Fernao de Mattos de Carvalhosa, Margal Casado Sacome, Duarte Alvares de Abreu, Fernao Cabral, Chanceller mor, e Joao Pinheiro, Defembargador do Paço. ElRey querendo mostrar, que a sua benignidade justificava em tudo o seu Real animo em huma causa tao importante, mandou hum Decreto, em que nomeava seis Fidalgos adjuntos nas sentenças do Marquez de Villa-Real, Duque de Caminha, e Conde de Armamor: forao estes Pedro de Mendoça Furtado, Fernao Telles Tom. VII.  $\mathbf{X}$ de

de Menezes, D. Pedro de Alcaçova, D. Miguel de Almeida, Henrique Correa da Sylva, e Antonio Telles de Menezes; e dando-se os tres ultimos por suspeitos, se nomearao no seu lugar Pedro da Cunha, Tristao da Cunha, e Pedro da Cunha, Veador da Rainha. Juntos todos os Juizes nomeados, sentencearao à morte ao Marquez de Villa-Real, ao Duque de Caminha, e ao Conde de Armamar. Na tarde do mesmo dia, os Desembargadores nomeados, sem os adjuntos, condemnarao a que fosse degollado D. Agostinho Manoel, e que fossem arrastados, e enforcados, em forca mais alta do costumado, Pedro de Baeça, Belchior Correa da Franca, Diogo de Brito Nabo, e Manoel Valente. Christovao Cogominho foy remettido ao Juizo Ecclesiastico, e depois à Mesa da Consciencia; porém havendolhe mostrado nao lhe valerem os privilegios, elle, e Antonio Correa forao os ultimos, que enforcarao a 9 de Setembro defronte do Limoeiro.

No dia 29 de Agosto de 1641 na Praça do Rocio appareceo hum theatro, onde se puzerao quatro cadeiras, a do Duque sobre tres degraos, a do Marquez com dous, a do Conde com hum fó, e no pavimento a de D. Agostinho Manoel, buscando a vaidade humana distinções ainda na fatalidade de huma morte criminosa. Depois da huma hora se deu principio à execução, e forao degollados, e ao mesmo tempo padecerao em disferentes

forcas

forcas os acima referidos, sendo castigados com mais espanto, que lastima dos circunstantes; porque o povo, approvando o castigo, gritou: Viva ElRev D. Ioao. Ficarao no theatro os corpos dos quatro degollados até à meya noite, que a Tumba da Misericordia os levou à Igreja de Nossa Senhora dos Remedios dos Carmelitas Descalços. Contava o Marquez cincoenta e dous annos, o Duque seu filho vinte e sete, o Conde de Armamar vinte e quatro, D. Agostinho Manoel cincoenta e oito. Este tragico successo deu sim à Casa do Marquez de Villa-Real, huma das mayores de Portugal, pela origem, grandeza, e authoridade, com que se havia conservado por mais de dous seculos, nao ficando successão ao Duque de Caminha, a quem pareceo, como alguns dos Juizes entenderao, que podia livrar do ultimo supplicio pela culpa, que só tinha de nao accusar a seu pay. Sua irmãa Dona Maria Brites de Menezes, casada com D. Pedro Portocarrero, VII. Conde de Medelhim, que nao era Grande, ainda que dos mayores de Hespanha, tomou os titulos de Duqueza de Caminha, e Marqueza de Villa-Real, e seu marido, em razao delles, se cobrio Grande da primeira classe, e depois da paz pertenderao a successão da Casa de Villa-Real para seu filho D. Pedro Lugardo de Menezes, que foy VIII. Conde de Medelhim, Reposteiro môr del Rey, e Gentil-homem de sua Camera. No dia das execuções sahio ElRey de luto à Tom. VII. Xii cafa,

casa, em que assistia toda a Nobreza, e com eloquencia, e gravidade, manifestou em breves palavras o seu grande sentimento, e qual era a sua jus-

tiça.

ElRey, que com moderação mostrou castigar o delicto, e nao a queixa, lhe pareceo, se devia logo deferir aos mais criminosos, examinando-se as culpas dos que se achavao prezos, e não se achando fundamento, forao todos foltos, ainda que em diversos tempos. Sahirao da prizao os Condes da Castanheira, e Val de Reys, e Gonçalo Pires de Carvalho; e seu filho Lourenco Pires tivera o mesmo successo senao morrera na prizao; Antonio de Mendoça foy mandado passar da Torre de S. Giao para o Mosteiro da Trindade de Santarem, sendo restituido aos seus cargos; Mathias de Albuquerque foy folto, e admittido logo à presença delRey, a quem queixoso disse: Tem V. Magestade aos seus pes o mais leal Vossallo, que pode desejar; a que El. Rey benigno respondeo, que estava inteirado da sua innocencia, e com vontade de lhe fazer muita merce, o que brevemente se veyo a verificar. O Arcebispo, e o Inquisidor Geral estiveras prezos nas casas interiores do Forte do Paço, de donde os pasfarao para a Torre de Belem, e na de S. Giao veyo a falecer o Arcebispo, arrependido de haver tao cegamente feguido a fem razao daquella idéa. O Inquisidor Geral soy solto a 5 de Fevereiro de 1643, e restituido logo aos seus lugares; o Bispo de Martyria,

tyria, depois de estar muitos annos na Torre de Belem, o passara o mosteiro de S. Vicente de Conegos Regrantes, onde acabou a vida. Finalmente ElRey segurou a vida, e o Reyno, conseguindo applausos de prudente, e justo, igualmente dos naturaes, que dos Estrangeiros. Os Castelhanos discursando no modo do castigo, desconsiarao da Conquista de Portugal, dizendo, que El-Rey D. Joao se nao empenhara com tanta resolução a castigar pessoas tao grandes, se duvidara da obediencia, e sidelidade dos seus Vassallos.

No dia 7 de Agosto entrou no Porto de Lisboa a Armada de França, que se compunha de vinte naos, de que era General o Marquez de Brezê, sobrinho do Cardeal de Rechilieu, e herdeiro da sua Casa, o qual vinha revestido do caracter de Embaixador delRey Christianissimo, para dar os parabens da fua exaltação ao throno a ElRey D. Joao. Teve logo audiencia, à qual entrou conduzido pelo Conde de Vimioso, que em hum bergantim bem adereçado o havia ido buscar. Recebeo ElRey ao Marquez com magnifico apparato, e com todas aquellas demonstrações de agrado, que podia dispensar a Magestade. Depois teve audiencia da Rainha, e do Principe D. Theodosio: recolheo-se o Marquez outra vez abordo da Armada, recusando o aposento, que se lhe havia magnificamente preparado no Paço da Corte Real. El-Rey lhe mandou hum grande refresco. Encorporou-se

rou-se a Armada de França com a Portugueza, que mandava Antonio Telles de Menezes, que chegando de governar a India, na mesma noite sobio a beijar a mao a ElRey, que o fez General da sua Armada, de que era Almirante Fernao da Sylveira irmão do Conde de Sarzedas. Conflava a Armada de treze navios, cinco muy possantes, e os mais ainda que pequenos, bem aprestados, e capazes de peleija. Era o intento, com que sahirao as duas Armadas, e a de Hollanda, que se esperava brevemente, interpender a Cidade de Cadiz na Costa de Andaluzia; porque o Cardeal de Richilieu era de parecer, que a guerra a sentissem primeiro os inimigos del Rey, que os seus Vassalles: porém aquella Praça bem preparada, e defendida, fez desvanecer a empreza.

Pouco depois a 10 de Setembro chegou a outra Armada auxiliar de Hollanda, igual à Franceza em numero de navios, e nao na Nobreza, e galhardia dos aventureiros Francezes, de grande qualidade, e Soldados de estimação, que sicarao servindo neste Reyno. Della era General Adriano Gylsels, Soldado de grande valor, e experiencia, que na India havia cedido a Antonio Telles de Menezes, de quem soy vencido em huma batalha naval, e trazia titulo de Embaixador dos Estados. Deulhe El Rey audiencia, e soy conduzido pelo Barao de Alvito, e se recolheo à Armada, o qual sabendo da anticipação da jornada da nossa Armada, e France-

za, procurou ir ser seu companheiro nella, e navegando ao Cabo de S. Vicente, chegou à vista de Cadiz, e nao encontrando já as duas Armadas, voltou ao mesmo Cabo, donde sez aviso a ElRey, de que determinava esperar os galeoens da prata, que por Novembro cottumavão buscar aquelle mar, pedindo a Sua Magestade quizesse mandar engrossar a sua Armada com alguns navios da nossa. Quando chegou este aviso já a Armada Portugueza havia ancorado no rio de Lisboa; porém ElRey querendo contemporisar com os Hollandezes, lhe mandou quatro navios, e por Cabo a Ruy de Brito Falcao, o qual fahindo a 11 de Outubro, no mesmo dia tomou hum navio mercante Inglez, que os Mouros haviao tomado, carregado de ferro, e levavao para Salé: no outro dia encontrou o navio dos Mouros, que rendera ao Inglez, e lhe deu caça, obrigando-o a dar à costa; e seguindo a fua derrota chegou ao Cabo de S. Vicente, e nao achando a Armada Hollandeza, informado do caminho, que tinha feito, tomou a mesma derrota; e gastando vinte e nove dias, a nao pode encontrar, e recolhendo-se a Lisboa, já a achou refazendo-se do damno, que havia recebido do encontro, que tivera com a Armada Castelhana. Deteve-se a Armada de Hollanda no Porto de Lisboa até Janeiro do anno seguinte de 1642, tempo, em que voltou para Hollanda. ElRey mandou dar ao General huma cadea de ouro com hum anel de diamantes.

mantes, e ao Almirante outra, e outro anel de igual valor, e do mesmo seitio, e a cada hum dos Capitães da Armada huma cadea com o seu retrato em huma medalha de ouro.

Achavaő-se em Carthagena de Indias algumas reliquias da poderosa Armada, com que o Conde da Torre passou à America em demanda da Conquista de Pernambuco, e na violenta divisao da. quella Armada, os melhor livrados forao aquelles navios, que tomarao o porto de Carthagena. E constando a ElRey, que Dom Rodrigo Lobo, General da Armada, que se mandara ao Brasil, havia chegado ao mesmo porto derrotado de hum temporal, e que com elle hia embarcado o Conde de Castello-Melhor Joao Rodrigues de Vasconcellos, e outros Fidalgos dignos de toda a estimação, se resolveo a fazerlhe aviso, manifestandolhe a sua exaltação, e posse do Reyno, encarregandolhe, do modo possivel, voltassem ao Reyno com todo o poder, de que estavao encarregados, para que como bons Vassallos pudessem chegar a tempo, a ser participantes da defensa, e conservação da Patria.

O Conde de Castello-Melhor, que por sua condição, bondade, e boas partes, era a quem todos obedeciao, se via cercado de parentes, e amigos de grande valor, obedecido dos Officiaes peritos, e applaudido de tres mil Soldados Portuguezes, intentou huma tao heroica acção, que ainda não conseguida lhe será eternamente gloriosa; e

foy

foy a de querer ganhar os galeoens de prata, que de Porto Bello para Carthagena conduzia Francisco Dias Pimenta, e entrar com elles em Lisboa; desta accao diz o Conde da Ericeira na sua estimada Historia: Que de toda a prata, que dos galeoens Ericeira, Portug. Ref-trouxessem, seria pouco para lhe fabricarem Estatuas. pag. 175. Esta idéa já proxima ao esseito, sem que por algum respeito parecesse duvidosa a sua execução, se frustrou com universal perigo de todos os Portuguezes, que alli se achavao; porque fallando Pedro Jaques de Magalhaens com hum Capitao de tres, que estava alojados, para que entrassem na facçao, elles o revelarao ao Governador, e Ministros Castelhanos, a quem sendo o trato descoberto. procedeo a prizao contra o Conde, e Pedro Jaques, e seus confidentes, que todos forao asperamente atormentados com tratos, que a constancia venceo, negando tudo o de que os arguiao, com tanto valor, que mostrava bem prevenido, o que emprendiao. Sem embargo dos defeitos da prova, pela negação dos reos no tormento, foy Pedro Jaques sentenceado a dez annos de degredo fóra de Carthagena, e seu destricto, e tanto, que se lhe offereceo occasiao, passou a Cadiz, e desta Cidade a Lisboa, na qual ElRey lhe fez merce de huna Commenda, e depois cheyo de serviços occupou grandes póstos. O Conde de Castello-Melhor, que foy prezo no Castello de S. Filippe, e procedendo contra elle o Auditor da Armada com dous Ouvi-Tom. VII. Y dores

dores por adjuntos, o sentencearao à morte, condemnando-o primeiro a levar tratos, de cuja sentença appellou o Conde, mostrando a nullidade na grandeza das prerogativas do titulo por falta de jurisdicção: e não valendo a razão contra a violencia, fizerao despir o Conde, e lhe derao sete tratos com o mayor rigor, que excogitou a malicia naquella occasiao; porém o Conde os sofreo com tanta constancia, que nao pronunciou outra palavra mais, que a com que implorava o foccorro Divino. Os Juizes reconhecendo a falta de poder para o sentencearem, lhe aceitarao a appellação, e permittindo a Jorge Furtado a levasse a Madrid, em que elle trabalhou com toda a diligencia pela sua liberdade, e depois delle a conseguir, se passou a Inglaterra, e de Londres a Portugal. O Conde, ainda mal convalecido das feridas, intentou levantaise com o Castello, em que o haviao segurado, mas por falta de meyos se desvaneceo a empreza, e depois por modo estranho sahio da prizao com alguns Soldados (de que se fiava) para o navio, que ElRey de Portugal lhe mandara, o qual depois cahindo em mãos de Cossarios, elle os reduzio a ferem o meyo da sua liberdade: e havendo experimentado todos os desvarios de repetidos infortunios, entrou em Lisboa, e foy recebido delRey com todas as demonstrações de honra, de que o seu merecimento o havia seito acredor, e lhe sez merce do titulo de Conde em duas vidas mais, e

as mesmas nos bens da Coroa, e Ordens, e huma Commenda, e o nomeou do Conselho de Guerra, e Governador das Armas da Provincia do Minho, onde com novos serviços conseguio honrado nome; e premiando igualmente, conforme a sua categoria, a todos os que tiverao parte na liberdade do Conde, deu ao Capitao Hollandez seis mil cruzados, e huma cadea de ouro com huma medalha com o seu retrato, e o Conde, e a Condessa jo-

yas, e outros presentes de valor.

Bem quizera ElRey, e Ministros de Castella, se achassem as suas Armas em tal estado, que de subito se convertessem contra Portugal, julgando utilissima a pressa, mas ella nao lhe era menos impossivel, que conveniente. O Exercito, que em Hespanha se havia levantado com tanto damno, como se outro inimigo o fizesse, se occupava na reducção de Catalunha; porque esta guerra, que no principio fora voluntaria, já era precifa; porque os Francezes nao perdendo occasiao alguma contra os seus emulos, nao tanto haviao acodido à defensa dos Catalaens, quanto a cobrar o Condado de Roselhon unido àquelle Principado. Em Flandes havendo também occupado os Francezes opulentas Cidades, e os Hollandezes não menos afortunados davao com as suas operações calor às Armas Francezas: com tudo juntarao os Castelhanos gente capaz de guarnecer as suas Fronteiras.

Tom. VII.

Nao era a guerra igualmente grata a todos os Hespanhoes. Aos Grandes, porque alguns delles sendo interessados com o sangue del Rey, e da Rainha de Portugal, nao desprazia interiormente a sua elevação: e tal vez a todos pela conveniencia de ter por tao visinho hum Rey Catholico de quem se valessem naquelles casos, que a fortuna traz

comfigo mayores aos mayores.

O Conde de Monte-Rey, que de Vice-Rey de Napoles não havia muito, que descançava na presidencia de Indias, soy nomeado Governador das Armas de Castella, e assistia em Merida, distante de Badajoz nove legoas, que governava o Marquez de Toral. Foy o primeiro movimento das Armas Castelhanas contra Olivença, que desendendo-se com valor, obrigou ao Conde de Monte-Rey a retirarse, vendo que achava mayor opposição, do que suppunha, custandolhe o intento duzentos homens mortos, e feridos, em que entravao Officiaes de importancia. Depois conseguirao as nossas Armas com felicidade diversas acções, e emprezas, de sorte, que em quasi todas as partes se viao as bandeiras Portuguezas vitoriosas, não só na Provincia de Alentejo, mas na Beira Fernao Telles de Menezes, que succedera a D. Alvaro de Abranches, ganhou o Castello de Goardao, e conseguio no seu governo reputação em diversas emprezas, com que sez respeitadas as Armas, que mandava; Ruy de Figueiredo na Provincia de Traz dos

dos Montes, entrando pelo Reyno de Leao, ganhou diversos Lugares, saqueou outros, e depois no de Galliza, onde se apoderou das Villas de Vimbra, e Tamaguelos, e queimando diversas Aldeas, se recolheo não menos rico de opinião, que os Soldados de despojos. D. Gastao Coutinho, que obrava com valor, e sorte semelhante, sez diversas entradas por Galliza, destruindo os inimigos com tao valerosa resolução, que ficando em proverbio, durará sempre a gloria, que nesta Provincia conseguio, fazendo temidas, e respeitadas as bandeiras do

seu Rev.

No Algarve, por occasiao do terreno, se obrava menos, que nas outras fronteiras: com tudo de huma bataria opposta ao quartel de Alcoutim, foy mortalmente ferido o Mestre de Campo D. Francisco de Castellobranco, de sorte, que o precisou a huma tao larga cura, que he digna de se escrever. Durou esta cura tres annos, e tantos o perigo da vida; porém Deos pagando a universal compaixão de D. Joao de Castellobranco seu pay, que com igual piedade soccorria a todos os necessitados, lhe assegurou a vida com aquelle remedio santo da esmola, de que elle foy muy observante; e seu filho vivendo veyo, fendo fegundo, a fer successor da Casa, e depois Conde de Redondo, e saleceo no anno de 1686.

Erao grandes as despezas, que fazia a guerra, e curtos os meyos, que se estabelecerao nas primei1642, impressas em 1645.

Cortes do anno de ras Cortes para a sua subsistencia: o que considerado, se convocarao segundas, que se celebrarao a 18 de Setembro do anno de 1642 na falla dos Tudescos com as ceremonias costumadas. Ajuntaraose os Tres Estados do Reyno, o da Nobreza em Santo Eloy, o Ecclesiastico em S. Domingos, e o dos Póvos em S. Francisco. Era a proposta, que ElRey mandou fazer, que os vinte mil Infantes, e quatro mil Cavallos, que erao necessarios para defender as Fronteiras do Reyno, se nao podiao sustentar com menos de dous milhoens, e quatrocentos mil cruzados, e que para esta quantia se apontassem os meyos mais suaves para se tirarem do Reyno. Forao varias as consultas, e finalmente concordarao, que as decimas era o tributo mais conveniente, e igual, em que todos entravao com proporção; e depois de disputada em disferentes conferencias esta materia, concordarao os Tres Estados no tributo dos dous milhoens, e quatrocentos mil cruzados para as despezas da guerra.

Por este tempo formou o Conde Duque huma Junta, a que deu o titulo de Intelligencias Secretas, com tanta estimação, que lhe chamava o seu Esquadrao, do qual vivia tao satisfeito, que muitas vezes affirmou, que com elle havia de conquistar a Portugal primeiro, que com os Exercitos do seu Principe: e como no Mundo nao faltao malevolos, nao faltarao calumnias contra os innocentes, porque se promettiao grandes premios aos que

desco-

descobrissem qualquer obra de infidelidade, e soy Providencia nao perecerem todos. Assim se virao injustas prizoens, e ainda que nao tragicas, muy penotas. D. Francisco Mascarenhas, que havia sido Vice-Rey da India, e Conselheiro de Estado na Corte, e D. Joao de Menezes, já graduado com ter já fido Governador da Ilha da Madeira por El-Rev D. Filippe, forao prezos na Cadea publica, fahindo de Madrid vindo para Lisboa, mais resolutos, que acautelados; Alvaro de Sousa filho de Gaspar de Sousa, Conselheiro de Estado, soy recluso em grande segredo; Affonso de Lucena filho do Secretario de Estado de Portugal, desappareceo aos olhos da Corte; semelhante violencia chegou às mayores pessoas, e outras de inferior fortuna, alcançando a todas a desgraça. Porém como com este meyo nao se satisfazia a vingança, nem a restauração do Reyno, foy logo reprovado dos melhores Ministros, aos quaes se fazia penosa a carga de tantos Portuguezes, e alguns tao grandes, sem meyo algum para se sustentarem, o que havia de ser à custa da fazenda Castelhena, para assim animarem os Portuguezes.

Determinou-se, que das sazendas, que muitos dos que estava em Portugal tinha naquelles Reynos, se sizesse hum computo, e que mandando-as ElRey cobrar por Ministros seus, se repartisse o rendimento pelos Portuguezes, que elles nomeava fieis, que se achava na Corte; e que a sazene

da Real supprisse a falta daquelles effeitos. Assim se poz em execução, acodindo aos Titulos, Fidalgos, e Nobres, cada mez com suas pensoens proporcionadas, que não passavão de oitenta mil reis aos Grandes, e mayores, nem aos insimos desciao de seis: porém este soccorro brevemente começou a ser incerto, e pouco depois faltou pela difficuldade, que se experimentava na empreza do Reyno.

ElRey D. Joao em Lisboa tinha mandado tambem alimentar aos Ministros Castelhanos, de que alguns se excusarao, nao com menor vaidade, que incommodo. Porém consideradas algumas razoens, que nao parecerao desconvenientes, se lhe foy dando liberdade, de cuja acçao ElRey cada vez mais satisfeito, foy alargando o indulto, chegando ainda àquelles, que alguns julgavao mais importantes a seu tempo este beneficio. Entre os Castelhanos de mais brio, que se achavao prissoneiros, foy D. Sebastiao Manrique, o qual passando El Rey pela Praça de Santarem, onde D. Sebastiao estava prezo, lhe cerrou a janella, o que se referio a El Rey, e mandou lha nao abrissem mais: durou largo tempo na prizao, até que sendo informado ElRey por parte do prezo, que aquella acçao fora de modestia, e nao de odio, como sinistramente se lhe interpretara, foy restituido à luz do dia, e pouco depois à liberdade da Patria.

Entre tanto nas Fronteiras de Portugal se hia obrando tanto mais, do que ao principio temias os

inimi-

inimigos, e os mesmos Portuguezes esperavao, fazendo os Governadores das Provincias do Minho, e Traz os Montes atrevidas entradas nos Reynos de Galliza, Castella, e Leao, abrazando Lugares, e fazendo prisioneiros os moradores, com credito, e utilidade dos Soldados. Na Beira, e no Algarve, fe passava com mais socego, mas na Provincia de Alentejo, como mais disposta, e opulenta, era o theatro da guerra, porque nunca focegavao as Armas, já temidas, ainda que tambem algumas vezes resididas dos contrarios; os quaes primeiro estimulados mais do exemplo, do que da ira, procuravao com semelhantes correrias impedir, ou vingar, o que padeciao. Permanecia ainda na defensa do Castello da Ilha Terceira D. Alvaro de Viveiros, seu Governador, que por quatorze mezes, com igual valor, que disciplina, resistio ao prolixo sitio, que os moradores da Ilha lhe haviao posto com mayor valor, que disciplina, e finalmente se rendeo o Governador a 16 de Março de 1642, sahindo com todas as honras militares, que elle mereceo na defensa, que seguio até a ultima extremidade, sem mais culpa, que a desgraça; sendo o Author desta restauração Francisco de Ornellas da Camera, Fidalgo da mesma Ilha. Depois neste mesmo anno conseguirao os Soldados da Fortaleza de S. Filippe da dita Ilha huma boa empreza em dous navios de Indias, que chegando a ella na fé, de que se conservava na obediencia del Rey de Cas-Tom. VII.  $\mathbf{Z}$ tella,

tella, se acharao enganados, e quando o reconhecerao, era já inevitavel o perigo, e sorao remettidos a Lisboa, e interessou ElRey nelles consideravel sazenda.

Era grande a vigilancia, com que ElRey se applicava ao governo do Reyno, e querendo com a lua presença dar calor à guerra, resolveo passar à Provincia de Alentejo antes, que o Exercito sahisse à campanha, e assistir em Evora todo o tempo, que ella durasse. Feitas as prevenções necessarias declarou ElRey, que a Rainha ficava em Lisboa governando na sua ausencia, e nomeou para lhe asfistirem no governo ao Bispo Capellao môr Dom Manoel da Cunha, a Sebastiao Cesar de Menezes, e ao Marquez de Ferreira. A 19 de Julho do anno de 1643 de tarde montou ElRey a cavallo, adornado, e os que o acompanhavao, de galas militares: foy à Sé a benzer o Estendarte, que entregou a D. Francisco Coutinho, Conde de Redondo, seu Alferez môr, e sem voltar ao Paço entrou no bargantim, e passou a Aldea-Gallega, e no outro dia fez jornada, e avisou a Evora, que havia entrar de noite na Cidade; sem embargo desta prevenção, o povo o foy esperar a larga distancia com incrivel alegria. Aposentou-se ElRey nas casas do Conde de Basto, que estavao prevenidas, e no dia 30 do mesmo mez entrou na Cidade publicamente com grande apparato, e forao excessivas as demonstrações na magnificencia, e grandeza de seus naturaes,

raes, de que entao se imprimio huma Carta em no Carta imprem 1643. me de hum Collegial do Real Collegio da Purificação para hum seu amigo de Lisboa. E porque neste tempo estava a Rainha em vesperas do parto, de que nasceo o Infante D. Affonso, que depois vevo a succeder no Reyno, passou ElRey encoberto a Lisboa a 7 de Agosto; porém vendo, que a dilação era mayor, do que suppunha, tornou a voltar para Evora, e com admiravel attenção dispoz todas as prevenções, que faltavão, para sahir em Setembro o Exercito em campanha, governado pelo Conde de Obidos, de que era Mestre de Campo General Joanne Mendes de Vasconcellos, General da Cavallaria o Monteiro môr, e da Artilharia D. Joao da Costa. Sitiarao, e renderao a Praça de Valverde, em cuja acção o Governador declarou, que capitulava com o Conde de Obidos, Governador das Armas del Rey de Portugal. Chegarao depois com o Exercito à vista de Badajoz, reconheceo a Cidade Joanne Mendes de Vasconcellos acompanhado de Mathias de Albuquerque, (que nesta Campanha exercitava o officio de Soldado, como se não houvera tao pouco tempo governado aquelle Exercito) e do Padre Joao Paschasio Cosmander, Religioso da Companhia, natural de Lovayna, insigne Mathematico, o qual depois com a pratica foy excellente Engenheiro; mas depois com pouca memoria das obrigações do seu estado, faltando à sidelidade, veyo a acabar Tom. VII. Zii de seradesgraçadamente. Porém como já se avisinhava o Inverno, e o grande presidio, com que se achava a Praça, e outras difficuldades, que encontrarao para poderse continuar o sitio, depois de ouvidos os Cabos, se resolveo retirarse o Exercito, e a 20 de Setembro começou a defalojar. O Conde de Santo Estevao, que governava em Badajoz, vendo, que o Exercito se retirava, fez sahir toda a guarnição com o intento de na retaguarda poder conseguir alguma desordem : porém a terra era tao cortada de sanjas, e vallados, que guarnecendo-se de mangas de Mosqueteiros, impedirao a resolução da Cavallaria, no que nao conseguio pequeno applauso Joanne Mendes pela disposição desta retirada. Nao havia ElRey sabido, de que o Exercito marchara sobre Badajoz, senao depois, que o havia feito; e dissimulando entao o enfado com as esperanças, que lhe derao de ganhar aquella Praça, ordenou todas as prevenções, que podiao conduzir ao fim da empreza começada; e vendo, que os mesmos, que a facilitarao, sem consentimento seu levantarao o fitio de Badajoz, despachou hum Correyo, em que ordenava ao Conde de Obidos, e a Joanne Mendes de Vasconcellos, se recolhessem a Lisboa, donde sem nova ordem sua nao sahiriao de suas casas, e que o Exercito ficasse entregue a Mathias de Albuquerque; e naquella mesma noite os dous Generaes sahirao do Exercito para Lisboa, e sicou entregue ao novo Governador das Armas com

com grande satisfação dos Soldados, de quem era summamente amado, assim pelas virtudes, que lhe reconheciao, como pela attenção, com que procurava as suas commodidades. Não alterou Mathias de Albuquerque a disposição do Conde de Obidos, e no dia seguinte a 29 de Setembro foy sobre Alconchel, como já estava determinado. Estava dentro do seu Castello D. Joao de Menezes, Marquez de Castro-Fuerte, Senhor de Alconchel, e tinha trezentos Infantes de guarnição, e todas as munições necessarias para hum largo sitio; porém depois de batido o Castello, e entrada a Villa, seguio-se logo Figueira de Vargas, tres legoas de Alconchel, adonde Mathias de Albuquerque havia mandado a D. Rodrigo de Castro, a quem Dom Gabriel da Sylva, que governava o seu Castello, o entregou logo com a permissao de passar a Xeres, levando a sua familia, e os moradores com a sua roupa. Guarneceo-se o Castello com duas Companhias para segurança dos comboyos, em quanto durasse a Campanha. Marchou depois o Exercito para Villa-Nova del Fresno, que sendo vigorosamente batida pela artilharia, se rendeo, o que soy muy sentido dos Castelhanos pela grande oppressas, que o presidio daquella Praça dava aos povos visinhos, custandolhe ainda mais a reputação, que logravao as Armas de Portugal, que viao prevalecer contra o mesmo Principe, que intentava dominallas. Recolheo-se o Exercito deixando presidia-

da

da Villa-Nova, arrazado o Castello de Figueira de Vargas, destruida a Villa, executando o mesmo com Cheles, que os Castelhanos haviao despovoado, nao podendo o rigor, com que entrara o Inverno, dar lugar a que Mathias de Albuquerque continuasse com a Campanha. Aquartelado o Exercito, passou Mathias de Albuquerque a Villa-Viçosa, onde ElRey se achava divertindo-se naquelle sitio. Recebeo-o com grandes honras, e na mesma fórma experimentarao o mesmo favor da fua grandeza os Generaes, e mais Officiaes do Exercito, que tiverao a honra de lhe beijar a mao. Voltou El Rey para Evora, e a 5 de Outubro partio para Lisboa, onde foy recebido com applausos de vitoriofo. Achou nascido o Infante D. Affonfo, que sendo o segundo, veyo a succeder na Coroa, como adiante diremos. Depois já no anno de 1645, quando ElRey teve noticia do grande Exercito, com que o Marquez de Legañes fahia em Campanha, havendo applicado os foccorros de Alentejo, e prevenido a defensa de Lisboa, passou segunda vez àquella Provincia, e bastou sómente chegar a Aldea-Gallega para que a mayor parte da Nobreza partisse para a Praça de Elvas, havendo disposto o Exercito, que mandava o Conde de Castello-Melhor, Governador das Armas da Provincia de Alentejo, e feito todas as prevenções, com que rebateo os designios dos Castelhanos; e depois de retirado o Exercito do Marquez de Legañes

gañes a Badajoz, sem que executasse sacção de im-

portancia, vendo ElRey alguma desuniao entre os nossos Generaes, resolveo, depois de ouvir os Cabos principaes, dividir o Exercito, e metello em quarteis, considerando, que o rigor do tempo nao era já para empenhar o Exercito em empreza alguma. Nesta Campanha se achou ElRey das Ilhas de Maldiva, Senhor de muitas riquezas, o qual havia passado a Lisboa a pedir soccorro contra hum irmao seu, que se havia apoderado violentamente do Reyno. Joanne Mendes de Vasconcel. los o tratou com grande respeito, ordenando, que se observasse com a sua pessoa todas as ceremonias, que na guerra se costumao praticar com os Cabos mayores, advertencia, que ElRey estimou. Fezlhe ElRey merce de ser na India do Conselho de Estado, como se vê da Carta, que se lhe passou a chanchel. delRey D. 23 de Agosto de 1645, e ao mesmo tempo diversas Joao IV. liv. 18. tol. merces no mesmo Estado da India, humas uteis, outras honorificas, para elle, e seus descendentes, com que passou satisfeito a viver em Goa. De Monte-Môr, onde ElRey estava, passou a Setuval, onde detendo-se poucos dias, depois de ordenar a fortificação daquella Praça, entrou em Lisboa a 18 de Setembro, na qual foy festejada com grande satisfação, e gosto de seus Vassallos a sua restituição à Corte.

Corria com prospera fortuna a felicidade do reynado del Rey D. Joao, porque a lealdade dos corações

corações Portuguezes, auxiliados do poder Diviuo, haviao facrificado, e offerecido liberalmente as vidas, e as fazendas pelo amor da Patria, e pela gloria do seu Principe; e desta sorte vencerao com constancia aos valerosos Hespanhoes, que rara vez deixarao de peleijar com seus inimigos, que nao sahissem vitoriosos em recontros, choques, e batalhas. Na de Montijo, que no anno de 1644 venceo o General Mathias de Albuquerque, Governador das Armas da Provincia de Alentejo, à qual deu principio a nossa artilharia carregada de balas de mosquete, e palanquetas, com tao venturoso emprego, que penetrando todo o corpo da Infantaria inimiga, a descompoz toda, padecendo igualmente os Officiaes, e Soldados hum terrivel estrago. Porém os Castelhanos, que nao se embaraçarao com aquella primeira descarga, tornarao a compor a Infantaria, e depois de dispararem duas pessas com pouco effeito, o Barao de Molinguen, que mandava o Exercito Castelhano, carregou com a Cavallaria do seu lado direito as nossas tropas do esquerdo com tal fortuna, que as descompuzerao de sorte, que voltarao as costas; a este desatino se seguio outro de desbaratarem hum Terço: e conhecendo os Castelhanos a sua fortuna, a seguirao de forte, que romperao a nossa Infantaria, e ganharao a artilharia, o que vendo a Cavallaria do lado esquerdo, se retirou antes de ter recebido damno algum. Os Castelhanos vendo os nossos Terços confundidos

confundidos derao a vitoria por conseguida, e se occuparao em roubar, e se começarao a dividir por toda a Campanha. O General Mathias de Albuquerque acodindo com incrivel valor a todas as partes, lhe matarao o cavallo, o que vendo hum Official Francez chamado Henrique de la Morle, lhe deu o seu cavallo, sacrificando a sua vida por salvar a do seu General; porém com tal fortuna, que pelo seu valor cobrou depressa outro. Dom Joao da Costa, General da Artilharia, discorria como destrissimo Capitao com tanto valor, que excede ao mayor encarecimento, animando a huns, e unindo a outros, e encontrando-se com hum Capitao de Cavallos Castelhano, se investirao, e o matou às estocadas, recebendo das suas mãos huma grande cutilada na cabeça, e certo, que ao seu incançavel cuidado, e valor, se deveo a mayor parte do bom successo deste dia. Unio-selhe Mathias de Albuquerque, e se deliberarao a restaurar o damno perdido, ou facrificar as vidas com tao glorioso sim. Formarao a Infantaria, e com quarenta Cavallos, que juntou de la Morle, avançarao aos inimigos com as espadas na mao com tanto impeto, que tornarao a restaurar a artilharia, que haviao perdido, a qual D. Joao da Costa sez voltar brevemente contra os inimigos com maravilhoso effeito; e dando sobre elles, obrigarao aos Castelhanos a se porem em fogida, largando o campo da batalha, que se via coberto de corpos mortos. Os nos-Tom. VII. Aa fos

fos os seguirao tao picados de se terem visto tao mal tratados no principio da batalha, que sem piedade os matavao, obrigando a muitos a lançaremfe ao Guadiana, onde afogados nao tinhao melhor forte. Em fim ganharao os nossos a batalha, em que os Castelhanos perderao quatro Mestres de Campo, dous Sargentos môres, nove Capitaens de Cavallos, (o Conde de Montijo, e seu filho) quarenta e cinco de Infantaria, e outros muitos Officiaes, e entre mortos, e feridos forao mais de tres mil Soldados, tomarao-se quatro mil e quinhentas armas dos inimigos mortos, e dos que as largavao para mais levemente fogirem. parte se perderao novecentos homens entre mortos, eferidos, em que entrarao os Mestres de Campo Ayres de Saldanha, e D. Nuno Mascarenhas, Joao de Saldanha, Capitao de Cavallos, Bartholomeu de Saldanha, Capitao de Infantaria, Rodrigo Starh, Capitao de Cavallos Hollandez, e os Sargentos môres Belchior do Crato, e Jeronymo Ferrete, e oito Capitaens de Infantaria, tres, ou quatro da Cavallaria, e outros Officiaes. neiros, que levarao, quando começou a batalha, forao o Mestre de Campo Eustachio Pique, os Capitaes de Cavallos Fernao Pereira, e o Conde Francisco Fiesque, Genovez, Manoel de Saldanha, D. Diogo de Menezes, ferido com huma bala em huma perna, Jorge de Mello, Dom Francisco de Almada, ambos Capitaens de Infantaria, e Nuno

da Cunha, e Francisco Correa da Sylva, que serviao de Soldados, com muitas feridas.

Chegou a noticia da vitoria a Lisboa, que ElRey recebeo com gosto, e reconhecendo a mer-Anton. Coelho, Chroce, que Deos lhe fazia, lhe foy render as graças à iv. m. s. Sé, indo a pé com o Principe acompanhado de toda a Corte, Grandes, e Fidalgos, e seguido de muita gente nobre, e de immenso povo. Depois a mandou applaudir com demonstrações publicas de gosto, e participar aos alliados o bom successo das suas Armas: espalhou-se, entre as mais Nações, a vitoria, e reputação das nossas Armas. A Mathias de Albuquerque fez ElRey Conde de Alegrete. Desta sorte forao conseguindo em todas as Provincias do Reyno gloriosos progressos as Armas Portuguezas, que não fó defendiao as suas Praças, mas entrando pelas fronteiras de Castella, destruirao Praças, e ganharao outras, que conservarao por grande numero de annos; de maneira, que alguns dos successos adversos, que experimentarao, forao motivo de conseguirem novas occasioens de reputação, e gloria.

Nas Conquistas foy ElRey acclamado, e obedecido, onde os nossos obraras milagres de valor contra os Hollandezes, que em odio de Castella invadiras algumas Praças do Estado da India, e da America; e assim por quatorze annos sustentaras na Capitanía de Pernambuco a guerra contra os Estados Geraes das Provincias Unidas, em que foras

Tom.VII. Aaii ven-

vencidos por diversas vezes em particulares recontros, e nas duas celebres batalhas dos Gararapes, sendo General Francisco Barreto de Menezes : a primeira no anno de 1648, e a segunda no de 1649, devendo-se o principio desta restauração ao heroico, e generoso animo de Joao Fernandes Vieira no anno de 1645, em que começou a fazer guerra aos Hollandezes, em que teve igual gloria André Vidal de Negreiros, e a ambos fez ElRey diversas merces, com que honrou, e ennobreceo suas pessoas, a que se unirao D. Antonio Filippe Camarao, valeroso Brasiliano, Governador dos Indios da sua Nação, e Henrique Dias, Governador dos pretos seus naturaes, os quaes com acções de incrivel valor deixarao na nossa Historia honrada memoria, com os quaes ElRey se houve tao grato, como elles satisfeitos; e assim lançarao fóra daquella Capitania aos Hollandezes, e veyo ElRey a ficar pacifico Senhor daquelle Estado. Na Africa o Reyno de Angola, em que a industria, e valor do Geperal Salvador Correa de Sá e Benavides no anno de 1648 recuperou aquella Conquista do poder dos Hol'andezes. Nao seguio a mesma fortuna a Ilha de Ceilao, porque ainda que na sua defensa se obrarao acções dignas de eterna memoria, que parecem incriveis na esféra do valor; a distancia, e a morte do Vice-Rey Conde de Sarzedas, D. Rodrigo Lobo da Sylveira, d'fficultava os foccorros necessarios a perigos mais urgentes, e cedendo o valor

valor à multidao reforçada por tantas vezes, veyo a ficar no dominio de Hollanda. Em Africa alcançou ElRey muita gloria, assim em Angola contra a Rainha Ginga, e outros Principes, como em Mazagao contra os Mouros, e em Tangere, donde se distinguirao desde o Conde de Sarzedas até o da Ericeira os seus valerosos Capitaens Generaes, fazendo este ultimo levantar o sitio com muita perda a Gaylan, que com vinte e cinco mil Mouros

intentava ganhar esta Praça.

Entre as gloriosas acções do seu reynado será sempre admirada a protecção, com que generosamente soube conservar a Ley da hospitalidade contra o poder dos Parlamentarios, que a opprimirao, e occupara o violentamente a Coroa de Inglaterra, de que formarao huma Republica, sem que se embaraçasse do seu grande poder para deixar de acodir aos Principes Palatinos Roberto, Duque de Cumberland, General de Inglaterra, e seu irmao Mauricio, filhos de Federico V. Conde Eleitor Palatino, e de sua mulher a Princeza Isabel Stuard, irmãa do infelice Carlos I. Rey da Grãa Bretanha, a quem serviao. Depois da tragica morte daquelle desgraçado Rey, seu filho ElRey Carlos II. andou discorrendo sugitivo com toda a familia Real para se livrar do tyranno Cromwel, de quem tambem os Principes Roberto, e Mauricio, por se livrarem, tomarao o porto de Lisboa por asylo da sua crueldade. Seguio-os o General Blac, e apparecendo

recendo em Cascaes com a Armada Ingleza, composta de quinze navios, pertendeo se lhe entregasfem os Principes. Sentio El Rey a ousadia, e lhe respondeo com Real resolução. E pervenindo-se de algum desacato, que pudesse intentar Blac, fez marchar de Alentejo tres Terços de Infantaria, e duzentos Cavallos, prevenindo os Lugares maritimos, nomeando para governar Peniche ao Conde da Ericeira Dom Fernando de Menezes, Setuval o Conde de Prado D. Francisco de Sousa, em Cascaes o Conde de Cantanhede D. Antonio Luiz de Menezes, onde passou a mayor parte da Nobreza. Chamou El Rey o Conselho de Estado, em que elle assistio, a Rainha, e o Principe: vacillarao os Ministros nos discursos, sem poderem determinarse na resolução. Alguns reconhecendo ser indespenfavel a Ley da hospitalidade, diziao, que nao podia haver modo de se poder violar sem injuria propria, e que era difficultoso de praticar o haver de desamparar huns Principes, depois de seguros, e admittidos na protecção delRey. Outros politicos, que nao ignorando a sua devida observancia, passavao considerando o estado, e situação presente; assim tinhao por mais acertado attender à conservação propria, quando no risco de quebrar com os Parlamentarios, se lhe seguia o de ter por inimiga huma das Nações mais populosas da Europa, sustentando voluntarios huma guerra com Inglaterra ao mesmo tempo, que na Europa a tinhamos com Castella,

Castella, e na America, e Asia com Hollanda, e na Africa com os Barbaros; e que assim podia muito bem servirnos de idéa o silencio de França, tao unida em sangue, e outras allianças com o perseguido Rey, e nem por isso soccorrera ao parente, e ao alliado, e que este exemplo nos era tao favoravel, como a razao de evitarmos a nossa total ruina. Porém o Principe D. Theodosio dotado igualmente de hum espirito vivo, que de hum sublime engenho, chevo de Real resolução, soy de differente parecer, mostrando com eloquencia, e solidas razoens, que ElRey devia amparar aos Principes Palatinos, quando perfeguidos haviao buscado a sua protecção; a qual conservada, gozaria Sua Magestade na posteridade tao gloriosa memoria por esta acçao, como merecia haver deixado illeso o fagrado direito da hospitalidade, que iniquamente pertendiao os Parlamentarios se violasse, e que era indubitavel, que conservando Sua Magestade a justiça, o Ceo defenderia a causa. E se os Parlamentarios pertendessem entrar no Porto de Lisboa contra sua vontade, por nenhum caso nos deviamos deixar opprimir das suas armas, antes as haviamos de rebater; porque sendo constrangidos, a desensa natural esperava infallivelmente a vitoria: e com outras muitas razoens bem ponderadas mostrou no seu voto o valor, e generosidade do seu animo.

El Rey confirmando a sua idéa com o voto do Principe, se persuadio à protecção dos Principes

Palati-

Palatinos. Depois de haverem passado diversas propostas do General Blac, e persistindo elle na entrega, ou no rompimento de huma guerra, mandou ElRey guarnecer a Marinha, e apparelhar huma Armada de treze navios, que em breves dias se puzerao prestes para dar à véla. Nomeou por General a Antonio de Sequeira Varejao, e por Almirante a D. Pedro de Almeida irmao do Conde de Avintes, que havia pouco chegara por Capitao môr das naos da India. Os Principes Palatinos satisfeitos, e alegres ajuntarao os seus navios à Armada, e a 20 de Julho derao à véla. Os Parlamentarios tanto, que virao sahir a Armada, levarao as ancoras, e se fizerao ao mar. O General Antonio de Sequeira os seguio, e sem outro progresso se recolheo a Lisboa. Foy murmurada esta tao prompta volta ao porto sem haver peleijado, o que poderia fazer com muitas ventagens. Alguns approvarao esta acção, porém ElRey a condemnou, depondo-o do cargo, que deu a Jorge de Mello, que conservava o titulo de General das Galés, sem em toda a Armada haver outra mudança. Antonio de Sequeira embarcou por voluntario na Armada, que elle havia tao pouco mandara. Dentro de poucos dias fizerao as duas Armadas segunda sahida, nao com melhor successo. Os Inglezes voltarao a Lisboa, e Jorge de Mello querendo dar segunda vez caça à Armada, se soy chegando ao inimigo, mas apenas se havia alargado ao mar,

teve hum temporal tao rijo, que espalhou toda a nossa Armada, da qual alguns navios forao dar ao Algarve, padecendo os mais delles grandes incommodos por falta de mantimentos. Dom Francisco de Sousa, Capitao de hum dos navios da Armada, encontrou a do Parlamento, que o atacou, sustendo elle com valor desmedido huma cruel contenda, não se rendendo o seu navio em quanto lhe durou a vida, e sendo morto, e a mayor parte dos seus, foy tomado o navio. O de Manoel Pacheco de Mello teve melhor fortuna, porque achando-se na barra entre a Armada do Parlamento, e fazendo. lhe esta final para que se rendesse, elle lhe respondeo com huma descarga da sua artilharia; e carregando-o os Inglezes, elle se desembaraçou, e ganhou o porto de Lisboa. Continuou a Armada Ingleza em cruzar na nossa Costa, e encontrando a frota do Brasil, levarao quinze navios de commercio; e porque o Inverno começava a entrar com grande rigor, largarao os nossos mares, desembaraçando a fahida dos Principes Palatinos, que feguirao a sua derrota, reconhecendo os grandes beneficios, que haviao recebido del Rey, que nesta acção mostrou tanto valor, como constancia, conservando na soberania o respeito devido à Magestade, o que eternamente será applaudido.

Finalmente elle se vio Senhor nao só do Reyno de Portugal, e Algarves, mas de todos os Dominios Ultramarinos da Coroa Portugueza, nao si-

cando em tao dilatadas Conquistas à Coroa de Castella mais, que a Praça de Ceuta em Africa. E vendo-se, que a sua fortuna era incontrastavel a todo o poder de Hespanha, intentarao os Ministros de Castella tirarlhe a vida, offerecendo-se para esta aleivosa acçao hum Portuguez chamado Domingos Leite, e nao fendo de humilde nascimento, era de animo perverso, e aleivoso, e intentou executar este delicto no dia 20 de Junho de 1647, quando ElRey fosse acompanhando o Santissimo Sacramento na celebração da Festa do Corpo de Deos; e nao podendo conseguir intento tao atroz, ou por preoccupação do horror, ou por permissão Divina, voltou a Madrid, onde forjando varias desculpas lhe forao aceitas, e veyo fegunda vez a Portugal com o mesmo proposito; e sendo descoberto anticipadamente por hum seu confidente chamado Manoel Roque, que com mayor reflexao conheceo a indigna execução, a que estava convidado, deu conta a ElRey do caso, e sendo prezo Domingos Leite, foy fentenceado, acabando com morte infame o author de delicto tao atroz, que sez mais detestavel o seu crime, o ser elle hum dos primeiros homens, a quem ElRey despachou com a merce do officio de Escrivao do Crime da Corte. Deste beneficio rendeo ElRey as graças a Deos, e a Rainha em testemunho de tao assinalada merce do Ceo, no mesmo lugar, em que se pertendeo tirar a vida atrevida, e aleivosamente a ElRey, mandando

dando edificar hum Convento com a vocação de Corpus Christi, que habitao os Religiosos de Santa Theresa. Edificou de novo o Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, que dotou sobre as rendas, que já tinha, com huma larga quantia, para em quanto durassem as obras, que no reynado de seu filho ElRey D. Pedro se acabarao. No seu tempo se estabelecerao neste Reyno os Clerigos Regulares de S. Caetano, sendo o primeiro, que nelle entrou no anno de 1648 o Padre D. Antonio Ardizone vindo da India, onde havia sido Missionario Apostolico, e feito grandes serviços a Deos na converfao dos Inficis, o qual foy Varao douto, com grande zelo, e nao menor talento. El Rey o favoreceo com Real benignidade, e sendo elle por nascimento Napolitano, era tal o seu modo de vida, que se fez grato à Magestade, que lhe concedeo, que os Religiosos Theatinos Missionarios, sem embargo de Estrangeiros, pudessem passar à India, embarcando-se em Lisboa nas naos, que todos os annos passavao àquelle Estado; e juntamente o poder ter hum Hospicio nesta Corte, por hum Alvará passado em Lisboa a 12 de Fevereiro de 1650. No qual depois de relatar os motivos, que o obrigarao a esta merce, sejanos licito referir huma clausula do mesmo Alvará por testemunho do respeito, e gratidao, que conservamos à piedade daquelle grande Rey, diz assim: E tendo a tudo consideração, e par. Prova num. 10. ticularmente à satisfação, que tenho do procedimen-

Bb ii

Tom:VII.

to,

to, evirtude, e letras do dito D. Antonio Ardizone, e serem os seus Religiosos de muito exemplo, e a sua Religia bem recebida nesta Cidade de meus Vassallos, pelo grande fruto, que saz na Igreja de Deos, e raro exemplo de pobreza, que prosessa, por viver dependente da Providencia Divina. Neste Hospicio se conservara os Clerigos Regulares por muitos annos, até que ElRey D. Pedro, sendo Regente, lhe concedeo licença para sundarem a Casa de Nossanhora da Divina Providencia, orago que já tinha o Hospicio, por Alvará de 11 de Outubro de 1681.

Tendo ElRey D. Joao reynado com prospera fortuna, celebrado diversas Cortes, em que poz na sua observancia as Cortes de Lamego, esquecidas de seus Predecessores, e estabelecido Leys utilissimas, que encorporou nas Ordenações do Reyno, restituio o Pago à sua Real authoridade no exercicio dos Officiaes da sua Casa, do Reyno, Corte, e Casa, ordenando hum Regimento do modo de servirem a sua Real pessoa, que inalteravelmente era praticado, e outros utilissimos usos pertencentes ao modo das audiencias, que determinou certas nas terças, e quintas feiras de cada semana com muita authoridade, para evitar a confusao, e indecencia, e cada hum tivesse o lugar, que pela sua dignidade, e caracter lhe pertencia, publicando hum Decreto para o Porteiro môr, feito em 23 de Dezembro de 1640, e outro para

Prova num. 11.

Prova num. 12. Prova num. 12.

o Mestre

o Mestre Salla. Erigio novos Tribunaes para mavor utilidade de seus Vassallos: a saber, o Conselho de Guerra por Decreto de 11 de Dezembro de 1640, ao qual concedeo huma grande authoridade, e preeminencias, ordenandolhe Regimento, feito em 22 de Dezembro de 1643. As pessoas, que El-Rey nomea para Conselheiros de Guerra nao tirao Carta, ou Patente do lugar, o qual exercitao sómente pelo aviso, que lhe saz o Secretario de Estado. Não tem este Tribunal Presidente, porque nelle sómente preserem huns aos outros, não pelo tempo do Confelho, mas pelas preeminencias da grandeza, e authoridade dos seus titulos, ou empregos, de sorte, que todos os Conselheiros de Estado, o são de Guerra, como se vê declarado no 2. 10. do Regimento, que diz: Quando os Conse- Prova nnm. 14. lheiros de Estado forem ao Conselho, tomaráo lugar conforme a sua preferencia v.c. Porém estes por hum Decreto delRey D. Pedro II. de 9 de Outubro de 1691 preferem nas Juntas, e nos Tribunaes, e em todas as partes, a que forem por ordem delRey, a todos os que nao forem Conselheiros de Estado. Costumava ElRey ir a este Tribunal quando lhe parecia, para o que tem sempre docel, e cadeira no topo, e pelas ilhargas bancos de espaldas para os Conselheiros: e quando ElRey hia ao Conselho, dispoem o mesmo Regimento, que se abaixaráo os espaldares dos bancos, e se tirará a cadeira do Secretario, (que he raza) o qual estará em pé, e quando

quando houvesse de escrever, seria de joelhos em hum bosete pequeno, que para isso haverá no Tribunal; sendo este Tribunal, em que o Secretario o he delRey, e nao do Tribunal. Ordenou El-Rey mais no Regimento, que quando os Conselheiros forem chamados ao Paço por ElRey, teráo o assento, que lhes será assinalado, de sorte, que este Tribunal he de grande respeito; porque os Conselheiros de Guerra são sempre as pessoas de mayor authoridade em grandeza, e illustre sangue, como pelos póstos Militares, e com honras Militares: e pela nova Ley de 1739 serão todos Mestres de Campo Generaes, e poderão ser tratados por Excellencia.

Prova num. 15.

E por hum Alvará de 18 de Janeiro do anno de 1643 erigio o Tribunal da Junta dos Tres Estados, conformando-se nelle ao que se havia assentado nas Cortes do anno antecedente; e soras os primeiros Ministros o Doutor Sebastias Cesar de Menezes, do seu Conselho, e do Geral do Santo Osficio, Desembargador do Paço, e Bispo eleito do Porto, D. Antas de Almada, do seu Conselho, que havia sido Embaixador na Corte de Grãa Bretanha, e D. Alvaro de Abranches da Camera, do seu Conselho de Guerra, que eras nomeados pelo estado da Nobreza, e o Bispo D. Manoel da Cunha, seu Capellas môr, pelo estado Ecclesiastico, e Francisco Carvalho, Conselheiro da Fazenda, os quaes começaras o despacho daquelle Tribunal, a

que

que pertencia a administração dos tributos, e mais confignações pertencentes à guerra, nomeando Secretario da Junta a Joao Pereira de Castellobranco, Fidalgo da sua Casa, e Escrivao da sua Camera.

Erigio o Tribunal do Conselho Ultramarino Prova num. 16. por Decreto de 16 de Julho de 1643, dandolhe entao por Presidente o Védor da Fazenda da reparticao da India, que era o Marquez de Montalvao, do Conselho de Estado, e por Secretario hum Escrivao do Confelho da Fazenda, creando dous Conselheiros de capa espada, e hum de letras, que sorao Jorge de Albuquerque, Jorge de Castilho, e Joao Figueira Delgado, Inquisidor Apostolico da Inquisição de Lisboa, e dous Porteiros, dizendo, que seriao dos da Cana da Casa Real, e dandolhe huma casa no Paço para o Tribunal: depois se lhe deu Presidente separado do Védor da Fazenda, lugar que sempre occuparao as mayores pessoas do Reyno, e o Secretario, ainda que com a mesma igualdade de Carta, differente dos Escrivaens da Fazenda, e mayor numero de Ministros. He muy larga a jurisdicção deste Tribunal, porque comprehende os Estados da India, e Brasil, Guiné, Ilhas de S. Thomé, e Cabo-Verde, e todas as mais partes Ultramarinas, excepto as Ilhas dos Açores, e da Madeira, e lugares de Africa. Por elle se consulta a provisao de todos os Bispados, e governos das ditas partes, officios de Justiça, Fazenda, e Guerra: por elle se passao as Cartas, e Provimen-

tos, que delles se fazem, e as Patentes, e despachos dos Vice-Reys, Capitaens Generaes, Governadores, que passao às ditas Conquistas, excepto as Cartas das nomeações dos Bispos, que se enviao a Roma, porque estas correm pelo Secretario de Estado, as quaes são lavradas pelas Portarias feitas pelo Secretario do Conselho, e assinadas pelo Presidente. Este, os Conselheiros, e Secretario do Confelho, gozao dos privilegios concedidos na Ordenação ao Regedor, e Desembargadores da Casa da Supplicação, e aos mais Tribunaes, e Ministros declarados nas ditas Ordenações do Reyno, de forte, que logra todas as preeminencias, que são concedidas aos mayores Tribunaes, como se vê do Regimento, que El Rey lhe mandou dar, feito a 29 de Janeiro de 1643. A sua origem tambem he mais antiga, porque nelle foy restabelecido o Tribunal do Conselho da India, que creou ElRey D. Filippe III. como se vê do Regimento, que lhe deu, e está na Torre do Tombo, o qual acaba assim: E mando, que passe pela Chancellaria, e que se imprima, e dê huma copia impressa a cada hum dos Conselheiros, e Secretarios do dito Conselho. V alhedolid a 25 de Julho, Antonio de Almeida o fez 1604, e eu Martim Affonso Mexia, Secretario de Estado, o fiz escrever. Este Tribunal da India parece nao durou muitos annos, pelo que ElRey Dom Joao, que achou as Conquistas do seu Reyno invadidas de inimigos na India, Brasil, e Angola, quando recuperou

Torre do Tombo liv.2. das Leys, fol.7.

cuperou a Coroa, considerando a sua utilidade, o renovou, erigindo o Tribunal do Conselho Ultramarino.

A Companhia da Junta do Commercio, de que entao resultarao grandes utilidades ao Reyno, teve principio por hum Alvará por modo de contra- Prova num. 17. to, que El Rey mandou passar a 6 de Fevereiro de 1649, em virtude do qual os homens de negocio desta Corte instituirao com certas condições a Junta do Commercio, sem que a fazenda Real entrasfe com cousa alguma, na qual podiao entrar todas as pessoas de qualquer qualidade, assim Portuguezas, como Estrangeiras, com a quantia de vinte cruzados para cima, o qual contrato duraria vinte annos; e no caso de o quererem reformar por mais dez annos, ficaria logo reformado, que dentro em dous poriao trinta e seis naos de guerra no mar em duas esquadras, cada huma de dezoito naos de vinte até trinta pessas de artilharia para comboyarem as frotas do Brasil, concedendolhe El Rey por Estanco certos generos comestiveis, a que depois se ajuntou a administração do pao do Brasil, e que a Junta seria independente de todos os Tribunaes, com livre administração, e sómente immediata a Sua Magestade. Depois commutando-se os referidos generos em outros direitos, e conveniencias, fe reduzio a obrigação do Comboy a dez nãos de guerra sómente, e forao os cabedaes da Junta por Decreto de 19 de Agosto de 1664 encorporados à Tom. VII- $\mathbf{C}_{\mathsf{C}}$ CoCoroa, e às partes interessadas se derao consignações para o seu pagamento, dando-se à Junta outra fórma com Presidente, de que soy o primeiro o Conde de Atouguia Dom Jeronymo de Ataide, e com certos Deputados, e Ministros para Tribunal; e porque no Regimento de 21 de Setembro de 1663, quando se resormou, e reduzio a Tribunal, se nao acodio a tudo o que era conveniente, se lhe deu novo Regimento feito a 19 de Setembro de 1672, e nesta fórma durou muitos annos: porém considerando-se depois, que a instituição, e conveniencias do Tribunal nao correspondiao às utilidades passadas, foy totalmente abolido este Tribunal por hum Alvará com o vigor de Ley, passado no pri-

Prova num. 18.

meiro de Fevereiro de 1720.

Tambem para mayor expediente, e divisao dos negocios Politicos, Militares, e Merces, que corriao pela Secretaria de Estado, lhe deu ElRey D. Joao IV. huma nova fórma, dividindo as materias, que lhe haviao de pertencer, e as que haviao de tocar à Secretaria, que chamou das Merces, e Expediente, como se vê de hum Alvará feito em Lisboa a 29 de Novembro de 1643, e nesta occupação foy empregado Gaspar de Faria Severim. E para mais alivio dos Secretarios, e utilidade dos scus Vassallos creou novo Secretario para a Assinatura, a quem erao remettidos todos os papeis lavrados pelo expediente dos Tribunaes, e deviao ser assinados por ElRey, excepto os das Secretarias

Prova num. 19.

de Estado, e das Merces, porque estes mesmos os levavao à presença del Rey, e nesta sórma durarao estas Secretarias até o anno de 1736; porque ElRey D. Joao V. lhe deu melhor ordem, creando tres Secretarios de Estado, como diremos em seu lu-

gar.

Tom. VII.

Desejou muito pôr as Ordens Militares na observancia das suas Definições, Bullas, e costumes. para o que nomeou Commendadores môres. Ao Infante Dom Duarte seu irmao fez Commendador môr de Christo, e pela sua ausencia em Alemanha nomeou seu Tenente a Dom Vasco Mascarenhas. Conde de Opidos, do Conselho de Guerra. Infante D. Affonso seu silho, que depois soy Rey, nomeou Commendador môr de Santiago, e pela sua menoridade, por seu Tenente a Pedro de Mendoca Furtado, Alcaide môr de Mourao. E de Aviz, de que era Commendador môr D. Francis co Luiz de Lencastre, que se achava ausente em Castella, nomeou por seu Tenente a Fernao Telles de Menezes, do Conselho de Guerra. Aos Religiosos de S. Bernardo restituío as rendas, que se lhe tinhao dividido, com titulo de Abbadia Commendataria do Real Mosteiro de Alcobaça, mandando passar Carta Patente aos Dons Abbades de Alcobaça do cargo de Esmoler môr, seita em Lisboa a 18 de Agosto de 1642, e nella diz: Que por Torre do Tombo, liv. outra de 4 de Fevereiro do dito anno, restituira ao Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça os bens, e

Cc ii

14. da fua Chancellaria fol. 27.

ren-

rendas, e jurisdicções, que se haviao desannexado, o cargo de esmoler mor, e lho dá para os Abbades Geraes quando estiverem presentes, e para a sua ausencia nomearato por escrito para em virtude della lhe mandar passar Carta. O que na mesma sórma se pratica. Tambem ordenou, que no mesmo Mosteiro se restituisse o Lausperenne, que em tempos antigos tinha havido naquella Cafa, e se observa hoje com grande veneração do Santissimo Sacramento, em cuja presença estao Religiosos de dia, e de noite em todo o anno occupados em louvores de Deos. Não teve effeito esta devoção no seu reynado, mas veyo-se a dar a ella comprimento no anno de 1672 no reynado de seu filho. Com o mysterio da Purissima Conceição da Virgem Maria Senhora Nossa teve tao grande devoção, que nas Cortes, que celebrou em Lisboa no anno de 1646, a declarou por Padroeira, e Defensora dos Reynos, e Senhorios de Portugal. Pelo que em o dia, que a Igreja celebrava a festa da Annunciação da Senhora, que foy no Domingo de Ramos do anno de 1646, pelas tres horas da tarde jurou a Conceição Immaculada, e para eterno padrão da sua piedade, lançaremos aqui a propria Provisão, que mandou passar, e he a seguinte.

Santos, Alcobaça illuftrada, tit. 18. pag. 552'

> "Dom Joao por graça de Deos Rey de Por-"tugal, e dos Algarves, daquem, e dalem mar, em "Africa Senhor de Guine, e da Conquista, Nave-"gação, e Commercio de Ethiopia, Arabia, Per-

, sia

"sia, e da India, &c. Faço saber aos que esta minha Provisao virem, que sendo ora restituido por merce muito particular de Deos Nosso Se-, nhor à Coroa desses meus Reynos, e Senhorios , de Portugal, considerando, que o Senhor Rey "D. Affonso Henriques, meu Progenitor, e pri-, meiro Rey deste Reyno, sendo acclamado, e le-, vantado por Rey, em reconhecimento de tao " grande merce, de confentimento de seus Vassal-, los, tomou por especial Advogada sua a Virgem "Mãy de Deos, Senhora nossa, e debaixo de sua " fagrada protecção, e amparo lhe offereceo a todos " seus successores, Reynos, e Vassallos, com par-, ticular tributo em final de feudo, e vasfallagem. "Desejando eu imitar seu santo zelo, e a singular , piedade dos Senhores Reys meus predecessores, , reconhecendo ainda em mim aventajadas, e con-, tinuas merces, e beneficios da liberal, e poderosa "mao de Deos Nosso Senhor, por intercessao da , Virgem Nossa Senhora da Conceição. " ora junto em Cortes com os Tres Estados do "Reyno, lhe fiz propor a obrigação, que tinha-, mos, de renovar, e continuar esta promessa, e νε-, nerar com muito particular affecto, e solemnida-,, de a festa de sua Immaculada Conceição. E nel-, las com parecer de todos assentámos de tomar , por Padroeira de nossos Reynos, e Senhorios a ", Santissima Virgem Nossa Senhora da Conceição, , na fórma dos Breves do Santo Padre Urbano Oi-

, tavo, obrigandome a haver confirmação da San-, ta Sé Apostolica, e lhe offereço de novo em meu , nome, e do Principe Dom Theodosio meu sobre , todos amado, e prezado filho, e todos meus des-, cendentes successores, Reynos, e Vassallos à sua , Santa Casa da Conceição sita em Villa-Viçosa, , por ser a primeira, que houve em Hespanha des-, ta invocação, cincoenta cruzados de ouro em , cada hum anno, em final de tributo, e vasfalla-, gem. E da mesma maneira promettemos, e ju-, ramos com o Principe, e Estados de consessar, e " defender sempre, ( até dar a vida sendo necessario) , que a Virgem Maria May de Deos foy concebi-, da sem peccado original, tendo respeito a que " a Santa Madre Igreja de Roma, a quem somos , obrigados feguir, e obedecer, celebra com parti-, cular Officio, e Festa sua Santissima, e Immacu-, lada Conceiçao; salvando porém este juramento , no caso, em que a mesma Santa Igreja resolva o , contrario. Esperando com grande confiança na , infinita misericordia de Deos Nosso Senhor, que , por meyo desta Senhora Padroeira, e Protectora , de nossos Reynos, e Senhorios, de quem por hon-, ra nossa nos confessamos, e reconhecemos Vassal-, los, e tributarios, nos ampare, e defenda de nos-, sos inimigos com grandes accrescentamentos des-, tes Reynos, para gloria de Christo nosso Deos, , e exaltação de nossa Santa Fé Catholica Roma-, na, conversao das gentes, e reducção dos Here-" ges.

E se alguma pessoa intentar cousa alguma , contra esta nossa promessa, juramento, e vassalla-" gem, por este mesmo feito, sendo Vassallo, o ha-, vemos por nao natural, e queremos, que seja lo-, go lançado fóra do Reyno; e se for Rey, o que "Deos nao permitta, haja a sua, e nossa maldição, , e nao se conte entre nossos descendentes, esperan-, do, que pelo mesmo Deos, que nos deu o Rey-, no, e sobio à Dignidade Real, seja della abati-"do, e despojado. E para que em todo o tempo " haja certeza desta nossa eleição, promessa, e jura-"mento, firmada, e estabelecida em Cortes, man-", dámos fazer della tres Autos publicos, hum, que "ferá levado à Corte de Roma, para se expedir a " confirmação da Santa Sé Apostolica; e outros "dous, que juntos à dita confirmação, e esta mi-" nha Provisao se guarde no Cartorio da Casa de "Nossa Senhora da Conceição de Villa-Viçosa, e "na nossa Torre do Tombo. Dada nesta nossa Ci-" dade de Lisboa aos vinte e cinco dias do mez de , Março. Balthesar Rodrigues Coelho a fez, an-,, no do Nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo ,, de mil e seiscentos e quarenta e seis. Pedro Vi-" eira da Sylva a fez escrever.

#### REY.

E querendo manisestar mais este testemunho da sua piedade, mandou pôr nas partes mais publicas desta Cidade diversos Padroens, onde se lê:

ÆTERNIT. SACR.

IMMACVLATISSIMÆ

CONCEPTIONI MARIÆ

IOAN. IV. PORTVGALL. REX

VNA CVM GENERAL. COMITIIS

SE, ET REGNA SVA

SVB ANNVO CENSV TRIBVTARIA

PVBLICE VOVIT,

ATQVE DEIPARAM IN IMPERII TYTELARË

ELECTAM

A LABE ORIGINALI PRAESERVATĂ PERPETVO DEFENSVRVM

IVRAMENTO FIRMAVIT,
VIVERET VT PIETAS LVSITAN.
HOC VIVO LAPIDE MEMORIALE
PERENNE

EXARARI IVSSIT

ANN. CHRISTI M. DC. XL. VI.

IMPERII SVI VI.

E para que se inflammassem os seus Vassallos em obsequio da Virgem Santissima, mandou bater huma medalha de ouro, e prata em louvor da Sagrada Conceição da Virgem com a Imagem da Senhora, na sórma, que vay esculpida no Livro V. que por huma Ley mandou correr, a de ouro pelo valor de doze mil reis, e a de prata por seis tostoens; e tambem ordenou, que na Universidade de Coimbra ninguem pudesse ser unido ao seu cor-

po, tomando grao, sem primeiro jurar a Pureza da Senhora neste Mysterio. O que mandou intimar à Universidade por huma Carta de 17 de Janeiro de 1646, na qual ordenava, que todos os Lentes, e Estudantes, quando tomassem qualquer grao, jurassem desender, que a Virgem Nossa Senhora sora concebida em graça sem a macula do peccado original, como se observava na Universidade de Salamanca desde o anno de 1618, e com a dita Carta mandou a fórma do tal juramento, que se imprimio no fim dos Estatutos da mesma Universidade. Leo-se a Carta em Claustro a 20 de Junho do dito anno, em que se assentou se fizesse o juramento com a mayor folemnidade possível; e assim a 28 do dito mez (precedendo na vespera à noite luminarias, e repiques na Universidade, e em todos os Collegios, e outras demonstrações de applauso) se ajuntarao os Lentes de todas as faculdades na Capella da Universidade, onde disse Missa de Pontisical D. Leonardo de Santo Agostinho, Geral dos Conegos Regrantes, e Cancellario da Universidade ; prégou Fr. Leao de Santo Thomás, Monge de S. Bento, Lente de Vespera de Theologia igualado a Prima. Acabado o Pontifical, o Geral Cancellario se poz a hum lado do Altar com Mitra, e Bago, e fez o juramento lendo-o em voz alta, estando todos de joelhos, e elle em pé; e descendo os degraos do Altar, se assentou no plano em huma cadeira com hum Missal diante, e logo o Tom. VII.  $\mathbf{D}d$ ReyReytor acompanhado do Secretario, e Bedeis com maças, posto de joelhos, sez o juramento, e o mesmo sizeras os Lentes de todas as faculdades por sua ordem. Em memoria deste juramento se levantou huma pedra com huma Inscripças, que está na Capella junto do Altar de Nossa Senhora, e desde entas se observa inviolavelmente este obsequioso

reconhecimento da devoção delRey.

Finalmente tendo feito liga com poderosissimas Potencias de Europa, em que enterteve os seus Embaixadores com grande luzimento, e recebido com magestade os dos seus Alliados; sendo dotado de tao religiosa piedade, que antepoz sempre as Leys Divinas aos interesses humanos, com tal veneração à Santa Igreja de Roma, que por justificar a sua obediencia buscou todos os meyos, e fez as diligencias mais poderosas pela conseguir, nao se persuadindo já mais das razoens, com que os Theologos o persuadirao na materia dos Bispos; e tendo vencido a seus inimigos em Europa, e tendo-se defendido em Africa, peleijado na Asia, e triunfado na America, lhe sobreveyo huma suppressao, em que nao obrando os remedios da medicina, luzirao os da piedade Christaa em fervorosos actos de Fé, Esperança, e Caridade, corroborados com o Santissimo Viatico: e tendo com animo Real exhortado a seus filhos ao amor, e amisade, aos Vassallos de mayor distinção à concordia, e ao zelo do bem da Patria, pacificou as Familias, que estavao desavin-

desavindas, aos Ministros de mayor caracter recommendou as obrigações dos seus lugares, aos Generaes, e Officiaes mandou, que partissem logo para as suas Provincias, e chamou à sua presença ao Conde de Soure, Governador das Armas da Provincia de Alentejo, ao qual advertio todos os accidentes, que podiao occorrer depois da sua morte, apontandolhe prudentissimos meyos para os atalhar, e depois de lhe segurar a grande consiança, que sempre fizera do seu zelo, valor, e prudencia, lhe ordenou partisse logo para Alentejo. O Conde opprimido do fentimento, brotandolhe os olhos affectuosifimas lagrimas, forao estas as mais eloquentes expressoens, com que agradeceo a ElRey a honra, com que repetia as virtudes, de que elle se adornou, e separado del Rey, sem interpolação, passou para Alentejo.

Ordenou ElRey o seu Testamento com gran-de piedade, e religiao; porque nelle se vê o amor, Prova num. 20. uniao, e estimação, que fazia da Rainha, que deixou por sua Testamenteira, nomeando-a por Tutora, e Curadora do Principe, e Infantes seus si. lhos, e Regente, e Governadora, em quanto durasse a menoridade do Principe. E porque no caso de succeder, que falecesse a Rainha, ainda na menoridade do Principe, mandou, que a Rainha neste caso pudesse nomear Tutor, ou Tutores, Curador, ou Curadores, e Governador, ou Governadores dos seus Reynos, como a ella lhe parecesse, Tom. VII. Dd ii

o que tudo se compriria como se elle o mandara. Esta substituição authorisou com o poder Real, e absoluto, dispensando as Leys, ou Ordenações, que dispuzessem o contrario. Mandou, que o seu corpo fosse sepultado no Coro da Capella môr do Mosteiro de S. Vicente de Fóra, no lugar, que parecesse mais decente à Rainha, ordenando, que ao mesmo Mosteiro seriao trasladados os ossos do Principe D. Theodosio, e da Infanta D. Joanna seus filhos, que estavao em deposito no Mosteiro de Belem, instituindo quatro Missas quotidianas, que diriao os Religiosos, duas pela sua alma, e duas pela do Principe, e Infantes seus filhos. nomeada à Rainha a pessoa, que havia de ser Ayo do Principe. Deixou tambem hum papel de cousas particulares, o qual se cumpriria como parte do seu Testamento, e era assinado por ElRey, e pelo Bispo eleito do Japao, seu Consessor, pelo Bispo eleito da Guarda, pelo Padre Joao Nunes, Confessor da Rainha, Antonio Cavide, e o Doutor Pedro Fernandes Monteiro. Finalmente ao arbitrio da Rainha entregou todas as suas disposições mais particulares com grande confiança, como se vê destas formaes palavras: Nomeo por minha Testamenteira, executora desta disposição, e dos descargos de minha alma à Rainha, minha sobre todas muito amada, e prezada mulher, e lhe rogo pelo amor, que lhe tenho, e pela grande estimação, que sempre siz da sua pessoa, e de suas virtudes, se lembre, que a muita confi-

confiança, com que lhe entrego a minha alma, os Reynos, e os filhos, merece achar tudo isto nella, a correspondencia, que sempre experimentey no seu amor. As Missas, as esmolas, e mais suffragios da alma, e a forma do meu enterramento deixo à disposição da Rainha minha Testamenteira, de quem tenho por muito certo fará tudo melhor, e com mais largueza, do que eu o declararia; e recommendoulhe a educação de seus filhos, e o amparo dos seus criados, e outras memorias dignas de hum Rey prudente, e Christao: e concluindo com as ultimas clausulas do seu Testamento, faremos o mayor elogio da sua pessoa, porque ellas abonas o acerto das suas acções, mostrao a grandeza do seu coração, o amor, que teve aos seus Vassallos, a justiça, com que reynou, e sobre tudo a Christandade, com que obrava, de sorte, que estas virtudes, que o fizerao digno de hum Imperio, devemos piamente crer lho conseguirao mais glorioso na eternidade. fuas proprias palavras as seguintes: Os Principes são mais obrigados, que os outros homens, a justificar seus procedimentos para com o Mundo, principalmente quando delles resulta honra, e credito para a sua Nação, e Vassallos: por esta razão tenho por conveniente declarar neste lugar, que pela hora, em que estou, e pela conta, que hey de dar a Deos, me resolvi a restituirme a esta Coroa, sem nenhum respeito particular da minha pessoa, senao por livrar os Reynos, que me pertencem, das miserias, que lhe via padecer

decer em estranha sogeição, e por entender era obrigado a isso em minha consciencia, sogeitandome por esta causa, a vida, e trabalhos, poderao ser differentes da minha inclinação; e como o meu intento foy tao justo, tenho, e tive sempre por certo da bondade, e justiça de Deos, se pague muito delle, e assim o experimentey, e lho desejey merecer no governo de meus Reynos; porque pela mesma hora, em que estou, af. firmo, que nao fiz nelle cousa contra o que entendi, assim no governo commum, como em requerimentos particulares de meus Vassallos, a que desejey contentar, e fazer merce, quanto a justiça, e estado das cousas do Reyno o permittirao. Foy seito o Testamento em 2 de Novembro de 1656, escrito pelo Secretario de Estado Pedro Vieira da Sylva, ao qual forao presentes, e testemunhas nomeadas por ElRey, o Marquez de Niza, do Conselho de Estado, o Marquez Mordomo môr D. Joao da Sylva, o Bispo Capellao môr, do Conselho de Estado, o Conde de Odemira, do Conselho de Estado, e Presidente do Conselho Ultramarino, o Conde de Villar-Mayor, do Conselho de Estado, o Conde de Villa-Pouca de Aguiar, do Conselho de Estado, o Conde de Miranda, o Conde Camereiro môr, do Conselho de Estado, o Conde de Soure, do Conselho de Guerra, Ruy de Moura Telles, do Confelho de Estado, e Védor da Fazenda, o Visconde de Villa-Nova da Cerveira, o Conde de Prado, Estribeiro môr, Luiz de Mello, Porteiro môr, D. Toao

Joao de Almeida, Védor da Casa del Rev. D. Antonio de Mendoça, Presidente da Mesa da Consciencia, e Ordens, eleito Arcebispo Primaz, Gaspar de Faria Severim, do Conselho de Sua Magestade, e seu Secretario do Expediente, Rodrigo de Figueiredo de Alarcao, Dom Rodrigo da Cunha, Chantre de Lisboa, Luiz de Sousa, Pedro Severim de Noronha, o Padre Confessor de Sua Magestade, Bispo eleito do Japao, o Doutor Pedro Fernandes Monteiro, do Conselho de Sua Magestade, e seu Desembargador do Paço, Pedro Vieira da Sylva, do Conselho de Sua Magestade, e seu Secretario de Estado, Antonio Cavide, Secretario de Sua Magestade, e do Conselho da Fazenda. no mesmo dia fez hum papel de algumas cousas, que ordenava, que escreveo o mesmo Secretario. Aggravava-se cada dia a doença, e tendo recebido o Santissimo Viatico com grande devoção da mao do Bispo Capellao môr D. Manoel da Cunha, assistido da Rainha, Principe, e Insantes, e depois ultimamente o Sacramento da Unçao, e repetindo fervorosamente o Nome de Jesus, e da Virgem Immaculada da Conceição, morreo na Corte de Lisboa em huma segunda feira 6 de Novembro de 1656, tendo de idade cincoenta e dous annos, sete mezes, e dezoito dias, dos quaes foy vinte e seis Duque de Barcellos, dez Duque de Bragança, e dezaseis, menos vinte e quatro dias, Rey de Portugal, coroado de vitorias, e gloriosos successos, que o fizerao amado dos seus, e respeitado dos inimigos, de sorte, que nada pode perturbar a felicidade deste grande Principe, do que a morte de seu filho o Principe D. Theodosio, em quem se viao as virtudes unidas del Rey seu pay, e da Rainha sua may, perda a Portugal a mais sensivel, em quem as virtudes o faziao ainda mais digno da possessa da Coroa.

Creou de novo diversos titulos, confirmou todos os que se haviao dado na dominação de Castella, e alguns, que se extinguirao por falta de successão, os renovou em pessoas da mesma Familia, fazendolhe nova merce.

Ao Principe D. Theodosio herdeiro do Reyno ordenou por huma Carta Patente se chamasse Principe do Brasil, e Duque de Bragança, annexando este grande Estado para sempre ao successor da Coroa em quanto nao succedesse nella: soy a Carta passada em Lisboa a 27 de Outubro de 1645, que está na Torre do Tombo no livro 13. sol. 357 da sua Chancellaria. Por sua morte se passou Carta de Consirmação por successão ao Principe Dom Assonso seu irmão, seita a 23 de Mayo de 1654, que está no livro 27. sol. 20.

Ao Infante D. Pedro seu filho sez Doação da Cidade de Béja com o titulo de Duque, renovando esta dignidade, que tivera ElRey D. Manoel antes de ser Rey, por merce delRey D. João II. Foy passada a Doação em Lisboa a 11 de Agosto

de 1654, que está na Chancellaria do dito anno, fol. 99, de que se lhe passou tambem Carta de assentamento seita a 7 de Mayo do anno de 1655, e nella diz: Faço saber aos que esta minha Carta virem, que havendo respeito a ter declarado ao Infante D. Pedro, meu muito amado, e prezado silho, Duque de Béja. Hey por bem, e me praz, que tenha, e haja de minha fazenda com o dito titulo de Duque setecentos e cincoenta mil reis de seu assentamento,

liv. 25. fol. 143.

A D. Nuno Alvares Pereira de Mello, Marquez de Ferreira, Conde de Tentugal, creou Duque de Cadaval, de que se lhe passou Carta seita em Lisboa a 18 de Julho de 1648, que está na dita Chancellaria, livro 2. sol. 99 vers. Ao mesmo Duque, vivendo seu pay, e nao sendo entao mais, que Conde de Tentugal, lhe sez merce deste Condado de juro, e herdade para sempre, com as mesmas prerogativas, que tivera o Conde de Alcoutim silho do Marquez de Villa-Real, com duzentos e setenta mil reis, que lhe pertenciao, e diz, que o sazia pelo divido, e parentesco, que tinha com ElRey. Foy passada a 20 de Março de 1641, e está no livro 3. sol. 186.

AD. Affonso de Portugal, Conde de Vimioso, sez Marquez de Aguiar, de que tirou Carta passada a 8 de Setembro de 1643, que está no liv. 17. sol. 114; e nella diz: Do meu Conselho de Esta-

do, e meu muito amado sobrinho.

Tom.VII. Ee AD.

A D. Alvaro Pires de Castro, VI. Conde de Monsanto, creou Marquez de Cascaes, de que se lhe passou Carta a 19 de Novembro de 1645, que

está no dito livro fol. 45.

A D. Vasco Luiz da Gama, V. Conde da Vidigueira, do seu Conselho de Estado, Embaixador Ordinario a França, fez Marquez de Niza, de que se lhe passou Carta a 18 de Outubro de 1646. que está no dito livro fol. 287, e ao mesmo fez merce para seu filho D. Francisco Balthasar Luiz Antonio da Gama do titulo de Conde da Vidigueira de juro, e herdade para sempre, segundo a fórma da Ley Mental; e que daquella merce por diante todos os successores, que conforme a Ley Mental herdassem a Casa, se chamariao Condes da Vidigueira, sem para isso ser necessario tirar Carta, Provisao, ou licença dos Reys seus successores, a quem na fórma desta Carta os Védores da Fazenda lhe fariao passar o Padrao do seu assentamento. Foy feita a Carta a 24 de Outubro de 1646, e está no livro 17. fol. 285.

A Joao da Sylva Tello de Menezes, I. Conde de Aveiras, do seu Conselho de Estado, e Regedor da Casa da Supplicação, quando soy segunda vez por Vice-Rey do Estado da India, lhe sez merce, entre outras, do titulo de Marquez de hum dos Lugares, de que elle era Senhor, quando chegasse da India, e que pelo referido Alvará se lhe passaria Carta, o qual soy passado a 9 de Fevereiro

de 1650, que está no livro 15 fol. 265. E lhe sez merce do titulo de Conde de juro, e herdade para elle, e seus successores, consorme a Ley Mental, e em quanto se lhe nao passava Carta de Marquez, se chamaria o Conde Joao da Sylva, a qual merce soy seita a 9 de Fevereiro de 1650; e tambem lhe sez a do Ossicio de Regedor, em que o proveria quando voltasse da India.

A D. Joao da Sylva, II. Marquez de Gouvea, VI. Conde de Portalegre, e seu Mordomo môr, a quem dá o tratamento de sobrinho, sez merce entre outras do titulo de Marquez de juro para elle, e seus descendentes, conforme a Ley Mental, em attenção aos serviços do Marquez seu pay, e de estar casado com D. Luiza de Menezes, Dama da Rainha: soy passada a Carta em Alcantara a 20 de Mayo de 1655, e está no livro 16 sol. 422.

A D. Francisco de Faro sez Conde de Odemira de juro, e herdade, consorme a Ley Mental, dandolhe as Villas de Mortagua, e Penacova, por Carta passada a 9 de Julho de 1646, que está no livro 19 sol. 145: dalhe nella o tratamento de meu muito amado sobrinho, com o assentamento, que costuma ter os Condes, que tem parentesco com os Reys. Este titulo havia caducado em D. Sancho de Noronha, Conde de Odemira, por nao deixar successão, de quem Dom Francisco ainda que parente transversal, e em grao muito remoto, supposto, que da mesma Real varonia da Serenissima Tom. VII.

Casa de Bragança, quiz ElRey continuar este ti-

A Mathias de Albuquerque, Governador das Armas da Provincia de Alentejo, creou Conde de Alegrete, de que se lhe passou Carta em Lisboa no primeiro de Junho de 1644, que está no livro 16. sol. 241. vers.

A D. Fernando Mascarenhas, Marichal do Reyno, creou Conde de Serem, como se vê da Carta desta merce seita a 18 de Abril de 1643, que está no livro 16 fol. 112.

A D. Francisco de Sousa em virtude da renuncia, que nelle havia seito seu tio o Conde de Prado D. Luiz de Sousa deste titulo, e das Villas de Prado, e Beringel, lhe mandou passar Carta de Conde de Prado, seita a 17 de Março de 1644, que

está no livro 17. fol.41.

A D. Fernando de Menezes confirmou o titulo de Conde da Ericeira, que seu tio o Conde D. Diogo de Menezes tinha nomeado nelle, em attenção aos seus serviços, e tambem por casar com D. Leonor Filippa de Noronha, Dama que sora da Rainha, e para o silho, que nascesse daquelle matrimonio. Foy seita a Carta a 11 de Abril de 1646, e está no livro 17. sol. 270.

A Antonio Telles de Menezes, do seu Confelho de Estado, e General da Armada, creou Conde de Villa-Pouca de Aguiar, de que tirou Carta feita a 5 de Agosto de 1647, que está no livro 18. fol.263.

A D. Miguel de Almeida creou Conde de Abrantes, renovando este titulo, que já tiverao seus antepassados, como se vê da Carta seita a 12 de Novembro de 1645, que está no livro 18. sol. 80.

A Dom Joao da Costa, do seu Conselho de Guerra, e Mestre de Campo General do Exercito de Alentejo, creou Conde de Soure, de que se lhe passou Carta seita em Lisboa a 15 de Outubro de

1652, que está no livro 22. fol. 206.

A Fernaő Telles de Menezes, do seu Conselho de Guerra, Regedor da Casa da Supplicação, e Gentil-homem da Camera do Principe D. Theodosio, creou Conde de Villar-Mayor, de que se lhe passou Carta a 29 de Agosto de 1652, que está no livro 22. sol. 228.

A D. Vasco Mascarenhas, Conde de Obidos, a quem passou Carta deste titulo, que tinha por Castella, se passou a de Conde sobrinho com o assentamento, que por ella lhe pertencia, a 19 de Mayo de 1646, e está no livro 17. fol. 271.

A D. Vasco Lobo, Barao de Alvito, creou Conde de Oriola, de que se lhe passou Carta a 19 de Dezembro de 1652, que está no livro 25, fol.63.

A D. Antonio de Noronha creou Conde de Villa-Verde, de que era Senhor, e se lhe passou Carta a 10 de Dezembro de 1654, que existe no livro 27. sol. 32.

A Dom Martinho, Principe de Arração, que

era filho delRey de Chitigao, e neto do de Arracao, Principe herdeiro de seus Reynos, pelos serviços seitos a esta Coroa no Estado da India, depois que fora trazido para Goa de idade de cinco para seis annos, e ter recebido a agua do Bautismo, sez merce da Capitanía de Goa por Alvará de 19 de Março de 1645 por nove annos, com entertenimento do Paço de S. Lourenço: e do Conselho de Estado da India, com o tratamento de Senhoria, por Alvará de 11 de Janeiro de 1646, que está no livro 17. sol. 233, e nelle diz: Hey por bem de declarar, que se lhe falle por Senhoria, e que assim seja tratado daqui em diante no Reyno, e fora delle, em geral, e particular, v.c.

A D. Pedro de Castellobranco sez Visconde de Castellobranco junto a Sacavem, de que se lhe passou Carta a 25 de Setembro do anno de 1649,

que está no livro 20 fol. 336.

Seguindo o mesmo methodo, que temos observado nas vidas dos Reys, seus predecessores, referiremos os Fidalgos, que no seu Reynado achámos serviras os officios da Casa Real, Corte, e
Reyno, sem que pertendamos dar hum Catalogo
exacto, como já outras vezes declarámos; os quaes
referimos sem preferencia, mas só como os achámos na sua Chancellaria, ou em outros documentos.

D. Francisco de Mello, Marquez de Ferreira, do seu Conselho de Estado, servio de Condestavel

na solemnidade do auto, em que soy levantado Rey a 15 de Dezembro de 1640. E depois no da ratificação do Juramento, que os Tres Estados do Reyno fizerao a ElRey, em que tambem foy jurado herdeiro da Coroa o Principe D. Theodofio, na Cidade de Lisboa a 28 de Janeiro de 1641, fez o mesmo Marquez o officio de Condestavel. pois no auto das Cortes nao assiste o Condestavel. e sómente a insignia, que he o Estoque, que leva na mao levantado o Copeiro môr, como entao no dia 29 do referido mez levou Martim de Sousa de Menezes, Copeiro môr, por preeminencia do seu officio, e tem differente lugar, que o Condestavel; porque este tem o seu lugar no estrado pequeno, em que fica o throno del Rey, e o Copeiro môr está no segundo estrado. E porque no referido auto das Cortes todos os Grandes Seculares, e Ecclesiasticos, os Donatarios, Alcaides môres, e Procuradores das Cidades, e Villas, todos esta o assentados, affim o esteve o Marquez no lugar, que lhe competia pela dignidade de Marquez: e por esta razao parece he que nao costuma haver mais, que no dia da solemnidade do Juramento a affistencia do Condestavel, que está em pé, e descoberto, como todas as mais pessoas, que assistem, ainda que sejao Infantes, estao em pé, e descobertos, como se vê nos Autos das Cortes, que se imprimirao. E para que nao equivoquem o officio de Condestavel, como às vezes succede, entendendo-se, que porque o Coo Copeiro môr tem o Estoque, saz o ossicio de Condestavel, mostramos a disferença, que vay de huma a outra occupação; e assim se vê, que nunca o Copeiro môr saz o ossicio de Condestavel, cuja occupação se deu muitas vezes aos Insantes, e sempre às mayores pessoas do Reyno, como já deixámos escrito no Capitulo XX. do Livro VI.

D. Alvaro da Costa, Doutor em Theologia, Conego Magistral da Sé de Coimbra, que havia sido Collegial do Collegio Real de S. Paulo, e Reytor daquella Universidade, soy seu Capellao môr, lugar, que occupou até 13 de Fevereiro de 1642, em que saleceo, estando nomeado Bispo de Viseu. Consta do Auto do Levantamento.

D. Manrique da Sylva, Marquez de Gouvea, do Conselho de Estado, soy seu Mordomo môr, lugar, que exercitou até o anno de 1647, como

adiante se verá, e consta do referido Auto.

D. Joao da Sylva, Conde de Portalegre, depois Marquez de Gouvea, foy Mordomo môr por Carta feita em Alcantara a 18 de Mayo de 1647, a qual está no livro 16. da sua Chancellaria, fol. 522. Succedeo ao Marquez D. Manrique seu pay, como refere a mesma Carta, dizendo: Por ser filho do Marquez de Gouvea, do meu Conselho de Estado, v.c. e haver o dito seu pay renunciado o dito officio. O qual no Auto do Levantamento de 15 de Dezembro de 1640 exercitou já o seu officio.

Luiz de Miranda Henriques, Commendador

de Cabeço de Vide, Alter Poderoso, e Hospital da Granja na Ordem de Aviz, soy seu Estribeiro môr, como se vê no Auto referido das Cortes de 1641.

Pedro Guedes de Miranda, Senhor de Murça, Branchaes, Agua-Reves, e Torre de Dona Chama, Commendador de Cabeço de Vide, e das mais Commendas de seu pay, succedeo no officio de Estribeiro môr, de que tirou Carta seita em Lisboa a 20 de Junho de 1647, que está no livro 18. fol. 370 da dita Chancellaria.

D. Joao de Sá e Menezes, Conde de Penaguiao, que depois foy do Conselho de Estado, e Embaixador a Inglaterra, foy seu Camereiro môr, como se vê no Auto das ditas Cortes, acima allegado, e depois tirou Carta passada a 24 de Abril de 1647, que está a fol. 97 do livro 20 da sua Chancellaria.

Pedro de Mendoça Furtado, Alcaide môr de Mourao, foy Guarda môr da sua pessoa, como se vê no referido Auto das Cortes.

Bernardim de Tavora, foy seu Reposteiro môr, lugar, que já tinha, e exercitou no seu tempo, como se vê no Auto referido das Cortes acima allegadas, e teve Carta passada no primeiro de Agosto de 1644, que está no livro 16. fol. 254 da sua Chancellaria.

Fernao Telles de Menezes, Commendador de Moura na Ordem de Aviz, e outras, e depois Tom.VII. Ff Con-

Conde de Villar-Mayor, servio de Alseres môr no Auto do Levantamento delRey, como nelle se vê.

Luiz de Mello, Alcaide môr de Serpa, Commendador de Santa Maria de Algodres na Ordem de Christo, e de Serpa na de Aviz, foy Porteiro môr del Rey, como se vê no Auto referido das Cortes. Foy tambem seu Capitao da Guarda.

Francisco de Mello, Commendador do Pinheiro, e de Santiago de Santarem, e dos Casaes da Feiteira na Ordem de Christo, e outras, que depois soy Embaixador a França, e o primeiro General da Cavallaria da Provincia de Alentejo, soy Monteiro môr do Reyno, como se vê no referido Auto das Cortes.

D. Joao Soares de Alarcao, Alcaide môr de Torres-Vedras, Commendador de S. Pedro na mesma Villa, da Ordem de Christo, soy Mestre Salla, officio, que exercitou no Auto das Cortes, em que ElRey soy levantado, como nelle se vê, e o teve pouco tempo.

D. Pedro da Costa, Commendador de S. Vicente da Beira na Ordem de Aviz, soy Armeiro môr delRey, como refere o dito Auto das Cortes.

D. Joao de Castellobranco, Commendador de S. Gabriel da Granja de Ulmeiro, da dos Casaes de Paliao, e Casa Velha na Ordem de Christo, e da Espada de Elvas da Ordem de Santiago, servio de Meirinho môr na ausencia de seu irmao Dom

Fran-

Francisco de Castellobranco, Conde de Sabugal, de quem era este officio, o que consta do Auto das referidas Cortes.

Dom Lourenço de Sousa, Commendador da Ordem de Christo, soy seu Capitas da Guarda, como se vê no referido Auto.

Pedro da Cunha, Commendador de Monforte na Ordem de Christo, Alcaide môr da Villa de Aldea-Gallega da Merciana, foy Trinchante, como se vê no referido Auto.

Manoel de Sousa da Sylva, Commendador do Casal, e S. Martinho do Bispo na Ordem de Aviz, servio de Aposentador môr, como refere o mesmo Auto das Cortes, e era Mestre Salla do Principe D. Theodosio, e depois soy Veador da Casa da Rainha D. Maria Francisca Isabel de Saboya.

D. Pedro Mascarenhas, no referido anno de 1640, foy Veador da Casa del Rey, como se vê

no referido Auto das Cortes allegado.

Thomé de Sousa, soy Veador da sua Casa por Carta de 22 de Janeiro de 1646, e della consta, que este lugar estava vago, como se vê no livro 13. da sua Chancellaria, sol. 359. Já havia sido seu Trinchante, o qual lugar vagou por Pedro da Cunha passar ao de Veador da Casa da Rainha, e se lhe passou Carta a 22 de Abril de 1641, que está no livro 11. sol. 302 da sua Chancellaria.

D. Francisco de Sousa, Conde do Prado, do seu Conselho, soy Veador da Casa Real, de que Tom. VII.

se lhe passou Carta em Lisboa a 17 de Janeiro de

1650, que está no livro 15. fol. 262.

Fernao de Sousa, foy Veador da Casa Real por Alvará seito em Lisboa a 15 de Janeiro de 1650, e nelle diz: Tendo respeito aos merecimentos de Thomé de Sousa, que Deos perdoe, Védor da minha Casa, v.c. e principalmente aos que elle me sez depois da minha restituição à Coroa, v.c. lhe saz merce da propriedade do dito officio.

D. Astonso de Menezes, soy Mestre Salla, de que se lhe passou Carta de propriedade seita em Lisboa a 22 de Abril de 1646, que está no livro 18.

da sua Chancellaria, fol. 107.

Dom Nicolao Monteiro, Prior de Sedofeita, eleito Bispo de Portalegre, soy Mestre dos Infantes, como se vê no Alvará do seu ordenado, passado a 13 de Abril do anno de 1650, que está no livro 19. sol. 365.

D. Antonio da Sylveira, foy seu Pagem da Caldeirinha, como se vê no Alvará passado em Lisboa a 13 de Outubro de 1647, em que succedeo a

Francisco de Mello, livro 20. fol. 36.

Christovao de Almada, soy Pagem da Caldeirinha, que vagou por D. Antonio de Noronha, como se vê no Alvará seito a 28 de Outubro de 1649, que está no livro 20. sol. 18 vers.

D. Antonio de Noronha, foy Pagem da Campainha, em que succedeo a Jeronymo de Mendoça, como se vê no Alvará seito em Lisboa a 27 de

Julho

Julho de 1649, que está no livro 21. fol. 186.

D. Joao Mascarenhas, Conde de Palma, soy Meirinho môr por Alvará seito em 17 de Outubro de 1653, e nelle diz: Que vagara por seu avô Dom Francisco de Castellobranco, Conde de Sabugal, de quem era legitimo successor, &c. sazendolhe merce da propriedade, que começaria a servir quando tivesse idade; está o dito Alvará no livro 22. da sua Chancellaria, sol. 320.

Dom Joao Mascarenhas, Conde de Sabugal, servio de Meirinho môr pelo Conde de Palma ser menor, como se vê em hum Alvará seito em Lisboa a 19 de Dezembro de 1653, que está no livro

25. fol. 64.

Dom Joao de Almeida, foy Veador da Casa por Alvará seito em Lisboa a 18 de Outubro de 1653, e diz, que o sazia por servir o Conde de Prado de Estribeiro môr, o qual Alvará está no livro 22. sol. 321.

D. Francisco de Mello, soy Trinchante por serventia de Diogo de Brito Coutinho, a quem El-Rey tinha seito merce do dito ossicio, como se vê em hum Alvará passado em Lisboa a 9 de Janeiro

de 1651, que está no livro 23. fol. 194.

D. Lucas de Portugal, foy Mestre Salla, de que tirou Carta de propriedade, seita em Alcantara a 12 de Abril de 1652, que está no livro 23. sol. 17.

D. Francisco de Sousa, Conde de Prado, Veador de sua Casa, e do seu Conselho de Guerra, ser-

vio de Estribeiro môr por Alvará feito em Lisboa a 22 de Setembro de 1653, e nelle diz: Por lho pedir Pedro Guedes no seu Testamento, o qual Alvará está no livro 26. fol. 10.

Gonçalo Pires de Carvalho, do seu Conselho, foy Provedor das Obras do Paço: consta de certa merce, que lhe sez em Lisboa a 4 de Agosto de

1644, que está no livro 18. fol. 59.

Dom Joao Mascarenhas, Commendador de Mertola, e Alcaide môr de Montemôr o Novo, o qual foy depois Conde de Santa Cruz pelo seu casamento, foy Veador da sua Casa por Carta passada a 2 de Abril de 1641, e nella diz: Havendo respeito aos merecimentos, e qualidades, que concorrem na pessoa de D. Joao Mascarenhas, Fidalgo de minha Casa, meu muito amado sobrinho, &c. Está no livro 11. fol. 99.

Fr. Dionysio dos Anjos, Eremita de Santo Agostinho, soy seu Confessor, como se vê no Alvará do seu ordenado seito em Lisboa a 18 de Março do anno de 1641, que está na dita Chancellaria,

fol. 117 do livro 10.

Martim de Sousa de Menezes, soy seu Copeiro môr, por Carta seita a 2 de Abril de 1641, della consta succedeo a seu pay Jorge de Sousa. A dita Carta se conserva no livro 11. sol. 122. Achouse no Auto do Levantamento del Rey.

Diogo de Brito Coutinho, foy seu Trinchante, de que se lhe passou Carta seita em Lisboa a 20



de Setembro de 1641. Nella se vê, que succedeo neste ossicio a D. Diogo Lobo seu tio, e está no livro 12. sol. 206.

Francisco de Lucena, soy seu Secretario de Estado por Carta seita a 31 de Janeiro do anno de 1641, e nella diz: Do meu Conselho, havendo respeito à qualidade da sua pessoa, merecimentos, e serviços, continuados por espaço de trinta annos. Livro 12. fol. 42.

D. Fernando Mascarenhas, foy Capitao môr dos Ginetes do Reyno, por Alvará de 27 de Março de 1641, na ausencia de seu irmao o Conde de Santa Cruz; está no livro 12. fol. 66.

Dom Jorge de Mello, foy Mestre Salla por Carta de 2 de Abril de 1641, na qual diz, que aquelle lugar se achava vago; e está no livro 12. fol. 87.

Dom Luiz de Portugal, Conde de Vimioso, foy Almirante do Reyno, de que tirou Carta passada em Lisboa a 9 de Setembro de 1646, que está no livro 20. fol. 56.

Dom Carlos de Noronha, foy Presidente da Mesa da Consciencia, e Ordens, por Carta seita a 6 de Janeiro de 1641, que existe no livro 12. fol.8.

Dom Lourenço de Brito, Visconde de Villa-Nova de Cerveira, do seu Conselho de Estado, soy Presidente do Desembargo do Paço, de que tirou Carta passada a 8 de Janeiro de 1641, que está no livro 13. sol. 6. Jorge de Mello, do seu Conselho, soy Capitao General das Galés desta Coroa por Alvará de 8 de Janeiro de 1641, e nelle diz: Por estar ausente em Castella o Marquez de Porto-Seguro. Existe o dito Alvará no livro 12. fol. 7.

D. Antonio Luiz de Menezes, do seu Conselho de Estado, soy Védor da sua Fazenda da Repartição do Reyno, por Carta de 16 de Outubro

de 1651, que está no livro 15. fol. 382.

Joao da Sylva Tello, Conde de Aveiras, do seu Conselho de Estado, soy Regedor das Justiças, o que consta da merce deste officio, quando passou à India, seita em Lisboa a 9 de Fevereiro de 1650, que se conserva a sol. 265 do livro 15.

D. Joao de Menezes, do Conselho de Guerra, soy Governador da Relação do Porto por Alvará de 13 de Março de 1648, que está no livro 15.

fol. 212.

D. Joao de Castellobranco, soy Presidente da Camera de Lisboa, como se vê na Carta, que se lhe passou a 14 de Abril de 1644, e nella diz: O qual cargo servio atégora o Conde D. Pedro (he o Conde de Cantanhede) o qual o terá em quanto eu houver por bem. Está no livro 16. fol. 260.

D. Francisco de Faro, Conde de Odemira, foy Védor da Fazenda por Carta de 18 de Setembro de 1648, e já o havia sido tres annos. Existe a dita Carta no livro 19. da sua Chancellaria, sol.

311.

Dom Rodrigo de Mello, foy Presidente da Mesa da Consciencia, e Ordens, em que succedeo a D. Carlos de Noronha, como se vê na Carta passada em Lisboa a 6 de Fevereiro de 1649, que está no livro 21. sol. 90 vers.

Antonio de Mendoça, Commissario Geral da Bulla da Cruzada, eleito Bispo de Lamego, soy Presidente da Mesa da Consciencia, e Ordens, em que succedeo a D. Rodrigo de Mello, como refere a sua Carta passada em Alcantara a 14 de Abril de 1654, que está no livro 22. sol. 369.

D. Pedro de Lencastre, do seu Conselho de Estado, soy Presidente da Mesa do Desembargo do Paço por Carta seita em Lisboa a 7 de Novembro

de 1651, que está no livro 21. fol. 120.

D. Rodrigo da Sylveira, Conde de Sarzedas, do seu Conselho, soy Presidente do Senado da Camera, em que succedeo a Luiz de Mello, Porteiro môr, como se vê na Carta, que se lhe passou em Lisboa a 4 de Março de 1654, livro 26. sol. 75. Nao acabou a Presidencia, porque no anno seguinte soy mandado por Vice-Rey da India.

Dom Joao de Sousa da Sylveira, Veador da Rainha, soy Presidente do Senado da Camera, em que succedeo ao Conde de Sarzedas, como se vê na sua Carta seita em Lisboa a 14 de Abril de 1655,

que está no livro 26. fol. 295 vers.

Dom Vasco da Gama, Marquez de Niza, do Conselho de Estado, soy seu Védor da Fazenda Tom.VII. Gg por por Carta feita em Alcantara a 16 de Abril de 1654,

que está no livro 22. fol. 370.

Ruy de Moura Telles. do seu Conselho de Estado, Veador da Rainha, foy Védor da Fazenda da Repartição de Africa, consta da Carta passada a 22 de Fevereiro de 1649, que está no livro 15. fol. 172: e por outra passada em Lisboa a 2 de Marco de 1652, que está no livro 17. lhe foy conferido o mesmo lugar, e depois por outra a 18 de Março de 1655 se lhe reformou a mesma occupacao.

O Doutor Fr. Francisco Brandao, foy Chronista môr por Carta feita em Lisboa a 19 de Janeiro de 1649, e diz, que o dito lugar vagara pelo Doutor Fr. Antonio Brandao. Está no livro 16.

fol. 155.

Fr. Francisco de Macedo, foy Chronista Latino deste Reyno por Carta feita a 8 de Abril de

de 1650, que está no livro 20. fol. 271.

O Padre André Fernandes, Bispo eleito do Japao, e do seu Conselho, foy seu Consessor, o que consta da Carra, que tirou de Conselheiro, passada em Lisboa a 28 de Janeiro de 1655, que está

no livro 25. fol. 144.

O Doutor Francisco de Carvalho, do seu Conselho, e seu Desembargador do Paço, e Chanceller da Casa da Supplicação, foy Chanceller môr, lugar, em que succedeo ao Doutor Affonso Furtado de Mendoça, como se vê na Carta, que tirou,

passada

passada em Lisboa a 6 de Outubro de 1656, que

está no livro 25. fol. 193.

D. Jorge Mascarenhas, Marquez de Montalvao, foy Mestre de Campo General junto à pessoa, por Patente de 17 de Julho de 1648, que está

nos livros de papeis varios do Duque.

Antonio Paes Viegas, Commendador de Nosfa Senhora da Caridade na Ordem de Christo, Alcaide môr de Barcellos, achamos, que fora Secretario de Estado, mas devia ser sómente de serven-

tia, porque nao encontrámos a Carta.

Antonio Cavide, foy seu Secretario, consta de varios documentos, e do Testamento del Rey, em que elle assina, dizendo: Antonio Cavide, Secretario de Sua Magestade, e do Conselho da Fazenda. Havia sido Escrivas da sua Camera, e seu Mantieiro, Commendador de S. Pedro de Babe, e da dos Azeites, e Lagares da Villa de Soure na Ordem de Christo, Alcaide môr de Borba, e Provedor das Obras, que se fizessem por conta da Fazenda Real.

Pedro Vieira da Sylva, foy Secretario de Estado, o que consta de certa merce seita a 18 de Outubro de 1645, que está no livro 18. fol. 124, na qual diz, que era: Meu Moço Fidalgo, que serve de Secretario de Estado, e servio até a morte del-Rey; porque no seu Testamento se acha assinado: Pedro Vieira da Sylva, do seu Conselho, e seu Secretario de Estado.

Tom. VII.

Ggii

Mar-

Martim de Tayora de Noronha, teve Alvará de Secretario de Estado, que foy passado a 24 de Março de 1653, que está no livro 25. fol. 63, e nelle diz: Havendo respeito à satisfação, com que Pedro Vieira da Sylva, do meu Conselho, serve o ofsicio de meu Secretario de Estado de muitos annos a esta parte, e desejando eu pelos mesmos respeitos de the fazer merce, hey por bem de tha fazer da propriedade do mesmo officio para seu filho Martim de Tavora de Noronha, meu Moço Fidalgo, para que lhe fucceda nelle depois dos dias da sua vida, tendo para isso toda u capacidade, para o que desde logo irá continuando na Secretaria, e tomando noticia dos papeis.

Gaspar de Faria Severim, foy Secretario das Merces, e Expediente, como se vê na Carta de Conselheiro do dito Rey, onde diz: Que ora serve de Secretario das Merces, e Expediente: foy passada a 20 de Dezembro de 1645, e está no livro 13.

da sua Chancellaria, fol. 375.

Pedro Severim de Noronha, teve Alvará de Secretario das Merces, e Expediente, feito a 24 de Setembro de 1653, e foy passado a Gaspar de Faria Severim, Secretario das Merces, seu pay, na mesma fórma do proximamente referido; e existe o dito Alvará no livro 25. da Chancellaria do dito Rey, fol. 65.

Antonio Pereira da Cunha, foy seu Secretario do Conselho de Guerra por Carta seita em Lisboa a 21 de Janeiro do anno de 1641, que está no

livro

livro 13. fol. 13, e nella relatando os seus merecimentos, diz: Hey por bem de lha fazer do cargo de meu Secretario do Confelho de Guerra.

Pedro da Sylva, Conde de S. Lourenço, foy Regedor das Justiças, de que teve Carta passada a 8 de Janeiro de 1641, que está no livro 10. fol. 3.

Garcia de Mello, foy Monteiro môr do Reyno, officio, em que succedeo a Francisco de Mello, do seu Conselho: consta da merce das rendas de Aguiar da Beira, Satao, Redemoinhos, e Seleiro de Queirao, a qual foy feita a 18 de Setem-

bro de 1652, e está no livro 8. fol. 339.

Dom Jorge Mascarenhas, Conde de Serem, foy Marichal do Reyno por Carta de 27 de Janeiro de 1650, a qual está na Chancellaria del Rey D. Affonso VI. livro 28. fol. 239, e diz a Carta, que pelos ferviços do Conde D. Fernando seu pay, do Conselho de Guerra, o qual faleceo no anno de 1649, tendo sido General da Beira.

Jaz o seu Real corpo em magnifico Mauso- Prova num. 21. leo no Real Mosteiro de S. Vicente de Fóra dos Conegos Regrantes de Santo Agostinho, em Tumulo com duas faces, que fica debaixo do Sacrario, e da parte do Altar tem este Epitasio:

Siste Hospes: Regum virtutes quæris in uno? Joannes Quartus conditur hoc Tumulo. Hic Lysiam asseruit, servavit, rexit, o auxit: Jure, armis, nutu, limitibusque novis.

Da

Da face da parte do Coro o seguinte:

Impia sacrilegi peteret cum dextra Joannem,
In niveo Custos adfuit orbe Deus.
Ergo vel in Tumulo Rex hanc se sistit ad aram,
Custodem ut Custos excubet ante suum.

No pavimento immediato à Real Urna, mandou o Marquez de Marialva D. Antonio Luiz de Menezes sepultar o seu coração, e se lhe gravou em memoria de tao insigne Varao estes disthicos:

Hic, ubi Lusiadum jacet Instaurator in Urna, Pignus habet positum Cor Marialva suum. Corde suum sequitur Regem Marialva sepultum, Ut vitam credas, non periisse sidem.

Foy ElRey de meãa estatura, muy gentilhomem antes das bexigas, que alguma cousa lhe
diminuirao este dote, o cabello era louro, os olhos
azues, alegres, e agradaveis, a barba mais clara,
que o cabello, o corpo grosso, e tao robusto, que
senao tivera desordem no alimento, parece seria
mayor a sua duração. Não sez caso da pompa no
vestir, antes applicou grande diligencia, porque se
não alterassem os trages: pelo que costumava dizer, não queria, que as outras Nações se sizessem
Senhoras dos seus Vassallos pelos trages, e que todo o alimento sustentava, e todo o pano cobria.

Na

Na conversação foy discreto, agudo, e prompto nas repostas; e nao sendo as palavras as mais polidas, usava dellas com tal arte, e galantaria, que ainda hoje se applaudem em muitos despachos, que se vem da sua propria mao. Delle vimos diver- prova num. 22. sos papeis excellentemente lançados, e dignos de se perpetuarem: entre elles he huma memoria, que deixou à Rainha sua esposa quando no anno de 1643 passou à Provincia de Alentejo, e lhe encarregou o governo do Reyno na sua ausencia, em que com admiravel providencia previo tudo o que podia occorrer, e o modo como se havia de haver, deixando tudo ao arbitrio, e prudencia da Rainha, em que muito confiou a diliberação, quando não houvesse tempo de elle poder ser ouvido. Este Original se conserva na Livraria manuscripta do Duque de Cadaval, e outro, que ElRey mandou lan- Prova num. 23. car nas Cortes com nome supposto, o qual tambem he Original escrito da propria mao delRey: nelle se vê a vigilancia, cuidado, e politica, com que procurava o mayor bem do Reyno, sendo elle o mesmo, que advertia a si mesmo, mostrando os descaminhos, e o modo de evitallos, explicandose com tanta energia, e enfase, que sendo o estylo claro sem algum artificio, se reconhece a prudencia, que faz mais brilhante o seu admiravel talento, de que deu singulares provas, no que temos referido. Não foy menor a politica da idéa de prevenir os animos dos seus Vassallos para os ter contentes,

tentes, e satisfeitos, com os bons successos das suas armas; e assim elle mesmo compunha as Relações, que naquelle tempo se imprimirao, e ditando-as, as escrevia Antonio Cavide seu criado, que occupou grandes lugares, e de quem fez grande confiança, para que assim espalhando-se pelo Reyno, e Conquistas, chegasse à noticia de todos os seus Vassallos a gloriosa desensa, com que as suas Tropas triunfavao dos seus inimigos, e sao as que se vem impressas, e comprehendem desde o anno de 1641 até o de 1653. Amou a Musica com tanto gosto, e inclinação, que foy eminente nesta Arte, sendo tanta a curiofidade, que nem as grandes occupações de Rey lha puderaõ diminuir para deixar de a seguir em quanto viveo: assim todos os dias se levantava às cinco horas, e até às sete se empregava no estudo da Musica, depois continuava com os negocios, e governo de seus Reynos, e tanto que acabava de jantar, nas horas de sésta, que erao para o descanço, se empregava em provar as Musicas, que lhe vinhao de fóra para ver as que havia de mandar cantar na sua Capella, e com os sinaes, que lhe punha, as approvava, ou reprovava, e sempre concluîa esta prova com hum Miserere. Nao queria, que os seus Musicos de ordinario cantassem obras humanas, senao Musica de Igreja, porque a outra afeminava as vozes. Compoz as Obras feguintes: Defensa de la Musica moderna contra la errada opinion del Obispo Cyrillo Franco, que se imprimio

primio em quarto, sem anno, nem lugar. Depois se imprimio em Lisboa em 1649, tambem sem o lugar da edição. Outra vez traduzida na lingua Italiana se imprimio em quarto sem dizer onde; porém entende-se, que foy impressa em Roma no anno de 1655. Neste livro se vê no principio hum Soneto do mesmo Author em louvor da Musica moderna, e nas letras iniciaes dos quatorze versos se lê: ElRey de Portugal. He dedicado a Joao Lourenço Rebello seu criado, tao insigne na Musica, que mereceo este singular favor del Rey, o qual era Fidalgo da sua Casa, Commendador de S. Bartholomeu de Rabal na Ordem de Christo, e no fim da Dedicatoria se vem estas duas letras: D. B. que querem dizer: Duque de Bragança. O Padre Joao Alvares Frowo, Capellao, e Bibliothecario del Rey, Mestre da Sé de Lisboa, imprimio no anno de 1662 em Lisboa hum livro em quarto intitulado: Discursos sobre a perfeição do Diathesaron, e louvores do numero Quartenario, em que se contém hum Encomio sobre o papel, que mandou imprimir o Serenissimo Senhor ElRey D. Joao o Quarto em defensa da Musica moderna, e reposta sobre os tres breves negros de Christovao de Morales; nelle vem no fim o referido encomio. Compoz mais: Respuestas à las dudas, que se puseron à la Missa: Panis, quem ego dabo, del Palestina; as quaes correm impressas no livro quinto das suas Missas, que se estamparao em Lisboa no anno de 1654 em quarto. Depois se Tom. VII. Hh impriimprimio esta Obra separada em Roma por Mauricio Balmonti em 1655 em quarto, traduzida em Italiano. Compoz mais dous Motetes, que andao impressos no fim das Obras de Joao Lourenço Rebello, que se imprimirao em Roma, e forao ouvidos com admiração dos professores, por se não fazer crivel, que hum Rey compuzesse com tanta sciencia. Fez tambem huma Magnificat a quatro vozes; o Píslmo Dixit Dominus a oito vozes; o Pfalmo Laudate Dominum omnes gentes a oito vozes; hum Concerto sobre o Canto-Chao do Hymno Ave maris Stella, e outras Obras miudas. Tinha composto hum livro de Musica, e quando morreo recommendou se mandasse imprimir, o que se nao executou. Pelo que, elle foy tao sciente na Musica, que podera ser hum dos mais celebres professores desta tao estimada Arte, de que ajuntou a famosa Livraria, que se conserva, a que deixou subsistencia para augmentarse. Foy naquelle seculo muy valída dos Principes a Musica, em que se distinguirao tambem o Emperador Fernando III. e ElRey D. Filippe IV. de Castella, os quaes não só forao intelligentes desta suave Arte, mas compuzerao Motetes, que ElRey D. Joao tinha na fua Livraria da Musica; e entre outros era hum Soneto, que ElRey D. Filippe compuzera, e havia posto em Solfa, que começa:

Y aze a los pies de aquel sagrado Leño Bañada en tiernas lagrimas Maria.

A Rai-

A Rainha Christina sabendo o gosto, que ElRey fazia da Musica no principio do seu Reynado, lhe mandou hum manuscrito antigo de Guido Aretino, celebre Author, que reduzio a Musica ao estado presente das seis vozes: Ut, re, mi, fá, sol, lá, e destas, e de outras excellentes Obras deixou enriquecida a fua famofa Livraria da Mufica, da qual se principiou a fazer hum excellente Catalogo, de que o primeiro tomo corre impresso com o titulo: Primeira parte do Index da Livraria da Musica do muito Atto, e Poderoso Rey D. Joao IV. nosso Senhor. Por ordem de Sua Magestade, por Paulo Craesbeck anno 1649 em quarto com 521 paginas. Referemse neste Index os livros, que se guardavao numerados em quarenta caixoens, dos quaes huma grande parte sao manuscriptos de notavel estimação, e compostos pelos mais peritos Authores das Nações Portugueza, Castelhana, Italiana, Franceza, Ingleza, Alemãa, e Hollandeza. Ao exercicio da caça teve ElRey grande propensao, e em huma, e outra foy excellente, destro, e bizarro. Amou a justiça sem declinar em severo, de que alguns delinquentes se atreverao ao culpar, o que muitas occasioens desmentio com a piedade, com que se houve com os culpados. Da sua devoção, e piedade deixou immortaes monumentos nos publicos testemunhos da sua Religiao, e no ardente zelo, com que tomando por Protectora de seus Reynos a Virgem Santissima no soberano Myste-Tom. VII. Hh ii rio

tio da sua Immaculada Conceição, os fez junta-

mente tributarios à Igreja deste titulo de Villa-Vicosa, como já deixamos dito; e aquella grande Doação, com que restituío as rendas do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, que estavao unidas à Abbadia Commendataria, tornando-as aos Monges na mesma sórma, em que lhas dera o seu invicho avô, e predecessor o Santo Rey D. Assonso I. confirmando-a, e ratificando a dita Doação com generosa piedade: e soy passada a Carta a 4 de Fevereiro de 1642, com condição, e obrigação de sempre terem o Santissimo Sacramento exposto no Altar à publica veneração em Lausperenne, assistido de Monges em turmas, continuando sem interpolação de dia, e de noite os Divinos louvores, o que se verificou no tempo delRey D. Pedro seu filho. Finalmente compunha-se de tao invencivel valor, como se vio na empreza, que intentou, e confeguio com tao poucos meyos: mas com a industria, e com a despeza, resgatou a vida de seus Vassallos, e neste politico segredo despendeo thesouros em publica utilidade: e assim a sua memoria será sempre saudosa, e servirá de admiração aos seculos futuros, pois as suas virtudes o fizerao digno de mais largo Imperio.

Casou em 12 de Janeiro do anno de 1633 com a Rainha D. Luiza Francisca de Gusmao, entao Duqueza de Bragança, a qual havia nascido em hum Domingo 13 de Outubro de 1613 na Cidade

Prova num, 24.

de

de Sao Lucar de Berremeda, a qual havia ganhado ElRey Dom Affonso o Sabio no anno de 1264 aos Mouros, povoação agradavel pela situação, e sertilidade, que tendo contado depois huma larga serie de annos na Casa de Medina Sidonia, ElRey Filippe IV. a unio à Coroa no anno de 1645 nas desconfianças, que teve com esta grande Casa, até que no anno de 1700 lhe restituso as alcavallas o Catholico, e generoso Rey Filippe V. sendo esta a primeira merce, que sez depois de entrar na Monarchia de Hespanha. Era filha de D. Joao Manoel Peres de Gusmao, VIII. Duque de Medina Sidonia, e da Duqueza D. Joanna de Sandoval. o seu nascimento festejado com extraordinarias demonstrações de seus pays, em cuja Casa, se refere, havia hum Mouro cativo, que entre os seus se jactava de bem nascido, e estimado por Astrologo Judiciario, com engenho agudo: e desejando conseguir a sua liberdade, e dar da sua sciencia huma demonstração, fallou aos Duques dizendolhe, que obtervada a hora, e a dominação, e conjunção dos Astros de quando nascera a Senhora D. Luiza, indicavao, que feria coroada Rainha. Ouvirao os Duques o prognostico, e sem mais credito, do que deviao à pouca fé do Mouro, o despedirao. Espalhou-se na Cidade a noticia, e com aquella costumada leveza, com que o vulgo discorre, disputavao nas conversações qual seria a Coroa, com o sundamento, que nao era a primeira, que do fangue de Gulmao

Gusmao sobiria ao throno de Hespanha. Esta tradiçao ainda hoje se conserva na Corte de Madrid entre as pessoas grandes della, e referida pelos seus mayores, como constante na Casa de Medina Sidonia. Durou esta pratica até o dia do seu casamento, em que derao por desvanecido o prognostico; mas nao falta quem affirme com memorias daquelle tempo, que nas ultimas expressoens do carinho do Duque seu pay, quando se despedio da Senhora D. Luiza, ao ultimo abraço lhe dissera, por lhe aliviar as faudades: Ide filha muito contente, que não ides para Duqueza, senão para Rainha; alludindo à grandeza da Casa de Bragança, que no trato, e magnificencia parecia Real, se he que nao lhe manifestava com occultas idéas o direito da Coroa Portugueza: porém o que entaő a casualidade referia, sem que parecesse podia ter cumprimento, veyo o tempo a segurar em realidade. Nao sendo na Historia approvado este vaticinio, nao he difficultoso o successo, nem menos se faz difficultosa a crença de poder ter sido vaticinado pelo Mouro, porque nao era profecia; e ainda estas vimos expressadas pela boca da gentilidade, e era formado sobre sciencia, que ainda que fallivel, tem muitas regras, de que lemos admiraveis testemunhos, e fosse, ou nao verdade o referido, nada implica à possibilidade. Concertou-se o seu casamento, e recebidos por procuração, se ajustou o dia da partida para Portugal, e sahirao de Villa-Viçosa

Viçosa o Duque de Bragança acompanhado de seus irmãos os Senhores D. Duarte, e D. Alexandre, como já deixamos dito. Foy esta Princeza dotada de excellentes virtudes, e prudencia, com grande viveza de espirito, com notavel animo, e coraçao, naturalmente elevado à gloria de desejos grandes, e magnificos; de sorte, que nao falta quem diga, que assim que entrou a ser Duqueza de Bragança, começou a pôr os olhos no throno, que pertencia ao Duque seu marido, a quem revestia destas maximas, ainda quando mais affectava o retiro. Todo o tempo, que assistio em Villa-Viçosa, soy venerada como Oraculo, e tao respeitada do Duque seu marido, que na duvida de aceitar a Coroa, o resolveo com a generosa opiniao, e prudente maxima, de que era mais conveniente perigar Rey, que Vassallo. ElRey em quanto viveo, lhe communicou os negocios mais graves da Monarchia, em que muitas vezes o seu parecer acreditava a felicidade dos successos, de que nunca sez jactancia de se deverem ao seu discurso, porque só amava a gloria del Rey, que em tudo lhe mostrou o grande affecto, com que a estimava; e assim lhe sez Doaçao amplissima de muitas Villas, e Lugares, que ficarao hereditarios para as Rainhas destes Reynos. Na morte delRey lhe ficou encommendada a regencia do Reyno, para o que instituío para as materias do governo a Junta nocturna, composta dos Ministros mais zelosos, e mais experimentados, os quaes

quaes ouvia, e resolvia com tal acerto, que a pezar do formidavel poder de Castella, sustentou a guerra com tanta reputação das suas Armas, victoriosas, e triunfantes, que segurarao a Coroa na fua descendencia. Sustentou a Rainha o grande pezo da Monarchia no tempo, em que os embaraços domesticos, e externos, a combaterao com mayor força, nao servindo de perturbação àquelle varonil animo as desattenções, que experimentou em El-Rey seu filho, que dominado de ambiciosas vontades, deu occasiao a que lhe largasse o governo antes de tempo no anno de 1662: e vivendo no Paço algum tempo sem governar, com igual Magestade àquella, que soube mostrar quando imperava; movida de mayores pensamentos se recolheo ao Mosteiro de Religiosas Descalças de Santo Agostinho, que ella fundou, e dotou. No dia 17 de Março de 1663 fahio a Rainha do Paço acompanhada del-Rey D. Affonso, do Infante D. Pedro, e de toda a Corte: sahio em publico em hum coche de veludo negro, com duas Senhoras de Honor nos estribos, o coche de respeito, a que se seguia o delRey, precedidos ambos do do Infante, que hia com El-Rey, e o Estribeiro môr no estrivo da parte direita, e no da esquerda o Camereiro môr, e quatro coches de Damas. Tanto que a Rainha se apeou, ElRey, e o Infante a acompanharao até à casa do docel, que estava no seu quarto, e alli se despedio de seus filhos, e das Damas, ficando só Dona Isahel

Prova num. 25.

bel de Castro na Clausura, duas Dónas da Camera, e algumas criadas inferiores, o Conde de Santa Cruz seu Mordomo môr, Ruy de Moura Telles, Estribeiro môr, D. Joao de Sousa, Veador da sua Casa, e o Doutor Belchior do Rego de Andrade seu Secretario, porque a Rainha do Mosteiro governava a sua Casa, e os tres Fidalgos, e Secreta. rio continuarao aquella affistencia fora da Clausura: a ella reduzio toda a Real grandeza, occupando-se em virtuosos exercicios, que piamente cremos lhe abrirao as portas da Eternidade. Faleceo no dia 27 de Fevereiro de 1666 em hum Sabbado às nove horas da noite, tendo recebido o Santissimo Viatico, e a Unção, com tantas demonstrações de piedade, que manifestavao a pureza do espirito. Fez a protestação da Fé, e com vós clara, e intelligivel pedio perdao aos seus criados, que todos consternados da dor da sua falta, respondiao com copiosas lagrimas mostrando a sua fidelidade. Havia feito o seu Testamento por mao do seu Secretario Belchior do Rego de Andrade, e approvado a 25 de Fevereiro do dito anno, no qual nomeou por seu Testamenteiro, e herdeiro a ElRey seu silho, a quem recommendou os Fidalgos, que a servirao, e que lhe agradecesse o cuidado, e amor, com que a haviao servido, e juntamente lhe lembra os despachos dos seus criados, e criadas, dizendo: Que ficao muito desamparadas, esperando, que Sua Magestade o faça, como delle espero. Recommen-Tom. VII. Ii da

da se acabem as suas fundações, e com poucas clau. sulas deu o Testamento por acabado, o qual assinou; porém como a doença era mortal, a debilitou de sorte, que já nao o pode fazer na approvação, e por seu mandado o fez o Conde de Santa Cruz seu Mordomo môr, e forao testemunhas o Marquez de Marialva, o Marquez Almirante, o Conde dos Arcos, Ruy de Moura, Antonio de Mendoça, o Bispo de Targa, Gaspar de Faria Severim, e D. Lucas de Portugal. Em virtude do seu Testamento foy o seu Real corpo depositado na Igreja de Corpus Christi, no Hospicio dos Carmelitas Descalços, em quanto se nao acabava a Igreja do Mosteiro das Religiosas Descalças de Santo Agostinho, que ella havia fundado, e dotado. Para o que logo se ajuntou o Conselho de Estado, aonde se ordenou o seu funeral, ordenando-se tudo o que se havia executado no delRey seu marido. Pegarao no caixao o Marquez de Marialva, o Marquez de Niza, os Condes de Miranda, Ericeira, S. Joao, Arcos, Santa Cauz, Villa-Verde, Unhao, e Ruy Fernandes de Almada. Cantou a Missa de Pontifical o Bispo de Targa, e os Responsos o Arcebispo eleito de Braga, os Bispos eleitos de Leiria, do Porto, Esmoler mor, e o Bispo Confessor. Foy a Rainha D. Luiza ornada de heroicas virtudes, e huma das mais excellentes Princezas, que vio o Mundo, com admiravel constancia, grande resolução, e animo tão varonil, que nada a perturbaya.

baya. Amou com extremo a ElRey seu marido, o qual lhe correspondeo de sorte, que nas emprezas mais arduas feguio o seu parecer, que estimou tanto, que ao seu arbitrio deixou as disposições da Monarchia, que ella seguio na regencia do Reyno com tanta fortaleza, como fentimento da sua falta: mas com tao grande coração, que a pezar dos embaracos domesticos, triunfou das Armas de Castella, e dos seus negociados no casamento da Infanta sua filha com ElRey de Inglaterra, com tanta politica, como authoridade. Teve hum entendimento sublime com grande discrição; os seus papeis erao excellentemente lançados, de que vimos diversos: alguns se conservao na Livraria do Duque do Cadaval, e para gloria da sua memoria, e satisfação dos curiosos, lançaremos nas Provas hum, Prova num. 26. que escreveo, quando quiz deixar o governo do Reyno, que regeo com Christaas, e uteis maximas, que farao recommendavel na posteridade o seu Real nome.

Como a obra do Mosteiro, que a Rainha fundava, era grande, se mudou o seu corpo do lugar, em que primeiro fora posto, por ordem del-Rey D. Pedro seu filho no anno de 1691. Para Memorias m. s. do Duo que no mez de Fevereiro forao nomeados para que de Cadavario, Nuirem à Igreja de Corpus Christi fazer a mudança do dores, pagaz 35. corpo da Rainha, os Conselheiros de Estado, a saber: o Cardeal de Lencastre, o Marquez de Arronches, o Marquez de Alegrete, o Conde de Val de Tom. VII. Ii ii

que de Cadaval (). Nu-

Revs, e o Conde de Alvor, e para servir o officio de Reposteiro môr Fernao de Sousa Coutinho, Veador da Casa Real, e Lourenço Pires Carvalho, do Conselho de Sua Magestade, que servia de Provedor das Obras do Paço, e Roque Monteiro Paim, que servio de Secretario de Estado. E estando juntos às tres horas da tarde na Igreja do dito Hospicio com as portas fechadas, vierao os Religiosos com Cruz, e vélas accesas, com tres Padres revestidos com Pluviaes de veludo negro com o fundo de ouro, e cantarao hum Responso: acabado elle, chegarao à Eca, onde estava o caixao com o corpo da Rainha, affistido dos Conselheiros de Estado, e tirando o Reposteiro môr de cima do caixao a almofada, e Coroa, a poz em hum prato de prata dourada, que tinha nas mãos o Guarda da Tapeçaria: tirou depois o pano, que deu ao mesmo Guarda da Tapeçaria, e elle aos Reposteiros; e o Provedor das Obras do Paço tinha as chaves para se abrir o caixao, que era de veludo negro com quatro fechaduras douradas, duas por banda, e sendo aberto, tirou a tampa, que se deu a dous Reposteiros, e chegando-se os Conselheiros de Estado, e os Officiaes da Casa Real, pegarao nos cordoens, que estavao prezos nas seis azas de outro caixao, que estava dentro, que tambem era forrado de veludo negro com quatro fechaduras, e o levarao para debaixo do Sacrario no lugar, que se havia preparado para o deposito, ao que ajudarao

rao oito Reposteiros a respeito de ser muito o pezo do caixao; e posto naquelle lugar, o Provedor das Obras mandou logo pôr grades para resguardo, de que o Secretario de Estado fez hum termo, que os Ministros todos assinarao, e o Prelado do Hospicio. Depois, que se acabou a Igreja do Mosteiro de Santo Agostinho de Religiosas Descalças, que ella fundara, e em que vivem com grande afpereza, e continuo filencio, sem trato, nem communicação alguma com o Mundo, ordenou El- Prova num. 27. Rey Dom Joao V. seu neto, que em virtude, do que a Rainha sua avó mandara no seu Testamento. se trasladasse o seu corpo para aquelle lugar, encarregando esta mudança ao Duque de Cadaval Dom Nuno Alvares Pereira de Mello, e ao Secretario de Estado Diogo de Mendoça Corte-Real; assim em hum Sabbado, que se contavao 17 de Junho do anno de 1717, se trasladou o caixao, em que estavao os osfos da Rainha na Igreja de Corpus Christi, para a de Santo Agostinho, onde jaz de traz do Altar môr. A' sua Real pessoa servirao entre outras muitas, as que referiremos, que casualmente encontrámos, e são as seguintes.

Dona Filippa de Vilhena, Condessa de Atouguia, foy sua Camereira môr com o titulo de Marqueza de Atouguia, e depois foy Aya delRey D.

Assonso VI. e delRey D. Pedro.

Foy tambem sua Camereira môr a Marqueza de Ferreira D. Joanna Pimentel, occupação,

que começou a exercitar fendo casada, quando a Rainha veyo de Villa-Viçosa, em que continuou até que faleceo no Paco a 11 de Setembro

de 1657.

D. Sancho de Noronha, VI. Conde de Odemira, foy seu Mordomo môr, o qual sendo nomeado a 25 de Dezembro de 1640, se lhe passou Carta em nome da Rainha a 6 de Dezembro de 1641, que está no livro 10. da Chancellaria del Rev D. Joao IV. fol. 60.

D. Francisco de Mello, Marquez de Ferreira, do Conselho de Estado, foy seu Mordomo môr. de que teve Carta passada pela mesma Rainha, feita a 4 de Janeiro de 1642, que está no dito livro

fol. 337.

D. Miguel de Almeida, Conde de Abrantes, do Conselho de Estado, soy Mordomo môr, lugar, que exercitava no anno de 1656, como se vê no Auto do Levantamento del Rey D. Affonso VI. que se imprimio.

Fernao Telles da Sylva, I. Conde de Villar-Mayor, do Conselho de Estado, soy seu Mordomo

môr.

D. Joao Mascarenhas, III. Conde de Santa Cruz, que havia sido Veador da Casa del Rey seu marido, foy Mordomo môr, como se vê no Testamento da Rainha, que assinou com este cargo, e depois o foy da Rainha D. Maria Francisca Isabel de Saboya, como se vê no Juramento do Principe

cipe D. Pedro Regente, feito a 27 de Janeiro de

1668, que se imprimio.

D. Luiz de Noronha, Alcaide môr de Monforte, Commendador na Ordem de Christo, soy teu Estribeiro môr, e já o havia sido delRey seu marido sendo Duque de Bragança, de que se lhe passou Carta seita no primeiro de Janeiro de 1641, que se póde ver na dita Chancellaria sol. 197.

D. Francisco Coutinho, Conde de Redondo, foy Estribeiro môr da Rainha, e saleceo estando com ElRey em Salvaterra, em attenção do que

nao foy ElRey naquelle dia à caça.

Ruy de Moura Telles, do Conselho de Estado, Védor da Fazenda, soy seu Estribeiro môr, e havia sido Veador da sua Casa, e já exercia este lugar no anno de 1656, em que acompanhou ao Infante D. Pedro nas Cortes, que entao se celebrarao, como se vê no Auto, que entao se imprimio.

He certo, que outras muitas pessoas de grande nascimento se empregarao no seu Real serviço; porém como nao fazemos Catalogo dellas, sómente referimos as que casualmente encontrámos em documentos, que nao padecem duvida.

Desta Real uniao nascerao os filhos seguin-

tes.

18 O PRINCIPE D. THEODOSIO, de quem no

Capitulo II. se sará menção.

Viçosa a 21 de Janeiro de 1635, e no mesmo dia

pagan-

pagando o tributo à morte, voou à eternidade, e jaz no Coro das Religiosas do Mosteiro das Chagas de Villa-Viçosa, onde tem este Epitasio:

Aqui jaz a Senhora Dona Anna, filha do Duque Dom Joao II. deste nome, e de sua mulher a Senhora Donna Luiza de Gusmão, nasceo, e faleceo a 21 de Janeiro de 1635 annos.

Viçosa a 18 de Setembro de 1636, e no ultimo dia do mez recebeo o sagrado Bautismo na Capella Ducal, administrado por Antonio de Brito de Soussa, Deao da mesma Capella: soy seu Padrinho pela devoçao, e piedade dos Duques Fr. Antonio da Covilhãa, Sacerdote professo da Provincia da Piedade, Religioso de grande observancia, de muita oração, e asperas penitencias, que depois acabou com sama de santidade. A natureza dotou a Insanta de agradavel sermosura, e estando na slor da idade, depois de dilatada doença, acabou a 17 de Novembro de 1653, e jaz no magnisico Mosteiro de Belém, juntamente com seus irmãos.

18 A INFANTA D. CATHARINA, Rainha da

Grãa Bretanha, como se dirá no Capitulo III.

18 O SENHOR D. MANOEL, nasceo em Villa-Viçosa a 6 de Setembro de 1640, e no mesmo

dia regenerado pela graça com o Santo Bautismo, passou ao Ceo, e jaz no Convento dos Religiosos de Santo Agostinho no enterro dos Duques.

18 ELREY D. AFFONSO VI. de quem se tra-

tará no Capitulo IV.

18 ELREY D. PEDRO II. que occupará o Capitulo V.

Teve ElRey fóra do Matrimonio

A SENHORA D. MARIA illegitima, que viveo recolhida no Mosteiro de Santa Theresa das Carmelitas Descalças de Carnide, Lugar distante huma legoa da Cidade de Lisboa. ElRey estimou muito a esta filha, porque não só a declarou no seu Testamento, mas nelle lhe fez merce da Commenda mayor da Ordem de Santiago, e das Villas de Torres Vedras, e Collares, e dos Lugares da Azinhaga, e Cartaxo, que juntamente fez logo Villas com jurisdicção à parte, e estas Doações de juro, e herdade para sempre, sogeitas à Ley Mental: e se no decurso do tempo pudesse haver alguma duvida, ordenava ao Principe seu filho, e successor, lhas houvesse de satisfazer em quantia equivalente. Além disto lhe deu mais cincoenta mil cruzados em dinheiro para compor a sua casa; porque ElRey cuidou em dar estado a esta filha, como elle resere no seu Testamento, dizendo, que tudo sabia Antonio Cavide (pessoa de quem muito confiou) e que assim pedia à Rainha, que se informasse delle para seguir a sua mesma vontade. Depois El-Tom. VII. Rey

Rey D. Affonso por hum Decreto confirmou esta Doação em observancia, do que seu pay ordenara, e accrescentava: E pela boa vontade, que tenho a D. Maria minha muito amada, e prezada irmaa; foy feito em Lisboa a 18 de Novembro de 1656. o que logo passou o mesmo Rey por nova Doação a huma Carta feita em Lisboa a 25 de Novembro de 1656 por Luiz Teixeira de Carvalho, e sobrescrita por Pedro Vieira da Sylva. Antes del Rey seu pay salecer lhe escreveo a Carta seguinte, que lancey para demonstração do amor, e equidade deste grande Rey: Minha filha, foy Deos servido, que a primeira vez, que tendes Carta minha seja despedindome de vos, e dandovos a minha benção, acompanhada com a de Deos, que fique comvosco, e lembraivos sempre de mim, como eu o fiz de vos: escrita em Lisboa a 4 de Novembro de 1656. (e de propria mao ) Vosso Pay, que fica com grande sentimento de nao vos ver. REY. Os Reys, e Rainhas, que depois se seguirao, a tratarao com grande attençao, distinguindo-se muito ElRey D. Pedro, que muito estimou esta irmãa. A Rainha D. Maria Francisca a soy ver a Carnide, e para que se faiba a formalidade, com que os Reys costumao honrar aos seus irmãos, ainda que illegitimos, diremos o modo, com que a Rainha D. Maria Francisca de Saboya o sez com esta Princeza, quando a

Memorias m.s. do Du- primeira vez soy ao Mosteiro de Carnide. A Seque de Cadaval D. Nuno, tom.IV. pag. 135. nhora D. Maria esperou a Rainha na portaria da

parte

parte de dentro, e se poz de joelhos para lhe beijar a mao, a Rainha com grande agrado a fez levantar, e indo para o Coro a fazer oração, havia no sitial, que estava para a Rainha, huma almofada, que estava descoberta, mais assastada, para a Senhora D. Maria se pôr de joelhos. Acabada a oração, foy a Rainha para o aposento da Senhora D. Maria, e postas no estrado as almofadas para a Rainha, no mesmo estrado se poz huma almosada para a dita Senhora defronte da Rainha, mais chegada, do que se costuma às Duquezas. Merendou a Rainha, e assentando-se para comer ficou em pé a Senhora D. Maria, não de traz da cadeira, mas na ilharga; e quando chegou a confeiteira, deu a Rainha hum bocado de doce à Senhora D. Maria, e quando Sua Magestade tomou a copa para beber, a Senhora D. Maria lhe quiz dar a toalha, o que a Rainha nao consentio. Era tratada pela Corte de Alteza, tornando Excellencia aos Grandes, e Senhoria aos Fidalgos de qualidade, que nao erao Viveo sempre neste Mosteiro em habito de Religiosa, ainda que era de materia mais fi-Fez a Igreja, que ornou com retabolos, e ricas alfayas, preciosa Custodia para expor o Santissimo, em que gastou mais de cincoenta mil cruza. dos; mandou lavrar os dous Córos das Religiosas, a quem deu quarenta mil cruzados para se empregarem em renda para o Mosteiro, em que sez outras muitas obras de grande custo, de sorte, que Tom. VII. Kkii

veyo a ser Padroeira delle, como o he do Mosteiro de Religiosos da mesma Ordem no Lugar de Carnide da invocação de S. João da Cruz. Morreo a 6 de Fevereiro de 1693, e jaz no Coro debaixo, onde tem o seguinte Epitasio:

Maria inclyti Joannis IV. Lustaniæ reparatæ Regis silia jacet hic sepulta sub saxo: sex annis Infans Claustrum ingressa, condito Templo, & Virginum Coro fure patronatus fecit esse suum: expletis denique quinque decennis sinem vitæ fecit viam pacis habens ut mortua in pace requiescat. Obiit 7 idus Februarii Anni Domini M.DC.XCIII.

Por sua morte se recolheo ElRey por cinco dias, e tomou luto de capa comprida por hum mez, e à Corte se sez aviso para assim o observar. Ao seu enterro forao assistir alguns Conselheiros de Estado, e Titulos, mas sem ser por ordem mais, que por obsequio devido a tal pessoa: para o que advertidamente acabado o Conselho de Estado, se disse, que era justo acharemse no seu suneral, para que cada hum o participasse aos seus parentes, e amigos para assistirem a esta sunção.

D. Joso Alonfo de Gulmao, naf-Dom Joao Alonso de ceo em Fevereiro de 1464, III. Gulmao, VI. Duque-Duque de Medina Sidonia, + a 16 de Medina Sidonia, de Julho de 1507. + em 1559. A Duqueza D. Mabel de Velasco. D. Joao Calros de A Duqueza D. Anna D. Affonso de Aragao, Arcebispo Guimao, IX, Conde Aragao. de de Niebla , + de Caragoça. D. Alonso Peem vida de seu Anna Urrea. D. Francisco de Sotres de Gulmao, pay no anno de tomayor, V. Conde S. Affonso de Sottomayor, IV. VII. Duque de 1554. Conde de Belalcazar. Medina Sido-A Condessa Dona de Belalcazar, III.. D. Joao Ma-Duque de Bejar, &c. nia, Cavalleiro Leonor de Zuni-A Condessa D. Isabel de Castro. noel Peres de + no anno 1544. do Tusao, &c. ga e Sottomayor. D. Francisco de Zuniga e Gusmao, Gulmao, n. A Duqueza D. The-+ em Julho de 11. Marquez de Ayamonte, + a 26 resa de Zuniga e Gusa 7 de Janei-1615. de Março de 1525. mao, + a 25 de Noro de 1579, vembro de 1565. H. A Marqueza Dona Leonor Manri-VIII. Duque que, + em 1536. de Medina Sie Francisco da Sylva, Joaó da Sylva, II. Senhor da Cha-III. Senhor da Cha-Smusca, &c. + em Fevereiro de donia, Con-Ruy Gomes da III. Senhor da Chade de Niebla, musca, e Ulme, &c. 21520.
D. Joanna Henriques. A Duqueza D. Sylva, Principe Cavalleiro do Anna da Sylva de Melito, 1. Du. ) + em 1566. Tulao, &c. D. Maria de Noro- Ruy Telles de Menezes, V. Senhor que de Pastrana, e Mendoça. de Unhão, &c. Mordomo mor da nasceo em 1516. nha, + em 1552. Emperatriz D. Isabel, + em 13 de D. Anna de Mendoça de Lacerda, Outubro de 1528. D. Diogo Furtado de D. Guiomar de Noronha. Princeza de Meli-Mendoça de Lacer-D. Diogo Furtado de Mendoça, to, + a 2 de Feda, Principe de Me-A Rainha I. Conde de Melito. vereiro de 1592. lito, &c. + a 19 de Dona Lui-A Condessa D. Anna de Lacerda, Março de 1578. za Francis-Senhora de Miedes, Pastrana, &c. A Princeza D. Catharina da Sylva, + C. D. Fernando da Sylva, IV. Conde ca de Gusmao, mude Cifuentes, + a 16 de Set. 1445. em 1576. lher del-A Condessa D. Catharina de Andra-Rey Dom da e Zuniga, + em 1538. D.Bernardo de Sandoval, II.Mar-D. Luiz de Sando-Joao IV. val, III. Marquez de quez de Denia, Conde de Lerma, Denia, &c. Mordo-Dom Francisco + em 1536. mo da Rainha Dona de Sandoval, IV. A Marqueza D. Francisca Henrig. Joanna, + em 1570. A Marqueza D. Ca- C. Francisco de Zuniga e Velhane-Marquez de De-( da, Conde de Miranda, Mordonia, + em 21 de tharina de Zuniga. Dom Francisco mo môr da Emperatriz. Março de 1574. de Sandoval, I. A Condessa D. Theresa Henriques. S. Francisco de Bor-Duque de Lerja, IV. Duque de Gandia, + em 1453. A Marqueza D. ma, + Cardeal a Isabel de Borja. 17 de Mayo de da Companhia, + o / A Duqueza D. Joanna de Aragao. 1625. 1. de Outub. 1572. A Marqueza D. Leo- D. Alvaro de Castro, Senhor do Morgado do Torrao. A Duqueza nor de Castro, + a D. Joanna de 27 de Março 1546. D. Isabel de Mello. Sandoval. D. Joao de Lacerda, D. Luiz de Lacerda, I. Duque de Dom Joao de La-cerda, IV. Duque Sana Cœh, &c. + a 20 bro de 1501. D. Catharina Bique de Orejon, 3.m. A Duqueza D. Mordomo môr da A Duqueza D. Maria Cinfuentes, \* em 1512.

de Austria.

de Janeiro de 1544.

A Duqueza D. Maria Cinfuentes, \* em 1512.

Agosto 1544. 2. m.

A Condessa D. Catharina de Tole-Catharina de Lacerda. Agosto 1544. 2. m. do. A Duqueza D. Jo-D. Sancho de Noro- S Dom Affonso, Conde de Faro, + nha, Conde de Ode- S em 1483. anna Manoel. nha, Conde de Ode-. D. Maria de Noronha, Condessa mira. A Condessa D. An- C de Odemira. H. gela Fabra, Came- Gaspar Fabra, Senhor de Bariga-reira môr da Empe- du em Sardenha, Embaixador del-Rey Catholico a Portugal. ratriz, 2. mulher. D. Isabel de Centelhas, z. mulher.





# CAPITULO II.

Do Principe D. Theodosso, berdeiro da Coroa de Portugal, Principe do Brasil, e Duque de Bragança.



STE insigne Principe nasceo em Villa-Viçosa a 8 de Fevereiro de 1634, Duque de Barcellos, às quatro horas da tarde, e soy bautizado a 27 do mesmo mez na Capella Ducal pelo seu Deao Antonio de Bri-

to de Sousa, na sórma já referida, e levado à pia por Ruy de Sousa, Fidalgo velho de muita authoridade, que havia sido Copeiro môr do Duque seu pay: soy seu Padrinho o Senhor Dom Duarte seu Prova num. 28.

Prova num. 29.

tio, depois Infante de Portugal: foylhe posto o nome de Theodosio em memoria de seu avô; e sobindo ElRey seu pay ao throno, soy jurado Principe, e herdeiro do Reyno a 28 de Janeiro de 1641. Depois por huma Carta patente, passada a 2 de Mayo de 1642 o nomeou Coronel da Nobreza, com quatro Terços, dos quaes tres se formariao de oito Companhias cada hum da Nobreza, para o que se haviao tirado liftas no anno antecedente, elo quarto seria das Companhias dos privilegiados, naturaes, e estrangeiros da Cidade de Lisboa, e forao nomeados Tenentes do Principe, e Governadores dos quatro Terços, o Marquez de Montalvao, os Condes da Torre, Unhao, e da Calheta. No anno de 1645 por outra Carta patente feita a 27 de Outubro, o declarou Principe do Brasil, e Duque de Bragança, fazendolhe Doação de todo o Estado desta Casa, com todas as jurisdicções, rendas, Padroados, e datas, que pertenciao aos Duques de Bragança, na mesma fórma das Doações da Casa, pelas quaes elle a possuira até o tempo, em que sora restituido à Coroa destes Reynos, e que na mesma fórma a possuiria o Principe, e passaria a todos os Principes herdeiros do Reyno, ordenando, que em nenhum tempo se pudesse unir à Coroa, da qual totalmente a separava, e que os successores dos Reys deste Reyno se chamariao Principes do Brasil, e Duques de Bragança; declarando, que no tempo, que faltasse Principe, os Reys governassem o EG

o Estado da Casa de Bragança com a mesma divisao de Ministros do seu Tribunal, independente de todos os outros, na fórma, que nella se praticava. E para corroborar esta sua disposição, usou de poder Real, e absoluto, de motu proprio, dispensando, e abolindo quaesquer Leys, Ordenações, Regimentos, Capitulos de Cortes geraes, ou especiaes, que houvesse em contrario, dando pela dita Carta patente todas por derogadas para a sua validade: em virtude da qual foy o Principe D. Theodosio Duque de Bragança, e depois o forao fempre os

Principes presumptivos herdeiros do Reyno.

A natureza, e a graça ornarao este Principe de virtudes heroicas, porque fundando o edificio da sua vida em santo temor de Deos, se admirou nelle veneração ao culto Divino, piedade, e grande religiao, inviolavel castidade, com que conservou a sua alma pura, com tal modestia, que se offendia de ouvir palavras obcenas, e nunca mais tornou a conversar voluntariamente com a pessoa, a quem ouvio termos immodestos; liberal com a pobreza, magnanimo, liberal, admiravel juizo, e igual valor, e sobre tudo observantissimo da Ley de Deos. Nos annos da sua puericia lhe foy dado por Mestre D. Pedro Pueros, Cavalhero Irlandez, que o instruîo nas bellas letras; e de poucos annos soube, e fallou perfeitamente a lingua Latina, deixando nella compostos alguns Tratados curiosos, e eruditos de diversas materias, que a sua anticipada morte nao deixou

deixou aperfeiçoar para se imprimirem, os quaes se intitulao: Aureum S.eculum, outro Macareopolis, nome Grego, que val o mesmo, que Bemaventurada Cidade, de que o Original se conserva na Livraria, que foy do Cardeal de Sousa, e possue o Duque de Lafoens. Este livro foy glorioso instrumento para que a Rainha Christina de Suecia seguisse a Religiao Catholica Romana; com esta doutissima Rainha teve o Principe communicação litteraria, e este foy o motivo da felicidade referida; outro Historia Universal do Mundo, semelhante à do Padre Tursselino; outro particular de Suecia, e outro finalmente de Sacramento Altaris, que ambos dedicou, e mandou à Rainha Christina de Suecia, que contribuirao muito para a sua conversao, e pela estimação, que sez destes livros, tratou o seu casamento com o Principe, querendo vir para Portugal viver em hum Reyno Catholico, pois nao podia no de Suecia por causa da Religiao. Teve sufficiente noticia da lingua Grega, de cujos caracteres, feitos pela sua propria mao, illustrava os seus escritos; e da Hebraica nao teve menos: entendia a Franceza, e Italiana, e fallava com energia a Caftelhana. A sciencia, a que mais o genio o levava, fov a da Mathematica, em que teve por Mestre ao Padre Joao Paschasio Sciermans, chamado na nossa Historia Cosmander, Flamengo de nascimento, e professor insigne desta sciencia, o qual costumava dizer, que quando entrara a lhe dar lição, o acha-

ra mais Mestre, que Discipulo; e na verdade elle tendo excellentes Mestres, parece que só o soy de Monconys Voyages 1. sa mesmo nesta faculdade, em que soy insigne com ção de Pariz de 1695. admiração dos que o tratarão. Soube com excellencia a Filosofia, e Theologia; nao contava ainda dezasete annos, quando estava senhor destas sciencias, com tanta vastidao, como se as professara para o Magisterio. Da Medicina, e da Chymica teve bastante luz, especulando os termos, com que disputava com os Medicos. Do Direito Canonico, e Civil, tocante às Leys Municipaes, aprendeo o que lhe era necessario para administração do governo do Reyno. Nas Artes liberaes era muy versado, jogava as armas com perfeição, e destreza, e assim no manejo dos cavallos, e na architectura militar se exercitava, delineando, e riscando perseita. mente as fortificações: ainda as Artes mechanicas lhe deverao curiofidade, obrando relogios, e torneando ovados, como o mais pratico, e forjando espadas de admiravel tempera. Na lição da Historia humana, e Sagrada era erudîto, lendo-a com tanta reflexao, que apontava com a penna os lugares mais notaveis, colhendo desta sorte copioso fruto da mais alta doutrina. Nao perdeo de vista os livros politicos, em que se ensina a arte de reynar; porém destes escolhia a politica Christãa, abominando aquelles, que a encontravao. Estimava aos Varoens doutos em qualquer faculdade, ou arte liberal; admittia os eruditos à sua presença, e os tra-Tom. VII, tava

tava com singular benevolencia, favorecendo-os nas suas pertenções. Aos Soldados de conhecido valor generosamente amparava, sentindo, que algum benemerito se achasse sem premio digno do seu merecimento, como se vio no breve tempo,

que assistio na Praça da Cidade de Elvas.

Esta jornada intentou o Principe aconselhado sómente do seu valor, e sem mais companhia, que a de D. Luiz de Portugal, Conde de Vimioso, e João Nunes da Cunha, seus Gentis-homens da Camera; sahio do Paço de noite, passou a Aldea-Galega, onde Joao Nunes tinha prevenido o que era necessario para a jornada, a qual executou a 2 de Novembro de 1651, e chegando à venda do Duque, achou ao General da Cavallaria André de Albuquerque com alguns Cavallos, e a Tropa de Diogo de Mendoça, que bastava para a segurança daquelle passo, naquelle tempo pouco arriscado. E passando de Estremoz a Elvas, o esperavao quinze Tropas, e na Fonte dos Capateiros tres Terços de Infantaria, com os quaes entrou em Elvas com pompa. André de Albuquerque lhe offereceo as chaves da Cidade, e montado o Principe a cavallo, debaixo de hum Pallio, o levou de redea Dom Joao da Costa, que governava as Armas da Provincia na ausencia do Conde de S. Lourenço. Chegou à noticia delRey a jornada do Principe, e ouvio o Conselho de Estado, em que forao diversas as idéas dos Conselheiros. ElRey lhe mandou escrever

crever logo no mesmo dia huma Carta, em que lhe Prova num. 30. dizia, que assim, que soubera da sua partida para a Fronteira, ordenara a D. Joao da Costa, que estava encarregado do governo das Armas daquella Provincia, obedecesse, e executasse as suas ordens, da mesma maneira, que o havia de fazer às suas, dizendo estas palavras: Encomendovos muito tomeis o trabalho de querer governar as Armas dessa Provincia em quanto a visitardes, obrando nella tudo, o que vos parecer, sem exceição de caso, ou de negocio algum: espero me deis conta, do que vos parecer capaz de o fazerdes. O Conde de Miranda Henrique de Sousa Tavares, e o Conde dos Arcos D. Thomás de Noronha, seus Gentis-homens da Camera, o seguirao com beneplacito del Rey, e todos os mais, de que se compunha a sua Casa: o mesmo fez huma grande parte da Nobreza. O Conde de S. Lourenço, que conservava o titulo de Governador das Armas de Alentejo, intentou seguir ao Principe para lhe affistir, mas nao lho permittio ElRey. O Conde da Ericeira referindo esta jor. Ericeira, Portug. Res-nada diz, que se entendeo, que ElRey levado de pag.745. particular inclinação, que tinha à grande prudencia, e zelo de D. Joao da Costa, nao quiz, que entre o Principe, e D. Joao se interpuzesse outro poder: a que posso accrescentar, que tambem soy a vontade do Principe, que lhe fosse immediato D. Joao da Costa; porque em huma Carta del Rey de Prova num. 31. 9 do mesmo mez de Novembro, respondendo ao Tom. VII.

Prova num. 32.

Prova num. 33.

Principe com importantes direcções às perguntas, que lhe fizera, diz: Aqui tenho mandado responder ao Conde de S. Lourenço o mesmo, que me advertis. Passados alguns dias, depois do Principe estar em Elvas, lhe escreveo ElRey de propria mao huma larga Carta, feita a 26 do referido mez, mostrandolhe os inconvenientes da jornada, e o quanto poderia ser prejudicial à mesma desensa do Reyno, com razoens tao concludentes, como nascidas das prudentissimas maximas da sua politica; nella se lê em estylo claro, e agradavel, a recta intenção daquelle grande Rey. Tambem a Rainha lhe havia anticipadamente escrito outra da sua propria mao a 11 de Novembro com differente methodo; porque sómente explica carinhosa, e discretamente o feu amor, e a sua saudade, de sorte, que na Carta delRey se admira, o que diz, e na da Rainha, o que calou, e em ambas se vê o brilhante daquelles sublimes talentos. Estes Anedoctos verao os curiofos nos Tomos das Provas. De Elvas passou o Pincipe a Villa-Viçosa, e da montaria, que fez, remetteo a ElRey dous porcos montezes, que matou na Tapada, lisongeando a ElRey com a sua mesma inclinação, que lhe respondeo, que sem a sua companhia nada lhe era agradavel, e que o desafiava para os porcos de Salvaterra, porque era justo fazella nos bosques, quando a razao pedia suspendella nas Fronteiras. Vendo o Principe, que por nenhum caminho podia vencer a deliberação delRey,

delRev, voltou para Lisboa nos ultimos dias de Dezembro do referido anno, com grande satisfação das Magestades, e applauso da Corte, e povo.

Nao tardou ElRey em attender ao gosto do Principe, porque o declarou Generalissimo das Armas de todo o Reyno, de que se lhe mandou pas- Prova num. 34. sar Patente, ficando todos os póstos Militares, e Consultas, que tocavao à guerra, ao seu arbitrio, com a mesma jurisdicção, e faculdade, que competiao a ElRey, passando as Patentes em seu nome, privando, diminuindo, e accrescentando tudo, o que lhe parecesse. Para o que se mandou ordem ao Conselho de Guerra, Junta dos Tres Estados, Contadoria Geral, Governadores das Armas, e a todos os mais Officiaes, assim de Guerra, como de Fazenda de todo o Reyno, para que ao Principe dirigissem suas Consultas, e negocios, e todos os mais Vassallos de qualquer qualidade, e preeminencia, lhe obedeceriao nas materias de guerra, e fazenda della, sem limitação alguma. E que esta Patente, pela preeminencia della, se nao registaria em livro algum, porque em virtude das Cartas, e Decretos mandados aos Tribunaes, Governadores das Armas, e Cameras principaes do Reyno, seria a todos notoria, a qual foy passada em Lisboa a 25 de Janeiro de 1652, o que elle soube administrar com admiravel prudencia, e justiça. Entao sez o Regimento, a que chamao do Principe, para administração dos tributos, que ainda hoje na Junta dos

dos Tres Estados se observa. No dia, em que tomou posse deste emprego soberano, sez a seguinte Oração, que todos os dias recitava de joelhos diante da Imagem de Christo Crucificado, de quem

efperava com fé os acertos.

"Domine, qui potestates, & regna toti ter-, rarum Orbi dispensas, præis exercitibus, & Dei "Sabahot nomine dignaris, tu de tua immensa bo-" nitate mihi, etsi vilissimæ creaturæ tuæ, Regnum "istum Lusitanum tuendum dedisti, quod & ad "maiorem laudem tuam suscepi, & pro charitate, , quà tua gratia fretus, intendo, nil aliud volo, , quam quod tuo Sanctissimo nomini gloriosius, & , decentius fuerit. Unde, potentissime Deus, qui , omnia diligenti Te in bonum cessura promisisti, , qui Salomoni regendi scientiam dedisti, Davidi, ,, & Josue militarem fortitudinem induisti: Te pre-, cor per Unigenitum Filium tuum, Dominum " meum Jesum Christum, ut dum hoccemet mu-, nere fungere velis, sic fortem, & sapientem me "geram, ut plurimas inde tibi referam gratias, quod , de me spondeo, semper facturus. Amen.

Amou de tal sorte a Nobreza, que quando via a ElRey seu pay desgostado com algum Fidalgo, nao cessava sem o restituir à sua graça: com o povo parecia pay, mostrando-se com os pobres compassivo, e com todos clementissimo, e amava tanto o de Li-boa, que poucos dias antes de morrer chamou o Juiz do Povo, e lhe disse: Dizey ao

povo, que se Deos me der vida, toda hey de gastar em sua defensa, e senao, que mais efficazmente o defenderev no Ceo. E muitas vezes costumava repetir: Que senao houvesse tempo de ver seus Vassallos livres das oppressoens, que padecias, que nas queria ser Rey de Portugal. Estas expressoens do amor, que mostrava aos Vassallos, o faziao igualmente respeitado, que amado, de sorte, que nao havia pessoa, que lhe fallasse huma vez, que o nao desejasse repetir muitas, pela affabilidade, e portentosa graça, e genio deste Principe. O seu talento foy tao sublime, e elevado, que de treze annos começou a affistir no Conselho de Estado, em que de ordinario o seu voto era o mais seguro, e mais bem fundado, com discursos tao solidamente ponderados, que se ouviao como vozes de Oraculo. Quando contava quinze annos, já ElRey lhe fiava os negocios mais graves da Monarchia, esperando no seu voto o mais seguro conselho, ou sosse nas materias Politicas, ou Militares. Nao só no Conselho ouvia ElRey ao Principe, mas domesticamente lhe participava importantissimas materias, dizendo estas palavras: Quero ouvir o meu Salamao; termo, que repetia em semelhantes occasioens. Delle se conserva votos nas materias Politicas, e Militares mais importantes, que nas Pro- Prova num. 35. vas se verao, tirados dos Originaes escritos da sua propria mao, que se conservao na Livraria do Conde da Ericeira, os quaes já deixámos referidos no Capitulo

Capitulo I. deste Livro, quando fallámos na vinda dos Principes Palatinos a este Reyno.

Principiava o dia com exercicios santos, em que gastava muitas horas em profunda contemplação, e vivendo sempre abrazado no amor Divino. persuadia aos que tratava familiarmente a considerarem, que cousa era Deos, sobre o que fazia humil. demente altissimas contemplações. As palavras, que ordinariamente repetia, erao: Que grande Deos temos, que immensa fermosura he a sua. Todas as vezes, que o Relogio dava horas, fazia hum fervoro. o Acto de contrição; confessava-se quasi todos os Jias, e commungava todos os Domingos, e todas as festas mayores do anno de Christo, Nossa Senhora, e Santos de sua mayor devoção. Nelle se anticipou o uso da razao por especial graça, porque nao contava quatro annos, idade incapaz da culpa, quando já a reconhecia para se confessar della. Continuou desde os primeiros annos com tao admiravel impulso a penitencia, que se recreava com a solidao, retirando-se como Eremita no tempo, que assistia na Quinta. Castigava asperamente o seu corpo com cilicios, disciplinas, e jejuns; e assim se exercitava em obras de mortificação, não havendo cousa alguma, em que nao desejasse imitar aos mais perfeitos Heroes da Santidade. Ornado de tao admiraveis virtudes, veyo a enfermar, e aggravando-se a doença, apurarao os Medicos os remedios: e elle abraçando de todo o coração os Divinos, tendo

tendo recebido com profunda humildade, e ternissima devocao os Sacramentos, desde o dia o de Mayo até 15, que gastou em santos exercicios, resignado na vontade Divina esperava alegre a ultima hora, e abraçado com huma Imagem de Christo na Cruz, repetindo fervorosamente: Præbe mihi cor tuum, o ego dabo tibi cor meum: ficut desiderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, Deus; elevado em profunda contemplação, rendeo a sua ditosa alma nas mãos de seu Redemptor, em que lhe tributou o Sceptro, e a Coroa a 15 de Mayo de 1653 para ser coroado entre os Espiritos por toda a eternidade. Jaz no Mosteiro de Belem, depositado na Capella môr debaixo do Sacrario. El-Rey seu pay ordenou no seu Testamento, que fossem os seus ossos trasladados para o Mosteiro de S. Vicente de Fóra com os de sua irmãa a Infanta D. Joanna, onde manda lhes fação sepulturas magnificas, e instituindo quatro Missas quotidianas naquella Igreja, diz: Duas por mim, e duas pelo dito Principe, e Infantes meus filhos, com Responso, vc. Foy este virtuoso, e excellente Principe de estatura proporcionada, e de galharda presença, com o rosto grave, branco, e córado, solhos, e cabellos negros, o corpo robusto, antes que os achaques o debilitassem. O seu casamento tratou a grande politica delRey seu pay com a Infanta de Hespanha D. Maria Theresa, depois Rainha de França, e esteve muy adiantada esta delicada negociação, ma-Tom. VII. Mm neiannejando este negocio o grande talento do Padre Antonio Vieira, da Companhia de Jesu, que passou a Napoles com grandes creditos, e prudentes instrucções: e se o Duque de Guisa soubesse conservarse, e o tumulto daquelle Reyno se nao dissipasse, se ajustaria sem duvida este tratado, e o da paz com Hespanha com condições muy ventajosas a Portugal. A fua Vida compoz em Latim o Padre Manoel Luiz, da Companhia de Jesu; e o Conde da Ericeira D. Fernando de Menezes fez huma larga Dedicatoria à sua memoria, que anda na Vida del-Rey D. Joao I. Delle trata como de Varao Santo Jorge Cardoso no Agiologio Portuguez a 15 de Mayo, e com a sua costumada elegancia o Conde da Ericeira D. Luiz de Menezes no primeiro Tomo do seu Portugal Restaurado, que testemunha muitas cousas particulares por se haver creado com este Principe, que fez saudosa a sua memoria entre os seus naturaes. Luiz de Sousa, depois Arcebispo de Lisboa, e Capellao môr, e Cardeal da Santa Igreja de Roma, que entre os favorecidos deste Principe conhecidamente teve a sua graça, estampou hum livro com o titulo de Tumulus Theodosii, o qual acabou com este Cenothasio:

# EPITAPHIUM.

DEO,

Qui aufert Spiritum Principum

M. E.

#### THEODOSIUS,

Princeps Lustaniæ, Et Brasiliæ

Imperator vix dum adolescens:

Spei summæ:

Expectationis maximæ,

Sed victæ:

Nostri nec ævi, nec moris,

Sed prisci.

Intra florem ætatis maturus:

Ante canos senex:

Citra disciplinam doctus:

Supra mortalem excelsus:

Ultra hominem ingeniosus:

Vix imbutus, cum perfectus:

Agre in limine,

Jam in limite constitutus:

Acerba morte ereptus,

Non immatura præreptus,

Ante diem,

Tom. VII.

Mmii

Sed

Sed post lucem.

Magna commendatione famæ

Ingenti splendore gloriæ

Occidit innocenti morte.

Rea vitæ,
Quæ destituit,
Cum pondus virtutum
Ferre non posset;
Sed hæc provocavit ad Superos,

Qui ornarunt: pene culpans,
Quod obruerunt.

Constat nullam in ejus morte Fuisse culpam, fuisse causam, Caduca oderat.

Immortalia anhelabat:
Humanum modum excessit:

Cælum attigit. Pulsavit. Receptus est.

Quem terra non caperet Ingressus est æternitatem,

Aliena reliquit, Sua repetiit.

Ne lugem viator Illius haud lugenda mors est, Cujus vita fuit admiranda.

Vixit

Annos XIX. votis suorum Parum, suis diu, Famæ satis,

Dotibus nimium.

Desiderio æternum vivet.

Ei

Gratiæ, ossicii, obsequii, amoris,

Doloris ergo

Unus ex intimis Aulæ

mæstissimus

Aloysus à Sousa

Comitis Mirandæstilius

H. Cænot. P.

Anno M. DC. LIII.







# CAPITULO III.

Da Infanta D. Catharina, Rainha da Graa Bretanha.



AVENDO em todas as idades a Casa Real Portugueza dado Rainhas, e Princezas às mais poderosas Coroas, e Soberanos de Europa, como sica referido; tinha passado mais de hum seculo, em que

se suspendera esta selicidade, sendo a ultima do Real sangue Portuguez a Infanta D. Maria, mulher de Dom Filippe, Principe herdeiro da Monarchia Castelhana, que pela salta da successão do infeliz Rey D. Sebastiao, se apoderou da Coroa de Portu-

Portugal, de que depois de hum intruso dominio, que durou sessenta annos, foy restituida pelo valor dos seus mesmos naturaes ao Magnanimo Rey D. Joao IV. que fendo casado com a Rainha Dona Luiza, deste Real consorcio, como temos dito, nasceo terceira filha a Infanta D. Catharina, ornada de tao excellentes virtudes, que depois com o exercicio dellas illustrou a Coroa da Grãa Bretanha. Vio a primeira luz do dia no Paco de Villa-Vicosa a 25 de Novembro do anno de 1638 das oito para as nove horas da noite, dia, em que a Igreja celebra a festa da gloriosa Santa Catharina Virgem, e Martyr. A devoção de seus pays lhe quiz confervar o nome como feliz auspicio, dando huma Santa Princeza, e douta, por Protectora da recemnascida Princeza, e o tempo depois acreditou a eleicao, vendo-se a prudencia, e sabedoria da Infanta D. Catharina, em quem concorrerao tantas virtudes, que fizerao glorioso o seu nome na Graa Bretanha. Foy bautizada na Capella Ducal de Villa-Viçosa em hum Sabbado 12 de Dezembro deste referido anno, administroulhe este Sacramento o Deaő da mesma Capella Antonio de Brito e Sousa, Fidalgo em quem concorriao merecimentos para aquella Dignidade, e foy seu Padrinho o Marquez de Ferreira D. Francisco de Mello, que com notavel pompa, e ostentação se achou neste acto, mostrando o gosto, com que recebia a honra do novo parentesco espiritual, que contrahia com o Duque

Duque de Bragança sobre os repetidos do sangue, estimando agora esta demonstração, com que o Duque manifeitava o seu affecto, como premio da boa correspondencia, que a sua Casa conservara em todos os tempos no respeito da Serenissima de Bra-

gança.

Contava poucos dias sobre dous annos, quando trocando a fortuna de Vasfallos pela incomparavel felicidade da soberania, passarão as Magestades de seus pays de Villa-Viçosa para Lisboa, e fendo creada com as prudentes maximas Christãas daquella admiravel Heroîna a Rainha D. Luiza sua mãy, a estimou com notavel carinho, e nao menos ElRey seu pay, de que ella se fazia digna acredora: assim o testemunhou ElRey na grande Doa- Prova num. 36. ção, que lhe fez, dandolhe a Ilha da Madeira com todos seus Lugares, a Cidade de Lamego, e seu Termo, a Villa de Moura, e seu Termo, com todas as suas rendas, fóros, e tributos, officios, datas de Castellos, e Padroados, excepto as Alfandegas, e cisas, e o provimento dos Bispados de Lamego, e Funchal; porque esta nomeação sempre feria da Coroa, como era ao presente: e que gozaria da mesma sorte, que ElRey possuía a Ilha da Madeira, Cidade de Lamego, e Villa de Moura, com toda a jurisdicção, Crime, e Civel, mero, e mixto imperio, e todas as mais prerogativas, que tem as Doações da Cafa de Bragança, que alli deu por expressadas, entendendo as que são incorpora-Tom. VII. Nn das

das na Cafa para os fuccesfores, e nao as pessoaes, que por outra Doação concederia à Infanta, como convinha à sua pessoa, e lhe concederiao seus successores aos da Infanta; e lhe fez mais merce dos Celleiros de Moura, que pertencem à dita Villa, da mesma maneira, que concedera ao Infante D. Pedro os de Serpa, de que era Donatario. E de mais lhe fez Doação do Paul de Magos, tudo de juro, e herdade na fórma da Ley Mental, para ella, e seus successores, varoens legitimos, em que preferio o neto filho de filha mais velha, falecido antes de succeder, ao tio filho segundo, e mais filhos do ultimo possuidor; querendo seguir o mesmo, que já na Serenissima Casa de Bragança se tinha declarado, como em seu lugar fica escrito. Por obviar embaraços, manifestou ElRey, que a Doação da Ilha era sómente no que pertencia à Coroa, salvando o direito dos Donatarios, que nella havia, que ficariao em seu vigor em quanto durasse o termo das suas Doações; e que acabando elles, e havendo de os ditos lugares, bens, e jurisdicções, e o mais, que possuissem, de voltar à Coroa, nao vagariao para ella, senao para a Infanta, e seus successores, para os possuirem na sórma, em que El-Rey delles lhe fizera Doação: com declaração, que havendo de casar a Infanta fóra do Reyno, dandolhe a Coroa hum justo equivalente por estas merces, seria a Infanta obrigada a desistir dellas. E porque os Beneficios da Ilha erao providos, como perten-

pertencentes à Ordem de Christo, pela Mesa da Consciencia; ElRey os dava à Infanta, e seus successores para os possuirem como Donatarios daquelles Padroados, e o uso delles, da mesma sorte, que a Casa de Bragança provê algumas Commendas da mesma Ordem, o que fazia El Rey de juro, e herdade, e quando nisto pudesse haver duvida, a dava em tres vidas na melhor fórma, que pudesse ter esseito; e que sendo necessario se supplicaria a Sua Santidade para supprir o que preciso fosse. Determinando, que se em alguma parte nao podesse ter esseito esta Doação, se lhe suppriria com outra equivalente, de sorte, que se inteirasse o valor da merce, que nesta Doação fazia à Infanta, no que obrava de motu proprio, certa sciencia, poder Real, e absoluto, a qual foy feita na Cidade de Lisboa no primeiro do mez de Novembro de 1656.

Governava a Monarchia Portugueza a Rai- Ericeira, Portug. Ref-nha D. Luiza como Regente do Reyno na me- 369. noridade del Rey D. Affonso seu filho, e achandofe a Infanta D. Catharina com hum bom dote na Doação, que referimos, e com idade para se lhe dar estado, e considerando, que convinha ao Reyno darlhe hum esposo, com cuja alliança se pudessem fazer os interesses communs; depois de varias proposições em diversas partes, concluso o casamento da Infanta com Carlos II. Rey de Inglaterra, por meyo do zelo, e intelligencia do seu Embai-Tom. VII. Nnii xador

Ciede, Hist. de Portug. tom. 2. p. 708.

Prova num. 37.

Prova num. 38.

xador Francisco de Mello, depois Conde da Ponte, que a pezar das negociações dos Castelhanos, deu feliz conclusao a este negocio; porque nao admittio ElRey da Grãa Bretanha as varias proposições, que lhe fizerao para a escolha de esposa, de differentes Princezas, que se lhe nomearao, nem menos as ventajosas condições, com que ElRey de Castella o persuadia, a que aceitasse qualquer das Princezas Protestantes, a quem para este sim lhe promettia outro tanto dote, como às Infantas de Tendo ElRey da Giãa Bretanha ajus-Hespanha. tado o seu casamento com a Infanta D. Catharina, e approvado pelo seu Conselho de Estado, o manifestou ao Parlamento no dia 18 de Agosto de 1661 com huma pratica; e elle com outra chea de reverentes expressoens, agradeceo a honra daquella tao agradavel noticia, e o Chanceller de Inglaterra visitou ao Embaixador, levandolhe os papeis das resoluções, que se haviao tomado nas Cameras dos Senhores, e dos Communs, que se verao nas Provas com outras do mesmo negocio. Seguio-se hum Tratado de paz, e casamento de vinte artigos publicos, e hum secreto, que continhao: Que todos os Tratados feitos do anno de 1641 até aquelle tempo entre as Coroas de Portugal, e Grãa Bretanha, se ratificariao, e confirmariao por aquelle Tratado: Que ElRcy de Portugal faria entregar a Cidade, e Fortaleza de Tangere a ElRey da Grãa Bretanha com tudo o que lhe pertencesse; e para este effeito manda.

mandaria ElRey da Grãa Bretanha cinco naos de guerra ao porto de Tangere, e que a entrega se esfeituaria depois de celebrado o casamento, concedendo-se aos Soldados, e moradores, ou a passagem livre para Portugal, ou ficarem vivendo em Tangere com exercicio livre da Religiao Catholica Romana, e todos os bens, que na dita Cidade possuissem: Que ElRey mandaria a Lisboa a sua Armada com toda a preparação, e decencia para conduzir a Rainha a Inglaterra: Que ElRey de Portugal se obrigava a dar em dote a sua irmãa dous milhoens de cruzados Portuguezes, hum que em dinheiro, e generos iria na Armada, e outro, que pagaria no termo de hum anno: Que ElRey permittia a toda a familia da Rainha o livre exercicio da Religiao Catholica Romana, para cujo effeito a Rainha em todos os Palacios, em que vivesse, teria Capella com todos os Capellaes, que fossem necessarios para o exercicio, e decencia do culto Divino; e que ElRey nao persuadiria, nem constrangeria a Rainha por si, ou por outra alguma pessoa, nem lhe daria molestia na profissa da Religiao Catholica Romana: Que dentro de hum anno, depois da chegada da Rainha, lhe constituiria ElRey, e estabeleceria de Doação, em razão do casamento, trinta mil livras esterlinas Inglezas cada anno, e hum Palacio, em que a Rainha residisse, ornado, e guarnecido com todas as alfayas convenientes à sua grandeza, as quaes lograria em fua

sua vida, ainda que excedesse em dias a seu marido: Oue a sua familia se comporia de todos os criados, e grandeza, que havia tido a Rainha Mãy: Que fuccedendo viver mais a Rainha, que ElRey, e quizesse tornar para Portugal, ou ir para alguma outra parte, o poderia fazer livremente, e levar comfigo todas as suas joyas, bens, e moveis, para cujo effeito ElRey da Grãa Bretanha se obrigava a si, e a seus herdeiros, e successores, os quaes mandariao conduzir a Rainha honorificamente, e com toda a segurança à sua propria custa, e despeza, com o decóro conveniente à grandeza da sua pessoa; obrigando juntamente a seus herdeiros, e successores a pagarem à Rainha as trinta mil livras cada anno, como se estivera em Inglaterra: Que El-Rey de Portugal concedia a ElRey da Grãa Bretanha a Ilha de Bombaim na India Oriental, com todas as suas pertenças, e Senhorios, para ficarem daquelle porto mais promptas as suas Armadas para soccorro das Praças de Portugal na India, ficando livre aos moradores, que não quizessem sahir das suas casas, o uso da Religiao Catholica Romana: Que os Mercadores Inglezes, nao excedendo o numero de quatro familias, poderiao residir em todas as Praças da India dos Dominios de Portugal, e em todas as Cidades principaes da America: Que restaurando-se a Ilha de Ceilao, daria ElRey de Portugal ao da Grao Bretanha o livre dominio do porto de Gale, ou se recuperasse a dita Ilha com

as Armas de Portugal, ou com as Armas de Inglaterra, ficando livre a Praça de Columbo, e todo o mais Senhorio da Ilha a ElRey de Portugal: Que em consideração de tantas ventagens como Inglaterra recebia no casamento da Rainha, promettia, e declarava, com consentimento do seu Conselho, trazer sempre no intimo do coração as conveniencias de Portugal, e de todos os seus Dominios, defendendo-o de seus inimigos com as mayores forcas do seu Reyno, assim por mar, como por terra, como à mesma Inglaterra; e que à sua custa mandaria a Portugal dous Regimentos de quinhentos cavallos cada hum, e dous Terços de Infantaria cada hum de mil Infantes, armados à custa delRey da Grãa Bretanha; porém depois de chegarem a Portugal, seriao pagos por conta del Rey Dom Affonso; e no caso de se diminuirem na guerra, se haviao de reencher com novas levas à custa delRev da Grãa Bretanha, assim a Cavallaria, como a Infantaria: Que ElRey da Grãa Bretanha promettia, com confentimento, e deliberação do Parlamento, assistir a Portugal com dez navios de guerra, os de mayor força, e mais bem apparelhados da fua Armada, todas as vezes, que fosse invadido de quaesquer Nações; e que sendo infestadas as Costas de Piratas, mandaria todos os annos tres, ou quatro naos de guerra com mantimentos para oito mezes, que se contariao do dia, que dessem à véla de Inglaterra, para seguirem as ordens delRey de Portugal;

tugal; e em o caso, que ElRey de Portugal quizesse, que estes navios se detivessem nas Costas do seu Reyno mais de seis mezes, seria obrigado a fornecellos de mantimento todo o tempo da dilação. e mais hum mez para a viagem de Inglaterra; e que dado caso, que ElRey de Portugal fosse mais estreitamente apertado das Armadas de seus inimigos, todas as naos del Rey da Grãa Bretanha, que em qualquer tempo estivessem no mar Mediterraneo, ou porto de Tangere, teriao ordens para obedecerem a tudo o que ElRey de Portugal lhe mandasse, assistindo nas partes, onde sossem necessarias para a sua ajuda, e soccorro; e em virtude das sobreditas concessoens, os herdeiros del Rey da Graa Bretanha, e seus successores, em nenhum tempo já mais pediriao satisfação alguma por estes soccorros: Que além da faculdade, que ElRey de Portugal tinha de fazer gente em Inglaterra em virtude dos Tratados passados, ElRey da Graa Bretanha pelo presente Tratado se obrigava, no caso, que Lisboa, a Cidade do Porto, ou outra qualquer Praça maritima fosse sitiada, ou apertada pelos Castelhanos, ou outros quaesquer inimigos, de dar soccorros convenientes de Soldados, e naos, conforme os accidentes, que sobreviessem, e a necessidade de Portugal o pedisse: Que ElRey da Grãa Bretanha, com consentimento do seu Conselho, protestava, e promettia, que elle nunca faria paz com Castella, que lhe pudesse directa, ou indirectamente ser minimo

nimo impedimento a dar a Portugal pleno, e inteiro soccorro para sua necessaria desensa, e que nunca restituiria Dumquerque, ou Jamayca a ElRey de Castella, nem se descuidaria já mais de fazer tudo o que necessario fosse para ajuda de Portugal, ainda que por qualquer respeito se achasse obrigado a fazer guerra a ElRey de Castella. Acordou-se tambem, e se ajustou por ElRey da Grãa Bretanha, que em virtude do dote, que recebia delRey de Portugal com a Rainha sua mulher, renunciava todas as suas heranças, e direitos, assim paternos, como maternos, ou qualquer herança, que pudesse ter de terras, casas, moveis, joyas, ou dinheiro, que por qualquer via de direito, ou titulo lhe pertencessem, conforme as Leys de Portugal; e que só exceptuava nao renunciar ostitulos, que lhe pertencessem em direito na falta de successor à Coroa de Portugal, na qual entraria a Rainha, e seus descendentes. E finalmente por Artigo secreto se ajustou, que ElRey da Graa Bretanha se obrigava a mediar a paz entre ElRey de Portugal, e os Estados de Hollanda; e que nao o podendo conseguir, mandaria huma Armada à India, que tomasse posse de Bombaim, e fizesse guerra aos Hollandezes. Forao estas Capitulações firmadas solemnemente por ElRey com todas as ceremonias legaes de Inglaterra a 23 de Junho de 1661, e pelo Embaixador Conde da Ponte, que brevemente passou a Portugal com ellas, onde foy recebido com gran-Tom. VII. Oo de

de contentamento da Rainha Regente, e disserentes assectos da Nobreza, e povo; porque a Rainha a todo o custo lhe parecia barato conseguir o casamento da Infanta com ElRey de Inglaterra; porém os Póvos sentias vivamente a entrega de Tangere, e Bombaim, por verem ultrajada a Religias Catholica Romana com os erros da heresia. O Conde da Ponte assim que chegou a Lisboa, tendo seito a ratificaças dos Tratados, principiou com todo o segredo a dispor com a Rainha a entrega de Tangere, e Bombaim, e de se ajuntar dinheiro para a satisfaças do dote, e aprestos da Casa da Rainha, que no anno seguinte de 1662 partio de Lisboa a 23 de Abril.

Rapin Thoyras Histoire d'Angleterre, t. 8. l. 23. pag. 201. impres. em 1722.

Relacion de las Fiestas, que se hizeron en Lisboa con la ocasion del casamiento de la Serenissima Infanta de Portugal D. Caralina Reyna de la Gran Bretanha con el Rey Carlos II. impress. em 1662.

Celebrou-se o ajuste deste casamento com magnificas sestas de sógos, luminarias, e touros, em que tourearao com grande luzimento, e destreza da arte, os Condes de Sarzedas, e da Torre, e D. Joao de Castro, Senhor do Paul de Boquilobo. A Rainha em attenção deste negociado sez Marquez de Sande ao Conde da Ponte. Chegou a Armada de Inglaterra ao porto de Lisboa a 10 de Março, a qual havia conduzir a Rainha, que constava de quatorze naos de guerra, e cinco sumacas, e huma barca, de que era General Duarte de Montaigue, Conde de Sandwich, revestido com o caracter de Embaixador Extraordinario, para conduzir a Rainha a Inglaterra. Mandou-o ElRey visitar a bordo por D. Pedro de Almeida, Veador da

fua

fua Casa, que foy em huma falua muy bem adereçada, em que entrarao alguns criados seus, e em outra hiao os de mais da sua comitiva, todos com luzidas galas. Assim, que a falua esteve perto da Capitania, o Embaixador o esperava ao portaló, aonde havia huma bem lançada escada, que o Embaixador desceo quasi toda a receber a D. Pedro, falvando-o ao mesmo tempo com vinte e sete pesfas. Sobirao a escada, chegarao à camera, dando. lhe sempre a porta, e a melhor cadeira, e depois de se cobrir, estando sentado, se levantou, e descobrindo-se, deu o recado del Rey, em que lhe signisicava o contentamento, que tinha da sua chegada, e a este mesmo tempo se deu outra descarga de artilharia de vinte e sete pessas: e respondendo o Embaixador com grande apreço à honra, que ElRey lhe fazia, se sentarao, e conversarao algum tempo. D. Pedro de Almeida se despedio, e o Embaixador o acompanhou até o ultimo degrao da escada, e tanto, que passou a falua, lhe derao tres boas viagens, e o salvarao com outra descarga de artilharia como a primeira. Depois foy o Embaixador hospedado por tres dias nas casas da Corte-Real do Marquez de Castello-Rodrigo com grande magnificencia, regalo, profusao, e abundancia, aonde o conduzio em hum coche da Casa Real D. Duarte de Castellobranco, depois Conde de Redondo, e era Veador da Casa Real, e daqui sez a sua entrada publica, sendo seu Conductor o Marquez de Tom. VII. Gouvea. Oo ii

Prova num. 39.

Prova num. 40. Prova num. 41.

Gouvea, do Conselho de Estado, e Mordomo môr. Teve audiencia formal del Rey, e passados dous dias a teve tambem da Rainha Mãy, e da Rainha da Grãa Bretanha, entregandolhe huma Carta delRey seu esposo, escrita na lingua Castelhana, chea de affectuosas, e attentas expressoens, e outra à Rainha D. Luiza, que logo lhe respondeo, todas dignas de se perpetuarem na estimação daquelles, que sabem avaliar semelhantes descobrimentos: pelo que irao lançadas nas Provas. Acompanharao a Rainha nesta jornada o Marquez de Sande, Embaixador Extraordinario, Nuno da Cunha, Conde de Pontevel, D. Francisco de Mello, depois Embaixador a Hollanda, e Inglaterra, Francisco Correa da Sylva, com as mais pessoas da sua familia, que passavao de cem; Duarte de Montaigue, primo do General, como Estribeiro môr da Rainha, Henrique Zevout, Veador da Rainha Mãy de Inglaterra, a cujo cargo vinha toda a despeza, que fazia por conta del Rey, Ricardo Russel, Bispo eleito de Portalegre, como seu Esmoler, Dom Patricio, Clerigo Irlandez, com o mesmo cargo, e Monsieur Alse destinado para Estribeiro menor, e outras pessoas de qualidade. Feita a sunção da entrada, partio a Rainha a 23 de Abril, na fórma seguinte. Sahio da antecamera da Rainha à sua mao direita, e dous passos adiante ElRey, e o Infante D. Pedro, e os Officiaes da Cafa, Grandes, e Fidalgos. cerao pela escada do quarto, que entao era da Rainha,

nha, e baixarao à falla dos Tudescos, e chegando ao topo da escada, que vay para o pateo da Capella, se deteve a Rainha Regente; e como era o lugar das ultimas despedidas da Rainha sua filha, pertendeo esta beijarlhe a mao, (o que nao consentio a Rainha) e abraçando-a, lhe lançou a sua bençao. Baixou a Rainha da Grãa Bretanha a escada entre ElRey, e o Infante seus irmãos, e fazendo instancias para que a Rainha Mãy se recolhesse, antes de chegar o ponto de lhe voltar as costas, o nao confeguio, porque a Rainha esperou, que ella entrasse no coche, o que sez depois de huma profunda reverencia, a que a Rainha lhe correspondeo com outra bençao, e voltou as costas antes, que seus filhos entrassem na carroça, onde ElRey dando a mão direita à Rainha, o Infante D. Pedro tomou o affento de diante; e acompanhados de toda a primeira Nobreza com luzidissimas carroças, e custosas galas, seguindo a carroça Real os Capitães da Guarda, que a cobria, forao pela rua nova à Cathedral, entre duas alas de Infantaria, que guarnecia as ruas, que estavao ricamente adereçadas com arcos custosamente fabricados. A este tempo se ouviao repetidas salvas de artilharia das Fortalezas, e navios, que estavao ancorados no rio, e os repiques dos finos dos Mosteiros, e Freguesias da Cidade, encontrando-se pelas ruas diversas danças, que entre instrumentos, trombetas, e charamellas, faziao huma gostosa consonancia. Chegarao a Sé pelas

pelas nove horas da manhãa, a qual estava ricamente ornada, e entrando na Capella môr, se cantou o Hymno Te Deum laudamus: os Reys se recolherao à cortina, precedendo sempre a Rainha de Inglaterra no melhor lugar. Em quanto durou a Misla, se encommendou a varios Fidalgos entretivessem nos Claustros da Sé ao Embaixador de Inglaterra, o Estribeiro môr, Veador da Rainha, e outros Inglezes de qualidade, que vinhao na Armada para acompanhar a Rainha, por serem de differente Re-Acabada a Missa, tornarao os Reys a entrar no coche, e vierao buscar o Terreiro do Paço, achando as ruas, por onde novamente passavao, com riquissimos adereços, nao inferiores aos antecedentes, e com arcos de differentes architecturas. Chegarao ao Paço pela parte da Campainha, aonde era o jardim, junto à Ribeira das Naos, e no muro se abrio huma porta de boa architectura, por onde entrou só o coche dos Reys, e todos os Senhores, que hiao no acompanhamento, se apearao, e sahirao por outra porta do jardim a huma ponte soberbamente adereçada, que cahia sobre o mar, onde estavao os bargantins Reaes. A' Rainha de Inglaterra, antes de embarcar, beijarao a mao todos os que a acompanhavao, e querendo fazer a mesma ceremonia a ElRey, o nao consentio em obseguio da Rainha sua irmãa. Entrou a Rainha no bargantim magnificamente preparado, levando-a ElRey pela mao: seguia o Infante aos Reys, e depois

pois de todos sentados, entrarao no bargantim a Camereira môr, Damas, e Senhoras de Honor, o Embaixador de Inglaterra, Estribeiro môr, e Veador da Rainha, Inglezes, o Marquez de Sande, Nuno da Cunha, Conde de Pontevel, Francisco Correa da Sylva, e D. Francisco de Mello, que erao as pessoas principaes, que acompanhavao a Rainha a Inglaterra, e os Officiaes da Casa delRey em varias faluas, e em outras embarcações bem adereçadas embarcou a Nobreza, que tinha acompanhado aos Reys. Tanto, que o bargantim Real começou a navegar, se repetirao as salvas da artilharia até a Rainha chegar à Capitania de Inglaterra, chamada o Grao Carlos, que tinha oitenta pessas de bronze, e seiscentos homens de guarnição. Nella estava prevenida huma escada commoda para sobirem as Magestades: e entrando na camera, que estava ricamente ornada, se despedirao da Rainha ElRey, e o Infante seus irmãos, e lhe beijarao a mão as Damas. A's que foy sómente permittida esta jornada de passarem a Inglaterra com a Rainha, forao: D. Elvira de Vilhena, Condessa de Pontevel, filha de D. Joao de Sousa, Alcaide môr, e Commendador de Thomar, Veador da Casa da Rainha, e Governador das Armas da Provincia de Traz os Montes, que hia já recebida com Nuno da Cunha de Ataide, que por ella teve este titulo, e D. Maria de Portugal, Condessa de Penalva, que sem casar morreo em Inglaterra, e era irmãa de D. Francisco

de Mello, que foy Embaixador naquella Coroa. Alcaide môr de Lamego, e Trinchante del Rey, com a grandeza dos titulos de Condessas, em attenção à jornada, e à estimação, que dellas fazia a Rainha, a qual acompanhou seus irmãos até o primeiro degrao da escada da Capitania, nao querendo voltar para a camera, por mais instancias, que ElRey lhe fez, sem que elle, e o Infante entrassem, e ficassem debaixo do toldo do bargantim; e despedido do navio, seguia a ElRey todo o acompanhamento. Voltarao tambem a Camereira môr. Damas, e Senhoras de Honor Portuguezas em huma falua, que lhe estava prevenida. Navegou El-Rey para o Paço, e toda a Armada se sez à véla. Compunha-se esta de quatorze naos de guerra: a Capitania, como dissemos, era o Grao Carlos; a Almiranta chamada Henrique, em memoria do Duque de Escosester, com sessenta pessas de bronze, e quatrocentos homens de guarnição, nella embarcarao alguns criados da Rainha, que por não caberem todos na Capitania, se dividirao por todos os navios da Armada: mandava a Almiranta D. Joao de Menezes, Fidalgo velho, descendente do seu illustre appellido, de grande experiencia, e valor. A Fiscal era a nao Jaques, denominada do Duque Jore, com cincoenta pessas de bronze, e quinhentos homens de guarnição. A não Monteguit, em que hia a recamera da Rainha, com cincoenta e quatro peças de bronze, e trezentos homens; e as naos York,

York, Lion, Princeza, Breda, Rubi, todas com a mesma lotação, e pessas, Duran com trinta, Colchestre, o mesmo, e tres de trinta, em que embarcarao mil caixas de assucar; porém o tempo nao deu lugar à Armada a fazer viagem, senao no dia 25 de Abril, dilatando-se mais tres dias no porto de Lisboa, em que a Rainha incessantemente mandou saber como passava a Rainha sua filha com os descommodos do navio, e El Rey, e o Infante se embarcavao de noite, levando comfigo varias faluas de Musica para divertir a Rainha. Sahio finalmente a Armada para fóra da barra, e navegando com ventos pouco favoraveis, por serem rijos os Nordestes, em que alguns navios padecerao, foy precifo entrar em huma Bahia chamada Monts-Bay, ou Bahia dos Montes, a 18 de Mayo, e sossegado o vento, tornou a seguir a sua viagem. Nesta Bahia começarao a ter principio os obseguios da Nação Ingleza à sua nova Rainha, celebrando o selice desposorio del Rey, e a fortuna daquelle Reyno; e assim por toda a Costa resplandeciao no ar artificios de fogo, e se ouviao em toda a parte retumbar os eccos das falvas da artilharia. Antes de entrar em Porstmouth se avistarao cinco fragatas de guerra, com que o Duque de York, irmao del Rey, andava naquelle lugar esperando a Armada. Assim que reconheceo a Capitania, mandou lançar fóra hum batel, em que mandou o seu Secretario Ventrich a pedir licença à Rainha para lhe beijar a mao; ref-Tom. VII. Pp pondeo.

pondeolhe, que qualquer dilação lhe seria penosa. Sahio o Duque de York do seu navio na lancha do General da Armada, acompanhado do Duque de Ormond, Mordomo delRey, do Conde de Chestrefield seu genro, Camereiro môr da Rainha, do Conde de Solfolk, e do Conde de Carlinfod, Irlandez, Mestre das Ceremonias da Rainha, e de outros Cavalheros, e entrou na Capitania acompanhado desta luzida comitiva, com ricas, e vistosas galas. O Marquez de Sande, Conductor da Rainha, e os mais Fidalgos o vierao esperar: recebeo-o a Rainha no ultimo gabinete da camera da popa, que por ser o mais interior, era o mais proprio para a ceremonia da familiaridade da visita. Esperou-o a Rainha assentada, vestida à Ingleza de téla côr de cana, guarnecida de rendas de prata, e quando entrou o Duque, o sahio a receber tres passos fóra do docel, e querendo o Duque beijarlhe a mao, ella o levantou nos braços, e voltando ao seu lugar, estiverao hum pouco em pé fallando, sendo interprete o Bispo eleito Russel. Depois instando a Rainha com o Duque para que se sentasse em huma cadeira de espaldas, que lhe estava prevenida, e recusando-a elle, puxou huma raza, em que se sentou à mao esquerda da Rainha, e fora do docel. Havia o Duque fallado em pé na lingua Ingleza, e sentado continuou na Castelhana, e depois de largas expressoens do seu affecto, e protestações do teu rendimento, a que a Rainha correspondeo com agrada-

agradavel urbanidade, se levantarao. Entrou a beijarlhe a mao o Duque de Ormond, que lhe deu huma Carta del Rev, e se seguirao o Conde de Chestrefield, eleito seu Camereiro môr, e outras pesfoas principaes. A Rainha antes do Duque se despedir, lhe apresentou os Fidalgos Portuguezes, que a acompanhavao, dizendolhe quem erao, que elle tratou com grande urbanidade. Despedio-se o Duque de York, e a Rainha deu tres passos, e nao podendo o Duque impedilla, como intentou, dizendolhe, que reparasse Sua Magestade, em que por elle ser General, aquella casa, em que estava, era sua, a que a Rainha respondeo, que a sua casa era muito mayor, e que o que nao devesse por obrigação, queria ella fazer por affecto, reposta, de que o Duque muito se obrigou. Todos os dias seguintes veyo o Duque visitar a Rainha, a quem elle havia rogado se vestisse à Portugueza para a ver naquelle trage: ella em huma visita o recebeo assim, o que o Duque applaudio dizendolhe, que lhe parecera muito bem: neste dia fallou a Rainha a todos os Officiaes da nao, que lhe beijarao a mao, e por já estarem muito perto do porto, mandou hum collar de ouro ao Capitao, e ao Piloto, e Mestre huma porçao de dinheiro, e outra, que se repartio por todos os Marinheiros. Começou logo a Rainha a accommodarse aos estylos da Naçao Ingleza, e assim lhe fallava no aposento, em que tinha o leito. Mandava a Rainha correspon-Tom. VII. Ppii der

der às visitas do Duque de York pelo Conde de Pontevel, D. Francisco de Mello, e Francisco Correa. Entrou a Armada em Portsmouth a 24 de Mayo, seguida a Capitania do navio do Duque de York, e desembarcou a Rainha, levando-a pela mao o Duque a embarcar em hum bargantim dourado, e custosamente aderecado. Acompanhou-a a Condessa de Pontevel, e a de Penalva ficou no navio fangrada feis vezes, mas logo fov conduzida Estava na praya o Governador, as Justiças, e pessoas principaes, e os da governança com maças douradas. Entrou a Rainha vestida à Ingleza em huma carroça, e passando pelas ruas principaes, começarao os seus Vassallos a satisfazerse da fua Real, e galharda presença. Apeou-se nas casas, que lhe estavao prevenidas com magnificos adornos. Esperava-a a Condessa de Solfolk, sua Camereira môr, e quatro Damas, e a familia inferior. No dia seguinte lhe disse Missa Mylord de Aubing, seu Capellao môr. Os dias seguintes mandou ElRey faber da Rainha, escrevendolhe varias Cartas. Sobreveyo à Rainha, depois de estar tres dias em terra, huma defluxao na garganta, que lhe nao permittia levantarse da cama; porém teve tao facil remedio, que se nao deu do achaque conta a El-Chegou este a Portsmouth a 30 de Mayo, acompanhado de toda a Corte com galas cultosifsimas. O Marquez de Sande o esperou no pateo com todos os mais Portuguezes, que ElRey recebeo

beo com grande agrado, e ao Marquez de Sande honrou com notaveis expressoens, dizendolhe o quanto o estimava ver naquelle Reyno na occasiao da sua mayor fortuna. Ao sobir da escada intentou o Principe Palatino Ruberto, que tinha vindo na carroca com ElRey, adiantarse ao Embaixador, ficando mais immediato à pessoa del Rey. O Marquez de Sande, que nao ignorava as prerogativas do seu caracter, pegandolhe no braço, o deteve. dizendo a El Rey, que lhe désse o seu lugar, ao que respondeo, que tinha muita razao, e mandou ao Principe, que se apartasse, e désse lugar ao Embaixador, o que o Principe reconheceo tanto, que no tempo, que ElRey se dilatou em se vestir, antes de entrar a ver a Rainha, buscou ao Conde de Pontevel, D. Francisco de Mello, e Francisco Correa, e ao Secretario da Embaixada Francisco de Sá de Menezes, e os tratou com grandes cortezias. Entrou ElRey na Camera da Rainha, que ainda estava na cama, porque os Medicos lhe nao permittiao, que se levantasse: ElRey com finissimas expressoens lhe manisestou o seu contentamento, que fe diminuiria, fe do seu achaque o nao tiverao informado os Mediços com seguras affirmações, que nao merecia o seu cuidado, e lhe fallou na lingua Castelhana, e a Rainha lhe respondeo com tanta prudencia, e discrição, que depois delRey voltar para o seu quarto, manifestou a satisfação da fortuna do seu desposorio. Toda aquella noite se gastou em festas, e banquetes, e no dia seguinte se levantou a Rainha já melhorada; e estando prevenido tudo, o que era preciso para esta solemnidade, no dia 31 de Mayo se effeituou o desposorio; e depois de jantar sahio ElRey com a Rainha pela mão a huma grande falla, onde debaixo de hum docel eftava hum throno com duas cadeiras, em que os Revs se sentarao, e diante de toda a Nobreza, e Povo, que concorreo a esta celebridade, leu o Secretario del Rey o Instrumento, que o mesmo Monarca havia dado ao Embaixador, e o Secretario Francisco de Sá e Menezes, o que o Embaixador deu a ElRey; e acabada esta ceremonia, disse o Bispo de Londres em voz alta, que aquella era a mulher, com quem ElRey estava casado, e todos com alegria responderao, que vivessem infinitos seculos. Levantou-se ElRey, e tornou a levar a Rainha pela mao ao seu quarto, onde entrarao a beijarlhe a mao todas as Damas, e pessoas principaes da Corte; e a Camereira môr observando o estylo daquella Coroa em semelhantes actos, tirou os laços de fitas azues, que a Rainha levava em hum vestido de téla encarnado à Ingleza, nao lhe deixando nenhum, e deu o primeiro ao Duque de York, e repartio os mais pelos Officiaes, Damas, e Titulos de mayor supposição. Como a Rainha estava mal convalecida, por conselho dos Medicos se tornou a deitar na cama, despindo-a a Camereira môr, que desde o primeiro dia começou a exercitar

citar o seu officio com todas as mais Senhoras Inglezas, e as duas Damas Portuguezas. Veyo a cea da Rainha, e ElRey, que em tudo mostrou o quanto estava della agradado, ceou com ella sobre a cama, soando ao mesmo tempo diversos instrumentos. Os dias, que a Corte assistio em Portsmouth, mandou ElRey hospedar ao Embaixador, e a todos os Portuguezes, que acompanharao a Rainha, pelo Conde de Manchester, magnificamente. Nesta occasiao recebeo huma Carta da Rainha Henriqueta de França, mãy delRey, que se achava em Pariz, a qual entregou o Conde de Sant-Alban, seu Estribeiro môr, com grandes expresfoens, e conhecimento das suas virtudes, a que a Rainha respondeo com igual affecto, e estimação.

Detiverao-se os Reys poucos dias em Ports- Relação Diaria da jormouth, porque a 6 de Junho passarao para a Ca-nada da Rainha da Gráa Bretanha Dona sa de Campo de Hamptoncurt, onde chegarao de Catharina, de Lisboa a tarde. As Companhias de pé, e de cavallo esta-Londres. Impresta em vao todas em duas alas, por entre as quaes passarao as Magestades, que sahirao do coche, em que lhe forao assistindo as Condessas de Pontevel, e Penalva, e Miledy Solfolk, que servia de Camereira môr, e os Officiaes da Casa. O Paço estava ricamente ornado com tapeçarias de ouro, e seda, camas, doceis, e cadeiras riquissimamente bordadas, e quadros de pinturas de grande preço: o toucador da Rainha era todo de pessas de ouro excellentemente trabalhadas. O Grao Chanceller, e to-

dos os Tribunaes de Justiça, e o Conselho de Estado, forao dar à Rainha os parabens da sua chegada, e beijarlhe a mao, e na mesma fórma todos os mais, e os Ministros Estrangeiros a felicitarao igualmente do seu casamento, e da sua chegada àquelles Reynos. A Duqueza de York veyo de Londres em huma gondola, ElRey a foy buscar à porta do Jardim, que cahia para o rio Thamasis, e a trouxe pela mao à presença da Rainha, que a recebeo na fua Camera: a Duqueza lhe quiz beijar a mao, mas a Rainha o nao consentio, e levantando-a nos bracos a faudou com a paz. Assentarao-se os Reys. e os Duques junto da cama da Rainha, onde estiverao conversando nas Magestades Portuguezas. Continuava ElRey nas demonstrações do seu agrado multiplicando as finezas em diversos divertimentos, indo huns dias ao campo, e aos Parques, nas noites com Comedias, Musicas, e Saraos, em que entrarao ElRey, e Suas Altezas, e muitas Damas, e Senhores, a que ElRey excedia no ar, e na graça, com que dançava, o que a Rainha celebrou com grande satisfação delRey. Não faziao os divertimentos esquecer à Rainha as devoções, com que fora creada; e assim ouvia Missa todos os dias, para o que tinha bem concertado, e servido Oratorio. Nao deixava a Rainha de satisfazer em tudo, no que ElRey mostrava gosto; porém com a mudança dos exercicios tao diversos, era necessario ao Embaixador pôr toda a diligencia, e rogos, para

para vencerlhe a repugnancia, que tinha de sahir fóra em publico todas as vezes, que ElRey desejava. Mas o novo trage Inglez, a que se nao accommodava facilmente, lhe sicava ainda assim tao naturalmente, que lhe accrescentou muito o asserto daquella Nação. A 8 de Agosto chegou a Granvich (Villa, que dista duas legoas de Londres) a Rainha, mãy delRey, que havia vindo de França, e no dia seguinte a soy visitar ElRey, e a Rainha acompanhados de toda a Corte: ao Conde de Pontevel, e Francisco Correa da Sylva mandou Sua Magestade hum coche para que os acompanhassem: o Embaixador Marquez de Sande, e D. Francisco de Mello, o não puderão fazer por estarem doentes.

Chegarao os Reys pouco depois de haver jantado a Rainha May, que veyo esperar a visita à primeira porta do Paço, depois de sobida a escada, e fazendo a Rainha D. Catharina acção de se pôr de joelhos, e beijarlhe a mao, a levantou nos braços com grande carinho, e mostras de amor, repetindolhe diversas vezes a paz. Entrando na casa, em que se havia de tomar a visita, a Rainha May disse à Rainha, que evitasse todos os cumprimentos, porque ella nao passara àquelles Reynos mais, que por ter a ventura de a ver, e de a amar como filha, e servilla como Rainha, e Senhora daquelles Reynos. Satisfez a Rainha com iguaes expressoens de respeito, e estimação, mostrando o grande gos-Tom. VII. to,

to, que tinha de a ver, e segurando, que o tempo lhe mostraria, que no amor, e obediencia de servilla, nao lhe havia de exceder nem ElRey, nem o Principe seus filhos. Acabados os primeiros cumprimentos, a Rainha May se sentou em huma cadeira de espaldas à mao direita da Rainha, que estava em outra em tudo igual, ElRey se sentou em huma cadeira raza, a Duqueza de York em outra, e o Duque seu marido ficou em pé. Todos os que se acharao presentes beijarao as mãos à Rainha com grande satisfação. Offereceolhe a Rainha May de merendar, que nao aceitou, porque havia pouco tinha jantado antes, que partisse de Hamptoneurt: durou a visita quatro horas, em que a Rainha Mãy fez quantas demonstrações dicta o gosto, em obseguio, e attenção da nora. Despedirao-se as Magestades, e a Rainha May as acompanhou até o mesmo lugar, em que as recebera, e com huma hora de noite chegarao a Hamptoncurt, onde a Rainha ceou com ElRey em publico, com extraordinaria alegria de todos os que a viao. No dia seguinte foy ElRey a Londres, e na tarde foy a Rainha acompanhada dos Officiaes da sua Casa a encontrar a ElRey ao caminho, galantaria, que ElRey estimou tanto, que com finas expressoens mostrou agradecerlha, o que foy muy applaudido na Corte. Voltou a Rainha Mãy de Londres em coche, acompanhada de huma grande parte das guardas delRey, a visitar as Magestades. ElRey a foy

foy buscar onde ella se apeou, e a levou pela mao até onde a Rainha a esperava. Tanto, que sobirao ao ultimo degrao da escada, sahio a Rainha a recebella, e depois de se cumprimentarem com reciprocas mostras de alegria, entrarao em huma antecamera, e se sentarao ambas as Rainhas debaixo de hum rico docel em cadeiras, sicando à mao direita a Rainha May, e à esquerda a Duqueza de York hum pouco assassas, e hum, e outro servirao de interpretes às duas Rainhas. Jantarao juntas as Magestades; o Duque, e Duqueza de York, acabado o jantar, passarao para a Camera da Rainha, aonde entrarao os seus Musicos, que a Rainha May applaudio muito.

A grandeza, e a commodidade do Palacio de Hamptoncurt, e a frescura do sitio deu motivo às Magestades passarem nelle todo o Verao. Determinando ElRey fazer a sua entrada em Londres pelo rio Thamasis a 3 de Setembro, embarcarao em hum dos bargantins Reaes, em que entrarao o Duque, e a Duqueza de York sua esposa, o Principe Roberto, e o Principe Duarte seu irmao, que tambem nao havia muito, que chegarao de França com a Rainha Mãy, e a Condessa de Solfolk, primeira Dama da Camera da Rainha, e nao forao as Condessas de Penalva, e Pontevel por estarem doentes, e em outros bargantins hiao as Damas da Camera, e Officiaes da Casa Real. Toda Tom. VII. a dif-Qq ii

a distancia, que era de sete legoas, estava occupada de Soldados, e gente do povo. Em Brefort, lugar, que dista oito milhas de Londres, esperava hum bargantim grande, que nao podia sobir pelo rio acima, guarnecido todo de vidraças, com toldo carmezim bordado de ouro, para as Damas de Honor, e mais criadas da Rainha; e em Potnem, tres milhas de Londres, estava outro bargantim, em que os Reys haviao de fazer a entrada, com vinte e quatro remeiros vestidos de escarlate, com as Armas no peito, e nas costas, o qual era todo dourado, com hum toldo de brocado de ouro, por dentro, e por fóra, guarnecido de franjas, e passamanes de ouro, sustentado em quatro pilares, abertos por todos os lados, para melhor verem, e serem vistos de todos, e seguidos de outros muy luzidos, e de diversas embarcações empavezadas. Chegarao pelas seis horas da tarde a Londres, e desembarcarao em huma ponte, que se havia preparado junto ao Paço, onde a Rainha Mãy esperava, e toda a Corte, e Nobreza do Reyno adornada com riquissimas ga-Seguirao-se notaveis festas, em que se mostrou a grandeza do poder, e luzimento, com que a Nação Ingleza se não deixa vencer das mais celebres da Europa. A Casa da Rainha formou El-Rey de pessoas de grande qualidade, e diremos as que achámos em memorias daquelle tempo, além das já referidas. Foy sua Camereira môr a Condesfa de Arlington; Damas da Camera a Duqueza de Clere.

Clereland, a Condessa de Tindal, a Condessa de Manchester, a Condessa de Hertford, a Condessa de Linzit, a Condessa de Clarendon; Mordomo môr o Conde de Chesterfield, Estribeiro môr Joao Arundel, seis Conselheiros, todos titulos, e Chanceller, todas pessoas de qualidade. Thesoureiro Thomás Tim, Camereiro menor Monsieur Serrans. Secretario Ricardo Belim, Monsieur Ropor, e Monsieur Portor, Gentis-homens da Camera privada; mais quatro Cavalheros com o mesmo emprego, quatro Estribeiros, dous Copeiros, ou Trinchantes, que serviao quando comia em publico, quatro Pagens de Honor, e outros de inferior foro; criadas para toucarem, e outras para diversos empregos, e na mesma fórma homens pertencentes ao serviço da sua Casa, que era tratada com a mayor magnificencia, e Magestade, que se póde imagimar.

Nao passou muito tempo, que nao começasse a Rainha a sentir os illicitos divertimentos del-Rey, o que tolerava com tanta prudencia, que deu a conhecer ao Mundo ser o exemplar da mayor constancia, assim como o manifestava na prudencia, e virtudes Catholicas, que desejava se exercitassem com mais liberdade. Inslammada no zelo da Fé conseguio, com intervenção do Chanceller, e diligencia do Marquez de Sande, que mandasse ElRey da Grãa Bretanha a Roma hum Irlandez chamado Belling, Catholico de conhecida virtude,

e intelligencia de largas experiencias, para que obfervando as intelligencias daquella Corte sobre as cousas de Portugal, soubesse o estado, em que se achavao as differenças entre o Pontifice, e ElRev de França, sobre o sabido successo do Duque de Creguy, Embaixador em Roma ao Pontifice Alexandre VII. e que de tudo désse particular noticia ao Chanceller. A Rainha escreveo ao Papa huma larga, e bem formada Carta, que continha haver chegado a Inglaterra, e que havendo aceitado aquella Coroa pela grandeza da Monarchia, era nella mais poderoso o desejo de servir a Religiao Catholica Romana: e que nos poucos mezes da sua residencia vira manisestado pela misericordia de Deos effeitos, que passando de naturaes, pareciao milagrosos; felicidade, que ella attribuía ao zelo da Religiao do Real sangue de Portugal, de que ella nascera: razao porque se achava obrigada a representar aos pés de Sua Santidade, que nao mereciao menos attenção da Sé Apostolica os serviços dos fidelissimos Catholicos de Portugal, que a infelicidade dos estragos de Inglaterra, e nesta consideração se achava obrigada a expor ao Pontifice pela importancia da Igreja, e pela justiça clara, e manifesta, as muitas, e forçosas causas, que o obrigavao a acodir a Portugal; e tirando o escandalo, que dava aos Catholicos, e o motivo, que tomavao os Hereges, (ainda que fosse falso) de espalharem nao ser a justiça da Cadeira de S. Pedro com a equi-

equidade, que se segurava na infallivel assistencia do Espirito Santo: e que estes motivos, que ella experimentava, nao só como Infanta de Portugal, mas como Rainha de Inglaterra, a obrigarao, além da veneração de beijar o pé a Sua Santidade, a mandar em qualidade de Enviado a Beling, a quem poderia dar inteiro credito, e fé, a tudo quanto da sua parte lhe representasse, segurando a Sua Santidade, que na sua mao estava sómente abrir a porta a grandes felicidades da Igreja nos Reynos de Inglaterra, para o que se achavao tantas disposições opportunas, que lhe seguravao ditoso fim; reconhecendo assim os Hereges, que a summa justiça de Sua Santidade começava a abrir caminho ao remedio de Portugal, e que succedendo o contrario, o que nao podia esperar, protestava a Sua Santidade o imminente perigo, a que expunha nao só os principios da reducção de Inglaterra, senão o risco da constancia de Portugal, de que a uniao temporal, em que se achava com Inglaterra, pudesse passar ( o que Deos nao permittisse) a damnos espirituaes, e que a Sua Santidade, como Vigario de Christo, tocava ponderar, e attender madura, e desinteressadamente à disposição do estado da Religiao Portugueza, e Ingleza; huma para sustentarse, outra para se melhorar, e que da justiça, juizo, clemencia, e bondade de Sua Santidade, esperavao os dous Reynos o mais seguro remedio: e que succedendo abandonarse tao bem fundado discurso,

curso, tomava a Deos por testemunha, de que o unico motivo, que a persuadira a ser Rainha de Inglaterra, fora mais, que de Sceptros, e Coroas, o desejo de servir a Religiao Catholica Romana, que confessava, e esperava confessar até os ultimos alentos da vida. Nesta mesma substancia escreveo a Rainha aos Cardeaes, e principalmente ao Cardeal Ursino, recommendandolhe tambem a Milord de Aubing, seu Capellao môr, para que fosse nomeado Cardeal pelas suas grandes virtudes, e elevados merecimentos. ElRey de Inglaterra tambem escreveo a muitos Cardeaes, com quem tinha particular correspondencia, pedindo na pertenção de Portugal reposta formal, que era a da nomeação dos Bispos, de que temos tratado.

Depois da Rainha despedir o Enviado para Roma, applicou cuidadosamente todas as diligencias possiveis a savor dos Catholicos de Inglaterra, contra a poderosa opposição dos Protestantes, espalhando estes, que as affectuosas diligencias da Rainha persuadiao a ElRey a se declarar Catholico: e entendendo ElRey, que em tempo tao perigoso, e entre animos tao obstinados, era necessario temperar com a prudencia movimentos revoltosos, chamou o Parlamento, onde deu por escrito huma proclamação, que continha circunstancias essenciaes para melhor direcção do governo do Reyno; e chegando a fallar nos Catholicos, em hum dos Capitulos, dizia por palavras expressas as razoens se-

guintes,

guintes, inspiradas pela efficaz diligencia, e zelo da Rainha, como escreve o Conde da Ericeira D. Ericeira, Portug. Ref-Luiz de Menezes. ,, Com a mesma liberdade con taurado, tom, 2. liv. 9. " fessamos ao Mundo, que a nossa tenção não he , excluir da nossa piedade nossos subditos Catholi-, cos Romanos, que tao igualmente se portarao , em beneficio nosso nos successos passados, que , os fizerao merecedores por suas acções de nossas , Reaes promessas, esperando da prudencia do nos-, lo Parlamento nos assista à fórma, que lhe pare-" cer conveniente para alivio de tenras conscien-, cias; porque nao feria menos femjustiça, que , aquelles, que forao merecedores de premio, se , lhes negasse alguma parte da misericordia, que te-" mos mostrado àquelles, que procederao em mui-, to differente fórma; e além destas razoens sao , tao fortes as Leys capitaes, que estao estabeleci-, das contra elles, que supposto, que fossem jus-,, tificadas no seu rigor pelos tempos, em que se " promulgarao, confessamos, que nos seria pezado , vir na execução dellas, dando morte a alguns dos , nossos subditos sómente pelas materias da Reli-"giao. Porém no mesmo tempo, em que decla-" ramos o mal, que nos parece effusao de sangue, " e nossas graciosas tenções sejaõ para aquelles nos-" fos subditos Catholicos Romanos, que viverem " pacificamente sem escandalo; queremos, que el-"les todos entendao, que devem fazer aquillo, a ,, que são obrigados pela sua lealdade, e pelo nosso Tom. VII. Rr ., re-

" reconhecimento, nao offendendo as Leys, que "já estao, ou se fizerem para impedir, ou espalhar , sua doutrina em prejuizo da Religiao Protestan-, te, ou se pela nossa declaração, conforme a qua-, lidade Christãa de nos nao parecer bem effusao , de sangue sómente por Religiao, os Sacerdotes , tomarem confiança de apparecerem, e se darem a , conhecer em offensa, e escandalo dos Protestan-, tes, e das Leys em seu vigor contra elles, de " pressa conheceráo, que sabemos ser severos, quan-,, do a prudencia o requere, assim como somos bran-,, dos, quando a caridade, e o conhecimento do me-, rito o pede., Desta maneira soube a Rainha ir dispondo o animo del Rey, para que o tempo com as diligencias espiritualmente politicas fossem com o seu poder enfraquecendo as forças dos Hereges, fendo para estas disposições a Rainha gloriosa executora da grande prudencia, e incançavel disvelo, com que lhas ministrava o Marquez de Sande, Embaixador, o que ella depois soube tao bem manejar, como mostrou o tempo em perigosas conjuncturas, que nelle acontecerao, nao só no seu reynado, mas depois na revolução daquella Coroa, conservando sempre illeso o respeito pelas maximas da fua prudencia.

Em differentes occasioens experimentou a Rainha a opposição dos Inglezes Protestantes, irritados com a viva suspeita, de que introduzira no animo del Rey as verdades Catholicas, e com a cer-

teza de que contribuira muito para a conversao de seu cunhado o Duque de York, que depois revnou com o nome de Jacob II. e perdeo o Reyno de Inglaterra por ganhar o do Ceo: e se como seguio os conselhos da Rainha no verdadeiro zelo, se governasse pela prudencia, com que ella os moderava, pode ser, que conservasse o Reyno em grande beneficio da verdadeira Religiao. E tanto reconheceo o Principe de Orange ( que em 1668 tirou a Coroa a El Rey seu sogro) as virtudes da Rainha, que a pezar de hum partido tao contrario, lhe conservou o mayor respeito nos cinco annos, que ella residio em Londres, depois que o Principe com o nome de Guilherme III. occupou aquelle throno, tendo-se ausentado para França com toda a sua familia ElRey Jacob II. Antes havia padecido a Rainha grandes contratempos, chegando a ser publicamente accusada no Parlamento por fautora da nobre culpa de querer introduzir a Religiao Catholica em Inglaterra, e por outras, que com mais falsidade fomentou a inveja, sendo a esterilidade huma das causas, com que os Protestantes pertendiao o divorsio, com horrivel exemplo de Henrique VIII. que repudiou outra Rainha do mesmo nome, e igualmente Catholica, e nao infecunda. El Rey defendeo a Rainha com grande constancia, e ainda com perigo, estando muito na memoria a horrenda tragedia, e parrecidio delRey Carlos I. seu pay, e o exemplo da fatal memoria Tom. VII. Rrii

da Rainha Maria Stuarda, sem que a nenhum privilegiasse a innocencia, e o sagrado da Magestade. O Conde de Castello-Melhor Luiz de Vasconcellos e Sousa, que mais por infelice, que por culpado vivia ausente da sua Patria em Inglaterra, fervio à Rainha com tanto valor, e zelo, que esperava ao entrar do Parlamento aos mesmos Deputados, que votavao se lhe cortasse a cabeça, o que ella remunerou com preciosas joyas, e grossas quantias, de que o Conde perpetuou o agradecimento, fundando com ellas hum Morgado, que intitulou de Santa Catharina, que deixou aos seus descendentes. Prevaleceo finalmente a virtude contra a malicia, e ficou a Rainha triunfante; e se mereces-Burnet, Histoire des sem sé as Memorias de Burnet, Bispo de Salisbury, mais credulo nas noticias incertas do povo, que pag 459, &c. Impres. nas verdades infalliveis da Religiao, se achariao nas fuas Memorias alguns successos particulares, ainda que inverosimeis, da vida da Rainha, que sem outras provas mais, que a sua pouca averiguação, ainda que no essencial a vem a justificar, refere, que propuzerao a ElRey repudiasse a Rainha, mas elle o abominou, como merecia tao sacrilego projecto. Erao os atrevidos fautores desta machina, que passarao de temerarios a publicos accusadores, Hosk, e Belhô, e era em summa a accusação, que a Rainha por suggestao do Papa, e de outros Principes Catholicos, fendo occultos instrumentos deste negociado Filippe Houvard, Cardeal de Norfolck,

Dernieres Revolutions d' Angleterre, tom. 1. na Haya em 1725.

folck, e Thomás Whit, Superior da Companhia de Inglaterra, com outros muitos Padres da mesma Companhia, como de outras Religioens, machinava contra a pessoa del Rey seu esposo, contra a Religiao Protestante, e estado publico de Inglaterra, com o fim de introduzir naquelle Reyno a Religiao Catholica Romana, para cujo effeito se tinha prevenido o Medico delRey com veneno, e com armas Milord Arundel de Wardour, destinado Grao Chanceller de Inglaterra, o Conde de Powisgran, Thesourei o, Milord Rellasis, General da Armada, Milord Peters, Mestre de Campo General, e o Visconde de Staffort, Commissario Geral, e Thesoureiro da mesma Armada. A que accrescentavao, que morto ElRey, exaltariao ao throno o Duque de Yorck por ser Principe Catholico; sendo o primeiro movel desta detestavel, e blasfema accusação Milord Herbert Cherbury, que sobre a aversão, que tinha à Religiao Catholica Romana, aborrecia mortalmente ao Duque de Yorck, sentido de em certa occasiao o haver tratado mal com as mãos, e palavras na falla do Parlamento, como elle merecia. Esta exacranda novidade chegou à noticia da Rainha, sem outra prevenção, que a sua innocencia; e vendo-se em tao imminente perigo, em que poderia triunfar a falsa perfidia daquelles Vasfallos, participou ao Principe Regente D. Pedro seu irmao, por hum Expresso, o estado, em que a ambição, e odio da Religião Catholica puzera o feu

Hift. Geneal. da Cafa de Soufa, pag. 940.

seu Real decóro. Mandou logo o Principe Re-Soula Moreira, Theat. gente à Corte de Inglaterra ao Marquez de Arronches a assistir à Rainha, que partio deste Reyno a 9 de Fevereiro de 1680, e chegando a Londres a tempo, que havia pouco sahira desterrado daquella Corte o Duque de Yorck com o pretexto de haver descomposto no Parlamento a Milord Cherbury, ficarao com a ausencia daquelle Principe desassombrados os traidores, esforçando intrepidamente a accusação de sorte, que já era formidavel o semblante desta persidia. Porém Deos, que nos mayores perigos sómente póde firmar a felicidade, serenou tanto a tempo esta tao terrivel tormenta, que se vio ultrajada a calumnia, e sem perigo a innocencia; porque ElRey seu esposo, que por maligna suggestao havia cinco annos, que faltava nao sómente às attenções de esposo, mas tambem às que devia à sua Real pessoa, lhas restituio fino, e attento, com pleno conhecimento, do que merecia a sua amada Consorte. Belhô, hum dos accufadores, teve com morte apressada castigo infame; Hostk exposto na praça publica à irrisad, sobreviveo à sua deshonra: ao Doutor Hequemá por premio da sua innocencia, lhe foy restituido nao só o credito, mas a graça, e merce del Rey. Cherbury, que havia sido o primeiro movel desta detestavel machina, e o que a movia, e animava, vendo, que nao prevalecia a perfidia, passou a huma impiedade, instando no Parlamento pelo repudio da Rainha

Rainha com o exemplo, que temos referido acima, delRey Henrique VIII. Mas finalmente vendo, que o amor, com que ElRey tratava a Rainha, destruira, e arruinara as suas machinas, antes que cahissem na sua pessoa, se passou a Hollanda, aonde em breve tempo acabou, mas não tão apressadamente, que nao visse primeiro restituido à Corte o Duque de Yorck, para que vivamente sentisse acabar sem honra, nem visse satisfeita a vingança, que intentara. Este he em summa todo aquelle terrivel contratempo, que cercou a Magestade da Rainha, em que triunfou nao menos a innocencia, do que a constancia, e brilhou o amor do Principe Regente seu irmao na prompta resolução, com que entrou neste negociado, a que a sua Real fortuna conseguio tao feliz conclusao.

Foy a Rainha D. Catharina de estatura pequena, grossa, e de agradavel presença, ornada de excellentes virtudes, grande Christandade, e devoção, honesta, prudente, e entendida: fallava pouco, mas com bellas palavras, magnifica, liberal, benigna, grandemente esmoler, e com generoso animo, e larga mão fazia este serviço a Deos, e ao proximo, e muito agradavel, sem embargo de estar sempre revestida da Magestade. A larga ausencia, que sez da Patria, não lhe pode trocar a gravidade dos costumes, em que sora criada; e praticando todos os decentes da Nação Ingleza com Magestade, era com tal suavidade, que se fazia

grata à melhor, e mayor parte dos seus Vassallos, de sorte, que nelles experimentou amor, que ella fabia conciliar com natural agrado, sem que lhe diminuisse a affabilidade, com que estimava a Nação Ingleza, o conhecimento daquella natural inconftancia, que ella por qualquer leve accidente costumava usar com os proprios Reys, a qual a Rainha supportou com constancia admiravel, ainda quando esteve exposta a evidentes perigos pelo augmento da Religiao Catholica Romana. seu marido a estimou com publicas demonstrações, como se vio na commissão, que por seu respeito mandou a Roma, e em outras occasioens, e ella se fazia merecedora dos mais reverentes oblequios, porque o amou ternissimamente. Na doença, de que ElRey morreo, foy tal a sua essicacia, que introduzindolhe Ministros Catholicos, abjurou El-Rey a heresia, e morreo reconciliado com a Igreja Catholica Romana a 16 de Fevereiro de 1685. A Rainha, em quanto viveo, lhe mandava dizer pela sua alma neste dia hum grande numero de Missas em todas as Igrejas de Lisboa. Quando desta Princeza nao souberamos outra cousa mais, que este importante negociado, em que sez, quanto cabe na fé humana, feliz a alma de seu esposo, trocandolhe a Coroa, que perdia, por huma eterna; Burnet, Histoire des esta acçao somente basta para a fazer huma das Dernieres Revolut. d' mais celebres Heroînas, que se coroarao com a Anglet. tom. 1. siv. 2. Magestade. Burnet referindo a reconciliação del-

Rev

Rey Carlos com a Igreja Catholica Romana, declama furiosamente contra ElRey, como costuma sempre, que se lhe offerece occasiao de fallar na Religiao Catholica, de que se vê, que daqui nascia o motivo, porque tao arrojadamente se atreveo contra o Real decóro destes Revs. como neste Author vivia o espirito da soberba, e opposição contra a Religião Catholica, não admira, que rompesse a sua má vontade nos absurdos, que escreveo contra a Rainha; porque na Obra, que tambem imprimio da Historia da Reformação, escreveo tao cegamente preoccupado da sua má vontade, que deu motivo ao illustre Prelado Jaques Benigno Bossuet, Bispo de Meaux, para que na sua admiravel Obra da Historia das variações das Igre. jas Protestantes, impressa no anno de 1688 em dous volumes de quarto, convencesse os erros de Burnet com o mesmo, que elle havia escrito: e sendo tao estimaveis as Obras do insigne, e douto Bossuet, nesta parte merecem ainda mayor applauso pela evidencia, com que convenceo a arrogancia daquelle Author. Tambem o Abbade Joachim le Grant convenceo com muita energia a Burnet na Historia, que escreveo, do Divorcio de Henrique VIII. e da Rainha Catharina, refutando os primeiros livros de Burnet, impressa em Pariz em 1688 em tres volumes de doze; e nas Notas, e Observações, que fez à Carta de Burnet para Thevont, que imprimio no referido anno, desfez as calumnias Tom. VII. Ss daqueldaquelle Sectario. O erudito Poeta Pedro de Azevedo Tojal em hum Poema Heroico de doze Cantos, que intitulou: Carlos reduzido: Inglaterra illustrada, e se imprimio em Lisboa no anno de 1716, eternisou com grande elegancia a memoria desta Princeza, louvandolhe as suas virtudes, e descrevendo as sestas do seu casamento, do qual formou

a idéa para a composição desta Obra.

Residio a Rainha na Corte de Londres na companhia del Rey seu marido vince e dous annos. nove mezes, e oito dias, e depois da sua morte mais de sete annos, até que saudosa da patria escreveo a ElRey Dom Pedro seu irmao, que desejava recolherse a Portugal. Como El Rey entendeo, que podia ser possivel lograr a companhia de sua irmãa, promptamente dispoz tudo o que podia pertencer à vinda de Sua Magestade Britanica para Portugal. Segurou a Rainha as suas rendas com a Corte de Londres na fórma das Capitulações do seu casamento, e deixou por effeito da sua generosidade, e nao por obrigação, configuada subfistencia para os ordenados dos criados, que a haviao fervido naquelle Reyno, pagandolhe em Portugal pontualmente duzentos e quarenta mil cruzados cada anno, que se continuarao quasi treze, que viveo neste Reyno. Entrando ElRey Jacob II. como dissemos, a reynar em Inglaterra em 1685, e vendo a Rainha com grande gosto florecer a Religiao Catholica, sentio, como tambem já ponderámos, que o zelo se nao

nao moderasse com a prudencia; o que deu occasiao, a que os Inglezes chamassem, entrando a mavor parte da Nação nesta idéa, a Princeza Maria, mulher de Guilherme de Nassau, Principe de Orange, Statouder de Hollanda, pelos motivos, que forao causa da liga de Ausburg contra o grande poder de Luiz XIV. Rey de França, e vendo a Rainha as consequencias, que podia ter esta mudança, e que ElRey Jacob havia de passar com a sua familia para França, cuidou em recolherse a Portugal, para onde já no dito anno de 1685 tinha vindo o Conde de Castello-Melhor com permissa del-Rey D. Pedro. Este nomeou depois em 1688 para conduzir a Rainha a Nuno da Cunha de Ataide, Conde de Pontevel, Estribeiro môr da Infanta D. Isabel. Partio o Conde para França por terra com seu sobrinho Nuno da Cunha de Ataide, hoje Cardeal, e Inquisidor Geral, que o acompanhou até Pariz, donde voltarao por mudar a Rainha entao de parecer, vendo podia ser util aos Catholicos a sua assistencia em Londres; e experimentando depois no Principe de Orange, já novo Rey com o nome de Guilherme III. e na Rainha sua mulher toda a attenção, que merecião as suas grandes prerogativas, determinou a sua jornada. Sahio de Londres, e fazendo caminho por França, e Hespanha, entrou em Portugal pela Provincia da Beira. Nomeou ElRey para a conduzir ao Marquez de Arronches Henrique de Sousa, do Conse-Tom. VII. Ss ii

lho de Estado, que já fora seu Embaixador na Corte de Londres, cuja pessoa era grata à Rainha. Partio o Marquez para Almeida anticipadamente a esperalla acompanhado do Marquez de Arronches, Principe do Sacro Romano Imperio, casado com sua neta, de D. Joseph de Menezes, e do Marquez de Tavora seus genros, de D. Diogo de Menezes, D. Antonio de Noronha, e do Conde de S. Joao seus netos, e do Conde da Calheta, em quem concorria a mesma razao por ser casado com sua neta, e de huma boa comitiva de criados muy luzi-Teve o Marquez Conductor noticia das jornadas, que fazia a Rainha, e de que chegando a Matapossuelos, Lugar da Coroa de Castella, enfermara de huma erysipela: tanto, que o Marquez de Arronches teve esta noticia, mandou à Universidade de Coimbra buscar o Doutor Antonio Mendes, Lente de Prima de Medicina, e Medico da Camera del Rey, hum dos mayores professores, que teve aquella sciencia. Tanto, que elle chegou a Almeida, partio o Marquez com elle a Matapossuelos, a Rainha agradeceo muito ao Marquez o seu cuidado, justamente merecido do seu zelo; e convalecida a Rainha, continuou a sua jornada para Almeida: governava as Armas daquella Provincia, com Patente de General da Artilharia, o Visconde de Barbacena Jorge Furtado de Mendoça. Desta Praça continuou a Rainha a jornada para Lifboa, achando por toda a parte aquelle amor, que OS

os Portuguezes costumao tributar aos seus Principes. Entrou em Lisboa a 20 de Janeiro de 1693 Memorias m.f. do Duentre vivas, e acclamações do povo. ElRey D. que de Cadaval D. Nu. no, tom. XI. pag. 69. Pedro seu irmao a foy buscar ao caminho, e sahio do Paço da Corte-Real às nove horas da manhãa acompanhado de toda a Corte, e se encontrarao na calcada do Lumear, e nao dando o fitio lugar de voltar o coche, emparelhou o em que ElRey hia com o da Rainha: do delRey descerao logo o Conde de Vianna seu Estribeiro môr, o Marquez de Marialva, Mordomo môr, e o Marquez de Alegrete, Gentil-homem da Camera; sahio ElRey do seu coche, e chegando ao estribo do coche da Rainha, lhe mostrou com agrado, e com expressoens o grande gosto, que tinha de a ver: depois de Sua Magestade Britanica agradecer o affecto delRey seu irmao, com igual contentamento passou a entrar no coche del Rey, e tomando o lugar da mao direita, se continuou o acompanhamento na fórma costumada. Foy conduzida à Quinta de Alcantara, aonde a esperava a Rainha D. Maria Sosia, que a veyo receber ao topo da escada, e depois de se cumprimentarem com grandes mostras de contentamento, se despedio a Rainha D. Maria; e a Camereira môr, as Senhoras de Honor, e Damas, e Officiaes da Casa, que a acompanhavao, beijarao a mao à Rainha da Graa Bretanha, e ElRey voltou com a Rainha sua mulher para o Paço. Foy magnifica a hospedagem, que durou por mui-

tos dias. Depois quando as Rainhas se avista. vao, cada huma na sua casa, cedia huma à outra o melhor lugar, e assim se visitavão muitas vezes, crescendo tanto na amisade, que em esfeito della, e do parentesco assentarao, que nao sahiriao da casa, em que cada huma se achasse, o que seria reciproco em ambas; e tambem em demonstração da amisade, e carinho assentarao fallaremse por zós. Com todo este amor, e humanidade se tratarao estas duas Rainhas, ornadas ambas de excellentes vir-Assistia a Rainha D. Catharina na Quinta de Alcantara, e depois buscando sitios accommodados ao seu genio, e saude, occupou alguns Palacios, depois do de Alcantara. Foy primeiro para o do Conde de Redondo junto a Santa Martha, depois para o do Conde de Soure, de donde foy para o do Conde de Aveiras em Belem, e ultimamente edificou hum novo Palacio, Capella, e Quinta no sitio da Bemposta, onde viveo, e para donde só se apartou dos poucos dias, que residio no Palacio da Corte-Real com ElRey seu irmao, e antes tinha feito no mez de Fevereiro do anno de 1699 huma jornada a Villa-Vicosa, onde esteve com gosto, e depois na Cidade de Evora, na qual a 4 de Mayo fez entrada publica; e sendo recebida com magnificas festas, ricos arcos, e com todas as ceremonias devidas à Magestade, voltou para Lisboa, aonde chegou a 8 do referido mez. Conservou sempre alguns criados, e criadas Inglezas, e tendo

tendo voltado para Inglaterra a Condessa de Fingal com huma filha sua, Senhoras Irlandezas Catholicas, e de muita qualidade, recebeo com o exercicio de Cameristas, e largos ordenados, Senhoras Portuguezas da primeira qualidade, que forao as Condessas da Ericeira, de Pombeiro, e S. Lourenco. todas viuvas; D. Archangela Maria de Portugal, irmãa do Conde de Sarzedas, viuva de Dom João de Castro Telles, D. Ignes Antonia de Tavora, filha do Morgado de Oliveira, e viuva de Joao de Saldanha de Sousa, D. Joanna de Tavora, viuva de Simao de Vasconcellos e Sousa, Governador da Casa do Infante D. Pedro, e filha de João

Gomes da Sylva, Regedor das Justiças.

No anno de 1704, em que o Archiduque Carlos com o nome del Rey D. Carlos III. de Caftella passou a Portugal, pouco depois de chegado, enfermou a Rainha de huma erysipela, que a teve muito tempo de cama, e mandando ElRey Catholico faber della por hum Gentil-homem da sua Camera, e dando o recado à sua Camerista, que estava de semana, lhe representou juntamente o grande desejo, que ElRey tinha de ver a Sua Magestade: pelo que a Rainha ordenou ao Duque de Cadaval, que dissesse a ElRey Catholico, que ella o esperava com grande desejo de o ver, que o dia, e hora deixava à eleição de Sua Magestade. Dous dias depois avisou o Almirante de Castella ao Duque, que no Domingo 13 de Abril havia ElRey Catho-

Catholico de ir cumprimentar a Rainha da Grãa Bretanha. Avisou-se pela Secretaria de Estado aos Grandes, e Officiaes da Casa del Rey, para que se achassem no Paço da Rainha de Inglaterra, e por parte da Rainha se avisarao todas as Senhoras para que se achassem no seu Paço, com o que esteve numeroso, e luzidissimo o concurso da Corte. O Conde de Vianna, Estribeiro môr, teve ordem para mandar os coches, que fossem necessarios para ElRey Catholico, que foy em hum coche da peffoa del Rey de Portugal, com outro de respeito. Entrarao no coche, na cadeira de diante, o Principe de Lichtenstein, Ayo, e Mordomo môr, à mao direita, e da esquerda o Almirante de Castella, e no estribo esquerdo o Principe de Darmstad: hia o coche coberto com a sua guarda de Corpo, e a mais comitiva se meteo nos coches, e o Conde de Assumar se adiantou no seu, nao indo no acompanhamento, como nunca fez quando era em coche, pelo seu nao ser precedido pelo dos Cameristas del Rey Catholico.

A fórma, que se observou nesta visita soy, que na porta da falla estava Rodrigo de Almeida, Guarda das Damas do Paço del Rey de Portugal, seguia-se a primeira, e segunda casa, em que ficou toda a Corte, e à porta da terceira casa estava André Mendes, Porteiro da Camera da Rainha, com ordem para nao deixar entrar dalli para dentro nenhum Fidalgo: estavao nesta terceira casa todas as

Senho-

Senhoras. A' porta da Camera da Rainha estava Joao Carneiro Brûm, tambem seu Porteiro da Camera. Tanto, que ElRey Catholico chegou, toda a Corte o foy buscar a baixo, e o tornou a acompanhar até o coche. ElRev hia descoberto, e por esta causa o sorao tambem os Grandes de Portugal, e sómente o acompanhou até a Camera da Rainha o Principe de Lichtenstein, seu Ayo, e Mordomo môr, que lhe chegou a cadeira, e fahio para fóra a esperar à porta da Camera, que era a mesma casa, em que estavao as Senhoras; e vendo, que o Almirante estava à porta da casa de fóra, disse ao Porteiro Joao Carneiro, que deixasse entrar o Almirante, ou o deixasse sahir; porém elle observante da ordem, que tinha, respondeo, que Sua Excellencia tinha alli, que fazer, e o Almirante nao, que se quizesse sahir o podia fazer, mas que o Almirante nao podia entrar; porque aquella casa era reservada às Senhoras, e elle nao tinha alli occupação. Entrou ElRey na Camera da Rainha, onde estava posta huma cadeira de veludo negro em distancia competente da cama, e chegandolhe a cadeira o seu Ayo, se sentou. Na Camera estava só D. Ignez Antonia de Tavora, Camerista de semana, assistindo aos pés da cama da Rainha, e tanto, que ElRey Catholico chegou para se sentar, se affastou até chegar à parede. Acabada a visita, se levantou ElRey Catholico sem esperar, que lhe affastassem a cadeira, e se despedio da Rainha Tom. VII Tt com

com grande cortezia, que foy muito bem correspondida, tendo-se observado huma singular ordem, e advertencia naquelle Paço, que dava a reconhecer, que era habitação de huma Rainha tao prudente, e de tantas virtudes, como soy a Rainha D. Catharina.

No mesmo anno de 1704 quando ElRey D. Pedro seu irmao passou à Beira, lhe encarregou a regencia dos seus Reynos, para cujo effeito baixarao Decretos a todos os Tribunaes, e ordenou ao Duque de Cadaval D. Nuno Alvares Pereira de Mello, que ficasse em Lisboa (ainda que ao depois resolveo o contrario, como adiante se verá) com a incumbencia de assistir ao Principe, e Infantes seus filhos. E em hum papel, que ElRey mandou à Rainha fua irmãa pelo seu Confessor o Padre Sebastiao de Magalhaens, da Companhia, entre outras cousas lhe recommendava, que em todas as cousas do governo se servisse das largas experiencias do Duque de Cadaval, e da grande fidelidade, e zelo, com que se havia empregado sempre no seu Real serviço. Deixou tambem em Lisboa para affistirem no Conselho de Estado, além do Duque, a seu filho o Duque D. Jayme, os Marque. zes de Cascaes D. Luiz Alvares de Castro, o de Niza D. Francisco Balthasar da Gama, o Inquisidor Geral D. Fr. Joseph de Lencastre, os Arcebispos de Lisboa D. Joao de Sousa, e de Braga Ruy de Moura Telles, os Condes de Val de Reys Lou. renço

Prova num. 42.

renço de Mendoça, e o de Sarzedas Dom Luiz da Sylveira, o Monteiro môr do Reyno Garcia de Mello, e D. Francisco de Sousa, Capitao da Guarda Alemãa, o Secretario de Estado Dom Antonio Pereira da Sylva, Bispo de Elvas, e para Secretario das Merces, e Expediente a D. Thomás de Almeida, (hoje dignissimo Cardeal, e Patriarca de Lisboa) substituindo a Diogo de Mendoca Corte-Real, de quem era o cargo, o qual acompanhava a ElRey seu irmão, exercendo a occupação de Secretario de Estado, e assistia tambem o Secretario Roque Monteiro Paim, o que sempre tinha feito à Rainha. Depois segunda vez no anno de 1705 teve a Rainha D. Catharina a regencia do Reyno pela perigosa enfermidade, que padeceo ElRey seu irmao, concorrendo para a guerra com tanta actividade, que naquella Campanha se ganharao Valença de Alcantara, Albuquerque, Salvaterra, e Carça. No mesmo anno faleceo a Rainha de huma colica em huma quinta feira às dez horas da noite do dia 31 de Dezembro do anno de 1705, havendo cumprido sessenta e sete annos, hum mez, e seis dias. Mandou-se depositar no Real Mosteiro de Belem junto ao Principe D. Theodosio seu irmao, declarando, que em caso, que os seus ossos, se trasladassem para o Convento de S. Vicente de Fóra, como dispuzera no seu Testamento ElRey seu pay, era sua vontade, que os seus se trasladassem na mesma fórma, e se lhe déssem sepultura na Tom.VII. Tt ii

Prova num. 43.

Capella môr do dito Mosteiro. Tinha muy anticipadamente ordenado o seu Testamento em 14 de Fevereiro de 1699, em que instituîo por seu universal herdeiro a ElRev Dom Pedro seu irmao, a quem pedia fosse seu Testamenteiro, e reduzindo a hum papel, em que faz menção dos legados, e esmolas aos Mosteiros pobres, e recoletos desta Cidade, e de Villa-Vicosa, e outros legados pios, com que satisfazia a sua devoção, e a sua familia, porque de toda se lembrou liberalmente: com poucas regras deu por acabado o Testamento, que escreveo Roque Monteiro Paim, do Conselho del-Rey seu irmao, e seu Secretario. Dotou, e mandou edificar huma Casa aos Religiosos da Companhia para nella se criarem pessoas para as Missoens da India, que fica fóra da Cidade de Lisboa no sitio, que chamao Arroyos.

ElRey Dom Pedro, que havia ido affistir à Rainha, se recolheo a Alcantara depois das nove horas da noite, e ordenou, que o Conselho de Estado ficasse no Paço da Bemposta, para que dispuzesse tudo o que sosse necessario no caso, que morresse a Rainha. Depois da sua morte, logo na presença do Conselho de Estado, se leu o seu Testamento, o qual abrio por especial ordem delRey o Secretario de Estado D. Thomás de Almeida, e o Conselho de Estado resolveo a sórma do enterro, e tambem assentou, que os Officiaes da Casa del-Rey seu irmas havias de assistir ao serviço do su neral da Rainha.

No mesmo Paco se fez o Officio de corpo presente, em que celebrou Pontifical D. Antonio de Saldanha, Bispo de Portalegre, eleito da Guarda, affistido dos Bispos do Algarve Dom Antonio Pereira da Sylva, do do Maranhao D. Fr. Timotheo do Sacramento, do de Bona D. Fr. Pedro de Foyos, e do de Hypponia D. Fr. Antonio Botado, e cada hum dos quaes cantou seu Responso. De tarde todo o Clero, Religioens, e ainda as Monacaes, e as que por privilegio nao costumao acompanhar, estavao distribuidas desde o Paço da Bemposta, seguindo-se pela rua de Santo Antonio dos Capuchos, S. Joseph, Annunciada, ao Rocio até a Esperança. Quando houve de começar o enterro tirou o pano, que cobria o caixao, Manoel de Vasconcellos e Sousa, que fazia o officio de Reposteiro môr por seu irmao o Conde de Castello-Melhor. Pegarao no caixao o Marquez de Marialva D. Pedro de Menezes, o Conde de Sarzedas D. Luiz da Sylveira, o Conde de Atalaya D. Luiz Manoel de Tavora, o Conde de S. Vicente Miguel Carlos de Tavora, o Conde de Villa-Verde D. Pedro Antonio de No. ronha, o Conde de Alvor Francisco de Tayora, o Conde das Galveas Diniz de Mello de Castro, e D. Francisco de Sousa, todos do Conselho de Estado; e assim sov posto na liteira, e levado a Belem com o acompanhamento, e fórma observada nos enterros das pessoas Reaes, e servido de toda a Casa delRey seu irmao; e os mesmos Conselheiros de Estado.

#### Historia Genealogica

336

Estado, que levarao o caixao à liteira, o tirarao em Belem, e no adro da Igreja o entregarao à Irmandade da Misericordia, conforme se pratica com os dos Reys. O Principe do Brasil com os Infantes D. Francisco, e Dom Antonio lhe forao deitar agua benta ao Paço da Bemposta, e acompanharao o corpo até se meter na liteira, a cuja ceremonia ElRey nao assistio por lho nao permittirem os achaques, que padecia, de que sinalmente veyo a falecer. Em demonstração do sentimento tomou luto a Corte com as suas familias por hum anno, mandando-se suspender por oito dias o despacho dos Tribunaes, e que os Ministros delles, e as suas familias tomassem luto na mesma fórma, que a Corte.



A Rainha Anna de Fox, \* em

C 1506.

Matth. Stuart, Con- Son- Stuart, Conde de Lenox, + de de Lenox, Re- em Setembro de 1527. de de Lenox , Regente de Escocia, + A Condessa Isabel Stuart. em 1572. A Condessa Marga- C Archimbaldo, Conde de Angus. Henrique Stuart, Barao de Darnley, Crida Douglas, + a 10. Jacobo Stuart, A Condessa Margarida de Ingla-Duque de Roth-Rey da Graa de Março 1578. H. say, depois Rey Bretanha, naf-Jacobo IV. Rey de Escocia, nasc. de Elcocia, + a 20 Jacobo V. Rey de ceo a 19 de Ju-Elcocia, nalc. a 15 de Setembro de 1513. a 16 de Março de 1472, + a 10 Carlos I. Rev nho de 1566, de Fev. de 1567. da Gráa Bre-+a 27 de Mar-Maria, Rainha de ( de Abril de 1512, +-) a 13 de Dezembro / A Rain. Margarida Tudor, filha de tanha, nasceo ço de 1625. Escocia, + a 18 Henriq. Vil. Rey de Ingl. + 1539. de Fev. de 1587. a 19 de No-) de 1542. A Kainha Maria de Claudio de Lorena, Duque de Guivembro de Lorena, + em 10 de \ fe, n. a 20 de Outubro de 1496, 1600,e+a +a 12 de Abril de 1550. 30 de Janei-Junho de 1560. A Duqueza Antonia de Bourbon, ro de 1649. + em 1583. A Rainha Anna Christiano III. Rey Federico I. Rey de Dinamarca, e de Dinamarca, de Dinamarca, + em Federico II. Rev Noruega, + a 3 de Abril de 1533. + a 2 de Março o primeiro de Janeiro de Dinamarca, e A Rainha Anna de Brandebourg, de 1619. de 1559. tem 3 de Mayo de 1514. Noruega, + a 4 A Rainha Dorothea Magno II. Duque de Saxonia Lade Abril de 1 588. de Saxonia, +a 7 de wembourg, + em 1547. A Rainha Sofia de Oulubro de 1571. Carlos II. A Duqueza Catharina Brunswik, Mekelbourg, +a Rey da -tem 1563. 4 de Outubro de Graa Bre-Ulrico, Duque de Alberto V. o Fermoso, Duque de 1631. tanha, ca-Mekelbourg, +a 14. Mekelbourg, +a 10 de Jan. 1547. fado com a de Março de 1603. Anna de Brandenbourg, & a 19 A Duqueza Mabel de de Junho de 1567. Infanta D. Catharina. Dinamarca, + a 4 de Federico I. Rey de Dinamarca. Outubro de 1586. A Rainha Anna de Brandebourg. Carlos de Bourton, Francisco de Bourbon, Conde de Antonio de Bour-Duque de Vandonja, Vandoma, nasc. em 1470, \* a 3 bon, Duque de nasceo a 2 de Junho de Outubro de 1495. Vandoma, Rey de 1489, + 225 de Maria de Luxembourg, Condessa de Navarra, nasc. Março de 1537. de S. Paulo, \* o 1. de Abril 1546. 222 de Abril de Francisca de Alen-Henrique IV. 1518, + a 17 de Con, Duqueza de Be. (Renato, Duque de Alençon, \* Rey de França, em o 1. de Novembro de 1402. A Rain. Hen-Novembr. 1562. aumont, + 2 18 de. n. a 13 de De-A Duqueza Margarida de Lorena, Joanna de Albret, Mayo de 1513. riqueta Mazemb. de 1553, \* em 1521. ria de Fran-Rainha de Navar-+ a 14 de Ma-Henrique de Albret, C Joao de Albret, Rey de Navarra, ra, + a o de Juça, + a 10 yo de 1572. \* a 17 de Jur ho de 1516. nho de 1572. Rey de Navarra, n. de Agosto de Catharina de l'ox, Rainha de Naem 1503, +a 25 de 1669. varra, \* a 17 de Fever. de 1517. Mayo de 1555. A Rainha Margarida ( Carlos de Valoes , Conde de Ande Valois , + a z 1 de ) goulesme , cm 1495. Dezembro de 1549. (em 1531. A Condessa Luiza de Saboya, 🛠 Cosme de Medicis, Luiz dito João de Medicis, zem Francisco de Me-Novembro de 1526. A Rainha Ma-Duque de Florença, dicis, Grao Du-+ em 21 de Abril de Maria de Salviati. ria de Medicis, que de Toscana, + a 3 de Julho 1574. + a 9 de Outubro D. Pedro Alvares de Tol. Vice-Rev de 1642. A Duqueza D. Leode 1587. de Napol. \* a 22 de Fev. de 1553. nor de Toledo, + em « A Grao Duqueza Dona Maria Oforio Pimentel, II. 1562. Joanna de Austria, Marqueza de Villa-Franca. + a 6 de Abril de Fernando I. Empe-D. Filippe I. Rey de Castella , \* 1578. em 25 de Setembro de 1506. rador, +a 26 de Ju-D. Joanna, Rainha de Castella. H. Tho de 1564. ( \* 24 de Abril de 1555. Anna de Hungria, Rainha de Hungria, Ladislao, Rey de Bo Ladislao, Rey de Bohemia, e Hun-+em 1517.





# CAPITULO IV.

DelRey D. Affonso VI.



ANTICIPADA morte do Principe D. Theodosio, como fica escrito, deixou para herdeiro do Reyno de Portugal ao Infante D. Affonso seu irmao, o qual nasceo na Cidade de Lisboa em huma sesta feira 21 de

Agosto de 1643 pelas oito horas da manhãa, estando neste tempo ElRey seu pay na Cidade de Evora: foy bautizado a 13 de Setembro do mesmo anno na Capella Real pelo Bispo Capellao môr D. Manoel da Cunha, e por seu mandado benzeo a agua o Doutor Vicente Feyo Cabral, Prior da Fregue-

Freguesia de S. Juliao, e foy levado à pia pelo Marquez de Ferreira, Mordomo môr da Rainha, que hia com opa de brocado rico debaixo do Palio. acompanhado de todos os Senhores, e Nobreza da Corte: levavao as varas do Palio D. Miguel de Almeida, e Henrique Correa da Sylva, Védores da Fazenda, D. Carlos de Noronha, Presidente da Mesa da Consciencia, e D. Antao de Almada, Governador das Armas da Corte, que tinha sido Embaixador a Inglaterra: levava o saleiro o Marquez de Cascaes, a véla o Marquez de Aguiar, a toalha, e veste candida o Conde de Cantanhede, o gomil o Conde de Villa-França, e o maçapao o Conde de S. Lourenço. Foy Padrinho o Principe D. Theodosio, que hia atraz do Palio, vestido de chamalote anogueirado picado fobre branco, com os cabos brancos, transelim de ricas perolas, e huma rosa de diamantes no chapeo de grande valor, e junto a elle o Bispo Inquisidor Geral D. Francisco de Castro, para o advertir das cousas, a que havia de responder na celebração daquelle Sacramento: hia junto do Principe a sua Aya D. Marianna de Lencastre, viuva de Luiz da Sylva Telles, Védor da Fazenda, e do Conselho de Estado. Na Tribuna assistio a Rainha sua mãy com as Infantas em quanto durou a função, que foy celebrada com notavel pompa. Foy jurado Principe successor da Coroa Portugueza a 22 de Outubro do anno de 1653. Era

Era curta a idade, em que o Principe do Brasil, e Duque de Bragança D. Affonso se achava, quando pela morte del Rey seu pay sobio ao throno. Para o que se destinou o dia 15 de Novembro de 1656 para o auto do levantamento, e juramento, que os Grandes, Seculares, e Ecclesiasticos, e mais pessoas lhe haviao de fazer. Era aquelle dia huma quarta feira, na qual pelas tres horas da tarde baixou ElRey do seu aposento à salla dos Tudescos, e sahio a huma varanda, que corria immediata ao Paço, desde o lado do Forte até o outro da varanda, que fica da parte da terra, que estava magnificamente adereçada. Vinha ElRey com opa roçagante de téla de prata com flores de ouro, forrada de carmesim, e vestido de téla de ouro, e pardo, guarnecido de rendas de prata, e ouro, com abotoadura de pedraria, e hum collar ao pescoço de grande valor, e delle pendente o habito da Ordem de Nosso Senhor Jesu Christo em hum circulo de diamantes, espadim dourado, e mangas de téla branca lavrada de ramos de ouro, e no chapeo huma joya de diamantes, que prendia a aba do mesmo chapeo: trazialhe a cauda da opa Joao Rodrigues de Sá, Conde de Penaguiao, do Conselho de Estado, e seu Camereiro môr: immediato a Sua Magestade vinha o Infante Dom Pedro descoberto fazendo o officio de Condestavel com o estoque desembainhado, e levantado em ambas as mãos, e junto a elle Ruy de Moura Telles, do Conselho Tom. VII. Uu

de Estado, e Védor da Fazenda, Estribeiro môr da Rainha D. Luiza, para lhe ajudar a sustentar o estoque por ser o Infante de oito annos. Nomeou a Rainha ao Infante para exercitar este officio por evitar a contenda, que havia entre o Duque de Cadaval, e Conde de Odemira, que com fortes motivos pertendia hum preceder ao outro; porém era claro o direito do Duque no proximo parentesco da Casa Real Reynante. Antonio Telles de Menezes, Conde de Villa-Pouca de Aguiar, General da Armada Real, e do Conselho de Estado. hia adiante fazendo o officio de Alferes môr com a bandeira desenrolada, e a elle se seguia D. Joao da Sylva, Marquez de Gouvea, do Conselho de Estado, e Guerra, seu Mordomo môr, e na mesma igualdade D. Joao Mascarenhas, Conde de Sabugal, fazendo o officio de Meirinho môr, e mais adiante D. Rodrigo de Menezes, Regedor das Juftiças, e o Secretario de Estado Pedro Vieira da Sylva, e assim se hiao seguindo os mais officiaes da Casa Real: à mao direita delRey vinha o Duque de Aveiro D. Raymundo de Lencastre, do Conselho de Estado, e à mao esquerda o Duque de Cadaval D. Nuno Alvares Pereira de Mello, ambos em hum andar, tres, ou quatro passos mais adiante delRey: ao Duque de Aveiro se seguia o Marquez de Cascaes D. Alvaro Pires de Castro, Alcaide môr de Lisboa, e ao Duque de Cadaval o Marquez de Niza D. Vasco Luiz da Gama, do Conselho

lho de Estado, e Védor da Fazenda, e assim se seguiao por hum, e outro lado os Condes, observando da mesma sorte as suas precedencias, que são reguladas conforme a antiguidade das Cartas das suas Dignidades, e no meyo delles os Officiaes da Casa. Todos os Grandes, e Senhores hiao vestidos de gala com collares, e cadeas ao pescoço, e descobertos, por assim ser costume em semelhantes actos. Depois del Rey estar no seu throno, e todos em seus lugares, e preparado assim tudo, e depois del-Rey ter jurado, e promettido de guardar os fóros, costumes, privilegios, graças, e merces, liberdades, e franquezas, que pelos Reys seus predecessores forao dadas, concedidas, e confirmadas, disse o Rey de Armas Portugal: Manda ElRey nosso Senhor, que neste acto venhao jurar, e beijar a mao os Grandes, Titulos Seculares, e Ecclesiasticos, e mais pessoas da Nobreza assim como se acharem, sem precedencias, nem prejuizo do direito de algum. meira pessoa, que jurou, soy D. Miguel de Almeida, Conde de Abrantes, Mordomo môr da Rainha, may de Sua Magestade, em cujo nome fez o dito juramento, por virtude da Carta de poder, e procuração, que para esse esseito lhe deu a mesma Senhora, a qual foy lida em voz alta, e intelligivel pelo Secretario de Estado. A segunda pessoa, que jurou, foy o Infante D. Pedro, jurando neste lugar como Infante; porque se o fizesse como Condestavel havia de ser no penultimo, e largando o Tom. VII. Uu ii eftoestoque a Ruy de Moura em quanto jurava. Depois se seguirao o Duque de Aveiro, e o Duque de Cadaval, o Marquez de Cascaes, o Marquez de Gouvea, e o Marquez de Niza, a que se seguirao logo os Condes, sem entre elles haver precedencia, e depois de jurarem os Grandes, forao jurar os Bispos, e os mais Eispos eleitos, nesta fórma continuando pelos Ministros dos Tribunaes, e Donatarios da Coroa, Alcaides môres, e Fidalgos, e mais pessoas de Nobreza, os quaes forao jurar assim, que podiao chegar, sem entre elles se guardar ordem de precedencias, e depois de todos, em ultimo lugar, jurou o Secretario de Estado Pedro Vieira da Sylva. Acabado este acto com as demais ceremonias costumadas, descendo ElRey do seu throno com o Sceptro Real na mao encostado ao peito, voltou pela mesma parte acompanhado sómente, dos que com elle tinhao vindo, pelo declarar em voz alta o Rey de Armas Portugal, que elle assim o mandava, e soy à Capella, aonde se cantou o Te Deum com geral contentamento dos seus Vasfallos.

Ficou ElRey debaixo da tutela daquella sábia, e prudente Matrona a Rainha D. Luiza, que nao innovando cousa alguma, se servio dos mesmos Ministros, e Secretarios, e lhe nomeou por Ayo a D. Francisco de Faro, Conde de Odemira, em que concorriao grandes virtudes, e declarou a Rainha, que ElRey seu marido antes da sua mor-

te lhe havia communicado aquella eleiçao: deuselhe quarto no Paço, e ficou Nicolao Monteiro, Prior de Cedo-Feita, depois dignissimo Bispo do Porto, continuando no exercicio de Mestre del Rey, e de seu irmao o Infante D. Pedro, que já lograva. Começarao logo a luzir a fortuna do filho, e a virtude da may em prosperos successos do seu reynado, vendo-se as nossas armas em todas as Provincias vencedoras das de seus inimigos, de que sao gloriosos testemunhos a batalha do Forte de S. Mi. Prova num. 44. guel em Badajoz, conseguida no anno de 1658, Prova num. 45. tendo Governador das Armas Joanne Mendes de Vasconcellos, General da Cavallaria André de Albuquerque, Mestre de Campo General D. Rodrigo de Castro, Conde de Misquitella, e outros subalternos, que todos obrarao com valor. occasiao ficou ferido o Duque de Cadaval, que se achava como particular, com huma perigosa bala em hum hombro, e outra ferida mais leve; e Diniz de Mello de Castro, Tenente General da Cavallaria, com sete feridas. No mesmo anno sahio o Exercito Castelhano mandado por Dom Luiz Mendes de Haro a pôr sitio à Cidade de Elvas, e poz em aperto aquella Praça por ser poderoso o Exercito; e pela falta de numero de defensores, e de mantimentos, esteve reduzida à ultima miseria, de que a livrou a fortuna, e valor de D. Antonio Luiz de Menezes, Conde de Cantanhede, a quem a Rainha Regente encommendou o governo do nosso

nosso Exercito, buscando elle os inimigos dentro das suas mesmas linhas, que forçadas rompeo com fatal estrago do Exercito Castelhano, e grande gloria das nossas armas a 14 de Janeiro de 1659. Governava a Praça de Elvas Dom Sancho Manoel, e fov mandado meter nella o Conde de Prado, contribuindo tambem muito para a sua defensa o General da Artilharia Pedro Jaques de Magalhaens, e a Cavallaria governada pelo Commissario geral D. João da Sylva, e o Capitão das Guardas do General D. Luiz de Menezes com a sua companhia, fazendo a guarnição da Praça huma fortida, que contribuío muito para a vitoria. Sendo vencidos os Hespanhoes, ficou livre a Praça do sitio, e os nossos vitoriosos com tao gloriosa acção derão sim à Campanha. Os Castelhanos tiverao huma das mayores perdas, que em muitos annos haviao experimentado dentro de Hespanha; porque depois de no seu Exercito haverem entrado de soccorro trinta e seis mil homens, nao achou D. Luiz de Haro mais, que quatorze mil Infantes, e tres mil e quinhentos Cavallos; e passando-se mostra em Badajoz no dia depois da batalha, se nao acharao mais, que cinco mil Infantes, e mil e trezentos Cavallos, de que muitos ainda perecerao com o rigor do Inverno, e incommodidades do sitio. Ficarao prisioneiros mais de cinco mil, em que entrarao grande numero de Officiaes mayores, vivos, e reformados, e muitas pessoas de qualidade. Perderao treze pesfas

sas de artilharia, tres morteiros, cinco petardos, quinze mil armas, muitas bandeiras, quantidade de munições, e mantimentos, que se conduzirao para a Praca de Elvas. Dos nossos morreo o Mestre de Campo General, e General de Cavallaria André de Albuquerque, perda que se fez muy sentida pelo seu valor, e sciencia militar, tendo adquirido geral opiniao, e amor nos Soldados. Não foy menor a perda na morte de Fernao da Sylveira, irmão segundo do Conde de Sarzedas, Conselheiro de Guerra, que depois de ter servido em Flandes, e neste Reyno em muitas occasioens com distinção. acabou gloriosamente. O Mestre de Campo Luiz de Sousa de Menezes morreo das feridas, que recebeo na batalha, onde perecerao tambem os Capitaens de Cavallos Joao Ferreira da Cunha, e André Gatino, dez Capitaens de Infantaria, dous Ajudantes, dez Alferes, e cento e sessenta e sete Soldados. Ficarao feridos os Mestres de Campo Conde de S. Joao, o Conde da Torre, Simao Correa da Sylva, Miguel Carlos de Tavora, Joao Furtado de Mendoça, Bartholomeu de Azevedo Coutinho, Antonio Galvao, Ascenso Alvares, Tenente do Mestre de Campo General, Luiz Francico Correa Baharem, quatro Sargentos môres, hum Ajudante de Tenente, vinte e tres Capitaens de Infantaria, oito Ajudantes, vinte e dous Alferes, trinta e dous Sargentos, e seiscentos Soldados, tendo todos obrado com tanto valor, como constan-

cia, de sorte, que gloriosamente rompendo aos seus inimigos dentro das linhas, os vencerao, e totalmente derrotarao. Tambem no principio do sitio ficando doente no ultimo perigo o Conde Camereiro môr no Convento de S. Francisco fóra de Elvas, morreo entre os Castelhanos, perdendo o Reyno hum varao de grande valor, e fidelidade. Chegou a noticia a Lisboa a tempo, que ElRey estava assistindo ao Sermao da festa, que a Nobreza costuma fazer ao Santissimo Sacramento em desaggravo do defacato commettido na Freguesia de Santa Engracia; e logo se cantou o Te Deum laudamus, e voltou ElRey ao Paço entre applausos do povo, que alegres acclamavaő a vitoria. O Conde de Cantanhede passou a Lisboa a lograr o applauso, que merecia a vitoria, conseguida pelo seu valor. Quando o Conde chegou à casa, em que ElRey o esperava, deu alguns passos a recebello, honra fingular, mas merecida do seu esciarecido procedimento.

Eraő grandes as despezas do Reyno, as quaes suavisavas os prosperos successos, que em todo elle alcançavas as nossas armas contra as de Castella, das quaes se vias triunsantes nas batalhas de S. Miguel, e Linhas de Elvas, logrando geral applauso entre as Nações; porém nas se podias dissimular as saltas de gente, e cabedaes para se proseguir huma guerra tas dilatada. A Rainha Regente attenta aos interesses do Reyno considerava prudente-

mente

mente o quam preciso era conseguir soccorros de alguma Potencia estrangeira, e que de França seria mais facil pela guerra, que tinha com Castella, a qual poderia fazerlha ainda mais dura com as Tropas auxiliares, que mandasse a Portugal. A este fim nomeou Embaixador Extraordinario a ElRev de França o Conde de Soure, do qual era tao conhecido o valor, como o talento para os negocios politicos, fiando do seu louvavel zelo esta importante negociação: e agradecendo o Conde à Rainha a escolha, que delle tizera, sacrificou pelo bem publico os pezares, que sentia, e depondo as queixas, e superando os achaques, que padecia, se dispoz a partir para França a 13 de Abril de 1659 em huma Nao Ingleza, levando por Secretario da Embaixada a Duarte Ribeiro de Macedo, pessoa de conhecida estimação, que depois foy Enviado na mesma Corte. Já quando o Conde chegou a França tinha noticia, que o Tratado de paz entre as Coroas de França, e Castella se dava por ajustado; porque em Flandes se havia publicado huma suspensao de armas até nova ordem. Deu grande pena ao Embaixador esta noticia, porque a verdade della alterava toda a substancia das suas instrucções; porque de todas ellas erao os mais importantes pontos, que a Rainha lhe recommendava, representar a perigosa conservação do Reyno, ainda que vitorioso, com a perda das muitas Tropas veteranas nas Campanhas, e sitios de Badajoz, Elvas, e Monção, Tom. VII.  $X_{\mathbf{x}}$ 

motivo, que s obrigava a pedir a ElRey Christianissimo socco ro de quatro mil homens de Infantaria, e mil Cavallos, que seriao pagos por Sua Magestade Christianissima, e de lhe permittir escolher dous Officiaes Generaes de conhecida opiniao para occuparem os póstos de Mestres de Campo Generaes, dos quaes a fidelidade, e prestimo seriao approvados pelo Cardeal Mazarino, e que ao mesmo tempo pedisse licença para levantar igual numero de gente por conta delRey, entregandolhe logo creditos para este esfeito, e ultimamente a conclusao da liga offensiva, e defensiva das duas Coroas contra a de Castella, materia já tratada nas Embai-

xadas antecedentes, e sempre differida.

Continuava o governo da Monarchia de França a Rainha D. Anna de Austria, toda entregue às disposições do Cardeal Mazarino, seu primeiro Ministro, que havia elevado França ao mais alto cume da gloria com as continuas vitorias, que havia conseguido o Marechal de Turene, hum dos mais scientes Generaes, que teve a Europa, cujo nome será sempre glorioso nos Fastos daquella Monarchia. Era o mayor cuidado daquella Corte o casamento del Rey Luiz XIV. que entrava na idade de vinte e dous annos, para o qual se propunhao quatro Princezas, a Infanta D. Catharina de Portugal, que depois foy Rainha da Grãa Bretanha, Henriqueta de Inglaterra, depois Duqueza de Orleans, Margarida de Saboya, que depois veyo a

fer Duqueza de Parma, e D. Maria Theresa Infanta de Castella, a qual preferia a todas no gosto da Rainha, sendo apparentes todas as mais diligencias. que se faziao, e sómente dirigidas a dar ciumes à Coroa de Castella, encaminhando-se todo o poder das armas de França a fazer precisa a paz por este matrimonio. E mandando a Rainha a Madrid o Senhor de Lionne para tratar da paz, declarou este aos Ministros del Rey D. Filippe IV. que nao esperassem a conclusao daquelle Tratado sem esta condição. E ao mesmo tempo mandou a Rainha ao Conde de Cominges, seu Embaixador em Portugal, negocear publicamente o casamento delRev Luiz com a Infanta D. Catharina. E logo publicou, que casava a El Rey em Saboya, para o que passava a Leao com El Rey seu filho para se avistar com a Duqueza de Saboya sua cunhada, e ajustar esta alliança com sua filha a Princeza Margarida, e com effeito partirao de Turim, e se avistarao; e chegando esta noticia a Madrid ao tempo, que a Rainha havia dado à luz huma Infanta, se concluío o Tratado do Matrimonio entre a Infanta D. Maria Theresa, e ElRey Luiz XVI. Todas as noticias destes negociados achou o Conde de Soure em Avre de Grace, e que a tregoa estava em pratica, e já declarado o dia da jornada do Cardeal Mazarino para as conferencias com D. Luiz de Haro nos Pyreneos. Partio o Embaixador para Leao, onde recebeo hum aviso de Feliciano Xx ii Tom. VII. DouDourado, Ministro de Portugal, que residia em Pariz, que lhe dizia, se nao adiantasse sem elle chegar a buscallo, o que logo sez, e lhe disse, que participando ao Cardeal a sua chegada, lhe advertira, que convinha passasse elle incognito a Pariz para tratar os seus negocios; porque nao era conveniente receber huma Embaixada publica de Portugal no tempo, em que o Tratado da paz com Castella fazia preciso nao amparar os interesses de Portugal.

Neste perigoso estado, em que se achavao os negocios, partio o Embaixador de Leao para Pariz, e teve audiencia do Cardeal, a quem expoz brevemente o fim da sua Embaixada; mas que via naquella Corte tao varios accidentes, que lhe parecia necessario fallar primeiro nelles, que no soccorro dos Cabos, que hia buscar; que ouvia estar ajustada a paz de Castella com exclusao de Portugal, o que lhe parecia incrivel, sabendo o quanto Sua Eminencia attendia aos interesses da Monarchia Franceza, houvesse de facrificar Portugal aos interesses del Rey Catholico; e com hum discurso elegante, e nervoso discorreo mostrando, que nao devia desamparar França naquella conjunctura a Portugal: a que respondeo o Cardeal allegando os motivos, que o obrigavao àquelle Tratado, concluindo, que no Tratado da tregoa, que conseguira por tres mezes, tinha resoluto mandar hum Gentil-homem a Portugal com proposições, que avaliava praticaveis, e que quando fosse tempo lhe daria par-

te das instrucções, que levava. Desenganado o Embaixador de poder melhorar o empenho naquel-le Congresso, sus se mandavas a diligencias até saber das proposições, que se mandavas a Portugal, e dando conta à Rainha Regente de tudo o que passara com o Cardeal, tratou de buscar todos os meyos, que she pudessem ser uteis à sua negociação.

Neste tempo chegou à Corte de França o Visconde Marechal de Turene de novo vitorioso com a batalha de Dumquerque, em que totalmente havia derrotado o Exercito de Castella, mandado por D. Joao de Austria. O Marechal de Turene, que em todas as occasioens havia mostrado a estimação, que fazia do valor dos Portuguezes, costumava dizer, com o exemplo do Duque de Rohan, que era tao importante a França desunir Portugal de Hespanha, como Hespanha do Imperio. O Conde de Soure com a occasiao da sua chegada o visitou, e elle o recebeo com huma singular estimação, offerecendo-selhe para da sua parte lhe procurar todos os Officiaes, que elle reconhecesse de mayor merecimento, para mandar a Portugal, e o primeiro, que fez partir para este Revno, foy Jeronymo Giovet por Coronel de hum Regimento de Cavallaria, o qual servindo com distinçao em quanto durou a guerra, passou depois à Alemanha ao serviço do Principe de Brunswik Lunebourg, e occupou o posto de Mestre de Campo General.

O Ma-

O Marechal de Turene em huma pratica, que teve com o Cardeal sobre a paz de Hespanha, lhe disse, que elle nao podia considerar mayor erro, do que expor Portugal à invasao dos Castelhanos, que sempre seriao inimigos dos Francezes, e ainda mais, quanto mais poderosos sossem; e que com esta resolução perderiao a consiança dos seus alliados, acompanhando o seu discurso de razoens tao solidas, que o Cardeal se persuadio: porém a Rainha, que desejava ver no throno de França sua sobrinha, não deu attenção alguma ao que lhe representou o mesmo Cardeal.

Teve-se neste tempo noticia, de que D. Luiz de Haro havia partido de Madrid para Fuente Rabia, e logo dispoz o Cardeal a sua jornada, com a qual pertendia acabar as longas dissenções de França com Hespanha, e duas horas antes de partir deu audiencia ao Conde de Soure; e tornandolhe a representar a inclusaó de Portugal no Tratado da Paz, os Cabos, e foccorros, lhe pedio licença para o seguir tanto, que recebesse novas ordens de Portugal, que já lhe nao podiao tardar. O Cardeal lhe disse o quanto desejava assistir aos negocios do Reyno, tanto pelos interesses de França, como pelo respeito, com que elle venerava as virtudes da Rainha Mãy de Portugal; porém que elle se achava na presente conjunctura muito embaraçado para lhe nomear Cabos Francezes; porque seguindo-se a paz, seria o primeiro motivo de se ter por huma infracção

fracção do Tratado: porém que elle lhe nomeava dous fogeitos, com quem se poderia ajustar, que erao o Conde Federico Schomberg, Alemão de Nação, e o Conde de Inchiquin, Irlandez, pessoas, que haviao occupado os póstos de Mestres de Campo Generaes nos Exercitos de França, e adquirido grande opiniao de praticos, e valerosos Soldados, e que para o de mais ficava tempo. Approvou o Marechal de Turene as pessoas nomeadas para Mestres de Campo Generaes, e o primeiro, que partio, foy o Conde de Inchiquin, e embarcando na Arrochella, foy atacado de hum cossario Argelino na Costa de Portugal, e depois de hum vigoroso combate, o Conde com hum filho seu forao cativos a Argel, e a nossa Rainha o resgatou. E vindo ao Reyno, passou à Alentejo, mas apenas chegou a esta Provincia, teve aviso da restituição de Carlos II. ao throno de Inglaterra, o que lhe facilitou poder voltar à sua Patria, e entrar na posse dos seus Estados, que havia perdido por seguir o seu partido.

Neste tempo sez o Conde de Soure a sua entrada publica. Sahio de Pariz com toda a magnificencia devida ao seu caracter, e lhe deu ElRey audiencia em Fontainebleau, onde se achava a Corte, e no caminho o esperavas as carroças delRey, da Rainha, e Duque de Orleans, e entrando na delRey, na qual vinha o Marechal Duque de Aumont, o conduzio a hum quarto do Paço, que lhe esta-

estava preparado. No seguinte dia o veyo buscar o Conde de Soissons, filho do Principe Thomás de Saboya, e o levou à audiencia delRey, e da Rainha. E depois no mesmo dia o Marechal du Plessis, que havia sido Ayo do Duque de Orleans, o levou à casa deste Principe, de donde partio para Pariz. Aqui querendo dissipar os falsos motivos, que os Ministros da Corte de França haviao publicado, a fim de se escusarem dos interesses de Portugal, publicou o Conde hum Manifesto na lingua Franceza, que continha vinte e sete razoens, que elegantemente concluîao, que o mayor interesse de França, era nao ajustar a paz com Castella, sem a inclusao da de Portugal. Foy geralmente applaudido o Manifesto com tanta aceitação, que o Cardeal julgou ser preciso supprimir este papel, passando ordem para que se recolhesse, e para ser prezo o Impressor, e tambem aquelle, que o traduzira da lingua Portugueza na Franceza; mas elle se acolheo à casa do Conde de Soure, donde o livrou a immunidade do Embaixador. Ao mesmo tempo o Senhor de Briene, Secretario de Estado, buscando ao Conde Embaixador, lhe disse da parte do Cardeal, que a materia daquelle papel poderia alterar o socego publico da Corte; que lhe rogava se dignasse mandarlhe entregar todos os exemplares, porque as razoens, que continhao, só pertenciao a El-Rey seu amo, e aos seus Ministros, e nao à cenfura publica, concluindo, que se queixaria a Portugal.

tugal. O Conde de Soure lhe respondeo, que o seu intento fora sómente na publicação daquelle papel instruir aos Ministros delRey de França, e expor as justas razoens, em que se fundava a pertenção del Rey seu Senhor contra as injustas pertenções de Castella, totalmente ignoradas naquella Corte, e que nao podia entender, que pudesse alterar o repouso publico com a impressão de hum papel, que continha conveniencias reciprocas a ambas as Coroas; e que por não faltar à boa harmonia mandava entregar os exemplares, que tinha, os quaes forao oito, havendo-se espalhado mais de quinhentos. Ultimamente o Cardeal se deu por tao pouco satisfeito, que se queixou à Rainha do Conde de Soure, que ouvindo as suas razoens se deu por bem servida, e lhe agradeceo, e approvou tudo quanto tinha feito. Foras muy delicados os pontos desta missao, que omittimos, e o Conde de Soure os manejou com tanta destreza, que deixou da sua prudencia, e talento, famoso nome naquella Corte, como se vio quando sahindo occultamente de Portugal o Duque de Aveiro, passou a França para seguramente fazer o caminho de Castella, procurando com grande efficacia disfuadir ao Duque dos errados intentos, de que depois sem remedio se veyo arrepender, porque nao corresponderao as attenções da Corte de Madrid às idéas do Duque.

Finalmente junto aos Pyreneos, onde acabaó, e começaó a dividir França de Hespanha, se fabri-Tom.VII. Yy cou cou huma especie de Palacio de madeira na Ilha dos Fayzoens entre Fuente Rabia, ultima Praça de Guipuscua, e Andava ultimo lugar da Biscava: aqui se ajuntavao os dous Ministros a conserir, e depois nelle se virao os dous Monarcas de França, e Castella, e em fim se veyo a concluir o matrimonio da Infanta D. Maria Theresa com ElRev Luiz XIV. Chegando o Conde de Soure a S. Joao da Luz, o Cardeal o mandou cumprimentar por hum seu Gentil-homem, e o mesmo fizerao todos os Ministros Estrangeiros. Seguio-se logo ter o Conde de Soure huma conferencia com o Cardeal, e depois de discorridos diversos pontos com a destreza, e engenho, de que erao dotados aquelles dous Ministros, disse o Cardeal, que conveniencias se poderiao propor aos Castelhanos, para que elles admittissem a Portugal no Tratado da Paz. O Conde Embaixador, que era prompto, sem se alterar, respondeo: Tudo o que D. Luiz de Haro propuzer, e Vossa Eminencia approvar, salva a soberania, e independencia da Coroa, tenho poderes para o ajustar. O Cardeal disse, que elle empregaria todos os bons officios para este negocio, e depois de hum largo discurso concluso, que tinha nomeado ao Marquez de Choup para o enviar a Portugal com as condições, que mandava à Rainha Regente. Esta conferencia acabou de persuadir ao Embaixador, que o Cardeal nao estava de boa fé.

Chegou neste tempo a S. Joao da Luz Car-

los IV. Duque de Lorena, depois de huma larga prizao em Castella, noticia, que chegando a Pariz, fez, que o Duque de Guise, e o Conde de Harcourt o fossem logo buscar. Tanto, que o Duque de Lorena chegou, mandou o Embaixador pedir hora para o visitar, de que o Duque se desculpou com as dependencias dos Castelhanos; e para mostrar mais justa a sua escusa, mandou visitar ao Conde pelo Duque de Guise para lhe segurar o seu affecto, e de toda a sua Casa aos interesses de Portugal, de que era boa demonstração a proposta de mandar servir a este Reyno seu filho o Conde de Vaudemont com dous mil homens póstos em Portugal à sua custa; e que o Conde de Harcourt se offerecia para ir mandar as armas de Alentejo com o posto de Capitao General, levando dous Regimentos de Infantaria, de que seriao Mestres de Campo seus dous filhos, e para o effeito desta jornada lhe bastava sómente huma tacita permissao de França. O Conde Embaixador rendeo as devidas graças ao Duque de Guise das proposições, que lhe havia feito, e participando-as à Rainha, chegou a ajustar os Tratados, que depois se desvanecerao; porque os ajustes do Duque de Lorena se dilatarao tanto em França, que nao teve meyos de levantar os Regimentos, e o Cardeal negou ao Conde de Harcourt não só a tacita licença de passar a Portugal, mas lhe disse, que se persistisse naquella resolução, perderia o grande officio de Estribeiro môr Tom. VII. Yy ii

del Rey, cuja merce já tinha para seu filho o Conde de Armagnac, deixando-se assim conhecer quaes erao as apparentes demonstrações do Cardeal Mazarino: porque sendo os dous pontos mais apertados do Tratado da paz a exclusao de Portugal, e a restituição do Principe de Condé, ambos conseguirao os Castelhanos com a inclinação da Rainha May, ficando o Principe restituido à graça del Rey, e aos seus Estados: e sendo declarado em hum dos artigos da paz, que França, nem directa, nem indirectamente assistiria à defensa de Portugal, este artigo foy abominado de toda a França, como offensivo à gloria da Nação; porém o Cardeal passou pela murmuração geral, porque já era tido por parcial dos Ministros de Castella, e ainda mais abo. minado, porque de todo julgou Europa por infallivel a ruina de Portugal, que depois o tempo mostrou, que rompendo pelo mesmo, que parecia impossível, fez mayor a gloria da defensa coroando-a de triunfos.

Determinado o Cardeal a enviar a Portugal ao Marquez de Choup, mandou communicar as inftrucções ao Conde de Soure, o qual com genero fo desprezo, confessando, que as vira, disse ao Cardeal, que lhe rogava esculasse daquella viagem ao Marquez, porque lhe assegurava, que ElRey seu Senhor nao daria nunca ouvidos a semelhantes proposições, o que se verissicou em breve tempo; porque passando a Portugal o Marquez de Choup, depois

pois de ser tratado com toda a attenção por Ministro de tão grande Principe, lhe nomeou a Rainha Regente aos Condes de Odemira, e Cantanhede para conferentes, e assistia a esta conferencia o Secretario de Estado Pedro Vieira da Sylva. E depois de ouvidas as suas proposições, ordenou a Rainha ao Conde de Prado buscasse ao Marquez, e que entendesse delle se trazia poderes mais amplos, do que as materias, que havia proposto; e confessando ao Conde, que não trazia mais poderes, do que para aquella commissão, o despedio a Rainha com admiravel resolução, e o Marquez voltou pa-

ra França.

Desfeitas as conferencias, e ajustado o Tratado da paz entre os Reys Christianissimo, e Catholico, voltou este para Madrid, e o outro para Pariz. O Conde de Soure seguio a Corte, sem embargo de que pela Capitulação da paz ficava Portugal totalmente separado dos interesses de França: gaitou alguns mezes no ajuste dos Officiaes, que haviao de passar a Portugal com o Conde de Schomberg, escolhendo Artilheiros, e Mineiros, que entre todos faziao o numero de seiscentos, a pezar de todas as diligencias do Conde de Fuent-Saldanha, Embaixador de Castella; porém a assistencia do Marechal de Turene dissipava todas aquellas diligencias. Teve o Conde audiencia de despedida, que o Ministro Castelhano pertendeo nao sosse publica, mas tambem inutilmente; e nao somente a confe-

confeguio com todas as honras costumadas, mas fov recebido del Rey com grande agrado, e estimação, e na mesma fórma do Cardeal: e para mayores demonstrações da singular estimação, que faziao da fua pessoa, ElRey lhe mandou huma joya de sobido preço, e o Cardeal (contra o costume) hum presente de grande valor, sendo ainda mayor o conceito, em que tinha as suas virtudes. Pois chegando a Pariz o Cardeal de Rets, lhe perguntou o Cardeal Mazarino se tinha visto o Embaixador de Portugal, e dizendolhe, que nao, lhe replicou, que o visse, antes que partisse, para conhecer hum homem de tao grande merecimento, que era digno de ser conhecido de todos os que amao as virtudes. O Cardeal de Rets o tratou, e conheceo ser o Conde hum Varao cabal, e digno da mayor estimaçaő.

Clede, Hist. de Port. liv.3 1.pag. 245.tom.8.

Deixando o Conde de Soure a Corte, passou a Havre de Grace, onde se deteve algum tempo, esperando os tres navios, que havia fretado em Inglaterra o Conde de Schomberg para a sua passagem para Portugal, para donde fizera o viagem com os de mais Officiaes, Soldados, e Gentis-homens Francezes, que passava a servir neste Reyno, e embarcando a 29 de Outubro do anno de 1660, chegara a Lisboa a 11 de Novembro. A Rainha recebeo ao Conde de Soure inteiramente satisfeita da sua missa , e toda a Corte igualmente applaudia a prudencia, e sabedoria, com que elle se houvera

em França. Ao Conde de Schomberg tratou com iguaes honras, e aos de mais Francezes, de sorte, que todos ficarao satisfeitos do agrado, e modo da

Rainha Regente.

Havia cumprido ElRey dezaseis annos, e resolveo a Rainha ordenarlhe Casa, o que se executou com toda aquella pompa, com que a Magestade deve ser servida: assinou para a sua habitação hum quarto do Paço, que novamente se havia fabricado à borda do Tejo. Nomeoulhe para Gentis-homens da Camera ao Marquez de Gouvea, ao Conde de Prado, a Garcia de Mello, Monteiro môr do Reyno, a Luiz de Mello, Porteiro môr, e a Dom Joao de Almeida: servia o Marquez de Gouvea de Mordomo môr, Garcia de Mello de Camereiro môr, o Conde de Prado de Estribeiro môr, e passando este a governar as armas da Provincia de Entre Douro, e Minho, lhe succedeo o Visconde de Villa-Nova da Cerveira, e a D. Joao de Almeida, que servia de Reposteiro môr pelo Conde de Castello-Melhor. Depois se augmentou este numero com as pessoas dos Condes de Aveiras. Val de Reys, e Obidos, D. Thomás de Noronha, e Francisco de Sousa Coutinho, por cuja morte succedeo o Conde de Pombeiro, ficando o Conde de Odemira com a preeminencia de Ayo, e assim forao nomeados outros Officiaes, e criados inferiores para assistencia da Casa delRey. Entrou este a servirse de algumas pessoas, que com disserentes motiClede , Hift. de Portugal. tom. z. pag. 725.

motivos se serviao do seu favor, e lhe inspirarao maximas pouco decorosas à Magestade; entre os mais favorecidos era conhecidamente Antonio de Conti, que da humilde occupação, em que vivia. passou ao Paço a ser cortejado de todos os Grandes. Sentia a Rainha Regente as desordens, que crescerao depois da morte do Conde de Odemira feu Ayo, que havia sido a 15 de Março do anno de 1661, e vendo, que quasi erao irremediaveis, desejava dar conclusao ao casamento da Infanta D. Catharina com ElRey de Inglaterra, materia fobre que ultimamente tinha voltado àquelle Reyno o Embaixador Francisco de Mello, já Conde da Ponte, como já deixámos largamente referido, quando tratámos da Infanta, e tambem o dar Casa ao Infante D. Pedro com a authoridade, que convinha a hum Principe immediato successor do Rey. no, para que livre destes dous pontos, que a embaraçavao, entregar a ElRey o governo do Reyno, e passar a viver retirada em hum Convento, ainda que nao obrigada à Religiao: e desta virtuosa resolução deu conta por hum discreto papel escrito da sua letra, que entregou à conferencia de alguns Ministros, do qual já fizemos mençao; e fendo diversos os discursos, que sobre aquelle papel entao se fizerao, nao pode ter esfeito, por urgentes razoens, a deixação, que a Rainha pertendia fazer naquelle tempo.

Adiantarao-se as negociações de Inglaterra, e

se effeituou o Tratado do casamento del Rev Carlos com a Infanta Dona Catharina, e no anno de 1662 embarcou a Infanta já Rainha da Grãa Bretanha no porto de Lisboa em huma Armada, que ElRey seu esposo mandara para a conduzir, e no mesmo anno deu Casa ao Infante D. Pedro, que começou a servirse com os criados, que lhe nomearao, e entrou a 4 de Junho no quarto, que se lhe tinha preparado, e no mesmo ponto começou a Rainha a dispor a entrega do governo do Reyno a ElRey, mandando declarar pelo Secretario de Estado Pedro Vieira da Sylva aos Ministros, e Tribunaes, que no mez de Agosto, dia de S. Bernardo, determinava pôr o governo nas mãos del Rey, o que havia dilatado pelos continuos embaraços militares, e politicos, em que o Reyno se achava, e pela pouca applicação, que ElRey mostrava ao governo da Monarchia, em que guizera, que elle entrasse bem instruido: e que não permittindo Deos pelos seus peccados, que lograsse o sim dos seus bons intentos, os deixava nas mãos de Deos para que amparasse esta Monarchia, e com outras prudentissimas razoens mostrava o zelo, e amor, que a interessavao na conservação do Reyno. Erao varios os discursos sobre a resolução da Rainha, e respondendo os Ministros, que ella mandara consultar, disserao, que todos os Estados do Reyno se achavao tao cabalmente satisfeitos das sabias heroicas acções de Sua Magestade, assim na vigilancia Tom. VII. 7.7

da guerra, como nos negocios politicos, como erao as allianças de Inglaterra, e as assistencias de Franca, a paz de Hollanda, e outros muitos, de que fe seguirao as mayores felicidades aos interesses da Monarchia, que com tanta gloria sua havia conservado, triunsando dos seus inimigos. E que agora seria expolla a algum funesto incidente; porque ainda que ElRey se achava com idade para se lhe entregar o governo, a pouca applicação o fazia incapaz, porque entregue aos seus divertimentos, seria deixar a Monarchia às disposições dos seus favorecidos, que dominandolhe a vontade, seriao muy perniciosas as consequencias, que se seguiriao ao Reyno; e que ao menos ficassem dissipadas aquellas nuvens, que eclipsavao a Magestade, e entao poderia a Rainha seguir a sua determinação. Não se venceo de todo a Rainha, sem que o Conselho de Estado, a Nobreza, e os Tribunaes, dessem meyo à presente oppressao.

Dissipadas as revoluções de Inglaterra, e restituido ao throno da Grãa Bretanha seu legitimo Senhor ElRey Carlos II. depois de varios negociados se celebrou o contrato do casamento da Infanta D. Catharina, ainda na regencia da Rainha sua mãy, como deixámos escrito no Capitulo III. deste Livro. Determinou-se tambem o modo de se apartarem da pessoa delRey aquellas, que erao prejudiciaes com a sua assistencia, e se resolveo, que no tempo, em que ElRey estava no despacho com a Rai-

a Rainha, se prendessem, e se degradassem para fóra do Reyno. Este negocio se communicou ao Duque de Cadaval, aos Marquezes de Gouvea, e Marialya, aos Condes de Soure, e S. Lourenço, ao Bispo de Targa, a D. Rodrigo de Menezes, a Jorge de Mello, a Nicolao Monteiro, ao Padre Antonio Vieira, e ao Secretario de Estado Pedro Vieira da Sylva. Era Antonio de Conti a primeira pedra do escandalo: pelo que se determinou, que o prendessem dentro do Paço. A Rainha para facilitar aquella execução, entrou com ElRey para o despacho em hum Sabbado 20 de Junho de 1662, e o Duque de Cadaval com o Porteiro môr Luiz de Mello, e seu filho Manoel de Mello, levando comfigo a Duarte Vaz de Orta, Corregedor da Corte, para prender Antonio de Conti, e ao mesmo tempo estava ordenado, que prendessem a seu irmao Joao de Conti, e a outras pessoas da mesma facçao, e categoria: e supposto, que Autonio de Conti se fechou por dentro na casa, que tinha junto da camera del Rey, intentando poder avisallo, o nao conseguio, porque o Duque de Cadaval, vencendo alguns obstaculos, o obrigou a que se entregasse; porque do contrario se seguiria, que abrindolhe violentamente as portas, perderia fem duvida a vida, cujo ameaço o fez render com o recevo de perder a vida, na confiança da palavra, que o Duque lhe tinha dado de lha conservar: e fendo ao mesmo tempo prezos os outros, os em-Tom. VII. **7.**2 ii barbarcarao com Antonio de Conti em hum navio, que hia para o Brasil, no qual já estava embarcado seu irmao, e assim que os recebeo deu à véla,

e seguio a sua viagem.

Tanto, que a Rainha teve noticia de que estava executado, o que se tinha ordenado, mandou entrar na casa do despacho, em que estava com ElRey, aos Grandes, Fidalgos, Tribunaes, Senado da Camera, e Casa dos Vinte e Quatro, e na presença de todos leo o Secretario de Estado hum papel, que continha o motivo, porque a Rainha se encarregara da regencia do Reyno, que sora por satisfazer aos preceitos del Rey seu marido, e pelo amor, que tinha a ElRey seu filho, e nelle relatava tudo, o que tinha obrado até aquelle tempo: e que temendo, o que podia succeder em grande prejuizo da Monarchia, mandara chamar a todos os que estavao presentes, para que pedissem a El-Rey, que lembrando-se de si, e do Reyno, se empregasse com cuidado, e disvello nos negocios publicos, gastando o tempo em occupações dignas da sua Real pessoa, para poder governar por si mesmo, nao expondo a sua vida, como por tantas vezes havia feito, havendo introduzido no Paço, e junto à sua Real pessoa, algumas de inferior qualidade, e de taes costumes, conselhos, e artes, que por estabelecerem a sua fortuna, haviao semeado dissenções entre os Grandes, e seito outras perturbações prejudiciaes à Corte, que a todos erao notorias,

torias, as quaes tal vez se ElRey as soubera, as castigaria como mereciao. Acabada esta representacao, beijarao todos a mao a ElRey, e à Rainha, e se recolherao. ElRey nao havendo percebido nada, perguntou ao Monteiro môr, se aquelle aiuntamento forao Cortes. Respondeolhe, que as publicas queixas de todo o Reyno, assim de Antonio de Conti, como de outras pessoas semelhantes. que haviao posto em evidente perigo a vida de Sua Magestade, com diminuição da sua authoridade, obrigarao à Rainha a ordenar os separassem da companhia de Sua Magestade, o que se executara com o conselho dos Vassallos mais zelosos, de que lhe dera conta na presença dos Tribunaes naquelle papel, que lera o Secretario de Estado. ElRey entrando em colera, perguntou ao Monteiro môr, onde estava Antonio de Conti, que o queria ir buscar. Respondeolhe com palavras de respeito, moderando-o muito, que havia embarcado para a Bahia em hum navio, que já se fizera à véla pela barra fóra, e ElRey ficou por entao moderado.

Nao durou muito aquelle socego em ElRey, porque inspirado com novas idéas, que lhe haviao suggerido, se retirou para a Quinta de Alcantara com o Conde de Castello-Melhor, ordenando, que o seguissem o Conde de Atouguia, (descontente por se lhe haver tirado o governo das Armas de Alentejo) e Sebastiao Cesar de Menezes, que El-Rey Dom Joao IV. deixara prezo por culpas de

pouca

pouca fidelidade, e depois da sua morte sahira sobre o indulto de fieis carcereiros. Logo se deu a conhecer esta resolução del Rey, que era para tomar posse do governo do Reyno. Porém a Rainha, que nunca intentou encontrar esta determinação, ainda que sentia o modo dos authores daquella machina, a não quiz castigar, havendo quem lhe aconselhava, que antes de dimittir o governo o sizesse. Forao grandes as machinas, que logo daquelles tres Ministros se começarão a forjar; mas o generoso animo da Rainha revestida de huma singular prudencia, evitou toda a dissenção, que se podia seguir, mandando pelas dez horas da noite ao Bispo de Targa, Capellão môr, com huma Carta a ElRey, que dizia:

"Muito alto, e poderoso Principe, Eu a "Rainha envio muito a saudar a Vossa Magesta"de, como aquelle, que sobre todos meus filhos
"muito amo, e prézo. Agora soube, que havieis
"passado à Quinta de Alcantara, e que mandareis
"levar cama, chamar Fidalgos, e alguns Officiaes
"de vossa Casa, o que junto a me nao dares noti"cia desta jornada, parecem indicios de intentares
"separarvos da minha companhia, e supposto, que
"eu nao faltey até agora às obrigações de may,
"me chego a persuadir, que vos podereis arrojar a
"faltar à obediencia de filho, e neste sentido vos ro"go muito, que para fazer cessar o rumor deste
"povo, vos queiraes logo recolher ao Paço, certi"ficando-

"ficando-vos, que nenhuma das pessoas, que vos "assistem, vos tem tanto amor como eu, nem de-" tejao mais, que eu a vossa conservação, e aug-" mento, sem me obrigar a este affecto nenhum res-"peito particular, porque todos dedico ao mayor , interesse, e credito vosso; e se esta vossa acção se " encaminha a querer entrar a governar estes Rey-"nos, fabe Deos, que o desejo muito mais, que " vós, e que só a este sim se encaminharao algumas " resoluções, de que vos sem causa justa tomarieis " sentimento. Comigo deveis tratar esta materia, " porque assim podereis conseguir o vosso intento " sem estrondos, nem inquietações, e com a sua-, vidade, e obediencia, que deveis a Deos, e a , vossos pays. Vossos são estes Reynos, e eu os "governo em vosso nome, e se forao meus, só pa-, ra vós os quizera. Vinde, como vos peço, e , aqui juntaremos o Reyno, como for possível, e ,, elle, que me entregou este governo, vo lo entre-"gará, antes que qualquer desuniao, que entre nós " haja, o entregue a nossos inimigos, que se achao " com tres Exercitos poderosos, e com este, se ago-,, ra se levantar, mais poderoso, que todos, a quem " sem duvida se seguirá a total ruina. Querey pe-"lo amor de Deos, pelo amor de vossos Vassallos, "e pelo que vos mereço, considerar esta materia ,, com madura reflexao, pois he tao importante, e ,, tanto para encommendar a Deos, que guarde a "Vossa Magestade, muito alto, e poderoso Prin-"cipe,

"cipe, meu sobre todos amado, e prezado filho, "e o encaminhe como muito muito desejo, e lhe "peço. Escrita em Lisboa a vinte e hum de Ju-"nho de mil e seiscentos sessenta e dous. Vossa "boa mãy.

#### RAINHA.

A esta Carta respondeo ElRey com outra de sua propria mao, de que vi a Original, e a mandou pelo Conde dos Arcos à Rainha, e era a seguinte:

"Muito alta, e muito poderosa Princeza Rai-"nha de Portugal, e dos Algarves, daquem, e além "mar em Africa, Senhora de Guiné, da Conquis-"ta, Commercio da Ethiopia, Arabia, Persia, e "da India, minha sobre todas muito amada, e pre-"zada mãy, e Senhora, Eu ElRey envio muito a "saudar a Vossa Magestade.

"Tendo respeito ao estado, em que este Rey"no se acha pelos Exercitos do inimigo, e deter"minar acodir a elles, como obediente silho de
"Vossa Magestade, compadecido do continuo tra"balho, que Vossa Magestade depois da morte del"Rey meu Senhor pay governa estes Reynos a"via, cuja conservação se deve ao desvello, e pru"dencia de Vossa Magestade, me resolvi a aliviar
"a Vossa Magestade, pois segundo as Leys do
"Reyno excedo muito nos annos destinados à Tu"toria, esperando com o savor Divino, e approva"ção de Vossa Magestade, assistencia, e conformi"dade

"dade com o Serenissimo Infante D. Pedro meu "irmao, satisfazer a meus Vassallos, e triunsar dos "inimigos da Coroa destes Reynos de Portugal. "Muito alta, e muito poderosa Princeza Rainha "de Portugal, e dos Algarves, daquem, e de além, "mar em Africa, Senhora de Guiné, da Conquista, Commercio da Ethiopia, Arabia, Persia, da "India, minha sobre todas muito amada, e preza, da mãy, e Senhora. Nosso Senhor aja a Vossa, Magestade em sua guarda, escrita em Alcantara, aos 21 de Junho de 1662.

"Beija a Real mao de Vossa Magestade

"Seu muito obediente filho.

#### REY.

A esta Carta se seguira outras, em que a Rainha com justificadas, e prudentissimas razoens lhe dizia voltasse para o Paço, para da sua mao receber nos Sellos do Reyno o governo. A este sim mandou ao Infante D. Pedro a Alcantara para que o persuadisse, e lhe dissesse, que voltasse ao Paço, e nelle se lhe entregaria logo o governo, ao que ElRey deu tao pouca attenção, que o Infante voltou para a Corte-Real. Estando ElRey em Alcantara creou seis Conselheiros de Estado, que sorão o Marquez de Cascaes, o Conde de Atouguia, o Conde dos Arcos, o Visconde de Villa-Nova da Tom. VII.

Cerveira, o Conde de Obidos, e Antonio de Mendoça. Com esta impensada novidade houve muitas conferencias sobre o modo, com que ElRey pertendia tomar posse do governo, sem a formalidade costumada, e depois de se vencerem as duvidas com o Secretario de Estado Pedro Vieira da Sylva, que acordou o modo, segurando, que a Rainha nao tinha duvida alguma em dimittir o governo, e fó procurava, que em huma acçao tao féria fe nao confundisse a authoridade, e para livrar a ElRey de toda a duvida, lhe mandou ella huma Carta, que levou o Conde de Pombeiro, em que dizia: Muito alto, e poderoso Principe, &c. à manhaa às dez horas do dia terao recado os Tribunaes para em sua presença vos entregar os Sellos, e com elles o governo defes vossos Reynos na forma, que se costuma; e porque nesta materia nao haverá duvida alguma, vos rogo muito vos queiraes recolher à vossa Casa. Muito alto, e poderoso Principe, v'c. Em virtude desta Carta voltou ElRey ao Paço acompanhado do Infante D. Pedro, e entrando na casa, em que a Rainha o esperava, revestida de Magestade, que com tao agradavel severidade, e constancia mostrava quaes erao as heroicas virtudes, que tao perfeitamente sabia praticar, se sentou ElRey à mas direita, e o Infante à esquerda, e entrarao tambem os Grandes, Tribunaes, Fidalgos, e algumas pessoas do povo. Depois do Reposteiro môr pôr diante del Rey huma cadeira raza de veludo carmefim com almofada do

Ericeira , Portug. Ref-

do mesmo, e o Secretario de Estado sobre ella huma bolsa, em que estavas os Sellos Reaes, a Rainha tomando-os na mesma bolsa, os entregou, dizendo estas formaes palavras: Estes são os Sellos, com que os Reynos de Vossa Magestade me entregaras o governo em virtude do Testamento del Rey meu Senhor, que Deos tem: entrego-os a Vossa Magestade, e o governo, que com elles recebi, prazu a Deos, que debaixo do amparo de Vossa Magestade tenhão as felicidades, que eu desejo. El Rey os recebeo sem dizer palavra, e beijandolhe a mão todos os que se acharão presentes, se acabou esta ceremonia em o dia 23 de Junho do referido anno de 1662.

Seguio-se logo ordenarse, que os Gentis-homens da Camera delRey nao tivessem exercicio. deixandolhe sómente as entradas livres nas horas des-Ordenou-se a Francisco de Sá de Meoccupadas. nezes, Marquez de Fontes, servisse o seu officio de Camereiro môr, e ao mesmo tempo nomeou El-Rey a Henrique Henriques de Miranda Tenente General da Artilharia do Reyno, e Provedor dos Armazens, satisfazendo-se a propriedade deste officio a Luiz Cesar de Menezes, que o exercitava, e havia sido de seus avós, com o lugar de Alferes môr. Seguirao-se outras merces a varias pessoas dependentes dos tres Ministros, sendo escolhido Henrique Henriques para affistir a ElRey nos exercicios domesticos.

Tom. VII.

Aaa ii

Desta

Desta sorte dispuzerao o serviço delRev, e querendo-se elles desembaraçar de pessoas, que pela sua authoridade lhe poderiao servir de obstaculo. com o pretexto de haverem aconselhado à Rainha no papel, que se deu a ElRey, e prizao de Antonio de Conti, (que foy depois restituido ao Paço, e seu irmao Joao de Conti, e outros homens, a quem a fortuna sem algum merecimento havia levado à graça del Rey) forao desterrados para os lugares mais remotos do Reyno o Duque de Cadaval, o Conde de Soure, Manoel de Mello, o Monteiro môr, o Conde de Pombeiro, o Secretario de Estado Pedro Vieira da Sylva, o Padre Antonio Vieira, e Luiz de Mello teve ordem para nao entrar no Paço, havendo-selhe primeiro feito merce do officio de Porteiro môr para seu filho Christovao de Mello, que entao governava Mazagao, e o de Capitao da Guarda para Manoel de Mello seu filho segundo, sendolhe negociado este despacho pelo Conde de Atouguia. O Marquez de Gouvea Mordomo môr, vendo-se destituido dos amigos, e defraudado nas preeminencias do seu officio, pedio licença para se retirar da Corte, que se lhe negou, e instando, se lhe concedeo com a clausula de nao poder voltar a ella sem ordem del Rey. Para o lugar de Secretario de Estado escolheo o Conde de Castello-Melhor a Antonio de Sousa de Macedo, em quem concorriao partes dignas da occupaçao; e porque se havia retirado o Prior de Cedo-Feita

Feita para a sua Igreja, soy nomeado para Consessor del Rey, e eleito Bispo de Angra Fr. Pedro de Sousa, Religioso de S. Bento, tio do Conde de Castello-Melhor.

Estava o governo entregue à pessoa do Conde de Castello-Melhor, Ministro cheyo de zelo, vigilancia, e com admiravel capacidade, a qual mostrou em tantas occasioens, que o constituirao Atlante da Monarchia, porque nelle descançavao os negocios politicos, e militares do Reyno: para o que ElRey o mandou passar com a sua familia para hum quarto do Paço, que havia occupado o Principe D. Theodosio, sem mudança alguma nas portas das serventias interiores, mandandolhe passar Carta de Escrivao da Puridade seita a 12 de Ju- Prova num. 46. lho do anno de 1662, e com poder absoluto de governar o Reyno, e grandes preeminencias, e que em todos os Tribunaes levaria as propinas dos Presidentes, como se vê no Regimento, que lhe soy Proya num. 47. dado a 12 de Março do anno de 1663.

Celebrada a paz entre ElRey Filippe IV. e ElRey Luiz XIV. vendo-se os Castelhanos desembaraçados de tao poderoso inimigo, começarao a seguir com todo o calor a guerra contra Portugal, e emprenderao por nella todo o cuidado, e essor-ço, e com esta resolução entrou pela Provincia de Alentejo D. João de Austria, silho não legitimo delRey D. Filippe IV. com hum Exercito tão poderoso, como pedia o empenho de pessoa tão granderoso, como pedia o empenho de pessoa tão granderoso.

de,

de, que o mandava com o posto de Capitao General, e tinha já ganhado Arronches em 1662, e Juremenha depois de huma vigorosa defensa, e honrosa capitulação, que sez Manoel Lobato Pinto, que a governava, e pondo sitio no anno de 1663 à Cidade de Evora, cabeça daquella Provincia, a rendeo; porém nao conservarao muito temto aquella Cidade, porque depois de huma gloriosa vitoria a recuperou o Conde de Villa-Flor, que governava as Armas, auxiliado do valor, e sciencia do Conde de Schomberg, Mestre de Campo General dos Exercitos Portuguezes, que havia passado a este Reyno com o Conde de Soure, e as Tropas Francezas, que vierao a foldo del Rev de Portugal, como já deixámos referido, o qual depois o creou Conde de Mertola, e lhe fez outras merces, de que os seus relevantes serviços o tinhao feito acredor. Feita depois a paz com Castella, passou a França, e soy Marechal daquella Coroa, a quem servio, até que por nao abraçar a Religiao Catholica Romana, quando Luiz o Grande de França revogou o Edicto de Nantes no anno de 1685, mandando despejar os Hugonotes de seus Reynos, voltou a Portugal, de donde passou ao serviço do Eleitor de Brandebourg, e delle ao serviço del Rey Guilherme III. da Grãa Bretanha, e acabou heroicamente, sendo morto no anno de 1690 na batalha de Boyne.

Buscou o nosso Exercito o de Dom Joao de Austria,

Austria, e atacada, e desfeita huma parte delle, se puzerao os de mais em desordenada fogida. João de Austria sez tudo o que manda a arte pelos ordenar, e meter outra vez no conflicto, mas inutilmente; porque abandonando a artilharia, e bagagem, vencerao os nossos huma completa batalha, porque foy grande a mortandade, e mayor o nume. ro dos prisioneiros. Ficarao dos inimigos na Campanha mais de quatro mil mortos de todas as Nacões, de que se compunha o seu Exercito, e os prisioneiros passarao de seis mil, em que entrarao dous mil e quinhentos feridos. Dos prisioneiros foras os Officiaes de mayor supposição, cinco Mestres de Campo Castelhanos, dous Coroneis Alemaens, quatro Commissarios Geraes de Cavallaria, hum Tenente de Mestre de Campo General, onze Capitaens de Cavallos, sessenta e cinco de Infantaria, vinte e dous Reformados, trinta Alferes, grande numero de Officiaes menores, e de pessoas de qualidade o Marquez de Liche, o Mestre de Campo D. Anelo de Gusmao filho do Duque de Medina de las Torres, o Conde de Escalante D. Joao Henriquez, e-das Tropas Estrangeiras o Conde de Fiesco, o Conde de But, o Conde de Locesquin, e outras pessoas de qualidade. Tomou-se o trem da artilharia, que constava de dezoito pessas, hum morteiro, grande quantidade de armas, mil e quatrocentos cavallos, mais de dous mil carros carregados de fato precioso, em que entrava quantidade

de prata, ouro, e joyas, dezoito carroças, tres dellas de D. Joao de Austria, a sua Secretaria com todos os seus papeis, que continhao segredos importantissimos, os livros das contas das Védorias do Exercito, e artilharia, doze bandeiras de Infanta. ria, muitos estandartes da Cavallaria: entre tantos despojos soy o de mayor estimação o estandarte de D. Joao de Austria com as Armas Reaes de Castella de huma parte perfeitamente bordadas, e da outra huma empreza, que continha o Sol em campo Celeste, dando resplandor à Lua entre Estrellas.

com esta letra: Si nò es Sol, será Deidad.

Esta vitoria tao gloriosa conseguida no dia 8 de Junho de 1663 custou entre outros Cabos de distinção a vida de Manoel Freire de Andrade, General da Cavallaria da Beira, que nella morreo: e fe nao logrou com os vencedores os applausos dos triunfos daquelle dia, em que o seu valor teve tao grande parte, que fez precisa a batalha, atacando primeiro com grande vigor aos inimigos; nao deixará de lograr eternamente gloriosa memoria, que elle soube adquirir em repetidas occasioens pelo valor do seu braço. Esta alegre nova mandou logo o Conde de Villa-Flor a ElRey por Jeronymo de Mendoga, que às onze horas da noite entrou no Paço, de donde ElRey logo baixou à Capella a dar graças a Deos por huma tao infigne vitoria, que as suas Armas alcançarao, e com piedosa attenção mandou fazer suffragios, e celebrar muitas Mis-

sas pelos Officiaes, e Soldados, que morrerao na batalha. Depois desta vitoria determinara os Generaes recuperar a Cidade de Evora, para onde marchou todo o nosso Exercito, em que tambem se achou mandando outro Exercito, que sahio de Lisboa, o Marquez de Marialva, e reconhecendo a guarnição da Cidade, que não podia esperar soccorro, se rendeo (capitulando dentro no prazo, que lhe foy dado) a 24 de Junho do referido anno. e o Conde de Villa-Flor, depois de rendida a Cidade, passou a Lisboa. Esta soy a celebre batalha chamada do Amexial, e do Canal, pelo sitio, em que se deu junto a Estremoz, e libertou a Provincia de Alentejo, de que huma grande parte tinha D. Joao de Austria posto em contribuição; e pela perda de Evora houve em Lisboa hum motim, em que o povo saqueou injustamente as casas de alguns Fidalgos illustres, e outras, sendo huma dellas a do Marquez de Marialva, que constante desprezou esta ingratidao, e concorreo para a liberdade da Patria, tendo sido hum dos motivos principaes desta vitoria o estrago, que os Castelhanos padecerao na passagem do rio Vegeve, em que D. Luiz de Menezes, General da Artilharia, a fez plantar com rara actividade nos lugares mais imminentes da Serra visinha, e Diniz de Mello de Castro com a Cavallaria obrou como sempre; sendo estes dous Generaes a causa principal de darse, e vencerse a batalha, em que se distinguio o Conde de Schomberg, e ou-Tom. VII. Bbb

tros Generaes, e Officiaes, que se nao individuao pelas muitas Relações impressas, que entao se im-

primirao desta Campanha.

Entrou o anno de 1664, e foy entregue o governo das Armas da Provincia de Alentejo ao Marquez de Marialva com Patente de Capitao General, e por alguns motivos, que tinhao queixoso ao Conde de Schomberg, o accommodarao com o titulo de Governador das Armas Portuguezas, e Es-Sahio à Campanha o Marquez com trangeiras. hum Exercito luzido, e formado diante de Badajoz, aonde Dom Joao de Austria assistia, resolveo com os Cabos do Exercito sitiar Valença de Alcantara, que rendeo em huma terça feira, dia de S. Joao Bautista, em que se contava hum anno, que os mesmos Soldados entrarao vitoriosos em Evora, e agora o faziao naquella Praça, que se rendeo com as condições, se dentro em quatro dias não fosse soccorrida com derrota do nosso Exercito, às sete horas da manhãa se entregariao as portas, e Castello da Praça, onde só aceitariao a guarnição Portugueza, concedendo ao Governador sahir com huma pessa de artilharia do calibre, que escolhesse, e que os Religiosos, e Religiosas ficaria a seu arbitrio, sahirem, ou ficarem nos seus Conventos, e que aos Soldados, e Paizanos se fariao as commodidades costumadas. Seguio-se logo, que os moradores do Lugar de S. Vicente, os de Santiago, Caruajo, e outros, dessem obediencia ao Marquez, que

que em nome delRey de Portugal os reconheceo por seus Vassallos, de que sizerao hum termo publico.

Em todo o Reyno era igual a fortuna del-Rey Dom Affonso, porque havendo o Duque de Osfuna sitiado Castello-Rodrigo na Provincia da Beira a 7 do mez de Julho do mesmo anno, Pedro Jaques de Magalhaens, Governador das Armas daquella Provincia, o obrigou a levantar o sitio, derrotandolhe o Exercito em huma batalha, em que lhe ganhou a artilharia, e bagagem do Exercito do Duque de Ossuna. Hum Author Estrangeiro pa Manzin. Abrege de l' Histoire de Portugal. deceo equivocação neste, e em outros grandes suc- Cap.LXXIII.pag.410, cessos das nossas armas; porque esta batalha de Pe- e411, Imp.em 1699. dro Jaques a attribue ao Conde de Villa-Flor, como tambem a de Montes Claros, que foy ganhada pelo Marquez de Marialva, como logo se verá. Na Provincia de Alentejo intentou Alexandre Farnezio, Principe de Parma, General da Cavallaria Estrangeira, que servia à Coroa de Castella, ganhar por entrepreza a Valença; porém sendo sentido da Praça, forao tantas as balas, que se retirou com muito grande perda. Este foy o principio do anno de 1665, em que as nossas armas chegarao ao ponto da mayor gloria dos Portuguezes. Eraő grandes as prevenções de Castella, e estas noticias obrigarao ao Conde de Castello-Melhor, primeiro Ministro, e Valído del Rey D. Affonso, de quem dependiao os negocios mayores da Monarchia, pro-Tom. VII. Bbb ii curar

curar com incessante cuidado desarmar as idéas dos Castelhanos, e com fortuna, e diligencia, o conscquio com felicidade. Nomeou EIRey de Castella D. Filippe IV. ao Marquez de Carracena por General do Exercito da Estremadura, pelo que se retirou D. Joao de Austria para Consuegra pouco fatisfeito: e havendo o Marquez de emendar os erros da Campanha passada, entrou com hum grande Exercito pela Provincia de Alentejo com tanta soberba, como quem se fiava no poder das suas armas. Poz sitio ao Castello de Villa-Vigosa, que o defendeo valerofamente Christovao de Brito Pereira: e sabendo, que o Marquez de Marialva sahia de Estremoz com Exercito a soccorrella, deixando guarnecidas as linhas, intentou desbaratallo na marcha, e encontrando-se no campo de Montes Claros, se deu huma das mais disputadas batalhas, que até àquelles tempos se vio, o que acreditarao o valor, e sciencia dos nossos Generaes diante de tantas Nações da Europa, que se acharao militando de huma, e outra parte, e foy esta a ultima batalha das seis, que os Portuguezes ganharao aos Castelhanos depois da feliz acclamação do Senhor Rey D. Joao IV. e a vigesima depois da fundação do Reyno, conseguida no dia 14 de Junho do referido anno.

Foy grande a perda do Exercito de Castella, porque na Campanha ficarao mais de quatro mil mortos, e de seis mil prisioneiros. Tomarao-se tres mil

mil e quinhentos cavallos, que se dividirao pelas Companhias, e pelo Reyno. As pessoas de mayor distinção, que ficarao prisioneiras, forao: o General da Cavallaria D. Diogo Correa, D. Gaspar de Haro, filho do Conde de Castrilho, genro do Marquez de Carracena, e Capitao das suas Guardas, que morreo em Eltremoz das feridas, que recebeo na batalha, padecendo a mesma desgraça os Generaes de batalha Dom Manoel Carrafa, e Nicolao de Langres, que tambem ficarao prisioneiros, D. Francisco de Alarcao, filho de D. Joao Soares de Alarcao, os Tenentes Generaes da Cavallaria Dom Belchior Portocarrero, e D. Joseph de Reategui, os Commissarios Geraes da Cavallaria D. Joseph Roguera, e D. Garcia Sarmiento, o Principe de Chalê, Coronel de hum Regimento de Cavallaria Franceza, D. Francisco Flanquet, Coronel de Infantaria, o Tenente Coronel Fiderico Henrique de Ganceut, os Sargentos môres Claudio Cubim e Tiburt, D. Antonio Gindaste, Mestre de Campo Reformado, D. Gonçalo da Guerra, Governador das Guardas do Marquez de Carracena, o Conde de S. Martim, o Barao de Estubeque, quatro Capitaes de Cavallos, trinta de Infantaria vivos, vinte e sete Reformados, dezanove Tenentes, eseis Ajudantes de Cavallaria, cinco de Infantaria, sessenta e dous Alferes vivos, dezasete Reformados, quatorze Forrieis, session de la festion de la fe raes do Exercito, e do Hospital, quatorze pessas

de

de artilharia, dous morteiros, com grande quantidade de ballas, todas as armas da Infantaria, porque toda, a que se achou na batalha, ficou em Portugal, oitenta e seis bandeiras de Infantaria, dezoito estandartes da Cavallaria, os timballes do Marquez de Carracena, e do Principe de Parma, todos os sornos, e instrumentos de expugnação, que trazia o Exercito.

Com a noticia da vitoria mandou o Marquez de Marialya à Corte a Simao de Vasconcellos, que chegou no outro dia, e foy grande a alegria, e geral o contentamento do povo. El Rey acompanhado do Infante, e da Corte, baixou à Capella a render as graças ao Deos das vitorias por huma tao manifesta felicidade: houve Sermao, que disse com a sua costumada discrição Fr. Domingos de Santo Thomás, hum dos infignes Oradores, e Letrados daquelle tempo. Depois houve Procissão, em que El Rey sahio da Capella acompanhando ao Santissimo Sacramento, que levava o Bispo de Targa, que fervia de Capellao môr, eleito Bispo de Lamego, e forao à Sé, de donde voltou ao Paço acompanhado da Nobreza, e seguido de innumeravel povo, que em alegres expressoens congratulavas a ElRey da felicidade da vitoria, com que as suas Armas de novo triunfarao de seus inimigos. No mesmo dia despachou o Conde de Castello-Melhor pela posta hum Correyo com Carta del Rey para o Marquez de Marialva, em que ElRey lhe engrandecia o valor, e dif-

e disposição, com que havia ordenado a batalha, e outras na mesma fórma para os Generaes, e Cabos mayores, com ordem, que deixava no seu arbitrio os progressos da Campanha, e a utilidade das suas Armas.

Não foy menos glorioso nas mais Provincias o anno de 1666 às nossas Armas; porque na Provincia do Minho, de que era Governador das Armas D. Francisco de Sousa, III. Conde de Prado, depois I. Marquez das Minas, entrou por Galliza quasi sem opposição, e sitiou a Villa da Guarda, que deixando rendida, a guarneceo depois de huma vigorosa defensa, tendo ganhado outras Praças. Intentou recuperar esta Praça o Condestavel de Castella, que governava as Armas no Reyno de Galliza; porém o Conde de Prado se lhe oppoz com vigilancia, e fortuna. Na Provincia de Traz os Montes conseguio o Conde de S. Joao Luiz Alvares de Tavora, depois Marquez de Tavora, os frutos merecidos do seu valor. Na Beira Pedro Jaques de Magalhaens com dura guerra opprimia aos inimigos, saqueandolhe os Lugares, e destruindolhe muitos, tomou Redondo, e Umbrales, em que estava D. Joao Sallamanques, General da Artilharia, que capitulando livre a sua pessoa, e de alguns Officiaes, e cento e sessenta Cavallos, tudo o mais entregou à merce. Em todas as Provincias os Generaes, Cabos, e Officiaes procediao de sorte, que a sua memoria será sempre gloriosa nas nossas histo-

historias. Desta torrente de prosperidades, com que os nossos triunfaras em memoraveis recontros, e sinaladas acções, mereceo ElRey D. Assonso o titulo de Vitorioso, sem que lhe pudesse diminuir tanta gloria a perda, que na India recebeo aquelle Estado dos Hollandezes. E sem duvida, que se o governo politico da Corte correspondera às felicidades da Campanha, seria incomparavel a grandeza deste Principe. Porém nos primeiros annos da sua idade hum accidente de ar, que se seguio a huma febre maligna, que lhe tomou ametade do corpo, o deixou leso, e menos livres, e quasi confusa as deliberações do entendimento, de que se seguiraõ varias desordens, que a Rainha Regente intentou evitar: porém ElRey, que era colerico sem causa, e demasiadamente com ella, se sentio de maneira, que faltou àquella attenção devida à Rainha fua mãy chea de virtudes, que lhe tinha conservado a Coroa combatida de tao poderosos inimigos, pelo que dimittio a Rainha de si o governo, como fica escrito. Desembaraçado do respeito da Rainha May, correrao sem limite as desordens de alguns daquelles, que com o favor delRey, e com a sua protecção se atreviao a commetter crimes gravissimos, sem que a prudencia do Valído pudesse modificar hum genio absoluto, e sem reflexao, como era o del Rey, em quem as operações do entendimento mostrarao a lesao, que padecia nos negocios mais arduos, e ainda de mayor empenho, como depois

depois se vio quando a Rainha D. Maria Francisca Isabel de Saboya se retirou para a Esperança, em que entrando primeiro em colera, com leve motivo se esqueceo daquelle successo, entregando-se aos divertimentos, em que inutilmente gastava o

tempo.

Tom. VII.

Era o-negocio de mayor importancia o cafamento del Rey: e sendo diversas as Princezas, que entao se apontarao para esposas, foy escolhida a Princeza Maria Francisca Isabel de Saboya, a quem chamavao Madamoisele de Aumale, em quem concorriao sobre fermosura singulares virtudes, que a saziao merecedora da Coroa. Ajustados os Tratados do Matrimonio entre Francisco de Mello, Conde da Ponte, Marquez de Sande, Embaixador del Rey, como seu Procurador, e o Duque de Estrees Par, e primeiro Marechal de França, e Cesar de Estrees, Bispo Duque de Laon, Par de França, como Procuradores da Princeza, e o Duque de Vandôme, e Madama de Vandôme, tio, avô, e Tutores da Serenissima Princeza; dotou-se a Princeza com seiscentos mil escudos da moeda de França, que faziao a quantia de hum milhao, e oitocentas mil livras Tornezas, a saber: quatrocentos mil escudos. que seriao levados em dinheiro a Lisboa, cem mil livras, que já tinhao sido entregues em a dita Cidade por Monsieur Gravier à ordem do Conde de Castello-Melhor; e dos cem, que faltavao para a Prova num. 48. dita somma, se poriao noventa mil livras em as

Ccc

mãos

mãos da Princeza para os gastos da viagem, e para outras cousas, que lhe fossem convenientes ao tempo da partida, e que assim seria o dote sem diminuição da dita somma. ElRey se obrigou a darlhe o mesmo, que tiverao as mais Rainhas deste Reyno; e que em quanto nao succedesse no Dominio da Cidade de Faro, e nas Villas de Alenquer, Cintra, e outras Villas, Castellos, Governos, Jurisdicções, Abbadias, e outros Beneficios annexos aos Estados das Rainhas, que gozava a Rainha sua mãy, lhe daria certas rendas para os seus gastos, e outras condições, que se podem ver neste Tratado, assinado em Pariz a 24 de Fevereiro de 1666 pelo Marquez de Sande, o Duque de Estrees, e Cesar de Estrees, Bispo, e Duque de Laon, Par de França. Em virtude do que se tinha ajustado, dispoz o Marquez de Sande com grande diligencia a sua volta para o Reyno.

Partio a Princeza para Arrochella acompanhada de sua avó a Duqueza de Vandôme, viuva de poucos mezes, e de seu silho o Duque de Vandôme. Esperava-a sóra de Pariz o Marquez de Sande com luzido acompanhamento, e o Duque de Estrees, Marechal de França, e seus silhos o Marquez de Coewres, e o Bispo Duque de Laon, Par de França, e Monsieur de la Nauve, Conselheiro del-Rey no Parlamento de Pariz, Curador da Rainha, e Superintendente da sua Casa, e outras muitas pessoas principaes. Chegou em vinte e dous dias a Aspochella,

rochella, (distante cento e vinte legoas de Pariz) aonde a esperava fóra da Cidade o seu Governador o Duque de Novaylhes, Par de França, com toda a Cavallaria, e Infantaria da fua guarnicao, e com todas as ceremonias militares, e politicas, que se costumavao fazer nas entradas dos Reys de França, o que se havia praticado com a mesma solemnidade em todas as Villas, e Cidades por ordem delRey Christianissimo. Estava prevenido hum fumptuoso Palacio para assistencia da Rainha, e depois de haver descançado da jornada, deu audiencia publica ao Marquez de Sande em hum Domingo de tarde, que se contavao 27 de Junho. Chegou o Embaixador à presença da Rainha, que estava com a Duqueza de Vandôme, assistida das principaes Senhoras de Arrochella, e lhe entregou a Carta de Crença, que levava del Rey. E baixando à Capella, onde estava o Duque de Laon, o Bispo de Xaintes, o Bispo de Lucon, o Vigario Geral da Cidade, o Parocho da Freguesia, o Duque de Vandôme, o Duque de Novaylhes, e outras muitas pessoas, e Damas, que concorrerao das Cidades visinhas, se leu a Procuração del Rey, que o Marquez de Sande apresentou, e o Duque de Vandôme a da Rainha, e em virtude dellas o Bispo Duque de Laon celebrou o casamento na fórma, que ordena a Igreja Romana.

Tanto, que se acabou esta funçao, forao todos, os que nella se acharao, aonde a Rainha os Tom.VII. Ccc ii espe-

esperava, que era em huma grande salla, sentada debaixo de hum docel de brocado sobre hum throno de quatro degraos, e no segundo estava sentado o Duque de Vandôme em hum tamborete, lugar, que lhe competia diante da Rainha de Franca. O Marquez Embaixador, depois das costumadas ceremonias, chegou aos pés da Rainha, a quem cumprimentou com hum largo, e bem composto discurso, e lhe entregou huma Carta del Rey, mandada para aquella occasiao, e beijandolhe a mao, e toda a sua comitiva, o fizerao muitos Gentis-homens Francezes. E tomando o Marquez de Sande o lugar, que lhe tocava, entrou o Duque de Novaylhes revestido do caracter de Embaixador delRey Christianissimo a dar o parabem à Rainha. Seguio-se hum Gentil-homem del Rey de Inglaterra com huma Carta de seu amo, e depois o Enviado de Saboya, e ultimamente o Magistrado da Cidade da Arrochella; e acabado este acto, se recolheo a Rainha, declarando, que havia de embarcar na quarta feira seguinte, que se contavao 30 de Junho. No dia determinado sahio do Paço em huma cadeira de téla verde debaixo de hum Pallio, do qual levavao as varas os Magistrados da Cidade, e em outra cadeira se seguia a Duqueza de Vandôme, servindolhe de guarda toda a Infantaria, e Cavallaria da Cidade, e rodeando a cadeira da Rainha toda a Corte a pé, e chegando ao bargantim, se despedio da Duqueza sua avó. O Duque

que de Novaylhes acompanhou a Rainha até a bordo da Capitania, e toda a Armada folemnisou a sua chegada com repetidas falvas, entrando em huma excellente camera ricamente aderecada. Para que a viagem fosse sem susto a respeito da guerra de Franca com Inglaterra, lhe deu ElRey da Grãa Bretanha hum salvo conducto. Por causa do tempo nao partirao, senao a 4 de Julho, e depois de alguns contratempos, de que se nao livrao as Magestades pela inconstancia do tempo, chegou ao porto da Cidade de Lisboa em a manhãa do dia 2 de Agosto de 1666, conduzida em huma Armada de França composta de dez navios de guerra, de que a Capitania jogava oitenta peças de bronze com setecentos homens de guarnição, da qual era General o Marquez de Ruvigni, pessoa de quem El-Rev de França fazia merecida estimação, e os Capitaens dos navios erao pessoas de grande qualidade. Deu fundo defronte da praya da Junqueira. Forao muy repetidas as falvas dos navios, e Torres, e em quanto ElRey se prevenia para ir buscar a Rainha, forao logo a bordo da Capitania o Conde de Castello-Melhor, e a Marqueza sua may, que já ElRey tinha nomeado Camereira môr, e o Conde de Santa Cruz D. Joao Mascarenhas para seu Mordomo môr, Manoel de Sousa da Sylva, que fervia de Aposentador môr, e D. Joao de Sousa, que depois foy Grao Prior do Crato, Veadores de fua Cafa. Na tarde pelas seis horas sahio ElRey do Ericeira, Portug. Reftaurado, tom. 2. liv. 12. pag. 833.

do Paço custosamente vestido, acompanhado do Infante D. Pedro, e embarcarao em hum bargantim entalhado, e dourado, soberbamente adereçado com cortinas, e almofadas de brocado carmefim franjadas de ouro, e prata, com trinta remeiros vestidos de damasco carmesim guarnecido de galoens de ouro, e prata. Entrarao no bargantim o Infante, os Conselheiros de Estado, e entre elles o Marquez de Niza D. Vasco da Gama, Védor da Fazenda da reparticao dos Armazens, e India, que exercitou no mar, precedendo a todos nas preeminencias desta occupação naquelle lugar: seguia-se o bargantim do Infante, e outros, que faziao agradavel, e vistoso o acompanhamento. Assim, que chegou o bargantim del Rey à Capitania, em que a Rainha vinha embarcada, que estava com os de mais navios da Armada Franceza, empavezados, e ornados de flamulas, e galhardetes de differentes cores, abateo a Capitania a bandeira, disparou toda a artilharia, e o mesmo fizerao os de mais navios da sua conserva. Desceo o Marquez de Sande, Conductor da Rainha, a beijar a mao a El-Rey, e ao Infante, seguio-se o Bispo de Laon (depois Cardeal de Estrees) com grandes expressoens da grande honra, que a sua Casa recebia naquelle dia. Sobio ElRey, e o Infante por huma escada, e no primeiro degrao della estava o Marquez de Ruvigni, General da Armada, a quem ElRey agradeceo o cuidado, e disvello da viagem. Com-

Companhia do Conde de Mare, que com licença delRey havia passado a casarse em França, e voltando nesta occasiao, trazia cem Soldados de Cavallo, que se haviao de montar neste Revno, com fardas de pano verde guarnecidas de prata, dos quaes cincoenta estavao com cravinas, e cincoenta com partazanas, postos em ala do portaló até à porta da camera, em que estava a Rainha, onde ElRev. e o Infante entrarao, e depois de passados os primeiros cumprimentos, com todas as demonstrações de agrado, que o Marquez de Sande explicava. chegou o Infante a beijarlhe a mao, e nao consentio, que se puzesse de joelhos: seguirao-se todas as pessoas Grandes, que o acompanharao, e o Mordomo môr, e Camereira môr lhos hiao dando a conhecer. Detiverao-se as Magestades na camera hum breve espaço, e ElRey sahio logo com a Rainha ao bargantim, em que entrou ElRey, e a Rainha, o Infante, a Marqueza Camereira môr, e Madama de Puy, que veyo de França com a occupação de Subgovernante, o Marquez de Fontes, Camereiro môr, o Conde de Castello-Melhor, Reposteiro môr, Simao de Vasconcellos e Sousa, Gentil-homem da Camera, e Governador da Casa do Infante, que estava de semana, o Porteiro môr, e o Marquez de Sande. Tanto, que o bargantim se apartou da Capitania, tornou a disparar a arti-Iharia, e o mesmo fizerao os navios da Armada Franceza, as Torres, e os mais navios, que estavaõ

vao surtos neste porto, com repetidas salvas de artilharia. Chegou o bargantim a ponte, que magnifica, e custosamente estava levantada na praya da Junqueira, digna de hum tal recebimento, e nella esperava toda a Nobreza, e Grandes da Corte com ricas, e luzidissimas gallas. Desembarcarao os Reys. e entrarao em hum magnifico coche com o Infante, e em outro a Marqueza Camereira môr, e acompanhados de toda a Corte, se apearao na Igreja das Religiosas Flamengas da primeira Regra de Santa Clara, Convento que fica junto da Quinta delRey, que estava preparada para a sua assistencia nos dias, que fossem precisos para fazerem a sua entrada em Lisboa. Na porta da Igreja, por ser já noite, estavao os Moços da Camera esperando com tochas accesas, e tanto que chegou o coche, em que vinhao as Magestades, sahirao da Igreja as Damas, Meninas, e Guarda Mayor D. Violante Henriques, e as Dónas de Honor, que estavao nomeadas para servir a Rainha, e no adro da mesma Igreja beijarao a mao aos Reys. Da parte de dentro estava o Bispo de Targa, eleito de Lamego, Capellao môr, revestido de Pontifical debaixo de Pallio com a Reliquia do Santo Lenho, que Suas Magestades beijarao, tendolhe prevenido almofadas para ajoelharem; e entoado o Te Deum laudamus, que seguirao os Musicos da Capella, forao até à Capella môr, onde estava preparado o sitial, e o Bispo lançou as bençãos aos desposados: e seita esta

esta ceremonia com toda a solemnidade, tornarao as Magestades a entrar no coche, e se apearao na Quinta de Alcantara, que estava magnificamente aderecada. O Infante acompanhou aos Revs até à porta da segunda antecamera, e se recolheo à Quinta de Luiz Cesar de Menezes, que tinha prevenida. A Rainha ceou em publico, affiftida das Damas, Camereira môr, e Officiaes da Cafa, e El-Rey no seu aposento, onde entertido com os seus continuos assistentes, se divertio tanto da oppressão, que tivera no tempo daquella função, que chegadas as horas, em que havia de voltar para o quarto da Rainha, nao houve diligencia, nem persuasao, que o obrigasse, tomando varios pretextos de indisposições, que derao logo, que sentir à Rainha, ainda que ElRey com galanteos, e musicas as pertendia encobrir; porém estas apparentes finezas se encontravad com notoria incongruencia, de sorte, que crescia na Rainha o justo pezar da infelicidade, em que se via, sem que a elevação da Coroa pudesse diminuir a adversidade da fortuna, de que tao depressa começava a ver os esseitos da inconstancia. No dia seguinte foy o Conde da Torre buscar ao Bispo Duque de Laon em hum coche de Sua Magestade, e o aposentou nas casas de D. Antonio de Alcaçova: ao General Marquez de Rovuigni foy conduzir Dom Lucas de Portugal, Mestre Salla, e ordenou Sua Magestade, que todos os Titulos, e Conselheiros de Estado tratassem Tom. VII. Ddd de

de Excellencia ao Bispo, e que elle a restituiria sen-

do igual, e reciproco o tratamento.

Em hum Domingo 29 de Agosto entrarao os Revs em Lisboa, e fahindo da Quinta de Alcantara ao meyo dia, se deu principio ao acompanhamento pelos dous Procuradores do Senado com todos os mais Ministros da sua jurisdicção, montados em cavallos bem adereçados, com as libres dos Lacavos vistoias, e todos luzidamente vestidos. Seguiao-se os Porteiros del Rey com as maças aos hombros, os Reys de Armas, Arautos, e Passavantes, com as suas Cotas de Armas, e cadeas de ouro, e a estes os Corregedores do Crime da Corte com as garnachas forradas de téla branca, os Juizes do Crime, e mais Justiças, todos luzidamente ves-Continuavao-se os coches, e liteiras douradas, e guarnecidas com todo o primor, e capricho, e o mesmo se admirava nas libres, seguindo-se sem precedencia os da Nobreza até chegar ao do Estribeiro môr delRey, que seguiao os de respeito do Infante, da Rainha, e delRey, e no ultimo hiao as Magestades. Hia ElRey sentado à mao direita da Rainha, e o Infante na cadeira de diante, e no estribo da parte esquerda a Camereira môr. Nao levava o coche tejadilho, e reparava o Sol hum chapeo de damasco carmesim guarnecido de ouro, que levava Rodrigo de Almeida, Moço da Camera, e assim era vista a Rainha de todas as janellas com applauso da sua fermosura. Seguiao o coche

os Capitaens da Guarda, Tenentes, e Soldados, e Moços da Estribeira. Era a librè da guarda Real verde, guarnecida de galoens verdes, e prata. Eftavao as ruas armadas com admiraveis tapecarias, e com bellos, e ricos arcos levantados pelas nações Franceza, Alemãa, Ingleza, Italiana, Flamenga, e os Misteres dos officios da Cidade. Estava o primeiro às portas de Santa Catharina junto às casas do Marquez de Marialva, onde esperava o Senado da Camera, e o Vereador mais antigo Christovao Soares de Abreu sez a falla em nome da Cidade, e acabada, o Presidente da Camera Ruy Fernandes de Almada entregou as chaves a ElRey, que lhe ordenou as désse à Rainha, que aceitando-as, lhas tornou a restituir, e caminharao à Sé, que estava magnificamente armada: cantou-se o Te Deum laudamus, e entre os repiques dos sinos, e salvas de artilharia, e vivas do povo voltarao ao Paço. Passou-se Decreto ao Desembargo do Paço para perdao geral aos prezos, em que se nao comprehendia os prizioneiros de guerra, nem os de inconfidencia, e certos crimes exceptuados. Pirmittio-se licença ao Marquez de Liche, a D. Anelo de Gusmao, e a D. Belchior Porto-Carrero, para verem a entrada da casa do Enviado de Inglaterra, que morava nas casas da rua direita, que vao dar ao poço dos negros no beco, que chamao do Carra/co, e depois passearao as ruas com Gonçalo da Costa de Menezes, Mestre de Campo da Guar-Tom. VII. Ddd ii niçaõ

nição da Cidade, no seu coche, e jantarao com elle.

No tempo, em que com mayor contentamento se applaudia o casamento del Rey, em que o seu genio le pudera moderar, nao pode a modestia do Infante Dom Pedro tolerar mais algumas desattenções, de sorte, que se retirou a assistir na Quinta de Ouéluz, donde vinha todos os dias saber da Rainha, que estava doente, a qual persuadida do Conde de Castello-Melhor, disse ao Infante, que por evitar trabalho de tao largo caminho, ao menos em quanto durava a sua molestia, quizesse ficar na sua casa da Corte-Real, a que o Insante obedeceo. Socegados por entao os incidentes, que tanto desgostavao ao Infante, e havendo melhorado a Rainha, continuarao com alvoroço as prevenções das festas, e entre outras se ordenou huma festa de Canas, que se jogarao no dia 15 de Outubro no Terreiro do Paço. Tanto, que as Magestades apparecerao na tribuna, que lhe estava preparada, e regada a praça, entrou D. Francisco de Sousa, Capitao da Guarda Alemãa, com grande luzimento a despejar a praça da grande multidao do povo, que a embaraçava, e tanto, que sahio da praça, entrarao nella Henrique de Sousa Tavares, Conde de Miranda, Governador das Armas, e Relação do Porto, do Conselho de Estado, e D. Diogo de Lima, Visconde de Villa-Nova da Cerveira, Estribeiro mor del Rey, e do seu Conselho de Estado, Presidente da

da Junta do Commercio, que erao os Padrinhos. Depois de haverem cumprido com todas as obrigações devidas naquella função, de pedir licença a ElRey, tornarao a sahir da praça, e immediatamente voltarao, seguidos cada hum de quatro quadrilhas. Erao os Quadrilheiros oito, a saber: Dom João da Sylva, Marquez de Gouvea, Mordomo môr del Rey, e do seu Conselho de Estado, a quem fahio nas fortes das cores, que se tirao na Secretaria de Estado, a de pardo, e ouro; Luiz de Vasconcellos e Sousa, Conde de Castello-Melhor, Escrivao da Puridade, azul, e ouro; D. Antonio Luiz de Menezes, Marquez de Marialva, do Conselho de Estado, Védor da Fazenda, Capitao General de Alentejo, Governador das Armas de Lisboa, e Provincia da Estremadura, anogueirado, e prata; Luiz da Sylva Tello e Menezes, Conde de Aveiras, Gentil-homem da Camera do Infante, e Regedor das Justiças, branco, e ouro; D. Joao Mascarenhas, Conde da Torre, Gentil-homem da Camera do Infante, do Conselho de Guerra, e Mestre de Campo General da Corte, e Provincia da Estremadura, acamurçado, e prata; D. Joao Mascarenhas, Conde de Sabugal, Meirinho môr do Reyno, do Conselho de Guerra, encarnado, e prata; D. Sancho Manoel, Conde de Villa-Flor, do Confelho de Guerra, alaranjado, e prata; Luiz Alvares de Tavora, Conde de S. Joao, Gentil-homem da Camera do Infante, do Conselho de Guerra, Go-

verna-

vernador das Armas da Provincia de Traz os Montes. Mestre de Campo General de Entre Douro, e Minho, verde, e ouro. Cada hum dos Quadrilheiros nomeou cinco Fidalgos seus parentes, e amigos, com que todas as quadrilhas se formarao de quarenta e oito Cavalleiros. Havia ordem de nao poder exceder nenhum, dos que entravao nas Canas, de dous Lacavos, nem os Padrinhos de vinte e quatro. Erao as librès, e jaezes, tudo tao luzido, e rico, que a todos se fazia agradavel a bizarria, e destreza dos Cavalleiros, e o custo, e dispendio, com que brilhavao nas invenções, e primores da arte. Houve diversos, e differentes artificios de fogo, e tres dias de Touros: tocou o primeiro dia ao Conde da Torre, que levava doze Lacayos com alamares de ouro batido ao martello; o fegundo a D. Joao de Castro, Senhor de Boquilobo, que levou cento e sessenta Lacayos vestidos de trages de diversas Nações, de differentes sedas, guarnecidas de passamanes de ouro, e prata; o terceiro tocou ao Conde de S. Joao, e a seu irmao Francisco de Tavora, depois Conde de Alvor, que levarao trezentos homens vestidos de diversas télas, e chamalotes de prata, guarnecidos de passamanes de ouro, e prata, e todos com excellentes cavallos, clinas, e jaezes de muito custo, de sorte, que igualando à despeza a bizarria dos Cavalleiros, brilharao no primor da arte, e nas admiraveis fortes, e manejo dos cavallos.

Naő

Nao passou muito tempo, que se nao comecassem logo a sentir os passados desconcertos em domesticos dissabores, sendo o mayor a incapacidade delRey para o matrimonio, a que se seguirao diversos incidentes, que pondo em afflicção a Rainha, depois de haver consultado Letrados, tomou a resolução de se recolher ao Mosteiro da Esperança da Ordem de Santa Clara, por ser habitado de Religiosas da primeira Nobreza do Reyno, e de exemplar observancia, onde entrou a 2 de Novembro de 1667, e logo tratou do divorsio, e separação. As desordens do governo, e a notoria incapacidade del Rey para o thalamo, obrigarao aos Vassallos mais zelosos da saude da Republica, que viao correr infallivelmente à ultima ruina, a que procurassem remedialla com tempo, buscando ao Infante D. Pedro, para que nas suas virtudes evitasfe a sua prudencia os imminentes damnos, que entao ameaçavao ao Reyno. Assim se conseguio com tanta felicidade, que ElRey dimittio o governo Prova num. 49. por hum papel assinado por elle, e escrito por Antonio Cavide, que servia de seu Secretario de Estado, tendo-se deposto do lugar Antonio de Sousa de Macedo, pelo desacordo, com que fallou à Huma das mayores difficuldades para efta mudança era a presença do Conde de Castello-Melhor; porém elle com admiravel constancia, sacrificando toda a sua fortuna particular, e publica do Reyno, nao só nao usou dos meyos violentos,

que podiao fomentar huma guerra civil, mas tolerou os pretextos, que se buscarao para a sua deposição, achando-se innocente em muitos, que entao fe allegarao; deixou a Corte, e entre grandes perigos, de que se nao livrou sem prodigios, sahio do Reyno, aonde deixava a sua casa, mulher, e filhos, e atravessando occultamente toda Hespanha, achou em Pariz singular estimação em ElRey Luiz XIV. e a mesma teve em Turim, aonde assístio à Duqueza de Saboya, irmãa da Rainha, e ultimamente fixou a sua residencia em Londres, onde tambem buscou a protecção de huma Rainha, irmãa do seu Rey, a quem servio, como já deixamos dito, e depois recolhendo-se a Lisboa, teve com huma larga vida a estimação, que sempre mereceo. Finalmente foy ElRey recluso em hum quarto do Paço em 23 de Novembro de 1667, e tomou o Infante D. Pedro o governo do Reyno com o titulo de Principe Regente, com approvação das Cortes, que forao logo convocadas, e em 27 de Janeiro de 1668 foy o Infante jurado pelos Tres Estados do Reyno Principe herdeiro da Coroa, a qual lhe offereciao; porém elle revestido de huma singular modestia, a nao aceitou. Depois por alguns motivos politicos, que entao se ponderarao, se tomou a resolução de ir ElRey para o Castello da Cidade de Angra na Ilha Terceira, aonde nao residio muito tempo, e voltou para o Reyno, e sendo aposentado no Palacio de Cintra, nelle acahou

bou a vida de hum repentino accidente em hum Domingo 12 de Setembro do anno de 1683 estando ouvindo Missa. Em pouco espaço soy absolvido pelo seu Confessor, com actos de contrição, e arrependimento, e suffocado de hum tuberculo, espirou, sem dar o mal tempo, a que se applicassem remedios. Tolerou com grande paciencia os trabalhos da sua vida, que lhe segurarao a eterna, como piamente podemos crer, e o testemunharao Varoens de grande exemplo acreditados em virtudes. He fama, de que S. Bernardo, de quem foy cordeal devoto, lhe apparecera em fórma visivel, e tambem he constante, que nos seus ultimos dias se lhe aclarou o entendimento da lesao, que havia padecido, quando no tempo, que contava sómente cinco annos, teve huma febre maligna, que o deixou leso da parte esquerda, como dissemos, a qual foy a infelice causa da inhabilidade, porque soy deposto. Naquella pequena idade o nomeou ElRey seu pay Inquisidor Geral destes Reynos. Manifestou El-Rey D. Pedro (successor immediato de seu irmao na Coroa, que em sua vida nao admittio) com vivas lagrimas, e as mayores demonstrações de sentimento, a dor da morte delRey, que amava como irmao, e venerava como Rey: e porque nao teve lugar de fazer Testamento, fez executar promptamente tudo o que entendeo elle poderia determinar, mandando fazer pela sua alma todas as obras pias, e suffragios, que se julgarao mais necessarios. Tom. VII. Eee

O seu corpo soy levado com Real pompa na sórma, que se observara nas mortes dos Reys seus antecessores, ao Mosteiro de Belem, onde jaz depositado.

Foy ElRey D. Affonso de estatura proporcionada, de agradavel presença, alvo, olhos azues, nariz perfeito, o cabello louro, e comprido, com grande memoria, que nao applicando em nenhuma lição, ainda delta sorte era tão prodigiosa, que sez della em algumas occasioens admiraveis provas. Teve animo Real, e generoso em fazer merces, liberal para todos; e sem embargo da lesao, que padecia em meyo corpo, era muy forte a cavallo, exercicio, de que gostava, sahindo algumas vezes em publico. Firmou Tratados de confederações importantissimas, como forao a gloriosa alliança, e correspondencia, que sustentou com Inglaterra, que se governava como Republica, no anno de 1659 aceitando a Embaixada publica de Francisco de Mello; e depois ainda conseguio mayores utilidades, quando foy a restituição de seu legitimo Rey Carlos II. em que o mesmo Francisco de Mello no anno de 1660 teve a honra de ser recebida a fua Embaixada primeiro, que a de outros Miniftros, que a pertenderao. O dos Hollandezes, que celebrou no mesmo anno o Conde de Miranda, depois primeiro Marquez de Arronches, e outros muitos gloriosos do seu reynado, e o Tratado da liga offensiva, e desensiva com França, que se celebrou

lebrou em Lisboa em 1666. Na sua morte o Papa Innocencio XI. celebrou folemnes Exequias em Roma; com esta occasiao o Cardeal de Estrees, Protector de Portugal, na presença do Papa, junto o Prova num. 50. Sacro Collegio em Consistorio, fez huma eloquente Oração, rendendo as graças ao Papa, em que mostra o quanto erao benemeritos os Reys de Portugal da attenção da Sé Apostolica, e os grandes ferviços, que haviao feito em seu obseguio, e da Religiao, desde o seu principio sem intermissao alguma. O famoso Padre Fr. Jeronymo Vahia, Monge Benedictino da Congregação Portugueza, em hum Poema Heroico, que compunha, intitulado: Alphonseida, empregou a suavissima melodia da fua admiravel Musa no Elogio, e na Historia das acções, e virtudes Reaes, e Christãas, de que El-Rey se adornou. Delle se conserva huma copia na Bibliotheca Cadavalense. Na Villa de Santarem Vasconcellos, Histor. edificou ElRey hum Templo à Virgem Santissima de Santarem liv. 1. cap. 12. com o titulo da Piedade, a quem a devoção commua attribuío a vitoria do Canal, affirmando-se por fentença da Relação Ecclesiastica de Lisboa dada em 11 de Dezembro de 1663, que sendo aquella Imagem formada de barro, se virao nas vesperas daquelle memoravel dia na Imagem Sacrofanta movimentos sobrenaturaes à vista do povo. Passou ElRey a esta Villa a lançar a primeira pedra na Igreja, que lhe dedicava, situada no Chao da Feira. Entrou ElRey na Villa acompanhado de to-Tom. VII. Eee ii da

de Santarem , part. 2.

da a Nobreza da Corte a pé, levando-o de redea D. Diogo Fernandes de Almeida, Alcaide môr da dita Villa, a quem tocava este exercicio, e só o Visconde de Villa-Nova de Cerveira, que exercitava o ossicio de Estribeiro môr, hia a cavallo. No dia seguinte, que era sesta feira, em que se contava o 25 de Janeiro, lhe lançou a primeira pedra com as ceremonias, que manda o Ritual Romano, onde se lia a seguinte Inscripção:

Deiparæ Virgini à Pietate denominatæ
Alphonsus VI. Lusitaniæ Rex,
Quod ejus ope ad miraculum insigni
Joannem Austriacu Philippi IV. Castellæ Regis filium
Pugna Canalensi,

Sexto Idus Junias an. Dñi M. DC. LXIII.

Circa Stremotium commissa

Profligaverit,

Multos hostium interfecerit, plures ceperit, Tormentis, armis, impedimentis

Potitus sit:

Hoc Sacellum

Impensis suis faciendum curavit, Primumque fundamentorum lapidem

Propria manu

In æternum, grati, devotique animi monumentum
Posuit

Seq. anno octavo Kalend. Februar.

Creou de novo os titulos seguintes:

A D. Antonio Luiz de Menezes, Conde de Cantanhede, do seu Conselho de Estado, e Guerra, e Védor da sua Fazenda, Governador das Armas da Cidade de Lisboa, e Estremadura, creou Marquez de Marialva, em duas vidas, por Carta passada em Lisboa a 11 de Junho de 1661, que está no livro 19 da sua Chancellaria. Depois por Carta de 14 de Mayo do anno de 1663 lhe fez merce deste titulo de juro, e herdade, dispensado huma vez na Ley Mental; e que casando seu filho, o mais velho se pudesse logo cobrir com o mesmo titulo, como consta da Carta, que está no livro 37 da sua Chancellaria. Ao mesmo Marquez fez merce do titulo de Conde de Cantanhede de juro, e herdade, assim como he a sua Casa duas vezes sóra da Ley Mental. Foy feita a merce a 15 de Junho de 1661, e está no dito livro 19, fol. 152.

A Francisco de Mello, Conde da Ponte, do seu Conselho de Guerra, e seu Embaixador a Inglaterra, sez Marquez de Sande, de que tirou Carta passada a 21 de Abril de 1662, que está no livro 25, sol. 277, e ao mesmo havia já seito Conde da Ponte por Carta de 16 de Mayo de 1661, que está no livro 24, sol. 154; e depois por Carta de 10 de Outubro de 1665 sez merce do Condado da Ponte de juro, dispensado duas vezes na Ley Mental, a seu silho Garcia de Mello e Torres, a qual existe no livro 26, sol. 107.

AD.

A D. Francisco de Sá e Menezes, Conde de Penaguiao, seu Camereiro môr, sez Marquez de Fontes, de que se lhe passou Carta a 2 de Janeiro de 1659, como se vê no seu assentamento, que es-

tá no livro 23, fol. 56. vers.

A Antonio Telles de Menezes, Conde de Villa-Pouca de Aguiar, do Conselho de Estado, lhe sez merce do titulo de Marquez, quando voltasse de Vice-Rey da India para onde soy naquelle anno, e nao teve esseito por salecer. Foy este Alvará passado a 2 de Março de 1657, e está no livro 25, sol. 36.

A Dom Rodrigo de Castro creou Conde de Mesquitella por Carta passada a 14 de Mayo de 1658, como se vê no seu assentamento, que está

no livro 21, fol. 120.

A D. Sancho Manoel creou Conde de Villa-Flor, de que tirou Carta passada a 23 de Junho de

1661, e está no livro 24, fol. 188. vers.

A Joao Nunes da Cunha creou Conde de S. Vicente no anno, em que passou por Vice-Rey do Estado da India, aonde, logo que chegasse, se chamaria Conde. Foy a Carta passada a 2 de Abril de 1666, que está positivos en sol se

de 1666, que está no livro 20, fol.80.

A Nuno da Cunha de Ataide fez Conde de Pontevel em virtude da merce, que havia feito a fua mulher D. Elvira Maria de Mendoça, Dama da Rainha, por passar a Inglaterra no serviço da Rainha da Grãa Bretanha D. Catharina, de que

tirou

tirou Carta passada a 15 de Abril de 1662, e está

no livro 19, fol. 19.

A D. Pedro de Castellobranco, Visconde de Castello-Branco, sez Conde de Pombeiro, de que tirou Carta passada a 6 de Abril de 1662, que está no livro 26, sol. 163.

A D. Manoel da Camera fez Conde da Ribeira Grande de juro, e herdade, conforme a Ley Mental, mudando neste titulo o de Villa-Franca, por Carta de 15 de Setembro de 1662, que está no

livro 27, fol. 366.

A D. Vasco Mascarenhas, Conde de Obidos, do seu Conselho de Estado, quando passou ao Brassil por Vice-Rey, lhe sez merce deste Condado de juro, e herdade para elle, e seus successores, conforme a Ley Mental, de que tirou Carta seita a 14 de Abril de 1663, e está no livro 25 sol. 211.

A Dom Luiz de Almeida, do seu Conselho, creou Conde de Avintes, de que tirou Carta passada a 17 de Fevereiro de 1664, que está no livro 25

fol. 323.

A Lourenço de Sousa da Sylva, seu Aposentador môr, sez Conde de Santiago de Biduido, de que se lhe passou Carta a 12 de Novembro de 1667, que está no livro 28, sol. 444 da sua Chancellaria.

A Affonso Furtado de Mendoça, do seu Conselho de Guerra, sez Visconde de Barbacena, de que se lhe passou Carta a 19 de Dezembro de 1661, que está no livro 41, sol. 133.

A

A Martim Correa de Sá fez Visconde de Asfeca, de que tirou Carta feita a 15 de Janeiro de

1666, que está no livro 20, fol. 36.

A Luiz de Sousa de Macedo, silho de Antonio de Sousa de Macedo, do seu Conselho, e Secretario de Estado, sez Barao da Ilha Grande de Joannes, de que se lhe passou Carta seita a 27 de Setembro de 1666, que está no livro 28, sol. 219.

Temos observado nas vidas dos seus antecessores fazer menção dos Officiaes da Casa Real, e do Reyno, sem preferencia das prerogativas dos lugares: agora referiremos os de que achamos noticia

servirao no tempo do seu reynado.

D. Francisco de Faro, Conde de Odemira, do seu Conselho de Estado, e Presidente do Ultramarino, soy seu Ayo; e supposto logo, que El-Rey Dom Assonso succedeo na Coroa, entrou o Conde a servir de Ayo, como temos referido, a Carta se lhe passou a 15 de Mayo de 1659, que está no livro 23 da sua Chancellaria, fol. 165 verso.

Joao Rodrigues de Sá e Menezes, Conde de Penaguiao, do Conselho de Estado, soy seu Camereiro môr, de que tirou Carta passada a 4 de Dezembro de 1656, que está na dita Chancellaria, livro 19, sol. 2.

D. Francisco de Sá e Menezes, Marquez de Fontes, succedeo no officio de Camereiro môr ao Conde seu pay, de que tirou Carta passada a 3 de Janei-

Janeiro de 1659, que está no livro 23 da dita Chan-

cellaria, fol.215.

D. Joao da Sylva, Marquez de Gouvea, do Conselho de Estado, soy seu Mordomo môr, como se vê no Auto do Levantamento do mesmo Rey, celebrado a 15 de Novembro de 1656, que entao se imprimio, e já o havia sido del Rey seu pay, como sica dito.

Joao Guedes de Miranda, Senhor de Murça, a quem soy seita merce de Estribeiro môr por morte de seu pay, teve Carta passada a 8 de Abril de 1657; porém nao exercitou por ser de menor idade, e morreo moço: está no livro da dita Chancel-

laria, fol. 18.

D. Francisco de Sousa, Conde de Prado, do seu Conselho de Guerra, servio de seu Estribeiro môr, e já havia servido a ElRey seu pay, como deixámos escrito. E sendo mandado o Conde governar as Armas da Provincia do Minho, lhe mandou ElRey passar hum Decreto, para que em vol- Prova num. 51. tando tornasse a servir o dito officio de Estribeiro môr, e teria na Camera delRey a mesma assistencia, que tinha antes de ir ao governo, o qual Decreto soy passado a 25 de Agosto de 1669.

D. Diogo de Lima, Visconde de Villa-Nova da Cerveira, do Conselho de Estado, servio de Estribeiro môr, e succedeo ao Conde de Prado.

Luiz de Vasconcellos e Sousa, Conde de Castello-Melhor, soy Escrivas da Puridade por Carta Tom. VII.

de 21 de Julho de 1662, como deixámos referido, e se conserva no livro 19, sol. 162 da sua Chancellaria; e era seu Reposteiro môr, e seu Gentil-homem da Camera.

O Doutor Nicolao Monteiro, Bispo eleito de Angra, soy seu Mestre, e Consessor, como refere a Carta do ordenado de Consessor, passada a 25 de Dezembro de 1663, que está na dita Chan-

cellaria, liv. 20, fol. 224.

D. Diogo de Menezes, servio de Reposteiro môr por Alvará de 7 de Agosto de 1659, e nelle diz, que serviria esta occupação na menoridade do silho mais velho do Conde de Castro-Dairo D. Gaspar de Tavora e Sousa, a quem tinha feito a merce da propriedade, o qual Alvará está na dita Chancellaria, livro 19, fol. 78.

Lourenço de Sousa da Sylva e Menezes, soy seu Aposentador môr, e o era no anno de 1659, como se vê em hum Alvará de 6 de Outubro do dito anno de certa moradia, que está no livro 25

da sua Chancellaria, fol. 136 vers.

D. Lucas de Portugal, foy seu Mestre Salla, de que tirou Carta passada a 11 de Dezembro de 1656, que está no livro 27, sol. 11 da dita Chancellaria.

D. Joao de Almeida, foy Veador da sua Casa, como consta do Auto do Levantamento do dito Rey.

> D. Pedro de Almeida, depois Conde de Asfumar.

sumar, foy Veador da sua Casa, de que se lhe passou Alvará a 15 de Julho de 1661, que está no liv.

19 da dita Chancellaria, fol. 151.

D. Duarte de Castellobranco, soy Veador da sua Casa, e depois soy setimo Conde de Redondo por sua mãy ser herdeira da Casa de seu pay Dom João Coutinho, quinto Conde de Redondo.

Luiz de Mello, foy seu Porteiro môr, e Capitao da Guarda Portugueza, como refere o alle-

gado Auto do Levantamento, e Juramento.

Manoel de Sousa da Sylva, que servia de Aposentador môr, servio de Reposteiro môr a ElRey D. Assonso no anno de 1656, como se vê no Auto do Juramento daquelle anno, e depois soy Veador da Rainha D. Maria Francisca Isabel de Saboya.

D. Joao Mascarenhas, Conde de Sabugal, servio de Meirinho môr, como refere o sobredito

Auto.

D. Antonio Alvares da Cunha, foy Trinchante, lugar, em que succedeo pela renuncia de Simao da Cunha, de que tirou Carta passada a 31 de Julho de 1658, que está no livro 27 da dita Chancellaria, fol. 207.

D. Lourenço de Sousa, soy Capitao da Guarda Alemãa, e com o mesmo lugar havia servido a ElRey seu pay, e no Auto do Levantamento do anno de 1656 se achou servindo a mesma occupa-

çaő.

D. Francisco de Sousa, soy Capitao da Guar-Tom.VII. Fsfii da da Alemãa, em que entrou a servir por seu tio D. Lourenço de Sousa, por Alvará do primeiro de Agosto de 1662.

Garcia de Mello, foy Monteiro môr do Revno, e já o era no anno de 1656, como se vê no

Auto do Juramento allegado.

Henrique Carvalho, Senhor da Azambugeira, foy Provedor das Obras do Paço, por Carta feita a 4 de Novembro de 1661, como se vê da merce das tendas da Capella, que está no liv. 22, fol. 269.

Fernaő de Sousa Coutinho, soy Veador da sua Casa por Carta passada a 15 de Março de 1664, fuccedendo no mesmo lugar a seu pay Thomé de

Sousa, e está no livro 52, fol.20.

D. Pedro da Costa, soy seu Armador môr, e fe achou no Auto do Levantamento do anno de

1656, e já havia servido a seu pay.

Francisco de Faria da Sylva, foy Almotacé môr do Reyno, e o tinha sido tambem del Rey D. Joao seu pay, como se vê no Auto referido.

Martim de Sousa de Menezes, foy seu Copeiro môr, que tambem havia servido a ElRey seu

pay, e como tal o nomea o referido Auto.

D. Theodosio de Mello, irmao do Duque de Cadaval, foy feu Sumilher da Cortina, e como tal

faz delle mençaõ o allegado Auto.

Antonio de Mendoça, do seu Conselho, e Presidente da Mesa da Consciencia, soy também seu Sumilher, como se vê no dito Auto.

D.

D. Manoel da Cunha, Bispo de Elvas, do seu Conselho de Estado, soy seu Capellao môr, e como tal exercitou no anno de 1656 no juramento, que se sez a ElRey, como se vê no allegado Auto.

D. Francisco de Sottomayor, Bispo de Targa, soy Deao da sua Real Capella, e o era em

1656, como consta do dito Auto.

Dom Vasco Luiz da Gama, do Conselho de Estado, soy Védor da sua Fazenda por Carta de 11 de Junho de 1660, que está no livro 27, sol. 226 da sua Chancellaria, e já o era no anno de 1656, que assistio ao Auto do Juramento, que nelle se celebrou.

Pedro Vieira da Sylva, foy Secretario de Estado, e já o havia sido del Rey seu pay, como sica dito em seu lugar, e servindo este lugar se achou no anno de 1656 no Auto do Levantamento, e Juramento, que nelle se fez.

Antonio de Souía de Macedo, do Confelho da Fazenda, e Juiz das Justificações, soy Secretario de Estado, como se vê de hum Alvará passado a 7 de Setembro de 1662, que está no livro 27 da

fua Chancellaria, fol. 371.

Luiz Cesar de Menezes, foy seu Alferez môr, de que se lhe passou Carta a 23 de Julho de 1664, que está no livro 20 da dita Chancellaria, fol 44.

A Dom Joao Mascarenhas, Conde de Santa Cruz, que havia sido Mordomo môr da Rainha

fua

sua mãy, lhe confirmou o posto de Capitao môr dos Ginetes, e Cavalleiros da sua Guarda, por Carta de 18 de Janeiro de 1660, que está no livro 5 da

fua Chancellaria, fol. 79.

D. Rodrigo de Menezes, foy Regedor das Justiças, e se achou com este lugar no Auto do Levantamento, e Juramento, que se fez no anno de 1656, e o soy no anno de 1663, de que se lhe passou Carta a 29 de Julho, que está no livro 25 da dita Chancellaria, fol.29.

Ruy de Moura Telles, do Conselho de Estado, soy Presidente do Paço por Carta de 4 de Fevereiro de 1660, que está na dita Chancellaria, li-

vro 19, fol.83.

D. Diogo de Lima, Visconde de Villa-Nova da Cerveira, soy Presidente da Junta do Commercio por Carta de 27 de Julho de 1666, lugar, em que succedeo ao Conde de Atouguia: a qual está

no livro 22 da dita Chancellaria, fol. 127.

Antonio Cavide, Alcaide môr de Borba, foy Secretario de Estado da Casa de Bragança, como se vê na Carta da dita Alcaidaria môr, seita a 11 de Fevereiro de 1664, onde diz: Meu Secretario do Estado da Casa de Bragança, a qual está no livro 25, sol. 93, da dita Chancellaria: e sendo testemunha no Testamento del Rey D. Joao IV. diz: Antonio Cavide, Secretario de Sua Magestade, e do Conselho da Fazenda.

Dom Joao de Castro, Senhor de Reris, &c.

foy Almirante de Portugal por Carta feita a 26 de Abril de 1662, que está na dita Chancellaria no

livro 27, fol. 366.

O Doutor Fr. Francisco Brandao, Religioso de S. Bernardo, Chronista môr do Reyno, soy Estmoler môr por Carta de 27 de Junho de 1660, sendo Abbade Geral de S. Bernardo Fr. Constantino de Sampayo. Livro 45, sol. 73.

Fr. Luiz Coutinho, Religioso de S. Bernar-

do, foy tambem Esmoler môr.

D. Joao da Costa, Conde de Soure, do Confelho de Guerra, soy Presidente do Conselho Ultramarino, de que se lhe passou Carta a 6 de Agosto de 1661, que está na dita Chancellaria, livro 24, fol. 180.

D. Thomás de Noronha, Conde dos Arcos, do Conselho de Estado, soy Presidente do Ultramarino por Alvará de 12 de Dezembro de 1663, que está na dita Chancellaria, liv. 25, sol. 239.

Luiz de Sousa, Deao do Porto, (que depois soy Arcebispo de Lisboa, e Cardeal) soy Governador da Relação do Porto por Carta passada a 23 de Setembro de 1659 no tempo, em que seu irmão, Governador proprietario daquella Relação, soy nomeado Embaixador Extraordinario aos Estados Geraes, existe a dita Carta no livro 21 da dita Chancellaria, sol. 82.

Ruy Fernandes de Almada, Senhor de Ilhavo, Gentil-homem da Camera do Infante D. Pedro,

dro, foy Presidente da Camera, de que se lhe passou Carta a 27 de Julho de 1667, que está na dita Chancellaria, livro 22, sol. 199.

Francisco Pereira da Cunha, soy seu Secretario do Conselho de Guerra por Carta de 21 de Junho de 1660, succedendo a seu pay Antonio Pereira, e está no livro 22 da sua Chancellaria, sol. 272.

Casou em 27 de Junho de 1666 com a Rainha D. Maria Francisca Isabel de Saboya, a qual apartando-se del Rey seu marido, como fica dito, e pondo em juizo a causa do divorcio, se processou, e nomeou por seu Procurador ao Duque de Cadaval D. Nuno, e seguio-se a causa até final sentença, para a qual forao nomeados Ministros Varoens de grandes letras, costumes, e integridade, a saber: D. Francisco de Sottomayor, Bispo de Targa, Coadjutor, e Provisor da Igreja Metropolitana de Lisboa, os Doutores Valentim Feyo da Motta, Conego da dita Cathedral, e Vigario Geral do Arcebispado, e Pantaleas Rodrigues Pacheco, do Conselho del Rey, e do Geral do Santo Officio, eleito Bispo de Elvas, o qual falecendo antes da sentença, entrou em seu lugar Antao de Faria da Sylva, Conego da dita Sé de Lisboa, Deputado do Santo Officio, e da Mesa da Consciencia, e Ordens, e para escrever na causa Sebastiao Diniz Velho, Desembargador da Relação Ecclesiastica, Prior da Igreja de Santa Marinha; e passados os termos legaes, e concluso o processo a final,

de

de que era Relator o Bispo Coadjutor, votando, além do que o haviao actuado, Manoel de Saldanha, Sumilher da Cortina, depois Bispo de Viseu, Francisco Barreto, do Conselho del Rey, e do Geral do Santo Officio, depois Bispo do Algarve, Nuno da Cunha de Eça, Conego Doutoral na Sé Metropolitana de Lisboa, que depois recusou o Bispado de Miranda, Pedro de Ataide de Castro, Inquisidor Apostolico da Inquisição de Coimbra, todos Conegos da Sé de Lisboa, e os Desembargadores da Relação Ecclesiastica Gaspar Barata de Mendoça, Prior da Igreja de Santa Engracia, e depois Arcebispo da Bahia, Joao de Passos de Maga-Îhaens da de S. Juliao, Joao Serrao da de S. Thomé, depois Provisor, e Vigario Geral do mesmo Arcebispado, todos Juizes nomeados pelo Cabido. Na Casa delle, e na sua presença foy examinado o processo por cada hum dos Juizes, e com maduro acordo proferirao sentença a 24 de Março de 1668, declarando por nullo o matrimonio contrahido de facto, e nao de direito; pelo que poderiao fazer, o que bem lhe parecesse, e que haveria divisao de bens na fórma dos seus contratos. Era filha de Carlos Amadeo de Saboya, ramo da Serenissima Casa de Saboya, o qual nasceo no anno de 1624 Duque de Nemours, de Genebra, de Aumale, Par de França, Marquez de S. Sorlin, e de S. Rambert, Conde de Grisors, Barao de Foucigny, e de Beausort, Senhor de Poncin, de Cedron, e de Bray sobre o Se-Tom. VII. Ggg na, Genealog. da Casa de Neomurs, impress. em Pariz em 1669. Guichenon, Hist. Ceneal. de Savoye, liv. 3. cap. 21. pag. 1071.

na, Coronel General da Cavallaria ligeira de França, o qual foy morto em hum duelo a 30 de Julho de 1652 por seu cunhado Francisco de Vandôme, Duque de Beaufort: casado com a Princeza Isabel Ribeiro, Paneg. Hist. de Vandôme, que faleceo a 19 de Mayo de 1664. filha de Cesar de Bourbon, Duque de Vandôme, e de Mercoeur, de Pentheure, de Beaufort, e de Estampes, Principe de Anet, e de Martignes, Par de França, filho del Rev Henrique IV. de França, e de Gabriela de Estrees, Duqueza de Beaufort, e da Duqueza Francisca de Lorena, filha de Filippe Manoel de Lorena, Duque de Mercoeur, e de Penthievre, ramo da Serenissima Casa de Lorena. Não teve ElRey filhos, ainda que fóra do matrimonio lhe quizerao attribuir algum; porém com evidendencia se mostrou ser sicção, levantada com sins particulares.



Filippe de Saboya, n. CFilippe Duque de Saboya, Rey de em 1490 Duque de Chipre, nasceo a 5 de Fevereiro de 1438, + a 7 de Nov. de 1497. 25 de Nov. de 1533. A Duqueza Claudia de Brosse, +a Neomurs, &c. + a Jaques de Saboya, -13 de Outub. de 1513, 2. mulher. A Duqueza Carlota naic, a 12 de Oude Orleans, + a 8 Luiz I. Duque de Longueville, + Henrique de Satub. de 1531 Du-( em 1516. boya, nasc. a 2 de Setemb. de 1549. A Duqueza Joanna Botelin, + em que de Neomurs, de Novemb. de + em 15 de Junho 1572 Duque de 1504. de 1585. Hercul. de Este, Du- C Affonso de Este, Duque de Ferra-Carlos Ama-Neomurs, + em A Duqueza Anna que de Ferrara, &c. ra, Modena, &c. n. a 21 de Julho nasc. a 4 de Abril de de 1476, + a 31 de Out. de 1534.

1508, + em 3 de A Duq. Lucrecia de Borja, + 1520.

Outubro de 1558. Luiz XII. Rey de França, nasceo a deo de Sabo-10 de Julho de de Este, + a 7 de ya, nasc. em 1632. Mayo de 1606. 1624 Du-Outubro de 1558. Luiz XII. Rey de França, nasceo a A Duqueza Renata 27 de Junho de 1462, + no 1. de que de Neomurs, + 2 30 de França, + a 12 / Janeiro de 1515. de Julho de de Junho de 1557. A Rainha Anna de Bretagne, +2 1652. 20 de Janeiro de 1513. A Duqueza An-Claudio de Lorena, Claudio de Lorena, Duq. de Guina de Lorena, Duque de Aumale, ) se, n.a 20 de Outubro de 1496, +a 14 de Mayo Carlos de Lorena, n. em o 1. de Agosto 5 + a 12 de Abril de 1550. de 1638. H. Duque de Aumade 1526, + 2 14 de A Duqueza Antonia de Bourbon, le, nasceo a 5 de Mayo de 1573. +a 20 de Janeiro de 1583. A Duqueza Luiza de Luiz de Brezé, Conde de Manle-Janeiro de 1555, + em 1618. vrier. A Rainha A Duqueza Maria A Condessa Diana de Poitiers. D. Maria Francisca de Lorena. Renato de Lorena, Claudio de Lorena, Duque de Duque de Elboeuf, Guise. liabel de Saboya. n.a 14 de Agosto de 1536, + em 1566. A Duqueza Antonia de Bourbon. A Duqueza Luiza de Claudio de Rieux, Conde de Har-Rieux, + em 1550. Court, + em 1532. A Condessa Susana de Bourbon, C 2. mulher. Antonio de Bourbon Carlos de Bourbon, Duque de Van-nasc. a 22. de Abril Some, n. a 2 de Junho de 1489, Henrique IV. Rey de 1518 Duque de 2 + a 25 de Março de 1537. Vandome, Rey de Francisca de Alençon, Duqueza de de França, e de Navarra, n. a 13 Navarra, + a 17 de Beaumont, + a 18 de Mayo, 1513. Cesar de Bourde Dezembro de Novemb. de 1562. Henrique II. Rey de Navarra, +
Joanna de Albret, em 1555. A Dug. Isa-bel de Vanbon, nasceo em 1553, +a 14 de 1594 Duque de Mayo de 1610. Rainha de Navar. + A Rainha Margarida de Valois, + a 9 de Junho, 1512. em 1548. dome, + em Vandome, e de Gabriela de Es-19 de Mayo Mercour, &c.+ trees, Duqueza de a 22 de Outude 1664. Joao de Estrees, Senhor de Val-Beaufort, +a 10 bro de 1665. Antonio de Estrees, de Abril de 1599. lieu, + em 1567. Senhor de Coeures. Catharina de Bourbon Vandome. Jacobo de Babou, Senhor de Bo-Francisca de Babou. urdaissere. Francisca Robert, Nicolao de Lorena, Antonio Duque de Lorena, e de Duque de Mercoeur, Bari, nasc. a 4 de Junho de 1489. Cond. de Vaudemont A Duq. Fran-+ a 15 de Junho de 1544. n.em 1519, +a23 cisca de Lorena. A Duqueza Renata de Bourbon. Filippe Manoel de de Janeiro de 1577. Lorena, Duque de Filippe de Saboya, Duque de Neo-A Duqueza Joanna Mercoeur, nasceo de Saboya, + a 4 de murs. em 1559, +a 19 Julho de 1568. - A Duqueza Carlota de Orleans. de Fev. de 1602. A Duqueza Maria Francisco de Lucembourg, Vis-Sebastiao de Lucemde Lucembourg. conde de Martigue. bourg, Senhor de Penthievre. Carlota de Penthievre. Maria de Beaucaire. João de Beaucaire. Ggg ii / N....





# CAPITULO V.

DelRey D. Pedro II.



EIXAMOS escrito no Capitulo I. deste Livro, que do Real thalamo dos Augustos Reys D. Joao IV. e D. Luiza fora o terceiro filho o Infante D. Pedro, que nasceo em Lisboa em hum Domingo 26 de Abril,

em que a Igreja Bracharense celebra a festa de seu illustre Prelado S. Pedro de Rates, do anno de 1648. Foy celebrado o seu nascimento por muitos dias com grandes demonstrações de alegria, e bautizado a 25 de Mayo com Real pompa pelo Bispo Capellao môr D. Manoel da Cunha, eleito

Arce-

Arcebispo de Lisboa; forao Padrinhos o Principe D. Theodosio, e a Infanta D. Joanna, sendo levado nos braços de D. Miguel de Almeida, Conde de Abrantes, do Conselho de Estado, e Mordomo môr da Rainha, que com opa roçagante hia debaixo do Palio, de que levarao as varas Francisco de Mello, Monteiro môr do Reyno, D. Francisco de Castellobranco, Pedro de Mendoca Furtado, Guarda môr da pessoa delRey, e D. Alvaro de Abranches. Levarao as infignias, principiando pelo mais moderno, D. Antonio Luiz de Menezes, III. Conde de Cantanhede, huma toalha em huma falva; D. Luiz de Portugal, VI. Conde de Vimioso, o gomil; Dom Fernao Mascarenhas, I. Conde de Serem, outra toalha em huma salva; e D. Jeronymo de Ataide, VI. Conde de Atouguia, o gomil, os quaes erao para servirem a Infanta, e ao Principe. para que depois, que tocassem, lavassem as mãos; Joao da Sylva Tello, I. Conde de Aveiras, do Conselho de Estado, Regedor das Justiças, levou a fogaça; Dom Fernao Mascarenhas, I. Conde da Torre, do Conselho de Estado, a vela com a offerta; D. Francisco Coutinho, VI. Conde de Redondo, o saleiro, e praticando-se tudo na fórma de semelhantes funções, acompanhou à Infanta a Aya D. Luiza de Menezes, a Guarda mayor, Senhoras de Honor, e Damas. A Rainha esteve na Tribuna vendo todo o tempo, que durou a ceremonia.

Contava o Infante pouco mais de seis annos, quando ElRey seu pay lhe formou hum Estado digno da fua pessoa, a que chamou Casa do Infantado, ao qual concedeo todos aquelles privilegios, isenções, e prerogativas, que gozava o da Casa de Bragança. Para o que lhe fez Doação da Cida- Prova num. 52. de de Béja, declarando-o Duque daquella Cidade, renovando na sua pessoa esta mesma Dignidade, que tivera seu terceiro avô ElRey D. Manoel, a quem elle succedera na Coroa pelo direito do sangue, querendo nesta acção conservar a memoria daquelle grande Rey, não fó na Coroa, que elle gozava, e nos seus descendentes primogenitos; mas tambem a de Duque de Béja, que elle havia possuido antes de succeder no Reyno, que agora nomeava no Infante D. Pedro, para mais com huma Real linha multiplicar os seus descendentes, e segurar nella a conservação, e desensa do Reyno. Com este bem considerado motivo, lhe sez Doacao da Cidade de Béja, e seu Termo, e juntamente de todas as Villas, Lugares, Castellos, Padroados, datas, terras, fóros, tributos, com tudo o mais, que se havia confiscado para a Coroa, pela condemnação do Marquez de Villa-Real, e Duque de Caminha seu filho; concedendolhe entre outras prerogativas, que o primogenito do Infante, e todos os mais dos seus successores, logo, que nas- Prova num. 53. cessem, se chamassem Duques de Villa-Real, e teriao as rendas, e jurisdicção pertencentes à dita Villa.

Prova num. 54. Prova num. 55.

Prova num. 56.

Prova num. 57.

Prova num. 58.

Prova num. 59.

Villa. Foy feita esta Doação a 11 de Agosto do anno de 1654. A esta merce se seguirao outras, a saber: a da Quinta de Quéluz com as suas pertenças, entao confiscada para a Coroa, de que se lhe passou Alvará a 17 de Agosto de 1654. E por huma Carta se lhe mandou assentar a quantia, que lhe pertencia do titulo de Duque, como tinhao os demais Duques do Reyno, que venceria da data do dia da Doação acima, a qual Carta foy feita a 7 de Mayo de 1655. E por outra lhe fez merce da Villa de Serpa, seu Termo, e parte dos Celleiros, que foy feita a 16 de Setembro de 1655, e já lhe havia conferido a Dignidade de Commendador môr da Ordem da Cavallaria de Christo, na mesma fórma, e com as rendas, com que a havia nomeado no Infante Dom Duarte seu irmao, como se vê de hum Alvará passado a 22 de Dezembro de 1654. E porque os possuidores da Casa de Villa-Real alcançarao por huma Bulla do Papa S. Pio V. passada em Roma no primeiro de Julho do anno de 1556, a faculdade de tirarem certos frutos das Igrejas do seu Padroado, com que formarao os Prestimonios, que o Papa lhe concedeo por modo de Beneficios simplices, os quaes pertenciao de presente ao Infante, lhe concedeo ElRey os conferisse com a Ordem de Christo para ficarem em Commendas na mesma fórma, que se proviao as que pertenciao à Serenissi-

ma Casa de Bragança, como consta de hum Alva-

rá feito a 22 de Dezembro de 1654. Deulhe tam-

bem

bem as Lezirias da Golegãa, de Borba, Mouchoens, e Sylveira, sitas por baixo de S. Liborio no Termo de Santarem, de que se lhe passou hum Alvará feito a 3 de Novembro do anno de 1655. E Prova num. 60. por outro lhe declarou, que podiao os Ouvidores das terras da sua Casa prover todas as serventias dos officios de Justica, assim como o podiao fazer os Corregedores das Comarcas, conforme a Ordenação, e Ley do Reyno: foy feito a 23 de Julho de 1656. Fezlhe tambem ElRey seu pay Doação das Prova num. 62. Saboarias da Cidade do Porto, Villas, e Lugares das Comarcas de Traz os Montes, e Entre Douro, e Minho, que foy feita a 12 de Outubro de 1656. Depois da morte delRey seu pay, ElRey D. Af- Prova num. 63. fonso VI. seu irmao mandou à sua instancia, que os Ouvidores do Ducado de Béja, e Casa de Villa-Real, pudessem passar Cartas de Seguro na mesma fórma, que as passavao os da Serenissima Casa de Bragança; foy feito o Alvará a 12 de Fevereiro do anno de 1658: e por outro de 14 de Novembro do Proyanum, 64. dito anno concedeo aos Ouvidores das terras da Casa do Infantado outras prerogativas. Depois lhe fez o mesmo Rey merce por hum Decreto de Prova num. 65. 20 de Agosto de 1662, de poder mandar tirar todos os annos do Estado do Brasil mil quintaes de pao, chamado Brasil, cuja quantia lhe dobrou depois por hum Decreto de 2 de Janeiro de 1665. Confirmou Prova num. 66. ElRey D. Affonso VI. a Casa do Infantado por huma nova Carta de Padrao, e Doação, em que Prova num. 67. Tom.VII. Hhh enProva num. 68.

encorporou a delRey seu pay, e todas as mais merces, que até àquelle tempo se lhe haviao seito, tudo de juro, e herdade para sempre, a qual soy passada em Lisboa a 15 de Setembro de 1663. O Insante D. Pedro logrou a Casa do Infantado ainda depois de Rey, e em quanto viveo, a qual augmentou muito em Villas, Lugares, Padroados, e rendas, e sez della Doação ao Infante D. Francisco seu silho, como adiante veremos.

Pela morte del Rey seu pay sicou o Infante debaixo da tutela da sábia Rainha D. Luiza, Regente do Reyno, sua mãy, que o amou muito, e elle se soube fazer acredor de todo o seu carinho. No anno de 1662 vencendo a Rainha as difficuldades, que se lhe oppunhao, e já deixamos tocadas no Capitulo antecedente, que a obrigarao à resoluçao de querer largar a Regencia, que entao nao teve effeito, e vendo, que o Infante havia chegado à idade de quatorze annos, ornado de excellentes virtudes; porque reconhecendo-se nelle valor, e entendimento, se admirava huma docilidade, que a todos se fazia agradavel. Pelo que, a Rainha se via justamente obrigada de o apartar, quanto lhe fosse possivel, de algumas das pessoas, que indignamente continuavao na affiftencia da Camera del-Rey, inculcandolhe indecentes divertimentos, determinou dar casa ao Infante, resolução, que approvarao os Ministros de mayor supposição; e assim elegeo para quarto do Infante as casas do Mar-

quez

quez de Castello-Rodrigo sobre o Tejo, no sitio chamado Corte-Real, nome, que tomou do appellido do primeiro, que as possuío. E sendo o costume dos antigos Reys de Portugal, quando davao Casa separada aos Infantes, nomearemlhe Officiaes de igual qualidade aos dos Principes, nomeou para seus Gentis-homens da Camera a Martim Affonso de Mello, Conde de S. Lourenço, do Confelho de Estado, e Védor da Fazenda da repartição de Africa; a D. Joao da Costa, Conde de Soure, do Conselho de Guerra, e Presidente do Conselho Ultramarino; Ruy de Moura Telles, do Conselho de Estado, Presidente do Paço, e Estribeiro môr da Rainha; Dom Rodrigo de Menezes, Regedor da Justica; Jorge de Mello, do Conselho de Guerra, e General das Galés; Joao Nunes da Cunha, Governador das Armas de Setuval, e Deputado da Junta dos Tres Estados; e para Sumilher da Cortina Rodrigo da Cunha de Saldanha, Chantre da Sé de Lisboa, e por Secretario Antonio de Sousa Tavares, Desembargador do Paço: e porque as molestias de Nicolao Monteiro, Prior de Sedofeita, o desobrigarao do exercicio de Mestre, soy escolhido Francisco Correa de Lacerda.

Foy geralmente approvada a referida eleiçao, porque as pessoas nomeadas, assim na qualidade, e merecimentos, erao as mais capazes do Reyno para a perseita educação de hum Principe. Estes sorao os primeiros criados, que teve o Insante, e Tom.VII.

depois por diversos impedimentos lhe deu ElRey outros; porque o Conde de Soure estava mjustamente desterrado, João Nunes da Cunha Entre Douro, e Minho, o Conde de S. Lourenço, e Ruy de Moura Telles com mais politica, que motivo, tomarao o pretexto das suas occupações, ficando só Jorge de Mello. Pelo que forao nomeados Gentis-homens da Camera o Conde da Ericeira D. Fernando de Menezes, Pedro Cesar de Menezes, Ruy Fernandes de Almada, Rodrigo de Figueiredo, D. Diogo de Menezes, e Antonio de Miranda Henriques, pessoas nas quaes concor-

riao merecimentos para aquella occupação.

As domesticas dissensoens, e os extraordinarios dissabores, que a Rainha D. Luiza experimentou depois, que El Rey D. Affonso entrou a governar, excedendo a mesma tolerancia, com que as dissimulava a prudencia desta sábia Heroina, a obrigarao a recolherse no Mosteiro das Agostinhas Descalças no anno de 1663 para acabar a vida neste retiro, como já temos referido. O Infante D. Pedro revestido de huma natural modestia, sentia em extremo os dissabores da Rainha sua mãy, que nao podia remediar, nem menos os desabrimentos, que experimentava em ElRev seu irmao. Continua. vao os Gentis-homens da Camera no serviço do Infante, excepto o Conde da Ericeira, que por justo motivo se havia despedido delle, quando foy nomeado Simao de Vasconcellos, Gentil-homem

da Camera, e Governador da sua Casa, occupa. ção, que privava quasi totalmente aos Gentis-homens da Camera das suas prerogativas; e assim se forao feparando do ferviço do Infante, Pedro Cesar de Menezes, Jorge de Mello, Rodrigo de Figuei. redo, Antonio de Miranda, D. Diogo de Menezes, e Ruy Fernandes de Almada, que foy occupado na Presidencia da Camera, e no seu lugar foy nomeado seu filho Christovao de Almada, e ao mesmo tempo em Secretario do Infante, de que se havia escusado Antonio Cavide, Joao de Roxas de Azevedo, entao Desembargador dos Aggravos, e depois Desembargador do Paço, e Secretario da Asfignatura, merecedor de todos os grandes empregos.

Adiantava-se o Infante nos annos, e juntamen- Ericeira, Portug. Refte no conhecimento, do que convinha à sua cons- taurado, tom.2. liv. 9ciencia, e à sua reputação para se separar dos escrupulosos divertimentos del Rey; e assim sem que faltasse ao respeito, se foy desviando quanto lhe foy possivel da sua assistencia, gastando o tempo proveitosamente na lição da Historia, e no conhecimento pratico das fortificações. Jogava as armas com admiravel destreza; no manejo dos cavallos se havia tao bizarro, como sciente; frequentava a caca destro, e robusto, e a estas, e a outras louvaveis doutrinas o inclinava a vigilancia, e cuidado de seu Mestre Francisco Correa de Lacerda. quando estes exemplos poderiao servir a ElRey de huma

huma louvavel emulação às virtudes, degenerarão em inveja, que se augmentou de sorte, que sendo publico o desprazer, cresciao as circunstancias do desabrimento; e quando podiao ser perigosas as consequencias da Monarchia em tempo tao delicado, brilhou de sorte a modestia do Insante, que conseguio resistir aos combates de tao poderosos inimigos, evitando huma satal ruina, e tirando dos perigos huma immortal Coroa.

No anno de 1666 acompanhou o Infante a ElRey a Salvaterra, aonde tiverao a noticia, de que aggravando-se as queixas da Rainha sua mãy, sicava já deplorada, e sem esperanças de vida: neste estado escreveo a seus filhos por ultima despedida, e a Carta, que mandou ao Infante, dizia:

"Filho, o tempo, que me póde durar a vi"da, he tao pouco, que por instantes me vejo aca"bar. Sou vossa mãy, e estando de caminho pa"ra a sepultura, não vos quero deixar sem a minha
"benção. Com ella vos encommendo o temor de
"Deos, e a obediencia de vosso irmão, em que
"vos sica toda a felicidade; e ultimamente, que de"pois da minha morte vos sembreis da minha al"ma, que tudo deveis ao meu amor. Deos vos
"guarde felices, e dilatados annos. Xabregas 26
"de Fevereiro de 1666.

#### RAINHA.

Causou ao Infante grande sentimento esta Car-

ta, augmentando-selhe na dilação, com que desejava partir no mesmo instante a tomarlhe a benção, o que lhe impedio outros motivos, que ainda accrescentavão mais a sua dor, e havendo de lhe responder, mandou por Simão de Vasconcellos, Governador da sua Casa, huma Carta para a Rainha,

que he a seguinte:

"Minha mãy, e Senhora, se em tao poucas , regras pudera explicar as ancias, com que fica o , meu coração, depois de haver recebido a Carta, , que Vossa Magestade me fez merce escrever, co-"nhecera Vossa Magestade o como correspondem , as lagrimas exteriores ao sentimento, que a al-, ma padece na consideração da falta de huma tão , grande mãy, como Vossa Magestade; e de hum " tao obediente filho, como eu sou, se póde crer, , que pela doutrina de Vossa Magestade nao falta-, rey nunca no temor de Deos, e na obediencia , del Rey, meu Senhor. Fio da misericordia Di-,, vina, que me nao castigue tao rigorosamente, e , que ha de dilatar a V. Magestade por muitos an-, nos a vida, que hey mister. A Real pessoa de , V. Magestade guarde Deos como eu mais, que , todos desejo. Salvaterra 26 de Fevereiro de 1666. " Filho mais obediente de Vossa Magestade.

#### O INFANTE.

Esta Carta, que chegou juntamente com a delRey, ouvio a Rainha ler com grande ternura, conhe-

conhecendo-se huma ancia de ver seus filhos antes de espirar. Os quaes chegarao a tempo, em que já destituida de forças, não lhe pode responder mais, que com os affectos, que se lhe observarao nos olhos, e beijandolhe a mao o Infante com copiofas lagrimas, por testemunho do seu amor, se recolheo com ElRey ao Paço. Com a morte da Rainha experimentou o Infante mayor contradição, feguindo-se a hum pezar outros; porque ElRey dominado dos seus divertimentos, havia entregado o governo ao Conde de Castello-Melhor, que com a morte do Conde de Atouguia, e haver ElRey mandado para o Castello da Feira a Sebastiao Cesar de Menezes, ficou o Conde de Castello-Melhor com absoluto dominio na Monarchia, e desembaraçado de toda a controversia, e para se livrar do cuidado, que o Infante lhe poderia causar, pois via, que se adiantava nas virtudes, entendeo, que o segurava com a affiftencia de seu irmao Simao de Vasconcellos, a quem o Infante estimava; porém em breve tempo conheceo o seu engano, porque o Infante vendo-se com poucos criados ao tempo, que se esperava a Rainha, pedio licença a ElRey para nomear Gentis-homens da Camera, a qual lhe concedeo, e assim nomeou a Dom Luiz da Sylveira, Conde de Sarzedas; a Miguel Carlos de Tavora, (depois Conde de S. Vicente) General da Artilharia da Provincia de Traz os Montes; a D. Vasco Lobo, Conde de Oriola, e Barao de Alvito; e a D. Lou-

Lourenço de Lencastre. Publicada a nomeação, passou o Infante à Camera del Rey a agradecerlha, e lhe respondeo, que tinha motivos para dilatarlha, mas que lhe concedia a nomeação dos dous ultimos, o que o Infante nao aceitou, sem lhe conceder a dos outros dous. Sentio o Infante esta novidade, e sem mostrar perturbação alguma sahio da presença del Rey, a quem com a noticia, que no dia seguinte chegara de haver a Rainha partido de Pariz, tornou com novo motivo a fazer nova inftancia a ElRey, que lhe respondeo com tanto desabrimento, que o Infante se vio precisado a separarse (fóra das funções publicas) totalmente da sua assistencia, e deste seu retiro se levantarao novas dissenções; porque se espalhou no povo, que o Infante pertendia, revestido de modestia, e assabilida. de, ganhar os animos dos mal fatisfeitos da condiçao delRey, e excessos do seu governo; e diz o

Conde da Ericeira, que este temor veyo a ser a Ericeira, Portug. Refprimeira disposição, que tiverão os espiritos dos taur. liv. 12. pag. 822. Varoens esclarecidos, e prudentes a livrarem o sitano, lib, 10. F.450.

Reyno do precipicio, a que caminhava.

Neste tempo chegou ao porto de Lisboa a Rainha D. Maria Francisca Isabel de Saboya, como deixámos referido no Capitulo antecedente; e havendo de voltar a Armada de França, de que era General o Marquez de Ruvigni, pedio audiencia ao Infante para lhe fallar, e despedirse. Achava-se a sua Casa sem mais criados, que D. Rodrigo de Tom. VII. Mene.

Menezes, porque naquelle tempo haviao adoecido Simao de Vasconcellos, e Christovao de Almada: pelo que mandou ElRey a alguns Grandes. que affistissem na casa, em que o Infante dava audiencia ao General. Acabada esta função, mandou o Infante ao seu Secretario Joao de Roxas de Azevedo, dissesse ao Conde de Castello-Melhor, que representasse a ElRey, lhe permittisse poderem as. sistir no seu servico os Gentis-homens da Camera, que havia nomeado; porque era contra o seu decóro, que faltandolhe criados proprios, ficar dependente dos que o nao erao, para lhe assistirem nas

funções publicas.

Descuidou-se o Conde de Castello-Melhor de fazer a diligencia, de que o Infante se deu por mal satisfeito; porque quando o sez soy inutilmente, pois havendo-se encontrado o Infante com ElRey na praya da Junqueira a tempo, que nao havia precedido a diligencia, de que tinha encarregado ao Conde de Castello-Melhor, lhe disse ElRey severo, que pois tinha dado em ser teimoso, que elle tambem estava determinado em teimar. O Infante lhe respondeo, que nao havia dado causa alguma para aquella proposição, nem podia entender pudesse nascer mais, que da instancia, que havia feito para se servir dos criados, que havia nomeado com permissao de Sua Magestade; e que sendo tao benemeritos, como todos reconheciao, privallo da assistencia delles, nao podia ter outra causa, do

que a de o desgostarem, e que sem criados nao podia affistir na Corte com aquelle decóro, que era justo: pelo que pedia licença a Sua Magestade para se retirar della. ElRey lhe respondeo, que elle o nao mandava sahir da Corte, mas que se guizesse, o podia fazer. Beijoulhe o Infante a mao com a resolução de se recolher à Quinta de Quéluz tanto, que passasse a entrada publica dos Reys na Corte, entendendo prudentemente, que seria justamente notado se faltasse a assistir a ElRev em quanto estava com a Rainha em Alcantara. Dilatou-se o Infante, e ElRey motejando a sua dilação, lhe disse por varias vezes, como nao havia partido, a quem respondeo com modestia, que a causa era sómente por nao faltar à obrigação de acompanhar a Sua Magestade no dia, que entrasse em Lisboa. Nao pezava ElRey as graves consequencias, que se podiao seguir dos pezares, que dava ao Infante, o qual sentia interiormente tudo quanto podia, ainda que algumas vezes desaffogava o seu sentimen-

Passava hum dia o Infante da Quinta, em que estava, para a del Rey, em hum coche, em que o acompanhava D. Rodrigo de Menezes, e Simao de Vasconcellos, e disse, que estava persuadido, de que em todo o desabrimento, que reconhecia em El Rey, era comprehendido o Conde de Castello-Melhor, porque os assectos naturaes del Rey erao a seu savor, antes de communicados; e depois Tom. VII.

todas as resoluções erao contrarias: pelo que solgaria, que Simao de Vasconcellos dissesse a seu irmao, que puzesse cuidado em emendar tantos desacertos, porque o nao precisassem a tomar outra resolução. Simão de Vasconcellos, que era de natural arrebatado, quando devia brandamente moderar o dissabor do Infante, atalhando as consequencias, que poderiao feguirfe, lhe disfe, que visto Sua Alteza fazer tao contrario conceito, do que feu irmao merecia, se achava obrigado a despedirse do seu servico. O Infante revestido de prudencia lhe respondeo, que o advertia lhe nao tornasse a fallar por aquelles termos. Porém cego da paixão replicou, que estava firme na resolução, que profe-O Infante lhe disse, que a considerasse bem, para o que lhe dava de prazo o tempo, que se detivesse no Paço, e que se o nao achasse moderado, como esperava, que estivesse certo, que a porta, que tantas vezes achara franca para entrar, havia de experimentar cerrada para sempre. E quando erao bastantes para moderar a colera de Simao de Vasconcellos as prudentes palavras, com que o Infante pertendeo modificalla, levado della, nao esperou, que o Infante voltasse para o acompanhar até o coche, e depois de haver aquelle entrado nelle, lhe ordenou tomasse o seu lugar, e escusando-se de lhe obedecer, instou o Infante, e nao se persuadindo, mandou andar o coche com firme resolução de o nao admittir mais ao seu serviço, para o que se

nao deixou vencer das diversas diligencias, que depois se fizerao para o obrigarem a mudar de resolucao, com grande sentimento do Conde de Castello-Melhor, que bem via, que a colera de seu irmao era a primeira porta, por onde entrava a desgraça, abatendo a sua fortuna; pois tinha por infallivel, que o Infante nao havia de despedir a Simao de Vasconcellos sem causa justificada, e que em quanto elle continuasse na sua assistencia, raras serias as pessoas, que se resolvessem a tratar com o Infante cousa alguma, que nao fosse a favor do Conde, o qual depois de ter tentado todos os caminhos para moderar o Infante, tomou a resolução de lhe fallar, buscando o pretexto de lhe communicar alguns negocios politicos. Assim foy huma tarde à Quinta buscar ao Infante, e depois de huma larga oração, em que referio os serviços, que havia feito ao Reyno, e os que particularmente fizera ao Infante, concluîo, pedindolhe fosse servido de se persuadir da sua syncera justificação, admittindo-o na sua graça, e no seu serviço a Simao de Vasconcellos. O Infante lhe respondeo, referindo, que as repetidas semrazoens, que tinha experimentado em ElRey, tinhao sido o motivo do seu justo escandalo, e que fe elle conhecera o industrioso author daquella zizania, com a vida lhe fizera pagar os seus atrevidos desconcertos; porém se o Conde se pertendia justificar no que lhe havia relatado, na sua mao tinha o remedio, moderando as acções del Rey, governavernadas conhecidamente pela sua direcção; e que conseguida na experiencia a sua diligencia, daquel-le ponto se esqueceria totalmente de tudo o que havia passado, dando-o inteiramente por justificado, e que para entao reservava respondershe sobre tornar a admittir ao seu serviço a Simao de Vasconcellos.

Nao tirou o Infante fruto algum desta pratica, porque nao experimentou mudança alguma no trato del Rey, motivo, que lhe augmentou o escandalo, e o sentimento. Nao achou entao o Conde inconveniente em o Infante se apartar da Corte, como depois conheceo; e assim nao lhe embaraçou a partida, como pudera. Sahio o Infante da Corte-Real para Quéluz acompanhado fómente de Dom Rodrigo de Menezes, e da familia inferior; porque Christovao de Almada estava mal convalecido de huma queixa, que padecera, e Simao de Vasconcellos se havia separado do exercicio de Gentil-homem da Camera. Tanto, que na Corte se espalhou a noticia da ausencia do Infante, pasfarao a Quéluz aquelles mesmos, que sem attenção a dependencias, costumavão assistirlhe na Corte-Real. Causou esta novidade perturbação no Reyno, e nos Castelhanos, que estavao prisioneiros, huma alegre esperança, de que por huma guerra civil poderiao conseguir pelos mesmos Portuguezes, o que em vinte e seis annos não puderão alcançar as suas armas.

O Conde de Castello-Melhor conhecendo na deliberação do Infante o perigo, que ao principio desprezara, entrou em justo cuidado, como quem reconhecia tambem a incapacidade delRey; eponderando maduramente a delicadeza da materia, buscou todos os caminhos para persuadir ao Infante voltasse para a Corte, e com effeito valendo-se de huma opportuna occasiao, que se lhe offereceo na queixa da Rainha, conseguio por ella, que o Infante ficasse na Corte, ao menos o tempo, que lhe durasse a molestia, como já deixamos referido. Nos dias, que o Infante se deteve, crescerao as negociações, e ultimamente se lhe propoz, que para se desvanecer o principio da desconsiança da falta, com que se achava de Gentis-homens, que contentando-se com quatro, os poderia nomear, nao entrando nelles o Conde de Sarzedas, e Miguel Carlos de Tavora. Este meyo pareceo difficultoso ao Infante, porque tinha empenhado a sua palavra na nomeação dos primeiros Gentis-homens, dignos por virtudes, e grande qualidade de toda a attenção; porém ponderando as consequencias, que se seguiao da separação, em que estava del-Rey, que todas resultarias em damno da Monarchia; porque já constava, que os Castelhanos punhao toda a diligencia em fomentar a discordia, superando todos os embaraços com beneplacito dos mesmos excluidos, nomeou para seus Gentis-homens da Camera a Luiz Alvares de Tayora, Conde de S. Joao; a D. Joao Mascarenhas, Conde da Torre; a Luiz da Sylva Tello, Conde de Aveiras, e Regedor das Iusticas; e a Manoel Telles da Sviva. Conde de Villar-Mayor. Não foy do agrado del-Rev esta eleição, nem dos Ministros, que familiarmente lhe assitiao; mas por se evitar outros novos inconvenientes, ficou approvada por ElRey, evoltou o Infante para o Paco da Corte-Real com geral satisfação da Corte, e do Reyno, mandando-se suspender as prevenções, que se haviao mandado fazer na Villa de Almada, onde determinava passar o Inverno. No dia seguinte, em que entrarao os Gentis-homens da Camera, se despedio do serviço do Infante Christovao de Almada, que era muy parente do Conde de Castello-Melhor, com termos tao cortezãos, e pretextos tao decorosos, que o Infante os louvou, confessando o muito, que sempre se dera por satisfeito da sua assistencia, pelo amor, e zelo, e acerto, com que o servira; o que acreditou depois no serviço das Rainhas D. Maria Francisca, e D. Maria Sofia, logrando nas affistencias do Paço, as acclamações de singular Cortezão.

Nao durou muito esta serenidade, porque soy alterada logo com novas desconsianças, pois a aversao, que ElR ey mostrava ao Insante, era já publica, ainda que este a dissimulava com rara prudencia, e ao mesmo tempo cresciao as desordens, de sorte, que chegarao a violar o soberano respeito da Rainha, nao só em domessicos dissabores, mas

ainda

ainda na imprudente inadvertencia, com que o Secretario de Estado Antonio de Sousa de Macedo se houve com a sua Real pessoa, fallandolhe com desconcertadas vozes, e pertendendo-a deter quando nao o querendo ouvir, lhe voltou as costas, o que com escandalo universal se sentio, e mais quando se determinou satisfazer à queixa da Rainha com se mandar abster a Antonio de Sousa do officio de Secretario por poucos dias para logo tornar ao exercicio da sua occupação. Fazendo-se ainda mais sensivel entre tantas desordens, ver o quanto se augmentavão, o que o Insante pertendeo atalhar pelo modo mais suave, livrando o Reyno dos eminentes perigos, a que por outro modo ficava exposto.

Erao grandes as desordens, e já passavão a escandalo universal, de sorte, que o Infante estimulado daquelle excesso, e de outros, que se haviao executado contra o decóro da sua pessoa, e o risco a que estava exposto o Reyno, que tao vigorosamente havia sido combatido de seus inimigos, se determinou depois de ter louvavelmente sofrido a irregularidade do humor, que dominava o animo inconstante, fogoso, e colerico del Rey, a livrar a patria do precipicio, a que caminhava. Communicou a resolução, em que estava, aos Gentis-homens da sua Camera, a seu Mestre Francisco Correa de Lacerda, ao seu Secretario Joao de Roxas de Azevedo, que ajustarao se communicasse ao Marquez Tom. VII. Kkk de

de Marialya, ao Conde de Villa-Flor, ao Conde de Sarzedas, a Miguel Carlos de Tavora, Luiz de Mendoca Furtado, Francisco Correa da Sylva, e D. Joao da Sylva, e estes a seus amigos, e parentes, e ao mesmo tempo a Dom Luiz de Menezes, que se achava desterrado na Villa de Santarem por esta causa, donde logo veyo occulto a casa de D. João da Sylva, participando-se ao Duque de Cadaval, que havia poucos dias tinha chegado da Praca de Almeida, onde injustamente tinha estado desterrado; e todos os referidos, e outros muitos se forao unindo à justa resolução do Infante, dispondo-se a fórma de se executar com o segredo, que necessitava materia tao grave. Com tudo não forao estas disposições tao occultas, que nao chegassem, ainda que confusamente, à noticia do Conde de Castello-Melhor, que persuadindo-se ser elle o alvo, contra quem se movia toda aquella machina, se resolveo a armar o Paço com todas as chamadas patrulhas delRey, dobrar as guardas, e ter prompta a Cavallaria nos quarteis. Estas demonitrações, não occultas, escandalizarão de sorte o animo do Infante, que fazendo aviso aos Fidalges já nomeados, e de mais ao Conde de Villa-Verde, achando-se todos na Corte-Real, se resolveo fazer por escrito huma larga proposta a ElRey, que continha o seu sentimento em ver se armava o Paço, novidade já mais vista até aquelle tempo em Portugal, e resolução, que o deixara muy confuso, por fa

se lhe nao participar o motivo; mas que recorrendo aos antecedentes, já executados contra o seu respeito, entendia nao haverem nascido das resolucões de Sua Magestade; e assim estava no inteiro conhecimento, de que aquella demonstração tão arrojada fora effeito do mesmo author das machinas antecedentes, que elle havia desprezado; e com outras razoens reverentes concluía, que proftrado aos Reaes pés de Sua Magestade, a quem respeitava como Rey, e amava como irmao, lhe rogava quizesse apartar da sua affistencia ao Conde de Castello-Melhor, ao qual como a primeiro Ministro devia attribuir aquella tao desusada novidade, executando nelle hum exemplar castigo, com que ficasse satisfeita a culpa commettida contra o feu decóro: e que succedendo, o que elle nao esperava, nao deferir Sua Magestade a tao justa supplica, se veria precisado a tomar a resolução de passar a Reynos estranhos.

Mandou o Infante aquelle papel por Joao de Roxas seu Secretario, que o entregou a ElRey, o qual sem o ver, o deu ao Conde de Castello-Melhor, e juntando-se o Conselho de Estado na presença delRey, e da Rainha, se procurou moderar o Infante com se lhe mandar dizer pelo Marquez de Marialva, que por justas razoens ElRey mandara armar o Paço, e dobrar as guardas, e que o Marquez procurasse modo de ver se o Infante admittiria a demonstração de o Conde de Castello-

Tom.VII. Kkk ii Me.

Melhor ir beijarlhe a mao, e deitarse aos seus pés, para que contlando ao Mundo aquella submissao do Conde, ficasse dissipada a queixa do Infante, e justificado o procedimento do Conde. Aceitou o Marquez a commissão, de que nada conseguio; porque o Infante justamente mostrou, que a sua queixa pedia outro genero de satisfação, da que se lhe infinuava, com tanta constancia, que accrescentou em ElRey o receyo, e no Conde de Caftello-Melhor mayor cuidado na desgraça, que o ameaçava.

O Infante vendo, que nao era a todos mani-Portuga! Reslaurado, sesta a razao do seu sentimento, se deliberou a dar tom. 2. liv. 12. p. 862. Contra acc. Tribunaca acc. Servala de Contra acc. conta aos Tribunaes, ao Senado da Camera, e Casa dos Vinte e Quatro, manisestandolhe as justificadas razoens da tua queixa, e de tudo quanto havia representado a ElRey; e no mesmo dia, que forao estes papeis, mandou recado aos Conselheiros de Estado, e mais Nobreza, que lhe fossem fallar, e a todos os que chegarao à sua presença, informou individualmente de tudo o que havia passado. Chegou à noticia del Rey o caminho, que o Infante tomara de satissazer à Corte, e ao Reyno todo do seu justificado procedimento, e ordenou ao Marquez de Marialva, ao Marquez de Sande, e Ruy de Moura Telles, que da sua parte dissessem ao Infante, que tanto, que lhe manisestasse a pessoa, que conspirava contra a sua vida, sem dilaçao a mandaria juridicamente examinar, e que se-

ria

ria logo castigado o delinquente, ou convencido o delator de faltario; e que era razaó, que entendesse o quanto convinha à conservação do Reyno a sociedade de ambos. O Infante reconhecendo as dissimulações daquellas propostas concluso, que não podia haver razaó para se tratarem materias taó graves, permanecendo o Conde de Castello-Melhor no lugar, que occupava de primeiro Ministro, sendo já notorio, que se constituía parte, porque do seu poder eraó todos dependentes para a liberdade, dos que houvessem de ser Juizes naquella

materia, sem o soborno da dependencia.

Nao conseguido o sim daquelle meyo, nem de outros, que entao se tomarao, para que ElRey separasse da sua assistencia ao Conde de Castello-Melhor, chegando a declarar, que aquelle pleito do Infante era seu, e nao do Conde, prohibio a muitos Fidalgos a affiftencia do Infante, e já dominado da colera mandou chamar o Juiz, e Escriva do Povo, a quem notificou o que havia resoluto. Ao mesmo tempo se despacharao proprios a todos os Governadores das Armas, a quem ElRey escreveo a resolução, que havia tomado, e com especialidade ao Conde de S. Joao, ordenandolhe, que nao se apartasse da sua Provincia sem expressa ordem sua. E mandando participar ao Infante a referida resolução, a qual communicou, aos que mais familiarmente lhe assistiao, com admiravel constancia, e valor invencivel, ret-

pendeo

pondeo a ElRey, o que contém o papel seguinte:

#### SENHOR.

, Pelos Conselheiros de Estado, o Marquez , de Marialva, o Marquez de Sande, e Ruy de , Moura Telles, foy V. Magestade servido man-, darme dizer, que tinha resoluto, que o Conde , de Castello-Melhor nao sahisse desta Corte para , o fim de se apurar a verdade das minhas queixas, , fundando-se Vossa Magestade nos pareceres dos , Letrados, que foy servido mandar consultar, cu-, jos votos me trouxerao, dizendome juntamente, , que Vossa Magestade me ordenava, que me re-, solvesse a responder logo, por quanto o Reyno , nao podia estar na perturbação, em que se acha-,, va; e reconhecendo, que sou obrigado a me ac-, commodar com a resolução de Vossa Magestade, , como fiz em todas as minhas acções, parece que , sempre me fica salva a liberdade para pedir a V. , Magestade com todas as veras seja servido tornar , a mandar pezar esta materia, pois sendo licito em , negocio de menor importancia, quanto mais o fe-"rá neste, cujas consequencias levaő infallivelmen-, te a perder hum unico Infante, irmao, e fidelissi-"mo Vassallo de Vossa Magestade? E infiro desta "resolução, que o intento, a que se encaminha, ,, he averiguarse a minha queixa com mao armada, , querendo-se com a violencia amedrentar os aninos,

"mos, e disputarse huma materia Civil, em que " se entrou a votar com exquisitas diligencias ante-, cedentes a som de tambores, e trombetas, vendo-" se no congresso a minha proposição tão apressada-"mente, que alguns, dos que votarao, a nao per-" ceberao, como se vê das declarações, que depois "fizeraő; e os que votaraő a favor do Conde de , Castello-Melhor, tomarao fundamentos contra a verdade, do que eu pedia, e contra o effeito, " que de o conseguir resultava; porque nem eu pe-, dia, que o Conde se desterrasse, nem de se apar-, tar por alguns dias da affistencia de Vossa Mages-"tade, como eu procurava, se lhe seguia perigo , na honra, e neste sentido ficava satisfeita a justi-, ça; porque se acaso se provasse a sua culpa, justo , era, que perdesse honra, e vida; e quando se nao , averiguasse, tornaria para o seu lugar muito mais " acreditado, do que se apartara delle: o que sup-"posto parece, que com pressa, e perturbação se " considerarao os fundamentos de tao grave nego-"cio; e deve-se inferir, que melhor o penetrarao os "Doutores Martim Affonso de Mello, Joao de "Roxas de Azevedo, e Pedro Fernandes Montei-,, ro, mostrando este ultimo com a pratica de vin-, te e sete annos, que tratou o crime de Magesta-" de offendida, o exemplo de Francisco de Luce-"na, que bastarao as queixas de alguns Fidalgos , particulares para ser posto em custodia em huma " prizao; e resolve-se agora, que nao basta a mi-, nha

nha queixa para que o Conde se retire das suas , occupações por alguns dias, deixando por defen-, for da sua innocencia nao menos, que o savor, , e grandeza de Vossa Magestade, e a seus Reaes , lados seus parentes, confidentes, e feituras, cujo numero accrescentou neste mesmo tempo a per-, turbação publica, achando, que era melhor ficar " com a nota, de que se desviava da averiguação, , que porse em hum perigo da prova, e conseguio, , que Vossa Magestade declarasse ser a sua causa , particular, propria de Vossa Magestade, sendo , eu o contendor queixoso; mostrando Vossa Ma-, gestade nesta resolução, que são os interesses do "Conde inseparaveis da Coroa, ainda a respeito , meu, unico Infante, e hoje immediato successor , de Vossa Magestade em quanto à successão, que " espero ha Vossa Magestade de conseguir o nao , alterar, e crescendo de sorte o savor, que Vossa " Magestade lhe saz, que sobio a prohibir V. Ma-" gestade, que nao viessem assistirme aquelles Fi-, dalgos, que o costumavao fazer, armando-se, , com nota de minha pessoa, e de toda a Nobreza, , o Paço, e Corte com Cavallaria, e Infantaria, , justificando-se agora aquella minha primeira quei-, xa, que posto, que Vossa Magestade entendesse , fora outra a causa, verifica o successo, que aquel-"le seria o pretexto, com que Vossa Magestade " fora persuadido; pois com evidencia se alcança, ,, que sao contra mim as armas, que se preparao; " por-

" porque, ou eu sou author, e causa de motim, ou " entro no perigo delle? Se o primeiro; contra mim " se tomao as armas: se o segundo; eu sou huma " das pessoas Reaes, a quem se havia desender, por , cuja causa devia Vossa Magestade mandarme cha-, mar para me advertir, que me segurasse do peri-, go, que nos ameaçava, e para me mandar, que " fosse o primeiro, que assistisse à desensa da Casa , Real, e a este passo se me devia dar parte, de , que por crescer o receyo, se accrescentao as pre-" venções no augmento das armas, e como todo o procedimento deste successo tem sido tao con-, trario, venho claramente a conhecer, que todo "este ruidoso estrondo das armas he contra mim, e , que por minha causa à vista da Nobreza, e Povo , deste Reyno se atemoriza, e perturba o estado "politico, para que se nao obre com o juizo livre " em huma causa, em que he parte hum irmao de , Vossa Magestade: porém, Senhor, a fortuna des-, te titulo, e o alento deste sangue me fazem des-"prezar as armas, que me ameação, e sendo tao " estimavel, rasgara as veas para o esgotar, senao " correspondesse às obrigações, com que nasci, pa-", ra imitar os Reys progenitores de Vossa Mages-" tade; e por conclusao torno com todo o devido ", respeito assegurar a Vossa Magestade, que se V. "Magestade for servido resolver, que se me negue ", o que tenho proposto, que sem falta alguma bus-, carey em domicilio alheyo a igualdade da justiça, Tom. VII. ,, que

que me falta na Patria propria, onde ao menos , terey fegura a minha vida, a dos meus criados, , e a das mais pessoas, que generosamente perten-, dem acompanharme, e terey por premio desem-, baraçar o Reyno, e Vassallos de Vossa Mages-, tade da perturbação, que padecem.

Manifesta a resolução do Infante sahir da Cor-

te, se della nao separassem ao Conde de Castello-Melhor, se introduzio na Nobreza, e Povo hum bem fundado zelo de atalhar os inevitaveis damnos. que se poderiao seguir, o que obrigou a ElRey a escreverlhe huma Carta, supposto, que chea de expressoens muy affectuosas, não lhe offerecia partido algum, que pudesse suavisar a resolução, que tinha determinado. Esta demonstração fez de novo conhecer ao Infante serem escusadas todas as diligencias, e assim respondeo a ElRey com o ultimo desengano da sua partida. Nesta grande confusao se achava a Corte no anno de 1667, e ao mesmo tempo embaraçado todo o Reyno, quando o Conde de Castello-Melhor com resolução admiravel, e a todas as luzes grande, se determinou a sacrificar os interesses proprios pela saude da Patria, cedendo às proposições do Infante, persuadido das prudentissimas negociações da Rainha, que era dotada de grandes virtudes, e de sublime talento; e querendo atalhar as terriveis consequencias, que ameaçavao ao Reyno com a ausencia do Infante, lhe mandou dizer pelo seu Confessor o Padre Francis-

co de Ville, da Companhia de Jesus, que antes de pôr em execução a fua jornada, ella desejava satisfazer com a sua mediação as suas justas queixas. O Infante com admiravel respeito respondeo o quam prompto estava para obedecer a Sua Magestade; e assim se esfeituou o negocio, sahindo o Conde de Castello-Melhor da Corte, e em pouco tempo incognito do Reyno, que havia governado com grande fortuna, e acerto, acreditando depois nas Cortes Estrangeiras, onde residio, o seu admiravel talento, e amor da Patria.

Pertendeo o Infante congraçarse com ElRey apartandolhe todo o receyo, e desconfiança, que se lhe havia introduzido; porém por mayores, que forao as diligencias, que o Infante fez, todas sahirao baldadas; porque ElRey inspirado dos que o dominavao, faltava ao reconhecimento do carinho, e submissao, com que o Infante o respeitava; de forte, que considerado com maduro conselho o estado, em que se achava o Reyno com a incapacidade natural del Rey, havendo-se já retirado a Rainha para o Mosteiro da Esperança, e convencido o Infante de tao justificados motivos, se resolveo a libertar a Patria da oppressão, que padecia, depois de haver ElRey feito desistencia do Reyno na pessoa do Infante. Deu este principio ao seu governo por hum Decreto, que mandou aos Tribunaes, Prova num. 69. que he hum Manifesto da sua recta intenção, e huma admiravel prova do justificado motivo de se en-

Lllii

Tom. VII.

car-

carregar da Regencia do Reyno, em quanto as Cortes não tomassem assento no modo do governo.

Foy passado a 24 de Novembro de 1667.

Convocarao-se Cortes, em que o Infante soy jurado Principe, e successor da Coroa na tarde de 27 de Janeiro de 1668, na qual baixou do seu quarto acompanhado dos Officiaes da Casa, e dos Grandes, e Titulos do Reyno, vestido de pinhoella negra guarnecida de rendas de ouro, e por cima outras negras, chapeo negro com duas rosas de renda de ouro, volta Franceza, e punhos com rendas bordadas, e no peito o habito de Christo de diamantes prezo de fitas negras, e encarnadas, espada dourada, e meyas negras. Hia diante o Duque de Cadaval D. Nuno Alvares Pereira de Mello, do Conselho de Estado, fazendo o officio de Condestavel destes Reynos, e logo se seguia o Mordomo môr D. Joao da Sylva, Marquez de Gouvea, do Conselho de Estado, e Presidente do Desembargo do Paço, e adiante D. João Mascarenhas, Conde de Sabugal, que fazia o officio de Meirinho môr, continuando-se assim os Officiaes da Casa com as infignias dos feus cargos, e entre elles vinhao os Grandes do Reyno sem precedencia, todos vestidos com custosas galas, collares, e cadeas ricas, e descobertos, como he costume em semelhantes autos. A traz de Sua Alteza hia o Conde de S. Joao Luiz Alvares de Tavora, Gentil-homem da sua Camera, e do Conselho de Guerra, que estava de sema-

Auto do Jurament. Impresso em 1669.

semana, e sez o ossicio de Camereiro môr, e Dom Francisco de Sottomayor, Bispo de Targa, o de Capellao môr, e os Sumilheres da Cortina. Sentado Sua Alteza, se poz à sua mao direita na ponta do estrado pequeno o Duque de Cadaval, que sazia o officio de Condestavel, e de traz da cadeira o Conde de S. Joao, que fazia o officio de Camereiro môr, e da parte esquerda o Mordomo môr com a sua insignia na mao, e logo mais abaixo o Meirinho môr, e no meyo do estrado hum pouco para a parte esquerda o Secretario de Estado Pedro Vieira da Sylva, do Conselho de Sua Magestade. E tendo todos tomado os lugares, que lhe competiao, depois de fazer a falla D. Manoel de Noronha, Prior môr da Ordem de Santiago, Bispo eleito de Viseo, leo o Secretario de Estado a fórma do juramento, que he a seguinte:

"Juramos aos Santos Euangelhos corporal"mente com nossa mãos tocados, e declaramos,
"que reconhecemos, e recebemos por nosso verda"deiro, e natural Principe, e Senhor, ao muito al"to, e muito excellente Principe D. Pedro, filho
"legitimo delRey D. Joao IV. e da Rainha D.
"Luiza sua mulher, e irmao do muito alto, e mui"to poderoso Rey D. Assonso VI. nosso Senhor,
"seu verdadeiro, e natural successor na Coroa des"tes Reynos, e como seus verdadeiros, e natu"raes subditos, e Vassallos, que somos, lhe saze"mos pleito, e homenagem, e promettemos, que
"depois

, depois dos dias de Sua Magestade, falecendo sem , filhos legitimos o reconheceremos, e receberemos , por nosso verdadeiro, e natural Rey, e Senhor , destes Reynos de Portugal, e dos Algarves, da-, quem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Gui-", né, e da Conquista, Navegação, Commercio de "Ethiopia, Arabia, Persia, e India, &c. e lhe obe-, deceremos em tudo, e por tudo, e a seus man-, dados, e juizos no alto, e baixo, e faremos por , elle guerra, e manteremos paz a quem nos man-, dar, e nao obedeceremos, nem reconheceremos ,, outro algum Rey, falvo a elle, e tudo o fobre-, dito juramos a Deos, e a esta Cruz, e aos Santos "Euangelhos, em que corporalmente pomos nossas "mãos, de assim tudo, e por tudo o guardar, e em " final da submissao, e obediencia, e reconhecimen-, to do dito Senhorio Real beijamos a mao a Sua "Alteza, que está presente."

Entrarao os Tres Estados do Reyno a dar principio aos congressos, propondo ao Principe sublimallo ao Throno pela notoria incapacidade de seu irmao; mas soy tal a sua modestia, que recusou o coroarse Rey, nao se deixando persuadir das repetidas instancias, com que as Cortes, em nome de todo o Reyno, lho pedirao, nao admittindo mais, que ser Governador do Reyno, e assim sendo já Principe: depois se determinou a tarde de 9 de Junho de 1668 em hum Sabbado, na qual os Tres Estados do Reyno sizerao o Juramento de

Auto do Juramento do Regente o Principe D. Pedro, impresso em 1669.

Regen-

Regente, e Governador destes Reynos, nao querendo usar de outro Titulo em quanto viveo ElRey seu irmao, sem embargo das vivas instancias, que depois se lhe fizerao nas Cortes do anno de 1674,

em que constantemente o recusou.

Havia-se neste mesmo anno de 1668 proferido a sentença do divorsio entre a Rainha D. Maria Francisca de Saboya, e ElRey D. Assonso VI. como já dissemos, e vendo-se a Rainha desembaraçada dos laços do matrimonio, mandou declarar aos Tres Estados do Reyno, que em virtude da sentença dada a seu favor, estava resoluta sem dilaçao voltar para França, o que nao podia pôr em execução, sem ser entregue da restituição do seu dote, e que reconhecendo a inteireza das Levs. e equidade dos Portuguezes, esperava se lhe fizesse sem demora a entrega. Quando a Rainha se recolheo no Mosteiro da Esperança, e principiou a causa do seu divorsio, mandou a França a Luiz de Verju, que assistia em Lisboa com o titulo de Enviado do Duque de Vandôme, para informar naquella Corte a ElRey, e a seus parentes das justificadas acções do seu procedimento, e com a certeza, com que se achava de ter a seu savor a sentença do divorsio, a qual tanto, que soy proferida, a mandou pela posta, e referindo, que muito tempo antes de ella tomar a resolução referida, era noto-1ia a incapacidade delRey.

Mandou-se entregar em cada hum dos Tres

Estados do Reyno, que estavao juntos em Cortes. o papel da Rainha com a copia da sentença dada a seu favor na separação do matrimonio. mente se entendeo, que convinha à conservação do Reyno, o celebrarse o casamento do Principe com a Rainha, não só pelas grandes virtudes, que nella resplandeciao, mas por se conseguir com mayor brevidade, sendo a sua Real pessoa a unica esperança da successão do Reyno, e tambem pela difficuldade, que se considerava em restituir com brevidade à Rainha o seu dote, que se havia dispendido nas guerras antecedentes; e assim depois de dilatadas conferencias, em que maduramente se considerarao todos os motivos, porque convinha este matrimonio ao Principe, sez cada hum dos tres braços dos Estados do Reyno a sua consulta ao Principe, em que ultimamente lhe pediao com grande efficacia se quizesse accommodar ao commum consentimento dos seus Vassallos, e ao mesmo tempo o Senado da Camera fez igual repre-O Principe depois de ver as propoftas, que lhe haviao feito, e fazer encommendar a Deos fervorosamente por pessoas de vida exemplar o acerto daquella resolução, ouvindo o parecer dos homens mais doutos, dos Ministros mais interessados no bem da Monarchia, e do Conselho de Estado, se conformou com o seu parecer, dizendo, que estava prompto para executar o que fosse mais do serviço de Deos, e utilidade do Reyno, precedendo

dendo a vontade da Rainha, a quem os Tres Estados, tanto que tiverao a reposta do Principe, representarao o desejo universal de todo o Reyno, e o quanto estimaria de a ter por Senhora; e ella depois de ter feito encommendar a Deos este negocio, que ponderou com a prudencia, de que era largamente dotada, respondeo, que obrigada do affecto, que devia aos Portuguezes, e das razoens politicas, que lhe representarao da conservação do Reyno, se ajustaria ao que parecesse mais justificado, e de mayor utilidade ao bem commum. Com a resolução da vontade dos Principes, e geral contentamento de todos os Vassallos, se determinou se fizesse o Tratado deste matrimonio, para o que o Prova num. 70. Principe nomeou por seus Procuradores ao Marquez de Niza, Conde da Vidigueira, Almirante da India, do Conselho de Estado, e Védor da Fazenda; e D. Rodrigo de Menezes, seu Gentil-homem da Camera, e seu Estribeiro môr; e a Rainha nomeou ao Duque de Cadaval, Marquez de Ferreira, Conde de Tentugal, do Conselho de Estado, e ao Marquez de Marialva, Conde de Cantanhede, do Conselho de Estado, e Védor da Fazenda. os quaes em virtude dos seus poderes ajustarao o Tratado deste Matrimonio a 27 de Março de 1668. A Princeza se dotou com hum milhao de cruzados da moeda do Reyno de Portugal, o qual dote quando veyo de França fora entregue aos Ministros deputados para o receberem: pelo que a Co-Tom. VII. Mmm roa

roa estava obrigada à restituição; e assim se dava por entregue da dita quantia. O Principe para mostrar a estimação desta alliança lhe dotou todas as Villas, terras, jurisdicções, e Padroados, com todos os mais, que possuira a Rainha D. Luiza sua mãy, e outras condições costumadas em semelhan-

tes Tratados, que se podem ver nelle.

No tempo, em que se concluia este Tratado em Portugal, succedeo acharse o Cardeal Duque de Vandôme, Legado à Latere em França, com poderes amplissimos do Papa Clemente IX. e em virtude delles, à instancia de Luiz de Verju, que fe achava na Corte de Pariz, já informado da vontade do Reyno para o effeito deste negocio, recorreo ao Cardeal Legado, o qual passou hum Breve, em virtude da sentença proferida a favor da Rainha na separação do matrimonio, no qual dispensava o impedimento da publica honestidade para se poder effeituar o casamento entre os Principes D. Pedro de Portugal, e D. Maria Francisca Isabel de Saboya, o qual foy passado em Pariz a 15 de Março de 1668. Com este Breve voltou pela posta a Portugal Luiz de Verju com Cartas del Rey de França, e de todos os parentes da Rainha, em que applaudiao o acerto da resolução do casamento do Principe, e foy recebido com geral contentamento na nossa Corte, e logo se dispoz a fórma da celebridade do casamento do Principe, que nao quiz entao mais, que as indispensaveis para a validade do Sacramen-

Prova num. 71.

to. Nesta conformidade, na primeira Oitava da Pascoa, que se contavao 2 de Abril de 1668, os recebeo o Bispo de Targa, que servia de Capellao môr, em virtude das procurações, que tinha do Principe o Marquez de Marialva, e da Rainha o Duque de Cadaval, a que sómente assistirao os Gentis-homens da Camera do Principe. Depois no dia determinado às tres horas da tarde fahio o Principe do Paço acompanhado de toda a Corte, e foy ao Mosteiro da Esperança, e apeando-se, achou a Princeza na Portaria, e fahindo della entrarao ambos os Principes no coche, e passarao para a Quinta de Alcantara, onde, tanto que chegarao, entrarao no Oratorio, em que esperava o Bispo de Targa, e receberao as bençãos matrimoniaes na fórma, que determina a Igreja, de que em breve se virao conseguidas felices esperanças da desejada successão na fecundidade da Princeza; a qual supposto, que no Breve do Legado do Papa lhe seguravão os Letrados a validade do matrimonio, com tudo querendo em negocio tao grave a mayor justificação, e a mayor segurança da consciencia, mandou a Roma ao seu Confessor o Padre Francisco de Villes, da Companhia, darlhe conta do que havia, para que o Papa declarasse tudo o que fosse mais conveniente, para que nao pudesse haver o menor escrupulo, ao que o Papa respondeo muy benignamente com hum amplo Breve, passado em Roma em Santa Provanum. 72. Maria Mayor a 10 de Dezembro de 1668, o qual Tom. VII. Mmm ii com-

commetteo a Diogo de Sousa, primeiro Inquisidor por authoridade Apostolica no officio da Inquisição contra a heretica pravidade nos Reynos de Portugal, e Algarve; Antonio de Mendoça, Commissario Geral da Bulla da Cruzada, Deputado no mesmo officio da Inquisição; Martim Assonso de Mello, Deao da Igreja Metropolitana de Evora, Deputado no mesmo officio da Inquisição; Luiz de Sousa, Deao da Igreja do Porto; e Manoel de Magalhães de Menezes, Arcediago da Igreja de Evora, os quaes depois de justificadas as premissas proferirao a sentença em Lisboa a 18 de Fevereiro de 1669.

Prova num. 73.

Começou o Principe Regente o seu governo pela felicidade da paz, conseguida com grande satisfação dos seus póvos, depois de mais de vinte e sete annos de dura guerra, sendo ainda mais gloriosa esta paz por ser negociada pelos mesmos Caste-Ihanos, que se achavao prisioneiros no Castello de Lisboa, sendo o de mayor supposição o Marquez de Eliche, a quem a Rainha Regente da Monarchia de Castella concedeo poderes para negocear com o Principe o Tratado de Paz. Tanto, que o Marquez recebeo este aviso, o que lhe pareceo mais conveniente foy publicar em Lisboa, e em todo o Reyno, quanto lhe foy possivel, que tinha poderes da Rainha de Castella para tratar da paz com todos os interesses, que Portugal quizesse. Soarao estas vozes nos corações dos póvos, já cança-

dos dehuma prolixa guerra, com tao vigorosas sorças, que sorao bastantes estes clamores para que o Principe nao seguisse os impulsos do seu generoso animo, que o inclinavao a continuar a guerra, indo governar os seus Exercitos.

Duvidava entao o Principe prudentemente entrar no Tratado da Paz com Castella considerando os interesses da Coroa. Sendo o primeiro motivo de guerer deferir entrar neste Tratado o da liga offenfiva, e defensiva, que ElRey D. Affonso havia celebrado com ElRey Christianissimo pelo seu Embaixador o Abbade de S. Romain, que havia mandado a este Reyno tratar este negocio. Tanto, que este teve noticia do que o Marquez de Eliche propuzera, representou com todo ardor ao Principe as forçosas razoens, que tinha para suftentar em todo o seu vigor o Tratado, que ElRey seu irmao havia feito com França, pois tomara com o Reyno as obrigações delle, ajuntando outros motivos, com que sustentava a sua proposta. Nao tardou em chegar às mãos do Marquez de Eliche a proposta do Embaixador de França, e fazendo hum papel, em que contradizia as proposições do Abbade de S. Romain, logo o espalhou pela Corte, e pelo Reyno todo. No tempo, que mais vivamente discorriao os Ministros, debatendo por huma, e outra parte o mais conveniente à Coroa, entrou em Lisboa, sem haver precedido aviso, o Conde de Sanduick Duarte Montegu, Embaixador ExtraExtraordinario del Rey da Grãa Bretanha na Corte de Madrid, a quem a Rainha Regente de Castella obrigara a esta jornada, para que encobrindo o intento della, unido com o Marquez de Eliche, solicitasse a conclusao deste Tratado, o que se seguio tao felizmente, que admittindo-se as proposições, nomeou o Principe para Plenipotenciarios ao Duque de Cadaval, aos Marquezes de Niza, Marialva, Gouvea, o Conde de Miranda, e ao Secretario de Estado Pedro Vieira da Sylva, e depois de varias conferencias, que os Plenipotenciarios tiverao com o Marquez de Eliche, superadas as difficuldades de huma, e outra parte com a mediação do Embaixador de Inglaterra, se derao por ajustados os artigos do Tratado a 10 de Fevereiro de 1668, e se assinarao a 13 no Convento de Santo Eloy de Lisboa pelos referidos Ministros, e o Conde de Sanduick o fez como mediador, e fiador em nome del Rey Carlos II. de Inglaterra, de quem tinha poderes: e depois de ratificados, e trocados os Tratados, se publicou a paz na Cidade de Lisboa a 2 de Março do referido anno, com condições muy ventajosas à nossa Coroa, e reciprocamente se mandarao Embaixadores desta Corte, e da de Madrid, para onde partio o Conde de Miranda, depois Marquez de Arronches, a 13 de Junho de 1669, de donde tambem veyo por Embaixador o Barao de Bataville, Conde de Corbiers, Marquez de Usiâ, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, e do Confe-

Conselho de Guerra, e do Estado de Flandes, e de Borgonha, a residir na nossa Corte. Entrou nella a 12 de Novembro de 1668, e depois de ser hospedado magnificamente por tres dias na Quinta do Duque de Aveiro em S. Sebastiao da Pedreira, fez a sua entrada publica a 13 de Fevereiro de 1669, fendo conduzido em coche do Principe pelo Conde de Obidos D. Vasco Mascarenhas. Neste anno a 6 de Janeiro nasceo a Infanta D. Isabel Luiza Josefa com universal contentamento de todo o Rey-Achava-se nesta Corte o Abbade de S. Romain. Enviado da de França, e com esta occasião fe declarou Embaixador para dar aos Principes os parabens do nascimento da Infanta, e a 2 de Marco fez a sua entrada publica, sendo conduzido à presenca do Principe pelo Marquez de Marialya D. Antonio Luiz de Menezes em hum coche da pesfoa do Principe.

Mandou o Principe a Roma a D. Francisco de Sousa, Conde de Prado (depois Marquez das Minas) por Embaixador Extraordinario a dar obediencia ao Papa Clemente IX. que entao residia na Cadeira de S. Pedro, e partindo de Lisboa sez em Roma a sua entrada publica a 22 de Mayo do anno de 1670, que soy huma das mais magnificas, que vio aquella Corte, residindo já na Cadeira de S. Pedro o Papa Clemente X. por salecer o seu antecessor estando já em Roma o Embaixador. No referido dia sez Antonio Moniz de Carvalho, Se-

cretario

cretario da Embaixada, no Confistorio publico a Oração, conforme o costume das Embaixadas de Obediencia. Nomeou o Principe Prelados para as Igrejas deste Reyno, e suas Conquistas, que todas se achavao vagas, e sem Pastores, que as governassem. Em virtude da nomeação do Principe conferio o Papa Clemente X. no anno de 1671 o Arcebispado de Braga em D. Verissimo de Lencastre, do Conselho Geral do Santo Officio, Sumilher da Cortina; o de Lisboa em Antonio de Mendoca, do Confelho de Estado, Commissario Geral da Bulla da Cruzada, Presidente da Mesa da Consciencia, e Ordens; no de Evora a Diogo de Sousa, do Conselho de Estado, e do Geral do Santo Officio; em Capellao môr a Luiz de Sousa, Deao, e Governador do Porto, e Bispo titular de Bona. Nos Bispados de Coimbra a D. Manoel de Noronha, Prior môr da Ordem de Santiago; no de Viseu Manoel de Saldanha, Conego da Sé de Lisboa, Sumilher da Cortina; no Porto Nicolao Monteiro, Prior da Collegiada de Sedofeita; em Miranda André Furtado de Mendoça, Deao da Sé de Lisboa, Chanceller môr do Reyno; na Guarda Fr. Alvaro de S. Boaventura, Religioso Capucho da Provincia de Santo Antonio; em Lamego D. Luiz de Sousa, Sumilher da Cortina, Lente de Prima de Theologia na Universidade de Coimbra; em Leiria Pedro Vieira da Sylva, Secretario de Estado; em Portalegre Dom Richardo Russel, Inglez; no Algarve Francisco Barre-

Barreto, do Conselho de Sua Magestade, e do Geral do Santo Officio. Dos Ultramarinos, foy Bispo do Funchal D. Fr. Gabriel de Almeida, da Ordem de Citter; de Angra D. Fr. Louienço de Castro, da Ordem dos Prégadores; Arcebispo de Goa, Primaz do Oriente D. Fr. Christovao da Sylveira, da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho; Bispo da Bahia (ainda entao nao erigido em Arcebispado) D. Esteva odos Santos, Conego Regrante de Santo Agostinho; de Angola D. Fr. Pedro Sanches, da Ordem de Christo; de S. Thomé D. Fr. Manoel do Nascimento, da Ordem de S. Jeronymo; de Malaca D. Fr. Antonio da Paz, Monge de S. Bento; de Cabo Verde D. Fr. Fabiao dos Reys, Carmelita Calçado; de Meliapor D. Fr. Antonio de S. Dionysio, da Ordem Serafica da Provincia de Portugal, e outros; com que todas as Igrejas do Reyno, e das Conquistas ficarao regidas por proprios Pastores. Estes negociados selices do cuidado do Principe Regente accrescentava em os Póvos o amor de sorte, que crescendo o contentamento, e o gosto de lograrem em doce tranquillidade a suavidade da paz por muitos annos, ao mesmo tempo, que na Europa ardia huma fanguinolenta guerra: pelo que mereceo ElRey D. Pedro o titulo de Pacifico, em què permaneceo até o anno de 1704, como veremos.

Corria com prospera fortuna a Regencia do Principe, e applicado aos negocios domesticos, slo-Tom.VII. Non recia Memorias m. f. do Duque de Cadaval D.Nuno, t. VI. pag. 40.

recia o commercio com grande utilidade, e abundancia dos Vassallos. Achava-se o Principe casado havia annos, sem que lograsse outro fruto do Real thalamo, do que a Infanta D. Isabel: pelo que convocando-se Cortes, soy jurada herdeira do Reyno a 15 de Janeiro de 1674. Nestas Cortes o Estado da Nobreza propoz aos Póvos por hum papel, que mandou pelo Duque de Cadaval D. Nuno Alvares Pereira de Mello, e o Conde de Villar-Mayor Manoel Telles da Sylva, para se dar ao Principe, que dizia: "Unidos ditosamente o Estado do Povo, e " o da Nobreza, forao duas vezes gloriosos restau-, radores da Monarchia Lusitana, huma apoyando " a valente resolução delRey D. João I. outra de-, fendendo a justiça violentada do Senhor Rey D. "Joao IV. Sendo estes os braços, que só podem , tirar os Reynos aos Principes intrusos, estranhos, "e violentos, sao os que só devem, e podem dar " as Coroas aos Principes justos, naturaes, e suaves, , como Vossa Alteza. Estes são os dous braços, , com que offerecemos a Vossa Alteza esta Coroa, , a Nobreza com a authoridade do seu amor, do " seu merecimento, e da sua prudencia; os Póvos , com huma affistencia Divina no concurso dos seus " clamores. Unidos os pareceres dos dous braços com os de muitos Bispos, que se achavao na Corte, persuadirao ao Principe, que aceitasse a Coroa. Ajuntou-se o Conselho de Estado a 21 de Fevereiro, aonde o Principe mandou se vissem as Consul-

tas, que o Estado da Nobreza, e Povo lhe rogavao aceitasse a Coroa: o Marquez das Minas D. Francisco de Sousa, e o Duque de Cadaval votarao com tal energia, e solidas razoens, que todo o Conselho de Estado se conformou com o seu parecer, entendendo, que o Principe devia coroarse Rey: erao os Conselheiros Ruy de Moura Telles, o Visconde de Villa-Nova da Cerveira Dom Diogo de Lima, o Marquez de Niza Dom Vasco Luiz da Gama, o Marquez das Minas, e o Duque do Cadaval. E sem embargo dos Estados da Nobreza, e Povo estarem conformes, e o Ecclesiastico, que nao infistia com ardor, nao o impugnou; porém o Principe com louvavel modestia, nao quiz admittir a offerta, conservando-se em quanto seu irmao viveo, com este titulo, no que mostrou o seu admiravel talento livre, e o quam longe estava de ambicaő.

Era a Infanta D. Isabel Luiza Josefa herdeira presumptiva da Coroa, jurada nas referidas Cortes, e achando-se os Principes, ainda que moços, sem esperanças de mais successão, determinarao darlhe estado, e sendo diversos os Principes sobre que entao se votou, soy preserido o Duque de Saboya Victor Amadeo de Saboya seu primo com irmao, por ser silho de Madama Real Joanna Bautista, irmãa inteira da Princeza D. Maria Francisca. Oppunha-se a este sim a Ley sundamental do Reyno das Cortes de Lamego, que dispoem, que as silhas Tom. VII.

herdeiras nao casem fóra do Reyno, de que entao os Tres Estados do Reyno juntos em Cortes, dispensarao por aquella vez sómente, em virtude do que se desposou a Infanta com o Duque de Saboya no anno de 1682.

Para conclusao deste Tratado mandou o Duque de Saboya a Lisboa por seu Embaixador Extraordinario ao Marquez de Ornano, que a 10 de Marco do mesmo anno fez a sua entrada publica com grande pompa, sendo conduzido pelo Marquez de Fronteira D. Joao Mascarenhas, do Conselho de Estado, Gentil-homem da Camera do Principe, Védor da sua Fazenda, e Mestre de Campo General da Provincia da Extremadura. Concorrerao todos os coches dos Grandes, e Nobreza da Corte, como he costume, com os seus Gentis-homens; a este cortejo se seguiao quatro coches de respeito da Princeza, e cinco do Principe, e em hum da sua pessoa hia o Embaixador à mao direita do Marquez Conductor, com dezoito Lacayos com librés de pano azul fino guarnecidas de passamanes de prata, fitas amarellas, e espadins dourados, oito pagens com uniformes vestidos do mesmo pano, mas com mais custosa guarniçao. Levava huma liteira forrada por dentro, e por fóra de veludo carmesi, com grandes franjoens de ouro, e o primeiro coche na mesma fórma, tirado por seis fermosos cavallos bayos; no segundo, que tambem era rico, hiao seis Gentis-homens com luzidas galas; no terceiro,

ceiro, que imitava no custo ao segundo, hiao alguns Cavalheros Saboyardos, que acompanhavao o Embaixador, vestidos de capa de varias sedas de ouro, e prata, guarnecidas de passamanes da mesma qualidade: e depois de ter tido audiencia do Principe na grande salla do Forte no Paço do Terreiro, passou ao da Corte-Real, onde teve audiencia da Princeza, assistindo a ella a Infanta D. Isabel. No dia 25 do referido mez teve o Embaixador segunda funçao; porque neste dia se haviao de celebrar os desposorios da Infanta com o Duque de Saboya, e foy conduzido em hum coche da pessoa do Principe pelo mesmo Marquez de Fronteira, que havendo dado na primeira conducção libré a vinte e cinco Lacayos, sahio neste dia de sua casa às duas horas da tarde com o mesmo numero, e nova libré de pano fino verde cuberta de rendas de ouro, e prata, fitas encarnadas, plumas brancas, e junto aos estribos doze Pagens em corpo com galas de admiravel seda negra, multidao de fitas amarellas, e plumas da mesma cor, e todos os Lacayos diante, precedidos de dous trombetas a cavallo, vestidos de melanea verde, guarnecidos de rendas de prata, e ouro, fitas encarnadas, e plumas brancas. Detraz do coche hia o seu Estribeiro montado em hum soberbo cavallo, seguiao-se quatro Pallaferneiros vestidos como os trombetas com outros tantos cavallos à mao, com ricas sellas, e jaezes bordados de ouro, e prata; e logo huma liteira, hum coche

de respeito, e tres mais, todos de custo, de sorte, que nao era facil de decidir qual dos estados era mais luzido. O Embaixador com o mesmo estado, mas differente libré; porque a dos Lacayos era de pano azul guarnecida de passamanes de ouro, fitas cor de fogo, e plumas brancas, os Pagens com capas do mesmo pano, e quatro ordens de passamanes, giboens de téla amarella, calças Imperiaes com diversas fitas, e plumas de varias cores, os Gentishomens com galas de capas tao cobertas de rendas de prata, e ouro, que mal se divisavao as sedas, de que erao os vestidos. Entrarao os coches do Principe, e do Embaixador no pateo do Paço, onde o esperou D. Francisco de Sousa, Capitao da Guarda Alemãa, e D. Lucas de Portugal, Mestre Salla: sobirao à salla dos Tudescos, e dahi se encaminharao à casa do Forte, onde no seu throno estava o Principe, e a Princeza debaixo de docel com grande magnificencia: no terceiro de grao estava o Marquez de Gouvea, Mordomo môr, exercitando o seu cargo, e o Conde de Villar-Mayor, Gentilhomem da Camera, que estava de semana, ficou detraz da cadeira do Principe: no segundo degrao estava hum bosete coberto com rico pano, e junto a elle o Duque de Cadaval, o Embaixador, e o Bispo D. Fr. Manoel Pereira, Secretario de Estado; seguiao-se os Grandes Seculares, e Ecclesiasticos com a sua costumada precedencia: da mesma parte no fim da tea, que cerca a casa, estavas os

cama-

camaradas, e familia do Embaixador; da parte da cadeira da Princeza à mao esquerda ficava a Camereira môr, Senhoras de Honor, Damas, e Officiaes da sua Casa, dando entrada à porta da tea Manoel de Mello, que servia de Porteiro môr por seu sobrinho Luiz de Mello, admirando-se em todos o custoso das galas, a riqueza dos adereços das Senhoras, de admiraveis diamantes, e preciosas perolas, que tudo fazia huma gostosa, e prodigiosa Leu o Secretario de Estado huma Carta do Duque de Saboya, que o Embaixador entregou, na qual promettia acharse neste Reyno na Primavera do anno de 1682, e logo huma procuração com o poder para o Embaixador celebrar os Esponsaes. Lidos estes papeis, o Marquez Embaixador fez as devidas reverencias aos Principes dandolhe os parabens, e o Marquez Conductor, D. Francisco de Sousa, e D. Lucas de Portugal lhe beijarao a mao, e despedidos passarao à Corte-Real, onde teve audiencia da Senhora Infanta, a quem o Embaixador, e todos os da sua familia lhe beijarao a mao, e o Embaixador lhe entregou humas perolas de grande valor, que se disse serem as mesmas, que ElRey D. Manoel dera à Infanta D. Brites, quando casou com Carlos Duque de Saboya.

Era hum dos artigos, que se contratarao, que o Duque seria conduzido a este Reyno em huma Armada Portugueza; e assim mandou o Principe Dom Pedro buscar ao Duque de Saboya em huma

das mais ricas Armadas, que vio sobre si o mar Oceano, e Mediterraneo, de que era General Pedro Jaques de Magalhaens, Visconde de Fonte Arcada: compunha-le de oito grandes naos, de que era Capitania S. Francisco de Assis, a que chamarao o Monte de ouro, em que se via igualmente competir a riqueza com o delicado do gosto, e perfeiçao. Era o seu primeiro Governador (nome, que naquella occasiao se deu aos Capitaens) Dom Joao de Lencastre; o segundo Mancel Jaques de Magalhaens, filho do General da Armada; primeiro Tenente Pedro de Figueiredo de Alarcao. Nesta nao embarcou o Duque de Cadaval D. Nuno Alvares Pereira de Mello, Embaixador Extraordinario, para conduzir o Duque de Saboya, com a prerogativa de o General, e todos os mais Cabos da Armada irem à sua ordem. Servia de Almirante o Conde de S. Vicente Miguel Carlos de Tavora, que embarcou em S. Benedicto, e o seu Governador era Lourenço Nunes; as demais erao Santa Clara, em que hia por Fiscal Gonçalo da Costa de Menezes; da Conceição Luiz Lobo da Sylva; de Santo Antonio de Padua o Marquez de Fronteira D. Fernando Mascarenhas: de S. Francisco de Borja Victorio Zagallo; de Santo Antonio de Flores D. Joao de Castro; e de S. Boaventura o Conde de Coculim D. Francisco Mascarenhas. Embarcarao voluntarios Francisco de Brito Freire, que havia sido General da Armada do Commercio, e Ala

e Almirante da Armada Real, Tristao da Cunha de Ataide, Senhor de Povolide, depois Conde daquella Villa, D. Joao Diogo de Attaide, hoje Conde de Alva, e outros, e forao os Officiaes da Casa Real para servirem ao Duque de Saboya, D. Joao de Almeida, Veador da Casa del Rey, depois Conde de Assumar; Trinchante D. Antonio Alvares da Cunha, Senhor de Taboa; Sumilher da Cortina D. Joao de Sousa, que depois faleceo Arcebispo de Lisboa; Escrivao da Cosinha Balthasar Rebello; doze Moços da Camera, dezoito Reposteiros, e todos os mais Officiaes, de que se compoem a Casa Real.

Chegou a Armada a Niza com prospera viagem, havendo sahido de Lisboa a 23 de Mayo de 1682. Daquella Cidade passou o Duque de Cadaval a Turim acompanhado de muitos Senhores, e Cabos da Armada, e foy recebido com aquellas demonstrações de obsequio, e gosto, que pedia hum negocio, em que Madama Real se empenhava. Achou ao Duque de Saboya mal convalecido de huma febre, que padecera por quarenta dias com grande perigo da vida, e dilatando-se a restituição da saude mais, do que se desejava, mostrou o Duque de Cadaval a impossibilidade da Armada invernar nos pórtos de Italia, e assim voltou para Lis-Este foy o fim de huma negociação tao desejada pela Princeza Dona Maria Francisca, que quasi parecia indubitavel a sua conclusão. Porém Tom.VII. Ooo Deos, Deos, que tinha decretado a felicidade da nossa Monarchia, dispoz, que o Duque de Cadaval, entao arrebatado do amor do seu Principe, lhe persuadisse o quanto devia valerse da occasiao, que Deos lhe osferecia para desvanecer aquelle casamento, o que depois acreditou o tempo, como vimos. O Conde da Ericeira D. Fernando de Menezes tao excellente Escritor, como Politico, reserindo este successo, diz: Desempenhou o Duque nesta acção as obrigações do seu Jangue, e o zelo, e amor da Patria, que com a espada desendeo, e assegurava com a prudencia.

Ericeira, Compendio da Vida da Ramha Dona Maria Francyca, m.l.

> No anno seguinte de 1683 saleceo a 12 de Septembro ElRey D. Affonso VI. em cuja vida nao quiz o Principe mais titulo, do que o de Regente, como temos dito, e depois começou a ser conhecido pelo de Rey D. Pedro II. de Portugal. No mesmo anno a 27 de Dezembro saleceo a Rainha D. Maria Francisca de Saboya, o que ElRey fentio com tanto excesso, que penetrado da dor de sua falta, passarao annos sem que consentisse pratica sobre haver de passar às segundas vodas, de que tanto pendia a felicidade do Reyno; e como já se dilatava muito, assentou o Conselho de Estado de lhe fazer huma representação, e no dia 6 de Janeiro de 1685, em que cumpria annos a Infanta D. Isabel Luiza Josefa, soy o Conselho de Estado à presença delR ey manisestarlhe a obrigação, que tinha Sua Magestade de casar segunda vez. Tocou

ao Duque de Cadaval não só por mais antigo, mas tambem pelo seu titulo, que o preferia aos de mais Confelheiros, para que em nome daquelle esclarecido corpo fizesse huma tao justa representação, a qual reduzio o Duque a huma breve supplica, dizendolhe: "Que o Conselho de Estado junto na , sua Real presença, pedia fosse Sua Magestade , servido de apressar o importante negocio do seu , casamento; porque em a sua Real successão esta-, vao em perigos os seus Reynos, pois a necessi-" dade, que havia do seu esfeito, nao era sómente , do Conselho de Estado, porque era commua a , todos os seus Vassallos, e tambem à mayor parte , da Europa. Que o Nuncio do Papa, e os Minis-, tros Estrangeiros, que residiao nesta Corte, lhe " tinhao referido as diligencias, que com Sua Ma-" gestade tinhao seito da parte dos seus Amos. E " assim o Conselho de Estado consiadamente espe-", rava de hum Principe tao prudente, como era "Sua Magestade, que obedecesse ao Papa, e satis-"fizesse aos Reys seus parentes, e Alliados, ampa-" rando, e remediando assim a huns Vassallos, que " com trabalho mais, que ordinario, buscarao na , pessoa de Sua Magestade a conservação do nome, ", e da gloria Portugueza. " O Duque em quem ,, concorriao annos, e authoridade, lhe disse: ,, Que "Sua Magestade lhe havia de permittir, que valen-" do-se da confiança de o haver trazido nos seus "braços, lhe pudesse dizer, que a Princeza, que Tom. VII. Ocoii

"tivesse a dita de Sua Magestade a escolher para "esposa, já era nascida; porque parecia concorria "Deos naquelle dia com o Conselho de Estado; "porque nao sem mysterio tinha permittido, que "em dia de Reys sossem aos Reaes pés de Sua "Magestade pedirlhe selicissimos Reys para este

"Reyno."

Esta eloquente, e tao justa supplica, e outras semelhantes ajudou muito a poderosa interposição da Santidade do Papa Innocencio XI. que movido do paternal amor, com que especialmente amava a El Rey D. Pedro, entre os mais Principes Catholicos, lhe enviou hum Breve, em que o exhortava, e prudentemente persuadia para que contrahindo segundas vodas, segurasse a sua Real descendencia, da qual se seguia universal contentamento aos seus Vassallos, e socego à Christandade. Communicava El Rey com homens doutos, e de sãa consciencia esta materia, e todos lhe representavao a obrigação, que tinha de casar segunda vez, em que teve grande parte o Padre Manoel Rodrigues Leitao, da Congregação do Oratorio de S. Filippe Neri, Fundador da Casa do Porto, aonde soy mandado buscar para este negocio, e foy Varao eminente em letras, e costumes, dotado de eloquencia, e igualmente definteressado: finalmente lavrou tanto no coração delRey a razão, que defferrou a magoa, e determinou escolher esposa. Propuzeraő-selhe de todas as Princezas de Europa aquellas,

que pela soberania do nascimento, e pelo claro das virtudes le faziao dignas do Real conforcio, fazendo-se a este sim diversos negociados por parte das mayores Coroas da Europa por meyo dos feus Ministros residentes na nossa Corte, que interpuzerao poderosos officios a savor de varias Princezas. Porém ainda que todas erao dignas de se coroarem no Real thalamo, foy preferida pelas prerogativas, e partes, que concorriao na sua pessoa, a Serenissima Princeza Eleitoral Maria Sofia Isabel, filha do Eleitor Palatino do Rhim Filippe Vilhelmo de Neubourg. E antes de se entrar neste negocio, mandou ElRey à Corte de Heidelberg incognito ao Doutor Antonio de Freitas Branco, entao Defembargador da Cafa da Supplicação, e depois do seu Conselho, e da sua Fazenda, a sim de se informar sómente da saude desta Princeza, o que este Ministro fez na fórma, que se lhe havia encarregado; e entendendo-se dos seus avisos, que a disposição da Princeza era a melhor, que se podia desejar, e das infinuações, que da parte delRey havia feito ao Eleitor seu pay dos intentos, que Sua Magestade tinha de se aparentar com a sua Casa, forao recebidas todas com particular agrado, e estimação. E tendo dado fim à sua missao o Doutor Antonio de Freitas se recolheo a Lisboa, e para a conclusao deste negocio nomeou ElRey por Embaixador Extraordinario ao Conde de Villar-Mayor Manoel Telles da Sylva, do seu Conselho de Estado, e Guerra.

Guerra, Gentil-homem da sua Camera, e Védor da sua Fazenda, depois Marquez de Alegrete.

No dia 8 de Dezembro de 1686 sahio de Lisboa o Embaixador, passou o Tejo a Aldea-Gallega, e além da luzida comitiva de criados, o acompanharao seu filho Joao Gomes da Sylva, depois Conde de Tarouca, que com poucos annos de idade começou a observar aquelles mesmos Paizes, que depois forao glorioso theatro, em que brilhou o sublime do seu talento por espaço de muitos annos em diversos empregos, até que faleceo em Vienna de Austria. Erao os outros Fidalgos Jorge Furtado de Mendoça, Visconde de Barbacena, depois do Conselho de Guerra, e Mestre de Campo General dos Exercitos desta Coroa, e Fernao Correa de Lacerda, filho de Francisco Correa de Lacerda, que havia sido Secretario de Estado; e por Secretario da Embaixada foy Antonio Rodrigues da Costa, em quem concorriao partes, que o habilitarao para grandes empregos, e ultimamente acabou no de Conselheiro do Conselho Ultramarino. A 13 do referido mez passou o Embaixador o rio Caya, que divide o nosso Reyno do de Castella, e seguindo a sua jornada chegou a Alemanha; e depois de haver concluido o Tratado Matrimonial, o assinou a 22 de Mayo do anno de 1687 em virtude do seu pleno poder, como Procurador del Rey: e por parte do Eleitor forao Procuradores Wolfango Theodorico, Conde do Sacro Romano Imperio,

perio, Senhor de Castel, do Conselho de Estado do Eleitor, e seu Mordomo môr, Burgario em Alzey, e Joao Fernando de Yosch, Senhor heredita. rio de Castro Mazen, do Conselho de Estado do Eleitor, Chanceller môr, Presidente da Camera Neoburgica, e Governador da Corte Feudal de Neoburg, e do Senhorio de Reycherzhoviense. Deu o Eleitor de dote à Princeza sua filha cem mil Prova num. 74. florins do Rheno, (que era o mesmo dote, que havia dado à Emperatriz Leonor sua filha, quando casara com o Emperador Leopoldo ) e ElRey lhe prometteo a mesma Casa, rendas, Villas, Lugares, e prerogativas concedidas às outras Rainhas deste Reyno, com outras condições commuas, e reciprocas em semelhantes Tratados, o qual depois foy ratificado por ElRey.

Teve o Embaixador audiencia publica no primeiro de Julho para nella fazer a funçao de pedir a Princeza Maria Sofia para esposa del Rey D. Pedro, na fórma, que se tinha ajustado. O Eleitor o veyo esperar à primeira porta da casa, por onde se entrava para o seu quarto, e dandolhe sempre a mao direita, e entrada, o conduzio ao quarto da Eleitriz, que estava com a Princeza Maria Sofia; e fazendo o Embaixador a supplica a Suas Altezas Eleitoraes com o obsequio devido à Princeza, respondeo o Eleitor com grande satisfação desta alliança, e respeito à pessoa de Sua Magestade: e tanto, que proferio, que estava concedida a Princeza para esposa de Sua Magef-

Magestade, se levantou o Embaixador, e se poz em pé, reconhecendo-a já como sua Soberana, e depois de cortezes expressoens do Embaixador, e

dos Principes, se acabou a audiencia.

Antonio Rodrigues da Cotta, Embaixada do Marquez de Alegrete, e conducção da Rainha D. Maria Sofia, impresla em 1694.

No mesmo dia à tarde se declarou publicamente a Princeza Maria Sofia, Rainha de Portugal, para o que o Conde Embaixador à hora, que se tinha determinado, acompanhado de toda a sua luzida familia, tanto, que recebeo o recado, que lhe levou o Conde de Castel, sahio do seu quarto, e achou ao Eleitor, que o esperava na parte costumada, e o tratou com as mesmas ceremonias, e dandolhe sempre a mao direita, e a porta, o conduzio à principal antecamera do Palacio, que estava riquissimamente ornada, e tinha os retratos dos Principes da Casa Palatina, e alliados della, em que já se via o delRey D. Pedro com singularidade ornado. Estava a Rainha debaixo de hum rico docel, e ao lado direito, fóra delle, a Eleitriz sua mãy, e Principes de ambos os sexos, e ao esquerdo a Camereira môr, Aya, e Damas das Princezas; o Eleitor conduzio o Embaixador até a tarima, que beijando a mão à Rainha, se seguio o Eleitor seu pay a darlhe os parabens, mostrando quererlhe beijar a mao, o que a Rainha nao consentio, e se seguio a Eleitriz, e mais Principes a fazerem a mesma demonstração, e depois delles se seguio a Camereira môr, Guarda mayor, Damas, e a estas os Fidalgos Portuguezes, Gentis-homens, e mais familia

familia do Embaixador, e todos os mais Senhores da Corte do Eleitor.

Tanto, que se deu sim ao acto, deu o Eleitor o braço à Rainha, e lhe levou a cauda da roupa Real a Princeza Dorothea sua irmãa, (depois Duqueza de Parma) e o Embaixador deu o braço à Eleitriz, e recolhendo-se com todo o acompanhamento ao seu quarto, depois de estar na ultima antecamera, lhe offereceo o Embaixador a joya, que ElRey lhe mandava, que a todos pareceo digna da sua Real grandeza, e a Rainha a recebeo com grande estimação. Na noite houve Comedia Italiana, e se seguirao diversos festins, com que se applaudia o gosto desta Real alliança. No dia 2 de Julho em virtude da procuração, que o Conde Embaixador tinha, se sez o acto do recebimento na Capella Eleitoral de Heidelberg, onde o Bispo Coadjutor de Spira revestido em Pontifical o celebrou com grande solemnidade, na fórma ordenada pela Igreja Romana, sendo applaudido com tres falvas de artilharia, e mosquetaria da Praça. Neste dia, e no seguinte repartio o Embaixador ricas joyas pelas Damas, e Senhoras da Corte do Eleitor, e repartio tambem, conforme o costume de Alemanha, grossa quantia de dinheiro por toda a familia inferior, mostrando em tudo a Real grandeza, e poder de Sua Magestade Portugueza. E tendo o Embaixador audiencia de despedida, no dia 5 de Julho pelas sete horas da tarde sahio a Rai-Tom. VII. Ppp nha

nha daquella Praça em publico em hum coche, em que hia sómente na cadeira de detraz, e na de diante os Serenissimos Eleitores seus pays, o qual cobriao na dianteira duas tropas de Dragoens, a que se seguiao quatorze coches do Eleitor, tirados por feis cavallos cada hum, e acompanhada de luzida Nobreza, entrarao em Manheim, onde a Rainha foy recebida com todas as demonstrações de gosto, entretendo-a com festa de fógos, de grande artisicio, e despeza, em que se via a magnificencia do Soberano, e o primor dos artifices. Aqui se deteve a Rainha tres dias, que se gastarao em disposições para a jornada. E no dia 10 destinado para lhe dar principio, sahio o Embaixador dos seus apofentos com todo o seu magnifico trem de carroças, e cavallos, na mesma fórma, que havia entrado em Heidelberg, e chegando à margem do Rhim, que fica pouco espaço fóra da Cidadella, em que estavao os bargantins, em que haviao de embarcar, se apeou com toda a sua comitiva, esperando, que chegasse a Rainha, que nao tardou, e vinha com hum grande, e luzidissimo acompanhamento em hum rico coche com Suas Altezas Eleitoraes feus pays na mesma fórma, que viera de Heidelberg. Entrarao no bargantim, que estava prevenido para a Rainha, e aqui se despedio de seus pays, e irmãos com reciprocas, e affectuosas demonstrações de ternura, que a natureza descobre, ainda quando se previne a dissimulação, e distinguio-se o assecto da

da Princeza Marianna sua irmãa, (depois Rainha de Hespanha) querendo-a acompanhar até Dusseldorp. Entrarao no bargantim a Condessa de Wifel, que servio a Sua Magestade de Camereira môr até Hollanda, donde se nao atreveo a passar pelo temor do mar, a Condessa de Gravenek, que servia de Guarda mayor, fez o officio de Camereira môr até Lisboa, e as Baronezas de Speth, e de Retz, Damas da Rainha; accommodarao-se no mesmo bargantim algumas Moças da Camera, e a outra familia feminina inferior do ferviço da Rainha em outros bargantins. Veyo servindo tambem à Rainha por ordem do Eleitor, o Conde de Castel, seu Mordomo môr, e os Baroens de Creuter, e Novellis, Gentis-homens da sua Camera, e quatro Pagens do Eleitor, que na qualidade, e foro correspondem o de Moços Fidalgos. O Embaixador embarcou em hum bargantim do Eleitor de Treveris, em que arvorou as Reaes Armas Portuguezas, que levarao os demais bargantins, e barcos, em que hia a sua familia, e fato.

Tanto, que a Rainha entrou no bargantim, e se despediras os Eleitores, começou a artilharia da Praça com continuas salvas, até que dando à véla o bargantim, em que hia a Rainha, seguido dos mais, perdeo em breve tempo a vista daquella Cidade, e seguio a sua viagem, sendo comprimentada por todos os Soberanos dos dominios das Cidades, e Praças, por onde passavas, nas desembar-

Tom.VII Ppp ii can-

cando em nenhuma, e sómente o sez em Dusseldorp, Corte do Principe Eleitoral João Guilhelmo, Duque de Juliers, seu irmao mais velho, onde com a Archiduqueza Marianna Josefa, sua primeira mulher, filha do Emperador Fernando III. a esperarao na margem do Rhim, e seus irmãos os Principes Francisco Luiz, entao Bispo de Bressauu Governador de Sillesia, depois Eleitor de Treveris, e Alexandre Segismundo, entao Bispo Coadjutor, e depois Proprietario de Ausburg, acompanhados de grande numero de Nobreza, de Cavalheros, e Damas, todos com ricas galas. Depois de se haver entretido nesta Corte com magnificos obsequios daquelles Principes, chegou a Rother. dao, onde teve noticia, de que a Armada Ingleza, que El Rey da Grãa Bretanha mandara pôr prompta para conduzir a Rainha a Portugal, era chegada a Brila. Os Estados Geraes a comprimentarao pelos seus Deputados, e o Principe de Orange, que depois foy Rey da Grãa Bretanha, com grandes obseguios mostrou o quanto estimava aquella occasiao. O Duque de Graffton Henrique Fitz Rey, General da Armada, filho del Rey Carlos II. Almirante de Inglaterra, Coronel de hum Regimento de Infantaria das Guardas del Rey, Cavalleiro da Jarretiere, veyo logo visitar a Rainha da parte de Sua Magestade Britanica, e lhe entregou huma Carta, em que a congratulava dos seus felilices desposorios, dizendo, que mandava aquella Arma-

Armada à sua ordem, a que o Duque ajuntou reverentes expressoens da summa estimação, que fazia da honra, que lhe resultava de servir, e obedecer à Rainha. No dia 26 de Julho, detembarcando Sua Magestade do bargantim, entrou em hum Yate Inglez por ser mais seguro para entrar no mar alto, onde estava a Armada, porque nao podia sobir mais acima, pelo perigo dos baixos daquelle porto; e assim no mesmo dia pelas duas horas da tarde abordou o Yate a Capitania Real, que estava toda empavezada, em que entrou a Rainha, fendo recebida com tres salvas de artilharia, e vozes, como he costume no mar, e com feliz viagem a 11 de Agosto entrou no porto de Lisboa, havendo sido salvada das Torres com tres descargas de artilharia, a que o Duque de Graffion mandava responder. Pouco depois do meyo dia deu fundo a Capitania Ingleza defronte da Igreja de S. Paulo, e dando huma falva geral com todos os navios da Armada, lhe responderas os Portuguezes, e todos os mais navios, que estavao surtos no rio. Nao havia ainda acabado de entrar a Capitania, quando chegou a ella o Conde da Ericeira D. Luiz de Menezes, Védor da Fazenda da repartição da Marinha, em hum excellente bargantim, com huma luzida comitiva, que se compunha de dez Gentishomens, e seis Pagens, todos excellentemente vestidos, e depois de offerecer da parte de Sua Magestade ao General da Armada tudo o que fosse neceffario

cessario dos Armazens Reaes para provimento da Armada, passou a beijar a mao à Rainha, e seu filho primogenito D. Francisco Xavier de Menezes, depois Conde da Ericeira, no qual brilhava já em poucos annos o sublime engenho, com que depois havia de assombrar o Mundo com a sua larga erudição; porque explicou à Rainha o seu obsequio em hum breve discurso formado de cinco linguas, a que ella respondeo nas mesmas. Nao tardou em chegar o Conde de Santa Cruz Dom Joao Mascarenhas, Mordomo môr da Casa Real, a comprimentar da parte de Sua Magestade a Rainha, ao qual acompanhavao oito Gentis-homens, e seis Pagens, vestidos todos magnificamente; e depois de receber a reposta da Rainha, voltou ao Paço a dar conta a Sua Magestade. Quasi ao mesmo tempo chegou o Conde de Val de Reys Nuno de Mendoça, do Conselho de Estado, Presidente do Ultramarino, e Mordomo môr da Casa da Senhora Infanta D. Isabel, que da parte de Sua Alteza hia significar à Rainha o grande alvoroço, com que esperava a Sua Magestade, e o quanto festejava a sua feliz chegada, e hia ricamente vestido com oito Gentis-homens, e seis Pagens, todos com grande luzimento; e depois de ter beijado a mao à Rainha, e recebido a reposta do seu recado, voltou ao Paço, havendo visitado da parte delRey a Henrique Fitz Jemes, filho del Rey Jacobo II. da Grao Bretanha, que vinha na Atmada. Nao

Nao se deteve ElRey em ir buscar a Rainha mais tempo, que o que foy preciso para se ajustar huma magnifica escada na Capitania para a Rainha poder desembarcar por ella, commoda, e seguramente, como era conveniente. Embarcou El-Rev no Paço da Corte-Real em hum bargantim muy rico, e de custosa fabrica, entalhado, e dourado, a camera toda guarnecida de vidraças crystallinas, com toldo, e cortinas de setim de ouro, e carmesim, cadeiras, almofadas, e alcatifa do mesmo, com vinte e dous remeiros vestidos ao uso Africano de escarlata, e galoens de ouro. O Patrao vestia de borcado encarnado com a mesma guarnicao, e o Patrao môr de pano custosamente guarnecido de ouro, com o Estandarte Real ricamente bordado com as Armas Reaes: hiao os Trombetas na proa do bargantim com trombetas de prata, e bandeirollas com as Armas Reaes bordadas. Accmpanhavao a ElRey os Grandes do Reyno, Officiaes da Casa Real, Presidentes dos Tribunaes, e mais pessoas, que costumao acompanhar os Reys em semelhantes occasioens, que para isso tiverao aviso, indo todos com os vestidos cobertos de ouro, e prata, tao magnificos, que esgotavao o primor da arte.

ElRey, que era de huma soberana, e galharda presença, excedia na bizarria natural aos mesmos adornos da arte. Levava huma casaca cor de sogo bordada de ouro de inestimavel preço, espadim, e bastaso

bastao guarnecido de riquissimos diamantes, sendo de incomparavel valor hum, que levava na garavata, e os que ornavao o habito de Christo, e chapeo. Os que entrarao no bargantim Real forao o Conde da Ericeira D. Luiz de Menezes, Védor da Fazenda; D. Pedro de Menezes, Marquez de Marialva, Gentil-homem da Camera delRey; D. Joao Mascarenhas, Conde de Santa Cruz, seu Mordomo môr; D. Joseph de Menezes, seu Estribeiro môr; D. Francisco Mascarenhas, Estribeiro môr da Rainha; Manoel de Mello, Grao Prior da Ordem de S. Joao em Portugal, Porteiro môr; D. Nuno Alvares Pereira de Mello, Duque de Cadaval, do Conselho de Estado, Mestre de Campo General junto à pessoa de Sua Magestade, Mordomo môr da Rainha; Henrique de Sousa Tavares. Marquez de Arronches, do Conselho de Estado; Luiz de Sousa, Arcebispo de Lisboa, Capellao môr, e do Confelho de Estado; D. Luiz de Soufa, Arcebispo Primaz das Hespanhas, do Conselho de Estado; Nuno de Mendoça, Conde de Val de Reys, e D. Fernando de Menezes, Conde da Ericeira, ambos do Conselho de Estado; o Bispo D. Fr. Manoel Pereira, Secretario de Estado: entrou tambem no bargantim Real por especial graça de Sua Magestade D. Fr. Domingos de Gusmão, Arcebispo de Evora, porque todos os mais pelas prerogativas dos seus ministerios lhe era concedida aquella honra. Depois

Depois del Rey ter embarcado no bargantim Real com as pessoas referidas, entrarao os mais Grandes em vinte e quatro bargantins muy bem esquipados, e adereçados de toldos de sedas de disserentes cores com grande numero de remeiros, todos vestidos à proporção do mais, e diversos córos de trombetas: e vogando com pressa se adiantarao todos ao bargantim Real, que hia em ultimo lugar. Tanto, que El Rey entrou no bargantim, a Capitania Real colheo a bandeira, e disparou tres vezes toda a artilharia, que se alternou com outras tantas cargas de mosquetaria, e o mesmo fizerao todos os mais navios da Armada.

Chegou ElRey à Capitania, e assim que sobirao os Grandes, baixou ao bargantim Real o General Duque de Graffton, a quem ElRey fallou com grande agrado, e attenção, como merecia a sua pessoa, e posto. Ao mesmo tempo baixou tambem o Conde Embaixador, e Conductor a beijar a mao a ElRey, que o recebeo com especial honra, mostrando o quanto se dava por bem servido da sua commissao, como depois mostrou, sazendolhe a merce do titulo de Marquez de Alegrete. ElRey do bargantim, e havendo baixado o Conde da Ericeira, Védor da Fazenda, a exercitar a sua occupação, sendo huma das preeminencias do seu officio dar a mao a Sua Magestade ao sahir do bargantim, succedeo, que quando houve de pôr o pé na escada da Capitania, onde estava o Duque Tom. VII. de Ogg

de Graffton; ao mesmo tempo, que o Conde da Ericeira foy dar a mão a Sua Magestade, sez o mesmo o Duque, e ElRey com discreta promptidao deu a mao aos dous, dizendo, que a dava a ambos, nao querendo faltar em satisfazer ao hospede, e honrar ao Vassallo. Sobindo à Capitania, o esperavao no bordo os Fidalgos Inglezes, e Alemaens, que acompanhavao a Rainha, aos quaes fallou com agradavel benevolencia, e muy especial a Henrique Fitz Jayme. Entrou ElRey na camera, em que estava a Rainha vestida de riquissima téla de ouro branca, ornada de muitos, e custosos diamantes de inestimavel valor. Feitos aquelles decorosos comprimentos, que passarao nesta primeira vista, em que foy reciproca a satisfação das Magestades, disparou neste tempo a Capitania, e mais navios da Armada toda a artilharia, e todos os mais, que estavao no rio; e sahindo ElRey, e a Rainha, e as Damas, que a acompanhavao, e a Marqueza de Alenquer D. Catharina Barbara de Noronha, Camereira môr, que antes de chegar ElRey havia entrado a beijar a mão à Rainha, e exercitar a sua occupação, acompanhada de seus sobrinhos o Conde de Aveiras Joao da Sylva Tello, e o Conde de Villa-Verde D. Pedro de Noronha: na camera do bargantim nao entrarao mais, que as duas Magestades, e de mais dos Grandes, que haviao ido nelle, foy o Embaixador Conductor. A Marqueza Camereira môr entrou logo no bargantim, em que havia

havia vindo, e as Damas Alemãas em outro, em que as conduzio o Conde de Oriola, Barao de Alvito, Veador da Casa da Rainha; estes dous bargantins se adiantarao aos mais para que a Camereira môr, e Damas, pudessem acompanhar a Rai-

nha quando desembarcasse.

Chegou o bargantim Real a huma ponte, que se havia fabricado na da Casa da India de admiravel architectura, a qual se communicava com o pateo da Capella Real, por onde se encaminharao as Magestades acompanhadas de todos os Grandes, e de mais Nobreza, Ministros, Fidalgos particulares, todos luzidamente vestidos, e a Guarda Real: quando chegarao ao pateo acharao ahi a Senhora Infanta D. Isabel, acompanhada de todas as Damas, e Senhoras de Honor, que havia baixado do Paço a buscar a Rainha. Vestia primavera de ouro sobre setim encarnado, ricamente ornada; e sobre a riqueza da gala se via huma prodigiosa fermosura, com que a natureza a havia dotado, e as Damas assim da Rainha, como da Infanta, estavao vestidas de borcados guarnecidos de rendas de ouro, e prata, com diversas, e magnificas invenções. Intentou a Infanta em demonstração do seu respeito beijar a mao à Rainha, que com grande agrado nao o consentio, e levando-a nos braços, com carinhosas expressoens mostrou o seu affecto, que foy reciprocamente correspondido. Sobirao à Capella, que estava soberbamente ornada, e rece-Tom. VII. Qqq ii berao

berao Suas Magestades as bençãos nupciaes do Arcebispo Capellão môr, e baixando, sobirao ao Paço, e forao ao quarto da Rainha, onde estavao esperando as mais Senhoras da Corte com differentes, e ricos vestidos. Na noite houve luminarias, e salvas da artilharia das Torres, e dos mais navios, e Armada, que estavao no rio, que por tres dias repetirao.

Passados poucos dias teve o Duque de Graffton audiencia delRey, e foy conduzido à sua Real presença por D. Joao de Sousa, Veador da sua Casa, e juntamente com Henrique Fitz Jayme seu primo; falloulhe ElRey em hum gabinete interior, e aos mais Officiaes, e pessoas de qualidade da Armada com demonstrações de grande benevolencia, particularizando os dous primos, como filhos de dous Reys de Inglaterra, hum que reynava, e outro, que havia pouco occupara o mesmo throno. Haviao-se prevenido casas para os hospedarem com toda a magnificencia, como pediao as eminentes prerogativas das suas pessoas; e assim tanto, que a Rainha desembarcou entrarao na Capitania Dom Joao de Sousa, e D. Joao de Almeida, Veadores da Casa del Rey, que os mandava convidar, D. Joao de Sousa ao Duque de Graffton, e D. Joao de Almei da a Henrique Fitz Jayme, e para os conduzirem às casas, que lhe estava o prevenidas, que era o as de Dom Diogo de Menezes, e as de Manoel de Sousa Tavares as Chagas: porém como as ordens do

do General nao lhe permittiao dormir em terra, nao desembarcou entao nem elle, nem o outro Principe; e Gonçalo da Costa de Menezes, Mestre de Campo de hum dos Terços da guarniçao da Corte, conduzio os Fidalgos Alemaens às casas, que sao de Ignacio Xavier Vieira Matoso, hoje General de Batalha, onde se lhe havia preparado a hospedagem, que se lhe continuou todo o tempo, que assistirao na Corte, até voltarem para Alemanha.

Quando sahirao os dous Principes da audiencia, os dous Veadores acima nomeados, os convidarao para as hospedagens, e como se nao quiz separar do General o outro, os conduzio D. Joao de Sousa a ambos ao lugar, que estava prevenido para o Duque; e assim forao ambos com as suas comitivas tratados com a magnificencia, e regalo digno da mayor grandeza. Deu ElRey em outro dia audiencia separadamente ao filho del Rey Jaco. bo, e lhe fallou no mesmo gabinete, com novas demonstrações de affabilidade, e de honra. Desejava ElRey, que aquelles Principes se detivessem para verem a entrada da Rainha, e as festas, mas as ordens, que o General trazia, lho nao permittirao; e assim passados alguns dias partio a Armada, havendo-selhe primeiro mandado hum grande refresco com muita abundancia de carnes, frutas, e doces, que se repartio por toda a Armada. Ao Duque de Graffton mandou ElRey o mesmo espadim, e bafe basta de diamantes, que havia levado quando foy ao mar, e ao outro Principe hum broche de grande valor, e joyas de preço a todos os Officiaes, e Cavalheros da Armada, e quantidade de dinheiro à familia inferior, que havia vindo no serviço da Rainha.

Determinou-se o dia 30 de Agosto para Suas Magestades haverem de fazer a entrada publica do Paço à Sé a dar graças naquella Cathedral ao fupremo Author das felicidades, para o que se erigirao vinte arcos de magestosa fabrica, em que os naturaes, e Estrangeiros com louvavel emulação quizerao mostrar a Suas Magestades o gosto, com que celebravao as suas augustas vodas. Na tarde do dia referido às quatro horas baixarao Suas Magestades, e a Senhora Infanta D. Isabel do Paço ao pateo da Capella a entrar no coche Real, que era de huma magnifica fabrica, acompanhados de todos os Officiaes das suas Casas, Grandes, Presidentes dos Tribunaes, Fidalgos, e Ministros, todos vestidos de ricas galas, e ornados de preciosas joyas. Seguio-se o acompanhamento pela parte da Tanoaria, em que sem precedencia caminhavao os coches dos Grandes precedidos dos Corregedores da Corte, e mais Ministros, e estes dos Porteiros das Maças, Reys de Armas, Arautos, e Passavantes com as suas Cotas de Armas deste Reyno, e suas Conquistas. Depois de todos os referidos coches hiao os dos Estribeiros môres; o primeiro, o da Senhora

nhora Infanta, em que nao hia o Estribeiro môr de Sua Alteza, o Conde de Pontevel, por ser precisa a fua affistencia no Senado da Camera, de que era Presidente: seguia-se atraz o do Estribeiro môr da Rainha D. Francisco Mascarenhas, e em ultimo lugar o do Estribeiro môr del Rey, D. Joseph de Menezes, que depois foy Conde de Vianna, e logo immediatamente os coches de respeito com a mesma preferencia. Seguia-se o coche Real coberto com as guardas dos Archeiros em duas alas, guiadas pelos Tenentes Belchior Rodrigues de Mattos, e Francisco Rodrigues de Almeida, montados em bons cavallos com custosos adereços, e atraz do coche os Capitães das mesmas guardas o Conde de Pombeiro D. Antonio de Castellobranco, e D. Filippe de Sousa, montados em soberbos cavalios ajaezados com grande primor, e custo: hum pouco diante do mesmo coche hiao os Estribeiros Manoel Galvao, e Francisco Banha, e os Moços da Estribeira, e logo quarenta Moços da Camera de huma, e outra banda das portinholas do coche Real, todos vestidos com bellas galas: detraz do coche das Magestades, e das guardas marchavao as Camereiras môres da Rainha, e Infanta, a que se seguia os coches das Damas, e Senhoras de Honor da Rainha, e Infanta.

Tanto, que o coche Real chegou defronte da porta de Santo Antonio, onde estava o Senado da Camera, o seu Presidente o Conde de Pontevel

Nuno

Nuno da Cunha de Ataide chegou ao coche com os Vereadores, a saber: os Desembargadores Joao Coelho de Almeida, Ignacio do Rego de Andrade. Antonio da Costa Novaes, Francisco da Fonseca Sisnel, Sebastiao Ruys de Barros, Francisco Ferreira Bayao, o Escrivao da Camera Antonio Rebello, e os Procuradores da Cidade Miguel de Mello, e Francisco Pereira de Viveiros, e os Procuradores dos Mesteres, com todos os mais Officiaes, e Ministros do Senado: e parando neste lugar o coche, o Doutor João Coelho de Almeida, hum dos Vereadores do Senado, a quem por mais antigo tocou representar a Suas Magestades em nome delle, e da Cidade, a alegria, que lhe causava aquelle dia, de que se havia seguir a felicidade de todos os seus Vassallos, o executou em huma Oraçao muy bem feita, o que o povo applaudio com alegres vivas. Acabada a arenga, o Presidente offereceo a Suas Magestades as chaves da Cidade em huma salva dourada em nome do povo della, El-Rey pegandolhe as tornou a entregar ao mesmo Presidente.

Entrarao Suas Magestades na Sé, onde o mesmo Senado os recebeo com hum Paleo muy rico, em cujas varas pegavao o Presidente, e Vereadores: estavao à porta daquella Cathedral o Cabido com o seu Arcebispo debaixo de rico Paleo com a Reliquia do Santo Lenho, que Suas Magestades, e Alteza adorarao, para o que se poz huma alcati-

fa, e almofadas, que os Reposteiros trouxerao no acompanhamento; e o Marquez de Alegrete Manoel Telles, Gentil-homem da Camera, que assistia de semana, accommodou a almofada para El-Rey ajoelhar, e o Dugue de Cadaval D. Nuno a almofada da Rainha, e o Conde de Val de Reys a da Senhora Infanta. Feita a adoração, acompanharao Suas Magestades, e Alteza a Sacrosanta Reliquia até o Altar môr, onde estava hum rico sitial, em que Suas Magestades fizerao oração. Estava o Templo armado com a mayor grandeza, e custo, que se póde imaginar; e cantados os Hymnos, e Orações, que a Igreja costuma em semelhantes acções, voltarao Suas Magestades pela mesma fórma pelo Terreiro do Paço, aonde se recolherao entre acclamações, e demonstrações festivas de toda a Cidade.

Segundo o costume do Reyno se continuarao as sestas, em que houve tres dias de Touros,
em que no primeiro toureou o Conde de Atalaya
D. Luiz Manoel de Tavora, e no segundo Dom
Lourenço de Almada, e no terceiro o Conde de
Villa-Flor D. Christovao Manoel, em que sobre a
destreza dos Cavalleiros em primorosas sortes, se
admirou a grandeza na excessiva comitiva de criados, com que cada hum cobrio o corro, ricamente vestidos com excellentes invenções. Seguio-se à
festa dos Touros a de artificios de sogo, que com
grande primor se executarao por tres dias no mar,
Tom. VII.

e na terra, feitos pela direcção do Conde da Ericeira D. Luiz de Menezes, Védor da Fazenda, em quem a grandeza do animo competio com as excellentes virtudes, de que foy ornado. Ao mesmo tempo se celebrarão em todo o Reyno os Augus-

tos desposorios de Suas Magestades.

Foy esta uniao abençoada por Deos, porque sobre a grande harmonia, em que viverao ditosamente estes Principes, a fecundidade da Rainha, a que se ajuntavao grandes virtudes, a faziao universalmente amada dos seus Vassallos; porque deste Real thalamo se seguio a mayor ventura de Portugal. No dia 30 de Agosto, que se compria hum anno, em que os Reys haviao ido à Cathedral de Lisboa, renderlhe as graças daquella uniao, e pedirlhe a mayor felicidade della, que era a successão, deu a Rainha à luz hum Principe com grande satisfação dos seus Vassallos, que em breves dias sentirao a sua falta. Porém como aquelle nao era o Principe, que Deos havia promettido para a perpetuidade da Monarchia Portugueza, em breve satisfez os votos de todos os seus Vassallos; porque a Rainha os encheo de huma viva esperança, que Deos satissez no dia 22 de Outubro do anno seguinte de 1689 com o Principe D. Joao, seguindo-se depois, com alguma interpolação, tres Infantes, e duas Infantas, como adiante veremos, glorioso fruto deste Real thalamo, que com geral sentimento não chegou a durar doze annos perfeitos, fendo a pena del-Rey inexplicavel. Effa

Esta continuada selicidade, que entao applaudiao os Vassallos, se sazia ainda mais estimavel na doce tranquillidade, e na suavidade da paz, que por tantos annos gozarao, ao mesmo tempo, que na Europa ardia em toda a parte huma sanguinolenta guerra; e por esta causa mereceo entao EsRey D. Pedro o titulo de Pacissco, como dissemos, nome, que os seus Vassallos repetiao com veneração.

Havia pouco, que respirava Europa da cruel guerra, que havia padecido, quando succedeo a morte del Rey D. Carlos II. de Castella em o primeiro de Novembro de 1700, e aberto o seu Testamento se achou chamar à successão da sua larga Monarchia a Filippe de França, Duque de Anjou, seu sobrinho, que acclamado Rey em Madrid a 24 de Novembro, e entrando de posse, mostrarao entao os interesses do nosso Reyno ser conveniente reconhecer este Principe por verdadeiro possuidor daquella Monarchia, e nesta conformidade passou a Portugal com o caracter de Enviado D. Domingos Cappecellatro, e na Corte de Madrid continuou com o mesmo emprego Diogo de Mendoça Corte-Real, que já havia annos, que residia nella por Enviado Extraordinario del Rey D. Pedro. Interessava-se na sua conservação ElRey Christianissimo Luiz XIV. a quem chamarao o Grande, avô delRey D. Filippe: e propondo à nossa Corte hum novo Tratado de alliança, o veyo finalmente a conseguir, e outro com Hespanha, e ambos se assina-Tom. VII. Rrrii rao . rao no mesmo dia de 18 de Junho do anno de 1701, fendo hum dos artigos o auxiliar as nossas armas com huma Armada, que defendesse o porto de Lisboa de alguma invasao de inimigos, e se segurassem os nossos mares, em virtude do que a 21 de Setembro de 1701 deu fundo em Cascaes huma Esquadra, que mandava o Conde de Chaternau, Vice-Almirante da Armada de França, a qual se compunha de vinte e hum navios de guerra, de fogo, e ferviço da Armada.

no, tom, X. pag. 392.

Entrou a Armada pela barra, salvando a nao do General as Torres de S. Lourenço, S. Juliao, e Belem, que lhe responderao com igual numero de Memorias m. s. do Du- tiros. Tanto, que a Armada deu sundo no rio, o que de Cadaval D. Nu- Presidente Roville, que residia nesta Corte com o caracter de Embaixador de França, pedio ao Secretario de Estado audiencia de Sua Magestade, dizendolhe, que o Conde de Chaternau desejava ir à sua Real presença; porque nao queria executar as ordens del Rey Christianissimo, sem primeiro receber as de Sua Magestade, como elle lhe mandava. Havia ElRey neste dia sahido fóra, e chegando ao Paço à noite, se avisou ao Embaixador de França, que podia ir à audiencia com o General da Armada: foy esta audiencia particular, e sem as ceremonias costumadas. Entrarao às nove horas da noite à presença delRey, que mandou cobrir sómente ao Embaixador, e ElRey honrou muito ao General com palavras de estimação, dizendolhe a muita,

muita, que fazia da fua pessoa, e o quanto lhe fora grata a eleição, que della fizera ElRey Christianissimo, e outras semelhantes attenções, com que fahirao o Embaixador, e o General muy fatisfeitos da sua presença. Ordenou-se a Joao Rebello de Campos, Corrector da Fazenda Real, que dispuzesse hum grande refresco para a Armada, o qual levou a 26 do referido mez, em tanta abundancia. que o General o mandou repartir por todos os navios da sua Armada. A 3 de Outubro teve audiencia de Sua Magestade para pôr na sua Real presença os Cabos, Officiaes, e pessoas de mayor distincao da Armada. Foy o General conduzido nos coches do Embaixador de França, e os Officiaes, que vierao nos seus escaleres, desembarcarao na prava da Corte-Real. Estava ElRey na casa costumada do Paço da Corte-Real, coberto, assistido dos Grandes, e dos feus criados, todos no lugar, que lhe competia. Entrou o Conde de Chaternau com cento e cincoenta Officiaes muy luzidos, e depois de haver fallado a ElRey, lhos apresentou todos, que enchendo a casa fizerao hum circulo: ElRey honrou muito a todos com agradavel prefença, e estava com o chapeo na cabeça, que nunca tirou, e despedidos, satisfeitos da sua Real attençao, se recolherao aos seus navios.

Era o fim desta Armada segurar o porto de Lisboa de algum insulto da Armada Ingleza, que governava o General Rook; porque se tinha espalhado. lhado, que os Inglezes sentidos do nosso Tratado com França emprenderiao alguma facção, fendo ella a que désse o primeiro aviso do rompimento. O que deu motivo a determinarse a defensa de Lisboa, e a prevenir os Lugares maritimos da nossa Costa. Foy logo guarnecida a Cidade de Infantaria, e Cavallaria, e encarregando-se o governo della a Generaes de grande valor, se distribuirao os empregos na fórma seguinte. Na Ribeira desde a porta do Conde de Coculim até Xabregas, o Conde de Atalaya Dom Luiz Manoel de Tavora, do Conselho de Guerra; da Ribeira até à Boa vista o Marquez de Alegrete Manoel Telles da Sylva, do Conselho de Estado; deste lugar até o Forte de Alcantara o Conde de Alvor Francisco de Tavora, do Conselho de Estado. A Torre de S. Juliao da Barra como mais importante, se entregou ao Marquez das Minas Dom Antonio Luiz de Sousa, do Conselho de Guerra, juntamente com todos os Fortes até o Paço de Arcos, e os mais, que se seguem até Cascaes, com o governo desta Praça. Os Fortes, que guarnecem toda a Marinha, se encommendarao a Officiaes experimentados, e pessoas da primeira grandeza. A Praça de Setuval foy governar Ayres de Saldanha de Menezes e Sousa, e para Peniche foy o Marquez de Niza D. Francisco Balthasar da Gama, do Conselho de Guerra. A Armada Real se entregou ao seu General o Conde de S. Vicente Miguel Carlos de Tavora, de quem

era Almirante o Conde do Rio Grande Lopo Fur-

tado de Mendoça.

Desta sorte se havia preparado o porto de Lisboa, quando se deu por certo, que a Armada Ingleza, que governava o General Rook, se recolhera ao Canal, havendo fómente expedido para fóra trinta navios, cujo destino se ignorava. ral Chaternau com esta noticia, juntamente com o Embaixador, pedirao audiencia a Sua Magestade, que lha concedeo particular à noite, na qual lhe representarao, que era conveniente, que a Armada, que se achava neste porto, passasse ao de Cadiz a unirse com a do Conde de Estrees, para tomarem noticia do rumo, que haviao seguido os trinta navios Inglezes, que se apartarao do Almirante Rook; e que no caso de ser necessario, que elle fosse à altura das Ilhas dos Açores esperar as nossas frotas, o faria seguindo as ordens, que tinha del-Rey de França para este mesmo intento: e que tambem se lhe constasse, que os navios Inglezes tivessem tomado a derrota das Indias de Hespanha, determinava ir em seu seguimento, (e na verdade este era o intento, passar às Indias a conduzir os galeoens com os cabedaes de Hespanha.) ElRey lhe respondeo logo promptamente na mesma audiencia, sem ter ouvido o Conselho de Estado, dizendolhe, que podia sahir com a sua Armada deste porto quando lhe parecesse, porque nao desejava faltar a cousa alguma, em que ElRey de França tivelle

vesse conveniencia; e que assim queria, que o Conde de Chaternau fizesse, o que fosse mais util àquelle fim. Tratou logo o General de pôr corrente a Armada de tudo o que necessitava para se fazer à véla; e ultimamente pedio audiencia o Embaixador de França para Chaternau se dispedir, e agradecerem ambos a Sua Magestade a urbanidade, e grandeza, com que se houvera com a Armada de França neste porto. Era o Duque de Cadaval conferente do Embaixador de França, o qual lhe disse, que a marinhagem da Armada Franceza necessitava de algum tabaco de fumo, e que pedia a Sua Magestade lho mandasse dar no Estanco pelo seu dinheiro, e que fiasse do Embaixador, que aquelle tabaco nao teria outro consumo, nem com elle se faria fraude à fazenda Real. Ordenou Sua Magestade, que se lhe désse logo graciosamente por conta da sua Real sazenda quinze mil arrateis de tabaco, que se mandarao pagar ao Contratador, e El-Rey mandou ao General huma joya de muito valor.

Despedido o Conde de Chaternau, levou serro, e passando pela Capitania da Armada Portugueza, que estava por cima de Belem, em que se
achava embarcado o Conde de S. Vicente, General della, a salvou com onze pessas, e lhe respondeo o Conde de S. Vicente com outras onze, e
passando pela Torre de Belem lhe sez a mesma salva, e a Torre lhe respondeo igualmente; e sahindo

pela

pela barra a 20 de Outubro do referido anno de 1701 foy na volta de Cadis. Estava ordenado neste tempo a D. Joao Diogo de Ataide, Mestre de Campo de hum dos Terços da Guarnição da Corte, que se achava embarcado, para que sahisse a correr a nossa Costa com outro navio, que governava D. Luiz de Almada; e como D. Joao levasse ancora primeiro, que a Armada de França, nao podendo sahir naquella maré, deu sundo na bahia de S. Joseph: logo, que D. Joao passou a Torre, poz no mastro da mezena a bandeira, que pertencia ao feu posto; quando passou a Capitania de França a salvou D. Joao com onze pessas, e Chaternau lhe respondeo com outras tantas, e depois de terem os comprimentos costumados no mar de se lhe agradecerem as salvas, se forao de ambas as partes diminuindo os tiros, até que ficou a Capitania de Franca em tres; e unindo-selhe na outra maré o navio de D. Luiz, forao ambos logo pela barra a correr a Costa. Nesta Armada se embarcou huma grande parte da primeira Nobreza.

No anno seguinte de 1702 em 15 de Julho chegou ao rio de Lisboa em huma fragata de guerra Ingleza o Principe Jorge Darmstad, primo com irmao da Rainha D. Maria Sofia, e dando fundo defronte das Tercenas, na mesma tarde desembarcou, e foy para casa do Conde de Valdestein, Embaixador de Alemanha, que já havia tido a sua audiencia de despedida, e morava este Ministro nas Sss cafas

Tom. VII.

casas do Visconde da Asseca, que tem communicação com a marinha; e assim na porta, que tem para o mar, desembarcou o Principe, e pedio audiencia a ElRey, que foy servido darlha no dia 29 às dez horas da manhãa, aonde o conduzio o Conde de Assumar D. Joao de Almeida, Veador da Casa Real, e o esperou no primeiro degrao da escada do Paco da Corte-Real. ElRey estava na casa de dentro à em que dava audiencia, e nesta estavao alguns Officiaes da sua Casa, e alguns Grandes. Na Camera del Rey se achavao o Marquez de Marialva, seu Mordomo môr, e Gentil-homem da sua Camera, que estava de semana; o Marquez de Alegrete, Gentil-homem da Camera; o Conde de Vianna, Estribeiro môr, e tambem Gentil-homem da Camera; o Duque de Cadaval; e Joseph de Faria, que servia de Secretario de Estado, e entre estas pessoas nao houve differença, nem preferencia de lugares. Entrou o Principe de Darmstad conduzido pelo Conde de Assumar, e El Rey estava encostado no bosete, e nao poz o chapeo na cabeça, e lhe fallou com muito agrado, e quando se despedio, ficou no mesmo lugar, em que estava encostado ao hofete. O Conde de Assumar sicou na mesma casa em quanto durou a audiencia, e o tornou a conduzir ao mesmo lugar. A sua liteira entrou no saguao da Corte-Real; porém as guardas não lhe. pegarao nas armas. Era o Principe de Darmstad muy addicto às conveniencias do Emperador, a quem fervia,

fervia, e como ElRey naquelle tempo havia feito a liga com França, e Hespanha, os Ministros destas Cortes, que erao o Presidente Roville, Embaixador de França, e o Enviado de Castella Dom Domingos Capecellatro, representarao a Sua Magestade, que nao devia consentir na sua Corte hum Principe totalmente opposto às duas Coroas de França, e Hespanha, com quem Sua Magestade estava ligado, principalmente nao tendo o Principe negocio, nem interesse proprio, que o trouxesse a Lisboa. Determinou ElRey mandarlhe hum recado pelo Secretario de Estado Joseph de Faria, que lhe dissesse, que a conjunctura presente nao dava lugar à sua assistencia neste Reyno, e ainda que com muito pezar delRey, era preciso dizerlhe, que sahisse logo delle. O Principe de Darmstad lhe respondeo, que logo o faria, e a 16 de Agosto embarcou no navio Inglez, em que tinha vindo, que estava na bahia de Cascaes, a que se ajuntou outro, em que tinha vindo D. João Methuwin, pay de D. Paulo Methuwin, Enviado de Inglaterra, que residia nesta Corte, aonde já seu pay havia tido o mesmo emprego, que vinha revestido de grandes poderes, e começou logo a negocear com tao boa direcção, que elle foy o primeiro motor de entrar ElRey D. Pedro na grande alliança, que o Emperador havia feito com Inglaterra, e Hollanda, como adiante se dirá.

No mesmo anno entrou em Portugal pela Ci-Tom.VII. Sss ii dade

dade de Miranda o Almirante de Castella D. Joao Thomás Henriques, e camilhando em direitura a Lisboa, parou no Lugar de Villa-Longa na Quinta do Conde de Val de Reys, de donde escreveo ao Secretario de Estado Mendo Fovos Pereira, dizendolhe, que por dependencias particulares suas deixava a Patria, e passara a Portugal, com animo de se pôr aos pés del Rey, e buscar o seu Real amparo. O Secretario lhe respondeo com palavras geraes aconselhandolhe, que ficasse naquelle sitio; porém elle lhe respondeo, que nao tinha alli o necessario para a sua familia, pelo que passava a Belem para a Quinta (que entao era) do Conde de S. Lourenço, onde já se achava parte do seu fato. Publicou entao o motivo da sua resolução, que nascera, porque a Corte de Madrid o nomeara Embaixador Ordinario para residir na Corte de Pariz, contra o uso daquella Corte, que nao permittia, que os homens da sua grandeza aceitassem, senao o caracter de Embaixadores Extraordinarios; e sendo compellido a fazer huma cousa contra a sua pessoa, e grandeza, se passara a este Reyno, e deixando o caminho para França, tomara o de Portugal, e remettendo pelo seu Secretario à Rainha de Castella todas as instrucções, e papeis da sua Embaixada, o despedio da sua companhia, mandando-o para Madrid. O Embaixador de Alemanha, que aqui se achava, tanto, que teve esta noticia, intentou perfuadir, que o Almirante vinha determinado a reconhecer

nhecer o Archiduque Carlos Rey de Castella, e foy a Villa-Longa incognito a ver o Almirante; efte lhe nao quiz fallar, respondendo, que se presumira, que naquelle lugar se havia de encontrar com fua Excellencia, nao viera por aquella estrada. Havia já o mesmo Embaixador tomado, e preparado as casas de Manoel Lobo da Sylva a Santa Apollonia, publicando, que erao para o Almirante, e mandandolhas offerecer, nao as quiz aceitar; e no dia 24 de Outubro do referido anno de 1702 chegou o Almirante a Lisboa, e foy pousar a Belem na Quinta do Conde de S. Lourenço, onde depois o visitou toda a Corte. Havia trazido comsigo a seu sobrinho D. Pascoal Henriques, filho herdeiro de seu irmao o Marquez de Alcanicas, o qual ou fosse suggerido pelo Almirante, ou por propria refolução do mesmo Fidalgo, buscou a casa do Enviado de Castella, que aqui se achava, e lhe disse, que elle queria passarse à obediencia del Rey Dom Filippe, e ficando em casa do Enviado, pedio este Ministro a ElRey D. Pedro o mandasse segurar até Badajoz, e se ordenou ao Corregedor do Crime do Bairro Alto Crispim Mascarenhas, que o acompanhasse até o pôr na Raya de Castella, o que com effeito se executou. Nao buscou o Almirante ao Enviado de Castella, nem ao Embaixador de França, e teve audiencia delRey. Achava-se na galaria o Porteiro da Camera, e entrando nella o Almirante, sem que sosse conduzido por pessoa alguma, nem menos haver entrado a sua carruagem no saguao do Paço, lhe disse, que se sua Excellencia pertendia fallar a Sua Magestade, daria recado ao Gentil-homem da Camera, que estava de semana, e respondendolhe, que isso pertendia, deu o Porteiro da Camera recado ao Conde de Vianna, e elle lhe ordenou dissesse ao Almirante, que Sua Magestade o esperava; e entrando, ElRey praticou com elle o mesmo, que com o Principe de Darmstad, estando em pé encostado a hum bosete, onde tinha o chapeo, e fallandolhe com muito agrado, se despedio. Na Casa, que era a mesma já referida, estiverao o Conde de Vianna, Gentil-homem da Camera, que estava de semana, o Marquez de Alegrete, o Duque de Cadaval, o Secretario de Estado Mendo Foyos Pereira, e Joseph de Faria, que servia por elle a dita occupação. Teve depois audiencia do Principe, e Infantes, na qual se observou o mesmo, que na delRey; porque estavao em huma casa immediata à antecamera do quarto da Rainha, em que viviao, na qual havia hum bofete com duas cadeiras de cada parte, e encostados ao bofete, e cadeiras estavao Suas Altezas; o Principe tinha à sua mao esquerda os Senhores Infantes D. Francisco, D. Antonio, e D. Manoel; de traz da cadeira do Principe estava a Condessa de Pombeiro, Senhora de Honor, na aufencia da Marqueza de Unhao, Aya de Suas Altezas; na casa assistirao sem preferencia o Duque Mordomo

domo môr, e os Veadores de Suas Altezas, e o Principe, e Infantes tinhao o chapeo na mao. Na mesma tarde soy o Almiranre à audiencia da Rainha da Grãa Bretanha D. Catharina, que estava na sua antecamera em estrado, assentada em cadeira debaixo do docel; acompanhavao-na da parte direita as Marquezas, Condessas, e muitas Senhoras, e da parte esquerda muitos Grandes, e Fidalgos, com a mesma ordem, e preferencia, que costumao ter na casa delRey, e como a Rainha nao havia de mandar cobrir ao Almirante, nao mandou cobrir aos Grandes. Entrando o Almirante achou a Rainha em pé encostada à cadeira, que estava no estrado debaixo do docel, e elle por obsequio quando chegou onde estava a Rainha, poz o joelho no chao, e dizendolhe a Rainha, que nao estava assim bem, se levantou, e sallou em pé descoberto, e a Rainha lhe respondeo com igual agrado, que discricao. Não tardou muito em se descobrir a devoçao do Almirante ao Emperador Leopoldo, a quem todo se havia offerecido, como elle declarou em hum Manifesto, que entao imprimio, em que vem as repostas das Cartas do Emperador. Em Castella se procedeo contra o Almirante, até que por sentença foy condemnado à morte, e confiscados todos os seus bens, e publicada a sentença no Conselho Real de Castella a 17 de Agosto de 1703. Havia já o Emperador Leopoldo I. feito huma liga offensiva, a que chamarao a Grande Alliança,

com Inglaterra, e Hollanda, na qual depois entrou Saboya, sendo o sim desta alliança meterem de posse da Monarchia de Hespanha ao Archiduque Car-

los, filho fegundo do Emperador.

Convidarao os interessados da grande alliança a El Rey D. Pedro a entrar naquelle Tratado, com o qual lhe offerecerao condições muy ventajosas à nossa Coroa: e discorrendo os Ministros Portuguezes o estado da Europa, persuadirao muitos a El-Rey, que abraçasse as proposições, que lhe facilitavao os Ministros, que tratavao este negocio. Eraő elles Carlos Ernesto, Conde de Valdestein, Embaixador do Emperador, D. Joao Methwin, e D. Paulo Methuwin seu filho, Ministros de Inglaterra, e D. Francisco de Schonomberg, Ministro de Hollanda, que todos residiao nesta Corte, e trabalharao este negocio com grande cuidado. qual finalmente depois de debatido por huma, e outra parte, se reduzio a hum Tratado de liga offensiva entre o Emperador, e ElRey de Portugal com as mais Potencias interessadas na grande alliança, o qual se assinou em Lisboa a 16 de Mayo de 1703, em que forao Plenipotenciarios por parte de Portugal o Duque de Cadaval Dom Nuno Alvares Pereira de Mello, o Marquez de Alegrete Manoel Telles da Sylva, o Conde de Alvor Francisco de Tavora, o Secretario de Estado Joseph de Faria, e o Secretario Roque Monteiro Paim, e da parte do Emperador o Conde de Valdestein, e no mesmo dia

dia se assinarao outros Tratados com Inglaterra, e Hollanda da mesma liga, em que sorao os Plenipotenciarios, de Inglaterra D. Paulo Methwin, e de Hollanda D. Francisco Schonomberg, e de Por-

tugal os mesmos referidos acima.

Pelo referido Tratado se obrigou ElRey de Portugal a sustentar à sua despeza sómente doze mil Infantes, e tres mil cavallos. E que para se formar hum Exercito de vinte e oito mil homens, levantaria ElRey mais treze mil homens de gente Portugueza, dos quaes seriao onze mil Infantes, e dous mil Cavalles, e seriao pagos pelos Alliados, para o que se obrigarao a dar a ElRey Dom Pedro hum milhao de patacas todos os annos em quanto durasse a guerra, o qual seria pago às mezadas, tendo principio a satisfação no rompimento da guerra. E além do dito milhao de patacas, se obrigarao a dar quinhentas mil patacas para o apresto do Exercito, e mais cousas necessarias, as quaes se haviao de entregar ao tempo da ratificação deste Tratado. Os Alliados se obrigarao a porem neste Reyno para servirem na guerra todo o tempo, que ella durasse, doze mil homens de Tropas Estrangeiras veteranas, a saber: dez mil Infantes, mil Cavallos ligeiros, e mil Dragoens, todos armados, e pagos à custa dos ditos Alliados, e que à mesma sua despeza mandariao hum trem de dez pessas de artilharia de bronze com tudo o que lhe pertencesse, excepto as mulas. E que juntamente com as armas Tom. VII. Tit para

para os onze mil homens Portuguezes dos treze, que se haviao mandar levantar, viria outro trem de dez pessas de artilharia de bronze de calibre de doze até vinte e quatro, o qual trem, e armas haviao de ficar como proprias em Portugal, sem se poderem repetir, nem pedir o custo dellas. E para servir na primeira Campanha mandariao os Alliados pôr em Portugal quatro mil quintaes de polvora. E em quanto durasse a guerra, todos os annos poriao em Portugal o mesmo numero de quintaes de polvora à sua custa, antes que se abrisse a Campanha. E que com a gente Estrangeira, que viesse de soccorro, viriao dous Mestres de Campo Generaes, quatro Generaes de Batalha, quatro Officiaes de Cavallaria, dous Tenentes de Mestre de Campo General, dous Tenentes Generaes da Artilharia, doze Engenheiros, quarenta Condestaveis, dez Officiaes de fogo, vinte Mineiros, todos pagos à custa dos Alliados. Com a declaração, que toda a gente Estrangeira, que os Alliados mandassem a Portugal, estaria nao só sogeita ao mandado superior del-Rey, mas tambem ao dos seus Generaes. E que as Potencias maritimas sustentariao nas costas, e pórtos de Portugal competente numero de naos de guerra para as guardarem com segurança dos inimigos; e assim tambem tendo-se noticia, de que se pertendia fazer invasao em algum dos pórtos de Portugal, mandariao a elle numero de navios superior aos dos inimigos. E succedendo sazer qualquer Potencia

tencia guerra nas Conquistas de Portugal, e seus Dominios, ou tendo-se noticia, de que a intentava fazer, dariao os Alliados todos os navios de guerra, que fossem necessarios para poderem impedir a tal guerra, o que fariao em quanto ella durasse. E estariao todos os navios de soccorro às ordens delRey para tudo o que lhe ordenasse; e que passando às Conquistas de Portugal, obedeceriao ao que se lhe ordenasse da sua parte pelos seus Vice-Reys, e Governadores nas ditas Conquistas, e Dominios. E tambem quando os navios de soccorro das duas Potencias, em qualquer occasiao, ou qualquer caso, que se unissem com os de Pottugal, o Cabo da Armada, ou Esquadra Portugueza, seria o que faria os sinaes, e chamaria a Confelho, que se faria na Capitania de Portugal, e do que se determinasse passaria as ordens pelo Cabo da Armada, ou Esquadra Portugueza, as quaes executariao os Cabos dos navios auxiliares, cada qual na sua Esquadra. E que se nao fariao pazes, ou tregoas, fem consentimento reciproco de todos os Alliados. E que o Archiduque Carlos viria a este Reyno a desembarcar com todos os soccorros, a que os Alliados se haviao obrigado pelo referido Tratado, e sem que tivessem chegado a este Reyno todos os foccorros, assim de gente, como de navios, nao seria ElRey de Portugal obrigado a romper a guerra. E que tanto, que o Archiduque chegasse a este Reyno, Sua Magestade Portugueza o reco-Tom. VII. Trt ii

nheceria, e trataria como Rey de Hespanha, assim como a posfuira ElRey D. Carlos II. mas com declaração, que primeiro havia de constar a ElRev D. Pedro juridicamente, que o direito de ser Rey daquella Monarchia estava cedido, e transferido na pessoa do Archiduque; e outras condições comprehendidas em vinte e nove artigos. Houve mais dous artigos fecretos pertencentes à mesma liga, nos quaes o Archiduque se obrigava, que assim, que fosse revestido do direito de Rey de Hespanha, e Indias Occidentaes, cederia logo, e faria doação a El Rey Dom Pedro das Praças de Badajoz, Albuquerque, Valença de Alcantara na Provincia da Estremadura, e das Praças da Guarda, Tuy, Bayo. na, e Vigo no Reyno de Galliza, e todas estas Praças, Cidades, e Fortalezas, com o territorio de cada huma dellas in perpetuum para a Coroa de Portugal; e o direito, que tinha, ou pudesse ter às terras sitas na margem Septentrional do rio da Prata, para que por aquella parte se dividissem os Dominios da America de huma, e outra Coroa. O que tudo por hum artigo secreto separado pertencente à liga se corroborou, e depois o Archiduque já revestido da dignidade Real, com o nome de Carlos III. os ratificou, como nelles se continha.

Neste tempo residia nesta Corte com o caracter de Enviado da Corte de Madrid D. Domingos Capecellatro, o qual com pouca reslexas entrou em hum empenho, de que sahio muy mal. Suc-

cedeo

cedeo ir a sua casa hum Castelhano, ao qual por ter com elle humas razoens, ou por outro motivo premeditado, o prendeo em sua casa, e a poucos dias de prezo, em huma noite o mandou violentamente embarcar em hum navio Francez: fabido este caso, e tambem, que hum criado Portuguez havia sido o que por sua ordem levara o Castelhano a embarcar, foy o dito criado prezo na Torre O Embaixador de França o Presidente de Belem. Roville se interpoz para compor este caso, dizendo ao Duque de Cadaval, seu conferente, que pedia a Sua Magestade se nao queixasse a ElRey de Castella, como determinava; porque o Enviado reporia o Castelhano outra vez em Lisboa, e que rogava a Sua Magestade mandasse soltar o criado do Enviado. Respondeo-selhe, que a queixa a El-Rey Catholico Sua Magestade a suspenderia, e que o criado do Enviado feria solto quando o Castelhano fosse reposto; porque do contrario correria a mesma fortuna, que o Castelhano, e que Sua Magestade suspendia o Enviado de poder ir à sua prefença em quanto se não repunha em Lisboa o Castelhano. Esta reposta poz em grande consternação ao Enviado, porque correo bastante tempo na diligencia de se buscar o Castelhano. Ultimamente antes, que este chegasse a Lisboa, em 15 de Novembro de 1703 escreveo o Enviado ao Secretario de Estado dizendolhe, que ElRey seu amo o mandava recolher, e retirar da Corte, que pedia a Sua Magel-

Magestade o mandasse segurar até à Praça de Elvas, aonde esperaria, que chegasse a Badajoz o Enviado de Portugal, que estava em Madrid, para que hum, e outro se recolhessem às suas Cortes. ElRey D. Pedro sem dar audiencia ao Enviado, nem lhe mandar dar a joya costumada, pelo attentado, que havia commettido contra as Leys da hospitalidade, nao quiz faltar em o mandar segurar até Elvas, e foy com elle o Ajudante da Cavalla. ria Joao Pereira Fidalgo com trinta Cavallos. Poucos dias antes do Enviado partir, o Castelhano, que elle havia prezo, e remettido a Castella, chegou voluntariamente a esta Corte a casa do Almirante, que mandou dizer ao Secretario de Estado. que em sua casa estava o homem, que o Enviado prendera. Tanto, que este teve noticia da chegada do homem, buscou ao Secretario de Estado, e lhe disse, que o Castelhano, que elle estava obrigado a repor, se achava em casa do Almirante, e que assim pedia se lhe mandasse soltar o seu criado; porém nao se lhe respondeo, e o Enviado partio para Elvas, e depois foy folto o seu criado, que estava na Torre de Belem. Neste mesmo tempo se escreveo a Madrid ao Enviado Diogo de Mendoça Corte-Real, que se recolhesse a este Reyno. Poucos dias depois de lhe chegar esta ordem a Madrid, huma noite entrou em casa do Enviado hum Alcaide de Corte, e lhe disse, que se abstivesse de sabir sóra, e com effeito o deteve em casa; e dando conta Diogo

Diogo de Mendoça por hum Expresso, o Conde das Galveas, Governador das Armas da Provincia de Alentejo, mandou pôr guardas, e sentinellas ao Enviado, mandandolhe dizer, que nao tinha outros Alcaides de Corte, com que poder guardar ao Enviado; porém este quiz tomar como obseguio as guardas, que erao reclusão. Achava-se nesta Corte já por Embaixador del Rey de França o Marquez de Châteauneuf, que quiz com muita prudencia mostrar, que a Corte de Madrid nao procedera contra o Enviado Diogo de Mendoça Corte-Real, porque como estando tao proximo o rompimento da guerra entre as duas Coroas de Portugal, e Castella, tendo ElRey Catholico noticia, que o povo se alterava contra o Enviado Diogo de Mendoça, o mandara guardar, e segurar. Finalmente a 13 de Dezembro do referido anno entrou em Elvas o Enviado Diogo de Mendoça, e o Enviado D. Domingos Capecellatro passou a Badajoz.

Em quanto isto passava em Portugal, se apressava na Corte de Vienna a jornada do Archiduque, para o que o Emperador seu pay o sez acclamar Rey de Hespanha, e dos mais Dominios pertencentes àquella Coroa a 12 de Setembro de 1703, com o consentimento das Potencias interessadas na grande alliança. E assim com o nome de Carlos III. Rey de Castella sahio da Corte de Vienna, e passando a Hollanda, embarcou em huma Armada,

que os Alliados tinhao prompta para nella passar a Portugal com os foccorros, que se haviao estipulado no Tratado, de que fizemos menção. A 7 de Março em huma sesta feira do anno de 1704 amanheceo fobre a barra de Lisboa a Armada Ingleza, e Hollandeza, de que era Almirante o Cavalleiro Jorge Rook: entrou toda junta por achar vento, e maré, e foy salvada tres vezes com toda a artilharia das Torres, e Fortalezas da marinha, por onde passou, observando-se em cada huma das salvas co-Memorias do Duque lherse a bandeira. A Capitania nao respondeo a nenhuma das ditas falvas em quanto nao deu fundo, o que sez defronte de Pedrouços, e entao salvou com huma andaina de artilharia de estibordo. e outra de bombordo; e tanto, que a Capitania deu fogo à primeira pessa, poz huma bandeira no estais do masto grande por sinal à Armada, a qual logo toda falvou, e continuando a falva juntamente por toda a Armada, fez huma fermosa, e agradavel vista pelo bem compassado, com que todos os navios seguirao a Capitania. Achava-se nesta Corte o Marquez de Châteauneuf, Embaixador de França, que havia sido testemunha dos grandes aprestos, que se haviao seito para receber o Archiduque, de que se nao deu por entendido, e de novo propoz huma neutralidade para o Reyno de Portugal, de que pedia a reposta no termo de quinze dias; neste negociado gastou algum tempo, até que chegando a dar fundo a Armada Ingleza, que condu-

de Cadaval D. Nuno m. f. t. XI. pag. 213.

conduzia a ElRey Carlos III. havendo tido audiencia de despedida, partio de Lisboa no dia 8 de Março, passando o Tejo a Aldea-Galega para vol-

tar a Pariz por Hespanha.

Estava ajustado o Ceremonial, que se havia de praticar nao só entre ElRey Carlos III. e El-Rey D. Pedro II. mas entre huma, e outra Corte, de modo, que regulada a sórma, nao pudesse haver dissabor de nenhuma parte. Nesta conformidade o Conde de Villa-Verde, Védor da Fazenda da repartiçao da Marinha, soy logo no mesmo dia a bordo da Capitania, e osserceo ao General da parte delRey seu amo tudo o que pudesse necessitar para a sua Armada, que promptamente se lhe daria nos Armazens delRey; e passando a ver a El-Rey Catholico, o recebeo na sua Camera em pé, e descoberto, e despedindo-se, o General o acompanhou até o portaló com grandes cumprimentos de huma, e outra parte.

Encarregou ElRey ao Marquez de Marialva, feu Gentil-homem da Camera, que fervia de seu Mordomo môr, a quem por este exercicio tocava cumprimentar da sua parte a ElRey Catholico, e ao Duque de Cadaval, Mordomo môr, que fora da Casa da Rainha sua mulher, e se conservava a mesma Casa no serviço de Suas Altezas, que sosse da parte da Rainha da Grãa Bretanha, sua irmãa, e do Principe do Brasil, e dos Senhores Infantes, seus silhos, a dar a boa vinda a ElRey Carlos. Po-

Tom.VII. Uuu rém

rém o Marquez de Marialva se deteve tanto, que entendendo o Duque, que já teria feito a sua commissao, embarcou em hum bargantim acompanhado do General de Batalha Diogo Luiz Ribeiro, e Tristao de Mendoça, Tenente General da Cavallaria da Corte, e em outro bargantim hia hum grande numero de Officiaes de guerra. Chegou já de noite, e o General o esperou ao portaló, e o conduzio acima. Entre as pontes estava o Principe de Lichtenstein, Ayo, e Mordomo môr del Rey D. Carlos, que o conduzio até a primeira Camera, dizendolhe, que hia dar recado a ElRey Catholico. Entrou o Duque na segunda Camera, em que estava ElRey só, em pé, e descoberto, e tanto, que o Duque lhe fez a primeira reverencia, deu ElRey huns passos largos a recebello quasi até o meyo da Camera, e deulhe o Duque o recado, que levava: o primeiro foy o cumprimento da Rainha da Grãa Bretanha D. Catharina, viuva de Carlos II. Rev daquella Coroa, querendo ElRey D. Pedro, que precedesse ao Principe, e deste foy o segundo, e o terceiro da parte dos Infantes. Depois delRey Catholico haver respondido aos referidos cumprimentos, o Duque fez hum da sua parte, a que ElRey respondeo com grande benevolencia; e tanto, que o Duque fez a reverencia para voltar, ElRey deu outros passos, como na entrada, e o Principe de Lichtenstein o acompanhou até o lugar, em que o havia recebido, e na mesma fórma o General da Armada.

mada. O Marquez de Marialva chegou à Capitania às onze horas da noite em hum bargantim, e outro, em que hiao os seus criados, a tempo, que ElRey Catholico estava já recolhido, e voltou sem lhe dar recado, o que sez no outro dia, que era Sabbado.

No Domingo, que se contavao 9 de Março, levou ferro a Capitania Ingleza, chamada a Real Catharina, em que vinha ElRey Catholico, e veyo dar fundo defronte da Corte-Real, sendo salvada de todos os Fortes da Marinha por onde passou, na mesma fórma, que o fizerao as Torres, e mais Fortes na entrada da barra. Tanto que deu fundo, mandou ElRey Catholico ao Principe de Lichtenstein, seu Ayo, e Mordomo môr, a cumprimentar a ElRey, e darlhe o pezame da morte da Infanta D. Theresa sua filha, que a 16 de Fevereiro morreo de bexigas, poucos dias antes de cumprir oito annos. ElRey o recebeo na sua Camera só, e descoberto, e havendo-o tratado com grande benignidade, voltou com a reposta para a Capitania. Na hora, que se havia assentado, sahio ElRey do Paço da Corte-Real, (entao andava a Corte de luto pela morte da Senhora Infanta D. Theresa, o que ElRey suspendeo nesta occasiao, ordenando, que toda a Corte vestisse de gala por tres dias, e depois tambem aliviou o luto, permittindo, que vestisse de pano branco forrado de preto, que nao fosse seda) e ornando-se ElRey da sua natural ga-Tom. VII. Uunii

lhardia, brilhavao com ventura os adornos. Hia vestido em corpo com casaca de veludo cor de prata, forrada de seda adamascada cor de sogo, totoens do mesmo veludo, vestia de veludo cor de sogo, forrada da mesma seda, calções do mesmo, meyas da cor da vestia, çapatos negros com sivellas de diamantes, no chapeo centilho, e prizao, e o habito de Christo, tudo de diamantes de hum grande valor. Hia acompanhado de toda a Corte, e das pessoas a que he permittido acompanhar aos Reys em semelhantes occasioens, todas vestidas como elle, segundo a Pragmatica, mas com grande luzimento, e despeza; e vindo pelo passadisso do Paço da Corte-Real para o do Forte, desceo à ponte, que se tinha fabricado do Forte até o mar.

Havia ElRey encarregado a obra desta ponte a D. Joao da Costa, III. Conde de Soure, seu Provedor das Obras, em quem concorriao excellentes partes; porque era naturalmente animado de hum espirito generoso, e com huma actividade tao viva, que nenhuma cousa lhe parecia dissicultosa poder executar; e assim o seu cuidado em breves dias sez construir da parte do mar hum magnissico espaço com huma Cupula, ou Domo, tao bem executada pelos primores da arte, que era de agradavel vista; no sim, aonde sazia principio a entrada da ponte, era dourada, e pintada com grande primor, e guarnecida com Estatuas, e Inscripções proprias do assumpto. O portico por onde se entrava no sagua o

guao do Forte era tambem de admiraveis talhas magnificamente dourado, e pintado. Era esta ponte, ou transito do mar para o Paço, espaçosa, e com tanta largura, e proporções geometricas, que sem consusao, nem embaraço, antes com boa ordem, coube todo o grande acompanhamento de Sua Magestade. A guarda dos Archeiros na sórma costumada estava por hum, e outro lado, e na ultima escada, aonde batia o mar, estava o bargantim Real, e por huma, e outra parte os bargantins para os Grandes, Ossiciaes, e mais pessoas, que acompa-

nhavaõ a ElRev.

Entrou Sua Magestade em hum bargantim todo ornado de huma bella talha dourada com a Camera guarnecida, e toldo de téla encarnada, e por dentro na mesma fórma com duas cadeiras da mesma téla, com vinte e quatro Remeiros vestidos de grãa guarnecidos de prata, e o Estandarte Real soberbamente bordado. Ao entrar ElRey no bargantim, o Conde de Villa-Verde, a quem pelo lugar de Védor da Fazenda da repartição da Marinha tocava a preeminencia de dar a mao a Sua Magestade, cumprio com aquella ceremonia tendo o melhor lugar. Entrarao no bargantim o Duque D. Jayme, genro del Rey, que ainda nao era do Confelho de Estado, e poucos mezes depois lhe fez El-Rey esta merce; o Duque de Cadaval seu pay; o Marquez de Alegrete Manoel Telles da Sylva, Gentil-homem da Camera, ambos do Conselho de Estado;

Estado; Dom Antonio Pereira da Sylva, Bispo de Elvas, Secretario de Estado, e nao se acharao mais Conselheiros de Estado nesta occasia por estarem impedidos; o Marquez de Marialva D. Pedro de Menezes, Gentil-homem da Camera, que servia de Mordomo môr na menoridade do Conde de Santa Cruz D. Martinho Mascarenhas; o Conde de Vianna D. Joseph de Menezes, Estribeiro môr, e Gentil-homem da Camera, que estava de semana; e Alvaro de Sousa e Mello, Porteiro môr. Assim, que ElRey se embarcou no bargantim Real, os Grandes, e Officiaes da Cafa entrarao nos bargantins, e escaleres, que estavao promptos, sem que houvesse precedencias, e em cada huma das referidas embarcações estava hum Capitao de mar, e guerra, ou Tenente das naos da Coroa. Todos os bargantins estavao toldados de varias sedas com os Remeiros vestidos de encarnado: o mar estava todo coberto de barcos, e diversas embarcações, que faziao huma fermosa vista, e pelas bordas da marinha grande numero de povo, foando de todos os navios huma harmoniosa confusao de instrumentos e trombetas.

O Conde Védor da Fazenda mandou ao Patrao môr fizesse vogar o bargantim Real, e o mesmo fizerao todos os de mais escaleres, que acompanhavao a ElRey, que havia pouco antes ordenado ao Conde, que mandasse ferrar o Estandarte Real, e ferrado elle pelo Patrao môr, arreou a Capitania

pirania a bandeira, largando ao mesmo tempo immensidade de samulas pelas vergas, e ensarceas do navio, que ficou com bella vista. Tanto, que o bargantim Real chegou à escada, que na Capitania mandara pôr o Conde de Villa-Verde, sobirao diante todos os que acompanhavao a ElRey, ficando só detraz o Conde de Vianna, Gentil-homem da sua Camera, que estava de semana, e o Conde de Villa-Verde deu a mao a ElRey ao sobir da escada. No portaló da banda de dentro estava El-Rev D. Carlos III. acompanhado da sua familia; e assim, que se avistarao os Reys, se derao os braços, e com hum breve cumprimento sobirao acima, ElRey Catholico deu sempre a mao direita a ElRey de Portugal, e tambem a porta, e a melhor Entrarao as Magestades na Camera, em que nao havia mais, que duas cadeiras, e hum bofete coberto com hum pano; a em que ElRey se fentou, lhe chegou o Conde de Vianna, seu Gentilhomem da Camera, a del Rey Catholico o Principe de Lichtenstein seu Ayo, e Mordomo môr; e depois de estimarem ambas as Magestades reciprocamente a occasiao daquella vista, e uniao, disparou a Capitania toda a artilharia, e todos os mais navios da Armada feguirao a falva: acabada ella, deu o Conde de Villa-Verde, Védor da Fazenda, recado, que o bargantim estava prompto. Levantarao-se os Reys, e pelo mesmo caminho, porque haviao ido, chegarao ao portaló, e fazendo ElRey cumpri-

cumprimento ao Catholico para que passasse primeiro, o fez assim, e na escada, que descia para o bargantim, lhe deu o Conde de Villa-Verde a mao, e fazendo o mesmo a ElRey de Portugal, entrarao os Revs no bargantim Real, e o de Castella se assentou à mao direita. O Conde de Villa-Verde mandou vogar o bargantim, e largar o Estandarte Real, e em quanto os Reys estiverao no mar, não largou a Capitania Ingleza a bandeira, que havia arreado. Entrarao no bargantim Real de mais das pessoas, que haviao acompanhado a ElRey, os Principes de Lichtenstein, o de Darmstad, o Almirante de Castella, e o Conde de la Corsana. No bargantim Real nem à ida, nem à volta houve differença de lugares entre os Grandes, nem preferencia, e todos forao em pé. Tomarao os Grandes, e mais Senhores da Corte os seus bargantins, e escaleres, e vierao seguindo o Real. O Principe, e os Senhores Infantes D. Francisco, e D. Antonio, acompanhados dos seus Officiaes, e alguns Grandes, descerao do Paço, e vierao pela ponte ao mesmo tempo, que os Reys desembarcavão. As trincheiras, que desde Xabregas até o Forte de Alcantara estavao guarnecidas de Infantaria, derao tres cargas, e juntamente toda a artilharia. Chegarao Suas Altezas, e fazendo primeiro cortezia a ElRey feu pay, a fizerao a ElRey Catholico, a quem significarao o contentamento, que tinhao da sua chegada, e da sua presença, a que ElRey respondeo com

com igual ceremonia, e attenção. Deu ElRey de Portugal a mao direita ao de Castella, e a esquerda ao Principe seu filho, e seguiac-se os Insantes D. Francisco, e Dom Antonio: sobirao para o Paço, cobrirao-se os Reys, Principe, e Infantes, e mandarao cobrir os Grandes de hum, e outro Reyno, e o fizera o Almirante, os Principes de Lichtenstein, e de Darmstad, e nao houve no acompanhamento preferencia. Por huma, e outra banda da ponte estava a guarda dos Archeiros, e as portas entregues aos Capitaens da Guarda, e Tenentes della. Passarao Suas Magestades, e Altezas pela falla dos Tudescos; os Terços, que estavao formados no Terreiro a cargo de Diogo Luiz Ribeiro, derao tres cargas de mosquetaria; e sobindo pela escada principal, forao parar à Tribuna da Capella Real. Deitoulhe agua benta o Bispo Dom Fr. Jofeph de Lencastre, Capellao môr, e Inquisidor Geral, primeiro a ElRey Catholico, logo a Sua Magestade, ao Principe, e aos Senhores Infantes D. Francisco, e D. Antonio. Tirou o Capellao môr o sitial, e correrao as cortinas os dous Sumilheres Nuno da Cunha de Ataide, que depois succede o nos mesmos lugares, e no de Cardeal, e D. Joseph de Almada. Ouvirao Suas Magestades o Te Deum de joelhos cantado pela Musica da Capella, e estavao na Tribuna as cadeiras postas nesta ordem: à mao esquerda da delRey de Castella, a delRey de Portugal, à sua mao esquerda a do Principe, e tam-Tom. VII. Xxx

bem à sua esquerda a do Infante D. Francisco, e em ultimo a do Infante D. Antonio. Detraz da cadeira del Rey Catholico se poz o Principe de Lichtenstein, da del Rey de Portugal o Conde de Vianna, da do Principe, Fernao de Sousa, Védor da Cafa Real, da dos Infantes estavao Gastao Joseph da Camera Coutinho, e D. Joseph de Menezes, os quaes haviao chegar as cadeiras quando as Mageltades, e Altezas, se houvessem de assentar, e esta mesma ordem se observou todas as vezes, que os Reys, e Suas Altezas se ajuntarao na Tribuna. Acabado o Te Deum, se levantarao os Reys, e Suas Altezas, e se encaminharao à Camera do quarto, que estava preparado, e soberbamente adereçado para ElRey Catholico. Na Camera havia cinco cadeiras postas na fórma referida, mas a do Principe chegou-a o Duque de Cadaval. Acabada a visita se recolheo ElRey, e Suas Altezas ao Paço da Corte-Real pelo passadisso, acompanhados de toda a Corte. Naquella noite houve luminarias, e nas duas feguintes, com falvas de artilharia das Torres, e Fortes, que guarnecem a Cidade. Suspenderao-se os Tribunaes por tres dias, ordenando El-Rey, que fossem à presença del Rey de Castella a felicitaremno da sua vinda, e entrarao assim como chegarao fem guarda, nem ordem, nem precedencia, e foy o primeiro, que entrou, o Senado da Camera, e o ultimo a Cafa da Supplicação.

Havia-se assentado, que as Magestades Portu-

gueza,

gueza, e Catholica, o Principe, e o Senhor Infante D. Francisco haviao de cear juntos em publico; e assim à hora determinada voltou ElRey com o Principe, e Infante, e entrando na Camera del Rey Catholico, fahirao todos para a mesa: o Conde de Assumar, Veador da Casa del Rey, que tinha sido nomeado para affistir a ElRey Catholico, ordenou aos Moços da Camera fossem buscar as iguarias, e depois de feita a ceremonia da prova, deu recado às Magestades, e póstos os Reys, e Principes à mesa, antes de se assentarem, no topo da banda, aonde estava El Rey Catholico, benzeo a mesa D. Pedro de Sousa, Dom Prior de Guimaraens, Sumilher da Cortina, por impedimento do Capellao môr. D. Pedro Alvares da Cunha, Trinchante da Cafa Real, fez à mesa o seu officio, e a ElRey Catholico servio o Conde de Althen, seu Gentil-homem da Camera. Mandou ElRey de Portugal cobrir os Grandes, e em quanto durou a mesa, os Musicos da Capella Real em huma casa separada cantarao muito suavemente. Acabada a mesa, o mesmo Sumilher posto no lugar referido, foy dar graças a Deos, e em quanto o fez, Suas Magestades, e Altezas, estiverao em pé, e acabadas as graças, se recolherao, e tornarao com ElRey de Castella até a sua Camera, e alli se despedirao: ElRey Catholico sahio com Sua Magestade, e Altezas até a casa de sora, e rogandolhe ElRey, que ficasse, o sez, e Sua Magestade com seus filhos se recolheo para o Paço Tom. VII. Xxx ii da

da Corte-Real, acompanhados na fórma costuma-

No dia seguinte, que era segunda seira 10 de Marco, foy ElRey D. Pedro acompanhado de toda a sua Corte visitar a ElRey Carlos, que o vevo esperar na terceira casa da Camera do Paço, em que estava, e sempre ElRey de Portugal lhe deu a porta, e a melhor cadeira, por huma convenção, que se havia assentado entre o Duque de Cadaval, e o Almirante de Castella, e havia sido firmada por ambos em nome de seus Senhores. Nella se declarava, que em todas as partes deste Reyno, teria a preferencia ElRey Catholico; porque tambem em todas as partes do seu Reyno, elle daria o melhor lugar a ElRey de Portugal. Entrou este na Camera del Rey de Castella, onde os criados de cada hum lhes chegarao as cadeiras na fórma, que se havia determinado; a casa se despejou, e depois de breve tempo, Sua Magestade Portugueza se levantou, e Sua Magestade Catholica veyo com elle até sahir da casa, em que lhe tomou a visita, que era aonde tinha a sua cama; e depois de passar a porta para a segunda casa, ElRey rogou a ElRey de Castella, que se deixasse ficar, e assim o sez. No outro dia foy ElRey Catholico ver a ElRey ao Paço da Corte-Real acompanhado da sua familia, e o veyo esperar à terceira casa acompanhado de toda a Corte, e voltarao para a em que tinha a cama, aonde só entrarao os criados, que chegarao as cadeiras, observando-se o mesmo ceremonial em tudo, como na visita passada. Neste mesmo dia fov o Principe com os Senhores Infantes visitar a ElRev Catholico, e sahirao do Paço da Corte-Real pelo passa. disso, acompanhados dos Officiaes da Cafa, e dos Grandes, e nesta visita praticarao com El Rey Catholico o mesmo, que havia praticado ElRey seu pay com o mesmo Monarcha. Chegarao-lhe as cadeiras ao Principe o Duque de Cadaval, e aos Infantes os seus Veadores; e porque succedeo declararse, que havia bexigas no Paço da Corte-Real, jantarao Suas Altezas nas casas do Arco, que chamão do Ouro, de D. Antonio da Costa, Armeiro môr, e à noite se recolherao à Quinta de Alcan? tara acompanhados do Duque, seu Mordomo môr e de Gastao Joseph da Camera Coutinho, seu Vea dor.

Neste mesmo dia o Almirante Rook mandou a terra o Contra-Almirante Dilkes para cumprimentar a ElRey da parte da Rainha Anna da Grãa Bretanha, e soy levado à audiencia por D. Paulo Methwin: ElRey o recebeo com agrado, e despedido, teve depois audiencia delRey Catholico. Teve tambem audiencia delRey o Duque de Schomberg, General das Tropas Inglezas, que haviao de servir neste Reyno, e lhe apresentou a Milord Portmore, e todos os mais Generaes, e Officiaes daquella Coroa, que acharao em ElRey huma doce benignidade, de que sicarao muy satisfeitos.

No

No dia seguinte, que era o de 12 de Março, mandou ElRey D. Pedro hum Gentil-homem da Camera faber como tinha passado El Rev Catholi-O Camerista entrou na sua Camera, e estando ElRey Catholico em pé, e descoberto, lhe deu o recado, e recebeo a reposta. Seguio-se outra visita com a mesma formalidade da parte do Principe, e Infantes, cujo recado levou o Duque seu Mordomo môr; e todos os dias pela manhãa mandavao os dous Reys saber hum do outro, e a satisfazer à visita do Principe, e Infantes, foy o Principe de Lichtenstein da parte del Rev Catholico a Alcantara, os quaes o receberao em pé, e descobertos, e lhe derao a reposta com muita affabilidade. Neste mesmo dia desembarcou o Almirante Rook com todos os Officiaes principaes da sua Armada, e teve audiencia del Rey no Paço da Corte-Real, e foy levado por D. Paulo Methwin, e Sua Magestade os recebeo com demonstrações de estimação, de quem o Almirante Rook se despedio muy obrigado.

Havia Sua Magestade mandado ao Conde de Assumar, Veador da sua Casa, para assistir a El Rey Catholico, exercitando o seu officio: e assim nomeou a D. Carlos de Noronha para servir de Porteiro môr, com os Porteiros da Cana necessarios para assistirem, e para Porteiro da Camera a Miguel Diogo da Gama; e a Joao de Seixas, seu Mantieiro, com os Moços da Camera, e Reposteiros necessa.

necessarios para aquella assistencia. Nos primeiros dous dias levarao os Moços da Camera as iguarias para a mesa del Rey Catholico, e o servirao da mesma maneira, que he uso, e costume no nosso Reyno; porém depois o servirao os seus Pagens, que hiao com a sua guarda buscar as iguarias, e o servirao os seus criados à mesa, e sómente sicou o Mantieiro del Rey, Joao de Seixas com a mantearia, e Reposteiros, e por sua ordem se punha a messa, e tudo o mais, que pertencia à mantearia, em

quanto durou esta hospedagem.

No Paço se accommodarao os criados precifos para o serviço del Rey Catholico, como tambem algumas pessoas de mayor supposição, que aposentou o Conde de Santiago, Aposentador môr. Ficarao no Paço os Principes de Lichtenstein, e Darmstad, o Almirante de Castella, e alguns criados Alemaens, de que erao os principaes os Condes de Althen, Colloredo, e Sinsendorf, e o Marquez da Laufrani, Gentis-homens da Camera, o Conde de Ulfeld, Capitao da Guarda, e a todos se lhe concertarao os feus quartos com grande magnificencia, e com o mesmo apparato forao servidos nas mesas, que erao differentes, conforme a categoria das pessoas, e dos lugares, sendo servidos pelos Reporteiros de Sua Magestade Portugueza; e tudo o que pertencia à hospedagem del Rey Catholico, dentro no Paço, encommendou Sua Magestade se feguisse a direcçao, e ordem do Conde de Assumar, que com admiravel disposição ordenou tudo de sorte, que todos forão tratados com muita grandeza, e todo o tempo, que ElRey Catholico assistio em Portugal, soy hospedado por conta, e despeza de Sua Magestade, que soy em tudo magnifica, com huma grande abundancia de iguarias, vinhos, e licores, e huma incrivel prosusão, de sorte, que

se gastavao cada mez cem mil cruzados.

Haviao-se preparado os presentes, que ElRey, o Principe, e Infantes, haviao de mandar a ElRey Catholico: pelo que ordenou ElRey D. Pedro ao Conde de Vianna, seu Estribeiro môr, que da sua parte fosse offerecer a ElRey Catholico doze cavallos. Sahirao estes das Cavalhariças da Corte-Real com mantas de veludo carmesim guarnecidas com franjas de prata, e os quatro cantos bordados, e sobre a anca com humas cifras grandes de prata, e bridoens, e ferraduras tambem de prata: levavaonos os moços, que tratavao delles, com hum Sota das mesmas Cavalharicas, que hia atraz a cavallo. O Conde de Vianna sahio do Paço da Corte-Real, e pelo passadisso entrou na Camera del Rey Catho. lico a darlhe o recado de Sua Magestade. ElRey Catholico depois de agradecer, e estimar muito os cavallos, disse, que os queria ver: o Conde o levou a huma janella, que cahia para o Terreiro do Paço, da qual vio os cavallos, e os gabou muito, e de novo os tornou a agradecer ao Conde, e logo alli ordenou ao Principe de Lichtenslein os mandaffa

dasse de ouro, do valor de quatro mil e oitocentos, que elles nao aceitarao, como tinhao por ordem.

No mesmo dia, que era hum Sabbado 15 de Marco, foy o Duque de Cadaval, Mordomo môr de Suas Altezas, a offerecerlhe da sua parte o presente, que lhe mandavao. ElRey Catholico o recebeo na sua Camera, e depois de lhe dar o recado, eresponder, E! Rey dando as graças a Suas Alrezas, disse ao Duque, que desejava, que lhe mostrasse, o que Suas Altezas lhe mandavao, e sahindo à casa de sóra os quatro Moços da Camera, que levavao as bandeijas, as puzerao fobre dous bofetes, que estavao prevenidos. O presente do Principe era hum espadim de ouro guarnecido de diamantes, e o do Infante D. Francisco duas pistolas, todas guarnecidas de ouro, e diamentes, e o do infante D. Antonio hum bastas guarnecido de diamantes, tudo obra de grande custo, e primor; c o do Infante D. Manoel constava de luvas, e outras cousas de ambar, seitas com admiravel perficao, e cada pessa destas hia de per si em huma handeija de ouro, coberta com huma toalha de ló. Vio EIR v o espadim, e depois de o gabar muito, ordenou co Principe de Lichtenstein, que lhe tirasse o que tinha à cinta, e lhe puzesse aquelle; e sicando com o bastao na mao, tornou a dizer ao Duque a estimação, que fazia da attenção de Suas Altezas. Depois dif-Tom. VII. Yyy to,

to, e poucos dias antes del Rey D. Carlos sahir de Lisboa, em attenção das pessoas, que conduzirao estes presentes, mandou ao Duque huma sonte de prata, que tambem era relogio, e ao Conde de Vianna hum relogio tambem de grande artificio, guar-

necido de prata, que tambem era espelho.

Desejava El Rey Catholico sahir ao campo, mas achava-se impossibilitado por nao ter cavallos para montar a guarda de Corpo, que trazia, nem para a sua comitiva: e dando-o o Principe de Lichtenstein a entender ao Conde de Assumar, ElRey mandou ao Conde de Vianna, seu Estribeiro môr, que das Cavalharicas désse todos os cavallos, que fossem necessarios para a familia del Rey Catholico, e ordenou ao Duque Mestre de Campo General, que das tropas de Lisboa mandasse para a guarda todos os necessarios, de sorte, que em huma segunda feira 4 de Abril pode ElRey Catholico sahir em publico a cavallo. Acompanhou-o o Almirante, o Principe de Lichtenstein, o Conde de la Corssana, e toda a Corte, nao havendo naquelle acompanhamento preferencia, e só de traz del Rey Catho. lico hia o Conde de Ulfeld, Capitao da sua guarda de Corpo, com huma esquadra de vinte cavallos. O Conde de Assumar, Veador da Casa Real, dizendolhe ElRey Catholico, que folgaria o acompanhasse, o sez, e assim soy até o sitio de Pedrouços. Em outro dia querendo ElRey Catholico ir ver o Convento de Belem, baixo u do Paço acom panhado

panhado da sua Corte, e da sua Guarda ao pateo da Capella, e alli entrou no coche, levando na cadeira de diante ao Principe de Lichtenstein, seu Ayo, e Mordomo môr, à mão direita, e da esquerda o Almirante de Castella, e o Principe de Darmstad no estribo esquerdo, e levava outro coche com Gentis-homens da fua Camera: o Conde de Assumar se adiantou partindo primeiro, que El-Rev. Os Religiosos o receberao com Paleo, Reliquia, e Te Deum, da mesma sorte, que recebem os Reys deste Reyno, menos na Oração: Regem nostrum. Vio o Convento, e os Religiosos lhe osferecerao hum refresco, que elle nao aceitou, e recolhen Jo-se ao Paço, o forao buscar doze Moços da Camera com tochas, e o vierao allumiando até acima. Teve ElRey D. Pedro noticia pelo seu Confessor o Padre Sebastiao de Magalhaens, a quem o Principe de Lichtenstein havia representado, que ElRey Catholico se achava com falta de dinheiro, porque se retardavao as remessas, que esperava: pelo que ElRey D. Pedro lhe mandou gratuitamente cem mil patacas, que se entregarao à ordem do Principe de Lichtenstein.

Neste anno de 1704 a 26 de Abril comprio ElRey D. Pedro cincoenta e seis annos. ElRey Catholico pela manhãa o soy ver ao Paço da Corte-Real com toda a sua Corte de galla, e depois de cumprimentar a ElRey soras ambos para a Tribuna da Capella, e juntamente o Principe, e In-

Tom.VII. Yyy ii fantes;

fantes; e acabada a Missa, se recolhera os Reys. Deve-se saber o modo, com que estes Reys se juntava o quando ha à Tribuna. Vinha Sua Magestade do Paço da Corre-Real, e na casa, que lhe parecia, que costumava ser na que está antes da que chama o da Galé, se detinha em quanto El Rey Catholico chegava à casa, que tambem se chama do Conselho de Estado; e na outra casa, que se lhe segue, se encontrava o so dous Reys, e quando vol-

tavao, no mesmo lugar se despediao.

Na tarde do mesmo dia dos annos de Sua Magestade mandou ElRey Catholico ao Picadeiro os seus Trombetas, e Timbaleiros, vestidos com luzidas librés, a celebrarem os annos de Sua Magestade com os seus instrumentos, e lhe mandou dar huma consideravel somma de dinheiro, que elles nao aceitarao. Nesta mesma tarde o Principe de Lichtenstein disse ao Conde de Assumar, que a Corte del Rev Catholico desejava ter a honra de ir cumprimentar a Sua Magestade ao Paço da Corte-Real, para o que lhe pedia mandasse abrir o passadisso: abrio-se este, e soy toda a Corte delRey Catholico vestida de galla com grande pompa, em que hia o Almirante de Castella, o Principe de Darmstad, o de Lichtenstein, o Conde de la Corssana, já Grande de Hespanha, e os de mais Gentis-homens da sua Camera, e Officiaes, e pessoas de distinçao, e pararao todos na gallaria da Corte-Real. O Principe de Lichtenstein pedio pelo Conde de Vianna,

Vianna, que estava de semana, audiencia a Sua Magestade, que sahindo à casa, aonde a costumava dar, lhe fallou sem pôr o chapeo. O Principe de Lichtenstein lhe disse, que ElRey Catholico seu amo mandava a sua Corte assistir no Paço de Sua Magestade, em obseguio daquelle dia, cuja celebridade elle festejava, como devia: e depois de Sua Magestade com palavras de estimação lho agradecer, passou ao quarto do Principe, e Infantes a fazerlhes as mesmas expressoens, e Suas Altezas o receberao na mesma fórma, que ElRey seu pay. Da Corte del Rey Catholico, só o Principe de Lichtenstein fallou a Sua Magestade, e Altezas, e todos se detiverao na gallaria até à noite, e se reco-Iherao pelo mesmo passadisso, que estava allumia. do com tochas em tocheiras de prata. Temos com alguma individuação referido o que então se passou na vinda del Rey Carlos III. a Portugal, como materia, que costuma ser poucas vezes succedida, verse a juncção de Reys; e assim se sará agradavel ao Leitor, o instruirse do Ceremonial, que se observou, e de tudo o mais, que na nossa Corte entao se passou. No sim deste mez de Abril declarou ElRey Dom Pedro ao Duque de Schomberg, (que pouco durou no serviço deste Reyno por lhe fucceder Milord Conde de Gallovay) e ao Barao de Fagel, por Mestres de Campo Generaes dos seus Exercitos, dando ao mesmo tempo a outros Generaes Inglezes, e Hollandezes, semelhante graduação ção nas suas Tropas, conforme os póstos, que exercitavão nas suas, rolando a mesma igualdade com os nossos Cabos nacionaes, por evitar disputas, conforme o que se havia ajustado pelo Tratado, e também porque as pessoas, e experiencias militares

os faziao dignos daquella merce.

Era o fim da vinda del Rey Carlos, como já dissemos, introduzirse na Monarchia de Hespanha, o que facilitarao tanto os seus parciaes, que lhe assistiao, que achavao escusados todos os aprestos, que se faziao para a Campanha; e em breve tempo se desenganarao, vendo os poucos, que estavao à sua devoçao, como os malcontentes por sins particulares espalharao, dizendo estes, que o mesmo seria apparecer El Rey Carlos na Raya, que divide Portugal de Castella, que darembe obediencia os Póvos, e as mesmas Tropas passarem a unirse com as suas, porque raro seria dos Hespanhoes, que nao seguisse a sua voz, acclamando a sua pessoa.

Memorias do Duque de Cadaval m. s. tom, XI. pag. 140.

Depois de varios pareceres, e nao conformes, resolveo ElRey D. Pedro partir para a Provincia da Beira, seguindo o projecto ideado de ser esta a parte, por donde se havia de introduzir ElRey Carlos naquella Monarchia, ainda que primeiro se si zerao as preparações da guerra pela Provincia do Alentejo. Depois delRey chegar a Santarem, sez huma promoção de Conselheiros de Estado, em que creou de novo os seguintes: a D. Joseph de Lencastre, Inquisidor Geral, e seu Capellão

môr,

môr, Ruy de Moura Telles, Arcebispo Primaz, D. Joao de Sousa, Arcebispo de Lisboa, D. Simao da Gama, Arcebispo de Evora; aos Marquezes de Marialva D. Pedro de Menezes, de Cascaes Dom Luiz Alvares de Castro, das Minas D. Antonio Luiz de Soufa, e de Niza D. Francisco Balthafar da Gama; aos Condes de Viagra Dom Joseph de Menezes, de Atalaya D. Luiz Manoel de Tayora, de Val de Reys Lourenço de Mendoça, de Villa-Verde D. Antonio de Noronha, de S. Vicente Miguel Carlos de Tavora, de Sarzedas Dom Luiz da Sylveira, das Galveas Diniz de Mello de Castro, e o da Castanheira Simao Correa da Sylva: a Garcia de Mello, Monteiro môr, e a D. Francisco de Sousa, Capitao da Guarda Alemãa, e havia dous mezes antes feito do Conselho de Estado ao Duque de Cadaval D. Jayme, seu genro. Neste grande lugar estava entao sómente o Duque de Cadaval Dom Nuno Alvares Pereira, o Marquez de Arronches, o de Alegrete, o Conde de Alvor, e o de Castello-Melhor, que antes o havia sido, e depois o exercitou. Encarregou na sua ausencia o governo dos seus Reynos à Rainha da Grãa Bretanha sua irmãa.

Elegeo ElRey para o acompanharem a Manoel Telies da Sylva, Marquez de Alegrete, D. Pedro de Menezes, Marquez de Marialva, D. Joseph de Menezes, Conde de Vianna, D. Francifco Xavier de Menezes, Conde da Ericeira, Domanto-

Antonio Joseph de Mello, Conde da Ponte, D. Rodrigo da Sylveira, Conde de Sarzedas, Fernao Telles da Sylva, Conde de Villar-Mayor, Manoel Telles da Sylva seu filho primogenito, tambem Conde de Villar-Mayor, Joao Gomes da Sylva, Conde de Tarouca. Aleixo de Sousa, Conde de Santiago, D. Pedro de Noronha, Conde de Villa-Verde, D. Joao de Almeida, Conde de Assumar, D. Thomás de Lima, Visconde de Villa-Nova da Cerveira, D. Pedro de Castellobranco, Conde de Pombeiro, D. Martinho Mascarenhas, Conde de Santa Cruz, Dom Jeronymo de Ataide, Conde de Atouguia, e Dom Rodrigo Telles de Menezes, Conde de Unhao, que de Santarem pedio licença para o acompanhar. Alguns destes tambem erao Officiaes da Casa, que he preciso nomear. O Marquez de Marialva, Mordomo môr, e Gentil-homem da Camera, o Marquez de Alegrete, Gentil-homem da Camera, o Conde de Vianna, Estribeiro môr, e Gentil-homem da Camera, o Conde de Assumar, Veador da sua Casa, D. Pedro de Sousa, Dom Prior de Guimaraens, Sumilher da Cortina, D. Joseph de Almada, Sumilher da Cortina, Fr. Pedro de Lencastre, Esmoler môr, D. Pedro da Cunha, Trinchante, Joao Gonçalves da Camera Coutinho, Almotacel mor, o Conde de Santiago, Aposentador môr, Francisco de Mello, Monteiro môr do Reyno, D. Lourenço de Almada, Mestre Salla, D. Antonio da Costa, Armador môr, o Conde

Conde de Pombeiro, Capitao da Guarda Portugueza, Diogo de Mendoça, Secretario das Merces, e Expediente, para exercitar a occupação de Secretario de Estado; e de Fidalgos sorao Antonio Telles da Sylva, filho segundo do Conde de Villar-Mayor, e Thomé de Sousa Coutinho, filho de Fernao de Sousa, Veador da Casa Real, depois Conde de Redondo. As pessoas referidas, que acompanharao a ElRey, tiverao Cartas sirmadas da sua Real mão, na sórma, que se póde ver nas Provas.

Prova num. 75.

Havia nomeado para Capitaens da sua Guarda de Corpo aos Condes de Assumar, de Tarouca, de Sarzedas, e o Visconde de Villa-Nova da Cerveira, de que tirarao Patentes pelo Conselho de Guerra, com a graduação de Tenentes Generaes da Cavallaria, os Tenentes com a de Capitaens de Cavallos, os Alferes com a de Tenentes, os Furrieis com a de Alferes, e os Cabos de Esquadra com a de Furrieis. Nomeou, já na Beira, para levarem as ordens com o nome de Ajudantes delRey, ao Conde de Villar-Mayor Fernao Telles, ao Conde de Prado D. Joao de Sousa, ao Conde de Atalaya D. Pedro Manoel, e ao Conde de Atouguia D. Jeronymo de Ataide. Para Governadores das Armas das Provincias tinhao sido nomeados a 24 de Junho do anno antecedente de 1703, para a Beira o Marquez das Minas D. Antonio Luiz de Sousa, para o Minho o Conde de Atalaya D. Luiz Ma-Tom. VII. Zzz noel,

noel, para Traz dos Montes o Conde de Alvor Francisco de Tavora, a de Alentejo governava o Conde das Galveas Diniz de Mello de Castro, todos do Conselho de Estado, e na da Estremadura sicava o Duque de Cadaval, Mestre de Campo General junto à Pessoa. O Reyno do Algarve governava o Conde de Avintes D. Antonio de Almeida. A D. Fernando Mascarenhas, Marquez de Fronteira, se encarregou o governo da Marinha de Belem até Cascaes: a Torre de Belem, na ausencia do Conde de Atalaya, ao Conde da Ribeira Grande Dom Joseph Rodrigo da Camera: para a Praça de Setuval soy Ayres de Saldanha de Sousa, e para a de Peniche D. Fernas Martins Mascarenhas, que havia sido Governador da India.

No mez de Abril passou ElRey D. Filippe V. de Madrid a Placencia para se pôr em Campanha. Naquella Cidade imprimio a declaração da guerra contra ElRey de Portugal, e o Archiduque Carlos, com a data de 30 de Abril de 1704, que se publicou em Madrid a som de trombetas, com a sua costumada formalidade. Sobre esta declaração, sez ElRey D. Pedro imprimir hum Manifesto a savor delRey D. Carlos III. mostrando os justos motivos, que o obrigavão àquella guerra, que logo sez imprimir na lingua Castelhana, e se espalhou por Hespanha, e para ser notorio a todas as Nações da Europa se imprimio outro na lingua Latina com este titulo: Justa Lusitanorum, provindi-

vindicanda Hispanorum libertate Gallico dominatu oppressa; e continha mais largamente o mesmo, que o Hespanhol. Passou ElRey D. Filippe depois a Alcantara a 5 de Mayo, e marchou com o seu Exercito contra Portugal, o qual mandava o Duque de Berwik, Marichal de França, e era composto a mayor parte de Cabos, e Tropas Francezas. Nao estavao as nossas cousas em estado de se poder formar promptamente o Exercito pela parte da Beira; e assim não lhe foy difficil occupar algumas pequenas Praças daquella Provincia, como foy Salvaterra, que era das mais expostas, e visinha de Alcantara, pelo que a 7 de Mayo a fez investir pelo Conde de Aguilar, e o Marquez de Thovi, e a 8 se rendeo o Governador com a guarnição prisioneira de guerra; e escrevendo o General ao Governador de Segura, seguio aquelle mao exemplo, e lhe dizia, que nao expozesse a guarnição a ser passada à espada, resistindo sem força a hum Exercito Real. Continuou o inimigo de se aproveitar da dilação, que as nossas Tropas tiverao de sahir em Campanha; e assim tomarao alguns Castellos, e Povoações, sem resistencia alguma, excepto Monsanto, e Idanha a Nova, que foy por assalto. Entrarao em Castello-Branco, e passando o Tejo em Villa-Velha, onde lançarao huma ponte de barcas, entrou o Exercito dos inimigos na Provincia de Alentejo, tendo primeiro já entrado na mesma Provincia o Principe de Tserclaes Tylli, e unindo-se os Tom. VII. Zzz ii dous

dous Exercitos, ganharao Portalegre, e depois o Marquez de Villa Darias Castello de Vide, e se apoderarao de alguns Lugares abertos, e Praças de pouca defensao, o que nao conservarao, porque logo deixarao humas, e outras, e se recuperarao tanto que os nossos se puzerao em campo, e em estado de lhe disputar aquellas emprezas. Como com effeito fez o Marquez das Minas, Governador das Armas da Beira, que vencendo algumas difficuldades, por se haverem seito os Armazens pela parte de Alentejo, sahio de Almeida, e se poz em marcha a 2 de Junho, e chegando à Aldea da Ponte lhe foy preciso dilatarse alli dous dias, para refrescar as Tropas das grandes marchas, que haviao feito: e tendo alli noticia, que a Villa de Fuente Ginaldo se achava com todo o precioso dos moradores de Arganhao, que he huma das mais ferteis, e iicas campanhas do Reyno de Castella, ordenou ao Tenente General da Cavallaria o Conde de S. Joao Luiz Bernardo de Tavora, que com seiscentos Cavallos, e outros tantos Granadeiros, fosse logo atacar aquella Villa. E supposto, que a povoação era de quatrocentos visinhos, e estava bem guarnecida de Infantaria paga, e miliciana, com sua trincheira, e palliçada, e muy boas cortaduras nas ruas; o Conde de S. Joao excitado do ardor do seu espirito, executou com tal valor, o que lhe mandarao, que sem embargo da resistencia, a entrou com o primeiro assalto, e a rendeo à merce, fem

sem capitulação alguma, com tanta felicidade, que nao perdeo mais, que hum Soldado. Deu-se a Villa a facco aos Soldados, perdoando porém ao muito, que se havia recolhido às Igrejas, em que se nao tocou por ordem, que o Conde levava do Marquez Governador das Armas; mas ainda affim foy o sacco rico, e tao importante, que os Soldados vierao bem providos, e contentes. A preza dos gados foy muy consideravel, porque os boys passarao de mil, e o numero do gado miudo com grande excesso. E continuando a marcha, e chegando ao sitio das Talliscas, huma legoa de Penamacor, teve noticia, que o inimigo havia marchado de Castello-Branco para a Raya de Castella, e que as guarnições, que tinhao na Idanha, e alguns Lugares abertos, se haviao retirado para o seu Exercito. E supposto, que a guarnição da Villa de Monsanto, que constava de cento e cincoenta Francezes, tivesse ordem para se retirar, o nao pode fazer, porque o Marquez se anticipou, mandando na noite de 9 do referido mez trezentos Infantes com os Paizanos daquelle Lugar a atacallos, os quaes degollarao todos os Francezes, que acharao fóra do Castello; e tendo os inimigos noticia, de que os nossos estavas atacando o Castello, marchou para os soccorrer D. Francisco Ronquilho, General deste Exercito, e que governava as Armas, do que teve noticia o Marquez no dia 11 pelas onze horas da manhãa, e que o inimigo se poria em poucas

poucas horas fobre a nossa gente, que atacava o Castello: pelo que mandou logo pegar nas armas. e marchou com a Cavallaria na vanguarda, dando ordem à Infantaria, que o fosse seguindo; e assim com huma arrebatada marcha se achou o Marquez com a Cavallaria formada diante do inimigo, e vendo, que já haveria pouco mais de huma hora de dia, marchou para elle ainda antes da Infantaria ser metida em batalha; mas estando já junto à segunda linha da Cavallaria, procurarao os inimigos pelo seu lado esquerdo, em que se achava a mayor parte dos Officiaes da fua Cavallaria, e o melhor della, atacar o nosso lado direito, em que estava o Marquez Governador das Armas; porém forao rechaçados depois de hum vigoroso combate: e supposto, que fizerao hum grande esforço pelo seu lado esquerdo contra o direito, pertendendo por esta parte meter a nossa linha em confusao; o Marquez com todos os Cabos, Officiaes, e Soldados, se houve com tal valor, que nao só rechaçou os deste lado esquerdo, mas tambem os do direito, pondo-os em precipitada fogida, que forao feguidos da nossa Cavallaria, em quanto houve dia, para a parte da Idanha a Velha, onde de noite tomarao o caminho da Sarsa para Castella com grande desordem, deixando muitas barracas, armas, e equipagens dos Officiaes, e tres Estendartes, que lhe ganhamos, pondo fogo na Idanha a alguma parte da bagagem. Netta derrota da Cavallaria inimiga perderao mui-

ta gente, entre elles seis Capitaens de Cavallos, seis Tenentes, e muitas pessoas de distinção, entendendo-se, que à sua parte entre mortos, e prissoneiros chegaria a trezentos homens. Dos nosfos, entre mortos, e feridos, forao sómente cincoenta, e hum dos feridos foy o Capitao das Guardas do Marquez Joao Dantas da Cunha, e o Ajudante Alexandre Palhares, e o Tenente da Companhia de Antonio Carlos de Castro. O Marquez das Minas não lhe sofrendo o ardor do seu grande coracao satisfazer com as obrigações de General, passou a exercitar as de valeroso Soldado com tal esforco, que recebeo varias feridas, levando huma em hum braço, e huma contufao na cabeca: porém o inimigo, que o havia ferido, nao pode gloriarse de o haver seito, porque acabou alli. Acharao-se tambem nesta occasiao os Condes de Alvor. e Atalaya, que estavao com os soccorros das suas Provincias, e obrarao com todo aquelle costumado valor, e prudencia, com que sempre acreditarao os seus nomes, e o mesmo fizerao os Condes de Prado, e Atalava D. Pedro Manoel, e todos os mais Cabos, e Officiaes do Exercito. Depois, que mandou o Marquez das Minas atacar a Villa, e Castello de Monsanto, como fica dito a 9 do mesmo mez, continuarao os do Castello a defenderse valerosamente; o que vendo o Marquez, o mandou atacar pelo Tenente do Mestre de Campo General Francisco Ferrao de Castellobranco com quatro. centos

centos Granadeiros; e porque o sitio do dito Castello he quasi inexpugnavel, e se achava com muitos mantimentos, ordenou o Marquez ao Quartel Mestre Francisco Pimentel, que ajuntando algumas faxinas, procurasse queimarlhe as portas, o que assim se executou; e vendo os inimigos queimadas as portas, se retirou ao interior delle para fazer capitulação, o que o Marquez das Minas lhe não admittio, eficarao prisioneiros de guerra, e rendido o Castello em 14 do referido mez. Constava a guarnicao de cento e cincoenta Francezes com dous Capitaens de Infantaria, quatro Tenentes, e hum Alferes: da nossa parte ficou morto o Sargento môr do Terço de Antonio de Sá de Almeida, e ferido em huma perna o Quartel Mestre Francisco Pimentel, e mais dez Soldados feridos. No Castello se acharao muitas armas, e bayonetas, e varias munições de guerra, e boca. Na Provincia de Alentejo, de que era Governador das Armas o Conde das Galveas, querendo reparar os damnos, que os inimigos no principio desta Campanha haviao feito no Termo da Villa de Serpa, e visinhança de Moura, destruindo a Aldea Nova, e Villa de Santo Aleixo, mandou a Francisco de Mello, Governador da Villa de Moura, que fizesse huma entrada pelo Condado de Niebla, e o puzesse à obediencia del Rey Carlos; e assim com o Terço do Algarve, e com dous de Auxiliares, e algumas milicias, levando tres peças de artilharia, duzentos cavallos,

vallos, e quatrocentas egoas, que por todos os Soldados fariao o numero de quatro mil homens : entregou a Cavallaria a seu irmao Joseph de Mello; e no dia 25 de Julho chegarao à Villa de Algueria. que por outro nome chamao Puebla de Gusman. povoação de mais de novecentos visinhos, distante quatro legoas da nossa Raya, defendida com hum Forte regular de quatro baluartes, presidiado por tres Companhias, o qual se poz em defensa, ainda que nao muy vigorosa: o que vendo Francisco de Mello, lhe mandou hum recado, que senao cessasfem de atirar com a artilharia, havia de passar todos os seus moradores à espada; e avisinhando-se Francisco de Mello, sem disparar tiro para o Forte, os cercados lhe mandarao algumas pessoas a dizer, que elles já se rendiao. Foy entrada a Villa, e havendo os seus moradores recolhido muitos moveis às Igrejas, mandou Francisco de Mello, que nellas se nao entrasse, e que se guardasse o decóro ao sexo feminino, o que tudo se observou pontualmente; e foy saqueada toda a Villa, (excepto o que estava nas Igrejas ) e mandou pôr fogo à povoação, eximindo as casas dos Ecclesiasticos, e recolhendo-se com trezentos prisioneiros, entre os quaes era o Governador da Praça, e dous Capitaens, trazendo o Estandarte do Forte, e muitas armas; e vindo arrebanhando a Campanha, conduzio della mais de dez mil ovelhas, e o facco foy muy consideravel por ser a Villa muy rica. Tom. VII. Sol-Aaaa

Soldados Infantes todos trouxerao, o que puderao carregar, não só elles, mas hum grande numero de mulas, que alli tomarao: e os da Cavallaria trazia as garupas tão cheas de despojos, que mal podiao com ellas; os Soldados tomarao muitas armas, e Francisco de Mello não quiz cousa alguma para si. Na mesma Provincia no mez de Agosto o General da Cavallaria D. João de Lencastre, com hum destacamento de mil e duzentos cavallos, rendeo Barcarota, pequena Praça junto de Olivença, e por não ser saqueada se compoz pela contribuição de

fete mil patacas.

Em hum Sabbado, que se contavao 28 de Mayo do anno de 1704, sahio ElRey D. Pedro de Lisboa para a Beira, e baixando do Paço da Corte-Real acompanhado de toda a Corte, entrou no coche, e levando comfigo ao Principe D. Joao, e aos Serenissimos Infantes D. Francisco, D. Antonio, e D. Manoel, foy fazer oração à milagrofa Imagem da Madre de Deos, e depois de feita oração, entrou no coche com seus filhos, acompanha. do do Marquez de Marialva, Mordomo môr, e do Conde de Vianna, Estribeiro môr. Parou o coche ao chafariz de Arroyos, aonde se dividem as duas estradas de Sacavem, e Loures, aqui se apartou de seus filhos, e revestido de Magestude, com animo constante vencia o amor de pay; mas os poucos annos de Suas Altezas, não se podendo separar do pay, com todos os affectos indespensaveis

ao amor, se pegarao ao estribo do coche, rogando. lhe, que os levasse na sua companhia, porque era impossivel a separação. ElRey ultimamente dissimulando os affectos da natureza, e revestida a Magestade de severidade, imperiosamente mandou a seus filhos, que tomassem o coche, em que se haviao de recolher para o Paco: e fazendo caminho pelo da Rainha de Inglaterra sua tia, que acharao tambem magoada, e saudosa, se recolherao à Corte-Real acompanhados do Duque de Cadaval, seu Mordomo môr, e de Gastao Joseph da Camera Coutinho, Veador da sua Casa. Continuou El. Rey a sua jornada pela estrada de Loures, e sov dormir à Castanheira, e foy dentro de poucos dias a Santarem, onde visitou a milagrosa Imagem de Nossa Senhora da Piedade, e soy adorar o Santo Milagre, que prodigiosamente se conserva por tao grande numero de annos. Nesta Villa esperou a ElRey Carlos, que partio de Lisboa a 30 de Mayo, acompanhado da sua Corte, e conduzido pelo Conde de Assumar, Veador da Casa de Sua Magestade Portugueza, por cuja despeza se continuou o gasto da jornada da mesma maneira, que se fazia em Lisboa. O dia, que chegou àquella Villa El-Rey Catholico, o foy Sua Magestade esperar hum quarto de legoa fóra da Villa acompanhado de toda a Corte, e marchando juntos, chegarao a Santarem. ElRey foy com ElRey Catholico até às casas de D. Francisco de Sousa, que lhe estavao pre-Tom. VII. Aaaa ii veni-

venidas para seu aposento, e ElRey se recolheo às do Conde de Unhao aonde estava pousado. Nesta Villa se deteve ElRey até o mez de Agosto, no qual a 3 partio para Coimbra, deixando a ElRey Catholico molestado de huma leve queixa, que durou alguns dias. Havia ElRey ordenado ao Conde de Assumar, que o avisasse da desejada melhoria del Rey Catholico, como tambem do progresso, que corria a molestia, a que sobrevevo febre, e ultimamente se declarou tiricia, com que se suspendeo a jornada del Rey Catholico para Coimbra. Sabendo-se da sua molestia em Lisboa, a Rainha da Grãa Bretanha, que havia ficado com a Regencia do Reyno, mandou logo a Santarem ao Conde de Vimioso D. Francisco de Portugal, para que da fua parte significasse a ElRey Catholico o grande cuidado, com que estava na sua queixa; e o Principe, e Iofantes fizerao o mesmo por Gastao Joseph da Camera Coutinho, seu Veador, os quaes dando os recados a ElRev Catholico, voltarao com as repostas a Lisboa, aonde tinhao ficado muy poucos Fidalgos, que a pezar das instancias, que fizerao de acompanhar a EIRey, para o que todos estavao prevenidos, forao obrigados por Cartas firmadas por sua Real mão, affistirem à Rainha Regente, e Principe, prevenindo-se para alguma invasao, que pudesse haver por mar nas noslas Costas.

Sahio ElRey de Santarem no referido dia, que

que era hum Domingo, com toda a sua Corte, e foy dormir a Rio-Mayor, dando sempre pelo caminho mesa de Estado a todos os seus Criados, e Officiaes da Casa, e tambem aos Fidalgos, que voluntariamente queriao ir comer a ella. A primeira mela era servida pelos Reposteiros, como he costume; e a segunda dos Capellaens da Capella, e Moços da Camera, pelos Moços da Prata. dia seguinte entrou na Cidade de Leiria, e pousou nas casas do seu Bispo D. Alvaro de Abranches, o qual com muita grandeza mandou prover as ocharias de carnes, frutas, e doces, e o mesmo sez depois a ElRey Catholico. Deteve-se ElRey hum dia em Leiria, e seguindo a sua jornada, passou a Pombal, dahi a Condeixa, e foy a Coimbra. Antes de entrar na Cidade, como a estrada, que seguia, passava pelo Mosteiro de Santa Clara, pouco antes de chegar a elle, o esperava o Reytor da Universidade D. Nuno Alvares Pereira de Mello com alguns Lentes, que por ser tempo de serias, e a mayor parte dos Lentes teremse recolhido a suas casas, por esta causa não fez a Universidade mayores demonstrações. Quiz ElRey entrar na Igreja, e apeando-se do coche a fazer oração à Rainha Santa Isabel, seguio a jornada, e à entrada da Cidade estava a Camera de Coimbra em ceremonia. e depois de huma Oração, entregou as chaves a El-Rey hum Vereador, como he costume; e com luminarias, e repiques, applaudio a sua chegada, obsequio,

sequio, que em toda a parte, que entrava, lhe saziao com siel assecto os seus leaes Vassallos.

Determinou ElRey ver, e adorar o Sagrado Corpo da Rainha Santa Isabel, sua gloriosissima ascendente, que depois de tantos seculos se conserva incorrupto; e assim acompanhado de toda a Corte, foy à Igreja de Santa Clara, onde por ser a Tribuna pequena, ordenou, que ficassem na Igreja os Grandes, e Officiaes da Casa, e que só sobissem com elle os Conselheiros de Estado, que sorao o Duque de Cadaval, os Marquezes de Marialva, e Alegrete, os Condes de Villa-Verde, e Vianna, e o Secretario de Estado Diogo de Mendoça Corte-Real, e D. Pedro de Sousa, D. Prior de Guimaraens, Sumilher da Cortina, que estava de semana: e porque haviao de ser seis dos Grandes, que tirasfem o tampo do caixao, fe avisou ao Conde de Santiago, que sobisse à Tribuna com Sua Magestade, a quem o Conde de Vianna pertendeo pelo cargo de Conselheiro de Estado preceder ao de Santiago; porém ElRey resolveo, que havia preceder o Conde de Santiago por mais antigo. Tem o caixao tres chaves, a primeira tem ElRey, a segunda o Bispo de Coimbra, e a terceira o Guardiao de Sao Francisco da Ponte. Com a chave delRey o abrio Diogo de Mendoga Corte-Real, Secretario de Estado, com a do Bispo o Deao de Coimbra Antonio Monteiro Paim por se achar a Sé Vacante, c com a terceira o mesmo Guardiao da Ponte, em cuio

cujo poder estava. Tirado o tampo do primeiro caixao, que he de prata com crystaes, se tirou tambem o caixao, em que está o Corpo, e aberto elle, beijou Sua Magestade a mão à Santa Rainha, não só com a veneração merecida de sua Santidade, mas com o affecto, e memoria de sua ascendente: feguirao-se os Conselheiros de Estado na fórma, em que se costuma o preceder, depois o Conde de Santiago, e o Sumilher D. Pedro de Sousa, e os mais Grandes pela sua antiguidade, e depois os Officiaes da Casa, havendo-se disposto tudo por avisos do Secretario de Estado. Encerrado o Santo Corpo, se recolheo ElRey com toda a sua Corte à Universidade. Depois foy ElRey em publico, acompanhado de toda a Corte, ao Mosteiro de Santa Cruz, e fendo recebido, na fórma do ceremonial, com grande authoridade, fez oração, vio os sepulchros dos Invictos Reys D. Affonso I. e D. Sancho I. seus gloriosos predecessores, e entrou a ver o Convento; e assim vio tambem outros Conventos na mesma Cidade.

Antes de Sua Magestade sahir de Coimbra, Prova num. 76. Ihe pareceo sazer merce às Escolas de algum tempo por lho pedirem os Estudantes; e em attenção ao applauso, com que sestejarao a sua entrada naquella Cidade, como tambem ao alvoroço, com que esperavao a El Rey Catholico, lhe sez graça de seis mezes aos naturaes do Reyno, e aos do Ultramar de oito: soy passado o Decreto a 17 de

Agono

Agosto de 1704. Achava-se a Cadeira da Igreja de Coimbra vaga pela morte do seu Bispo D. Joao de Mello, e o Cabido Sede Vacante mandou espontaneamente offerecer a Sua Magestade hum donativo de mil moedas, por duas Dignidades da sua Cathedral, que ElRey agradeceo, e aceitou a offerta, e se entregarao à ordem de Sua Magestade; o Reytor da Universidade lhe offereceo quatorze mil cruzados das rendas da mesma Universidade. que ElRey aceitou, e agradeceo, e ordenou, que le mandassem receber, e se applicassem da mesma maneira, que os doze mil cruzados do Cabido, para pagamento dos Soldados. A Abbadessa do Mosteiro de Santa Clara mandou a Sua Magestade hum magnifico presente de diversos doces, que Sua Magestade lhe mandou agradecer, e ordenou se repartissem pelos Grandes, Fidalgos, Officiaes da Casa, e Ministros, que o acompanhavao. A Camera da Cidade tambem lhe mandou outro grande presente em demonstração do seu rendimento. Sahio El-Rey da Cidade de Coimbra a 23 de Agosto acompanhado de toda a sua Corte, e soy dormir à Vacariça, e no outro dia, que era Domingo, foy a Bussaco, deserto dos Carmelitas Descalços, onde se vive em grande observancia. ElRey naturalmente pio, se agradou muito da amenidade do sitio, e dos santos exercicios, em que frequentemente se vive naquelle deserto, servindo a Deos; e depois de venerar aquelle Santuario, e de pedir aos Reli-

Religiosos, que o encommendassem a Deos, se recolheo a Vacariça, de donde continuou a sua jornada para a Cidade da Guarda, na qual entrou a 30 de Agosto. Tinhalhe preparado a casa para a sua assistencia o Conde de Santiago, Aposentador môr, como havia seito em todas as partes, em que ElRey pernoitou; e assim agora tinha preparado o Seminario da Cidade para habitação de Sua Magestade, entregandolhe a chave da sua Camera por

preeminencia do seu officio.

No dia 27 de Agosto do referido anno, em huma quarta feira, chegou ElRey Catholico à Cidade de Coimbra, e se aposentou no Palacio da Universidade. O Revtor o fov esperar com os Lentes fóra da Cidade por cima de Santa Clara, aonde chamao Nossa Senhora da Esperança: alli se apeou o Reytor da sua liteira, e acompanhado do corpo da Universidade cumprimentou a ElRey Catholico: parou elle o cavallo, e com o chapeo na mao, o ouvio, e respondendo ao cumprimento, o Revtor, e Lentes se puzerao a cavallo, e forao acompanhando a Sua Magestade Catholica, nao havendo entre elles preferencia por assim o ter determinado ElRey de Portugal. Nas portas da Cidade da banda de dentro estava o Senado da Camera da Cidade, e o Vereador Manoel do Valle fez a pratica, e lhe entregou as chaves da Cidade: ElRey tirando o chapeo, lhe poz a mao, e disse ao Vereador as tornasse a recolher: e sendo recebido com to-

Tom.VII. Bbbb das

das as demonstrações de alegria, danças, e folias, com que o povo applaudia a fua vinda, guarnecidas as ruas das Ordenanças da Cidade, passou por entre duas alas de Infantaria ao Palacio da Universidade, que lhe estava preparado. No dia 29 soy El Rey Catholico ouvir Missa ao Mosteiro de Santa Clara, e alli o receberao com Palio, e Te Deum laudamus, sem oração alguma, por ser esta ceremonia devida sómente ao Rey natural. Passou El-Rey Catholico da Igreja à Tribuna a adorar o Corpo da Santa Rainha, para cujo effeito se mandou entregar ao Reytor da Universidade a chave, que tocava a Sua Magestade Portugueza, e as outras tinhao os mesmos a quem pertencia, como já dis-Sobio El Rey Catholico à Tribuna com o Almirante de Castella, o Principe de Lichtenstein, e outros seus criados, a quem ElRey encarregou o servissem naquella funçao: aberto o caixao pelas pessoas, a quem tocavao as chaves, venerou ElRey Catholico com grande piedade aquella prodigiosa Reliquia, e permittio, que a sua familia sobisse à Tribuna a adoralla. Foy ElRey à Capella da Universidade ouvir Missa, aonde soy recebido com Te Deum, e Reliquia, e na mesma fórma no Mosteiro de Santa Cruz, no Collegio da Companhia, e outros, que ElRey foy ver. O Cabido lhe offereceo hum presente, que constava de grande numero de caixas de doces, e o Geral de Santa Cruz lhe mandou outro grande presente de doces, frutas, caças,

e outras carnes. No primeiro de Setembro, em huma segunda feira, sahio ElRey Catholico de Coimbra tomando o caminho para a Cidade da Guarda, acompanhado do Reytor na mesma fóima com os Lentes quando entrara na Cidade. Hum quarto de legoa mandou ElRey Catholico por hum Pagem dizer ao Reytor, que se podia recolher: apeouse o Reytor da liteira, chegou ao coche del Rey. que lhe fallou com o chapeo na mao, inclinado alguma cousa da cadeira, em que estava assentado, e assim se despedio. Antes de chegar à Cidade da Guarda, ElRey D. Pedro o foy esperar a cavallo com toda a Corte meyo quarto de legoa: avistarao-se os dous Reys, e se fallarao com a costumada urbanidade. ElRey Catholico, que tambem vinha a cavallo, foy à mao direita del Rey; o Almirante de Castella, e mais Senhores Alemaens, acompanharao a Suas Magestades adiante, sem haver preferencia, e atraz hia o Principe de Lichtenstein, e à sua mao esquerda o Conde de Vianna, Estribeiro môr, e o Marquez de Alegrete, Gentil-homem da Camera, que estava de semana, e à sua mao esquerda Milord Conde de Galoway, que no principio de Agosto tinha chegado a este Reyno para General das Tropas de Inglaterra, o qual acompanhava a ElRey Catholico. Foy recebido com todas as demonstrações de obsequio, e na porta da Cidade o aguardava o Senado da Camera, onde o Vereador mais velho Antonio das Povoas de Brito Tom. VII. Bbbb ii tinha

tinha em hum prato dourado as chaves da Cidade, e parando os Reys com os cavallos, fe encaminhou para El Rey de Portugal, que lhe disse as offerecesfe a ElRey Catholico, e fazendo-o assim, ElRey Carlos as tomou, e tornou a pôr no prato: a Cidade o salvou com descargas da artilharia, e deixando ElRey de Portugal ao de Castella na casa, que tinha prevenido, se recolheo à sua. Havia ElRey declarado, que o Duque de Cadaval, Mestre de Campo General da Extremadura junto à sua pessoa, por huma Carta escrita a 28 de Junho de 1703, exercitasse o mesmo posto junto à sua Real pessoa, em qualquer parte destes Reynos, onde se achasse ElRey: pelo que lhe ordenou, que em applauso da celebridade, com que naquelles tres dias se festejava a chegada del Rey Catholico, lhe fizesse o obseguio de lhe ir tomar o Santo, e assim o sez naquelles tres dias; porém na Campanha, o tomou sempre a ElRey de Portugal, e na mesma Tenda o passava ao Barao de Fagel, Mestre de Campo General: e duvidando os Inglezes recebello do Barao de Fagel, o Conde de Galoway, seu General, mandou ao seu Mestre de Campo General Windon o tomasse do Duque. No tempo, que os Reys se detiverao nesta Cidade, se visitarao reciprocamente, mandando-se cumprimentar com grande cuidado, na mesma fórma, que já temos dito.

Achava-se na Praça de Almeida o Marquez das Minas, Gove.nador das Armas da Beira, mal-

tratudo

tratado dos olhos, por cuja causa se deteve em ir à Corte; porém tanto, que cellou a enfermidade, foy logo informar a Sua Magestade de todas as coufas da fua Provincia. O Conde de Alvor, Governador das Armas de Traz os Montes, que se achava no Quartel de Trancoso, e o Conde de Atalaya, Governador das Armas do Minho, que estava no de Pinhel, forao ambos a beijar a mao a Sua Magestade, e na mesma sórma os mais Cabos, e Ossiciaes do Exercito, fahindo da sua Real presença satisfeitos, e contentes da honra, que experimentavao no agrado, e benevolencia del Rey. Em hum Sabbado 20 de Setembro sahirao os Reys da Guarda para o Exercito, que se achava junto da Praça de Almeida, e ainda que por differentes caminhos, chegarao no mesmo dia. ElRey de Portugal chegou primeiro às quatro horas da tarde ao Exercito, que logo vio, passando pela vanguarda da primeira, e segunda linha, e depois foy esperar a ElRey Catholico, e o encontrou antes de chegar à ponte do Rio Coa, e passando ambos os Reys pelo Exercito, o de Portugal levou ao Catholico ao seu alojamento, e despedido delle, se recolheo à sua Tenda. Na Campanha, como nas outras partes, se visitarao os Reys da mesma maneira, que sempre. Tanto, que entrarao nos Dominios da Coroa de Hespanha, logo ElRey Catholico cedeu o melhor lugar a ElRey de Portugal; e assim continuarao até o Exercito tornar a entrar em Portugal.

26 do referido mez fez o Exercito a primeira marcha, e a pouco se reconheceo, que os inimigos tinhao occupado os póstos das passagens do Rio Agueda, que impedia totalmente a determinação da empreza de Ciudad Rodrigo. Determinou El-Rey de Portugal pôr em Conselho esta materia, e avisando a ElRey Carlos, que esperava por elle para o Conselho, que no dia de antes estava assentado entre ambas as Magestades, veyo ElRey Catholico à Tenda delRey de Portugal, em que entrarao o Duque de Cadaval, o Marquez das Minas, ambos do Confelho de Estado; o Principe de Lichtenstein, Ayo, e Mordomo môr del Rey Catholico, o Conde de Ulfeld, Capitao da sua Guarda, o Almirante de Castella, o Conde Galoway, General das Tropas Inglezas, o Marquez de Alegrete, do Conselho de Estado, D. João de Lencastre, do Conselho de Guerra, General da Cavallaria de Alentejo, o Conde de Villa-Verde, do Conselho de Estado, o Conde de Alvor, do Conselho de Estado, o Barao de Fagel, Mestre de Campo General do Exercito, e General das Tropas de Hollanda, o Marquez de Marialva, do Conselho de Estado, o Conde de Vianna, do Conselho de Estado, o Conde de la Corssana, e o Secretario de Estado Diogo de Mendoça Corte-Real, e todos tiverao assento em cadeiras de couro razas, na mesma fórma, que se usa no Conselho de Estado. E propondo-se, se se havia de continuar a empreza de Ciudad

Ciudad Rodrigo, se considerarao as difficuldades de ter o inimigo occupado os póstos da passagem do Rio Agueda, e acharse com o seu Exercito encostado àquella Praça: pelo que pareceo uniformemente, que se continuassem as marchas, e se chegaile ao rio, para que tomando quartel perto delle, se observaria melhor os movimentos do inimigo, e com este parecer se conformarao os Reys. Porém ElRey de Portugal se achava já sentido de ver, que lhe faltava o que tantas vezes haviao promettido, e ratificado o Almirante de Castella, e o Conde de la Corssana, que tanto, que chegasse o nosso Exercito à Raya de Castella, nao ficaria naquelle Reyno pessoa, que se nao passasse a Portugal, de que tambem alguns Ministros Portuguezes se haviao persuadido, dizendo a ElRey, que sem golpe de espada, haviao de conquistar Hespanha. Estas, e outras circunstancias na occasiao prefente, derao motivo a alguma impaciencia a El-Rey: pelo que queria, que a todo o risco se forçassem os pórtos do Rio Agueda, e passasse o Exercito à outra banda: e cançado das persuasoens, que o zelo, e amor dos seus Ministros lhe faziao, determinou reconhecer elle mesmo as difficuldades do porto. E tendo-o intentado, foy preciso, que voltalle, por nao ser cortado dos inimigos, porque com valor incrivel expoz a sua Real pessoa. No dia seguinte, quatro de Outubro, marchou o nosso Exercito ao rio: governava a linha da vanguarda o Duque

Duque de Cadaval, e a segunda o Conde de Alvor, e depois de duas horas de combate com a artilharia de hum, e outro Exercito, na mesma Campanha chamou ElRey a Conselho aos Ministros, e Generaes, que alli se achavao, a saber: o Duque de Cadaval, os Marquezes das Minas, de Marialva, e Alegrete, os Condes de Vianna, de Villa-Verde, de Alvor, de Atalaya, D. Joao de Lencastre, o Principe de Lichtenstein, o Almirante de Castella, Milord Galoway, e o Barao de Fagel, aos quaes ElRey D. Pedro quiz persuadir, que se nao devia de desistir de passar o rio; porém a todo o Conselho pareceo (depois de ponderadas muitas razoens, e motivos) o contrario, excepto ao Marquez das Minas, que sustentava, se não devia de desistir de passallo: o Almirante de Castella o contrariou, e o Duque de Cadaval, mostrando, que se nao devia intentar. ElRey Catholico approvando, o que se tinha vencido, disse, que os mesmos motivos, que se haviao discorrido, erao o fundamento para se conformar, reconhecendo o acerto, com que haviao votado aquellos Ministros, e Generaes, e que se dava por satisseito, pois os interessados na causa commua entendiao, que era contra ella o que Sua Magestade pertendia executar; a que ElRey hum pouco sentido, respondeo ao Catholico, que daquella maneira nao seria Rey de Hespanha, e voltaria para Alemanha. ElRey Catholico mostrou no semblante nao lhe agradar reposta tao desabrida.

Memorias do Duque de Cadaval, tom. 11. 1ag.140.

Hum

Hum illustre Author muy conhecido pela sua mui- Marquez de San Philita erudição, que escreveo huns Commentarios pe, Com, de la Guer, de España, lib. V. p. 175. desta guerra com admiravel estylo, padeceo grande equivocação nas nossas cousas, trocando lastimosamente este, e outros successos, tal vez porque as diversas missoens, em que andou occupado sóra de Hespanha, fossem o motivo de ser tao mal informado, do que nella se passou. O successo, que referimos, succedeo na fórma, que acima fica escrito, contado pelos mesmos Generaes, que se acharao naquelle Real Conselho, de que só o Marquez das Minas se conformou com a vontade del Rey D. Pedro, votando se nao retirasse o Exercito, e buscasse o dos inimigos, a que se oppuzerao todos os mais Generaes, que alli se acharao, Portuguezes, e Estrangeiros, com quem ElRey Carlos se conformou, como temos dito. E se, como refere o mesmo Author, foy prejudicial esta resolução aos interesses dos Alliados, que podiao entrar, como elle diz, livremente por Castella, e turballa muito; claramente se tira, que Deos queria conservar no throno de Hespanha a ElRey Filippe, e por isso forao inevitaveis estes, e outros erros daquella guerra.

Estava o Exercito acampado junto ao Lugar de Guinaldo, e determinando se, que nao se devia continuar a Campanha, por se haver anticipado o Inverno, e serem grandes as chuvas, retrocedendo a marcha, acampou junto à Praça de Alfayates, de donde ElRey D. Pedro passou à Cidade da Guar-

Tom. VII. Cccc da.

da, e dalli continuou a jornada para Lisboa. Paffou ElRey Catholico à Guarda, aonde já nao achou a ElRey de Portugal, que tinha partido para Lisboa, e seguindo a jornada até a Villa de Santarem, achou a ElRey ainda nesta Villa, e nella ficou depois del Rey continuar a jornada para Lifboa: e havendo passado alguns dias, depois de El-Rey de Portugal estar na Corte, lhe mandou dizer, que desejava accommodarse na Quinta, que o Conde de Aveiras tinha no sitio de Belem, a qual logo se lhe poz prompta. Na Provincia de Alentejo, por estar impedido o Conde das Galveas seu Governador das Armas, foy nomeado o Conde de S. Vicente Miguel Carlos de Tavora, Capitao General da Armada, do Conselho de Estado, para governar o Exercito, que acampou sobre o rio Sever, e poz em contribuição as Villas de S. Vicente, Ferrera, e outros Lugares.

Chegando ElRey D. Pedro a Lisboa a 17 de Novembro do referido anno de 1704, o Principe com os Infantes seus irmãos, o forao esperar ao Campo Grande, e depois de lhe tomarem a bençao, e Sua Magestade ter o gosto de ver seus silhos, sorao todos a fazer oração à milagrosa Imagem da Madre de Deos, e logo à da Senhora das Necessidades. Tendo ElRey cumprido com a piedade, e devoção daquellas visitas, passou com Suas Altezas ao Paço da Rainha da Grãa Bretanha, que com grande satisfação recebeo a ElRey seu irmão, e acaba-

acabada a visita. se recolheo com seus filhos ao Paco da Corte-Real. A 17 de Dezembro, em huma quarta feira, chegou ElRey Catholico à Quinta do Conde de Aveiras, e logo no mesmo dia o sov cumprimentar da parte de Sua Magestade o Conde de Vianna, e depois de elle sahir, entrou o Duque de Cadaval a darlhe a boa vinda da parte da Rainha D. Catharina, do Principe, e dos Infantes. O Conde de Assumar teve ordem para assistir em Belem, o que elle fez continuando aquella affiftencia, de sorte, que merecia o agrado del Rey seu Amo, justamente devido ao zelo do Conde, e ao modo, com que sabia agradar a ElRey Catholico. Continuarao os Reys sempre em boa correspondencia, mandando por muitas vezes reciprocamente saber hum do outro, e na mesma fórma, da Rainha de Inglaterra, do Principe, e Infantes; e assim se visitavao muitas vezes, e ElRey Catholico o fazia tambem algumas à Rainha da Grãa Bretanha.

Havia ElRey Dom Pedro muito antes de ir para a Campanha padecido humas fomnolencias fó- que de Cadaval D. Nura do tempo, e horas do descanço, e ainda que El-Rey facilmente cahia no somno, cresceo sempre de maneira, que nos despachos, e na força dos mayores negocios, se achava preoccupado do somno em fórma, que o nao podia vencer, e continuava o achaque, nao sem grande cuidado, e reparo dos seus criados, e Ministros, que lhe assistiao, de que o zelo de alguns, revestido do amor, com que o ser-

Tom. VII. Cccc ii viao.

no, tom.XI, pag.258.

viao, o advertiao, e nao bastava a advertencia para diminuir a propensao, que se originava de vapores, que sobiao à cabeça; porque nao era facil todo o cuidado de os poder emendar. Procedeo este achaque de hum defluxo de estillicido, a que El-Rey era fogeito muitas vezes, e durando mais tempo, dous mezes antes de partir para a Campanha, fe queixou por vezes da garganta, até que ultimamente crescendo a inflammação, teve Sua Magestade difficuldade em engolir, e com ella se sogeitou a usar de alguns medicamentos leves, e os seus Medicos julgavao necessarios outros, a que ElRey se nao queria sogeitar, já pela repugnancia natural, que tinha a remedios, como tambem por entender lhe deteria a cura a brevidade, com que queria ir à Campanha. Finalmente a 27 de Dezembro, se achou totalmente rendido da queixa, e se sogeitou à disposição dos Medicos, e antes de se principiar a cura, que lhe haviao determinado ser mais conveniente, se começou a aggravar a doença de sorte, que no dia primeiro de Janeiro, que era huma quinta feira, do anno de 1705, amanheceo Sua Magestade com muito fomno, e mayor febre: foy logo sangrado naquella manhãa, e seguirao-se a esta sangria mais tres. Aggravarao-fe os fymptomas no difcurso do dia de maneira, que recearao os Medicos se constituisse apopletico, e forao uniformemente de parecer, que se sacramentasse. Participou o Padre Sebastiao de Magalhaens, Confessor del Rey, o pa-

recen

recer dos Medicos, e o que haviao assentado: Sua Magestade, que era naturalmente pio, quiz logo commungar da Freguesia, e fazendo-se Conselho de Estado, pareceo, que na sua Camera entrassem só os Conselheiros de Estado, e os Sumilheres da Cortina Nuno da Cunha de Ataide, e Dom Joseph de Almada, para exercitarem o seu officio, administrandolhe o Santissimo Viatico o Capellao môr D. Fr. Joseph de Lencastre, com assistencia dos referidos Sumilheres, o que assim se executou. E recebido o Santissimo Viatico com singular piedade del-Rey, e com grande edificação, dos que lhe affiftiao, o Principe com toda a Corte acompanhou o Santissimo à Freguesia dos Martyres. Erao sete horas da noite, quando ElRey recebeo o Santissimo Viatiaco, e suspendeo-se a Unção por parecer dos Medicos. Era neste tempo Nuncio Apostolico nestes Reynos D. Miguel Angelo Conti, Arcebispo de Tarso, (depois Cardeal, e Papa Innocencio XIII.) que se achava notificado por ordem da Rainha da Grãa Bretanha, quando na ausencia del Rey ficou governando o Reyno, para que nao entrasse no Paço, nem fosse admittido pelo seu Conferente a tratar negocio algum, por haver mandado notificar aos Padres da Companhia sobre a satisfação dos quindennios, que o Papa pertendia lhe pagassem de certas Igrejas, que a Companhia possuîa em Portugal. No dia seguinte depois ao em que ElRey havia recebido o Santissimo Viatico,

mandou o Nuncio dizer ao Duque de Cadaval, que era seu Conferente, que desejava lhe houvesse permissa de Sua Magestade para ir a huma das antecameras do seu Paço, a saber do Gentil-homem da Camera, como Sua Magestade estava. O Duque lhe escreveo, que Sua Magestade dizia, podia ir à sua Real presença, e darlhe a absolvição, e Indulgencias concedidas no artigo da morte. Na mesma manhãa da sesta feira, foy o Nuncio ao Paço, e na casa immediata à Camera del Rey, lhe poz a estola hum seu Capellao, e lhe deu o Ritual para a absolvição. Chegou à ilharga da cama del-Rey, e em pé, depois de repetir a Confissa, perguntou a Sua Magestade, se queria receber as Indulgencias, que elle lhe podia communicar naquella hora: ElRey lhe fez final com a cabeça, de que as queria receber, e por estar muy embaraçado da falla, se valeo a sua piedade daquella demonstração. Depois do Nuncio haver applicado a ElRey as Indulgencias, e acabada a ceremonia, lhe disse o seu grande sentimento de o ver naquelle estado: El-Rey abraçou o Nuncio com grandes mostras de piedade, e o Nuncio lhe correspondeo com todas aquellas demonstrações, que cabiao no respeito, e no sentimento. Passou ElRey o dia com tanto trabalho, que os Medicos entenderao, que nelle acabava a vida; e assim às oito horas da noite tomou a Unçao, que lha administrou o Parocho da Freguesia de Nossa Senhora dos Martyres, porque o Capellao

Capellao môr era muito velho: pelo que se determinou fosse o Parocho, assistindo D. Joseph de Almada, Sumilher da Cortina, que alimpava os Oleos. Na noite teve algum alivio, porém no dia seguinte começarao os Medicos a temer o mesmo, e lhe applicarao remedios violentos, que forao bem succedidos, principalmente a tintura do ouro potavel, que lhe mandou ElRey Catholico. Vendose ElRey tao prostrado, nomeou a Regencia do Reyno na Rainha sua irmãa, na mesma fórma, que quando fora para a Campanha. Neste mesmo dia, que era Sabbado 3 de Janeiro, foy ElRey Catholico saber de Sua Magestade: nao lhe fallou, mas sim ao Principe, que o recebeo na casa do Docel, debaixo do qual se puzerao duas cadeiras. Neste mesmo dia vevo a Rainha da Grãa Bretanha, e na mesma noite, na presença do Duque, e dos Cameristas, o Confessor del Rey entregou ao Bispo de Elvas, Secretario de Estado, o Testamento, e Codicillo de Sua Magestade, o qual havia seito no anno antecedente na Cidade da Guarda. Fizeraőfe preces publicas em todas as Igrejas da Cidade; em algumas esteve o Senhor exposto, e nellas concedeo o Nuncio por hum Edital Indulgencias a todos os que confessando-se, e commungando, rogassem a Deos pela saude del Rey. Na Cidade se fizerao muitas Procissoens com Imagens milagrosas, e todas hiao à Capella Real: o povo em grande multidao, e com geral sentimento acompanhava

com muita devoçaõ as Procissoens, pedindo a Deos a vida del Rey. A Santissima Imagem do Senhor com a Cruz às Costas, que vulgarmente chamaõ dos Passos, veyo do Mosteiro de Nossa Senhora da Graça, e ficou na Capella sete dias, e concorrendo immensa multidaõ de gente, se continuavaõ as preces.

Era El Rey muy devoto da milagrosa Imagem de Nossa Senhora das Necessidades, que fica em huma Ermida fóra da Cidade, onde costumava ir todos os Sabbados a visitalla, e pedirlhe a sua protecção: pelo que inflammado da sua devoção, pedio, que lha trouxessem, e assim se executou, vindo a Santissima Imagem em Procissao, e se collocou em hum Altar na mesma Camera de Sua Magestade, que ficou livre do perigo, mas continuou a doença com diversos symptomas, que davao, que discorrer aos Medicos. Desejou El Rey mudar de sitio, e parecendo conveniente aos Medicos as casas do Conde de Vimioso, em hum Sabbado, que se contavao 14 de Fevereiro do referido anno, passou do Paço da Corte-Real para aquelle sitio, onde sobrevindo diversos incidentes à saude de Sua Magestade, continuarao os remedios. O desejo, que todos tinhao da saude, e vida del Rey, sez entender pela mudança o desejado effeito da melhoria: pelo que o Senado da Camera fez huma Procissao publica, que sahio da Cathedral de Lisboa em 20 de Fevereiro, acompanhada do Clero, e Religioens,

e se recolheo na Igreja de S. Domingos. Pareceo a Sua Magestade, que se devia repor a Imagem de Nossa Senhora das Necessidades na sua Ermida, para o que se convocarao todas as Religioens ao Paço da Corte-Real, onde foy a Capella Real com Cruz, e se fez aviso aos Grandes, e a outras pessoas, na fórma do estylo; ordenou, que os Grandes, e Conselheiros de Estado, haviao de levar o andor, e depois da Capella cantar o Te Deum, se poz em ordem a Procissão, e sahindo do Oratorio do Paço da Corte-Real, foy levada a Imagem à fua Ermida em Domingo 28 de Fevereiro. O Principe, e Infantes acompanharao a Procissão, indo detraz do Andor vestidos de gala, para o que tamhem teve aviso a Corte. No outro dia forao Suas Altezas à Ermida de Nossa Senhora, acompanhados da mesma Corte, e houve Missa cantada em acção de graças, e prégou o Arcebispo de Cranganor D. Diogo da Annunciação Justiniano.

Vendo ElRey, que a mudança do sitio nao tinha sido remedio, antes lhe tinhao sobrevindo outras molestias, cuidou em passar para Azeitao; porém nao parecendo conveniente aos Medicos, e reconhecendo gosto em ElRey de ir para a Quinta de Alcantara, onde lhe mostrava a experiencia, que padecia menos desluxos, nao tiverao os Medicos duvida, em que sizesse a mudança, e em 12 de Março passou Sua Magestade das casas do Conde de Vimioso para aquella Quinta, onde com diversos Tom.VII.

medicamentos, em poucos mezes, teve melhoria. conhecendo-se com mais sorças, e mais nutrido, de forte, que começou a fahir fóra, montar a cavallo, e ir à caça: pelo que se suspenderao por entao os remedios, que se tinhao determinado, que totalmente se deixarao, porque cessou o achaque, que tao grande cuidado deu a todos os seus Vassallos.

Neste anno de 1705 saleceo a 5 de Mayo o Emperador Leopoldo I. Achava-se na nossa Corte ElRey Carlos seu filho, que logo mandou participar a ElRey D. Pedro esta noticia. E supposto se nao tinha recebido ainda a conta delRey dos Romanos, como he costume entre todas as Coroas, serem semelhantes noticias mandadas pelos successores; pareceo a ElRey, que achando-se ElRey Catholico nesta Corte, que lha participava, e que pelo parentesco, que havia entre elles, Sua Magestade, e Altezas, deviao sazer as demonstrações costumadas. El Rey se encerrou por oito dias, que começarao a 16 de Junho do referido anno, tomando luto de capa comprida por dous mezes, e tres de capa curta; este luto se estendeo a toda a Corte, sómente nas pessoas, e nao nas familias. Achavase ElRey outra vez doente da grande molestia, que acabámos de referir: pelo que mandou ao Marquez de Alegrete, seu Gentil-homem da Camera, que fosse ao Paço del Rey Catholico, que ainda estava na Quinta do Conde de Aveiras, e Sua Magestade na de Alcantara, para que da sua parte representas-

fe a ElRey Carlos o grande sentimento, que tinha da morte do Emperador. E no dia seguinte sov o Duque de Cadaval da parte da Rainha da Grãa Bretanha, que se achava com a Regencia do Revno, e tambem da parte do Principe, e Infantes; depois recebeo ElRey a Carta delRey dos Romanos, escrita da sua propria mão, que lhe levou o Principe de Lichtenstein.

vernador das Armas da Provincia de Alentejo, que 1705. fahisse em Campanha com o Exercito daquella Provincia no principio da Primavera. E a mesma ordem teve o Marquez das Minas, Governador das Armas da Provincia da Beira; e executando os dous Generaes pontualmente as ordens de Sua Magestade, sahio o Conde das Galveas de Estremoz, e marchando dalli com a mayor parte do Exercito à Praça de Arronches, junto della se ajuntou o resto das Tropas, que estava repartidas pelos quarteis; e acabando de formar o Exercito, entrou por aquella parte em Castella. Avistando a Praca de Albuquerque, a deixou, e passando a 2 de Mayo do anno de 1705, se poz à vista da Praça de Valença de Ultima noticia da expugnação da Praça de Alcantara, huma das melhores, e mais bem forti- Valença de Alcantara, ficadas, que tinha Hespanha na Fronteira de Por- impr. em 1705. tugal. Era o General supremo deste Exercito o Conde das Galveas, do Conselho de Estado, e Governador das Armas de Alentejo, e Mestres de Campo Generaes o Conde de la Corssana, o Con-

Dddd ii

de

Tom. VII.

Estava ordenado ao Conde das Galveas, Go-Letteres Historiques an.

de de Galoway, General tambem das Tropas Inglezas, que militavao no nosso Exercito; o Barao de Fagel, a cujo cargo estava o mando das Tropas Hollandezas: erao tambem Mestres de Campo Generaes o Conde de Villa-Verde, do Conselho de Estado, com o governo da Cavallaria, e o Visconde de Barbacena, do Conselho de Guerra, com o governo da Artilharia. Achavao-se no Exercito o Conde de Alvor, do Conselho de Estado, e Governador das Armas da Provincia de Traz os Montes, com o partido das Tropas da sua Provincia; erao Generaes de Batalha Pedro Mascarenhas, depois Conde de Sandomil, D. Joao Diogo de Ataide, depois Conde de Alva, o Conde de Monsanto D. Manoel de Castro, depois Marquez de Cascaes, o Conde de S. Joao Luiz Bernardo Alvares de Tavora, e o Conde do Rio-Grande Lopo Furtado de Mendoça, que fendo Almirante da Armada, para acharse na Campanha quiz exercitar este posto. Formado o fitio, e plantadas as batarias debaixo do fogo da Praça, que era muito, e incommodava os nossos com algum damno, matando, e ferindo alguns Officiaes, e Soldados, e hum dos mortos foy o Capitao de Cavallos Ayres de Sousa de Castro; começarao a 6 a jogar as batarias contra a Praça, das quaes a principal para abrir a brecha na face do baluarte constava de doze peças de calibre de vinte e quatro, e naquelle dia, e no seguinte, tirou dous rail e quinhentos tiros. Havia outra bataria de oito peças

peças de Campanha, e outra de seis, e além dessas tres, huma de sete morteiros grandes, e quarenta Obrou com tao bom effeito a bataria destinada para a brecha, que naquelles dous dias a poz capaz do affalto; e recufando o Governador da Praça Dom Alonío Madariaga, Marquez de Villa Fuerte, entregalla por capitulação, porque estava retoluto a defendella, esperando o soccorresse o Marquez de Bay, que havia chegado com quatro mil Cavallos a Piedra Buena, quatro legoas do nosfo Exercito, onde elle pertendeo juntar mais tres mil Infantes, e todas as Tropas Francezas, para poder soccorrer esta importante Praça: o que sabendo o Conde das Galveas, Governador das Armas, resolveo mandarlhe dar o assalto; e assim soy envestida na manhãa de 8 de Mayo por dous Terços de Infantaria Portugueza, e dous Regimentos Estrangeiros, hum de Inglezes, e outro de Hollandezes; o primeiro foy o de D. Francisco Naper de Lencastre, que ficou morto em cima da brecha, havendo procedido valerosissimamente. Seguio-se o do Conde de Coculim, que procedeo da mesma sorte, desprezando huma contusao, que lhe sez huma balla de mosquete, e a este o Regimento do Coronel Dunkinsen, que sicou ferido, e elle, e os seus Soldados, deixarao bem acreditado o valor da fua Nação. Na retaguarda hia o Conde de Novelles, Frigadeiro Hollandez, que todos corresponderas à grande opiniao do seu esforco. Durou o conflicto

na brecha hum bom espaço; e nao podendo os Castelhanos já supportar os golpes da nossa gente, se retirarao ao Castello, onde logo fizerao sinal, largando bandeira branca, e mandou o Governador capitular: porém ao tempo, que se estavao propondo as condições da entrega, se houverao com tal desacordo, e perturbação os que estavão no Castello, que abrirao as portas antes de ajustada a capitulação, e entrando por ellas os nossos Soldados, se fizerao inteiramente senhores de tudo. Os moradores haviao falvado no Castello as suas mais preciosas alfayas para as segurarem, e não se pode embaraçar, que os Soldados as tomassem, segundo o costume, e maximas da guerra. Da nossa parte houve além da perda do Mestre de Campo Dom Francisco Naper, morrer junto a elle hum valeroso Capitao de Infantaria do mesmo Terço, chamado Manoel Jorge de Figueiredo; e dos feridos de mayor consideração, foy o General de batalha D. João Diogo de Ataide, passado com huma balla no peito junto ao hombro, havendo procedido neste assalto com singular valor. No mesmo dia 8 de Mayo, em que foy ganhada a Praça, despedio logo o Governador das Armas a seu filho o Tenente General da Cavallaria Pedro de Mello de Castro, para participar a Sua Magestade esta estimavel noticia, e Sua Magestade em attenção do bom serviço do Conde das Galveas, e remuneração do trabalho de seu filho Pedro de Mello, lhe fez merce de

de o mandar cobrir Conde, para que desde logo lograsse as honras da grandeza em vida de seu pay. O Author dos Commentarios da Guerra de Hespa- Marquez de San Philinha referindo, que os nossos ganharao esta Praça, diz, que fora o Governador della obrigado a entregalla depois de cinco assaltos, com a guarnição prifioneira de guerra: o assalto não foy mais que hum, e montando-se a brecha, se rendeo na fórma, que deixamos dito; e accrescenta, que a guarnição, sendo prisioneira, fora enviada a Lisboa, escoltada por cento e trinta cavallos, e que deixando os Castelhanos, ainda que despidos, e desarmados, descuidar aos nosfos, os atarao, e opprimirao repentinamente, e lhe tomarao os cavallos, e fogirao. Se os successos, que este illustre Author escreveo, acontecidos aos Hespanhoes no theatro daquella guerra em diversas partes, são com semelhante verosimilidade, merecem muy pouco credito as suas memorias, pelo mal, que se informou; porque esta guarnição foy remettida a Castello de Vide, e nao estava em estado da aventura, de que elle se persuadio, com hum Exercito tao visinho, e vitorioso, que occupava os passos da Raya por toda aquella parte. Demais, que despidos, e desarmados, como podiao atreverse aos Soldados armados, que elle suppoem descuidados pela arte dos seus? Na verdade, que me causa admiração, que hum homem, ainda que não militar, sendo erudito, se persuadisse de hum tao inverosimil successo. De mais, que no mesmo lugar, diz,

pe, Com. de la Guer. de Helpaña, lib.o. p. 183. diz, que depois de se render Valença, tomarao os nossos Albuquerque, e deixando acima ao Marquez das Minas na Beira, a elle attribue o mando, e governo deste Exercito, de que era General o Conde das Galveas; e sendo este grande Varao tao conhecido na Europa, nao teve delle noticia, nem lha derao, que governava neste tempo as Armas da

Provincia de Alentejo.

Depois do Conde das Galveas haver ganhado a Praça de Valença, e mandado para a de Castello de Vide cento e quatorze Officiaes, e duzentos e oitenta e tres Soldados prisioneiros, e ter reparado a Praça, em que se acharao muitas munições de boca, e guerra, e além da artilharia de ferro, dez peças de bronze, e hum morteiro grande; no dia 14 de Mayo mandou occupar o Lugar de S. Vicente, advertindo aos Soldados, que se abstivessem de lhe fazer qualquer violencia, por ter aquelle Lugar dado obediencia a Sua Magestade, como já se disse, e marchou logo o Exercito em duas linhas, cobrindo a artilharia, e era o Mestre de Campo General de semana o Conde de la Corssana, e General de Batalha o Conde do Rio-Grande Lopo Furtado de Mendoça. No dia 15 marchou o Exercito na fórma sobredita, e passando à vista do Castello de Piedra Buena, se mandou hum Alferes com huma partida para que examinasse os frutos, que alli estavao recolhidos, e se acharao mais de oitenta moyos de trigo, e cevada, muita quantidade de laas, e ou-

e outros generos, de que se aproveitarao os Solda. dos, e muitos Paizanos. Chegou o Exercito à vista de Albuquerque, e se aquartelou na sua campanha. Fica esta Praça em hum alto, distante tres legoas da Fronteira de Portugal, com muros antigos, mas de forte fabrica, e hum Castello situado no mais imminente da Praça, reputado por inexpugnavel, sendo o terreno fertil de frutos, e gados, com a visinhança do rio Gebra a meya legoa. Habitavao-na dous mil visinhos, repartidos em duas Parochias, com hum Convento de Frades, e outro de Freiras. Era governada a Praça por D. Joseph de Losada, Coronel de hum dos Regimentos daguella Provincia, Soldado de valor, e experiencias militares. Mandoulhe o Conde das Galveas por hum Bolatim hum escrito, e outro ao corpo Secular, e outro ao Ecclesiastico, os quaes levou o Tenente de Mestre de Campo General Antonio Pessanha de Castro, em que lhe persuadia, se rendessem, sem chegar à violencia das armas, a que o Governador respondeo briosamente, que se havia de defender até a ultima gotta de sangue: o corpo Secular, e Ecclesiastico responderao, que elles nao tinhao voto em materias de guerra, e que a Villa estava entregue ao Governador, cujas ordens elles deviao feguir. Depois dos Generaes reconhecerem a Praça, mandou o General segundo Bolatim com Carta sua, e havendo-se respondido na conformidade da primeira, foy nomeado o Conde de S. Tom. VII. Eeee Joao, Joao, General de Batalha, para ganhar os póstos com os Terços do Conde da Vidigueira D. Vasco da Gama, e do Conde de Alvor Bernardo Antonio de Tavora, em que hiao por particulares o Mestre de Campo Pedro da Cunha de Mendoca, D. Luiz Joseph da Gama, filho do Marquez de Niza, D. Fernando de Noronha, filho do Marquez de Cafcaes, e Antonio de Miranda de Mendoça, e se ganharao os póstos com valor, e presteza, a pezar da resistencia dos inimigos, em que da nossa parte houve quinze mortos, e trinta feridos, e da outra ma-No mesmo dia, que erao 16, foy yor numero. nomeado o Conde de Soure D. Joao Joseph da Costa para com o seu Terço assistir ao principio dos ataques, e defender seiscentos homens trabalhadores, que lhe derao para o trabalho, o que fez com tanto valor, como actividade, deixando-os capazes de logo servirem. Entendeo-se, que o inimigo poderia fazer alguma fortida de noite: pelo que o Conde das Galveas mandou reforçar os dous Terços do Conde da Vidigueira, e Alvor, por outros dous, que forao os do Mestre de Campo Francisco de Abreu, e o que governava o Sargento môr Manoel Gomes, os quaes foy meter o Conde do Rio, General de Batalha. No dia 17 começou a artilharia a bater o muro, que cinge a Praça, e constava de seis peças, e tres morteiros, e se mandarao mudar os Terços dos arrebaldes pelos dos Inglezes, ficando duas Companhias de Portuguezes para guarda

da das Igrejas. Na noite se deu principio às minas, que parecerao serem precisas, pelo pouco effeito, que as ballas da artilharia faziao na muralha, que por antiquissima, resistia de sorte, que com pouco fentimento seu rebatia as ballas. Porém o Visconde de Barbacena, Mestre de Campo General, que governava a artilharia, esforçou a bataria com mais quatro meyos canhoens, e a fez laborar incessantemente de dia, acodindo a tudo com tal promptidao, que a elle se lhe deve justamente attribuir huma grande parte do bom successo desta empreza, como o havia tido na expugnação de Valença, acreditando assim o seu valor com as mesmas experiencias. No dia seguinte se mandarao pôr promptas mil e duzentas faxinas com novos trabalhadores para as minas, que adiantarao de tal forte, que no dia feguinte ficariao na sua ultima perfeição. Neste dia entrou de guarda nos ataques o Marquez de Fontes Rodrigo Annes de Sá, em cujo Terço serviao, como particulares, o Conde de Villar-Mayor Manoel Telles da Sylva, seu irmao Antonio Telles da Sylva, e Luiz Gonçalves da Camera Coutinho, por que o Conde da Ericeira, que servia no mesmo Terço, foy nomeado no principio da Campanha Mestre de Campo, e Governador de Evora, e nesta occasiao se acharao outros muitos Fidalgos; e no arrabalde entrarao tambem de guarda os Mestres de Campo Joao de Saldanha da Gama, D. Antonio de Noronha, filho do Conde de Villa-Verde, e o Conde Tom. VII. Eeee ii de de S. Vicente Joao Alberto de Tavora. Entrou de semana no dia 20 o Mestre de Campo General Conde de Galoway, e o General de Batalha Marquez de Montandre, e estando já a brecha aberta para se poder investir, pelas dez para as onze do dia sez sinal a Praça no sitio da brecha para capitular, e cessando as armas, desceo pela brecha hum Sargento môr para resens, e da nossa parte lhe mandarao os Sargentos môres dos Terços do Marquez de Fontes, e do Conde de S. Vicente; e entrandos se a capitular, propuzerao os inimigos, que entregariao a Villa, e nao o Castello, cuja proposta soy

logo regeitada, e outras femelhantes.

Concederao-lhe finalmente a de sahir pela brecha a guarnição da Villa, e Castello, com balla em boca, bandeira folta, caixa batida, e huma peça de attilharia, e os mandarao conduzir com segurança até Merida, com huma bastante escolta. E que entregando-se a Villa, e Castello de Albuquerque, todos os moradores della, assim Ecclesiasticos, como seculares, seriao conservados no mesmo estado, em que se achavao, guardandolhe os seus privilegios, e fóros, que tinhao, até o tempo delRey D. Carlos II. gozando pacificamente todos os seus bens, assim moveis, como de raiz, o que seria inviolavelmente guardado, passando-se para isso ordens aos Cabos, Officiaes, e Soldados. Permittindo-se de mais a qualquer Paisano, morador na Villa, que quizesse sahir della até o termo de oito

dias, para onde lhe parecesse, o poderia fazer, levando todos os feus bens moveis, e se lhe daria passaporte. Que aos Officiaes de Capitao para cima, se concedia levarem suas bagagens, para o que lhe dariao as carruagens, que faltassem, por não as haver na Villa, e a guarnicao poderia conduzir o mantimento necessario para a marcha, a qual se executaria no dia 22 do mez de Mayo às duas horas da tarde. E que os Officias da Praça entregariao todos os prisioneiros, e desertores, que estavao ao presente na Villa. E para segurança da capitulação, entregariao na noite do mesmo dia 20 huma porta da Villa, e outra do Castello, e a parte exterior da brecha, os quaes póstos seriao guarnecidos pelos Portuguezes até à sahida da Praça. Aceitadas estas capitulações pelo Governador, foy mandado o Marquez de Fontes com o seu Terço guarnecer os fobreditos lugares, o que executou, havendo-se com os rendidos com prudencia, e civilidade. Acharaő-se nesta empreza, e na de Valença, além dos particulares já referidos, o Conde de Tarouca Joao Gomes da Sylva, e o Conde de Sarzedas D. Rodrigo da Sylveira, tendo adoecido o Visconde de Villa-Nova da Cerveira D. Thomás de Lima no principio da Campanha, e todos se sizerao dignos pelo seu valor do applauso commum do Exercito, e da estimação dos Generaes. As Tropas Inglezas, e Hollandezas, se houverao com incrivel valor em todos os conflictos, e accidentes deste

deste sitio, às quaes as nossas em nada lhe cederao, de sorte, que o Mestre de Campo General Conde de Galoway, recommendava aos Officiaes Portuguezes, que dessem os agradecimentos aos subalternos, e aos Soldados da actividade, desembaraço, e valor, com que se houverao. Esta agradavel noticia mandou o Governador das Armas à Corte por seu neto D. Joao de Almeida, a quem ElRey sez merce de huma Commenda. Estas Praças conservarao os nossos até que Valença soy demolida em 1709, e ambas restituidas pelo Tratado da Paz de Utrech.

Estes gloriosos successos deixarao muy satisfeitos aos Generaes dos nossos Alliados, que serviao no mesmo Exercito, vendo o valor, com que os Soldados Portuguezes se expunhao destimidos aos mayores perigos. O nosso Exercito ficou quinze dias depois junto a Albuquerque, e discorrendo os Generaes, qual seria a empreza, a que se encaminhariao, forao diversos os pareceres: porque huns votarao, fosse o sitio da Praça de Alcantara, Villa forte, e rica, situada sobre o Tejo; porém a outros pareceo melhor fitiar Badajoz, que era a chave da Extremadura da parte de Castella, mostrando, que tomando-se aquella Praça, a de Alcantara, e outras, facilmente cabiriao por si mesmo, vendo-se cortadas para os soccorros: cada huma das partes sustentou o seu parecer, e como se nao puderaő concordar, se determinou mandarem à Cor-

te ao Conde do Rio Grande, para que levasse as ordens, do que se havia de executar. Com a sua volta houve Conselho de Guerra, em que se resolveo, que no dia 2 de Junho marchasse o nosso Exercito para Badajoz. Haviao os Francezes fortificado aquella Praça com muito cuidado, e lhe meterao huma numerofa guarnicao. O Marichal de Tesse se tinha amparado junto da Praça com o principal Exercito de Castella, em que estava o Marquez de Bay, em tanto, que o Marquez de Thovy com outro menor, observava o pequeno Exercito do Marquez das Minas na Beira junto a Penamacor. Tudo isto difficultava o sitio de Badajoz, ao qual se fazia preciso darselhe principio para se offerecer huma batalha ao Marichal de Tessé, a qual os nossos Generaes resolveras se lhe désse, considerando, que estando o Marichal acampado desta parte do Guadiana, nao recusaria o combate. Nesta esperança marcharao para o Exercito dos inimigos a 4 do referido mez, e chegarao à noite, duas legoas distantes do seu Exercito, que se achava com ventagem de lugar, e com superior numero de Tropas; porém como da outra parte erao os seus mayores interesses, e a perda de huma batalha podia ser de perniciosas consequencias a ElRey D. Filippe, e tambem causa de huma sublevação geral em Hespanha, nao julgou o Marichal ser conveniente o exporse a hum lance da fortuna, e fez que o seu Exercito repassasse o Guadiana, tendo tido a precauçao

caução de fazer marchar diante as bagagens. E afsim se retirou ao amparo da artilharia de Badajoz, que lhe ficava nas costas, e o Guadina defronte. Com esta disposica do Marichal de Tessé, perderao os nosfos as esperanças do premeditado sitio de Badajoz, que deixarao, e marcharao no dia 5 da ribeira da parte de Elvas, e no outro dia passarao o váo, malogrando a resistencia do destacamento do inimigo, que havia intentado impossibilitarlhe o caminho. Depois foy o nosso Exercito acampar, tendo a direita a la Casa, e a esquerda a Campo-Mayor, e como sobrevierao huns calores excessivos. que na Provincia de Alentejo sao nesta estação insoportaveis, e nao permittem persistir na Campanha em quanto durao, se recolheo o nosso Exercito, e se puzerao as Tropas nos quarteis. Depois o Conde de S. Joao com hum destacamento recuperou a Praça de Marvao, muito forte pelo sitio, com quatrocentos homens de guarnição. Estando já os Generaes na Praça de Estremoz, faleceo de huma apoplexia a 29 de Junho Dom João Thomás Henriques, Almirante de Castella, que se havia achado naquella Campanha.

Havia ao mesmo tempo na Provincia da Beira sahido de Almeida o Marquez das Minas, Governador das Armas daquella Provincia, com hum pequeno, mas luzido Exercito, formado das Tropas daquella Provincia, e de muitas do Minho, nao havendo nelle nenhuma das Estrangeiras; e sazendo

marcha pela Beira Baixa, e em algumas partes, além da nossa Raya, por terras de Castella, por poupar o proprio Paiz, chegou a 4 de Mayo junto à Praça de Salvaterra, que na Campanha do anno antecedente tinha sido o primeiro emprego do Exercito de Castella, mandado pelo Duque de Berwick, em que vinha ElRey D. Filippe. Nomeou o Marquez das Minas aos Mestres de Campo D. Joao Manoel de Noronha, (depois Conde de Atalaya) D. Braz da Sylveira, e Manoel Carlos da Cunha de Tavora, (depois Conde de S. Vicente) para ganharem a estrada encoberta, e se alojarem nella, o que fizerao galharda, e valerosamente, com que conseguirao hum singular applauso; porque D. Joao Manoel se arrojou logo intrepidamente à estacada, cortando algumas estacas com a sua propria mao para se baldear dentro, como sez, e da mesma sorte D. Braz da Sylveira, que depois de estar na estrada coberta, mandou pedir escadas para escalar a muralha, como tambem o sez Manoel Carlos de Tavora, nao obstante o sogo, que se sazia da Praça. Foy disputado o ataque, e a Infantaria sahio da Praça a impedir as operações dos nossos, e foy rechaçada com grande valor. Vendo o Marquez o fogo da Praça, mandou para o impedir marchar ao Terço de D. Luiz Manoel da Camera, (depois Conde da Ribeira) que chegou à operação no tempo do mayor fogo, havendo-se os Cabos, Officiaes, e Soldados, com grande resolu-Tom. VII. FFF çaő,

cao, e brio: e quando já estava prevenido hum petardo para romper a porta, que sahe à estrada coberta, fez chamada o Governador da Praça D. Antonio Lopes Galhardo, pertendendo capitular com condições ventajosas, as quaes nao quiz o Marquez ouvir; e assim foy forçoso tornar às armas, segunda, e terceira vez, porque o Marquez esteve constante em lhe nao conceder mais ventagem, que aquella, com que se havia entregue no anno antecedente, quando ElRey D. Filippe a rendeo pessoalmente, com que o Governador se entregou à discrição do Marquez Governador das Armas, com a guarnição prisioneira de guerra, que forao trezentos e setenta e tres Soldados, dos quaes erao quarenta e oito Officiaes, e entre elles dous Sargentos môres, hum Tenente Coronel, seis Capitaens, e os mais erao Tenentes, Alferes, e Sargen-A perda dos nossos foy de trinta e dous Soldados mortos, e quarenta e seis feridos, em que entravao tres Capitaens; dos offensores morrerao muitos, e os feridos nao passarao de vinte.

Havendo o Marquez das Minas conseguido com tanta felicidade a recuperação da Praça de Salvaterra, teve noticia, que no Lugar da Sarça, hum dos mais ricos, e populosos daquelle partido, estava alojado hum Regimento Francez de Sellerim, unido com a muita gente do Lugar, com resolução de nelle se manter nas fortificações, que tinhão. Marchou o Marquez com toda a Cavallaria, e cin-

co Tercos de Infantaria a atacallo, mas os Francezes, e moradores, sendo avisados pelos seus batedores, que o Marquez os hia buscar, se retirarao com toda a pressa a Saclavim, passando em barcas o rio Alagaő. Mandou o Marquez dar facco livre à fua gente, que foy muy consideravel, e com os Soldados entrou tambem a saquear hum grande numero de paysanos Portuguezes, o que permittio o Marquez para os refarcir dos muitos damnos, que os da Sarça lhe haviao feito na Campanha passada, e mandou pôr fogo à Villa, demolir os edificios, e tudo o que tocava às fortificações. Acharao-se na Sarça tres peças montadas, huma de bronze de calibre de doze, duas de ferro, cincoenta carros manchegos, e trinta galeras, tudo com as armas del Rey D. Filippe, ainda que sem rodas, por lhas haverem quebrado os Francezes; quarenta mil alqueires de cevada, grande quantidade de farinhas, e biscouto: e desta quantidade de mantimentos, e das carruagens, se entendeo, que da Sarça intentava os inimigos fazer alguma operação, que os nossos lhe frustrarao.

Neste anno de 1705 chegou à barra de Lisboa a Armada de Inglaterra, e Hollanda, da qual era Almirante o Cavalleiro Schowel, e deixando no porto de Lisboa huma Esquadra de quinze naos de guerra, se fez à véla com o restante para as Costas de Hespanha da parte de Gibaltar, e Cadiz. Ficou em Lisboa esta Esquadra às ordens de Milord Tom. VII. Fsss ii Conde

Conde de Peterborough, General das forças maritimas, e terrefires de Inglaterra, o qual havia trazido huma Carta a ElRey Carlos da Rainha Anna da Grãa Bretanha, em que offerecia às suas ordens todas as forças da sua grande Armada, no caso de querer embarcar nella para emprender alguma facção, ou se achar com toda na invasão, que se intentava fazer nas Costas de Hespanha, o que elle aceitou persuadido dos seus, e resolveo embarcar na Armada, com o designio de desembarcar em Catalunha, onde se esperava o recebesse aquelle Principado: e participando esta resolução a ElRey D. Pedro, elle com muita prudencia, a nao reprovou, nem menos o persuadio, deixando toda a resolução ao seu arbitrio, a qual veyo a seguir. Despedio-se ElRey Catholico delRey, da Rainha de Inglaterra, do Principe, e Infantes, com a formalidade costumada, e o Principe com seus irmãos lhe pagarao a visita. El Rey o nao fez por continuarem as molestias, de que já temos feito menção. Tornou El-Rey Catholico a visitar a ElRey de Portugal no dia 23 de Junho, em que embarcou, e dalli foy para o seu Palacio. O Principe com o Infante Dom Francisco, e o Infante D. Antonio, acompanhados do Duque de Cadaval, e de D. Joseph de Menezes, Veador da sua Casa, embarcarao na Junqueira em hum bargantim bem adereçado, e dourado, e mandou o Principe vogar para Belem; e chegando defronte da Quinta, em que assistia ElRey Catholico.

tholico, mandou a D. Joseph de Menezes lhe disfesse, que estavao alli, para o conduzirem a bordo: chegando ElRey Catholico, o Principe, e Infantes, o receberao fóra do bargantim, e entrarao juntos, acompanhando a Suas Altezas, além do Duque, e D. Joseph de Menezes, o Conde de Assumar D. Joao de Almeida, e da familia del Rey Catholico, o Principe de Lichtenstein, hum Gentilhomem da Camera, dous Cavalheros mais, e o Conde de Peterborugh, General da Armada, os quaes forao em pé, e descobertos. Chegou o bargantim à Capitania, chamada Rnol, de oitenta e quatro peças de artilharia, que era o mayor dos navios, que haviao ficado da Esquadra. Sobio El-Rey Catholico, o Principe, e Infantes, ao portaló do navio, onde se despedirao, e depois do Principe fazer os cumprimentos a ElRey Catholico, de que fosse para dentro, e El Rey ao Principe, que descesse primeiro, se apartarao ao mesmo tempo, El-Rey Catholico para a sua camera, e o Principe, e Infantes para o bargantim. O General da Armada, depois del Rey recolhido, o salvou com toda a artilharia da Capitania, e de toda a Armada, e na mesma fórma salvou ao Principe, e seus irmãos. No dia seguinte mandou ElRey saber de Sua Magestade Catholica, e o mesmo sez a Rainha da Grãa Bretanha, o Principe, e Infantes. Havia-se prevenido mandar prover a ocharia delRey Catholico com grandeza, e com a attenção, de que o provimento

mento para o mar parecesse, que o era da mesma ocharia. Assim soy grande a abundancia de tudo, o que poderia ser necessario para a mesa del Rey, e da sua familia, de tudo quanto se podia imaginar, e podia pertencer ao regalo; e todos os dias em quanto El Rey Catholico esteve embarcado no rio de Lisboa, se repetias os refrescos. No dia 26, que era Domingo, se fez a Capitania à véla do sorgidouro, em que estava desronte da Junqueira, e ao mesmo tempo levaras ancora todos os mais navios da sua Esquadra. A Torre de Belem salvou a El Rey, e todas as mais Fortalezas na sórma, que quando entrara em Lisboa. A Capitania lhe correspondeo com toda a artilharia; e no dia 28 sahio pela barra com toda a sua Esquadra.

Havia ElRey D. Pedro nomeado para assistir a ElRey Catholico com o caracter de Embaixador Extraordinario ao Conde de Assumar, com ordem para que depois de sahir de Lisboa, lhe désse a sua Carta credencial, seguindo as sormalidades costumadas. Embarcou o Conde no navio Pembrock de sessenta e quatro peças de artilharia. No dia referido se poz a Capitania, e mais navios à capa, quasi desronte de Cascaes, esperando por alguns navios da sua conserva, que ainda tinhao sicado no rio de Lisboa. Neste tempo mandou o Conde de Assumar hum seu Gentil-homem com huma Carta ao Principe de Lichtenstein, em que referia haver chegado àquella Armada com o caracter de Embaixador

Dierio da viagem, que o Conde de Affumar D. Joao de Almeida, fez na companhia del-Rey Carlos III. m. 6. que mandou à Corte.

xador Extraordinario a Sua Magestade Catholica, para o seguir, e acompanhar naquella expedição, a que o Principe de Lichtenstein respondeo tambem por Carta, dandolhe os parabens do novo emprego para hum ministerio de tanta importancia, de que era tao digno pela sua pessoa. Ao mesmo tempo mandou ElRey Catholico por hum Cavalhero da sua Corte dar ao Embaixador a boa vinda, e significarlhe a grande satisfação, que tinha do novo caracter, que Sua Magestade lhe havia conferido, mostrando, que nenhuma outra pessoa lhe feria igualmente agradavel, e bem aceita. Poucos dias depois mandou o Embaixador o mesmo Gentil-homem ao Principe de Lichtenstein com outra Carta junta com a copia das suas credenciaes para as fazer presentar a ElRey Catholico, pedindolhe hora para a sua primeira audiencia publica, a que lhe respondeo, que por ser o vento rijo, e estar o mar empollado, e Sua Magestade Catholica alguma cousa enjoado, lhe nao era possivel darlhe audiencia naquella occasiao; porém, que no primeiro dia de bonança, ou chegando a dar fundo em qualquer porto, faria o Embaixador a sua funçao. Finalmente depois de passados alguns dias, havendo tido recados muy honrados, e de grande estimaçao, que ElRey fazia da pessoa do Conde, e das justas impossibilidades, que haviao deferido a audiencia; no dia primeiro de Agosto, tendo avistado logo pela manhãa terra da Costa de Hespanha, e

as montanhas, que estao visinhas a Cadiz, depois de terem embocado o estreito, mandou ElRey Catholico avisar ao Embaixador, que como o tempo era de bonança, e elle se achava melhor da cabeca, (em que muito havia padecido com o mar) lhe desejava dar audiencia na tarde daquelle dia, em que podia fazer a sua funçao publica. Mandou logo o Conde Embaixador vestir a sua familia de gala, e pôr tudo prompto com muito luzimento, e o participou ao Enviado de Inglaterra por hum Gentil-homem, que mandou hum escaler com outro Gentil-homem para o acompanhar. Estando a hora determinada, fez a Capitania final com dous tiros de mosquete, e sahio della o Conde de Altem, Gentil-homem da Camera del Rey Catholico, na chalupa Real com seu toldo, acompanhada de outras, e forao ao navio do Embaixador, que o recebeo ao portaló, elevou à Camera, dandolhe a mao, e a porta; e depois de se cumprimentarem, baixarao para a chalupa, em que o Embaixador entrou primeiro, e teve o melhor lugar, e toda a mais familia embarcou em outras, que estavao prevenidas. Chegou à Capitania, onde o Conde de Sizindorff, tambem Gentil-homem da Camera, o esperava na ultima escada, estando toda a guarnicao em armas, que apresentou ao Embaixador, quando passou, e os Officiaes fizerao reverencia com a espada, tocando a marcha os tambores. Na fegunda escada esperava ao Embaixador o Principe de Lichtenstein, e depois

depois de lhe fazer seu cumprimento, o conduzio à Camera del Rey Catholico, que estava em pé, e coberto; logo, que o Conde Embaixador appareceo, se descobrio, e fazendo este as suas reverencias, deu ElRey tres passos a recebello, e tornando ao seu lugar, poz outra vez o chapeo, e mandou ao Embaixador fazer o mesmo, e depois de se cobrir deu a Embaixada, entregando a Carta de crença, e foy depois conduzido ao seu navio na melma fórma, com que havia sahido, acompanhando-o o Conde de Altem até à sua Camera, aonde o Embaixador tinha prevenido hum refresco de frutas, e doces, e daquellas cousas, que o mar podia permittir, que lhe offereceo, havendo a mesma providencia para todos os que o haviao acompanhado, com varias castas de vinhos; e despedindo-se o Conde de Altem, o acompanhou o Embaixador até o portaló na fórma, que havia feito antes. Quando o Embaixador sahio da Capitania, depois de lhe darem varias boas viagens, como he costume no mar, o falvou com quinze peças, que o Conde Embaixador satisfez com igual numero, quanto que chegou ao seu navio. Havemos referido a formalidade desta Embaixada dada no mar. como materia rara vez succedida. A Armada seguindo a sua viagem, depois de varias escalas, deu fundo a vinte e dous de Agosto defronte de Barcellona, e pondo a gente de desembarque em terra, se deu principio à Conquista daquelle Prin-Tom. VII. Gggg cipa :

cipado com se renderem algumas Praças.

Depois da gloriosa Campanha, que temos referido, na Provincia de Alentejo, o Conde das Galveas, Governador das Armas, passou à Corte a gozar os merecidos applautos dos triunfos, confeguidos nas Praças, e Lugares, que tomou aos Castelhanos, a quem sempre foy fatal o seu braço, como se vio em tantos successos gloriosos, com que na guerra passada da Acclamação havia triunfado delles; e assim mereceo ser o seu nome respeitado pelo seu valor, o qual lhe adquirio grande reputação entre as Nações Alliadas, e inimigas de Euro-A chava-se o Conde já em idade muy avança. da, ainda que nelle o valor, com huma incrivel viveza, animava as forças já attenuadas com os duros trabalhos da guerra, e com os muitos annos: a que attendendo ElRey Dom Pedro, querendo nao abbreviar com novas fadigas huma vida, que estimava, e se fizera sempre merecedora da sua Real attenção, nomeou, sem que deixasse queixoso ao Conde, o governo das Armas de Alentejo no Marquez das Minas, e deu o governo das Armas da Beira, que elle mandava, ao Marquez de Fronteira D. Fernando Mascarenhas. Determinou o Marquez das Minas no mesmo anno de 1705 fazer huma Campanha no Outono, emprendendo sitiar Badajoz, o que com effeito poz em execução; e assim nos principios de Outubro, com o seu Exercito começou a sitiar a Praça, sendo aberta a trincheira a

tres do referido mez. Acampou o Exercito de forte, que lhe ficava da parte esquerda o rio Guadiana, e da outra parte hum pequeno corpo de Tropas nossas entregues ao Conde de S. Joao. Distava duas legoas o Marichal de Tessé com o Exercito inimigo junto a Talavera. Postas as batarias, começarao a laborar contra a Praça, principalmente huma grande bataria, que lhe fazia hum continuado fogo; os inimigos se defendiao canhoneando continuamente o nosso campo com a sua artilharia, e com as bombas, que tambem do nosso campo se lançavao na Cidade, com bastante damno. No dia onze, em que os nossos começaras a bater a Praça, perdeo o General Conde de Galoway do tiro de huma bala de artilharia o braço direito, que elle logo fez cortar, e foy preciso, para continuar a cura, passar do campo para Elvas. Neste accidente chegou da Corte ao Exercito o Barao de Fagel, Mestre de Campo General, para exercitar o seu posto; e assim no dia treze traçou huma trincheira desde o Guadiana até o Xevora, fazendo trabalhar nella com grande ardor, para concluir pôr a linha na fua perfeiçao, o que lhe nao foy possivel conseguir, porque os inimigos na mesma noite se puzerao em marcha, e ao amanhecer do dia quatorze apparecerao diante do nosso flanco. He de saber, que na noite de treze para quatorze, às duas horas depois da meya noite, passarao huns desertores, e derao noticia, que os inimigos estavao em marcha desde Tom. VII. Gggg ii o prin-

o principio da noite; porém nao derao noticia por qual das partes do rio marchavao. O Marquez das Minas sem perder tempo, mandou pôr o Exercito em armas, e montar a Cavallaria para estar tudo prompto ao primeiro aviso, e os repetio aos Cabos, que estavao da parte da ponte; porém ou por casualidade, ou por descuido, como outros disserao, o Marichal de Tessé passou com o seu Exercito a ponte, sem ser sentido dos nossos, que estavao da parte do rio, e ganhou a ponte do Xevora, e se formou contra os nossos. Finalmente os Francezes passarao com o seu Exercito, e sicou soccorrida a Praça, depois dos nossos a haverem batido fortemente, de sorte, que pouco faltava para porem a brecha capaz de se dar o assalto. Nao foy causa deste successo o descuido do Marquez das Minas, porque tinha dado as ordens com toda a distinção, e clareza, para que a Praça não fosse foccorrida; e nao faltou quem attribuisse a alguns Generaes Estrangeiros este descuido, ou por falta do conhecimento do Paiz, ou por paixoens particulares, que tantas vezes tem sido motivo da ruina dos Exercitos. Poucos dias depois sobrevierao tao grandes chuvas, que obrigarao ao Marquez, tendo ouvido aos Generaes, a levantar o fitio mais cedo, do que elle desejava: pelo que mandou pôr em marcha o Exercito, levando o trem da artilharia diante, e fazendo tirar nao só o que havia servido nos ataques, mas com muito vagar tudo o que podia

dia ter uso aos nossos, e marchou para Elvas, devendo-se ao General da artilharia Pedro Mascarenhas a mayor parte da boa ordem, com que se retirou a mesma artilharia, que com a sua direcção tinha no fitio furiosamente laborado; e encarregando ao Sargento môr de batalha o Conde de Soure aquella diligencia, a executou com o acerto, que costumava, e o mesmo fizerao no sitio os mais Generaes, Cabos, e Soldados, ficando muitos destes mortos, e feridos, entre os quaes foy o de mayor distinção Mathias da Cunha, levandolhe huma balla de artilharia huma perna, e ferindo-o na outra, o que lhe nao embaraçou continuar o serviço da guerra, primeiro em Portugal, depois em Alemanha, occupando varios póstos com muito valor, e capacidade.

Deixámos a ElRey D. Carlos III. chegado a Catalunha, de donde participou os progressos das armas dos Alliados naquelle Principado; e a ElRey D. Pedro a noticia, de que a Cidade de Barcellona, depois de ter sostido hum vigoroso sitio, se rendera, capitulando a 9 de Novembro do mesmo anno de 1705. Nesta Cidade estabeleceo ElRey D. Carlos a sua Corte, aonde residio, até que por morte do Emperador Joseph seu irmas, passou a Alemanha, e sendo eleito Rey dos Romanos no anno de 1711, lhe succedeo no Imperio. A esta selice noticia, que agora dava ElRey D. Carlos, se ajuntou rogar a ElRey D. Pedro lhe enviasse alguns soccorros para poder

poder adiantar a sua Conquista, accrescentando pedir a ElRey, que augmentasse os seus progressos com os seus Exercitos, fazendo huma diversao a seu Mandou ElRey fazer hum Confelho de guerra sobre o referido, e se resolveo com consentimento dos Generaes Inglezes, e Hollandezes, mandar a Catalunha huma parte das Tropas daquellas duas Nações, e que entretanto da parte de Portugal se fizesse tudo o que fosse possivel contra os inimigos, para que acodindo com as suas Tropas à nossa fronteira, se divertissem os soccorros contra Neste tempo chegou de Londres o Catalunha. Doutor Creigon, Medico Escocez, de grande reputação, e experiencias, o qual o nosso Enviado D. Luiz da Cunha com a noticia da queixa, que ElRey D. Pedro padecia, mandava para o curar; porém como já neste tempo ElRey tinha vencido a queixa, nao se julgou conveniente seguir a sua direcçao; e assim voltou para Londres no primeiro comboy Inglez, que sahio do porto de Lisboa, havendolhe ElRey mandado dar huma boa joya, além do dinheiro, que havia recebido em Londres, e foy muy satisfeito da attenção, que experimenta-No fim deste anno faleceo a Rainha da Grãa Bretanha D. Catharinha a 31 de Dezembro, como já deixámos escrito no Capitulo III. deste Livro, e sentio ElRey em extremo a morte da irmãa; porque além de venerar as excellentes virtudes, de que a Rainha se adornava, era muy carinhosa a correspon-

respondencia, com que reciprocamente se tratavaő.

No principio do anno de 1706 no mez de Janeiro entrou no porto de Lisboa hum navio da Armada Ingleza, em que vinha embarcado Ben Hamet Caron, Embaixador delRey de Maquinez à Rainha Anna da Grãa Bretanha. Escreveo elle ao Secretario de Estado D. Thomás de Almeida, dizendo, que se seu Senhor soubesse, que elle havia de entrar no porto de Lisboa, certamente lhe daria Carta para Sua Magestade; e que já, que a casualidade o trouxera a Lisboa, desejara ter a honra de fe pôr aos seus pés. ElRey lhe deu audiencia na Quinta de Alcantara sem formalidade alguma, sendo interprete Antonio Correa da Franca, Escrivao da Fazenda da Casa de Bragança. Neste anno começarao a ter effeito as promessas, que ElRey D. Pedro mandara segurar a ElRey D. Carlos III. de fazer huma vigorosa diversao contra os seus inimigos; e he certo, que se della se souberao aproveitar os Alliados, que estavao da parte de Catalunha, seriao bem differentes os progressos das suas armas. Sahio o nosso Exercito à Campanha, de que era supremo General o Marquez das Minas, Governa- de May 1706, impresdor das Armas da Provincia de Alentejo, com os partidos das Provincias da Beira, Minho, e Traz os Montes, de que erao Governadores das Armas o Marquez de Fronteira, o Conde de Atalaya, e o Conde de Avintes. Governava a Cavallaria o Mes-

Lettres Historiq. Mois fas na Haya no dito antre de Campo General o Conde de Villa-Verde, e da Artilharia era General Pedro Mascarenhas, e General das Tropas Inglezas o Conde de Galoway, e das Hollandezas o Mestre de Campo General Mons. Frisheim, que havia succedido ao Baraó de Fagel, a quem os Estados Geraes acordoraó o mesmo soldo, e o Mestre de Campo General o Conde de la Corssana. Serviaó no mesmo Exercito o Conde de S. Joaó, General da Cavallaria de Traz os Montes, D. Joaó Diogo de Ataide, General da Cavallaria da Beira, os Generaes de Batalha os Condes de Soure, S. Vicente, Tarouca, e D. Joaó Manoel de Noronha, D. Rodrigo de Lencastre, Pedro de Vasconcellos e Sousa, e o Conde do Rio-Grande.

Formou-se o nosso Exercito a 25 de Março na Fonte dos Çapateiros, e a 31 partio do Campo entre Caya, e Cayola, onde se ajuntou a nossa artilharia, que vinha pela parte de Arronches, escoltada com hum corpo de Tropas de Traz os Montes, que mandava o Conde de S. Joao, e sorao a S. Vicente, e se apostarao junto a Membrio, e estas duas Povoações se renderao logo aos nossos: e sazendo alto o Marquez das Minas, mandou chamar o Alcaide, e Governança de Brossa, Villa mais populosa, que a de Alcantara, abundante de frutos, e trato dos seus moradores, para que viessem render obediencia a ElRey D. Carlos III. o que elles recusarao, dizendo, que o Duque de Berwick vinha a soc-

a focorrellos com hum grosso das suas Tropas, porque le achava junto da Villa. Na noite de 5 de Abril mandou o Marquez ao General de Batalha D. Joao Manoel de Noronha com hum destacamento para tomar posto sobre o rio Solor, que o nosso Exercito devia passar, para guardar os póstos, e o passo chamado dos Cavalleiros, que o nosso Exercito por força havia de atravessar, porque os inimigos tinhao derribado a ponte, que estava sobre este rio. E no dia 6. passou o Exercito, sem que houvesse quem lhe disputasse a passagem, atravessando despenhadeiros, e cerros, em que os Soldados Portuguezes fizerao hum caminho capaz de poder passar a artilharia, em que teve grande parte a actividade, e industria de Dom Joao Manoel, que os mandava. Teve aviso o Marquez das Minas, que o Marichal de Berwick fora para Brossas com as suas Tropas, pelo que resolveo de o atacar no outro dia. Assim a 7 o Marquez, com approvação dos mais Generaes, dividio o seu Exercito em dous córpos, e se poz diante da mayor parte da Cavallaria, e com dez Terços de Infantaria, e seis peças de Campanha, marchou em direitura a Brossas, deixando o resto do Exercito entregue ao Conde de Galloway, (o qual depois se unio ao Marquez das Minas) Conde de la Corssana, Mestre de Campo General, e o Conde de Tarouca, General de Batalha, para que segurasse a nossa artilharia, bagagens, e provisoens do Exercito, que nao haviao ainda passado o rio. Tom. VII. Hhhh MarMarcharao os nossos com diligencia ao pé das montanhas, a fim de que os inimigos nao tivessem tempo de se porem em estado de defensa; mas tanto, que os nossos chegarao ao plaino, em que esta Villa fica situada, elles se retirarao precipitadamente, cobrindo-se com o bosque, que fica entre Brossas, e a Cidade de Carceres. O Marquez das Minas mandou hum pequeno destacamento à ordem do General de Batalha Dom Joao Manoel para tomar Brossas, (encarregandolhe a guarda do Convento das Freiras da Villa) onde se achou huma boa quantidade de trigo, e farinha. A nossa Cavallaria se avançou além do bosque, e a Infantaria, que se começou a sentir fatigada, por haver marchado desde as cinco horas da manhãa até às quatro da tarde, teve ordem de a seguir do modo, que lhe sosse posfivel. Finalmente huma parte da nossa Cavallaria atacou a retaguarda dos inimigos com tanto vigor, que o Duque de Berwick, passando da vanguarda à retaguarda com tres Regimentos de Clavineiros, começarao a peleijar; e rebatendo com valor a investida, forao finalmente tao vigorosamente carregados os inimigos, que se retirarao com grande precipitação, ficando huma boa parte dos Soldados mortos, e feridos. Neste combate deixarao duzentos e quarenta cavallos, e oitenta prisioneiros, em que os principaes forao D. Diogo de Monroy, General de Batalha, a quem o Capitao de Cavallos Gonçalo Pires Bandeira havia rendido, havendo-se

com

com elle com toda a urbanidade, e o Conde de Canillejas, particular, e outros Officiaes. Da nossa parte ficarao alguns mortos, em que entrou o General de Batalha Conde de S. Vicente João Alberto de Tayora, que durou poucas horas depois do combate, com geral fentimento, pelas esperanças, que promettiao a sua pouca idade; porque no mais florido della, se arrojou tao destimidamente pelas Tropas dos inimigos, que dentro delles peleijou tao valerosamente, que recebendo algumas feridas, de que vevo a perder de huma a vida, deixanda-o affaz vingada no valor do seu braço. Os feridos forao o Tenente General da Cavallaria Pedro Machado de Brito, e os Commissarios da Cavallaria Antonio Passanha de Castro, Francisco Tavares, que morreo das feridas, e Francisco Paulo, sendo feridos de ballas, como forao quasi todos os nossos mortos. O Marquez das Minas se empenhou tanto, que se expoz a ficar cortado dos inimigos; porém o Conde de Atalaya D. Pedro seu sobrinho, o soccorreo promptamente, livrando-o do perigo. Acabou o combate já muy avançada a noite, e as nossas Tropas tornarao para o campo de Brossas. Os Condes de Atalaya, Avintes, Galoway, Villa-Verde, Marquez de Fronteira, Condes do Rio-Grande, de Soure, de S. Joao, e D. Joao Diogo de Ataide, obrarao como se esperava das suas pessoas, e à sua imitação os mais Cabos, e Officiaes se houverao com singular valor, e nao menos as Tropas Tom. VII Hhhh ii das

das duas Nações Ingleza, e Hollandeza, que derao fingulares provas, reconhecendo, que em nada lhe forao inferiores os Portuguezes. Os Condes de la Corssana, Tarouca, e Dom Joao Manoel, nao se acharao neste conflicto, porque assistiao nos póstos, que acima dissemos lhe forao encarregados. Voltando o Marquez do combate já muito de noite pelos embaraços do bosque, chegou a Brossas, cujos habitantes haviao abandonado as casas, e fogido para o Duque de Berwick, e outros se haviao retirado às Igrejas, repugnando dar a obediencia: pelo que foy saqueada a Villa, e queimadas algumas cafas, o que causou tao grande terror nos visinhos, que grande quantidade de Lugares vierao dar a devida obediencia ao Marquez das Minas, que deixando no Castello hum Terço, mandou continuar a marcha para Alcantara, onde chegou a 9 de Abril pelas tres horas da tarde. He a Villa de Alcantara bem conhecida por ser cabeça da illustre Ordem Militar, que della tomou o nome, perdendo o antigo de S. Joao de Pereiro, quando foy segunda vez conquistada aos Mouros, e dada aos Cavalleiros daquella Ordem, com que muito se ennobreceo, e tambem com a celebre ponte, que mandou fazer o Emperador Trajano sobre o Tejo, a cuja margem fica situada com mil e duzentos visinhos, dous Conventos de Frades, e outros dous de Freiras, guarnecida de bons muros para a sua defensa. Chegou o nosso Exercito à vista desta Praça às nove horas

da

da manhãa, e logo o Marquez soube por hum defertor, que chegou ao Exercito, que nella havia dez Terços de Infantaria, e no mesmo dia deu principio a sitialla, e as Villas de Rey, e Marilla lhe vierao render obediencia.

Foy o Marquez das Minas com outros Generaes a reconhecer hum alto visinho para formarem huma bataria, tendo sido sempre seguidos das ballas dos inimigos da Praça, em quanto durou efta diligencia, de que forao mortos alguns Engenheiros nossos, e outros feridos. Vindo já na volta da Praca, recebeo o Conde de Atalava D. Luiz Manoel de Tavora, Governador das Armas do Minho, e do Conselho de Estado, huma balla, que lhe fahio a huma ilharga, e parecendo ao principio fer de pouco perigo, foy mortal a poucos dias, e della faleceo a 16 com geral sentimento de todo o Reyno, Exercito, e Cabos delle, porque era muito amado, e respeitado por sua grande authoridade, e valor, principalmente de todos os que haviao militado com elle, por haverem experimentado os effeitos da sua liberalidade, na providencia, com que os foccorria; porque havia sido o Conde ornado de excellentes virtudes, brilhando nelle igualmente a generofidade, e valor, partes, com que conseguio respeito, e reputação. Na manhãa deste dia ordenou o Marquez ao General de Batalha D. Joao Manoel de Noronha, que com os Terços de Moura, de que erao Mestres de Campo o Con.

de de Aveiras Luiz da Sylva Tello, e Dom Luiz Manoel da Camera, herdeiro do Conde da Ribeira Grande, e dous Regimentos, hum de Inglezes, de que era Coronel Blood, e outro de Hollandezes. que fossem atacar o inimigo, que se achava occupando as imminencias, em que se havia pôr a arti-Iharia, e o sitio de S. Francisco, que sica distante da Villa tiro de espinguarda, que estava guarnecido por hum Capitao, e cincoenta Soldados; aos quaes investio com tanto vigor o Coronel Blood com os Inglezes, que foy tomado com a espada na mao, fazendo dezaseis prisioneiros. Na tarde do mesmo dia chegou o resto do nosso Exercito, que conduzia a artilharia, e começarao os nossos a trabalhar em duas batarias, huma de oito peças de vinte e quatro, e sete de Campanha, e outra de cinco peças grossas, e sete Culebrinas, que se armarao contra a Praça, nao obstante o muito fogo de artilharia, e mosquetaria, com que das muralhas o procuravao impedir: e porque o sitio de S. Francisco era de muita offensa à Praça, intentou o inimigo recuperallo com hum corpo de cem homens, que forao rechaçados com perda fua.

No dia antecedente haviao entrado na Praça dous Terços de Infantaria, com que os sitiados se animarao, e ainda mais com hum recado do Duque de Berwick, que lhe recommendava se desendessem, porque elle passava logo a soccorrellos; e assim com novo brio começarao a fazer hum inces-

fante

fante fogo contra os que trabalhavao nas batarias, ferindo, e matando muitos. Aos nossos para desviar das muralhas os Mosqueteiros, que offendiao os que trabalhavao, foy necessario assestar contra a muralha seis peças de Campanha, por nao estar ainda prompta a artilharia grossa, de que elles fizerao pouco caso; porém na mesma tarde de onze começou a laborar a primeira bataria grande, a que se ajuntou seis morteiros, a qual estava assistida dos Inglezes, e Hollandezes, o que faziao com tanto vigor, que era maravilhoso o effeito. A doze começou a atirar a segunda bataria com damno consideravel dos inimigos, a qual estava a cargo do General da Artilharia Pedro Mascarenhas, que livrou com bom successo de huma balla de vinte e quatro, que lhe tocou o chapeo, e nao menos o Mestre de Campo Ignacio Xavier Vieira Matoso de huma de mosquete, que lhe levou o chapeo, e roçou o casco. E finalmente posta a terceira bataria, que laborando com as mais incessantemente, faziao hum horroroso estrondo com ruina nas muralhas, e as bombas a faziao nas casas, e edificios da Praça; os moradores entrarao em tal consternação, que o Governador se vio confuso no remedio, que lhe pediao os moradores da cessão de armas.

Havia o Marquez das Minas, tanto que entrou no campo de Alcantara, premeditado a passagem do Tejo, para o que ordenou ao Quartel Mestre Francisco Pimentel, que sizesse diligencia sobre o sitio,

o sitio, em que se podia lançar a ponte de barcas pela parte, que fica abaixo da Praça, tendo certifido da impossibilidade pelos desfiladeiros, e rochas continuadas daquella parte; porém com a noticia de hum paizano avindo, passou o rio meya legoa acima de Alcantara, onde achando commodo para lançar a ponte, o participou ao Marquez General, que ordenou ao Marquez de Fronteira, e ao Conde de Soure, General de Batalha, que com as Tropas do partido da Beira, fossem com o Quartel Mestre, e procurassem lançar a ponte na parte mais conveniente. O que o Marquez de Fronteira executou com admiravel ordem, e acerto com o partido das Tropas da sua Provincia; e vencendo a difficuldade de passar tambem o rio Alagon, se aquartelou da outra parte do Tejo sobre a Praça a 12 de Abril, plantando outra bataria em sitio tao proporcionado, que conduzio muito para o rendimento da Praça, onde se lhe ajuntou o Visconde de Fonte-Arcada Manoel Jaques de Magalhaens, General da Artilharia da Beira, com quatorze Companhias de Cavallos, e oito Terços de Infantaria, com algumas peças de artilharia, e morteiros, com que daquella banda esperava ao Marquez. Nao satisfeito o Marquez desta tao importante operação, mandou ao General da Cavallaria daquella Provincia D. Joao Diogo de Ataide, que com seiscentos Cavallos, e outros tantos Infantes fosse reduzir à obediencia o Lugar de Seclavim, hum dos moyores daquelle

daquelle destricto, rico, e bem povoado de gente valerosa, e guerreira, e o General o executou com grande actividade, e acerto, porque intentando os moradores a resistencia, elle se houve de sorte, que querendo os Soldados compensar o trabalho com os despojos, o General não consentio, que se fizesse damno aos moradores, por ser esta a intenção del-Rey D. Pedro, tao recommendada nas suas Reaes ordens ao Marquez das Minas. Os inimigos vendo este corpo de Tropas, que mandava o Marquez de Fronteira, entenderao, que era o Duque de Berwick, que chegara com o soccorro, que lhe promettera, e lhe fizerao finaes toda a noite; porém brevemente se virao desenganados, e lhe descahirao totalmente os animos, e resolverao de se render; porque havendo reconhecido, que era o nosso Exercito, se lhes augmentou o receyo, vendo tomadas todas as entradas da sua grande ponte; porque a artilharia, que o Marquez de Fronteira tinha encarregado ao Conde de Soure, a fez sobir com a fua grande actividade para o alto de huma penha da parte dalém do Tejo, e era a de que recebiao mayor damno os sitiados, e soy a causa de tomarem a resolução de se renderem : e levantando bandeira branca na muralha, mandarao ao nosso Campo hum Tambor, pedindo refens, e tregoas por duas horas para capitularem, e feriao nove para dez do dia, quando vierao da Praça dous Coroneis para refens, e da nossa parte mandarao ao Mestre de Tom. VII. Cam. Tiii

Campo Antonio Carneiro, filho primogenito do Conde da Ilha, e ao Tenente Coronel do Regimento de Stewart; mas como elles recusarao renderse do modo, que o Marquez das Minas lhes propunha, que era ficarem todos prisioneiros de guerra, e entregue toda a artilharia, se rompeo o tratado, e se retirarao outra vez. Depois do meyo dia, que erao treze do mez, começarao àtirar de novo as nossas batarias, ainda com mayor força, do que até alli tinhao feito contra a Praça. E fazendolhe novas proposições, se acordava aos sitiados, que elles seriao rendidos prisioneiros de guerra, e que todos os Officiaes, que quizessem assentar praca, seriao conservados nos mesmos póstos, em que fe achavao, e lhe feriao pagos os feus foldos na fórma de Inglaterra; e que os que nao quizessem servir na guerra, se poderiao retirar às suas casas, obrigando-se a nao tomarem mais armas contra ElRey Carlos III. porque de outro modo seriao levados a Lisboa. Porém sendo regeitadas estas condições, começarao as quatro batarias incessantemente a laborar com hum grande fogo, com tal estrago das vidas, e edificios da Praça, que bem mostravao qual era o brio dos valerosos Hespanhoes, que estavao sitiados; e porque huma das batarias havia feito huma consideravel brecha, se começarao a dispor as cousas para se dar o assalto no seguinte dia.

A 14 pela manhãa mandou o Marquez das Minas ao Conde de Tarouca à Praça, para de no-

vo persuadir ao Governador a entrega, porque de outra forte, nem a elle, nem à guarniçao daria algum quartel. O Conde, que era dotado de viveza, discrição, e affabilidade, negociou de sorte, que o Governador se determinou às duas horas da tarde, e se derao os refens de huma, e outra parte, e convindo na capitulação, foy assinada reciprocamente a 14 de Abril de 1706, em que lhe concedeo o Marquez General, entre outras cousas, que a guarnição fahiria da Praça pela brecha, com todas as houras militares praticadas em semelhantes occasioens, e que seria logo desarmada, e feita prisioneira de guerra, com condição, que os Officiaes, de Capitao para cima, seriao póstos em liberdade depois de seis mezes. Assim ao amanhecer sahio a guarnição da Praça, conforme os artigos, com que fora a capitulação. Nomeou o Marquez General ao mesmo Conde de Tarouca para tomar posse da Praça, defendella das extorsoens, e expedir a sua evacuação, que foy no dia dezaseis, como se havia capitulado. Tanto, que foy desarmada a guarnição, foy remettida com boa escolta a diversas Cidades, e Villas da Provincia da Beira, a qual consistia em dez Terços de Infantaria, que saziao o computo de quatro mil e duzentos homens, em que entrou o Governador da Praça Dom Miguel Gasco, Cavalleiro da Ordem de Santiago, General de Batalha, o Tenente da Praça D. Joao de Padilha, e o Sargento môr da mesma D Agostinho de Tom. VII. Tiii ii ArunAruntura e Benavente, Dom Joao Joseph Duran, Ajudante mayor, o Engenheiro môr Blond, e o Engenheiro Dedon, nove Coroneis, em que entrou o Marquez de Torrecusa, Grande de Hespanha, Gentil-homem da Camera, tres Capitaens Coroneis, treze Tenentes Coroneis, tres Segundo-Tenentes Capitaens, hum Subsede mayor Tenente Coronel, setenta e seis Capitaens de Infantaria, e tres Capitaens reformados. Acharao-fe na Praça quarenta e sete peças de artilharia de diversos calibres, grande parte de bronze, duas mil novecentas e sessenta e huma espingardas, e outras muitas desarmadas, tres mil e novecentas arrobas de polvora, mil e oitocentas ballas de artilharia, trezentas e sessenta caixas de ballas de chumbo, seis morteiros, quatrocentos moyos de farinha, cento e tantos de cevada, duzentos toneis de vinho, mil e duzentas fardas novas para as Tropas, e cento e cinco cavallos, e outras muitas munições em grande numero para o serviço da guerra, de que se tomou conta pelos Officiaes da Vedoria do Exercito, a quem tocava. O Marquez das Minas mandou seu filho o Conde de Prado D. Joao de Sousa com estas agradaveis novas à Corte, e chegou pela posta a 16 de Abril. ElRey rendeo as graças a Deos pelos venturofos principios da Campanha, e houve luminarias por tres dias na Cidade. El Rey fez merce ao Conde de Prado do titulo de Marquez, para que em vida de seu pay lograsse as mesmas preeminencias.

nencias, que a esta diguidade sao annexas neste Reyno. No mesmo tempo ganhou o Marquez de Fronteira a Praça de Moraleja, visinha de Alcantara, com o destacamento, que mandava, a qual era

forte por sitio, e com guarnição paga.

No tempo, que o nosso Exercito estava sitiando a Praça de Alcantara, e ella para se render, pois a 14 de Abril se assinou a sua capitulação, no dia antecedente teve noticia o Mestre de Campo General Joao Furtado de Mendoca, do Conselho de Guerra, que governava as Armas da Provincia de Alentejo na ausencia do Marquez das Minas, que entre o Forte de S. Christovao, e Badajoz, se viao algumas barracas, e que no dia seguinte o inimigo marchava com a Cavallaria, Infantaria, e bagagem, e de tarde se acampou a tiro largo de artilharia defronte da porta de S. Vicente da Praça de Elvas, ganhando alguns outeiros a tiro de mosquete da nossa estrada coberta; e sem mais aproches sez huma bataria de seis morteiros, dous de bombas grandes, e seis de granadas Reaes, e perto da noite começarao a bombear a Praça com mao successo; porque logo lhe rebentou hum morteiro grande com perda de quatro Bombardeiros, e a mayor parte das granadas Reaes rebentavao ao sahir dos morteiros, e muitas no ar, no que continuarao toda a noite, e sobre a madrugada do dia quinze lhe arrebentarao dous morteiros mais pequenos. Praça se lhe sez hum grande sogo de artilharia, e mosque-

mosquetaria, e no outro dia se poz huma bataria de bombas, e outra de granadas Reaes, em que se continuou de huma, e outra parte até o meyo dia, sem que bomba nossa deixasse de lograr o seu esseito, cahindo sobre os ataques, em que lhe matarao mais de quarenta homens com alguns Engenheiros de fogo, e hum dos Mestres de Campo, que estava de guarda, de sorte, que o inimigo começou a desistir do ataque, e a retirar os morteiros: o que vendo Joao Furtado de Mendoça, mandou sahir vinte Soldados com ordem de se nao empenharem, e sómente observar se o inimigo tinha feito algumas trincheiras para peleijar coberto; porque intentava fazer huma fortida, com que pertendia ganharlhe os morteiros, por ser para isso accommodado o sitio, em que os tinhao. Porém quando sahirao os vinte Soldados, já estavao carregando os ultimos morteiros fobre os carros matos, e acabando de enterrar os mortos, desampararao o campo com tanta pressa, que deixarao ainda algumas ferramentas, bombas, barriz de polvora, e granadas. Da nossa parte nao morreo Soldado, nem paizano de balla, ou bomba, e só nas casas da Cidade houve algum damno, de que ficarao maltratados poucos moradores. He de saber, que o inimigo intentou esta facçao com onze Terços de Infantaria, e perto de setecentos Cavallos, e os Terços, ainda que pagos, cheyos de milicianos. A guarnição de Elvas conftava de tres Terços, o pago da Cidade, o de Peniche.

niche, e o dos Auxiliares de Niza, com os quaes, e seus Officiaes se achou o General Joao Furtado de Mendoça, sem mais algum outro Official, que o Tenente do Mestre de Campo General Manoel de Azevedo Fortes, que mal convalecido de huma doença, assistio com grande prestimo. Assim todo o trabalho se deveo ao cuidado, e sciencia militar de Joao Furtado de Mendoça, adquirida na guerra

com grande reputação.

Para livrar a Provincia de Alentejo, de que os Castelhanos não intentassem outra semelhante acçao, mandou ElRey, que se formasse hum corpo volante, para fegurar a Provincia no seu respeito; e assim se formou hum Exercito, que se compunha de treze Terços de Infantaria, e trinta batalhoens, feis pecas de campanha, e quatro morteiros grandes, o qual era mandado por João Furtado de Mendoça, que governava as Armas da Provincia. Tinha o posto de Mestre de Campo General o Visconde de Barbacena, servia de General da Cavallaria D. Joao de Lencastre, Governador, e Capitao General do Reyno do Algarve, de General da Artilharia Antonio de Albuquerque Coelho, Governador da Praça de Olivença, e de General de Batalha o Conde de Avintes D. Luiz de Almeida. No dia vinte e tres de Mayo marchou o Exercito sobre a Cidade de Xeres de los Cavalheros, a qual pertendeo soccorrer o Marquez de Bay, que governava as Armas da Extremadura; porém foy rechaçado

com perda de alguma gente, e a Cidade havendo experimentado algum damno da artilharia, e morteiros, se rendeo por capitulação. Depois de rendida a Cidade, discorrendo por toda aquella campanha o nosso Exercito, poz à obediencia del Rey Carlos todas as Villas, e Lugares, que avistou, em que entrou Alconchel, cujo Castello deixou presidiado, Barcarrota, que se rendeo a vinte e sete de Junho, ficando a guarnição prisioneira de guerra, e os arrebaldes saqueados, sazendo-se o mesmo em Salva Leao pela sua renitencia, de que se livrarao as Villas da Torre, Nogalles, Almendral, e Salvaterra: e porque a estação já era muy ardente, como he sempre naquelle tempo, e faltavao as aguas, foy preciso recolherse o Exercito aos seus quarteis nos principios do mez de Julho.

Depois de ter entrado o Marquez das Minas na Praça de Alcantara, onde se cantou o Te Deum na Igreja, em que havia nascido S. Pedro de Alcantara, com a solemnidade, e salvas costumadas, remetteo as bandeiras dos dez Terços à nossa Corte, e o pavilhao encarnado, semeado de slores de Lizes, do Regimento das Guardas del Rey Dom Filippe, que entrava no numero dos dez. O Duque de Berwick, que havia marchado de Arroyo del Puerto com a sua Cavallaria, a buscar as barcas de Alconete para passar o Tejo, tendo noticia, que a Praça se rendera, as queimou, e voltou para o dito posto de Arroyo. O General Marquez das Minas deteve

o seu Exercito no campo de Alcantara, em quanto lhe foy preciso para accommodar os prisioneiros, e segurar a Praça, em que deixou huma sufficiente guarnição. No dia 25 de Abril chamou o Marquez das Minas a Conselho todos os Generaes, e propondolhes a sua determinação, que era de marchar com o Exercito em direitura a Madrid, o approvarao todos, e se resolveo continuasse a marcha para Placencia, onde estava o Duque de Berwick. Assim no outro dia se poz o Exercito em marcha, levando à mao direita o rio Tejo, e pondo à obediencia del Rey Carlos todas as Cidades, Villas, e Lugares de huma, e outra margem do rio, e ainda as que ficavao em larga distancia, como erao as Cidades de Coria, Galisteo, Caceres, e Trugilho. A 28 se poz o nosso Exercito diante da Cidade de Placencia, e o Duque de Berwick com a chegada delle, se retirou às Ventas de Bazzagana, depois de haver persuadido aos moradores de Placencia, a que se defendessem, o que elles receosos dos nossos recusarao: o Duque impaciente pertendeo destruirlhe nao só os seus provimentos, mas tambem os frutos, por ser aquella campanha muy fertil, e abundante de trigo, vinho, e gados; porém o Povo, e os Ecclesiasticos o nao consentirao; e vendo, que nada podia conseguir, se satisfez com ameaçar ao Governador, e ao Bispo. Porém tanto, que o Marichal se retirou, o Povo se declarou por ElRey Carlos, e no mesmo tempo os Lugares, e Villas Tom. VII. Kkkk

circumvisinhas. O Magistrado da Cidade, e o Cabido da fua Cathedral, vierao ao Exercito cumprimentar ao Marquez das Minas, e entregarlhe as chaves da Cidade, o qual acompanhado dos Generaes, e Officiaes principaes, entrou na Cidade, e indo à Cathedral foy recebido com Te Deum, cantado com muita solemnidade, e depois foy ElRey Carlos acclamado pelos Nobres, e Povo da Cidade. No dia 30 de Abril o nosso Exercito se moveo para ir atacar o inimigo, que estava entrincheirado da outra parte do rio Tietar, ou Bazzagana: o Duque de Berwick mostrando-se firme em o esperar, mudou depressa a resolução; porque o Conde de Soure, General de Batalha, apeando-se do cavallo com a espada na mao, se meteo ao rio seguido do Terço de Moura, de que era Mestre de Campo seu primo o Conde de Aveiras Luiz da Sylva Tello, e das Companhias de Cavallos, de que erao Capitaens D. Luiz da Gama filho do Marquez de Niza, e Manoel da Costa; e assim debaixo do fogo dos inimigos passarão o rio, devendo-se esta samosa acção ao ardente espirito do Conde de Soure, que sendo cheyo de excellentes virtudes, lhe faltou tempo para as exercitar, por quanto no mais florído vigor da idade faleceo em Denia de huma maligna em 20 de Novembro do mesmo anno de 1706, nao contando mais que vinte e nove annos, havendo conseguido reputação, e respeito, porque em gentil presença bilhava o valor, prudencia, generosidade, e fcien-

sciencia Militar, de sorte, que na opiniao de todos, e ainda mais entre os Generaes, e Cabos Estrangeiros se lhe augurava, que elle viria a ser hum dos melhores Generaes da Europa, se a morte se lhe nao anticipara. Ao mesmo tempo, que o Conde de Soure distimidamente passou com aquelle pequeno corpo, abalou todo o nosso Exercito, e passando o rio se apostou naquelle mesmo campo, em que havia tao pouco estivera o inimigo, ficandolhe Placencia poucas legoas distante. Adiantado o nosso Exercito já a Almarás, Lugar distante trinta legoas de Madrid, e vinte e duas de Alcantara, do qual já o Duque de Berwick se havia retirado a Val Moral com quatro mil homens de pé, e cinco mil Cavallos, de que se compunha o seu Exercito, que o nosso foy levando em toda esta campanha diante de si, desejando por muitas vezes obrigallo a huma acção, de que elle se escusava; porque tambem lhe nao faltavao noticias dos movimentos do nosfo Exercito, o qual sabendo agora, que marchava para elle, deixando no campo alguma bagagem, se foy retirando para a parte de Talavera, e talando a propria campanha, poz fogo aos Armazens de provimento, assim Reaes, como particulares, sicando por esta causa difficultosa a continuação da marcha por aquella estrada: e vendo, que nao podia obrigar ao Exercito inimigo a vir às mãos, tomou o nosso Exercito o caminho de Coria, onde chegando a 14 de Mayo, o Duque de Berwick, que lhe Tom. VII. K kkk ii

observava os movimentos, chegou no mesmo dia junto de Placencia. Porém seguindo o nosso Exercito a marcha, que determinava com bem disferente sim, a 17 esteve à vista da Serra de Gata, de que se seguio moverse o Exercito do Duque, e a 18 soy a Val de Fuentes.

Tinha o Marquez das Minas feito aquella contramarcha sómente para cahir sobre Ciudad Rodrigo, o que já haviao approvado os mais Generaes; porque tomada aquella Praça, se abria huma estrada mais franca para Madrid, por ser o Paiz fertil, e abundante, cortando tambem por aquella banda grande parte das provisoens, que daquelles contornos se mandavao para o numeroso povo de Madrid. Eta a determinação do Marquez das Minas sitiar com a mayor actividade Ciudad Rodrigo, e a do Duque de Berwick de lho impedir, ou ao menos de o incommodar quanto lhe fosse possivel. A 22 do referido mez de Mayo se poz o nosfo Exercito sobre a Praça de Ciudad Rodrigo, havendo feito largas, e apressadas marchas, para que o Duque de Berwick, que o seguia com a Cavallaria, se nao pudesse adiantar a encostarse à Praça, ou meterlhe algum soccorro, com que dilatasse o rendimento. Havia-se avisado ao Visconde de Fonte-Arcada, que governava as Armas da Beira, que se unisse ao Exercito com seis mil homens, e com a artilharia grossa ao tempo, que o nosso chegasse aquella Praça, o que elle executou com grande actio.

acerto. Deu-se sórma aos ataques, plantarao-se as batarias contra a Praça, em que havia hum Regimento pago, chamado das Asturias, e dous mil homens de milicias; e depois que a brecha esteve capaz de se assaltar, vierao os sitiados em se renderem, e a 26 se assinarao as capitulações, em que se concedeo, entre outras, aos Regimentos pagos de se poderem retirar com honras militares, com a condição de por hum anno não servirem contra El Rey de Portugal, e seus Alliados; porém as milicias sorao desarmadas, e se obrigarão a não tomarem nunca armas contra El Rey Carlos. O Marquez mandou comboyar os Regimentos pelo Capitão de Cavallos Gonçalo Pires Bandeira até S. Pedro del Rio.

Rendida a Praça de Ciudad Rodrigo foy precisa a dilação de alguns dias para se prover o Exercito para tão dilatado caminho; mas a actividade do Marquez das Minas, e expedição dos mais Generaes, e Cabos, soy de sorte, que o Exercito se poz brevemente em marcha, e já o Duque de Berwick se havia retirado para Salamanca, avisinhando-se para a parte de Madrid. No dia 6 de Junho chegou o nosso Exercito huma legoa antes da celebre Cidade de Salamanca, e no mesmo dia recebeo o General Marquez das Minas huma Carta dos Magistrados, na qual lhe significavas o desejo, com que estavas de se sobmeterem à protecção del Rey Carlos III. Co tinuou o nosso Exercito a marcha, e no outro dia estava junto da Cidade de Salaman-

ca, que dista dezaseis legoas de Ciudad Rodrigo. Tanto, que o Exercito chegou, vierao os Magistrados em quatro coches, vestidos de gala, buscar o Marquez das Minas, e porse às suas ordens, rendendo obediencia a ElRey Carlos III. e voltando para a Cidade foy nella acclamado, e entrou o Marquez acompanhado dos mais Generaes a affiftir ao Te Deum, que se cantou com grande pompa na Cathedral: deteve-se o Marquez com o Exercito em Salamanca até onze do referido mez, para nesta breve demora poder receber os comboys das munições de boca, e no outro dia se poz em marcha, caminhando para o Guadarrama. O Duque de Berwick, que observava pontualmente as marchas do nosso Exercito, mostrou querer disputarlhe a do rio Tormes, alojando-se com hum lado na Cidade de Alva, e outro no rio; porém no dia antecedente à chegada delle, onosso Exercito, largando aquelle campo, se retirou à Villa de Penheranda, aonde nao permaneceo; porque continuando a marcha mandou o Marquez hum Official à Villa a requerella para que désse obediencia a ElRey Carlos; e porque se houve com demora, e nao o executou promptamente, lhe mandou hum destacamento, com que nao só a obrigou a cumprir as suas ordens, mas castigou a sua renitencia com a multa de duas mil patacas. A Cidade de Avila mandou os seus Deputados a dar obediencia ao Marquez, por nao querer ser visitada por algum destacamento. O nosto

O nosso Exercito foy continuando a marcha Clede Hist. de Portug. sem opposição, até que ganhado o porto do Gua- tom.2.1.32., pez. 788. darrama, no qual são os passos muy asperos, e difficeis, aqui entendeo o Marquez, que o Marichal de Berwick lhe disputasse a passagem; porém no dia vinte e dous passou o Marquez o Guadarrama com toda a Cavallaria, e doze Terços, oito Portuguezes, dous Inglezes, e dous Hollandezes, tendo mandado diante ao General de Batalha D. Joao Manoel de Noronha com tres Terços, e os Granadeiros, para segurarem a estrada, deixando o resto do Exercito, e a artilharia no Lugar de Espinar entregue ao cuidado do General Pedro Mascarenhas. Marchou o Marquez com o Exercito em duas columnas com toda a Cavallaria na vanguarda, e a Infantaria na retaguarda: e tendo noticia por hum desertor, que em Foncarral se achava ElRey D. Filippe, o Duque de Berwick, e o Conde de las Torres, com hum corpo de dezaseis mil homens, mandou o Marquez das Minas a Pedro Mascarenhas, que passasse o porto com o resto do Exercito, e artilharia; porém a pouco soube ser falsa a noticia, e que o inimigo se retirara.

Com esta torrente de prosperidades, em que o Marquez das Minas conseguio huma immortal gloria na conquista de tantas Cidades, Villas, e Praças fortes; porque com huma felicidade incomparavel marchava por huma, e outra Castella com o seu Exercito, havendo submetido à obediencia de

Carlos

Carlos a mayor parte das Provincias da Extremadura, Castella a Velha, e Reyno de Leao, chegou a 21 com o Exercito ao Lugar de Espinar, e na madrugada do melmo dia entre as tres e quatro da manhãa sahio ElRey D. Filippe com a Rainha sua mulher, seguido de poucos Criados, e Officiaes da sua Casa. Os que o acompanharao forao os Ministros do Gavinete, o Duque de Medina Sidonia, o Duque de Montelhano, o Conde de Aguilar, ou Frigiliana, Grandes de Hespanha, e D. Francisco Ronquilho, Presidente de Castella: os Capitaens das suas guardas, que erao o Duque de Populi, e o Duque de Ossuna, e o Conde de Aguilar, o Principe de Sterclaes, e o Marquez de Aytona, que o era das guardas de Infantaria; o Conde de Benavente, Sumilher de Corpo, e os Gentis-homens da Camera, os Marquezes de Quintana, o de Jamaica, e o Conde de Santo Estevas de Gormas, o de Banhos, e D. Alonso Manrique, (depois Duque del Arco.) Tambem o acompanharao o Mordomo môr Condestavel de Castella, e os Mordomos de semana, e dirigirao a sua marcha ao Lugar de Sopetran, onde estava acampado o Duque de Berwick, e seguio a fua derrota para Guadalaxara, e a Rainha foy depois para Burgos acompanhada dos Officiaes da sua Casa o Conde de Santo Estevão del Puerto, Mordomo môr, e o Marquez de Almonacid, Estribeiro môr. A 24 de Junho entrou o Exercito no sitio chamado Nosa Senhora de Retamal, distante quatro

quatro legoas da Corte de Madrid. Daqui mandou hum Trombeta à Corte a darlhe noticia da sua chegada, para o que o Mestre de Campo General Conde de Villa-Verde havia mandado destacar trezentos Cavallos à ordem de D. Pedro Amassa, Tenen. te General da Cavallaria, com o Commissario della Antonio de Couros, e os Capitaens de Cavallo Gonçalo Pires Bandeira, Manoel de Mello, Dom Joao de Almeida, e o Tenente do Conde de Atalaya Antonio de Castro, que marcharao até o Pardo, e junto ao Paço estava huma partida de Cavallaria dos inimigos, a qual D. Pedro Amassa mandou logo atacar por outra, que a foy carregando de sorte, que se poz em fogida até se encorporar com a sua Cavallaria, que estava em Foncarral com todos os Cravineiros, e era hum corpo de quatro mil Cavallos, que mandava o General Souforuille. Tanto, que os nossos avistarao Madrid mandarao o Trombeta, que foy bem recebido, e no mesmo dia mandou a Villa os seus Deputados ao Marquez das Minas, o qual confervou até nova ordem no seu emprego de Corregedor ao Marquez de Fuente Pelayo.

A Cidade de Segovia seguindo o exemplo da Corte, mandou os seus Regedores a dar obediencia, e poucos dias depois chegarao ao Campo quatro Regedores da Imperial Cidade de Toledo com a mesma submissão, e o Marquez os recebeo com particular agrado. Com a obediencia dos de Tole-

Tom.VII. Llll do,

do, se seguirao as mais Villas do seu Reyno, e a da Talavera de la Reyna, como mais numerosa, mandou os seus Deputados, como tambem a Cidade de Huete, e todas as Cidades, e Villas, que se estendem desde Madrid até aquella Cidade. Residia na de Toledo a Rainha D. Marianna de Baviera, viuva del Rey D. Carlos II. a quem o Marquez, tanto que chegou, mandou cumprimentar com todo o obseguio devido à Magestade pelo Conde de Atalaya seu sobrinho, com hum corpo de Cavallaria para a sua guarda: cumprio o Conde este cortejo com tanto acerto, e luzimento, que mereceo o Real agrado da Rainha em satisfação do bem, com que se portara na sua commissao. Decampou o Exercito no dia 27, e se aquartelou nas visinhanças de Madrid, alojando-se desde a horta del Cerero até à quinta dos Padres Jeronymos, e alargando-se naquelles contornos, lhe ficava à esquerda o caminho do Pardo, immediato ao alojamento dos Generaes. Levava o Marquez o Exercito em tao boa ordem, e excellente disciplina, que compravao os viveres aos Paizanos pelos justos preços, sem que padecessem os Póvos alguma pequena extorção, punindo rigorosamente o mais leve furto, nao tirando contribuições permittidas na guerra, e tal vez contra o parecer dos Generaes; porque a grandeza do seu animo, revestido de huma generofidade sem limite, o fazia desprezar os mayores interesses. E assim praticou o Marquez das

das Minas com grande cuidado huma acertada maxima (nelle natural) de grangear os animos com a fua affabilidade, havendo-fe com modo taó agradavel, e generoso, que os Hespanhoes o engrandeciaó com louvores, obrigados da sua cortezia. No dia 29 dedicado à solemnidade do Apostolo S. Pedro, sestejou o Exercito o nome delRey com tres descargas de toda a artilharia, e das Tropas, com grande contentamento, a que concorreo toda a Nobreza de Madrid de hum, e outro sexo em coches com luzidas galas a congratular o Marquez das Minas, que com magnificencia tratou a todos os Generaes, e Cabos, que cortejaraó as Senhoras, e Damas com civil urbanidade.

Determinado o dia 2 de Julho para na Corte de Madrid se acclamar solemnemente a El Rey Carlos III. se executou com todas aquellas formalidades, que de antigo costume são usadas em Hespanha em semelhantes funções. Levou o Estandarte Real o Regedor D. Mattheus de Tovar, acompanhado de muita Nobreza, vestidos todos com ricas galas, e feguidos do numerofo povo daquella grande Villa. O Marquez das Minas, acompanhado do Conde de Galoway, estava vendo este pomposo acto de huma janella da Praça mayor, e justamente satisfeito da felicidade daquelle dia, que fará gloriosamente memoravel o seu nome à posteridade, mandou lançar ao povo quantidade de moedas de prata; e levado da fua natural generofidade, lançou Tom. VII. LIII ii muimuitas de ouro com a sua propria mao. O Exercito celebrou aquelle acto com tres descargas de artilharia, e mosquetaria; na noite houve vistosos artificios de fogo, vendo-se illuminada a Villa por tres dias : e para que nao se interrompesse o curso dos negocios, e administração da justiça, mandou o Marquez, que os Conselhos, e Tribunaes proseguissem o seu exercicio até nova ordem delRey Carlos, e com effeito se começou a executar do dia 30 de Junho por diante. Assim despachou o Marquez as suas Consultas, e deu audiencia aos Vassallos daquella grande Coroa, e com muita expedição deu providencia aos muitos negocios, que entao occorrerao. Esta grande acção soou com espanto nas Cortes da Europa, e na de Roma soy motivo para que o Papa Clemente XI. reconhecesse ao Archiduque Rey de Hespanha, o que até entao resolutamente negara. Em Africa tambem fe ouvio esta noticia com admiração, e Muley Ismael, Emperador de Marrocos, felicitou a ElRey D. Pedro este bom successo com huma Carta, que chegou depois da fua morte.

Prova num. 77.

Despachou o Marquez das Minas com esta gloriosa noticia a ElRey Dom Pedro a seu silho o Lettres Historia. Mois Marquez Dom Joao de Sousa. Milord Galoway

mandou a Monsieur de Montagu, seu Official de Ordens, à Rainha Anna da Grãa Bretanha, e o Barao de Fresheim a seu filho mais velho aos Es-

tados Geraes de Hollanda, para lhe participarem a glorio.

c' Acut 1706.

gloriosa expedição do nosso Exercito, em que se achavao as suas Tropas auxiliares. Chegou à Corte de Lisboa o Marquez D. Joao de Sousa a 6 de Julho com esta noticia, que foy recebida com grande alvoroço, e applauso. El Rey acompanhado do Principe, e Infantes seus filhos, foy à Igreja Metropolitana desta Cidade em publico com toda a Corte assistir ao Te Deum, que se cantou com muita solemnidade. No dia 8 do referido mez fez ainda mais plaufivel a celebridade do dia o geral contentamento, que teve o povo, de ser aquella a primeira vez, que viao a El Rey em publico, tao bem restabelecido da grave doença, que padecera. Tanto, que chegou esta noticia, se espalhou pela Cidade com tal avorogo, e satisfação do povo de Lisboa, que correo em grande numero à Quinta de Alcantara, onde ElRey estava, a applaudir, e congratular o triunfo com vivas, e acclamações, e as mulheres da plebe com festins, e danças, chegarao ao mesmo tempo àquelle sitio; e he bem para admirar a generosa grandeza do coração del Rey, que chegando a huma janella ao tempo, que as mulheres andavao folgando com as suas danças no terreiro, em que estí o Paço, lhe disse: Agui nao, vao para casa da Marqueza das Minas; querendo com esta publica demonstração honrar Vassallo tão benemerito; e he certo, que esta acçao eternizará com gloriosa memoria o nome deste General.

Nao retardou o Marquez das Minas, assim

que chegou ao Escurial, participar a ElRey Carlos, que estava em Catalunha, o que tinha obrado pelo servir, e pôr no throno de Hespanha, para o que estava já a Villa de Madrid, cabeça daquella Monarchia, despejada para nella poder entrar; e assim lhe rogava, que com as Tropas, que tinha naquelle Principado, passasse a unirse com o seu Exercito sem demora, porque qualquer lhe poderia ser de hum damno irreparavel. Recebeo ElRey Carlos esta venturosa noticia com grande satisfacao, e respondeo ao Marquez com huma Carta escrita da sua Real mao, em que estimava o seu grande zelo, e actividade, com que havia obrado no progresso das armas dos Alliados, e nos interesses de Sua Magestade, explicando nesta primeira attenção o agradecimento devido à sua pessoa, e com estas, e outras expressoens honrava justamente ao Marquez.

Havia elle mandado diversos Expressos a El-Rey Carlos, e muitas partidas de Cavallaria ao Reyno de Valença, e outras ao de Aragao, para que apressasse a sua jornada para Madrid, e juntamente lhe pedia ajuntasse todas as Tropas, que pudesse, e marchasse logo por Raquena para evitar, que os inimigos pudessem ter tempo de se aproveitarem das que haviao feito para o sitio de Barcellona, à qual depois de estar em grande aperto, levantou ElRey D. Filippe o sitio com muita perda; e as ditas Tropas a grandes jornadas marchavao para Castella,

Castella, onde já o Conde de las Torres estava unido com o Duque de Berwick, a que se haviao ajuntado outras das Provincias: pelo que nos era preciciso augmentar as forças do nosso Exercito, para conservarmos a superioridade, ou ao menos huma tal igualdade, que nos nao excedessem no numero; porque ainda que em Madrid se havia acclamado a ElRey, e tantas Cidades, e Villas haviao seguido o seu exemplo; com tudo os Hespanhoes não se tinhao sogeitado tao voluntariamente, que nao désfem já finaes de se inquietarem, para o que tinha contribuido muito a longa dilação del Rey Carlos, e o movimento das Tropas del Rey Dom Filippe. Nao podia o Marquez, e os mais Generaes deixar de sentir a larga ausencia del Rey; porque esta havia esfriado muito aos Hespanhoes na affeição de huns, e no ardor dos outros, redundando tudo em damno das nossas cousas. Para o que tambem se havia espalhado em Madrid, e Toledo, que era morto ElRey Carlos, não faltando Prégadores, que testemunhassem o terlhe assistido ao seu enterro, e que o virao sepultar. Pelo que muitos Officiaes Hespanhoes, os quaes haviao promettido declararse a seu favor, com aquella noticia se derao por desobrigados da palavra. Accrescentava-se o cuidado pelos avisos de haverem entrado por Navarra mais Tropas Francezas, e haver D. Francisco Ronquilho, Presidente de Castella, que entre o povo tinha grande seguito, incitado aos moradores de Arevallo a tomatomarem armas; e com o seu exemplo fizerao o mesmo os de Segovia, e de novo em Toledo se havia acclamado ElRey D. Filippe, e tambem o haviao seito os de Salamanca, e os Lugares visinhos, sicando desta sorte a communicação do nosso Exercito cortada com Portugal: pelo que se persuadiao já os Póvos, que os nossos forçosamente seriao obrigados a se retirarem. Todas estas cousas punhão em grande consternação aos nossos Generaes por verem, que sómente a dilação era a causa de se ma-

lograr o seu trabalho.

Elegeo ElRey Carlos fazer a marcha por Çaragoça, e a 18 de Julho fez naquella Cidade a fua entrada publica, em que foy levado debaixo de paleo rico pelos Deputados, e Conselheiros do Reyno de Aragao, de que aquella Cidade he Capital, levando-o de redea o primeiro Jurado, e o estoque o Conde de Sastago, como Camarlengo do Reyno, e acompanhado da Nobreza forao à Cathedral com grande pompa, aonde o Arcebispo com o Cabido o recebeo; e depois de se cantar o Te Deum com solemnidade, se sentou ElRev em huma cadeira rica debaixo do docel, posto em hum theatro, e alli jurou de guardar os fóros do Reyno nas mãos da Justiça mayor de Aragao: e reflectindo os nossos no muito, que ElRey se detinha com as cousas de Aragao, mandarao a Bouger Quartel Mefire General com huma grossa partida de cavallos para representar a ElRey o estado dos negocios, e tamhem

bem para positivamente saberem quaes erao as medidas, que havia tomado sobre esta tao importante resolução. Vendo-se o Marquez, e mais Generaes fem reposta alguma, e informados, que os Francezes se augmentavao, e que os Póvos da sua visinhança mostravao já publicamente a sua inclinação a ElRey D. Filippe, pelo que tumultuosamente em Madrid, e Toledo, o acclamarao, refolverao affegurar aquelle posto, para poderem conservar a communicação com Portugal, de donde só esperavão poder ter algum soccorro: e entendendo, que Toledo era o lugar mais a proposito para o seu intento, resolverao mandar hum destacamento com o pretexto de castigar os moradores daquella Cidade da sua rebelliao, e fazer alli hum armazem para pôr em seguro as bagagens grossas, e que o nosso Exercito se puzesse em marcha a observar o inimigo, e se retirasse a Toledo, quando lhe parecesse necessario. Porém como a 25 de Julho recebeo o Marquez Cartas del Rey Carlos, em que lhe dizia, que marchava, e a vinte e oito chegaria a Molina, mas como havia de passar treze legoas distante dos inimigos, era preciso lhe fizesse cobrir as marchas. Com este aviso se desvaneceo a idéa de Toledo, e se resolveo, que os nossos marchassem em direitura aos inimigos, que tinhao o seu principal corpo em Xadraque com o designio de os deterem de sorte, que nao pudessem ter tempo de mandar algum destacamento contra ElRey Carlos. Marcharao os Tom. VII. noffos Mmmm

nossos em direitura aos inimigos, e sendo o terreno aspero, e cerrado, de sorte, que nao podiao de nenhuma maneira virem a huma acção geral, os nossos passarão tres dias em escaramuças, e alguns tiros de artilharia; mas conhecendo os nossos Generaes, que o numero dos inimigos se augmentava continuamente, resolverao tornar ao posto de Guadalaxara, que se julgou ser mais a proposito para cobrirem a marcha das Tropas, que se deviao ajuntar ao nosso Exercito, e por evitar hum combate, que os nossos não julgarão naquelle tempo conveniente antes da juncção das outras Tropas.

Lettres Historia. Mois de Decembre 1706.

Finalmente a oito de Agosto chegou ElRey Carlos ao campo do nosso Exercito com huma Companhia das suas guardas, dous Regimentos de Cavallaria, e tres Batalhoens, a saber: dous de Hollandezes, e hum de Italianos, e o Regimento de Dragoens de Milord Raby, e huma parte do de Pierce, hum batalhao de Hespanhoes, e outro de Alemaens, que chegarao dous dias depois. Houve logo hum Conselho de Guerra, no qual se considerou impraticavel o atacar aos inimigos, não só pela ventagem, que tinhao no posto; mas por nos serem muy superiores em Cavallaria, e Infantaria, porque nos excediao em vinte e cinco esquadroens, e treze batalhoens, estando os seus esquadroens em muito melhor estado, que os nossos. O Conde de Peterborough, que tinha acompanhado a ElRey, voltou para a sua Armada, e depois de muitos dias de effar

estar o nosso Exercito detido, a tiro de canhao dos inimigos, e se terem consumido as forragens, e provitoens, se resolveo marchar para Chinchon, e Colmenar, para guardarmos estes póstos todo o tempo, que nos parecesse, e podermonos servir nas occasioens, com que a fortuna nos savorecesse. Depois de dous dias de marcha chegarao à dita paragem, e sem embargo, que os inimigos tiverao alguma pequena ventagem sobre as nossas partidas, e combois, o Exercito permaneceo mais de hum mez naquelle campo, onde nao lhe faltou nada. Determinou-se, que antes, que começassem as chuvas a incommodar, e impossibilitar o Exercito, marchasse todo para as fronteiras de Valença a dispor os quarteis, de modo, que pudessem cobrir Aragao, Valença, e Catalunha, assegurando as entradas em Castella, e conservando a communicação com as costas do mar, com cujos soccorros nos podiamos augmentar. Porque da Peninsula de Hespanha possuía ElRey Carlos tres Reynos, não lhe faltando mais, que huma pequena Praça em cada hum; em Catalunha, Rosas; em Valença, Peniscola; e em Aragao, Xaca; porque as foccorrerao os Francezes.

Mostrou a experiencia bem de pressa, que aos Póvos dos Reynos de Castella os havia sobmetido o medo, e nao a vontade de outro dominio, que nao fosse o delRey D. Filippe; porque declaradamente se puzerao à sua devoção, tomando as ar-

Tom. VII Mmmm ii armas contra o nosso Exercito, malogrando as nossas operações com todos os modos de opposição. Assim no dia 15 de Agosto sahio o Exercito de Chinchon, e passou o Tejo em Fuente Duesia, sem algum embaraço dos inimigos, que atravessarão o rio quatro legoas distante dos nossos; e a 17 se ajuntou ao nosso Exercito em Velles o General Windham com tres batalhoens Inglezes, e o Regimento de Cavallaria do Conde de Peterborough, trazendo provisão de pao, e biscouto para quatro dias.

Marchou o inimigo com todo o seu Exercito em alguma distancia do nosso, adiantando hum corpo de Cavallaria para nos observar, sem que entendesse lhe convinha obrigarnos a vir às mãos, nem menos incommodarnos na marcha. No dia 25 de Setembro o Duque de Berwick ajuntou todas as suas Tropas, e marchou toda a noite, atravessando o rio Xucar, com o designio de atacar os nossos no campo de Inesta, muy grande, e plano, ao travez do qual haviamos de passar para ganhar o rio Xabriel, e passarem as provisoens, que haviamos deixado em Requena, para o que se avançou com tanta diligencia, que a sua vanguarda appareceo no campo ao mesmo tempo, que o nosso Exercito; porém este marchava em tao boa ordem, e com tanta firmeza, e resolução, que o Marichal não julgou ferlhe conveniente o podernos atacar com alguma ventagem; porque alguns dos seus esquadroens,

droens, que o intentarao fazer, os rebatemos com tanta constancia, que forao obrigados a se retirar com bem pressa, e grande desordem. Nao deixou o Marichal de Berwick de seguir o Exercito até o pequeno rio Imilta, onde se havia formado, e tinha huma boa occasiao de poder chegar a huma batalha decisiva; mas vendo a boa disposição, e admiravel constancia das Tropas dos Alliados, se nao refolveo a emprender cousa alguma. Aqui succedeo hum caso digno de nao ficar sepultado no esquecimento, e he, que formado o Exercito no referido campo, se nos adiantou a Corte do Exercito inimigo a observar o campo, e formatura do nosso Exercito; nelle estava no lado esquerdo da primeira linha ElRey Carlos III. aonde já haviao chegado duas peças de artilharia. Entre os Generaes, que alli estavao, era hum o Marquez de Fronteira, Governador das Armas da Beira, que apeando-se do feu cavallo, chegou a huma das peças, que elle mesmo apontou, e tanto, que o sez, lhe mandou dar fogo, com tao certa pontaria, que a balla deu no ajuntamento da Corte, matando o General Amezaga; e fazendo segunda pontaria com a outra peça o mesmo Marquez, meteo o tiro na referida Corte, que incontinente se retirou com pressa, passando para lugar mais seguro: hindo depois alguns Soldados ao dito sitio, acharao o dito General, e o seu cavallo morto, e lhe tirarao as armas, e as trouxerao com a cella do cavallo. El Rey Carlos, que

que estava à ilharga do Marquez, nao só o applaudio com todos os Generaes, e Cabos da nossa Corte; mas agradeceo ao Marquez com grandes expressoens a destreza, desembaraço, e sciencia. Assim deixou o inimigo continuar ao nosso Exercito as suas marchas, sem que lhe désse algum incommodo, até que entrou em quarteis junto das Fronteiras de Valença, e Murcia. He certo, que os nossos Generaes Portuguezes, e os Estrangeiros, Cabos, Ossi. ciaes, e Soldados, que neste Exercito se acharao, em todas as muitas, e diversas occasioens, que tiverao em tao larga Campanha, derao bem a conhecer o valor, e a promptidao, com que executavao, o que se lhe ordenava, supportando com incrivel constancia as fadigas, e os trabalhos, na esterilidade tantas vezes experimentada, devendo-se tudo à sábia direcçao do Marquez das Minas, que era o General em Chefe, que os mandava, e ao zelo de Milord Conde de Galoway, que com fingular desvello lhe assistio sempre, interessando-se igualmente na sua gloria.

Memorias do Duque de Cadaval D. Nuno m.f. tom.XI. pag. 313.

Continuava ElRey D. Pedro a sua assistencia na Quinta de Alcantara para onde havia passado a convalecer da grande queixa, que deixamos reserida, com tanta satisfação do sitio, que sendo preciso fazer algumas obras no Paço, se mudou para huma Quinta, que sica no mesmo lugar de Alcantara, que antigamente sora de Sebassião de Carvalho, e era do Desembargador Joseph Fiuza Correa. Deste

lugar

lugar vinha ElRey algumas vezes a Lisboa, e a 5 de Dezembro de 1706 veyo pela manhãa atfistir na Tribuna da Capella Real aos Officios Divinos, e ouvir o Sermao, que era da segunda Dominga do Advento, e acabada a devoção fe recolheo a jantar para Alcantara, alguma cousa quebrantado: de tarde lhe sobreveyo grande febre com huma somnolencia invencivel, nao bastando para o acordar ventosas, e outros remedios asperos, que os Medicos entenderao ferem convenientes. E conhecendo estes a grande debilidade da cabeça, e a força, com que o mal o acometera, lhe fizerao differentes remedios, e depois de sangrado até quatro vezes, vendo, que a natural robustez del Rey se havia prostrado com excesso, lhe pareceo devia commungar por Viatico, o que lhe participou o seu Confessor o Padre Sebastiao de Magalhaens, da Companhia, e ElRey com animo pio, devoto, e constante, quiz logo receber o Santissimo Viatico; e assim na terça feira às dez horas da manhãa veyo o Santissimo da Freguesia, e o recebeo da mao do Bispo Capellao môr Nuno da Cunha de Ataide com muita devoção, em que se praticou a formalidade já referida na outra doença. Passou ElRey mal a noite por causa de huma pontada, que lhe sobreveyo da parte esquerda, que os Medicos capitularao por hum pleuriz legitimo: pelo que resolverao, que se sangrasse no dia seguinte pela manhãa, que era quarta feira, o que se executou; porém passou com tanta afflicção, afflicção, ancias, e dores, que pelas oito horas da noite julgou o Doutor Lopo Gil, Medico da sua Camera, que estava de guarda, que Sua Magestade estava em perigo de vida, e devia receber o Sacramento da Extrema-Unçao. Quiz ElRey, que logo se lhe administrasse, e o ungio o Capellao môr. Passado algum breve tempo chamou ElRey ao Principe, e Infantes, e com paternal amor disse ao Principe: Que governasse estes Reynos, em que succedia, com a bençao de Deos, e a sua; que tivesse grande cuidado em seus irmãos, conservando-os sempre no seu amor, e amisade, fazendolhe a merce, e honra, que devia como seu irmao, e como seu Rey. Aos Infantes disse: Que amassem ao Principe, e que com todo o devido respeito lhe obedecessem, porque desta maneira teriao a benção de Deos, e a sua; e com o Infante Dom Manoel, que era de curta idade, que era só de nove annos, se enterneceo alguma cousa. E depois do Principe, e os Infantes lhe beijarem a mao, fahirao para fóra, e chamou ao Duque de Cadaval D. Nuno Alvares Pereira de Mello, a quem disse: Que lhe agradecia havello servido com amor, elealdade, e que por este motivo, e por outros, the encommendava affifisse a seus fithos, e servisse ao Principe com as largas experiencias, que tinha das cousas do Reyno, e que encommendava favorecesse os seus criados em tudo aquillo, que elles necessitassem do seu favor. O Duque lhe beijou a mao, renden. dolhe as graças pela merce, que lhe fazia, honrando-0

do-o com tanta generosidade, merecida porém do amor, com que sempre assistira a Sua Magestade, a quem havia trazido nos bracos, e fervido como devia, e pediao as suas obrigações, e que em tudo obedeceria a Sua Magestade, como lhe mandava; mas que esperava, que Deos permittisse darlhe sau. de para que criasse a Suas Altezas, e amparasse aos feus criados. Fallou tambem ao Duque D. Jayme feu genro, o qual beijandolhe a mao, o abraçou ElRey com estimação, encommendandolhe, que consolasse muito a Senhora D. Luiza, a quem elle já havia fallado antes, que ao Principe, e Infantes. Ao Conde de Vianna, Marquezes de Marialva, e Alegrete, seus Gentis-homens da Camera, agradeceo tambem o grande amor, zelo, e cuidado, com que lhe tinhao assistido todo o tempo, que o servirao, de que se dava por obrigado, e satisfeito: e elles sentidos, e magoados do estado, em que o viao, lhe agradecerao aquella honra com mais respeito, que palavras. Com estas, e outras demonstrações de attenção com os seus Criados, e Vassallos, deu a conhecer ElRey a constancia, e a Religiao, conformando-se sem alguma perturbação no animo. Assistiao a ElRey o seu Confessor, e alguns Religiosos letrados, e outros de exemplar vida. Ao mesmo tempo sez aviso o Secretario de Estado D. Thomás de Almeida ao Nuncio Cardeal Conti, para que fosse dar a Sua Magestade a absovição do artigo da morte: às onze horas da noite entrou o Tom. VII. Nnnn CarCardeal, e depois de applicar as indulgencias, Sua Magestade com palavras de grande edificação mostrou a sua christandade na obediencia, com que venerava a Santa Sé Apostolica, e a muita estimaçao, que fazia da pessoa do Cardeal, que lhe agra-

deceo aquella honra com todo o respeito.

No dia seguinte, em que continuando o mal com precipitação, que era huma quinta feira nove de Dezembro de 1706, à huma hora e meya depois do meyo dia, entre as preces, e orações de muitos Religiosos, actos de amor de Deos, repetidos com grande devoção, e fé, com hum grande conhecimento da morte, e desengano da vida, passou El-Rey da mortal à eterna na mesma casa, em que havia falecido o Principe D. Theodosio seu irmao, o que elle quasi advertio logo, que adoeceo; porque entrando Christovao de Almada, que sabia havia assistido ao Principe, lhe perguntou, em que casa falecera; porém Christovao de Almada, supposto quando entrou a reconheceo, como cortezao, e versado nas politicas do Paço, lhe respondeo, que se nao lembrava. Viveo ElRey cincoenta e oito annos, sete mezes, e treze dias, e reynou trinta e nove, mais de quinze como Principe Regente, e mais de vinte e tres como Rey. Tanto, que faleceo, o Marquez de Marialva, seu Gentil-homem da Camera, que estava de semana, lhe cerrou os olhos, e entrando os Medicos por ordem do Marquez, depois de reconhecerem, que havia espirado, o Mar-

o Marquez na mesma cama, com grande attenção, cobrio o corpo. Esta noticia, que logo se espalhou pela Cidade, soy recebida com grande sentimento de todos os seus Vassallos.

Estado, em que enta se acharas o Conselho de Estado, em que enta se acharas os Duques de Cadaval Dom Jayme, e D. Nuno, os Marquezes de Cascaes, e Marialva, os Condes da Castanheira, S. Vicente, Alvor, Vianna, e D. Francisco de Sousa, e na sua presença o Consessor de Sua Magestade entregou ao Secretario de Estado o Testamento del-Rey, o qual tinha ordem do Principe para o abrir na presença do Conselho de Estado, e fazerlhe o termo com a formalidade costumada. Passou logo a Lisboa o Secretario de Estado, e o Duque de Cadaval, este a dar conta ao novo Rey, do que havia passado, e aquelle a levar o Testamento, que se abrira sem se ler, o qual logo ordenou, que o sizesse presente no Conselho de Estado.

Havia ElRey feito o seu Testamento muy prova num. 78. anticipadamente em tempo, que se achava com robusta disposição na Cidade da Guarda a 19 de Setembro do anno de 1704, o qual era escrito pelo seu Confessor o Padre Sebastiao de Magalhaens, e approvado judicialmente pelo Secretario Diogo de Mendoça Corte-Real, que entao servia de Secretario de Estado, por especial commissão, que para isso teve de Sua Magestade, e nelle sorao testemunhas o Duque de Cadaval, o Marquez de Alegre-Tom. VII.

te, o Marquez de Marialva, o Conde de Villa-Verde, e o Conde de Vianna, todos do Conselho de Estado, o Conde de Villar-Mayor, o Conde de Assumar, Dom Rodrigo de Mello, (era filho do Duque de Cadaval) Francisco de Mello, Monteiro môr, e D. Lourenço de Almada. Nelle se admira a piedade, religiao, e devoção delRey, a caridade nos diversos legados pios, o amor de seus filhos, a quem paternal, e carinhosamente exhorta com uteis documentos. A Casa do Infantado, que elle possuira, e muito augmentara, fez della doação ao Infante D. Francisco, estabelecendo o modo da successão, para que nunca se possa unir à Coroa, e para que andasse na linha do Infante; e no caso de elle faltar, chama ao Infante D. Antonio, e depois ao Infante D. Manoel, declarando, que todas as vocações, que nella faz, se hao de entender dos descendentes legitimos, nascidos de legitimo matrimonio: e sómente no caso, que Deos nao permitta, de se extinguirem as linhas legitimas de todos os seus filhos, poderáo ter lugar os illegitimos, e bastardos, que delle descenderem. Mandou, que se dissesse hum grande numero de Missas pela sua alma, e que em todos os annos se digao quinhentas Missas, todas as que se puderem dizer em Altar privilegiado (o que se cumpre pontualmente; porque Elk ey seu filho deu esta incumbencia ao Tribunal da Mesa da Consciencia, e Ordens, de donde o Presidente no dia seguinte lhe dá conta com as certidoeus,

doens, de que se celebrarao.) Mandou, que se dissessem cinco Missas quotidianas, deixando ao arbitrio de seus Testamenteiros a renda necessaria. Deixou huma fomma grande de dinheiro para fundo de varias obras pias, para todos os annos se cumprirem, a faber: esmolas para cinco cativos, dotes para tres orfãas, e que o remanecente se distribua todos os annos pelos criados da Casa Real, começando pelos que servirao a sua Real pessoa, em quanto vivessem, e depois se teria respeito a seus filhos, o que tambem se cumpre todos os annos com louvavel distribuiçao; porque ElRey seu silho deu esta administração ao Provedor, e Mesa da Santa Casa da Misericordia. Mandou, que o sepultassem no Mosteiro de S. Vicente de Fóra, junto do tumulo da Rainha Dona Maria Sofia Isabel, sua chara, e amada esposa. Nomea por Testamenteiros ao Principe seu filho, e à Rainha da Grãa Bretanha sua irmãa, encarregando ao Duque de Cadaval, e Marquez de Alegrete, a execução desta sua ultima vontade. E declara finalmente, que deixa outras disposições particulares, que mandara escrever pelo seu Confessor, que se cumprao como parte do seu Testamento, no qual se nao vê clausula, que nao mostre qual soy a sua piedade. O referido papel Prova num. 79. he huma declaração de seus dous filhos o Senhor D. Miguel, e o Senhor D. Joseph, de que adiante faremos mençao, e huma particular lembrança ao Principe para os amparar como seus irmãos; e os criados,

criados, que o haviao servido, os recommenda ao Principe para que os savoreça: e que no caso de se nao servir delles, lhe dê os mesmos ordenados, e mezadas, que elle lhe dava, de qualquer categoria, ou cor, que sossem, deixando por sua morte livres a todos os seus escravos: soy seita a declaração, e assinada no dia 19 de Setembro do reserido

anno de 1704.

Lido o Testamento na presença do Conselho de Estado, e determinado tudo o que pertencia ao Real enterro, foy o corpo embalfemado, e quando se sez a operação se achou a regiao vital infecionada com varios achaques, o figado com huma grande inchação, e a cutis, que o cobria pela parte das costas, estava brança, e se deslacerava com os dedos, o bofe todo negro, e na concavidade tinha hum receptaculo, que teria tres onças de materia com todas as qualidades, que se requerem para o cosimento della: no fel se acharao trinta e cinco pedras da feiçao de dados, mayores, e menores, a pleura da parte esquerda estava esfacelada com huma grande porçao de sangue grumoso, no cerebro tinha algum sangue extravasado, e no ventriculo esquerdo alguma aguadilha. Forao os intestinos a enterrar à Igreja das Religiosas Flamengas, que sicao contiguas ao Paço, e levados de noite, com a decencia devida, por Antonio Rebello da Fonseca, que lhe servia de Porteiro da Camera. Acabada a operação dos Cirurgioens, o Marquez de Marialva

rialva mandou compor o cadaver, e o vestirao com hum vestido de côr parda, com garavata, e cabelleira, barrete vermelho, borzeguins, e esporas, e sobre o vestido o habito de S. Francisco, de que era Terceiro, e depois o manto de Cavalleiro da insigne Ordem da Cavallaria de Christo, de que era Governador, e perpetuo Administrador, e a espada à cinta, como determinao os Definitorios da mes-Nesta fórma esteve o corpo delRey ma Milicia. na Camera sobre a mesma cama, em que falecera, em que nao entrarao mais, que os Gentis-homens da Camera, o Duque de Cadaval, o seu Confessor, e os criados domesticos, que lhe assistiao. No dia feguinte avisou o Marquez de Marialva aos Officiaes da Casa Real para que metessem o cadaver no caixao, na fórma do estylo, o que fizerao, e o puzerao sobre a Eça, que estava na casa, em que no outro dia se sez o superal. Manoel de Vasconcellos, que servia de Reposteiro môr por seu irmao o Conde de Castello-Melhor, cobrio o caixao com hum pano rico, e poz no primeiro degrao, em hum prato dourado, a Coroa, e o Sceptro Real. O Bispo Capellao môr celebrou Pontifical, affistido de toda a Capella Real, que cantou o Officio; os Grandes tomarao a parede da parte direita, e os Officiaes, e Criados da Casa a esquerda, estando todos em pé, e descobertos. Fóra da casa, em que estava o corpo, estava à porta Alvaro de Sousa e Mello, Porteiro môr, assentado em hum pequeno banco de páo sem cobertura. No

No Sabbado onze do referido mez à noire o Principe com os Infantes, acompanhados dos Officiaes da Casa, forao deitar agua benta no corpo del-Rey: disse o Responso o Capellao môr, e deu o hissope ao Principe, e Infantes. Depois o Reposteiro môr tirou o pano, e prato da Coroa, e Sceptro, e o entregou ao Reposteiro menor Joao de Leiros, e pegarao no caixao o Duque D. Jayme, o Duque de Cadaval, o Marquez de Marialva, o Marquez de Cascaes, o Marquez de Alegrete, o Conde da Castanheira, o de S. Vicente, o Conde de Val de Reys, o Conde de Alvor, e D. Francisco de Sousa, todos do Conselho de Estado. O Principe com os Infantes ficarao no mesmo lugar aonde deitarao agua benta, e forao depois acompanhando o corpo delRey detraz do caixao, todos com grande luto de capa comprida, descobertos, sem Moço Fidalgo, que os alumiasse: e tanto, que soy posto o caixao na liteira, o Reposteiro môr o cobrio com hum pano rico de brocado franjado de ouro. Affim, que começou a andar a liteira, o Principe, e Infantes lhe fizerao reverencia, e se recoiherao acompanhados dos Criados da Casa da Rainha. Dentro no pateo estava o coche de respeito, os cavallos dos Duques, do Estribeiro môr, e do Capitao da Guarda o Conde de Pombeiro, e posto em ordem, caminhou o enterro para S. Vicente de Fóra. Diante do caixao hia o Mordomo môr o Conde de Santa Cruz com a sua insignia, da banda direita

reita o Duque D. Jayme, e da esquerda seu pay o Duque de Cadaval, logo a Capella Real em ordem com Cruz, e adiante os Grandes da banda direita, e os Officiaes da Cafa da esquerda com suas infignias; à ilharga do macho da liteira hia o Estribeiro môr Conde de Vianna, e detraz da liteira o Capitao da Guarda Conde de Pombeiro; acompanhavao os Moços da Camera com tochas accesas, e diante da liteira hia o coche de respeito coberto com hum rico pano de brocado franjado de ouro, e atraz do coche os Tenentes da Guarda, e Antonio Rebello, que fazia o officio de Estribeiro, todos tres a cavallo, e logo a guarda dos Archeiros, que cobria o estado. Nas ruas da Cidade estavas os Terços pagos, e Ordenanças em duas alas, e todo o Clero, e Religioens de todos os Mosteiros da Cidade, com vélas accesas, dentro das mesmas alas.

Chegou o enterro a S. Vicente, e junto às escadas se tirou o caixao das andas, e se poz no Esquise da Irmandade da Misericordia, o qual estava sobre hum estrado coberto de veludo negro, em que se poz para se entregar aos Irmãos daquella Mesa. Aqui quebrarao os Officiaes as insignias, a que vulgarmente chamao Canas, aquelles a quem pelas suas occupações são permittidas. Cantarão os Capellaens da Irmandade hum Responso. Mandou o Escrivão da Mesa pegar no Esquise à Irmandade, e a Communidade dos Conegos Regrantes estava estava estam.

perando à porta; e assim levara o Real corpo até o cruzeiro, onde em huma Eça de téla encarnada, que estava preparada, foy posto. O Capellao môr, revestido de Pontifical, cantou o primeiro Responfo com a Capella Real, o fegundo os Religiofos da Casa, e o terceiro a Misericordia. Pegarao no caixao os mesmos Conselheiros de Estado, e o levarao à outra Eça, que estava em cima na Capella môr, junto da qual estava hum estrado alto, tambem forrado de téla encarnada; e o Conde Mordomo môr fez a entrega ao Prior da Cafa na fórma feguinte: sobre o mesmo caixao se poz hum Missal, que trouxe o Prior da mesma Casa, e pondo sobre elle as mãos o Conde Mordomo môr, disse em voz intelligivel: Juro aos Santos Euangelhos, que neste caixao está o corpo do muito Alto, e muito Poderoso Rey D. Pedro Segundo, meu Senhor; porque eu o vi meter nelle, e Vossa Paternidade dará conta do dito corpo, ou de seus ossos, a seus successores, para o que lhe entrego as chaves deste caixao; e o Prior jurou em seu nome, e de seus successores de assim o cumprir. Pegarao os Conselheiros de Estado no caixao, e o collocarao em huma Eça de tres degraos, metendo-o em outro caixao mayor, que sobre ella estava; o Reposteiro môr cobrio o tumulo com hum pano rico de téla encarnada franjado de ouro, e o Secretario de Estado sez o termo, que foy assinado pelos Conselheiros de Estado, e pelo Conde de Santa Cruz, Mordomo môr. Aquel-

le esclarecido Sabio o Padre D. Manoel Caetano de Sousa, que deveo particulares merces à generosidade del Rey D. Pedro, empregando a sua penna no elogio das virtudes, de que soy adornada a sua Real pessoa, compoz o seguinte Epitasio, que se conserva na Collecção das suas Obras Poeticas:

Hîc jacet orbis amor, nulli pietate secundus Petrus, regna beans, queis erat ipse Pater.

Eraő passados oito dias depois da morte del-Rey, a 17 do referido mez de Dezembro, segundo o louvavel costume do nosso Reyno, se fez a ceremonia de quebrar os Escudos. Ajuntou-se o Senado da Camera, o Conde de Aveiras Joao da Sylva Tello, Presidente, os Vereadores, Cidadãos, e Ministros de vara pertencentes ao Senado, de cuja casa sahirao em boa ordem entre as dez, e onze do dia: dava principio a este acompanhamento hum dos Procuradores da Cidade a cavallo, coberto todo de negro, arrastrando hum grande luto pelo chao, com huma bandeira negra com a hastea da mesma côr, a qual levava ao hombro, e hia arrastrando huma grande parte por terra. Seguiao-se os Cidadãos em duas alas iguaes com varas negras nas mãos, e no meyo hiao tres Ministros divididos, a saber: hum Juiz do Civel, e dous Juizes do Crime, sem varas, e cada hum levava hum Escudo preto, e logo o Tribunal do Senado em ceremonia com varas pretas, e todos hiao a pé. Tanto, que che Tom. VII. Oooo ii garac

garao junto às escadas da Sé, estava huma Tarima levantada coberta de luto, e schindo o Juiz do Civel, dise em voz alta: Choray Nobres, choray Povo, que morreo o vosso Rey D. Pedro II. de Portugal, e immediatamente quebrou o Escudo, e deixou cahir no chao. E continuando este acompanhamento, no meyo da Rua Nova, onde estava outra Tarima, o Juiz do Crime fobio a ella, e repetio as mesmas palavras, quebrando o Escudo, e no Rocio junto às escadas do Hospital estava a terceira Tarima coberta de luto, e sobindo o ultimo Ministro, que levava o Escudo, com as mesmas palavras, e ceremonias, o quebrou. E continuando o acompanhamento, voltou pela Rua das Arcas até à Sé, e entrando na Igreja assistirao, e juntamente o Cabido, à Missa, que se cantou pela alma delRey, por quem toda a manhãa estiverao dobrando os finos daquella Cathedral.

Foy ElRey de estatura grande, grosso, mas bem proporcionado, os olhos grandes, pretos, e fermosos, nariz aquilino, e cabello preto, nao era branco, mas com boa côr de rosto, em tudo bizarro, e desembaraçado nas acções, com aspecto tao magestoso, que a sua pessoa, vista entre outras, nao podia entrar em duvida, que era Real, pela magestade da presença. Teve sorças extraordinarias, que exercitava no jogo da barra com admiração dos que o viao, e em outros exercicios. Jugou as armas com grande perseição, e destreza, com

tanto desembaraço, como bizarria. Fez grande gosto do exercicio de andar a cavallo, em que era fermoso, em huma, e outra cella, excedendo aos mais peritos no modo de mandar, e obrar no manejo dos cavallos; porque teve agilidade, e fortaleza, de sorte, que elle soube scientificamente esta nobre arte, verdadeiramente de Principes, e grandes Senhores. No arrifcado, e muy difficil exercicio de correr Touros, excedeo a todos os do seu tempo, em que houve insignes Toureiros de cavallo, em que entravao Senhores de grande qualidade, que o acompanhavao nestes divertimentos, a que ElRey assistia com satisfação. Amou a caça, ou fosse a do ar, e a miuda, ou a grossa: assim no monte deu excellentes provas da sua bizarria com os porcos montezes, não fó acometendo-os com a lança, o que fez com singular desenvoltura; mas tambem a pé destemidamente, sogeitando-os, e rendendo-os com as proprias mãos; e igualmente era destro em atirar com a espinguarda. Mandava as Tropas scientisscamente, para o que no seu picadeiro fazia ajuntar muitas vezes Soldados Infantes a fazer exercicio, premiando àquelles, que se adiantavao no manejo das armas, o que elle fez com summa destreza, e fermosura. A estas partes ajuntou excellentes virtudes, que farão a sua memoria gloriosa em todos os seculos vindouros: porque nelle se admirou praticada a mais rara virtude, que nunca se vio em outro algum Principe, de dar audiencia

diencia a seus Vassallos todos os dias, e ainda de noite, e nas horas mais desaccommodadas; porque sempre, que o buscavao, estava prompto, de sorte, que muitas vezes se levantou da mesa para os ouvir, e sendo tao prompto na frequencia, era mayor na paciencia, que mostrava nas mais largas audiencias: aos Sacerdotes fallava em pé, respeitando a ordem, e o caracter, nao permittindo lhe beijassem Teve huma prodigiosa memoria, de sorte, que qualquer pessoa, que via huma vez, ainda que passassem muitos annos, nao só a conhecia, mas com distinção se lembrava della. Era devoto, e pio naturalmente, venerando com profundo respeito os Mysterios de nossa Santa Fé, como se vio no grande sentimento, e demonstrações publicas, quando succedeo o sacrilego roubo do Santissimo Sacramento na Parochia de Odivellas, na noite de dez para ouze de Mayo de 1671, em que escalando a Igreja, profanando as Imagens, atrevida, e sacrilegamente abrirao o Sacrario, e roubarao ao Santissimo Sacramento. Deste execrando caso ficou ElRey tao horrorosamente penetrado, que mandou vestir toda a Corte de luto até que se restituisse à mesma Igreja o Santissimo roubado, ordenando, que em todas as Igrejas se expuzesse o Santissimo Sacramento à veneração dos Fieis, para que nas suas adorações deprecassem a Deos a sua misericordia: ao mesmo tempo escreveo a todos os Cabidos das Cathedraes deste Reyno, para que em todo elle

Provanum. So.

se fizesse o mesmo, pedindo a Deos, que se lembrasse de todos aquelles, que o adoravao, e veneravao Sacramentado. E fazendo-se exactas diligencias, recommendadas pelo seu zelo, se achou o reo, e soy punido pela Justiça. E para memoria do desaggravo, com que pertendia escurecer aquella offenta, instituio na mesma Igreja no mesmo dia huma festa, em que com grande solemnidade, e culto se adorasse ao Santissimo Sacramento, e que esta festa se unisse à Irmandade dos Escravos do Santissimo de Santa Engracia, instituida pela Nobreza por outro detestavel caso succedido a 16 de Janeiro de 1630, de que os Reys são Protectores: a huma, e outra festa assistia ElRey com grande devoçao; porque tudo o que tocava à Religiao Catholica venerava, desejando emendar pela Fé, e obras boas, o que tal vez pela fragilidade da natureza corrupta se desordenava. Muitos dias do anno dormia vestido sobre huma taboa, jejuando tambem muitos a pao, e agua, havendo-se sempre nos jejuns de preceito nas consoadas com escrupulosa parci-He admiravel prova do quanto desejava ter a consciencia pura, hum papel muy pio, e devo- Prova num. 81. to de propositos, que, mediante a graça de Deos, pertendia observar, que lançarey nas Provas, para que mais com este anedocto se certifiquem os curiosos do quanto desejo satisfazellos. Da Virgem Santissima foy cordeal devoto; e assim todos os Sabbados hia visitar a Sagrada Imagem da Senhora das Necelli-

Necessidades. Venerou geralmente a todos os Sacerdotes, e Religiosos, especialmente os do Serafico Patriarca S. Francisco, de quem foy especial devoto, e de cuja Ordem Terceira era professo: pelo que se mandou sepultar no seu Habito, como se disse; assim comia todas as sestas seiras do anno à sua mesa hum Religioso de S. Francisco, sendo ainda mayor o respeito, e veneração àquelles, que pela sua vida, e exemplo se distinguiao em fantida. de; porque nas expressoens, e no affecto se via a fua devoção, desejando muito ter occasioens de os comprazer, e darlhe gosto, para ter parte nas suas orações. Vivia no seu tempo o Veneravel D. Armando Joao le Bouthillier de Ransay, Abbade da Trappa, o qual com a sua admiravel conversao soy Reformador do mesmo Mosteiro da Trappa da Ordem de Cister em França, Varao insigne em virtude, que naquelle Mosteiro restaurou a mais rigida observancia Monastica, com que deu huma universal edificação a toda a Christandade pelo seu raro modo de vida. A este insigne Varao mandou El-Rey visitar pelo seu Embaixador, que residia em Pariz, e encommendarse nas suas orações, já que o nao podia fazer pessoalmente, como o fizera El-Rey Jacobo II. de Inglaterra, e a Rainha sua esposa, e outros muitos Principes Soberanos, e do sangue Real de França, como refere a sua Vida. As Almas do Purgatorio lhe deverao grande compaixao, pelo que erao immensas as Missas, que no circulo

Inguibert, Vita dell' Abate di Ranse, lib. 3. Cap. 17. pag. 640.

circulo do anno lhes mandava applicar, e outras por devoções particulares. No Real Mosteiro de Belem instituîo cinco Missas quotidianas com hum Officio solemne pelas almas del Rey Dom Affonso VI. do Principe D. Theodosio, e da Infanta D. Joanna, seus irmãos, por hum contrato seito a 20 de Fevereiro do anno de 1690, em que os Religiosos tomarao esta obrigação por certa quantia, que lhe fez confignar nas rendas da Casa de Bragança, em quanto lhes não dava hum juro perpetuo. Ao Hofpital de Todos os Santos de Lisboa accrescentou renda para sustentação das crianças expostas. Na caridade se distinguio, amando ao proximo, e compadecendo-se das suas necessidades de sorte, que erao excessivas as esmolas, que fazia do seu bolsinho, que pareceo inextinguivel; porque nao fabio dos seus pés pessoa alguma desconsolada, que lhe pedisse ajuda de custo por esmola, a que elle nao deferisse, nem ainda estando nos negocios mais graves, que deixasse de ter benigno acolhimento nas suas palavras, honrando a todos como pay de seus Vassallos. Nas merces se houve com grande generosidade; porque mostrava se interessava na conservação das Casas illustres, e nobres dos seus Vassal. los, para que continuassem no esp'endor dos seus Mayores: pelo que liberalmente lhes fazia merce dos bens da Coroa, e Ordens, que possíao.

Nao foy nelle menos ardente o zelo das Missoens, para o que se instituio a Junto das Missoens Tom. VII. Pppp na

na Casa Professa de S. Roque, em que se tratavao os negocios pertencentes a ellas, e em que presidia o Secretario Roque Monteiro Paim, assistido dos Deputados, que erao Religiosos doutos, e exemplares de diversas Familias Religiosas, onde hiao por aviso do Secretario Roque Monteiro, e depois da sua morte lhe succedeo Gregorio Pereira Fidalgo, Desembargador do Paço, que pelas experiencias, que tinha da India, havia já entrado na Junta das Missoens, para as quaes concorreo ElRey com grande liberalidade, e devoção, estimando aos Misfionarios, e com especialidade àquelles, que Apostolicamente haviao feguido o emprego do seu ministerio; e assim quando os Vice-Reys do Estado da India, ou os Governadores do Brasil, e mais Conquistas, passavao aos seus Governos, lhes recommendava em primeiro lugar favorecessem, e amparassem aos Missionarios em tudo, para que se augmentasse a Christandade. A' Companhia de Jesu ajudou particularmente com grandes esmolas para as Missoens, e à sua despeza lhe dotou dous Collegios no Ultramar; nao faltando nunca a peffoa alguma, que com o pretexto da Religiao Catholica Romana se valesse delle, que com muita promptidao nao concorresse para o livrar da cegurira, em que estava, de que muitos forao Religiosos. O Principe de Bisau, que veyo a este Reyno, catequizado pelos Missionarios da Costa da Mina, a receber o fagrado Bautismo, lho sez El-

Ray

Franco Synopis Annahum Societatis Jelu, p. 425.

Rev conferir na Capella Real, sendo elle mesmo feu Padrinho, e o mandou tratar, nao como fora creado entre a brutalidade do gentilismo, mas pelo que representava, com muita politica, e decencia, em quanto não voltou para a sua terra. No seu tempo intentarao os homens de nação Hebrea conseguir do Papa, que removesse a sórma do recto procedimento do Santo Officio da Inquisição destes Reynos, negocio, em que se haviao adiantado; porque com os seus cabedaes, que erao muitos, negoceavao, e tambem porque tinhao pessoas de grandes lugares, que se haviao persuadido das suas enganosas, e apparentes razoens, votando-as a seu favor. Porém ElRey (entao Principe Regente) com hum ardente zelo do augmento da Religiao Catholica, nao querendo, que nos seus Reynos se diminuisse com a liberdade da gente daquella nação, mandou a Roma no anno de 1675 por seu Embaixador Extraordinario a D. Luiz de Sousa, Bispo de Lamego, depois Arcebispo de Braga, Primaz das Hespanhas, Varao dos mayores daquelle seculo, em letras, talento, e prudencia, que já contra a pertenção dos Christãos novos, havia feito hum largo, e douto papel. Havendo o Embaixador residido mais de sete annos na Corte de Roma no tempo dos Pontifices Clemente X. e Innocencio XI. e sendo a este ultimo muy aceito, porque sez da sua pessoa particular estimação; no seu tempo venceo o negocio contra a fortissima opposição, que o apa-Tom. VII. Pppp ii

drinhava, conseguindo no anno de 1681 com grande utilidade, e al-gria do Reyno, a restituição do Santo Officio, que esteve todos estes annos suspenso do despacho, e nao menos satisfação do Principe seu Amo, que o nomeou do seu Conselho de Estado, estando ainda em Roma. Depois publicou o mesmo Principe huma Ley passada a 5 de Agosto de 1683, para que fossem exterminados de seus Reynos, e Dominios, todos os Christãos novos, que fossem convictos, e tivessem abjurado em fórma nos Autos da Fé, que fazem os Inquisidores, a qual teve alguns annos execuçao. Neste mesmo negocio servio na Coste de Roma, onde teve caracter de Enviado Extraordinario, Joseph de Sousa Pereira, depois Conselheiro da Fazenda, Ministro de grande merecimento, como o era Jeronymo Soares, Inquisidor de Lisboa, e ultimamente Bispo de Viseo, a quem a Inquisição escolheo pelas suas letras, e qualidades; sendo em todo o progresso deste negocio Inquisidor Geral D. Verissimo de Lencastre, que havia sido Arcebispo de Braga, nao menos illustre pelas virtudes, que pelo sangue, e que desde o anno de 1686 foy Cardeal da Santa Igreja Romana. Para a guerra contra o Grao Turco Mahomet IV. que em 1683 tinha posto em ultimo aperto a Praça de Vienna, Corte do Emperador Leopoldo I. soccorreo ElRey generosamente com grandes fommas de dinheiro ao Papa Innocencio XI. que agradeceo com hum Breve cheyo de carinho-

Prova num. S2.

sas expressoens, a grandeza deste subsidio, concorrendo este Santo Pontifice com grossas remessas, e mais com as suas orações para a gloriosa vitoria, que o Duque Carlos de Lorena, e ElRev João Sobieski de Polonia, conseguirao em 7 de Setembro de 1683, derrotando o formidavel Exercito do Grao Visir Ckara Mustafá, a que se seguio huma torrente de conquistas, e vitorias nos annos seguin-Para os lugares Santos de Jerusalem deu tambem ElRey grossas esmolas, e hum rico ornamento bordado, e huma bacia para o lavapés, e duas alampadas de prata de obra primorosa, que ardem no Santo Sepulcro, deixando para a sua subsistencia renda effectiva na Cafa da India. Outros femelhantes testemunhos da sua piedade se vem neste Reyno, sendo o mayor padrao a grandeza, com que fez dar fim ao Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, em que se venera o corpo da Rainha Santa Isabel, sua ascendente. Obras suas são o Forte de Alcantara, e outros, com que poz em mayor defensa a Cidade de Lisboa, e os que ficao da banda dalém do rio; e no Reyno reparou, e adiantou muito as fortificações de varias Praças. Quando os Mouros fitiarao a Cidade de Orao, com grande perigo dos Hespanhoes, que valerosamente desendiao aquella Praça, achando-se no estado da ultima ruina, a soccorreo ElRey com huma poderosa armada no anno de 1677, e se nao fora tao prompto o soccorro della, de que era General Pedro dro Jaques de Magalhaens, Visconde de Fonte Arcada, servindo de Almirante o Conde de S. Vicente Miguel Carlos de Tavora, embarcando-se nella muitos Fidalgos, não só Officiaes, mas voluntarios, e superando o General os mares, e ventos, que parecia se oppunhao a embaraçarse este soccorro, tao valeroso no mar, como na terra, venceo todas as contrariedades, introduzindo o foccorro, com que os Hespanhoes triunfarao da porfia, e contumacia dos Mouros, devendo tao glerioso successo à generosa promptidao, com que ElRey D. Pedro os soccorreo. E segunda vez auxiliou Hespanha com as suas armas, como experimentou a famosa Cidade de Ceuta, quando se vio sitiada pelos Mouros, para cuja defensa lhe mandou hum Terço de Infantaria, de que era Mestre de Campo Pedro Mascarenhas, depois Conde de Sandomil, que do seu valor deu naquella Praça nao vulgares provas, e depois mandou as armas na Provincia de Alentejo, com tanta opiniao, que conseguio universal applauso nos Soldados. E contra o Mouros, assim nas Armadas, com que todos os annos segurava as Costas maritimas, como na Praça de Mazagao, conseguio diversas ventagens. No seu tempo se começarao a descobrir as minas de ouro, sendo Governador do Rio de Janeiro Artur de Sá, e já de entao principiarao as frotas a conduzir abundante porçao deste tao desejado metal. No Reyno de Angola, sendo Capitao General Francisco de Tavo-

Tavora, (depois Conde de Alvor) alcançou huma importante vitoria do Rey de Dongo, ou das Pedras, de que foy consequencia a tranquillidade, e focego daquelle Reyno. Na Capitanía de Pernambuco, sendo Governador Caetano de Mello de Castro, castigou os Negros levantados nos Palmares, nao só reduzindo-os à obediencia, que muitos annos tinhao disputado, defendidos em hum sitio, que parecia inconquistavel. No Estado da India, supposto se perdeo a Praça de Mombaça, obrarao milagres de valor os fitiados, conjurando-se o tempo para a sua disgraça contra a Armada, com que os soccorriao, de que era Capitao môr Henrique Jaques de Magalhaens. Tambem em diversos successos no mesmo Oriente, se acreditarao as suas bandeiras no mar, e na terra; porque com grande cuidado attendeo sempre ao bem, e utilidade dos feus Vaffallos.

He admiravel prova do quanto se empregou na utilidade publica do Reyno, o que praticou na reducção da moeda, em que perdeo grossas quantias de dinheiro, extinguindo toda a que haviao salssisticado, ou diminuido, e sazendo bater de novo outra, e augmentando huma, e outra. Com a occasião do casamento de Saboya sez lavrar huma medalha de ouro, a qual deixamos estampada no Tomo IV. Liv. V. desta Historia. O Commercio, como principal porção, de que se aníma a Republica, amparou com grande benignidade, para que

florecendo, se augmentassem os cabedaes. O mesmo experimentarao os fabricantes dos panos, sedas, e outros muitos generos, que no seu tempo tiverao principio, de que se seguio sazeremnos excellentes em algumas terras das Provincias de Alentejo, e Beira, como tambem a cultura dos bichos da seda, entregando a direcção destas, e outras fabricas ao zelo de Dom Luiz de Menezes, Conde da Ericeira, seu Védor da Fazenda, que nao vivendo muito depois do seu estabelecimento, nao tiverao os progressos, que conseguiriao com a sua actividade, se lhe durara mais tempo a vida: e o mesmo, sendo Védor da Fazenda, deu a direcção da moeda, e na Casa desta se accrescentarao instrumentos, e officinas, e recolhendo-se toda a do Reyno para se reduzir a nova fórma, se restituĵo prompta, e pontualmente, sem a menor falta. As rendas Reaes se augmentara o tambem excessivamente no seu tempo; porque só o Contrato do Tabaco sobio a milhoens de cruzados, e outros muitos à proporção, com grande utilidade do patrimonio Real. Estabeleceo importantes Leys: entre ellas foy a que mandou passar em Lisboa contra os desassos a 16 de Junho de 1668 com gravissimas penas; e a que mandou passar a 23 de Novembro de 1674, na qual se determina o modo da regencia do Reyno, e Tutores dos Reys, que succederem na Coroa, de menos idade de quatorze annos, a qual elle estabeleceo à instancia dos Tres Estados da Nobreza, Povo, e Clera

Torre do Tombo liv. 5. das Leys, pag.91.

Prova num. 83.

Clero, juntos em Cortes, no referido anno. No prova num. 84. de 1698, em que se celebrara o as Cortes, em que foy jurado o Principe D. Joao seu silho herdeiro da Coroa, passou outra Ley a 12 de Abril do re- Prova num. 85. ferido anno, a qual os Tres Estados do Reyno juntos nas Cortes, approvarao, e pedirao: nella se declara a fórma, em que devem succeder no Revno os filhos descendentes dos Reys, que legitima. mente succeder a seu irmao, que falecesse sem descendencia, para que succedao por sua ordem, sem ser necessario approvação, ou consentimento dos Tres Estados do Reyno, declarando, e interpretando as Cortes de Lamego, e derogando-as, se necessario fosse naquella parte para melhor estabelecimento da Monarchia. Além destas fundamentaes, e tao importantes, fez outras Leys muyto uteis ao bem, e economia do Reyno.

No principio da sua Regencia no anno de 1668 celebrou ElRey a paz com ElRey D. Carlos II. e conservou depois por tantos annos em huma ditosa tranquillidade os seus Reynos: pelo que o appellidarao o Pacifico, até o anno de 1704, em que rompendo-se a guerra com Hespanha, conseguirao depois as suas armas a immortal gloria na

memoravel Campanha do anno de 1706.

Por nomeação sua proveo o Papa Clemente X. todas as Cathedraes do Reyno, e suas Conquistas de dignissimos Prelados no anno de 1671, e por nomina sua creou o Papa Clemente X. Cardeal a Tom.VII. Qqqq Ce-

Cesar de Estrês, Bispo, e Duque de Laon, no anno de 1672. O Papa Innocencio XI. a D. Verissimo de Lencastre, Inquisidor Geral, que havia sido Arcebispo de Braga, no anno de 1686. O Papa Innocencio XII. a Luiz de Sousa, Arcebispo de Lisboa, e seu Capellao môr, no anno de 1697. No seu tempo o Papa Clemente XI. sez no anno de 1706 Cardeal a D. Miguel Angelo Conti, entao Nuncio nestes Reynos, e Arcebispo de Tarso, que depois foy Papa com o nome de Innocencio XIII. Tambem à sua instancia o Papa Innocencio XI. erigio diversas Igrejas na America, passan. do a Metropolitano o Bispado da Bahia, por Bulla passada em Roma a 16 de Novembro de 1676, fendo o primeiro sagrado com esta Dignidade o Arcebispo D. Gaspar Barata de Mendoça. O mesmo Papa lhe deu por Suffraganeos os Bispados do Rio de Janeiro, e Pernambuco, erigidos ambos por Bullas passadas no mesmo dia, e anno: do Rio, foy seu primeiro Bispo D. Fr. Manoel Pereira, da Ordem dos Prégadores, que não foy ao Bispado por ser empregado no lugar de Secretario de Estado: de Pernambuco, foy o primeiro Bispo D. Estevao Brioso de Figueiredo, que era Vigario Geral do Arcebispado de Lisboa. O mesmo Papa Innocencio XI. erigio em Bispado o Maranhao por Bulla passada a 30 de Agosto do anno de 1677, de que foy seu primeiro Bispo Dom Fr. Antonio de Santa Maria, Titular de Neocesaréa, Deao da Capella Real,

Prova num. 86. Prova num. 87.

Prova num. 83.

Prova num. 89.

Real, que havia sido Religioso da Ordem Serasica da Provincia de Santo Antonio dos Capuchos, que nao so ao Bispado, e depois promovido ao de Miranda: e pela largueza do estado do Maranhao, se erigio depois o Bispado do Grao Pará, como diremos no Capitulo X. deste Livro. Na Asia, no Imperio da China, erigio tambem à sua instancia o Papa Alexandre VIII. os Bispados de

Pekim por Bulla passada a 10 de Abril do anno de Prova num. 90. 1690, e o de Nankim por Bulla passada no mesmo Prova num. 91.

dia, e anno no primeiro do seu Pontificado.

Como nao escrevemos a Historia universal do Reyno, e só nas Vidas dos Principes apontamos aquellas circunstancias, de que achámos documentos, ou aquellas memorias seguras, de que muitas até agora se nao tratarao miudamente por outros Historiadores, nos pareceo resumir neste lugar por mayor algumas noticias dos successos do reynado del Rey D. Pedro II. repartidas por materias, principalmente nas negociações com outros Principes.

Feita a paz com a igualdade, que se devia, entre os Reys de Portugal, e Catholico em 1668, primeiro anno do governo do Principe Regente, recebeo nesta Corte por Embaixador del Rey Catholico ao Barao de Bataville, como já se apontou, e morrendo em Lisboa em 1670, deixou occultamente introduzido em alguns animos descontentes a falsa, e impropria idéa de querer, com as armas de Castella, introduzir outra vez no governo do Rey-Tom.VII.

no a ElRey Dom Affonso VI. que estava na Ilha Terceira: e como o Marquez de Eliche D. Anniello de Gusman, e outros prisioneiros illustres, que estavao no Castello de Lisboa, tinhao já principiado esta pratica com alguns, dos que indiscretamente os visitavao com mais frequencia, achou o Conde de Hummannes, successor no ministerio, mas nao no talento do Barao de Bataville, occasiao de continuar aquelle insiel projecto, de que resultou ausentarse do Reyno para Madrid Francisco de Mendoça, Alcaide môr de Mourao, e em 1674 fe fizerao em Lisboa algumas execuções. Constando depois ao mesmo Principe, que o principal, dos que forao degollados, que foy Fernao Mascarenhas, estava innocente, e da mesma sorte forao soltos depois alguns Fidalgos, que com menos averiguação, e pelo indicio de parentes de Francisco de Mendoca forao prezos, entre os quaes era Joao de Almada de Mello, que tendo fervido com muito valor, (como Fernao Mascarenhas tambem o fizera) sabendo, que o queriao prender, se ausentava, e fendo o seu brio igual à sua innocencia, o fizerao perder o juizo, que depois de mais de quarenta annos, e havendo muitos, que estava livre, se lhe restituîo felizmente antes da sua morte, e Jeronymo de Mendoça, irmao de Francisco de Mendoça, foy degradado por toda a vida para a India, onde seu irmao Luiz de Mendoça, depois Conde do Lavradio, tinha sido Vice-Rey com grande acerto,

e fidelidade, independente das fatalidades, que padeceo a sua illustre familia. O Conde de Hummannes tinha feito a fua entrada publica; e porque nella faltou, ou por perturbação, ou por malicia a alguma das formalidades, que devia observar, e se The tinhao advertido, o mandou o Principe fazer segunda entrada, em que satisfez ao que havia fal-

tado, recolhendo-se logo para Madrid.

Naquella Corte tinha o Marquez de Arronches com a sua costumada experiencia, adquirida em outras Embaixadas, manejado com focego os delicados negocios, que tinhao occorrido entre as duas Cortes depois da paz; mas succedendolhe o Marquez de Gouvea D. Joao da Sylva, de quem Memorias do Conde da Ericeira D. Francisera Secretario Miguel da Sylva Pereira, que escre- co Xavier de Menezes. veo huma Relação desta Embaixada com excellente estylo, e soy depois Chanceller da Relação, e Desembargador do Paço, experimentarao no povo de Madrid os effeitos do rancor da passada guerra, e separação do Reyno, e dos successos do Conde de Hummannes em Lisboa, e intentou assaltar- tugal, tcm. 2. liv. 32 lhe a casa, e offenderlhe alguns criados. Nao tendo Pag. 787. o Marquez a satisfação prompta, que pedia, se retirou com a Marqueza sua mulher para hum Lugar perto de Madrid: mas vendo aquella Corte, que o Principe D. Pedro se preparava para romper huma nova guerra, justificou, que nao tivera parte no tumulto, tirou o emprego, e desterrou hum Alcaide de Corte, pelo nao dissipar a tempo, e man-

Clede Histor, de Por-

dou

dou pela posta a Lisboa por Enviado ao Abbade de Mazarate, que morreo em Lisboa depois de alguns annos, em que exercitou com prudencia o seu ministerio. Nelle lhe succederao em Lisboa, entre alguns Ministros de menos caracter, que residirao nesta Corte, o Bispo de Avila D. Fr. Diogo Fernandes de Angulo, da Ordem de S. Francisco, com o caracter de Embaixador Extraordinario, que havia sido Arcebispo de Sardenha, e Vice-Rey do mesmo Reyno, em cujo tempo nao houve cousa memoravel, mais que as festas, que sez com muito luzimento, quando se ajustou o casamento del Rev D. Pedro em 1687. Nestas demonstrações se distinguio D. Manoel de Sentmanat e Lanusa, que no tempo de Enviado, e depois no de Embaixador, conseguio o agrado del Rey, mas nao que se declarasse a favor de Hespanha, como elle, e seus succesfores procurarao, e se conservou Portugal na neutralidade. No anno de 1680 governava D. Manoel Lobo a Nova Colonia do Sacramento, que junto ao Rio da Prata pertence a Portugal, pelas antigas demarcações, e novos Tratados, e está situada na America Meridional, e contra a boa fé ganhou esta Fortaleza o Governador de Buenos Aires, fazendo prisioneiro ao Governador, e a guarniçao: com esta noticia, justa, e generosamente estimulado o Principe Dom Pedro, se preparou para ir em pessoa fazer guerra a Hespanha, para o que tinha já nomeada, mas nao publicada a promoção dos Generaes,

neraes, de que ainda naquelle tempo havia muitos valerosamente experimentados na ultima guerra, sem embargo de acharse Hespanha em paz, pela que havia firmado em Nimega nos annos antecedentes. Por nao entrar neste novo empenho por tao injusta causa, mandou ElRey Catholico Dom Carlos II. por seu Embaixador Extraordinario a D. Domingos Judice, Duque de Giovenazzo, e Principe de Cellamare em Napoles, que tinha fido Embaixador em outras partes, e satisfazendo à nossa Corte com a restituição da Colonia, e prisioneiros, e com o Tratado, de que já fizemos menção no Livro IV. Capitulo III. pag. 119. fobre o que houve em Badajoz conferencias de homens doutos de ambas as Nações, ficando depois a Portugal a inteira cessão daquella Colonia, e seu territorio pela paz de Utrech. Estando o Duque de Geovenazzo em Lisboa, intentou o Marquez d'Oppet, Embaixador de França, insultallo com gente armada, quando fahia de noite de visitar o Nuncio Marcello Durazzo, parece que com alguma ordem secreta, que teve de Pariz, por outro encontro, que o Duque tivera com o Embaixador de França na Corte de Saboya. Sabendo o Principe este intempestivo movimento do Embaixador de França, chamou na mesma noite o Conselho de Estado, e mandou promptamente com Tropas assegurar a retirada do Embaixador, e a sua casa com guardas nos dias successivos, fazendo ao Embaixador de França retirar a gente

gente da sua Nação, que juntara, tendo-selhe advertido essicazmente quanto se havia estranhado, o que emprendera. Aos dous Marquezes de Arronches, e Gouvea, succederão os Enviados Duarte Ribeiro de Macedo, Joseph de Faria, Mendo de Foyos Pereira, e Diogo de Mendoça Corte-Real, sendo os tres ultimos depois Secretarios de Estado, e dando todos naquella Corte tão continuas provas do seu talento, que ainda hoje dura nella a sua memoria, e conservarão o Reyno em paz até os ultimos tempos, tendo Portugal, como dissemos, soco

corrido generosamente Orao, e Ceuta.

Com a Corte de França tinha El Rey D. Affonso VI. concluido em 1666 a ventajosa liga, que referimos, e como a pezar das inflancias do Abbade de Sao Roman, Embaixador à nossa Corte, se concluío a paz com Hespanha, não houve naquelle tempo negocio de grande importancia entre as duas Coroas, ainda que o Marquez de Guenegaut, Enviado de França, procurou, offerecendo a Portugal grandes ventagens, de que imprimio hum papel, que se mandou recolher, que nos declarassemos contra Hespanha, a quem França fazia, e a Hollanda, e a outros Principes a guerra, que principiou em 1672, e acabou em 1678 com a paz de Para entrar neste Tratado, e ser medianeiro, foy convidado o Principe Regente, que nomeava primeiro para Embaixador ao Conde da Ericeira D. Luiz de Menezes, e depois a Francisco de Tavo-

Tavora, que ainda não era Conde de Alvor, porém ou fosse politica, ou irresolução, não forão Ministros Portuguezes a este Congresso, discorrendo os Estrangeiros nos seus livros, que Portugal nao quizera concorrer para o excessivo poder, que tinha França, procurando, que fosse o Tratado da Paz ainda mais ventajoso, do que foy aquelle Reyno, nem para que Hespanha tivesse mayores interesses. Ao Marquez d'Oppet, que se seguio ao Enviado Guenegaut, e fez huma luzida entrada, succederao os Embaixadores Marquez de Amelot, e o Vidam d' Esnault, que trouxerao suas mulheres, e tambem tinha voltado em 1683 o Abbade de S. Roman, que foy Embaixador pouco tempo, e nao houve no do ministerio destes Ministros, que todos o executarao com grande luzimento, e acerto, mais negocio de importancia, do que o das pertenções, que fizerao para o casamento da Infanta D. Isabel, e depois para o del Rey D. Pedro, procurando, que fossem com Principes, ou Princezas de França, ou que estivessem nos seus interesses, o que se nao conseguio, porque a Infanta nao casou, e ElRey o fez com huma filha do Eleitor Palatino, Principe dos mais oppostos às vastas idéas de Luiz XIV. Veyo depois a Lisboa o Abbade de Estré, e residindo alguns annos, passou à Embaixada de Hespanha, com cujo Exercito entrou em Portugal acompanhando a El Rey Catholico, e ultimamente foy por largo tempo Embaixador o Presidente Ro-Tom. VII. Rrrr wil.

wille, que com diversa fortuna correo na sua negoceação, pois tendo Portugal acodido ao Tratado da partilha, que França, Inglaterra, e Hollanda, fizerao em 1700, em que dividiao da Monarchia de Hespanha alguns de seus Estados em Italia, e outras partes, conseguio em 1701 huma liga de Portugal com França, e Hespanha, que depois, como dissemos, passou a huma neutralidade, e em fim a hum Tratado inteiramente opposto, e retirando-se por esta causa o Presidente Rowille, tinha vindo nomeado Embaixador em 1703 o Marquez de Chaustauneuf, que a pezar das suas activas negociações, e das Cartas, que trouxe do Cardeal de Estreés, nao pode embaraçar a execução da nova alliança, recolhendo-se quando chegava o Archiduque Carlos de Austria. Na Corte de França forao Enviados, no tempo deste Reynado, Duarte Ribeiro de Macedo, por pouco tempo, e com muito acerto, e com igual, e mais annos Salvador Taborda Portugal; e a dar os pezames da morte da Rainha de França D. Maria Theresa de Austria, foy D. Joao de Ataide, filho do Conde de Castro Dairo D. Jorge de Ataide, vindo a Lisboa com semelhante commissão pela morte da Rainha D. Maria Francisca de Saboya o Marquez de Torci, filho do grande Colhert, e depois famoso pelo seu emprego de Secretario de Estado dos negocios Estrangeiros. Depois se seguio Francisco Pereira da Sylva, e Joseph da Cunha Brochado, que com grande talento

lento havia sido Secretario da Embaixada do Marquez de Cascaes D. Luiz Alvares de Castro, que nao achando esquecidas as memorias, que em quasi sessenta annos ficarao impressas naquella grande Corte da magnificencia da Embaixada do Marquez D. Alvaro seu pay, as soube renovar com mais annos de residencia em Pariz, havendo seito a sua entrada, e conservando igual luzimento, com aceitação universal dos Francezes, e distinções particulares do seu grande Rey Luiz XIV. o que até mostrou na joya, que lhe deu de mayor preço, do que fe costuma aos Embaixadores, declarando, que por especial attenção, que fazia da sua pessoa, não serviria de exemplo para os mais. Igual attenção deveo o Marquez ao Duque de Orleans, irmao unico delRey, a quem deu magnificamente de cear em sua casa; e recolhendo-se com igual satisfação de ambas as Cortes, ficou na de Pariz Joseph da Cunha Brochado por Enviado, e depois que a guerra se rompeo com Hespanha, se recolheo a Lisboa, como dissemos. Em 1693 appareceo na Bahia de Lagos o Marechal de Tourvil com huma grossa Armada para esperar a frota de Esmirna, que os Inglezes comboyavao com alguns navios de guerra. ElRey puchou Tropas de Alentejo, que governava Diniz de Mello de Castro, em quanto nao soube o fim da Armada Franceza, que foy o de derrotar, como fez, parte daquella frota, offerecendo a ElRey os seus navios, que nesta, e em outras oc-Tom. VII. cafioens R rrr ii

casioens forao bem recebidos nos nossos pórtos, como os das outras Nações, segundo as clausulas dos Tratados.

Com Inglaterra conservou ElRey a boa correspondencia, que quasi sempre houve entre as duas Nações, e que até o anno de 1685 acrescentou o parentesco dos dous Reys. Em Londres não houve mais Embaixador, que o Marquez de Arronches, e o tinha sido D. Francisco de Mello, e de ambos fazem memoria com louvor merecido os Escritores de varias Nações, como tambem dos Enviados Joseph de Faria, Simao de Sousa de Magalhaens, e o Visconde de Fonte-Arcada Manoel Jaquez de Magalhaens, e com huma commissão extraordinaria Pedro de Figueiredo de Alarcao, e outros Ministros, em que se distinguio D. Luiz da Cunha, que depois teve o caracter de Embaixador: e no tempo do seu ministerio, que comprehendeo quasi dez annos na vida delRey D. Pedro, mostrou desde o anno de 1696 naquella Corte, e depois nas mayores da Europa, o seu grande talento, e virtudes politicas; concorrendo para os soccorros, que Inglaterra mandou a Portugal desde o anno de 1704 para a nova alliança, e escrevendo em seis grandes volumes todas as suas negociações, memorias, e tratados da Europa, que offereceo depois à magnifica Livraria del Rey D. Joao V. excellentemente escritos na materia, e na fórma com admiraveis reflexoens, e tratados particulares, de que os primei-

primeiros volumes podem fervir muito para a Historia del Rey D. Pedro II. Outro negocio se tratou em Londres, e não se conseguio, pois sabendo ElRey, que o de Inglaterra Carlos II. queria demolir, e abandonar a Praça de Tangere, que tinha sido dote da Rainha sua mulher, como deixamos escrito, ouvindo o projecto, e o voto do Conde da Ericeira D. Fernando de Menezes, do Conselho de Estado, que tinha sido cinco annos Governador, e Capitao de Tangere com grande acerto, e com o mesmo escrito a historia daquella Cidade, que corre impressa, como dissemos no Livro VI. Capitulo V. propoz comprar Tangere por evitar, que a occupassem os Mouros, e para restituir a Portugal este antigo padrao de acções tao gloriosas; mas o Parlamento teve por mais util fazer a despeza de arruinalla, que evitando-a, achar a conveniencia de vendella; e assim deixando-a demolida, e o seu porto embaraçado, a occuparao os Mouros, não se seguindo a idéa, que o mesmo Conde até à sua morte repetio de reslaurar Tangere. Em Lisboa forao Ministros de mayor caracter, depois que se fez a paz, em que Inglaterra teve tanta parte, como dissemos, pelo Conde de Sanduick, nos ultimos tempos del Rey Joao Methwin, e Paulo Methwin seu filho, ambos de grande capacidade, e Milord Galoway, todos tres Embaixadores, e outros Enviados de muito merecimento, como tambem o forao os Generaes Inglezes, depois do Duque de Lensteir ArArmando de Schomberg, havendo voltado a Lisboa o Marichal Federico seu pay, Conde de Mertola em Portugal, quando Luiz XIV. o fez sahir de França com os mais, a que comprehendeo a revogação do Edicto de Nantes, e em Lisboa conferio com o Conde de Mansfelt, Ministro do Emperador, que veyo de Madrid, as primeiras idéas da liga, que se fez contra França em 1688; e honrando ElRey muito ao Marichal, a quem, e a seus filhos pagava pontualmente cada anno dezoito mil cruzados em premio dos seus grandes serviços; e ElRey de França, em quanto elle esteve em Portugal, lhe pagava os foldos, e pensoens, que tinha naquelle Reyno; depois passou o Marichal ao serviço do Eleitor de Brandembourgo, e depois ao de Inglaterra, aonde morreo de larga idade, vencendo em Irlanda a batalha de Boyne.

Em Hollanda foy Embaixador depois do Marquez de Arronches, que duas vezes teve este emprego, D. Francisco de Mello, que com grande juizo, e discriçao tratou as dependencias de Portugal, que se reduzirao a alguns pontos do commercio na Costa da Mina, e mais Conquistas, e ao pagamento, que ElRey sez executar pontualmente pela consignação, que pelos ultimos Tratados se estabeleceo no sal de Setuval: e na Haya forao depois Ministros os Enviados Diogo de Mendoça Corte-Real, e Francisco de Sousa Pacheco, ambos bem conhecidos de todas as Nações pelas suas rele-

relevantes circunstancias, e merecimentos. Em Lisboa successivamente houve Enviados, e Residentes de Hollanda, e com caracter de Plenipotenciario, quando em 1703 se assinou a liga de Portugal, residio em Lisboa, aonde depois morreo, Francis-

cisco de Schonemberg.

Com o Emperador se estreitarao os vinculos pelo casamento del Rey com a irmãa da Emperatriz Leonor, e ultimamente com a vinda do Archiduque, e a grande alliança; e foy à Corte de Vienna por Embaixador Extraordinario Carlos Joseph de Ligne, que neste Reyno foy Marquez de Arronches por casar com D. Marianna de Sousa, herdeira desta grande Casa, e a Lisboa veyo por Embaixador Extraordinario o Conde de Walstein, que com igual luzimento residio nesta Corte, aonde primeiro teve o pezar de ver concluir em 1701 a liga com França, e depois a fortuna de assinar em 1703 a grande alliança; mas recolhendo-se a Alemanha por mar em huma nao de guerra Hollandeza, o fizerao prisioneiro os Francezes. E a huma, e outra Corte, em occasioens de pezames, e parabens, e outras, forao diversos Cavalheros da parte de ambos os Monarcas.

Com a Corte de Turim houve reciproca correspondencia, de que temos dado bastante noticia, e agora, que só fazemos memoria dos Ministros, que houve no Reynado delRey D. Pedro, e por mayor do estado politico dos trinta e nove annos do feu governo diremos, que a uniao, e o parentesco da Rainha de Portugal, e de Madame Real Maria Joanna Bautista de Saboya, e o casamento, que depois se desvaneceo, forao causa dos Ministros, que tiverao os dous Principes nas Cortes reciprocas. O Conde de Atalaya D. Luiz Manoel de Tavora foy por Embaixador Extraordinario à Corte de Turim no anno de 1676, e mostrando nesta occasiao, como em todas, o seu talento, e generosidade, teve, quando se recolheo a Portugal, nova occasiao de exercitar o grande valor, que tinha mostrado na guerra passada; porque ao navio, em que vinha, envestirao cinco de Argel com muita força, e com grande numero de Mouros, e nao fe atrevendo abordallo, o combaterao vigorosamente com a artilharia; e o Conde, a quem acompanhava D. Luiz Balthafar da Sylveira, e outros Fidalgos de distinção, fazendo sogo contra os cinco navios, os deixou muito maltratados com grande perda de gente, e os seguio, quando fogirao, desprezando huma perigosa balla, que recebeo, e man. dando, que o puzessem ao pé do mastro grande, de donde dava as suas ordens, ao mesmo tempo, que o curavao: e vencedor lhe fez o Principe D. Pedro a honra de o visitar, concedendolhe varios despachos, e distinguindo-o no seu favor, que lhe continuou muitos annos, occupando-o depois nos lugares, que temos dito, até perder gloriosamente a vida, quando se ganhou Alcantara. Em Turim estiveraõ

tiverao por Enviados Duarte Ribeiro de Macedo, Diogo de Carvalho de Serqueira, depois Desembargador do Paço, e outros. O Duque de Cadaval teve, como dissemos, o caracter de Embaixador Extraordinario, quando havia de conduzir o Duque de Saboya, que em Lisboa nao teve mais Embaixador, que o Marquez de Omero para os esponsaes com a Infanta, que referimos, e por Enviado o Conde de Gobernatis, vindo a outras commissoens o Abbade de la Tour, o Marquez de Vou-

gatera, e outros.

O Grao Duque de Toscana pertendeo, como os mayores Principes da Europa, o casamento da Infanta D. Isabel, e o Duque de Parma mandou para o mesmo effeito ao Conde de Simoneta. A El-Rey de Prussia reconheceo ElRey D. Pedro, e houve Ministros em ambas as Cortes, e tambem de outros Principes; e sendo o nosso Padrinho de hum filho do famoso Rey de Polonia Joao Sobieski, mandou àquella Corte a Francisco Pereira da Sylva, e forao aquelle Reyno, e ao de Hungria, Francisco Pimentel, e outros Officiaes, e Engenheiros Portuguezes, que se acharao valerosamente com Antonio Machado de Brito, depois famoso General na India, no fitio de Neuhasel, e em diversas occasioens. A Lisboa chegou em Fevereiro de 1688 incognito o Principe Jorge Augusto de Saxonia, irmão do Eleitor Joao Jorge de Saxonia, que veyo a succeder a seu irmao no Eleitorado, e Ducado de Saxo. Tom. VII. Ssss

Memorias m.f. do Duque de Cadaval, tom. VI. pag. 204.

nia, e depois foy o famolo Rey Augusto II. de Polonia, e pedindo audiencia pelo Secretario de Estado a ElRey, à Rainha, e à Senhora Infanta D. Isabel, ElRey lha deu na sua Camera, aonde o conduzio o Marquez de Marialva, Gentil-homem da Camera de semana, que o soy receber ao topo da escada do Paço; o seu coche entrou no pateo do Paço, e a guarda dos Archeiros lhe tomou as armas, e levando-o o Marquez à sua mao direita até à Camera del Rey, onde se achava o Conde de Santa Cruz, Mordomo môr, e o Conde de Vianna, Estribeiro môr, que sahirao para fóra tanto, que o Principe chegou à presença del Rey, ficando todos à porta da Camera. ElRey estava em pé com o chapeo sobre hum bosete, e tanto, que chegou o Principe, deu tres passos a recebello, e nesta fórma lhe fallou, fendo Interprete o Padre Leopoldo Suefs, Confessor da Rainha. El Rey o recebeo com muito agrado, dando os mesmos passos quando se despedio: o Marquez de Marialva o conduzio à presença da Rainha, e Infanta, que estavao na cafa interior da ante-camera, e ambas derao os mesmos passos, que ElRey; na casa se achavao os Officiaes da Rainha, e Infanta, as suas Camereiras môres, Senhoras de Honor, e Damas. Acabada a audiencia, o Marquez de Marialva o conduzio 20 mesmo lugar, em que o recebeo. Depois teve aud'encia mais particular da Rainha, e o conduzio o Conde Barao de Alvito, Védor da Casa da Rainha,

nha, com a mesma ceremonia, que o Marquez de Marialva; ultimamente teve audiencia de despedida, em que se praticou o mesmo. Sempre fallou à Rainha em Alemao, e ella lhe respondia na mesma lingua, e nesta audiencia cumprimentou à Infanta em Francez, em que ella lhe respondeo. Foy ver a Torre de S. Giao, onde o salvarao com treze pessas, e receberao com todas as honras militares: pasfou a Cintra a ver o Paço, e aquelle agradavel sitio. Mandoulhe ElRey huma joya para o chapeo de diamantes de grande preço, que elle recebeo como favor especial, e mostrando gosto de hum cavallo dos da pessoa del Rey, o Estribeiro môr lho mandou com huma rica manta. Desejou muito El-Rey, e o Principe, terem occasiao de poderem ver exercitar as extraordinarias forças, e agilidade, em que ambos nao tinhao entre os particulares, quem os igualasse no Mundo. Tambem o Grao Duque Cosme III. sendo Principe, veyo a Portugal, e fallou a ElRey, que lhe fez hum presente de huma joya de diamantes, huma faca com o cabo guarnecido de diamantes, alcatifas, e hum docel bordado da China, e outras cousas da India de estimação, e o modo, e formalidade deixamos escrito no Livro III. Cap. V. pag. 441.

Já tratámos os negocios de Roma, sendo os mayores a Embaixada do Marquez das Minas, e a do Arcebispo de Braga, e nas varias occasioens das duas Cortes, continuarao com acerto as negocia-Tom. VII.

Ssss ii cões

cões os Resi lentes, e Enviados Joao de Roxas de Azevedo, Ministro de grande supposição, depois Desembargador do Paço, Chanceller môr do Reyno. e Secretario da Assinatura; o Doutor Domingos Barreiros Leitao, depois Deputado da Mesa da Consciencia, e Ordens; Bento da Fonseca, Desembargador dos Aggravos, que faleceo em Roma, o Padre Antonio do Rego, da Companhia de Jesu, que soy Residente, e ultimamente André de Mello de Castro, silho do Conde das Galveas Diniz de Mello, sendo primeiro Enviado Extraordinario, conseguio neste caracter grandes distinções no tratamento, e mostrou desde entao as qualidades, que o fizerao depois nomear por El-Rey D. Joao V. Embaixador na mesma Curia, como largamente se dirá, tendo seito celebrar com extraordinaria magnificencia as Exeguias del Rey na Igreja nacional de Santo Antonio, de que ha hum livro, em que vem estampado o Mausoleo, e toda aquella Real pompa funebre. Os Nuncios, que vierao a este Reyno, forao Monsenhor Raviza, de quem foy Auditor Tarugi, depois Cardeal. Seguio-se Marcello Durazzo, Genovez, residindo muitos annos com aceitação em Lisboa, e depois foy Cardeal, e lhe succedeo Mons. Nicolini, que morreo brevemente. Com a occasiao do nascimento do Principe D. Joao lhe trouxe as fachas Monf. Tanara, que tambem foy Cardeal, e Decano do Sacro Collegio; e logo lhe succedeo Mons. Corna-

ro, e sendo seito Cardeal, se recolheo a Italia, seguindo-se D. Miguel Angelo Conti, que por dez annos mostrou em Lisboa, que correspondias as suas acções ao seu alto nascimento: e sendo seito, como dissemos, Cardeal, soy depois Protector do mesmo Reyno, como o havia sido o Cardeal de Estrée, e elevado ao summo Pontificado com o nome de Innocencio XIII.

Desejaramos dar dos successos das Conquistas, e de outros militares, politicos, e civis, noticias mais individuaes; mas já ponderamos as razoens, porque o nao faziamos, só diremos, que para todas as partes do Mundo, a que os Reys de Portugal estendem o seu vasto dominio, sez ElRey D. Pedro Vice-Reys, Capitaens Generaes, e Governadores de muito merecimento. Na Praça de Mazagaõ em Africa sustentou a guerra com os Mouros, em que houve a pezar da defigualdade do numero, occasioens muito ventajosas aos Christãos, e querendo ElRey de Mequines, temido Emperador de Fez, e Marrocos, sitiar Mazagao, que governava Luiz de Saldanha da Gama, depois Conselheiro de Guerra, e que se preparava para a defensa com o valor, de que era dotado, e que he hereditario na sua illustre familia; ElRey mandava soccorrer aquella Praça pelo Conde do Rio Grande, e o Rey barbaro com esta noticia desistio da empreza. Em Angola entre as ventagens, que se alcançarao contra os negros, foy a mayor, a que já referimos, a de

de Francisco de Tavora contra El Rey das Pedras. Para recuperar Pate mandou o Principe em 1677 a D. Pedro de Almeida, que foy feito Conde de Assumar, e Vice-Rey da India, onde morreo brevemente, nao sendo esta occasiao tao bem succedida, nem a defensa de Mombaça, que se perdeo, nao se descuidando ElRey em procurar recuperalla com a Armada, que governava Henrique Jaques de Magalhaens, o que por entao fe nao conseguio. Tambem ElRey mandou à India outras cinco naos de guerra no anno de 1685, de que hia por Capitao môr Manoel de Saldanha de Albuquerque para soccorrer o Conde de Alvor, que com o Sevagi teve huma arriscada guerra, em que na Ilha de Santo Estevao o livrou o seu valor, só com cincoenta Soldados, de hum grande numero de barbaros. Os Vice-Reys, nao contando os Governado. res da India, que houve no tempo del Rey D. Pedro, forao Luiz de Mendoça, Conde do Lavradio, que em varias occasioens, que teve, conservou as armas, e o Estado com reputação, e morreo vindo para o Reyno; D. Pedro de Almeida, Conde de Assumar, que como dissemos viveo pouco; Francisco de Tavora, Conde de Alvor; D. Pedro Antonio de Noronha, Conde de Villa-Verde, depois Marquez de Angeja, e Vice-Rey do Brasil, que mostrou igualmente na India o seu acerto, do que na Europa o seu valor, e sez huma liga ventajosa com ElRey da Persia. Havia pouco, que salecera

lecera Xa Solimao, Rev da Persia, e succendolhe na Coroa Xa Sultan Ossen seu filho, mandou o Vice-Rey, por ordem que teve del Rey D. Pedro. dar os parabens ao novo Rey da sua exaltação ao throno; esta attenção del Rev Dom Pedro com o da Persia, assentava na boa correspondencia, que aquelle Rey conservava com o Estado da India. que no Porto de Bender-Congo tem huma Feitoria, onde sempre assiste hum Feitor posto pelo Vice-Rey, que cobra a pensao do dinheiro, e cavallos, que todos os annos nos pagao. Escolheo o Vice-Rey para esta Embaixada ao Doutor Gregorio Pereira Fidalgo da Sylveira, depois Desembargador do Paço, em quem concorriao capacidade, e talento, o qual executou a commissão com prudencia, e luzimento. He de saber, que os Arabios, com quem os nossos sempre tiveras guerra, mandarao algumas embarcações ao porto de Bender-Congo, que fica no Golfo Perfico, e quebrando a paz, em que estavao com os Persas, desembarcarao, e roubarao a povoação, e matarao hum grande numero dos moradores: deste desacato se sentio ElRey da Persia, pelo que ajustou huma liga com o Estado para sazerem guerra aos Arabios; sendo hum dos artigos mandar o Estado aquelle porto huma Armada, na qual havia de embarcar hum numeroso Exercito para desembarcar nas terras do Arabio, que ficao do porto em distancia de menos de dez legoas. ElRey da Persia ordenou se levantaffe

tasse gente, e nomeou o General, que havia mandar o Exercito; porém nao pode conseguir a expedição delle, porque foy fatal a esterilidade, que padeceo aquelle Reyno, o que impossibilitou o poderse conduzir a gente, que havia de embarcar na nossa Armada, por haverem de caminhar mais de cento e cincoenta legoas até o porto de Bender-Congo, onde estava a nossa Armada, de que era Capitao môr Francisco Pereira da Sylva, o qual depois de invernar naquelle porto inutilmente, esperando as ordens da Persia, nao pode conseguir o deseiado esfeito de meter os Persas nas terras dos Arabios. Fica a Corte de Haspaam duzentas legoas distante do referido porto, onde desembarcou o Embaixador Gregorio Pereira, e fez a sua jornada para Haspaam com huma luzida comitiva, entrando nella em Junho de 1696, e foy recebido com grande estimação, praticando-fe com elle o ceremonial, que aquella Corte nao concede, senao acertos Soberanos; porque nao houve cousa de singular distinção, que se nao concedesse ao Embaixador, a quem na fua instrucção lhe era muy recommendada a restituição do Bispo daquella Cidade D. Fr. Elias de Santo Alberto, Religioso Carmelita Descalço, Varao de grande espirito, e letras, que naquelle Reyno havia feito grande serviço a Deos, o qual por machinas ordidas pelos Armenios Schismaticos, que na Cidade de Zulfa tem cinco Freguesias, em odio do Bispo lhe haver apartado dos seus erros hum

hum grande numero de Schismaticos, e reduzillos à veroade da Religiao Catholica Romana, conseguirao, que a Corte mandasse expulsar o Bispo, e os Religiosos Carmelitas Descalços seus Companheiros, do Convento, que tinhao na referida Cidade, e levarao o Bispo prezo à Corte, com os Religiosos a pé, diante de huma esquadra de Cavallos, e com grande pena de todos foy demolida a fua Igreja. Depois de varios trabalhos foy o Bifpo posto na sua liberdade, e participando ao Papa Innocencio XII. que entao governava a Igreja de Deos, os seus trabalhos, lhe supplicava, que escrevesse a El Rey da Persia, e na mesma fórma o sez a ElRey Dom Pedro, para que interpuzesse o seu respeito, para que fosse com os seus Religiosos restituido à sur antiga residencia: pelo que ElRey ordenou ao Vice-Rey Conde de Villa-Verde, recommendasse muito ao Embaixador, que havia de mandar à Persia, este importante negocio, o que o Vice-Rey fez muy vivamente, como quem reconhecia o quanto ElRey seu Senhor se interessava de coração nas materias pertencentes ao augmento da Religiao Catholica. Depois de estar na Co te de Haspaam Gregorio Pereira, recebeo o Bispo Cartas da Europa, e entre ellas hum Breve do Papa Provanum. 92. para El Rey da Persia: nelle lhe recommendava, que visto a disgraça, em que elle se achava, se valesse de algum Ministro de qualquer Potencia Catholica, que estivesse naquella Corte, para que pela Tom. VII. Tret fua

Prova num. 93.

Prova num. 94.

Prova num. 95.

sua mao passasse o Breve à del Rey da Persia. Recorreo o Bispo ao nosso Embaixador, porém elle. que se nao podia encarregar daquella commissão em direitura, per nao poder fazer as funções, que nao tocavao ao seu caracter, tomou o arbitrio de se valer de Mirzarthaer, primeiro Ministro daquella Corte, de quem era muy attendido, fazendolhe tao bons officios em virtude das suas instrucções, conseguio, que ElRey da Persia respondesse ao Papa, e fosse o Bispo restituido, com os seus Companheiros, à sua residencia, como elle refere nas Cartas, que escreveo de agradecimentos a ElRey D. Pedro, de Haspaam de 10 de Dezembro de 1697, e ao Vice-Rey Conde de Villa-Verde. O nosso Embaixador para mostrar a veneração, com que respeitava a Igreja Catholica, quiz sazer pomposo este acto; porque elle mesmo levou o Bispo à Cidade de Zulfa, que fica defronte da Corte, mediando hum rio, e entre huma, e outra huma fermo. sa ponte, sendo acompanhado de toda a sua luzida comitiva, a que se aggregou hum grande numero de Catholicos Romanos, Portuguezes, Armenios, Francezes, e Italianos, de que ha muitos naquella Corte, o que virao com inexplicavel pezar os Armenios Schismaticos. ElRey mandou reedificar a Igreja, e Convento, que se tinha demolido, que ainda hoje permanece. O Embaixador depois de ter recebido muitas honras del Rey da Persia, e respondido ao Conde Vice-Rey, voltou a Goa, aonde

Prova num. 95.

aonde recebendo os agradecimentos do bem, que latisfizera a sua commilsão, teve depois a approvacao do feu Soberano, com premio digno do feu merecimento. Succedeo ao Conde de Villa-Verde o Vice-Rey Antonio Luiz Coutinho, Almotacé môr, que faleceo vindo para Portugal, tendo mostrado na India, como o havia feito no Brasil, e outros governos, summa justiça, e desinteresse; Caetano de Mello de Castro, que antes havia governado os Rios de Senna, e Pernambuco, com muito acerto, e na India conseguio consideraveis vitorias, ganhando as Ilhas de Corjuem, e Panellim, adjacentes às terras de Bardês, que possuía Osar Defay, Bonfulo, chamado Chema Saunto, destruindo no Poço de Suriate o Almirante D. Antonio de Menezes a Armada dos Arabios de Mascate, pondo-a em precipitada fogida, e dandolhe caça por muitas horas, e mostrou summa capacidade, peleijando, quando voltava para o Reyno em 1706, com grande valor na Costa do Brasil com hum Cosfario, a que fez fogir com muita perda.

Na America houve só de consideravel, o que dissemos da perda, e restituição da Nova Colonia, que depois de rota a guerra em 1704, resistio a hum apertado sitio, que lhe puzerão os Castelhanos, e desendeo Sebastião da Veiga Cabral, depois General de Batalha. A guerra dos Palmares, e outras com os Gentios de menos importancia, o descobrimento das Minas em tempo de Artur de Sá, e An.

Tom.VII. Tttt ii tonio

tonio de Albuquerque Coelho, e os governos de Assonso Furtado de Mendoça, Roque da Costa Barreto, ambos de grande distinção, e entre outros o do Marquez das Minas D. Antonio Luiz de Sousa, e os mais, que se podem ver na America Portugueza, que escreveo Sebastiao da Rocha Pita. E no Maranhao houve o tratado Provisional com França, que já referimos.

Creou ElRey de novo os Titulos seguintes: A D. Francisco de Sousa, Conde do Prado, sez Marquez das Minas por Carta de 7 de Janeiro de 1670, que está na sua Chancellaria, livro 35. fol. 24.

A Dom Joao Mascarenhas, Conde da Torre, fez Marquez de Fronteira por Carta de 7 de Janei-

ro de 1670, liv.35. fol.25.

A Luiz Alvares de Tavora, Conde de S. Joao, fez Marquez de Tavora por Carta de 18 de Agosto de 1687, que está na sua Chancellaria, liv. 18. sol. 14.

A Henrique de Sousa Tavares, Conde de Miranda, sez Marquez de Arronches, de que era Alcaide môr, por Carta de 28 de Junho de 1674, liv.

31. fol. 161. vers.

A Manoel Telles da Sylva, Conde de Villar-Mayor, fez Marquez de Alegrete, por Carta de 19 de Agosto de 1687, que está na sua Chancellaria, liv. 18. fol. 14.

A Federico, Conde de Schonberg, do seu Conse-

Conselho de Guerra, Governador das Armas da Provincia de Alentejo, creou Conde de Mertola de juro, e herdade, consorme a Ley Mental, de que se lhe passou Carta a 31 de Março de 1668, que está no liv. 28. fol. 417.

A Luiz de Mendoça fez Conde de Lavradio, de que se lhe passou Carta feita a 16 de Março de 1670, que está no liv. 46. fol. 276. na do seu assen-

tamento.

A D. Francisco Mascarenhas sez Conde de Coculim, de que tirou Carta passada a 3 de Junho de 1676, que está na sua Chancellaria, liv. 24. sol. 343.

A Francisco de Tavora sez Conde de Alvor, de que tirou Carta passada a 4 de Fevereiro de 1684, que está no liv. 51. da sua Chancellaria, sol. 34.

A D. Pedro de Almeida sez Conde de Assumar por Carta de 11 de Abril de 1677, que está na

dita Chancellaria, liv.31. fol.357.

A Diniz de Mello de Castro sez Conde das Galveas por Carta passada a 10 de Novembro de 1691, que está na dita Chancellaria, liv.49. sol.327.

A D. Manoel Coutinho fez Conde de Redondo (que havia vagado para a Coroa) por Carta de 20 de Dezembro de 1693, que está na dita Chancellaria, liv. 38. fol. 291.

A Lopo Furtado de Mendoça fez Conde do Rio-Grande por casar com D. Antonia Barreto de Sá, filha de Francisco Barreto de Menezes, por cujos finalados ferviços fe lhe fez esta merce, de que tirou Carta passada a 5 de Março de 1689, liv.21. da sua Chancellaria, fol.149.

A D. Miguel Luiz de Menezes fez Conde de Valadares por Carta de 20 de Junho de 1702, que

está na dita Chancellaria, liv.28. fol.224.

A D. Joseph de Menezes sez Conde de Vianna, de que tirou Carta passada a 8 de Fevereiro de 1692, e está na dita Chancellaria, livro 37. sol. 368.

A D. Luiz de Lencastre sez Conde de Villa-Nova, titulo, que renovou na sua pessoa por acções, que tinha a esta Casa, em que succedeo a seu

irmao o Conde de Figueiró.

A Joao Gomes da Sylva fez Conde de Tarouca, titulo, que renovou na sua pessoa por casar com D. Joanna de Menezes, herdeira da Casa de Tarouca, de que tirou Carta, seita a 20 de Fevereiro de 1698.

A Manoel de Mello, Grao Prior do Crato, da Ordem de S. Joao de Malta, deu as honras de Conde, de que tirou Carta, feita a 18 de Feverei.

ro de 1668, que está no livro 32. fol. 375.

A Manoel Jaquez de Magalhaens fez Visconde de Fonte Arcada, como se vê da Carta, que se lhe passou a 6 de Fevereiro de 1671, que está no livro 41. fol.59.

E nas mais Casas continuou os titulos, ainda nas em que nao havia vidas, e nas de seus pays,

deu

deu tambem titulo aos filhos, havendo dous, e al-

guma vez tres nas mesmas Casas.

Supposto, que os Criados, que servirao os officios da Casa Real, e Reyno, forao confirmados por ElRey quando entrou na Regencia do Reyno, erao os mesmos, que servirao a ElRey seu irmao, e já ficao referidos; com tudo para mayor clareza, e porque depois se seguirao outros, nos pareceo dar conta delles, e daquelles, que immediatamente servirao a sua Real pessoa, como forao os Gentis-homens da sua Camera, que entrarao a fervir às femanas : pe'o que nao teve exercicio o officio de Camereiro môr, que naquelle tempo era D. Francisco de Sá de Menezes, I. Marquez de Fontes, a quem o Secretario de Estado Pedro Vieira da Sylva, quando se celebrarao as primeiras Cortes no anno de 1668, fez aviso para acompanhar a ElRey, (entao Principe) e affistir detraz da cadeira, com declaração, que havia de levar o me-Ihor lugar o Gentil-homem da Camera de semana, precedendo, e ficando o Marquez à sua mao esquerda, o que lhe protestou, de que o Secretario de Estado, e o Notario publico Jacintho Fagundes Bezerra, Escrivao da Camera del Rey, lhe derao por escrito o seu protesto, como consta do mesmo Auto.

E porque o governo del Rey começou pela Regencia nas Cortes, em que soy jurado Principe, e successor da Coroa, em huma sesta feira da tarde

de 27 de Janeiro do anno de 1668, e nas que se celebrarao em 9 de Junho de 1669, como temos dito, referiremos sem precedencia, os que se acharao neste Auto, occupando os officios da Casa Real, e Reyno, e forao os seguintes:

D. Nuno Alvares Pereira de Mello, Duque do Cadaval, do Conselho de Estado, sez o officio

de Condestavel.

D. Joao da Sylva, Marquez de Gouvea, do Conselho de Estado, e Presidente do Desembargo do Paço, Mordomo môr.

Luiz Alvares de Tavora, III. Conde de S. Joao, do Conselho de Guerra, Gentil-homem da

Camera, que estava de semana.

Luiz da Sylva Tello de Menezes, que tambem era Gentil-homem da Camera, e occupava o lugar de Regedor da Casa da Supplicação.

D. Joao Mascarenhas, Conde da Torre, do Conselho de Guerra, Gentil-homem da Camera,

depois do Conselho de Estado.

Manoel Telles da Sylva, II. Conde de Villar-Mayor, depois Marquez de Alegrete, Gentil-homem da Camera, depois do Conselho de Estado.

D. Rodrigo de Menezes, Gentil-homem da Camera, e seu Estribeiro môr, depois do Conselho

de Estado.

D. Francisco de Sottomayor, Bispo de Targa, Deas da Capella Real, Bispo eleito de Lamego, que exercitou a occupação de Capellas môr.

D.

D. Theodosio de Bragança, irmao do Duque de Cadaval.

D. Verissimo de Lencastre, do Conselho de Sua Magestade, e do Geral do Santo Officio, depois Arcebispo de Braga, Inquisidor Geral, e do Conselho de Estado.

Manoel de Saldanha, Conego da Sé de Lif-

boa, todos tres Sumilheres da Cortina.

D. Antonio Luiz de Menezes, Marquez de Marialva, do Conselho de Estado, Capitao General do Exercito de Alentejo, e Governador da Provincia da Extremadura, e Praça de Cascaes, Védor da Fazenda.

D. Vasco Luiz da Gama, Almirante da India, I. Marquez de Niza, e Martim Assonso de Mello, II. Conde de S. Lourenço, ambos do Confelho de Estado, que erao Védores da Fazenda.

Henrique de Sousa Tavares, III. Conde de Miranda, (depois Marquez de Arronches) do Confelho de Estado, e Governador da Relação do Por-

to.

D. Joao Mascarenhas, Conde de Sabugal, do Conselho de Guerra, sez o officio de Meirinho môr.

Luiz de Mello, Porteiro môr, e Capitao da Guarda Portugueza, depois tirou Carta passada a 2 de Julho de 1671, que está no livro 36. da sua Chancellaria, sol. 58. em que diz succedera a seu pay.

Tom.VII. Uuuu D.

D. Lucas de Portugal, Mestre-Salla da Casa Real.

Lourenço de Sousa de Menezes, Conde de Santiago, Aposentador môr.

Fernao de Sousa Coutinho, (depois Conde

de Redondo) Védor da Casa Real.

D. Diogo de Menezes, fez o officio de Re-

posteiro môr nas Cortes de 1668.

Luiz de Mello da Sylva, Conde de S. Lourenço, fez o officio de Reposteiro môr nas Cortes de 1669.

D. Alvaro Pires de Castro, I. Marquez de Cascaes, do Conselho de Estado, Coudel môr, Fronteiro môr, e Alcaide môr de Lisboa.

D. Pedro da Costa, Armador môr.

Garcia de Mello, Monteiro môr do Reyno. Martim de Sousa de Menezes, Copeiro môr.

D. Francisco de Sousa, Capitao da Guarda Alemãa.

Francisco de Faria, Almotacé môr do Reyno.

D. Antonio Alvares da Cunha, Trinchante da Cafa Real.

Henrique Carvalho e Sousa, Senhor da Azambugeira, Provedor das Obras do Paço.

D. Thomás de Noronha, do Confelho de Estado, que era Presidente do Conselho Ultramarino.

D. Diogo de Lima, VIII. Visconde de Villa-Nova da Cerveira, do Conselho de Estado, Presidente da Junta do Commercio.

D. Antonio de Mendoça, do Conselho de Estado, Sumilher da Cortina, era Presidente da Messa da Consciencia, e Ordens, eleito Arcebispo de Braga.

Pedro Vieira da Sylva, do seu Conselho, e

Secretario de Estado.

Pedro Sanches Farinha, do seu Conselho, e

Secretario das Merces, e Expediente.

Antonio Cavide, Alcaide môr de Borba, do Conselho da Fazenda de Sua Magestade, e seu Secretario.

Pedro Jaques da Magalhaens, do Conselho de Guerra, General da Armada Real.

Francisco de Brito Freire, Almirante da Ar-

mada Real.

O Doutor João Velho Barreto do Rego, do seu Conselho, e do Desembargo do Paço, Chanceller môr do Reyno.

Acharaő-se nos mesmos Autos das Cortes outros Fidalgos, que eraő do Conselho de Estado, que naő devemos omittir, além dos já referi-

dos.

D. Francisco de Sousa, III. Conde do Prado, (depois Marquez das Minas) Governador das Armas do Minho, do Conselho de Estado.

Nuno de Mendoça, II. Conde de Val de

Reys, do Conselho de Estado.

Ruy de Moura Telles, Estribeiro môr da Princeza, do Conselho de Estado.

Tom.VII. Uuuu ii E

E tambem forao do Conselho de Guerra outros, além dos já mencionados.

D. Fernando de Menezes, Conde da Ericei-

ra, depois do Conselho de Estado.

D. Sancho Manoel, Conde de Villa-Flor.

Francisco Barreto de Menezes.

Gil Vaz Lobo.

Todos estes sorao, e exercerao as occupações, que tinhao no Reynado del Rey D. Assonso, e o continuarao depois desde o principio do governo del Rey D. Pedro, e sendo largo o seu Reynado, occuparao os mesmos empregos differentes Fidal-

gos, e forao os seguintes:

Dom Joao Mascarenhas, V. Conde de Santa Cruz, foy seu Mordomo môr por Carta de 24 de Setembro do anno de 1686, que está no livro 33. fol. 42. e nella diz: Com declaração, que o servirá com as Ordens, e Regimento, que lhe mandarey dar, com o qual haverá aquella tença, foros, proes, e percalços, interesses, e todos os poderes, e superioridades, jurisdicção, mando, preeminencias, e liberdades, graças, e privilegios, com que sempre obtiveras o dito officio, e de todo usarao os outros Mordomos môres das Cajas dos Senhores Reys destes Reynos, como de direito lhe pertence. Notifico-o assim ao V eedor da minha Cafa, e a todos os Officiaes della, e quaesquer outros Officiaes, e pessoas, a que tocar o conhecimento desta, e lhes mando, que lhe obedeção em tudo aquillo, que pelo poder, e jurisdisção do seu oficio, por meu servi-

ço da minha parte lhes mandar assim, e tao inteiramente como deve fazer, sob aquellas penas, que por bem do dito officio elle lhes pode por, as quaes dará à execução naquelles, que nellas encorrem, e por esta o hey por metido de posse do dito officio, para logo o servir, e delle usar.

D. Martinho Mascarenhas, que depois soy Marquez de Geuvea, succedeo a seu pay no officio de Mordomo môr, de que se lhe passou Carta a 8 de Outubro de 1701, que está no livro 26. sol. 527, e na sua menoridade servio este officio o II. Marquez de Marialva D. Pedro de Menezes, que era Gentil-homem da Camera, e do Conselho de Estado.

D. Joseph de Menezes, Conde de Vianna, foy seu Estribeiro môr, de que nao tirou Carta, e depois soy Gentil-homem da Camera, e do Conselho de Estado.

Luiz de Sousa, depois Arcebispo de Lisboa, do Conselho de Estado, e Cardeal da Santa Igreja de Roma, soy Capellao môr, e sagrado Bispo de Bona a 28 de Agosto de 1671

Dom Fr. Joseph de Leucastre, que tinha sido Bispo de Leiria, e soy Inquisidor Geral, e do Conselho de Estado, soy seu Capellao môr, em que succedeo ao Arcebispo Luiz de Sousa, de que se lhe passou Carta a 17 de Janeiro de 1702, que está no livro 44. sol. 223. da sua Chancellaria.

Nuno da Cunha de Ataide, seu Sumilher da Corti-

Cortina, Inquisidor de Lisboa, Deputado da Junta dos Tres Estados, que havia recusado o Bispado de Elvas, e depois sagrado Bispo de Targa, soy seu Capellao môr, de que teve Carta passada a 7 de Setembro de 1705, que está no liv. 63. sol. 168. depois soy Cardeal da Santa Igreja Romana, como veremos adiante.

D. Fernando Martins Mascarenhas, II. Conde de Obidos, e de Sabugal, soy Meirinho môr do Reyno por Carta de 8 de Fevereiro de 1672, que

está no liv. 42. fol.4.

D. Marcos de Noronha, Deputado da Junta dos Tres Estados, Capitao General de Mazagao, e Governador da Fortaleza de S. Juliao da Barra, foy seu Mestre-Salla por Carta de 25 de Janeiro de 1685, que está no liv. 32. sol. 15. da dita Chancellaria.

D. Lourenço de Almada, Senhor de Pombalinho, Deputado da Junta dos Tres Estados, Governador, e Capitao General da Ilha da Madeira, do Reyno de Angola, e Estado do Brasil, soy seu Mestre-Salla por Carta seita a 22 de Outubro de 1696, que está no livro 52. sol. 38.

D. Antonio Estevao da Costa, soy Armeiro môr, como se vê na Provisao do seu ordenado passada a 18 de Novembro de 1704, que está no livro

19. fol.252.

Francisco de Mello, Deputado da Junta dos Tres Estados, soy Monteiro môr do Reyno por Carta de 29 de Abril de 1706, liv.56. sol.228.

D.

D. Filippe de Sousa, Deputado da Junta dos Tres Estados, Capitao da Guarda Alemãa, que começou a servir nos impedimentos de seu pay D. Francisco de Sousa por Alvará de 2 de Outubro de 1692, que está no livro 19. fol.252.

D. Antonio de Castellobranco, soy Capitao de huma das Companhias da Guarda Portugueza,

que exercitou até a morte.

Manoel de Mello, Grao Prior da Ordem de S. Joao em Portugal, que foy Capitao de huma das Companhias da Guarda Portugueza, e era tambem Porteiro môr.

Alvaro de Sousa e Mello, soy tambem Porteiro môr, e Capitao da Guarda Portugueza, como consta da sua Carta passada a 31 de Março de 1696, e que succedera a seu pay Manoel de Mello.

D. Francisco de Castro, Senhor de Reris, soy Almirante de Portugal por Carta de 30 de Julho de 1675, que está no liv. 42. sol. 213. e succedeolhe seu silho D. Luiz Innocencio no mesmo posto, e soy Capitao de huma das Companhias da Guarda Portugueza, de que se lhe passou Carta a 19 de Julho de 1705, que está no livro 63. sol. 137. e na sua menoridade servio este posto Lopo Furtado de Mendoça, I. Conde do Rio Grande, por Alvará de 19 de Julho de 1705, que está no sivro 63. sol. 137.

Aleixo de Sonsa de Menezes, II. Conde de Santiago, soy seu Aposentador môr, de que tirou

Carta

Carta feita a 27 de Abril de 1695, que está no li-

vro 39. e succedeo a seu pay.

Gonçalo Joseph Carvalho Patalim, Senhor da Azambugeira, foy Provedor das Obras Reaes, e na sua menoridade servio este lugar seu tio Lourenço Pires Carvalho, Commissario Geral da Cruzada, e por sua morte succedeo

D. Joao da Costa, III. Conde de Soure, e tirou Carta feita a 24 de Março do anno de 1703,

que está no livro 54. fol. 344.

Martinho de Sousa de Menezes, III. Conde

de Villa-Flor, foy Copeiro môr.

D. Pedro Alvares da Cunha, Senhor de Tavoa, foy Trinchante pela renuncia de seu pay D. Antonio Alvares da Cunha, de que se lhe passou Carta a 6 de Junho de 1687, e está no livro 18. fol. 62.

Manoel de Vasconcellos e Sousa, soy tambem Trinchante por Carta de 9 de Dezembro de 1703, que está no liv. 45. fol. 256. vers. lugar, em que suc-

cedeo a seu sogro Diogo de Brito Coutinho.

Antonio Luiz da Camera Coutinho, depois Vice-Rey da India, foy Almotacé môr por Carta de 8 de Janeiro de 1671, que está no liv. 46. fol. 255. succedeo a seu tio Francisco de Faria, e a elle seu filho Joao Gonçalves da Camera Coutinho.

D. Joao de Almeida, depois Conde de Assumar, Embaixador Extraordinario a ElRey Carlos III. foy Védor da Casa Real, como se vê de hum

Alvará

Alvará passado a 18 de Novembro de 1679, que

está no liv. 32. fol. 358.

D. Joaō de Sousa, General da Artilharia do Minho, com o governo das Armas daquella Provincia, teve o mesmo emprego, e succedeolhe no lugar de Veador seu silho D. Francisco de Sousa, como se vê de hum Alvará passado a 20 de Mayo de 1706, que está no livro 63. fol. 198.

Luiz Cesar de Menezes, que soy Governador, e Capitao General de Angola, e da Bahia, teve o officio de Alseres môr por Carta de 23 de Ju-

lho de 1664, que se vê no liv. 20. fol.44.

Forao Sumilheres da Cortina D. Luiz de Soufa, Lente de Prima de Theologia na Universidade de Coimbra, Deputado da Mesa da Consciencia, e Ordens, e do Santo Officio, depois Bispo de Lamego, Embaixador Extraordinario a Roma, e ultimamente Arcebispo Primaz, do Conselho de Estado.

Lourenço Pires Carvalho, Deputado do Santo Officio, da Mesa da Consciencia, e da Junta dos Tres Estados, Arcediago da Sé de Lisboa, Commissario Geral da Bulla da Cruzada, que recusou o

Bispado de Lamego.

D. Alvaro de Abranches, Conego na Sé de Lisboa, e Deputado da Inquisição, depois Bispo de Leiria.

D. Joao de Sousa, Deputado do Santo Officio, depois Bispo do Porto, Arcebispo de Braga, e Lisboa, do Conselho de Estado.

Tom.VII. Xxxx D.

D. Antonio de Vasconcellos, Deputado do Santo Officio, Deao da Sé de Lisboa, Bispo de La-

mego, e de Coimbra.

D. Simao da Gama, Conego da Sé de Lifboa, Deputado do Santo Officio, Reytor da Universidade de Coimbra, depois Bispo do Algarve, Arcebispo de Evora, do Conselho de Estado.

D. Joseph de Menezes, que soy Dom Prior de Guimaraens, e teve grandes lugares, e ultima-

mente Arcebispo Primaz das Hespanhas.

Diogo de Sousa, do Conselho de Estado, e do Geral do Santo Officio, e depois Arcebispo de Evora.

Ruy de Moura Telles, Thesoureiro môr, e Conego da Sé de Evora, Reytor da Universidade de Coimbra, Deputado da Mesa da Consciencia, e Ordens, depois Bispo da Guarda, Arcebispo Primaz, e do Conselho de Estado.

D. Pedro de Sousa, Dom Prior da Collegiada

de Guimaraens.

Nuno da Sylva Telles, Deao de Lamego, Conego de Evora, Reytor, e Reformador da Universidade de Coimbra, Deputado do Santo Officio, e da Mesa da Consciencia, e Ordens.

D. Nuno Alvares de Portugal, Conego da Sé de Coimbra, Deputado do Santo Officio, e do Tri-

bunal da Bulla da Cruzada.

D. Joad de Sousa, Inquisidor da Inquisição de Lisboa, e Dom Prior de Guimaraens.

D. Joseph de Almada, Arcipreste da Sé de Lisboa.

D. Nuno Alvares Pereira de Mello, Deao da Sé de Portalegre, Deputado do Santo Officio, e da Junta dos Tres Estados, Inquisidor de Coimbra, Reytor, e Resormador da Universidade de Coimbra, e ultimamente Bispo de Lamego.

Antonio de Saldanha, Conego da Sé de Lifboa, Deputado do Santo Officio, que foy depois

Bispo de Portalegre, e da Guarda.

D. Joao Mascarenhas, Conego, e Arcediago da Sé de Lisboa, Deputado da Inquisição, que soy Bispo de Portalegre, e da Guarda.

D. Alvaro Pires de Castro e Noronha, Arcediago da Sé de Lisboa, Deputado do Santo Officio,

que foy Bispo de Portalegre.

D. Fernando de Faro, Deputado da Mesa da

Consciencia, e Ordens, que soy Bispo de Elvas.

D. Francisco de Sousa, do Conselho Geral do Santo Officio, Deputado da Mesa da Consciencia, Conego Doutoral da Sé da Guarda, Commissario Geral da Bulla da Cruzada.

D. Joseph de Mello, Conego de Coimbra,

Deputado da Junta dos Tres Estados.

Francisco Correa de Lacerda, foy Secretario de Estado, o que consta da Carta do Conselho seita a 25 de Setembro de 1679, na qual diz: Francisco Correa de Lacerda, meu Mestre, e meu Secretario de Estado.

Tom.VII. Xxxx ii D.

D. Fr. Manoel Pereira, Bispo do Rio de Janeiro, onde nao soy pela renuncia, que sez do dito Bispado, do seu Conselho, e do Geral do Santo Officio, soy Secretario de Estado por Carta do ando de 1680, que está no liv.39. sol.316.

Mendo de Foyos Pereira, do seu Conselho, que havia sido Enviado Extraordinario na Corte de Madrid, soy Secretario de Estado por Carta de 20 de Agosto de 1686, que está no liv. 32. sol. 373.

Joseph de Faria, do seu Conselho, e do da sua Fazenda, que havia sido Enviado Extraordinario na Corte de Madrid, Guarda môr da Torre do Tombo por Carta de 25 de Janeiro de 1695, que está no liv. 39. fol. 221. (a quem succedeo Luiz do Couto Felix no dito lugar de Guarda môr por Carta de 17 de Dezembro de 1703) e Chronista môr do Reyno por Carta de 11 de Abril de 1695, soy Secretario da Assinatura, e depois por impedimento de Mendo de Foyos servio de Secretario de Estado.

D. Antonio Pereira da Sylva, do seu Conselho de Estado, Bispo de Elvas, que havia sido Conego Doutoral de Evora, Deputado do Santo Officio, e Junta dos Tres Estados, soy Secretario de Estado, de que teve Carta passada a 2 de Setembro de 1703, que está no livro 45. fol.239.

Dom Thomás de Almeida, do seu Conselho, e seu Sumilher da Cortina, Deputado da Mesa da Consciencia, e Ordens, e do Santo Ossicio, Chan-

celler

celler môr do Reyno, servio de Secretario das Merces, e Expediente, e soy Secretario de Estado por Carta de 3 de Março de 1705, que está no liv. 30. fol.79. e tendo occupado os mayores lugares, e illustrado as Igrejas do Porto, e Lamego, he Patriarcha de Lisboa, e Cardeal da Santa Igreja Roma, na, como diremos.

Joao de Roxas de Azevedo, que havia sido Secretario del Rey, quando Infante, e nomeado Embaixador, e Plenipotenciario à paz de Nimega, soy depois seu Secretario da Assinatura, e Chanceller môr do Reyno por Carta de 2 de Mayo de 1681, que está no liv. 48. sol. 3. e nella diz: Meu Secretario, do meu Conselho, e Desembargador do Paço.

Roque Monteiro Paim, do seu Conselho, e

da sua Fazenda, foy seu Secretario.

Bartholomeu de Sousa Mexia, do Conselho

da Fazenda, foy Secretario da Assinatura.

Dom Luiz de Menezes, Conde da Ericeira, que havia sido Governador das Armas de Traz dos Montes, e General da Artilharia, soy Védor da Fazenda por Carta de 16 de Outubro de 1681, que

está no liv. 34. fol. 106.

Manoel Telles da Sylva, Conde de Villar-Mayor, (depois Marquez de Alegrete) de quem já dissemos, que era seu Gentil-homem da Camera, soy do Conselho de Estado, e Védor da sua Fazenda por Carta de 24 de Outubro de 1684, que está no liv. 18. sol. 111. e havia sido Regedor da Casa da Supplicação.

Hen-

Henrique Correa da Sylva, Conde da Castanheira, do Conselho de Estado, soy Védor da Fazenda.

D. Luiz da Sylveira, Conde de Sarzedas, que foy do Conselho de Estado, Védor da Fazenda por Carta passada a 12 de Agosto de 1701, que está no livro 54. sol. 113.

Dom Pedro Antonio de Noronha, Conde de Villa-Verde, do Conselho de Estado, Mestre de Campo General com o Governo da Cavallaria de

Alentejo, foy Védor da Fazenda.

D. Joao da Sylva, Marquez de Gouvea, do Conselho de Estado, soy Presidente do Desembargo do Paço, que soy muitos annos, e o era no de 1686, como consta da sua Carta passada a 16 de Janeiro do referido anno, que está no liv. 16. sol. 198.

Garcia de Mello, Monteiro môr do Reyno, do Conselho de Estado, soy tambem muitos annos Presidente do Desembargo do Paço por Carta de 11 de Março de 1688, que está no liv. 18. sol. 176. tinha sido Presidente do Senado da Camera, da Mesa da Consciencia, e Ordens, por Carta de 4 de Outubro de 1672, que está no livro 30. sol. 76. e Regedor da Casa da Supplicação.

D. Nuno Alvares Pereira de Mello, Duque de Cadaval, do Conselho de Estado, Mordomo môr da Rainha, Mestre de Campo General junto à pessoa del Rey, soy Presidente do Conselho Ultramarino por Carta de 29 de Junho de 1670, que

está

está no livro 29. fol.133. depois Presidente da Junta do Tabaco, quando se erigio este Tribunal, lugar, que occupou até o anno de 1698, em que entrou a ser Presidente do Desembargo do Paço, que ex-

ercitou até que faleceo no anno de 1727.

D. Antonio Luiz de Sousa, Marquez das Minas, do Conselho de Estado, Governador das Armas com mando supremo na Beyra, Alentejo, e Catalunha, soy Presidente da Junta do Tabaco, de que teve Carta passada a 27 de Novembro de 1704, que está no liv. 56. sol. 42.

Nuno da Cunha de Ataide, Conde de Pontevel, do Conselho de Guerra, Estribeiro môr da Infanta D. Habel, soy Presidente do Senado da Camera de Lisboa, de que tirou Carta passada a 15 de Janeiro de 1686, que está no liv. 17. sol. 222. soy

depois Presidente da Junta do Commercio.

D. Francisco de Sousa, do Conselho de Estado, Capitas da Guarda Alemãa, soy Presidente do Senado da Camera de Lisboa por Carta de 2 de Abril de 1692, que está no liv. 19. fol. 163. e depois Presidente da Mesa da Consciencia, e Ordens, de que se lhe passou Carta a 27 de Março de 1705, que está no liv. 29. fol. 287.

Joao da Sylva Tello de Menezes, III. Conde de Aveiras, Deputado da Junta dos Tres Estados, foy Presidente do Senado da Camera de Lisboa, de que se lhe passou Carta a 14 de Novembro de 1702,

que está no liv. 44. fol. 286.

D. Fernando de Menezes, Conde da Ericeira, do Conselho de Estado, que havia sido Governador, e Capitao General de Tangere, soy Regedor das Justiças por Carta de 4 de Outubro de 1672, que está no liv.30. sol.76. vers.

Francisco de Tavora, Conde de Alvor, do Conselho de Estado, que havia sido Governador de Angola, e Vice-Rey da India, soy Regedor da Casa da Supplicação por Carta de 11 de Março de

1688, e está no livro 34.

Lourenço de Mendoça, Conde de Val de Reys, do Conselho de Estado, Deputado da Junta dos Tres Estados, soy Regedor das Justiças.

D. Francisco de Sousa, Marquez das Minas, soy Presidente do Conselho Ultramarino por Carta de 15 de Julho de 1673, está no liv. 37. fol. 128.

Nuno de Mendoça, Conde de Val de Reys, do Conselho de Estado, Mordomo môr da Casa da Insanta D. Isabel Luiza Josesa, soy Presidente do Conselho Ultramarino por Carta de 11 de Setembro de 1696, que está no liv.17. sol. 281.

Fr. Luiz Coutinho, que tinha sido Geral da Ordem de Cister neste Reyno, soy Esmoler môr por Carta de 22 de Mayo de 1680, que está no li-

vro 40. fol. 23.

Fr. Pedro de Lencastre, da Ordem de Cister, foy seu Esmoler môr por Carta de 5 de Outubro do anno de 1693, que existe no livro 58. da sua Chancellaria, fol.376. Foy depois Bispo de Elvas.

Casou

Casou a primeira vez a 2 de Abril de 1668

com a Rainha D. Maria Francisca de Sabova, que havia nascido na Corte de Pariz a 21 de Junho de 1646, chamada a Princeza de Aumale, filha de Carlos Amadeo de Saboya, Duque de Neomurs, e da Duqueza Isabel de Vandome, como deixamos escrito no Capitulo precedente. A natureza a adornou de singular fermosura, e de excellentes virtudes, com hum talento sublime, em que brilhou o seu entendimento dentro nos limites da prudencia com singular moderação, como se vio nos importantes negocios, que occorrerao no principio do feu Reynado, em que a constancia pode superar as mayores difficuldades, desprezando as conveniencias proprias, por nao manchar a consciencia; e assim soube romper com resolução os mayores embaracos, com animo verdadeiramente Real, e Christao. Contava a Rainha poucos annos, quando D. Fernando de Meneperdeo o Duque seu pay, e sicando com sua irmãa ra: Compendio Historia Princeza Maria Joanna Bautista, depois Duque- co, e Panegyrico da Vida da Rainha Dona za de Saboya, debaixo da tutela da Duqueza sua Maria Francisca, m.t. mãy, cuja prudencia era tanta, que com todo o cuidado a instruío em todas as artes, e virtudes, convenientes à sua altissima esféra, sendo mais essicazes as lições, que lhe dava com o proprio exemplo. Foraő as principaes os exercicios devotos à frequencia da Oração, e Sacramentos, de sorte, que habituada nestas virtudes, as conservou todo o discurso da sua vida. E conformando-se com os esty-Tom. VII. Yyyy

zes, Conde da Ericei-

los da Corte de França, assistia com sua may, e as outras Princezas, aos licitos divertimentos, que se permittem. Frequentava com mayor gosto a communicação das Capuchas Descalças de Pariz da primeira Regra de Santa Clara na Reforma da Beata Collecta, e com ellas tinha particular correspondencia, por serem os Senhores da sua Casa Padroeiros daquelle observante Mosteiro. Com estas Religiosas conferia materias espirituaes, e devotas, caufando admiração, que huma Princeza na flor da idade se applicasse tanto a estes exercicios; e asfim continuou até a idade juvenil com a Princeza fua irmãa. Mas vendo-se destituidas do mayor alivio, porque arrebatada a Duqueza de huma grave doença perdeo a vida, foy este golpe tao sensivel às duas Princezas, que elegerao (conforme o louvavel estylo de França) para consolação, e alivio da mayor pena, apartaremse dos divertimentos da Corte, e recolheremse no Mosteiro de Santa Maria na mesma Cidade, da filiação de S. Francisco de Sales, de quem a Rainha era devota, atrahida da sua doutrina espiritual, e nelle jazia a Duqueza sua mãy. Porém era tal a affeição, que as Princezas tinhao ao Mosteiro das Capuchas, que as suas visitas, quando sahiao do seu Convento, era só para aquelle, e às Religiosas tratavas com grande carinho, sendo o seu trato o mais estimado entertenimento. Era tao grande a inclinação, que a Rainha tinha às Capuchas, e tao inseparavel do seu animo,

Fundação do Convento do Santo Crucifixo m. f. de que tenho copia.

animo, que quando passou de França a Portugal trouxe em sua companhia quatro Religiosas do referido Mosteiro, precedendo licença dos seus Prelados, e da Santa Sé Apostolica, com a determinação de fundar hum Moheiro, em que se professasse o seu Instituto, como com esseito edificou. Forao ellas a Madre Maria de Santo Aleixo, que era a Prelada, e foy a primeira Abbadessa do Mosteiro do Santo Crucifixo, que vulgarmente chamao as Francezas, nome derivado destas, que primeiro o habitarao; mulher de grande religiao, e observancia, a quem a Rainha tinha em muita estimação, que já havia confeguido nos Principes da fua Cafa, a qual faleceo a 4 de Novembro de 1689 chea de merecimentos, como neste dia diremos no Agislogio Lustano. As outras erao Soror Amada de Santa Clara, Soror Isabel de S. Paulo, e Soror Cecilia de Pariz, as quaes todas embarcarao na mesma nao da Armada, em que a Rainha veyo, sendo tratadas com tanto cuidado, e amor, como quem as estimava como Companheiras, fendo a Madre Maria de Santo Aleixo inseparavel da sua Real pessoa, de sorte, que a toda a hora estava com ella, e em quanto viveo, a tratou sempre com grande amisade, e respeito.

Entre as virtudes, que luzirao na Rainha, foy a prudencia, com que se havia nos negocios politicos, e a affabilidade, com que tratava a todos. Ericeira: Compendio da Em breve tempo se fez capaz de fallar a lingua Por. Vida da Ramba.

Tom. VII. Yyyy ii tugue-

tugueza, e tomou o trage, largando, o que usava, tanto, que entendeo dava nisso gosto ao Principe seu esposo, e praticando os costumes, parecia mais nascida em Lisboa, que em Pariz; e sem embargo da sua Real pessoa ser revestida de respeitosa Magestade, com tudo tratava às Senhoras Portuguezas com benignidade, escolhendo muitas para os seus divertimentos, com que honesta, e decorosamente se entretinhao; e favorecendo algumas, sez sempre grande estimação da Nobreza; e assim era entre todos bemquista, e respeitada. Conservou no Paço os antigos costumes, sem que se alterasse a authoridade, e respeito no serviço, sendo ella o principal instrumento, para que se guardasse a formalidade, e eticheta Portugueza em todo o seu vigor. El-Rey seu marido venerou justamente as suas virtudes; communicavalhe os negocios mais graves, em que mostrava juizo nos discursos, e prudencia nas resoluções, assistidas porém de singular modestia, e fogeição ao arbitrio de seu esposo; e se algumas vezes discordavao as opinioens, julgava só conveniente, o que elle resolvia. He grande prova, do que referimos, a occasiao, em que se tratou a paz com Castella, opposta entao aos interesses de França, em que venceo a prudencia a mesma natureza; porque revestida sómente da gloria de seu esposo, que a queria conceder, quando estavao as suas armas vitoriosas, ella sem entrar em duvida, abandonou os negociados del Rey de França, propostos

com

com grande ardor pelos seus Ministros. Assim El-Rey a estimou com tao extremosa paixao, sendo na sua morte tao excessivo o sentimento, que esteve resoluto a nao passar a segundas vodas, como dissemos. Creou sua filha em prudentes, e santas maximas, fendo a primeira licao a observancia dos preceitos Divinos, e exercicios devotos: inftruhio-a na lingua Franceza, e Italiana, na licao das Historias, e achando na Infanta juizo claro, suave inclinação, e prompta obediencia, facilmente conseguio, o que desejava. Porém como sempre na sua vida, entre as mayores felicidades, encontrou a Rainha motivos de exercitar a paciencia, lhe fobreveyo novo sentimento, malogrando-se a esperança de dar ao Reyno outro successor, que o segurasse com mayores fundamentos.

Sahio a Rainha da Corte no anno de 1670 pelo Tejo no bargantim Real com a Infanta, acompanhada das Damas, e Officiaes da sua Casa a assistir ao Principe, de quem nunca se apartava, na
casa de Campo de Salvaterra: chegou a Rainha a
Villa-Franca, situada na borda do Tejo, aonde determinou sicar aquella noite. Achava-se segunda
vez pejada de tres mezes, e com alguma molestia,
que encobrio: no outro dia de madrugada quiz
continuar a jornada, veyo o almoço, e pondo-se à
mesa lhe derao humas dores tao vivas, que nao
pode comer nada. D. Joao de Sousa, hum Fidalgo
velho, e venerando, Commendador da Ordem de
Malta,

Malta, que depois foy Grao Prior do Crato da mesma Ordem em Portugal, e seu Veador, que estava de semana, disse à Rainha, que era de parecer, que nao continuasse a jornada, vendo-se tao molestada; porque della se poderia seguir dar, que fentir, e que chorar a todo o Reyno, e não sem injuria dos seus Criados, que justamente culparia em lho nao representar, o que de nenhuma sorte devia permittir: a Rainha com severidade respondeo, que havia logo de partir: instou D. Joao, e ultimamente, revestido do zelo de Vassallo, do amor de Criado, e da authoridade dos seus annos, lhe disse: que no bargantim nao iria Sua Magestade, porque elle lhe poria anticipadamente o fogo. Mostrou a Rainha no semblante desagradarse da liberdade; porém como era dotada de grande prudencia, e entendimento, levantando-se da mesa disse ao Duque de Cadaval, seu Mordomo môr, que sicava em Villa-Franca, e que avisasse logo ao Principe, que já se achava em Salvaterra, e voltando para D. Joao de Sousa com muito agrado, de que naturalmente era dotada, lhe fallou dizendo: Não estou mal comvosco, porque fizestes tudo, o que eu esperava da vossa pessoa, das vossas cans, e do grande zelo, com que me assistis. Dom João com o mais profundo respeito lhe beijou a mao, e quando fahio à casa de fóra, to. dos os Companheiros o abraçarao, agradecendolhe a resolução de dizer à Rainha, o que convinha à sua Real pessoa, e à utilidade publica. Deste caso se collige

collige o sublime talento, e grandeza de espirito da Rainha, com que soube justamente avaliar o amor do Criado, merecedor verdadeiramente de tao grande honra. Crescerao os symptomas, e não valendo os remedios da medicina, teve finalmente a Rainha hum aborto, que foy do Principe seu esposo, e de todos sentido com excesso; e parecendo aos Medicos prevenir os damnos futuros, applicarao remedios, que tó servirao de lhe offender a saude, se bem com a natural constancia, de que era dotada, encobria os achaques de tal modo, que nao augmentasse o cuidado ao Principe; porque parecera livre delles, se os não descobrirão outros indicios: portando-se de sorte, que nunca lhe impedirao as audiencias, e applicação aos negocios publicos de conferencias com os Ministros naturaes, e Estrangeiros, que admirando o seu juizo, achavao resolução das mayores difficuldades. Ainda no seu tempo forao os Reys algumas vezes ao Confelho de Estado, levando comfigo as Rainhas, e ElRey D. Pedro o praticou algumas vezes indo com a Rainha D. Maria Francisca ao Conselho de Estado. No delRey D. Affonso foy a mesma Rainha com ElRey aos Conselhos de Estado, quando se tratava das queixas do Infante D. Pedro seu irmao. No Reynado del Rey D. Joao IV. tambem a Rainha D. Luiza foy algumas vezes ao Conselho de Estado, em que se observava o seguinte. Sahia ElRey do seu quarto ao da Rainha, onde esperava, que o Secretario de Estado

tado chegasse a dar recado, o qual participava ao Pagem da Campanhia, que o fazia presente a El-Rev. Sahiaō os Reys acompanhados dos Officiaes, e Criados das suas Casas, a Camereira môr, e Senhoras de Honor, e assim entravao na casa do Conselho de Estado, que era dentro no mesmo Paço: os Conselheiros estavao arrimados à parede, e depois que as Magestades se sentavao nas cadeiras, que estavao debaixo do docel, a Rainha à mao esquerda del Rey, costume da nossa Corte, (que El-Rey D. Pedro nunca usou, porque sempre deu a mao direita às Rainhas suas esposas) sahiao para fóra da casa todos os que acompanharao às pessoas Reaes, e mandava ElRey sentar, e cobrir aos do Conselho. Na casa immediata ficavao as Senhoras de Honor sentadas em huma alcatifa, e a Camereira môr em almofada, preeminencia, que gozao pelo seu lugar, ainda que nao sejao Marquezas, como se vio na Condessa de Unhao D. Francisca de Tavora, Camereira môr da Rainha Dona Maria Francisca Isabel de Saboya. Acabados os negocios, que levarao as Magestades ao Conselho, sahiao acompanhados na mesma fórma, que entrarao, e os Conselheiros de Estado tanto, que os Reys se levantavao, voltavao a buscar a parede, de donde faziao as ultimas continencias aos Reys.

P. de Orleans la Vie de la Reine de Port. Entrou a Rainha em outros negocios mais importantes, em que brilhou o seu admiravel talento. Como sempre soy bem inclinada, e devota, nos ul-

timos

timos annos da sua vida, começou a entrar na idéa do caminho da perfeição, para o qual depois Deos a chamou; porque sendo esta resolução no anno de 1680, em que passou até o mez de Janeiro de 1682, quando com ElRey foy para Almeirim, Casa de campo dos antigos Reys, muy abundante de caça grossa, exercicio, de que ElRey muito gostava: neste sitio, agradada a Rainha da solidao, lhe começou Deos a dar o gosto de qual era a verdadeira perfeiçao; e assim continuando a seguir as inspirações Divinas, entrou pelo caminho da vida devota, em que gastava o tempo escondidamente em exercicios santos, de que tirou a reflexao, que sez sobre os diversos estados da sua vida, e affirmava, que nunca havia tido focego, nem havia conhecido qual era a verdadeira paz, que satisfizesse o animo, senao depois, que se dera de todo a Deos sem reserva. Deste motivo tirou assumpto, com que escre- Prova num. 97. veo huma Elegia, em que retratando-se a si mesma, explicava o seu sentimento em huma alma, que butcava a paz fóra de Deos; a qual deu à Condessa da Ericeira D. Joanna de Menezes, muito favorecida sua pelas suas virtudes, e intelligencia da lingua Franceza, que a traduzio em Oitavas. Costumava dizer, que a devoção era boa para fazer feliz neste Mundo, e no outro. Toda resignada na vontade de Deos, e na direcção do seu Confesfor o Padre Pedro Pomerô, da Companhia de Jelu, continuou em exercicios fantos, com hum de-Tom.VII. Zzzz sejo.

sejo de conseguir a perseição, a que não faltando, nem por isso deixava de cumprir as obrigações do alto estado, em que Deos a havia posto, para o que se armava de huma pura intenção, e verdadeira humildade. Depois da Corte voltar para Lisboa, passou para a Quinta de Alcantara, já depois da Pascoa. Neste sitio, onde encontrava mais retiro, fez os exercicios espirituaes por dez dias, com direcção do seu Consessor, e então escreveo de propria mao certos propositos, que forao a guia da sua vida. Desta sorte vivia a Rainha com tanto cuidado, que hum anno antes da sua morte, nao entrava na sua idéa mais, que o desejo de huma morte Christaa, com hum tal desprezo do Mundo, que nada mais desejava, que estar em graça, e morrer, sem que a pompa, e a grandeza do Real estado lhe pudesse servir de remora a embaraçar os bons propositos. No anno seguinte de 1683 na quinta feira depois da Pascoa, em que a Rainha havia meditado sobre a vida, e a morte, reflectindo, que esta de ordinario costumava ser semelhante à vida, na mesma semana no Sabbado se achou com febre, e este foy o primeiro correyo, que ella teve do mal, de que faleceo. Nao conhecerao os Medicos a doença, fazendolhe remedios oppostos, e delles se lhe originou huma hidropisia, que foy a occasiao da sua morte. Foy longa a ensermidade, em que com differentes symptomas houve intervallos, que pareciao se restabelecia da queixa, de sor-

Prova num. 98.

te, que pelo tempo da Ascensão, se lhe conheceo tanta melhoria, que pode sazer de propria mão huma larga Carta ao seu Confessor, informando-o do que dentro em si passara, desde que principiara a doença, referindo as turbações, em que se achara, que durando poucos dias, com nova consiança se resignava na bondade de Deos, e tornara à

primeira paz, em que vivera.

Continuou a melhoria de sorte, que todos entenderao estava a Rainha restabelecida; porque depois da Pascoa do Espirito Santo, que soy a 6 de Junho, começou a ir à Tribuna da Capella, dar audiencia, attender aos negocios pelo seu costuma. do modo; mas nao durou neste estado muito, porque no fim do mesmo mez se sentio peyor, que antes: e continuando os remedios, e o tempo, no mez de Setembro sez huma Confissa geral, commungando com tal disposição, que o fez por Viatico, com todos aquelles actos, que se praticao com os moribundos, e determinou as disposições do seu Testamento, que escreveo de propia mao. Lembroulhe o Emperador Carlos V. e tendo na idéa imitallo, quiz fazer viva as suas proprias Exequias: porém reparando, que era precisa a pompa devida à Magestade, o nao executou; porque nao queria cousa alguma, que embaraçasse a sua devoção. Finalmente continuando a queixa, mudou-se para o sitio de Palhavãa para a casa do Conde de Sarzedas, e crescendo o mal, tomou o Santissimo Viatico da Tom. VII. 7.7.7.7 ii

mao do Arcebispo de Lisboa, Capellao môr, a 6 de Novembro, com grande edificação de todos os circunstantes; e depois agradecendo ao Arcebispo o haverlhe dado tao singular consolação, lhe pedio lhe désse a Extrema-Unçao, quando lhe parecesse tempo. Mandou chamar o Nuncio, que entao era Marcello Durazzo, para lhe applicar as Indulgencias da hora da morte, e depois de feita esta ceremonia, e recebida a sua benção, lhe disse, que lhe rogava, que assegurasse ao Papa, que ella morria obediente filha da Igreja Catholica Romana; accrescentando, que esperava da piedade do Pay universal da Christandade, se lembrasse da sua alma. Dilatou-se a doença, e continuou a Rainha nos seus fantos propositos, sofrendo com grande resignação, e paciencia os trabalhos da queixa. Confolava-a El-Rey, e a Princeza sua filha, e sendo estas só as pesfoas, que no Mundo lhe podiao causar affeição, totalmente desenganada, aspirava unicamente ao premio eterno; e assim corroborada com os Sacramentos determinados pela Igreja, se poz nas mãos do seu Confessor, e do Veneravel Padre Bartholomeu do Quental, e outros Religiosos de exemplar vida, e abraçada com hum Christo, tendo presente a Imagem da Virgem Senhora Nossa, repetindo actos de Fé, Amor, e Esperança, e devotas orações nas linguas Latina, e Franceza, sem as confundir, corroborada com as Indulgencias, que o Summo Pontifice lhe concedera para aquella hora, entre

entre orações dos Padres, que lhe affistiao, com grande acordo, devoção, e tranquillidade de animo, faleceo a 27 de Dezembro de 1683 em Palhavaā. Havia anticipadamente feito o seu Testamento, e mandado escrever pelo Doutor Sebastiao de Matos e Sousa, (que depois se recolheo na Congregação do Oratorio) e assinou a 20 de Novembro do referido anno, e approvado no dia seguinte pelo Secretario de Estado o Bispo D. Fr. Manoel Pereira, em que forao testemunhas o Duque de Cadaval, seu Mordomo môr, o Marquez de Arronches, o Arcebispo Inquisidor Geral, o Arcebispo de Lisboa, Capellao môr, o Visconde D. Diogo de Lima, todos do Conselho de Estado, D. Francisco Mascarenhas, seu Estribeiro môr, o Conde Barao, o Conde da Castanheira, e o Conde de S. Lourenço, Veadores da sua Casa. Nelle se admi- Prova num. 99. ra a sua Real piedade, e a caridade com o proximo, attendendo às necessidades dos pobres em todos os estados. Instituio por sua universal herdeira a Infanta D. Isabel sua silha, em que entrava o seu dote, que era hum milhao de cruzados, além de prata, joyas, e muito movel precioso, de grande valor. Nomeou por seu Testamenteiro a ElRey seu esposo, dizendo estas palavras: Sempre desejey quanto coube na humana fragilidade servir, e agradar a ElRey, meu Senhor, e Marido; e porque Sua Magestade he siel, e verdadeira testemunha do muito, que sempre o amey, nao tenho nesta parte, que encarecer,

carecer, so pedirlhe, que pelo reciproco amor, que entre nos houve, se sirva (por me fazer merce) de querer ser meu Testamenteiro, e por tal o nomeyo, suppondo o seu beneplacito. Em segundo lugar nomeou a Infanta sua filha, e depois roga a ElRey, que havendo de nomear Ministro, ou pessoa, para a execução do seu Testamento, seja o Duque de Cadaval, seu Mordomo môr, por estar certa do zelo, com que a servio na vida, que o fará na morte de forte, que possa a sua alma gozar da presença de Deos com mayor brevidade: recommendou muito a ElRey as suas criadas, e todas as pessoas, que a servirao, nomeando algumas Senhoras, e outras pessoas, às quaes ella desejava, que Sua Magestade gratificasse o seu serviço, e merecimento. Duqueza de Saboya fua irmãa, deixou huma joya de grande preço. Instituio duas Missas quotidianas, onde fosse sepultada. Mandou fazer a Capella de S. Francisco de Sales na Igreja do Espirito Santo, da Congregação do Oratorio de S. Filippe Neri, instituindo tres Missas quotidianas, duas pelas almas de seus pays, que em sua vida já se celebravao, e huma pela sua alma. Mandou, que se dissessem, com a brevidade possivel, vinte mil Missas: que se casassem vi ite orfãas as mais desampara. das: que se resgatassem tres meninos, e cinco mulheres de terra dos Mouros: mandou soccorrer os prezos: deixou esmolas a muitos Hospitaes, Misericordia, e a todos os Mosteiros Capuchos, e pobres,

bres, que nao tinhao rendas; e outros muitos legados pios, em que exercitou a caridade, nao se esquecendo das pessoas, que a haviao servido, com tal amor, e affecto, que bem mostra nas expressoens qual era a sua devocao, como se póde ver no seu Testamento, que vay por inteiro lançado nas Provas. No Noviciado da Cotovia da Companhia de Lisboa se vê a Capella dedicada à Conceição da Virgem Senhora Nossa, que ella mandou edificar, e ornar de excellentes marmores. Foy a Rainha dotada de virtudes, e perfeições exteriores, e internas, porque era fermosa, com talhe airoso, o rosto branco, e córado, o cabello louro, os olhos escuros, e alegres, com todas as mais perfeições conformes, e proporcionadas. Na piedade foy infigne, na religiao constante, na paciencia invencivel, tao facil em perdoar aggravos, como em conceder beneficios. Foy enterrada com Real pompa no Mosteiro das Capuchas do Santo Crucifixo, que ella havia fundado, onde jaz no Coro das Religiosas, em quanto se nao traslada para o Mausoleo, que se lhe tem destinado na Capella môr, para o qual se havia escrito este Epitasio:

Hocce, Viator, in Mausolco
Serenissima Portugallia Regina
D. Maria Isabella Francisca de Sabaudia
Immortale spirat nomen, & selix memoria perennat:
Eadem plane Serenissimi Lusitania Regis D. Petri II. conjux dignissima
Fuit eximia pietatis norma, sed prudentia typus excelluat,
Et maior omni ipsa imperio pra magnitudine animi, dum viveret,
Regum Regi, ac Domino Dominantium Jesu Nazareno Cruci assixo
Hanc adem, sedemque posuit, magnisica, & munisica fundatrix;
Atque suo Maria cum estet Jesu Christo amabilis, optimam sibi partem elegit,
Suo nimirum adharere Deo, & eidem commori Crucisso:
Masta exinde clientium corda Regina certatim parentant sua,
Et justa quidem solvunt obsequia cum lachymis, & suspiriis.
Cessit è vivis aternum victura sexto Kalend. Januar.
Anno Domini M. DC. LXXXIII.

A sua Vida escreveo na lingua Franceza o Padre de Orleans, da Companhia de Jesu, que se imprimio no anno de 1696 em Pariz, nao tratando da vida politica da Rainha, mas sómente da espiritual, que depois traduzio na lingua Italiana o Padre Carlos Jacintho Ferrero, da mesma Companhia, e se imprimio em Turim em 1698. Em Portuguez vimos outra manuscrita com este titulo: Monumento Perenne, levantado à saudosa memoria da Serenissima Rainha de Portugal Dona Maria Francisca Isabel de Saboya, &c. offerecido à Serenissima Infanta Dona Isabel Luiza Josefa, confiruido pelo Conde da Ericeira D. Fernando de Menezes, do Conselho de Estado, e Guerra del Rey D. Pedro II. nosso Senhor, anno 1684. Nella se vê huma instrucção, que a Rainha escreveo na lingua Franceza da sua propria mao para fua filha, a qual o Conde traduzio fielmente em Portuguez. Esta excellente Obia, digna de seu grande Author, se conserva na Livraria do Conde da

da Ericeira seu neto, e o Duque de Cadaval tem huma copia, que vimos, e outra, que escreveo o mesmo Author na lingua Latina. O Padre D. Rassael Bluteau, Clerigo Regular, sez à sua morte huma elegante Obra, que intitulou: Proteus doloris in obitu Serenissimæ Reginæ Portugalliæ D. Mariæ Franciscæ Elisabethæ à Sabaudia, e lhe compoz hum excellente Panegyrico sunebre, que recitou nas Exequias, que lhe celebrou a Misericordia, e que com a sobredita Obra imprimio, e dedicou a Madama Real de Saboya sua irmãa. Desta Real uniao nasceo unica

19 A INFANTA D. ISABEL LUIZA JOSEFA,

como fe verá no Capitulo XII.

Casou ElRey segunda vez a 11 de Agosto de 1687 com a Rainha D. Maria Sofia Isabel de Neoburg, que nasceo a 6 de Agosto de 1666 em Brevath, no Ducado de Juliers, filha de Filippe Wilhelmo, Conde Palatino do Rhim, Duque de Neoburg, Principe Eleitor, e Grao Thesoureiro do Sacro Romano Imperio, Cavalleiro do Tosao de Ouro, e da Eleitriz Anna Amalia sua segunda mulher, filha de Jorge II. Landgrave de Hassia-Darmstad, e da Landgravina Sofia Leonor de Saxonia, filha de Jorge I. Duque Eleitor de Saxonia, como melhor se vê na Arvore, que vay adiante. Foy a Rainha ornada de esclarecidas virtudes, era fermosa, benigna, e com huma natural affabilidade para os seus Vassailos, honrando a todos sempre, e savorecendo Tom. VII. Aaaaa

os que se valiao da sua protecção, devota, com hum coração muy pio, e muita compaixão da pobreza, a quem so corria com grande caridade occultamente, e com os pobres mendigos, que na rua lhe cercavao o coche, ella com a sua propria mao lhe dava esmola. Além das muitas, que repartia pela pobreza, sustentava à sua despeza no Hospital Real seis moças orfãas, e quatro mulheres honestas, e seis meninos dos expostos, e no Noviciado da Companhia fazia crear hum para Missionario da Provincia do Malabar. Teve grande compaixas das Almas do Purgatorio, e para as favorecer mandava dizer innumeraveis Missas. Visitava as Igrejas muitas vezes com grande devoção, como quem a tinha de se confessar, e commungar todos os oito dias, para o que se exercitava em actos de humilda. de com grande segredo para que nao chegasse a perceberse. Havia huma mulher chamada Maria Garcia de boa vida, a quem ella soccorria, a qual indo ao Paço muitas vezes, com ella se recolhia na sua camera em santos exercicios de caridade, e esta foy a pobre, que teve mais particular. Outra mulher pobre, mãy de duas, que serviao no Paço, que era natural de Aveiro, teve nove dias nelle no tempo da Quaresma, e em todos elles a servio a Rainha, dandolhe de comer por sua mao, e lavandolhe os pés, e em todos os dias lhe dava huma esmola. Costumava mandar fazer a Novena do Na. tal na Congregação do Oratorio com huma Missa cada

cada dia, e as tres daquella noite: pelo que no fim lhe mandava huma esmola. Neste mesmo tempo algumas vezes fazia a Rainha a Novena, e depois dos exercicios fantos, com que começava o dia. em todos dava de comer a huma mulher, hum homem, e hum menino, à honra de Jesus, Maria, e Joseph, e buscando huma casa retirada do Paco. de que fó fabia a confidente deste occulto negocio, dandolhe todos os dias a cada huma a sua esmola, em todos se exercitava em singulares actos de humildade, e caridade. Este devoto obseguio da Novena do Natal continuou a Rainha fua fuccessora na Coroa, e na virtude, exercitando-se nos mesmos actos de caridade, e na mesma fórma, que o praticava a Rainha D. Maria Sofia, a qual especulando, se por ventura as taes pessoas erao mais necelsitadas, lhe mandava remediar a sua casa, reparandolhe as faltas, que padeciao, e seus filhos. No discurso do anno, sem que procurasse tempo certo, em nove sestas feiras, dava de comer a algumas mulheres pobres, e honestas, e juntamente esmolas de dinheiro, e esta devoçao repetia mais vezes. Assim, que tinha noticia de pessoa pobre particular, se mandava informar, e tanto, que lhe seguravao a necessidade, a mandava soccorrer com tudo o que lhe podia ser necessario, vestindolhe a familia, dandolhe camas, e tudo o que fosse reparo contra a pobreza, que padecia. Estes actos heroicos de verdadeira caridade, erao o mayor cuidado da Rainha, Tom. VII. Aaaaa ii naõ

nao recusando nenhuma occasiao, que se lhe offerecia, de poder soccorrer a pobreza, o que fez com hum coração pio; e onde ardia o amor do proximo, qual feria o que dedicava ao seu Deos, em cujo temor, e maximas Christaas educava seus silhos, e a todos lhos offerecia; porque tanto, que havia convalecido do parto, a primeira vez, que sahia fóra, era à Igreja de S. Roque, e affistindo à Missa, tanto, que o Sacerdote elevava a Sacrosanta Hostia, tomava a Rainha o Infante nos braços, e o offerecia a Deos, e depois à protecção de S. Francisco Xavier, de quem soy especial devota. Em obseguio do Santo fundou o Collegio de Béja, que dotou, e ornou com ricas dadivas. Teve por Confessor ao Padre Leopoldo Fueses, Religioso da Companhia, Letrado, de animo candido, e com exemplar modo de vida, que faleceo nesta Corte, e soube tao bem a lingua Portugueza, que traduzio na Latina o quinto Tomo dos Sermoens do Padre Antonio Vieira, e continuou outros; e lhe succedeo o Padre Miguel Dias, da mesma Companhia, de que foy Provincial, Varao de grande litteratura, e de singular vida, e costumes. Amou a Rainha muito a Religiao da Companhia; e assim na criação de seus filhos, escolhia para os ensinar, Padres da mesma Religiao, a qual experimentou da sua grandeza, nao só honra, mas larga generosidade. Nao estimou menos os Padres da Casa da Congregação do Oratorio de S. Filippe Neri, de que havia sido Funda-

# da Casa Real Tortug. Liv. VII. 745

Fundador o Veneravel Padre Bartholomeu do Quental, com quem teve grande trato, e com outros da mesma Casa, insignes em virtudes, e letras, que entas floreceras, com quem communicava o seu espirito, e alguns eras o instrumento por onde passava o segredo das suas virtuosas obras de caridade, e de humilidade, que temos referido: eras os costumes santos da Rainha, e assim buscava homens virtuosos para se adiantar na virtude, nas lhe servindo de embaraço a Real pompa da Magestade, para que deixasse de seguir huma vida santa, e verdadeiramente santa, quando he exercitada na heroica virtude da humilidade.

Nao fe esquecia a Rainha das obrigações do Real estado, em que Deos a havia posto; e assim conservou a sua Casa com grande respeito. Estimou muito a Nobreza, tratando as Senhoras com grande benignidade, escolhendo dellas algumas, com quem em honestos divertimentos se entretinha por algum tempo, e em algumas occasioens. ElRey seu marido a estimou com grande veneração, como quem observava as excellentes virtudes, que nella brilhavao, fazendo-a universalmente amada. E ella correspondia santa, e extremosamente a ElRey seu esposo de sorte, que soy reciproco o respeito, vivendo em verdadeira uniao. Porém quando a Rainha se achava no mais florecente tempo da idade, quando menos se podia esperar, se vio quebrada a Real uniao; porque de leves causas lhe sobreveyo huma

Memorias m.f. do Duque de Cadaval D. Nuno, Tom.X. pag. 298.

huma furiosa erysipela, que lhe tomou o rosto, e a cabeça, com symptomas muito perigosos, a que se seguio sebre, somnolencia, e delirios, a que os Medicos cuidadosamente applicarao remedios proprios da doença. A Rainha, que era naturalmente pia, e muy devota, no quarto dia, nao se sobresaltando do correyo da morte, quiz commungar por Viatico, o que se participou aos Medicos, que Îhe pareceo, se nao devia encontrar à devoção de Sua Magestade, ainda supposto a queixa o nao pedir. Avisou-se ao Cardeal de Sousa, Capellao môr, e veyo o Santissimo da Freguesia de Nossa Senhora dos Martyres, Parochia, em que ficava o Paço da Corte-Real. Concorreo por aviso toda a Corte ao Paço, e tanto, que o Santissimo havia de chegar, El Rey, o Principe, e Infante D. Francisco, acompanhados de toda a Corte, baixou ao faugao, e depois de o adorarem, forao atécima, onde na antecamera da Rainha estava o Cardeal com Estola, e tomando o Santissimo da mao do Paroco, o levou até o Altar, que estava na camera da Rainha, e depois de cumpridas as ceremonias do Ritual Romano, recebeo o Santissimo Viatico com tanta piedade, que nao fó enterneceo, mas edificou a todos, os que estavao presentes. ElRey, o Principe, e o Infante, seguidos de toda a Corte, acompanharao ao Santissimo Sacramento até à Freguesia dos Martyres, e o Cardeal o levou até o pôr no Sacrario. Seguirao-se varios symptomas, com que entraraõ

# da Casa Real Portug. Liv. VII. 747

entrarao os Medicos em mayor cuidado; porque logo, que a Rainha commungou, lhe sobreveyo hum delirio, que a não deixou capaz de poder fazer Testamento; porque com poucos intervallos não a deixou na sua liberdade, o que se seguio nos dias da doença até o ultimo da vida. Continuava a queixa precipitadamente, augmentando-se os funestos symptomas, com grande fastio, e debilidade, e sendo já manifesto o perigo, e nao correspondendo os remedios temporaes às diligencias da medicina, se recorreo aos da Igreja, dando-selhe o Sacramento da Extrema-Unçao, que lhe administrou o Cardeal, Capellao mòr, assistido da Marqueza de Alamquer, Camereira môr, que compunha aquellas partes, que se haviao de purificar com os Santos Oleos. Na Camera assistiao as Damas, e Senhoras de Honor, o Duque Mordomo môr, e alguns Religiosos, como se havia praticado, quando Sua Magestade recebera o Viatico.

Tanto, que a Rainha entrou em mayor cuidado, começarao por ordem del Rey muitas rogativas a Deos particulares, a que se seguirao as publicas. Não se via na Cidade mais, que Procissoens por todas as ruas, levando as Imagens milagrosas de humas para outras Igrejas. Na Sé esteve por alguns dias a do Santo Christo dos Passos. Era grande a consternação da Corte, e Povo, que todo pedia com esticazes rogativas a Deos, a vida da Rainha. Assim, que recebeo a Unção, se recolheo El Rey

ao seu quarto, havendo até alli seito huma continua, e fina assistencia, sem se deixar persuadir para o seu descanço dos rogos dos seus Criados, e Vasfallos, nao só pelo perigo da enfermidade, mas tambem porque ElRey em muitas noites se nao despio, e sómente se encostava por brevissimo tempo na mesma Camera, em que a Rainha estava. Finalmente no Paço da Corte-Real faleceo a 4 de Agosto, em huma terça feira, às cinco horas e meya da tarde do anno de 1699, trocando a Coroa temporal, com huma morte suave, pela immortal, que Deos tem preparado para os que o sabem seguir, como piamente se deve crer da Rainha, que deixando a todos fentidos, deixou tambem admirados aos Religiosos, que lhe assistirao. O Duque Mordomo môr, chamando aos Medicos para examinarem se a Rainha havia espirado, tanto, que o certificarao, soy com o Padre Sebastiao de Magalhaens, Confessor del Rey, ao seu quarto, a participarlhe esta funesta noticia, ElRey a recebeo com mágoa devida à fineza, com que amava a Rainha; mas com igual constancia, christaamente se conformou, com o que Deos havia disposto. A Marqueza de Alamquer sua Camereira môr lhe cerrou os olhos, e composto o Real cadaver, soy vestido no habito de S. Francisco, e metido no caixao, que mudado do Paço da Corte-Real para o do Forte, que estava preparado, foy levado particularmente só com a sua familia; o Duque Mordomo môr, avisou

# da Casa Real Portug. Liv. VII. 749

avisou aos Veadores, que pegassem no caixao, e o levarao pelo passadisso da Corte-Real ao Paco do Forte: diante do caixao hia huma Dama com a véla em hum castical, na mesma sórma, que costumava alumiar à Rainha em vida; detraz hia a Camereira môr, Damas, e Senhoras da Corte, e chegando à casa, que estava toda guarnecida de télas, e huma Eça de quatro degraos, composta de téla encarnada, com docel sobre quatro balaustes, forrados da mesma téla, se collocou o caixao sobre ella. Christovao de Almada, que fazia o officio de Reposteiro môr, cobrio o caixao com hum pano de téla rico franjado de ouro. No outro dia se lhe celebrou o Officio na mesma casa pelo Cardeal de Sousa, Capellao môr, revestido em Pontifical, assistido de toda a Capella Real, e no sim se disserao os quatro Responsos nos quatro cantos, pelos Bispos do Algarve D. Simao da Gama, de Leiria D. Alvaro de Abranches, de Bona D. Fr. Pedro de Foyos, e de Hypponia D. Fr. Antonio Botado. Estava à porta da banda de sóra, o Veador D. Joseph de Menezes fazendo o officio de Porteiro môr; na casa immediata ao corpo havia oito Altares, e no transito hum, e dez na segunda casa, em que sempre se estiverao dizendo Missas.

A's oito horas da noite o Principe, e o Infante D. Francisco sahirao do Paço da Corte-Real pelo passadisso, e forao deitar agua benta à Rainha sua may: hiao diante de Suas Altezas Fernao de Tom. VII.

Bbbbb Sousa,

Sousa, Védor da Casa del Rey seu pay, e D. Lourenço de Almada, seu Mestre-Salla, com suas insignias, hum Moço Fidalgo alumiando com a véla em hum castigal, e detraz de Suas Altezas o Conde de Vianna, Gentil-homem da Camera del Rey, e seu Estribeiro môr. Tanto, que chegarao Suas Altezas à porta da casa, em que estava a Rainha, o Moço Fidalgo deu a véla a Manoel Ferreira Rebello, Porteiro da Camera, de cuja mao a tornou a tomar depois para acompanhar a Suas Altezas. Tanto, que o Principe, e Infante entraras na casa, onde estava o Real cadaver da Rainha sua mãy, lhe fizerao a devida cortezia, e tanto, que chegarao à ilharga do caixao, outra, e a ultima junto do Altar: puzerao-se de joelhos sem almosadas, e depois de huma breve oração, disse o Cardeal, Capellao môr, o Responso em voz baixa, e deitou a agua benta. O Reposteiro môr tirou o prato, em que estava a Coroa sobre huma almofada, que deu ao Reposteiro menor Joao de Leiros, e sobindo acima, acompanhado do mesmo Joao de Leiros, tirou o pano, e pegarao no caixao o Marquez de Niza D. Francisco Balthasar da Gama, o Marquez de Fontes Rodrigo Annes de Sá, o de Alegrete Manoel Telles da Sylva, o Conde de Atalaya D. Luiz Manoel, o Conde de Alvor Francisco de Tayora, o Conde de S. Vicente Miguel Carlos de Tavora, o Monteiro môr Garcia de Mello, e D. Francisco de Sousa, Capitao da Guarda Alemãa, e detraz do caixao

## da Casa Real Portug. Liv. VII. 751

caixao hia o Principe, e o Infante: estavao esperando quarenta Moços da Camera com tochas accesas em duas alas, que acompanharao o caixao; e assimbaixarao até o pateo da Capella, e posto elle na liteira, a cobrio o Reposteiro môr com hum pano de borcado rico franjado de ouro. E começando a andar a liteira, o Principe, e o Infante sizerao a reverencia devida à Rainha sua may, e quando hia saindo pela porta do pateo, sizerao outra, e pondo os chapeos na cabeça, porque até alli estiverao descobertos, voltarao para cima, alumeados sómente com a véla, que levava o Moço Fidalgo, e acompanhados dos mesmos Ossiciaes da Casa, e de huma Esquadra da Guarda.

Marchava o Enterro, fahindo da porta da Capella ao Terreiro do Paço até S. Vicente de Fóra, por onde estavaõ em duas alas a Infantaria, e entre ellas todas as Religioens, e Clero da Cidade com vélas accesas. Hiao em primeiro lugar os Porteiros da Cana a cavallo, como todos os mais, logo os Corregedores do Crime da Corte, a que se seguiao todos os Grandes, e Officiaes da Casa del-Rey em duas alas, os primeiros à mao direita, e da esquerda os outros, sem insignias. Dos Officiaes da Casa da Rainha levavas as suas insignias aquelles, que as costumao usar. Seguia-se depois a Cruz da Capella Real com os Capellaens com sobrepelizes, e tochas accesas em duas alas: entao a liteira, em que hia o corpo da Rainha entre quarenta Mo-Tom. VII. Bbbbb ii ÇOS ços da Camera a pé com tochas accesas. O Duque Mordomo môr, hia com sua insignia diante da liteira, atraz o Veador D. Lourenço de Lencastre, que fazia o officio de Estribeiro môr, no lugar, que lhe tocava, e no seu o Capitao da Guarda Real D. Filippe de Sousa. Seguia-se o coche de respeito, coberto com hum rico pano de téla encarnado franjado de ouro, tirado por seis cavallos bayos, e os Moços da Estribeira no seu lugar, as Companhias das Guardas cobrindo o Estado, os Tenentes da Guarda, e Estribeiros, tudo em grande ordem. Chegou o Enterro ao Adro de S. Vicente, onde o Provedor da Irmandade da Misericordia o Marquez das Minas nomeou as pessoas, que haviao de pegar no Esquise, como he costume, e entrando na Igreja estava a Communidade em duas alas desde a porta até o cruzeiro, em que estava a Eça, onde a Irmandade poz o caixaő; e depois do Responso cantado pela Capella, assistindo o Cardeal, Capellao mor, revestido de Pontifical, seguio-se o outro Responso dos Religiosos da mesma Casa, e o ultimo dos Capellaens da Misericordia. Acabadas as ceremonias, que determina o Ritual Romano em semelhantes casos, pegarao no caixao os mesmos, que o haviao feito no Paço; e fendo o caixao, em que estava o corpo, metido em outro, tambem forrado por dentro, e por fóra de téla encarnada, o fechou Lourenço Pires de Carvalho, Provedor das Obras do Paço, officio, que servia por seu sobrinho Gonçalo

## da Casa Real Portug. Liv. VII. 753

çalo Joseph Carvalho, e deu as chaves ao Duque Mordomo môr, e se fez a entrega do corpo da Rainha, na fórma costumada, ao Prior do Convento de S. Vicente D. Antonio de Santa Helena, que se obrigou em seu nome, e de seus successores, ao entregar, ou os ossos. Collocado o caixão na Eca, que estava preparada da parte do Euangelho, o Reposteiro môr lhe lançou hum pano de borcado, guarnecido de franjas de ouro, e depois lhe poz a Coroa Real fobre huma almofada. Neste mesmo dia 6 de Agosto cumpria a Rainha trinta e tres annos, e no mesmo mez de Agosto se celebrava com contentamento a memoria da sua chegada a este Reyno, de que foy universalmente amada. Era a Rainha fermosa, de corpo alto, e delgada, airosa, e com natural Magestade nas funções publicas, branca, e loura, olhos verdes, e fermosos, com muita Em tao singulares dotes da natureza, era ainda mais brilhante a virtude, em que sempre se exercitou com muita devoção, e desejando, que a sua familia se empregasse em semelhantes obras, e lograsse os frutos dos thesouros da Igreja, e para que todos pudessem conseguir este bem, alcançou do Summo Pontifice Innocencio XII. hum Breve passado a 4 de Setembro do anno de 1698, em que Îhe concedeo Indulgencia plenaria huma vez cada mez, para todas as pessoas domesticas da sua Real Casa, a qual se ganharia no Domingo, que ella assinasse de cada mez, visitando o seu Oratorio, ou Capella

Capella privada. Depois o mesmo Papa por outro Breve passado a 4 de Outubro do referido anno lhe concedeo para o mesmo Oratorio, que todas as pessoas de hum, e outro sexo, que actualmente a servissem, e nao costumavao sahir fóra, pudessem ganhar certas Indulgencias, visitando o Oratorio do seu Paço, sua costumada morada, em aquelles dias, em que as poderiao ganhar, se visitassem algumas Igrejas da Cidade, a que erao concedidas; de sorte, que quasi todos aquelles Jubileos, concedidos a diversas Igrejas da Cidade, lhe concedeo o Papa ao seu Oratorio, para ella, e toda a sua samilia, o que ainda hoje se pratica; porque a Rainha fua fuccessora na Coroa, o soy nas virtudes, para se exercitar em todas, com tanta piedade, como universal edificação; e assim quiz tambem, que os domesticos da sua Real familia gozassem dos inextinguiveis, e inexauriveis thesouros da Santa Madre Igreja. Padeceo a Rainha diversas molestias, pelas quaes os Medicos lhe prohibiao a abstinencia, e o uso de comer peixe: porém a sua escrupulosa consciencia, nao satisfeita do seu parecer, recorreo ao Santo Padre Innocencio XI. que por hum Breve passado a 29 de Novembro de 1687 lhe concedeo, a faculdade de comer carne em todos os dias prohibidos pela Igreja, exceptuando sómente, em memoria da Paixao do nosso Redemptor, a semana Santa, que ella passava em santos exercicios; porque com coração devoto amava a Deos, e ao proximo.

# da Casa Real Portug. Liv. VII. 755

ximo, exercitando-se em actos de verdadeira humildade, sendo a compaixa o dos pobres huma viva chamma, em que o seu piedoso coração ardia. De obras tão gratas a Deos, piamente se deve crer, que she segurarão huma eternidade gloriosa. Desendades

ta Real uniao nascerao os filhos seguintes:

O PRINCIPE D. JOAO, nasceo em huma segunda feira 30 de Agosto do anno de 1688 às sete horas da manhãa. Foy celebrado com universal contentamento o nascimento deste tao desejado Principe pela Corte, que concorrendo toda ao Paço, no outro dia baixou ElRey à Capella acompanhado dos Grandes, Fidalgos, e mais Nobreza, onde se cantou o Te Deum com grande solemnidade, e depois de elle acabado, e a Missa, prégou Dom Luiz de Sousa, Arcebispo Primaz, do Conselho de Estado, com geral applauso; porque pelo seu grande talento, letras, e discrição, era tambem geralmente venerado; ElRey esteve debaixo da cortina, e assistio o Cardeal de Lencastre, o Nuncio do Papa, e o Embaixador de França. ElRey por hum Decreto mandou soltar os prezos, que estavao em termos de semelhante graça; nao houve Tribunaes por tres dias, e em todos elles houve luminarias, e repiques em toda a Cidade. Tanto, que o Principe nasceo, forao as Communidades todas com Cruz à Capella Real a cantar o Te Deum em acção de graças pela felicidade de Deos nos dar hum Prin-Despachacipe, e pelo bom successo da Rainha. raő-fe

rao-se Expressos com a noticia para Heidelberg ao Eleitor seu avô, para a Rainha de Castella sua tia, e para a Rainha da Grãa Bretanha. Porém todos estes alvoroços se trocarao depois em hum temor, e cuidado; porque no terceiro dia se descobrirao no Principe algumas pustulas na cabeça, que se lhe espalharao pelo corpo. O que deu motivo à Catholica piedade da Rainha guerer, que logo bautizassem o Principe: porém os Medicos resolverao, que nao havia entao perigo, o qual se lhe conheceo passados mais alguns dias, de sorte, que na noite de huma segunda feira 15 de Setembro recebeo o sagrado Bautismo particularmente em huma casa immediata à Camera da Rainha, que se preparou com a grande pressa, que era preciso para o Bautismo, que lhe conferio o Arcebispo de Lisboa, Capellao môr, Luiz de Sousa, sendo seu Padrinho o Eleitor Palatino, cuja procuração teve o Cardeal de Lencastre, Inquisidor Geral, e Madrinha a Infanta D. Isabel Luiza Josefa, sua meya irmãa. A Rainha assistio, e porque se achava fraca, se assentou, estando presentes os Officiaes da sua Casa, as Camereiras móres da Rainha, e Infanta, as Donas de Honor, e Damas; e supposto se achavao muitos grandes Senhores, e Fidalgos na casa de sóra, nao entrarao nesta mais pessoas, que as referidas. Houve Procissão de graças, que sahio da Sé a S. Domingos; e no tempo, que se preparavao diversas festas para se celebrar o seu nascimento, entre as quaes esta.

# da Casa Real Portug. Liv. VII. 757

estava destinados Touros, em que havia de tourear os Condes de Aveiras, Avintes, e Monsanto, succedeo trocarse todo o contentamento em dissabor, por salecer o Principe a 17 de Setembro em huma sesta seira às sete horas, e com tao poucos dias de vida sobio selizmente a gozar na Bemaven-

turança eternos annos.

Foy o Real cadaver do Principe metido em hum caixao de borcado carmelim com huma Cruz de borcado branco, e posto na Tribuna da Rainha. armada toda de télas, sobre hum estrado alto, guarnecido de veludo encarnado, e galoens de ouro, e no topo hum Altar com Cruz, e vélas, e com quatro tochas, e desta sorte esperou o corpo do Principe em quanto se preparou a casa aonde se havia pôr em publico, estando sempre assistido das Senhoras de Honor, Damas da Rainha, e da Senhora Infanta, a qual querendo tambem assistirlhe, lho impedirao, e se recolheo ao seu quarto. No outro dia passarao ao Principe para a casa, em que se havia de pôr em publico, e foy levado o caixao pelo Duque Mordomo môr, o Barao Conde de Oriola, o Conde de S. Lourenço, Veadores da Rainha, e D. Francisco Mascarenhas, seu Estribeiro môr. O Conde da Castanheira fazia o officio de Reposteiro môr. E assim soy levado a huma salla granda, que nomeavao do Consetho de Estado, que se via armada de télas brancas, com hum Altar no topo, e no meyo, em hum grande estrado, se via a Eça com Tom. VII. Ccccc

tres degraos, em que se poz o caixao coberto com hum pano rico de téla encarnada, debaixo de hum docel de borcado, suspendido de quatro pilares cobertos da mesma téla, e no ultimo degrao em hum prato dourado huma almosada, em que estava a Co-

roa do Principe.

A's sete horas da noite, estando assistido de toda a Corte, se revestio de Pontifical o Arcebispo Capellao môr. Entrou a Capella com Cruz levantada, e os Capellaens com tochas, e depois de se fazer, o que ordena o Ritual, e o Arcebispo dizer a Oração, entrou ElRey acompanhado dos Grandes, e Officiaes da Casa Real: sez oração ao Altar sem se lhe pôr almofada, e quando se levan. tou, o Capellao môr lançou a agua benta, e apartando-se ElRey para a parte do Euangelho, o Conde da Castanheira tirou o pano, que cobria o caixao, e pegando nelle os Marquezes de Arronches, e Alegrete, os Condes de Val de Reys, e Ericeira, todos do Conselho de Estado, o levarao até o pateo da Capella, rodeado de quarenta Moços da Camera com tochas accesas. ElRey hia detraz em alguma distancia, acompanhado do Conde de Santa Cruz, seu Mordomo môr, do Marquez de Marialva, Gentil-homem da Camera de semana, e D. Joseph de Menezes, seu Estribeiro môr, e hum Moço Fidalgo, que o alumiou com a véla. Dom Francisco Mascarenhas, Estribeiro môr da Rainha, abrio a liteira, e o Conde da Castanheira, que servia

# da Casa Real Portug. Liv. VII. 759

via de Reposteiro môr, lhe lançou hum pano de téla encarnado franjado de ouro, que a cobria toda, a qual cercava a guarda dos Archeiros, e montado a cavallo o Duque Mordomo môr, e o Estribeiro môr da Rainha, tomarao os seus lugares, e na mesma fórma os Capitaens da Guarda D. Filippe de Sousa, e o Conde de Pombeiro, e os Grandes, e Officiaes da Casa del Rey, e da Rainha, na fórma, que já temos referido, e praticando-se tudo o mais conforme o uso do Ceremonial dos Enterros Reaes, foy levado ao Mosteiro de S. Vicente de Fóra. Abrio o Duque o caixao, em que pegarao os mesmos Conselheiros de Estado, e se fez a entrega ao Prior do Convento, e se collocou na Capella môr o caixao em huma Eça, coberta com hum grande pano de téla encarnado franjado de ouro.

19 ELREY DOM JOAO V. que será glorioso assumpto do Capitulo VI.

19 O Infante D. Francisco, de quem fa-

remos mençaõ no Capitulo XIII.

19 O ÎNFANTE D. ANTONIO, como se verá no Capitulo XIV.

19 O INFANTE D. MANOEL, de quem sare-

mos mençao no Capitulo XV.

19 A INFANTA D. THERESA, como diremos no Capitulo XVI.

19 A INFANTA D. FRANCISCA, de quem tratamos no Capitulo XVII.

Tom.VII. Ccccc ii Teve

# 760 Historia Genealogica

Teve ElRey D. Pedro fóra do Matrimonio, os filhos seguintes:

19 A SENHORA D. LUIZA, de quem se trata-

rá no Capitulo XVIII.

19 O SENHOR D. MIGUEL, que occupará o

Capitulo XIX.

19 O SENHOR D. JOSEPH, como se verá no Capitulo XX.

Luiz II. Duque de Baviera, n. em

Wolfango, Duque de de 1526, 4 à 11 de Filippe, Duque de ) Junho de 1569. Wolfango Wi-A Duqueza Anna de Baviera e Neobo-Ihelmo Dug. de urg, nasc. em I. de Baviera, Neu-Junho de 1591. Outub. de 1547, bourg, &cc. n. a +a 2 de Agosto de 29 de Outubro Guilherme, Duque Filippe Wi-1614. de 1578, 4- a Ihelmo, Con-A Duqueza Anna 20 de Março de de Palatino, de Cleves. Eleit. do Im-1653. neiro de 1592. perio, n. a 25 A Duqueza Maria de de Novemb. de 1615, \* a 2 de Set, de A Duqueza Ma-1690. Alberto V. Duque de gdalena de Baviera , + 1628, I. mulher. Guilherme V.Du-) a 24 de Out. 1579. A Duqueza Anna de que de Baviera, n. a 29 de Setembro de 1548, +27 de Outubro de 1580. A Rainha Fever. de 1626. D. Maria A Duqueza Rene-Sofia de ra de Lorena, +a Francisco, Duque de Neobourg. 23 de Mayo de Lorena. mulher 1602. delRey D. Pedro II. de Dinamarc. +a 10 de Dezemb. 1590. Luiz I. Landgrave, Fevereiro de 1596. Bernardo, Conde de Lippe, \* em Jorge II. Landn. a 4 de Setembro ( A Landgravina Magrave de Hesse-Darmstad. gdalena de Lippe. de 1577, + a 27 A Eleitr. Isade Julho de 1626. belAmalia, + A Landgrav. Maga 4 de Agosto dalena de Brande. de 1709. bourg, + aos 14( de Mayo de 1616. neiro de 1598. A Landgravina Sofia Leonor de Duque de Saxonia, n. a 31 de Julho de 1526. Saxonia, 4 a 2 de Julho 1671. Joao Torge, I. Eleitor, Duq.de Saxonia, n. a 5 de Março de 1585, 4 a 8 de Outubr. 1656. A Elitrix Magdalena Dibila, \* a 12 Brandebourg, Du- S A Duqueza Anna Maria, filha de de Fever, 1659. que de Prussia, n. a Erico, Duque de Brunswick. a gue Abril de 1553. Guilherme, Duq. de Juliers, e Cle-

1502, + a 3 de Dezemb. de 1532. Baviera, Deux Ponts & A Duqueza Isabel de Heile, 4-44 n. a 26 de Setembro de Janeiro de 1563, silha de Guilherme Landgrave de Hesse. Filippe Landgrave de Hetle, n. a 13 de Novembro de 1504. Helle, 4 em 11 de ) A Landgravina Christina de Saxonia, filh. de Jorge, Dug. de Saxonia. Joao III. Duque de Cleves, e Juliers, + a 6 de Fevereiro de 1930. de Cleves, e Juliers, Maria, Duqueza de Juliers, filha H. n. a 27 de Julho de de Guilherme, Duque de Juliers. 1516, + 25 de Ja- Fernando I. Emper. de Alemanha, n. a 10 de Março de 1503. ≺ Anna, Rainha de Hungria, e Bohe-Austria, + em 1584. mia, + 27 de Janeiro de 1547, filha de Ladislao, Rey de Hungria. Guilherme IV. Duque de Baviera, n. a 13 de Novembro de 1493. Baviera , nasc. a 7 de | A Duq. Maria Jaquelina de Bade , Março de 1528, + (filha de Filippe, Marquez de Bade. Fernando I. Emperador de Alema-Austria, + a 16 de nha, n. a 10 de Março de 1503,+ Anna de Hungria, filh. de Ladislao Rey de Hung. + a 27 de Jan. 1547. Francisco Duque de Lorena, n. 14 de Julh. 1489, + 15 de jun. 1544. Renera de Bourbon, + 0 1. de Jan. A Duqueza Christina (1539, filh.de Gilberto de Bourbon. Christiano II. Rey de Dinamarca, n. a z de Julho de 1481. A Rainha Isabel de Autiria, + a 19 de Janeiro de 1525, filha de Filippe de Austria I. Rey de Castella. Jorge I. Landgrave C Filippe Landgrave de Hesse, n. a 13 de Hesse-Darmstad, de Nov. 1504, + 31 Março 1567. n. a 10 de Setembro A Landgravina Christina, filha de de 1547, + a 7 de ( Jorge, Duque de Saxonia. 1563. A Cond. Cathar. de Waldeck, filha de Filippe III. Conde de Waldeck. Joao Jorge , Eleitor C Joachim II. Eleit. de Brandeoburg, de Brandebourg, n. n. 9 de Jan. 1505, + 3 de Jan 1571. a 11 de Setembro de J A Eleitriz Magdalena de Saxonia, 1525, +28 de Ja- ( filha de Jorge, Duque de Saxonia. Joachim Ernelto, Princ. de Anhalt-A Eleitriz Isabel de Zerbst, n. a 20 de Outub. de 1 536. Anhalt, 4 em 28 de A Princeza Ignez de Barby, n. a 23 Setembro de 1607. de Janeiro de 1540, filha de Guilherme, Conde de Barby. Christiano I. Eleitor, C Augusto, Eleitor Duq. de Saxonia n. a 3 de Novembro A Eleitr. Anna de Dinamarca, filha de 1560, + a 25 de C de Christiano, Rev de Dinamarca. Setembro de 1591. Josó Jorge, Eleitor de Brandeko. A Eleitriz Sofia de Surg, n. a 11 de Setemb. de 1525. Brandebourg, Je a 2 5 A Eleitriz Habel de Anhalt, filha de de Setemb. de 1622. Joachim Ernesto, Princ. de Anhalt. Alberto de Brandebourg, Dug. de Alberto Federico de Prussia, n. a 17 de Mayo de 1490.

do Emper. Fernando I. 4 em 1584.

A Duqueza Maria ves, n. a 27 de Julho de 1516. Leonor de Juliers, & A Duqueza Maria de Austria, filha



# INDEX

# DOS NOMES PROPRIOS, APPELLIDOS, e cousas notaveis.

O numero denota a pagina.

#### A

A Colamação delRey D. João IV. como foy executada, e por quem, 81, e seg. Que prodigio se vio no dia della na Imagem de prata de Christo Crucificado, 91. Que maravilhas se virao nos Cidadãos, 92, e seg.

Aguiar (Marquezado de) quando foy creado, e a quem conferido, 217. Ajudantes das Ordens delRey D. Pedro II. na Campanha, quem forao, 549.

Ayo delRey D. Affonso VI. quem

foy , 412.

D. Affonso VI. Rey de Portugal, quando nasceo, e como se lhe administrou o Sacramento do Bautismo, 339, e seg. Quando foy jurado successor da Coroa, 340. Quando foy acclamado Rey de Portugal, e como se celebrou este acto, 341, e seg. Quem foy seu Ayo, e Mestre, 344, e seg. Como festejou a vitoria das linhas de Elvas, 348. Quando lhe ordenou a Rainha a sua Casa, e que Fidalgos nomeou para o servirem, 363. Porque causa lhe quiz largar a Rainha o governo do Reyno, e que se passou neste caso, 364, e seg. Como lhe apartarao do seu lado algumas pessoas, que lhe erao prejudiciaes, 367, e seg. Como se lhe participou, e ouvio esta noticia, 369. Porque causa se retirou para Alcantara, e que pessoas o acompanharao, 360, e seg. Que resolução tomou a Rainha desta accao, 270. Como lhe respondeo em huma Carta, que se transcreve, 372. Que Conselheiros de Estado fez de novo. Ibid. e seg. Como se fez o acto da entrega do governo do Reyno, 374, e feg. Que Fidalgos mandou retirar da Corte, e que pessoas mandou vir para ella, 376. Como festejou a vitoria da batalha do Ameixial, 380, e seg. E a de Montes Claros, 386. Foy o seu Reynado feliz nas Campanhas, 383, e 387. Com quem casou, e de que condições se formou o Tratado matrimonial, 380, e seg. e 420, e seg. Com que grandeza foy conduzir a Rainha, 394, e feg. Aonde receberao as benções, 396. Que desgostos deu logo à Rainha, 397. Com que magnificencia, e quando fez, e a Rainha a sua entrada publica em Lisboa, 398, e seg. Que festas houve nesta occasiao, 400, e seg. Porque causa dimitio o governo do Reyno, 403. Quando faleceo, e que prodigios se affirma experimentara antes da morte, 405. Aonde jaz, 406, Refere-se o seu caracter, virtudes,

tudes, eacções politicas, 406, e feg. Fundou na Villa de Santarem o Mosteiro de Nossa Senhora da Piedade, 407. Que Titulos creou de novo, 409. Que Officiaes teve a sua Casa, e Reyno, 412, e seg.

Albuquerque (Mathias de) porque causa soy prezo, e para onde conduzido, 15%. Como soy solto, e o que disse a ElRey, 164. Quando soy outra vez General do nosso Exercito, 180. Com que valor se portou na batalha de Montijo, 185. Que premio teve pelo bom successo da vitoria, 187.

Albuquerque (Praça de) com que condições a queriao entregar os Castelhanos, 592. Como se rendeo. Ibid. e 593. Quando foy res-

tituida, 504.

Alcantara (Villa de) com que capitulações foy rendida, e que despojo tirou o nosso exercito, 623, e seg.

Alconchel (Villa de ) por quem foy

conquittada, 181.

Alferes mores delRey Dom Joao IV. quem forao, 226.

- delRey D. Affonso VI.417. - delRey D. Pedro II. 717.

Alferes môr do Reyno; porque causa se deu este cargo a Luiz Cesar de Menezes, 375.

Almada (Joao de) de Mello, porque motivo perdeo o juizo, e quan-

do se lhe restituio, 680.

Almeida (D. Miguel de) Conde de Abrantes, com que valor se portou no acto da acclamação delRey D. João IV. 84. Foy o primeiro, que jurou no acto do levantamento del-Rey D. Affonso VI. 343.

Almeida (D. Pedro de ) Veador da Cafa Real, com que formalidade visitou lo Embaixador de Inglater-

ra, 293.

Almeida. Veja-se Assumar.

Almirante de Castella, que motivo teve para se resugiar em Portugal, 512. Que competencias, e lances teve com o Embaixador do Imperio, 513. Com que formalidade teve audiencia delRey D. Pedro, e mais pessoas Reaes, 514, e seg. Declarando-se parcial dos intereses do Emperador Leopoldo, como se procedeo em Castella contra a sua pessoa, e bens, 515. Quando, e aonde saleceo, 596. Almirantes do Reyno no tempo del-

Almirantes do Reyno no tempo del-Rey D. Affonso VI. quem forao,

419.

- delRey D. Joao IV. 231. - delRey D. Pedro II. 715.

Alqueira (Villa de) ou Puebla de Gusman, por quem foy tomada, e saqueada, 557.

Alvor (Conte de) destruio a El-Rey de Dongo, ou das Pedras,

675

Ameixial. Descreve-se a vitoria, que alcançaraó as nossas armas neste sitio, 379, e seg.

Angola (Reyno de) quando, e por quem foy restaurado, 188.

Aposentadores mores del Rey D. Af-

fonso VI. quem forao, 414.
— delRey D. Joao IV. 227.

— delRey D. Pedro II. 710, e 715.

Armada, que conduzio a Inglaterra a
Rainha D. Catharina, de que naos
constava, e de que lotação erão,
208.

Armada de França unida com a Portugueza, com que designio sahirao de Lisboa, 166. Qual seguio tambem a de Hollanda. Ibid.

Armada Franceza. Veja-se Chartenau. Armada Portugueza, que expedições sez contra a dos Parlamentarios,

Armada Portugueza, que hia conduzir o Duque de Saboya, de que naos constava, e quem era o General, neral, e Governadores della, 475, e leg. Quando fahio de Lisboa; e porque causa voltou sem o Duque, 477.

Armeiros môres delRey Dom Affonso VI. quem erao, 416.

- delkey D. Joao IV. 226.

— delRey D. Pedro II. 710, e 714. Arração (Principe de) que merces lhe fez ElRey D. João IV. 222.

Arvore da ascendencia delRey Carlos II. de Inglaterra, 237.

— da Rainha D. Luiza, 261. — da Rainha D. Maria Francisca de

Saboya, 423. — da Rainha Dona Maria Sofia de

Neoburg, 761.

Assect (Viscondado de) por quem foy creado, e a quem conterido,

Assumar (Conde de) D. Joaó de Almeida, foy nomeado para affistir a ElRey Carlos III. 537. E Capitaó das guardas de Corpus delRey D. Pedro II. 549. Foy Embaixador ao dito Rey, e deu a sua entrada no mar com a formalidade, que se refere, 602, e seg.

Atalaya (Conde de) D. Luiz Manoel de Tavora, quando, e aonde faleceo, 617. Foy Embaixador a Saboya, e que successo teve na retirada, 692. Porque causa o visitou o Principe Regente D. Pedro. Ibid.

Atouguia (Condessa de) com que constancia concorreo para a acclamação delRey D. João IV. 83.

Audiencias, com que disvello as dava ElRey D. Pedro II. e como aos Sacerdotes, 666.

Audiencias certas, em que dias as determinou ElRey D. Joao IV. 196.

#### B

B Adajoz (Cidade de) por quem toy sitiada, e porque causa se retirou o nosso Exercito, 607.

Bahia (Bispado da) quando soy ere-

Barao da Ilha Grande, quem foy, e quando se creou esta dignidade,

Earbacena (Viscondado de) quando foy creado, e a quem conferido,

Barcarrota (Praça de) por quem foy rendida, e com que capitulações, 558. Em que dia foy outra vez conquistada, 628.

Barcelona (Cidade de) quando, e por quem foy rendida, 609.

Barros (Luiz Pereira de) Contador da Fazenda, participou a ElRey Do Joao IV. a conjuração, que se fazia contra a sua Real pessoa, 154. Que premio teve. Ibid.

Bataville (O Barao de) Embaixador de Castella, que lugares teve, quando entrou em Lisboa, e seza sua entrada publica, 467. Quando faleceo, 679.

Bay (O Marquez de) por quem foy ressachado intentando soccorrer a Cidade de Xeres de los Cavalleros, 627.

Béja (Ducado de) quando foy renovado, e a quem conferido, 216. S. Bernardo (Religiosos de) quando lhe forzo restituidas as suas rendas, e o cargo de Esmoler môr, 203, e seg.

Berwick (Duque de) Marichal de França, que hostilidades sez nas nossas Provincias, 551. Como, e por quem soy dissipado no choque de Brossas, 614, e seg. Que sez sabendo do rendimento da Praoça de Alcantara, 628. Que quiz fazer fazer aos moradores de Placencia, 629. Para onde se retirou do nosfo Exercito. Ibid. Porque causa desamparou o campo de Bazzagana, e que marchas sez, 630, e seg. Porque razaó não atacou o nosso Exercito, 648, e seg.

Bisau (O Principe de) por quem soy reduzido à Fé, e aonde se lhe conferio o Sacramento do Bautismo,

670, e leg.

Bispos nomeados para as Cathedraes do Reyno pelo Principe Regente,

quem forao, 468.

Bourbon (Antonio de) Duque de Vandome, e Rey de Navarra, quando nasceo, e com quem soy casado, 423. Quando saleceo, e que ascendencia, e descendencia seve. Ibid.

Bourbon (Antonio de) Duque de Vandome, seu nascimento, casamento, e morte, 337. Que descendencia, e ascendencia teve. Ibid.

Branco (Antonio de Freitas) com que negociação foy a Heidelberg, 481. Erossas (Villa de) como, e por quem

toy saqueada, 614, e seg.

### C

Abral (Fernao) foy Chanceller mör do Reyno, 161.

Cadaval (Ducado de) quando foy creado, e a quem conferido, 217.

Camereiras môres sempre tem almofada ainda que não sejão Marquezas, 732.

Camerciras môres da Rainha D. Luiza, quem toric, 253, e leg.

Came aro mor, quando principiou a não ter exercício este erego, 70%.

VI. mm 6723, 412. — del Roy D. Joad IV. 225. - delRey D. Pedro II. 707.

Canas (Jogo de) com que grandeza fe celebrou na occaliaó do cafamento dos Duques de Bragança, 36. Com que magnificencia o houve no tempo do cafamento del Key D. Affonso VI. 400, e teg.

Capecelatro (D. Domingos) Enviado de Cattella, que atentado commetteo em Lisboa, 521. Que demonstrações tez Elkey D. Pedro, e como se retirou o dito Enviado para Badajoz, 521, e seg.

Capellaens môres delRey D. Affonso

VI. quem forao, 417.

- delRey Dom Joao IV. quem era, 224. Quando faleceo. Ibid.

— delRey D. Pedro II. 708, e 713. Capitaens da guarda delRey D. Attonfo VI. quem forao, 415, e fez.

- delRey D. Joao IV. 227.

— del Rey D. Pedro II. 710, e 715. Capitaens mores dos Clinetes no Reynado de D. Affonso VI. queta sorao, 417, e seg.

- no tempo delRey Dom Joao IV.

231

Carlos II. Rey de Castella, quando faleceo, e quem chamou para seu

successor, 503.

Carlos III. Rey de Castella, com que formalidade visitou a Rainha D. Catharina, 330, e seg. Quando fuy acclemado Rey de Heipanha, e quando chegou a Lisboa, 523, e feg. Por quem o mandou cortejar ElRey D. Pedro, 525. Cemo recebeo a visita, que lhe fez abordo o dito Rey, e como foy conduzido ao Paço, 531, e seg. Aonde o forao elperar o Principe, e Infantes, 532. Como foy festejada a sua entrada, 534. Como se visitava com ElRey D. Pedro, 536, e seg. Como era servido na mesa, 538, e feg. Quanto importava cada mez a despeza, que fazia, 540. Que presente lhe mandou Elikey D. Pedro, e como o eltimou, 540. e leg. Que estimação tez dos prefentes, que lhe mandarao o Principe, e Infantes, 541. Como le preparou para fahir em publico a cavallo, e em que dia o fez, 542. Que donativo lhe mandou E Rey D. Pedro, 543. Como teltejou, e a fua familia os annos do dito Key, 544, e leg. Em que dia partio para a Provincia da Beira, e como foy recebido em Santarem, 559. Quando chegou a Coimbra, e como o esperavao, 565, e leg. E na Cidade da Guarda, 567. Como albitio aos Contelhos de Guerra, que se fizerao no nosso Exercito, 570, e leg. Em que dia chegou a Belem, e como toy cumprimentado, 575. Porque motivo toy para Catalunha, e que obfequio the fez o Principe, e Infantes, 600. Quando chegou a Barcelona, 605. Aonde fez affento, e que mandou pedir a ElRey D. Pedro, 609, e feg. Quando, e como fez a iua entrada publica em Caragoça, 644. Quando chegou ao nollo Exercito, e que operações fez este, 646, e

Carlos II. Rey de Inglaterra, com quem casou, e de que artigos se formou o Tratado matrimonial, 286, e seg. Vin lo visitar a Rainha, confirmou a preferencia ao nosso Embaixador, 303. Que beneficio sez por intervenção da Rainha aos Catholicos de Inglaterra, 315. Por efficacia da dita abjurou a heresia, e quando saleceo, 322. A vivore da sua ascendencia, 337.

Cascaes (Marquez de ) D. Luiz Alvares de Casco, Embaixador a França, que estimação mereceo a EIR-v iniz XIV. e à Corte, 687.

Cascaes (Marquezado de) quando toy creado, e a quem conferido, 218.

Castello-Branco (Dom Francisco de) tendo mortalmente ferido, como recobrou a faude, e quando faleceo, 173.

Castello-Methor (O Conde de) que empreza intentou fazer, 169. Sendo revelada, que trabalhos padeceo, e como se restituiso a l'ortugal, 170, e seg.

Castello-Melhor (O Conde de ) Luiz de Valconcellos e Soula, com que valor defendeo a innocencia da Rais nha D. Catharina , e como iho remunerou, 318. Elkey D. Affonfo VI. the entregou o governo do Keyno, e o fez Escrivao da Puridade com as preeminencias, que se referem, 377. Porque causa se aufentou do Reyno, e em que Cort s affilito, 403, e seg. Como se fez arbitro do governo de Portugal. 436. Querendo congressarle com o Infante D. Pedro, que conferencia teve com elle, 441. Porque causa mandou armar o Paco com novas guardas, 446. Como o fentio o Infante D. Pedro, e que demonstração fez, 447. Como se ausentou do Reyno, e quando se restituio a elle, 454, e seg. e 325.

D. Catharina, Rainha de Inglaterra, quando nasceo, e quem foy seu Padrinho, 282. Que doaç o lhe fez ElRey seu pay, 283, e seg. Com quem se ajustou o seu casamento, e de que artigos se formou o Tratado, 286, e seg. Como foy festejada esta alliança, 292. Que pelloas a acompanharao na jorna. da, e como foy a despedida, 294, e se?. Que Damas levou, 297. Quando chegou a Proftmouth, aonde a visitou ElRey seu esposo, 302, e seg. Quindo, e aonde se D3dddcele-

celebrou o casamento, 204. Que affabilidade praticou na vilita, que fez à Ramha viuva de França. 307. Q ando, e com que magnificencia lez a lua entrada em Londres, 200, e leg. Que diligencias fez em Roma para que o Para reconhecesse ao nosso Rev. 212. Com que aleivosias a infamarac os Protestantes, 217. Quem forao os Authores desta insolencia. e como forao caltigados, 218, e feg. De que partes, e virtudes foy adornada, 321, e feg. Que motivos a fizerao voltar para Portugal, e que Minútros Portuguezes a foraó conduzir, 324, e leg. Quando chegou a Lisboa, e como fov recebida pelos Revs, 227. e seg. Com que amor se tratava com a nossa Rainha, e que Palacios habitou, 328. Que Senhoras a servirao, 329. Com que formalidade, e ceremonias a visitou ElRey Carlos III. 330, Sendo Governadora do Reyno, que Fidalgos lhe affift rao, 332, e feg. Quando faleceo, e aonde jaz, 333. Que Cafa mandou fundar aos Padres da Companhia, 224. Descreve-se o seu funeral, 225, e feg. Com que formalidade deu audiencia ao Almirante de Castella , 515.

Cellan, porque causa sicou em poder

dos Hollandezes, 189.

Centa (Cidade de) como a foccorreo ElRey D. Pedro II. 674.

Chancelleres môres do Reyno, quem forao, 234, 711, 720, e sez.

Chateauneuf (Marquez de) Embaixador de França, com que pretexto quiz desculvar a violencia, que se sez em Madrid ao nosso Envia so, 523. Quando, e porque cau a se reurou de Lisboa, 524, e seg. Chaternau (O Conde de) General da Armada Franceza, com que incumbencia veyo a Lisboa, 504. Com que benevolencia, e generofidade o tratou ElRey D. Pedro, e aos mais Officiaes. Ibid. e teg. Porque cauta te rettrou da notia Corte, e que presente teve delRey, 507, e seg. Com que formalidade salvou a Armada Portugueza, 508, e seg.

Choup (Marquez de) passando a Portugal com algumas propostas da Coroa de França, a Kainha D. Luiza o mandou despedir, 360,

e feg.

Chronistas môres do Reyno no tempo delRey D. Joao IV. quem fo-

rao , 234.

Ciudad Rodrigo, que Conselho se fez para a sua expugnação, e como tomou ElRey D. Pedro a resolução delle, 570, e seg. Em que dia a sitiou o nosso Exercito, e como fov rendida, 632, e seg.

Clerigos Regulares de S. Caetano, que merces devem à piedade del Rev D.

Toa6 IV. 105.

Coimbra ( A Universidade de ) com que solemnidade jurou o mysterio da Conceicao Immaculada da Virgem Santissima, 209. O Cabido da dita Cidade, que donativo sez a ElRey Dom Pedro, e o Reytor, e a Camera della, 564.

Collar, que levou o Duque de Bragança D. Joao II. quando casou,

de que valor era, 25.

Colonia (Nova) como foy tomada pelos Castelhanos, e quando ref-

tirui la , 682 , e feg.

Commendas com o habito da Ordera de Christo, quaes concedeo FIRey D. Joao IV. ao Infante D. Pedro para as conferir, 428

Commendadores méres das Ordens Militares feitos por ElRey D. Joso

IV.

IV. quem forao, 203, e 428. Conceição da Virgem Maria Senho-

ra Nossa, quando foy jurada por ElRey D. Joao IV. e quando intituto a metma Senhora Padrocira do Reyno, 204, e seg.

Condado de Abrantes, quando foy renovado, e a quem conferido, 221. — de Alegrete, quando foy creado,

e a quem concedido, 220.

— de Alvor, &c. 705. — de Allumar, 705.

de Aveiras, quando, e a quem foy concedido de juro, e herdade, e com promessa do Titulo de Marquez, 218, e seg.

- de Avintes, quando foy instituido, e a quem dado, 411.

- de Coculim , &c. 705.

- da Enceira, em quem foy renovado, 220.

- das Galveas, quando, e a quem foy concedido, 705.

- do Lavradio, &c. 705.

- de Meriola, 705.

de Metquitella, 410.

de Odemira, 219.

— de Oriola, 221. — de Penalva, 297.

- de Pombeiro, 411.

- da Ponte, 409.

- da Pontevel 4.

— de Pontevel, 410. — de Prado, 220.

- de Redondo, a quem foy concedido, 705.

— da Ribeira Grande, quando foy creado, e a quem conterido, 411.

— do Rio Grande, 705.

— de Santiago de Biduido, 411.

— de Serem, 220. — de Soure, 221.

- de Tarouca, em quem foy renovado, 706.

nencias foy concedido ao possuidor, 217.

— de Valadares, quando foy crea-To n. Vil. do, e a quem concedido, 706.

— de Vianna, em quem foy renovado, 706.

- de S. Vicente, quando foy creado, e a quem conferido, 410.

-da Vidigneira, com que prerogativas foy renovado, 218.

do, e a quem conterido, 410,

- de Villa-Nova, em quem foy re-

novado, 706.

do le creou, e a quem le conferio,

— de Villa-Verde, &c. 221. — de Villar-Mayor, 221.

Conde Duque, como participou a ElRey D. Filippe IV. a acclamação delRey Dom João IV. 111. Que Junta erigio para a conquilta de Portugal, 174. Como era adminiferada, e que refultou della, 175.

Conde de Obidos, quando foy feito

Conde Sobrinho, 221.

Condestavel no tempo delRey Dom João IV. quem foy, 222, e feg. Que lugar tem, e em que occafioens leva o Estaque, 223.

- no tempo delRey Dom Pedro II.

quem toy, 708.

Confessores delRey D. Affonso VI.

quem forao, 414.

— delRey D. Josó IV. 2 30, e 2 34. Conjurados contra ElRey D. Josó IV. como foraó caltigados, 162, e feg.

Confelho de Guerra, quando foy infitiuido, e que preeminencias los grao os Confelheiros, 197, e feg.

Confelho Ultramarino, quando foy creado, quem forao os primeiros Ministros delle, e que jurisdicção tem, 199. Que origem teve, 200, e seg.

Conselheiros de Estado, que sez El Rey
D. Pedro quando hia para a Campanha, quem soraó, 546, e seg.

Daddd ii Con-

Confelheiros de Estado no tempo del-Kry D. Affonio VI. 372, e412, e teg.

— d. Ikey D. Joan IV. 116. — delkey D. Pedro II. 711.

Confelheiros de Gierra no tempo del-Rey Dom Josó IV. quem torao,

Conti (D. Miguel Angelo) Nurcio Apottolico em l'isloa; porque caula toy inhibito de entrar no l'aco, 577.

Copeiro mor, em que occasiones leva a insignia do Condestavel nos actos das Cor es, 223.

Copeiros mores delRey D. Affonso VI. quem toras, 416.

delRey D. Joan IV. 230.

— deiRey D. Pedro II. 710, e 716. Ceroação delRey D. João IV. quando, e com que formalicade se celebrou, e que pessoas affistirao a clla, 99, e seg.

Corregedor do Civel de Cidade; porque caula toy morto, 85.

Cortes, convocadas por Elkey Dom Joad IV. quem orou, e que se traton nelles, 121, e seg.

Costa (D. Joao da) Conde de Soure, dando-felhe parte da acclamacao delRey D. Joao IV. que diffe, e que consternação causarão as suas razaens, 79. Com outros Fidalgos rendeo tres naos Castelhanas no dia da acclamação. 93. Com que valor se portou pa l'atalha de Montho, 185. Que honras lhe fez Fl-Rev Dom Ioao IV. 211. Sendo nomeado Embaixador a Franca. quando partio, e que instrucções levava, 240. Que conferencia teve com o Cardeal Mazarino, 352. Que Official militar fez vir para Portugal, 253. Tendo cutra conterencia com o mesmo Cardeal. que resultou della, 354, e seg. Como tez a sua entrada, e publicando hum Manifesto contra as pertenções dos Caffelhanos, que consternação causou à Corte de l'ariz, 355, e leg. Que ajuste fez com o Luque de Guile; e porque causa le desvaneceo, 359. Que diffe no do Cardeal tobre a milsao do Marquez de Choup, 360, e seg. Que Offic aes fez vir para Portugal, 361. Não renco effeito a opcolicao do Embaixador de Cassella, le despedio publicamente delRey, e co Cardeal, que o galantearao com gran es mimos. 362. Que abonação lez das mas virtudes o Cardeel Mazarino ao de Retz. Ibid. Quando partio, echegou a Portugal, e como foy recebido na Corte, 262. e leg.

Creigon, Medico Ficocez, com que incumbencia veyo a Lisboa, 610.
Cunha (D. Luiz da) que Obra efcreveo, e aonde se conserva, 688.
Que annos tem de Ministro da nossa Corse, Ibid.

### D

Armstad (O Principe Jorge)
quando chegou a Lisboa, e
aonde se aposentou, 509. Com
que formalidade lhe deu ElRey
audiencia, e em que dia, 510.
Porque causa se retirou do Reyno, 511.

Decimas, quando foraó impostas, e

Dinamarca (FIRey de) como recebro a Embaixada delRey D. João IV. 129.

Domingos Leite; como foy revelada a aleivofia, com que quiz matar a ElRey D. Joao IV. 194.

Ducado de Cadaval, quando fey creado, e a quem conferido, 217.

Elvas

#### E

E Lvas (Cidade de) por quem toy sitiada, 345. Quem a libertou com a vitoria da batalha das Linhas de Elvas, que miudamente se refere, 346, e seg. Como soy novamente situada, e com que va-

lor fe detendeo, 626.

Elvas ( O Bilpo de ) D. Sebastiao de Mattos de Noronha, que caso The succedeo na occasião do casamento dos Duques de Bragança, 27. Tendo prevenido grande holpedagem para elles, le nao aproveitaran d. lla, nem quiz aceitar a remuneração, Ibid. Quem foy medianeiro para que obtivesse o Arcebispado de Braga, 148. Que principio teve a conjuração, que formou contra ElRey D. Joao IV. 147. De que pessoas se compunha, 148. e seg. Querendo meter nella ao Conde de Vimioso, de que malicia utou, e praticava quando referia os nomes dos Conjurados, 155. Por quem for prezo, 157. Ani de morreo, 164.

Embaixadores de Castella em Lisboa, quem sociao, e com que commis-

foens vierao, 682.

Embaixadores de França em Lisboa, quem torao, e que negociações

trazico, 684, e feg.

Embaixadores mandados por ElRey D. Joao IV. a diversos Principes, quem forao, e que negociações travarao, 124, e seg.

Escrivati da Puridade del Rey Dom Assonso VI. quem soy, 413, e

leg.

Escudos; como, e quando se quebrarao depois da morte delRey D. Pedro II 663, e seg.

Elmoleres môres delRey D. Affonso VI. quem foras, 419.

- delRey D. Pedro II. 724.

Este (Anna de) Duqueza de Nemours, com quem foy casada, e quando saleceo, 423. Que ascendencia, e descendencia teve. Ibid.

Estrees (O Cardeal de) sendo Bispo de Laon, veyo a Lisboa conduzir a Kainha D. Maria Francisca de Saboya, 393. Aonde o mandou apotentar EsRey, e que tratamento lhe mandou dar, 397, e seg. Com que motivo recitou em Roma huma Oração, 407. Quando, e por quem soy nomeado para a Purpura Cardinalicia, 677, e seg.

Estrees (Gabriela de) Duqueza de Beaufort, com quem foy casada, e quando faleceo, 423. Quem forao seus ascendentes, e descen-

dentes. Ibid.

Estribeiros môres delRey D. Affon-10 VI. quem forao, 413.

— delRey D. Joao IV. 225, e 230. — delRey D. Pedro II. 708, e 713. Estribeiros móres da Rainha D. Luiza, quem forao, 255.

Evora ( A Cidade de ) porque se mostrou tao briosa nos tumultos, que sez, 49. Como forao castigados os sidiciosos, 54.

Exercito volante para que se formou, e que Generaes tinha, 627.

#### To Table

Ferreira (O Marquez de ) Dom Francisco de Mello acciamou em Evora a EsRey D. Joao IV. 95. Foy Padrinho da Rainha D. Catharina, 282.

Festas na occasiaó do casamento dos Duques de Bragança, quaes sorao, 32. Que Relações se fizerao dellas, 40.

Fidelgo ( O Desembargador Grego-

rio Pereira) da Sylveira, Embaixador a ElRey da Persia, como sez a sua entrada publica, 700. Como patrocinou ao Bispo da Cidade de Haspaam, que vivia expuisado da sua Diocess, 701, eseg.

Fidalgos mais interessados em acclamarem Rey ao Duque de Bragança, quaes forao, 69. Referemse os que concorrerao para o dito

acto, Sr, e seg.

Fidalgos, que se achavaó em Castella ao tempo da acclamação del-Rey Dom João IV. quem sorao,

113, e leg.

Fidalgos conjurados contra ElRey D. Joao IV. que fogirao para Caftella, quem forao, 150, e seg. e 152.

Filippe IV. Rey de Castella, que merces sez ao Duque D. Joao II.

14.

Filippe V. Rey de Castella, quando mandou publicar o Manifesto contra Portugal, 550. Que hostilidades fez com o seu Exercito nas nossas Provincias, 551, e seg. Para onde fogio do nosso Exercito, e que pessoas o acompanharao, 636.

Fontes (Marquezado de) quando foy creado, e a quem conferido, 410.

França (ElRey de) que Tratado fez com ElRey D. Joao IV. para fegurança do Reyno, 124, e feg.

D. Francisco Manoel de Mello, residio em Madrid por ordem do

Duque D. Joao II. 53.

Fronteira (Marquez de) D. Fernando Mascarenhas, rara acção sua de valor, destreza, e sciencia para destruição dos Castelhanos, 649, e seç.

Fronteira (Marquez de) Dom João 64 icarenhas, com que grandeza coa 102.0 ao Embaixador de Sa-

boya, 471.

Fronteira (Morquizado de) quando toy creado, e a quem conferido, 704.

### G

Alvao (Antonio) que Commendas teve, e que proezas tez a cavallo nas festas do casamento do Duque de Bragança, 32, e seg.

Galveas (O Conde das) André de Mello e Castro he louvado, 696. Generaes das Armas nomeados por ElRey D. João IV. quem forao,

118.

Generosidade. Como foy insigne nesta virtude ElRey D. Pedro II. 669.

Gentis-homens da Camera do Intante
D. Pedro, porque causa largarao

esta occupação, 433.

Gentis-homens da Camera delRey, quando principiarao a fervir às femanas, e preceder ao Camereiro mor, 707.

Gentis-homens da Camera delRey D. Pedro II. quem foraó, 708.

S. Giaō (Fortaleza de) por quem era governada, e com que partidos se entregou, 98.

Governadores das Armas das Provincias, feitos por ElRey D. Pedro II. quem forao, 549, e feg.

Governadores dos Cattellos, e Praças do Reyno, quem forao nomeados por ElRey D. Joao IV. 119, e

Governadores dos Estados do Reyno, e Presidentes dos Tribunaes, quem erao ao tempo da acclamação del-Rey D. João IV. 112.

Governadores do Reyno até chegar a Usboa E.Rey D. Juao IV. quem fonto, e que dispuzerao, 92.

Gouvea (Mirquez de) que fez affim, que soube da acclamação deldelRey Dom Joao IV. 112.
Gouvea (Marquez de) Embaixador
em Madrid, que infulto lhe fizerao, e que fatisfação teve, 681.
Quem efereveo a Relação da fua
Embaixada. Ibid.

Gouvea (Marquezado de) com que preeminencias toy confirmado,

210.

Graffton (Duque de) General da Armada, que conduzio a Rainha D. Maria Sona, que obtequio lhe fez Elikey D. Pearo II. 494. Aonde foy hoipe sado, e que presente lhe mandou Elikey, 496, e feg.

Grandes de Cafiella, que discursos fizerao para destruirem a Casa de

Brigança, 45.

Guarda do Corpo delRey D. Pedro Il. que Capitaens nomeou, e que graduação lhe dava, e aos mais Officiaes della, 549.

Guarda mor delRey Dom Joao IV.

quem tov , 225

Gusmaö (D. Joao M. noel Peres de)
Duque de Medina vidonia, quando nasceo, e com quem casou,
261. Quem forao os seus ascendentes. Ibid.

### H

Haspaam (Bispo da Cidade de) nateriore de la Cidade de Prança, tendo ajustado vir ser General das Armas Portuguezas, quem lhe sez suspender este designio, 359.

Persia, quem o sez restituir à sua

Dioceli, 701, e leg.

Hospital Real de Lisboa, como foy foccorri to por ElRey D. Pedro II. 665. E pela Rainha D. Maria Sofia, 742.

Humildade. Como foy infigne nesta virtude a referida Rainha, 742.

Hummannes (Conde de ) Embaixador de Castella, que conjuração formava contra Elkey D. Pedro II. e porque razão fez segunda entrada publica, 680, e seg.

#### T

Lhas de Maldiva (ElRey das) achando-te no nosso Exercito em Alentejo, que merces recebeo,

189.

Ilha Terceira, como, e por quem foy restaurada, 177. Que empre-2a commetterao os Soldados della nos navios de Castella. Ibid. e seg.

Imperio (Embaixador do) em Lisboa, quem era, e que desgraça

teve na retirada, 691.

Inchiquin (Conde de) vindo para Mettre de Campo General das Tropas Portuguezas o cativarao os Mouros, 355. Quem o refgatou, e porque causa se retirou. Ibid.

Indulgencia plenaria, foy concedida a todas as pessoas da Casa da Rainha no dia, que ella determinasse,

753.

Infantado (A Casa do) por quem foy instituida, e com que prerogativas, e declarações, 427. Como se regulou a fórma da successão della, 656.

Inglaterra (ElRey de) como recebeo a Embaixada delRey D. Joaó IV. e que ajustou com elle, 126,

e feg.

Inquifição de Portugal, como foy combatida pelos Christáos novos, e como a defendeo ElRey D. Pe-

dro II. 671, e feg.

D. Joao IV. Rey de Portugal, quando nasceo, 2. Quando toy bautizado, e por quem, 3, e seg. Quem foy seu Ayo, e Mestre, 5. Em que exercicios empregou os seus primei-

primeiros annos. 6. Que Criados nomeou para o servico da sua pesfoa allim que succedeo nos leus Estados, 8. Que propostas se lhe fizeraó àcerca da elpola para o leu casamento . o . e seg. Qual elegeo. e como celebrou a noticia do ajuste, 12, e seg. Que condições houve no contrato matrimonial, 12, e feg. Com que apparato foy esperar a Duqueza, 15, e leg. E que teltas houve na occessão delte cafamento, 32. Porque caula nao visitou a Duqueza de Mantua. 42. Com que presexto se eximio do governo de Milao, e Vigairaria de Italia, que lhe encarregarao, 46. Como mandou focegar o alvoroco, com que o povo de Villa-Vicosa o acclamou Rey, 49. Que promessa teve de França para que le acclamatie Key delta Monarchia, 51. Que soccorro de gente se lhe mandou tirar das suas terras para se unir ao Exercito Castelhano. 57. Quando foy feito Governador das Armas, e que discursos se fizerao àcerca delta nomeação, 64, e seg. Como se portou no offerecimento, que lhe fizerao do Reyno, 65, e leg. Con que formilidade visi ou a Duqueza de Minima, 66, e feg. Teve ordem para fazer fegunda j. rnada à Villa de Almala, e para acompanhar eté Catalunha a ElRey Filippe IV. 71. Que motivo teve para conie wir o acclamassem Rev. 72. Com fe difpoz o a 30 da dica acclin çio, e que Fidalges comprrerio pira ella, 80, e log. O pue obron en Villa-Viçola com i noticia della, 93. Con quem partio para Lisbon, ande foy excelliva. mente fat jado, e o que diffe nelte cals num Calkelhann, 95, e feg. In que dia, e com que formalidade se fez o acto da Coroacao, 99, e feg. Que Minifiros nomeou para o delpacho, e Tribunaes, 116. E que Generaes cas Armas para as Provincias, 118. E que Governadores para os Caltellos, e Praças do ficino, 119, e feg. Quando convocou Cories. e o que le traiou nelias, 121, e feg. Que Embaixadores mandou a diversos Principes, 124, e leg. De que Minitios tez mais confianca, 145, e leg. Com que formalidade mandou prender aos conturados contra a fua Real peisoa, 156, e seg. Que providencia deu para focegar a alteração, que o povo tomou contra algumas petfoas, 159. Nomeou leis Fidalgos para aujuntos a tentenciarem os processos de alguns dos conjurados, 161. Que semonftracaó tez ElRey nelte calo, 163. Que merces fez ao Conde de Caftello-Melhor, e que latisfação teve da lua vinda, 171. Que mandou fazer a hum Castelhano, que estava prezo em Santarem, 176. Quando partio para a Provincia de Alentejo, e com que formalidade entrou na Cidade de Evora, 178. Porque causa mandou retirar aos Generies do noslo Exerci-10. 180. Passando segunda vez à mesma Provincia, que dispoz do Exercito, e que merces fez a El-Rev das lihas de Maidiva, 182, e 183. Como festejou a vitoria da batelha de Montifo, 187. Como protegeo os Principes Palatinos, e que disposições fez para defensa da Armada Ingleza, 190. Quando jurou a Conceição Immaculada da Senhora, que tomou por Patroe ra do Reyno, 204, e feg. Que inscripções, e obras mandou publicar para teltemunho delta fua piedade,

piedade, e devoção, 208, e seg. Sentindo-le chegado à morte, que disposições fez, assim Christáas, como politicas, e como ordenou o feu Teltamento, 2 to, e feg. Quando falecco, 215. Que Titulos creou de novo, 216, e leg. Aonde jaz, e que Littafio tem, 237. O seu caracter, 238. Que Obras comi oz, 240, e ieg. De que virtudes toy acornado, 243, e leg. Quando cajou, 244, Que filhos teve, 255, e 1eg.

D. Frao (O Principe) quando nascco, e como toy festejado o seu natcimento, 755. Quando te lhe administrou o Sacramento do Bautismo, e quem forao os Fadrinhos, 756. Quando falecco, 757. Como se dispez o seu enterro, e aon-

de 12, 757, e le.

João Pinto hibeiro, toy Agente dos negocios de Duque de Bragança, e o principal instrumento da tua exaltação ao Throno, 70, e seg. Foy chamado a Villa-Viçofa para o dito negocio, e como le ajultou, 76, e feg.

S. Toleph. Que i rincipio teve a grande telta, que no seu dia se celebra-

va em Villa-Viçosa, 2.

Isabel (A Princeza D.) quando foy jurada herdeira do Reyno, 470. Com quem se ajustou o seu casamento, 471 Em que dia le celebrarao os deli olorios, e que prenda It.e mandou o el polo, 473, e 475. Quem pertendeo caiar com ella, 693.

Italia (Principes, e Republicas de) seguirao depois da acclamação del-Rey D. Joao IV. os seus interesses

corro antes, 144.

Juizes da rullidade do cafamento del-Rey D. Affonio VI. quem forao, 420.

Juizes, que sentenciarao os Conjura-Tom.VII.

dos contra ElRey Dom João IV.

quem torao, 161.

Junta para o rrovimento das Provincias, inliituida por ElRey D. Joao IV. de que Ministros le com-Lunha, 117.

Junta do Commercio, quando, e com que condições toy creada, e que mudar ças teve, 201. Quan-

do le extil guio, 202.

Junta dus Ties Estados, quando foy intituida, e quem forao os primeiros Deputados della, 198, e leg.

Acerda (D. Catharina de ) Duqueza de Lei ma ; com quem caiou, e que pays, e avos teve, 261.

Leofoldo (O Emperador) quando

talecco, 582.

Linkares ( () (conde de ) sendo encarregado para difficar os tumultos de Evora, que obrou neste ca-10,53, e feg.

Lorena (Arna de ) Duqueza de Neomurs, com quem toy caiada, e quando talecco, 423. Quem forao os feus atcendentes. Ibid.

Lorena ( Filippe Mance: de ) Duque de Mercoeur, quando nasceo, e morreo, 423. Com quem toy calado, e que ascendencia teve. Ibid.

Lorena (Renato de) Duque de Elboeuf, quando nasceo, e faleceo, 423. Seu cafamiento, e deicendencia Ibid.

Luiz XIV. Rey de França, que Tratado ajustou com ElRey D. Pedro

11. 503, e feg.

D. Luiza, Rainha de Portugal, que disse ao Duque de Bragança sobre a offerta, que lhe faziao do Reyno, 75. Quando chegou a Lifboa, e que Criados lhe nomeou Eeece

ElRev. 110. Ficando governando o Reyno, que pelloas the affiftirao nelle ministerio, 178. Quando nasceo, e casou, 244. Que juizo fez hum Mouro do leu nalcimento, 245. Que lhe diffe o Duque leu pay no tempo da despedida para Portugal, 246. Que virtudes ornarao o seu espirito, 247, e 251. Em que dia, e com que formalidade foy para o Mosteiro das Religiofas do Grilo . 248. Quando faleceo, 249. Aonde foy depositado o Real cadaver. 250. Para onde se mudou, e aonde jaz. 252, e leg. Que Criados teve a fua Cafa, 253, e seg. Que filhos teve, 255, e feg. A fua Arvore de ascendencia, 261.

### M

Macedo (Antonio de Sousa de) com que imprudencia tratou a Rainha, e como soy casti-

gato, 445.

Macedo (Fr. Manoel de) foy instrumento para que alguns Fidalgos se conjurassem contra ElRey D. Joao IV. 150. Como foy castigado, 152.

Maleira (Ilha da) foy doada com outras terras à Rainha D. Cathari-

na, 283.

Madrid (Villa de) Corte del Rey Catholico, como se rendeo ao nosso Exercito, e como acclamou a El Rey Carlos III. 637, e seg.

Mantua (A Duqueza de) D. Margarida de Saboya, quando veyo para o governo de Portugal; e porque causa a não visitou o Duque D. João II. na passagem, 40, e seg. Com que formalidade receleo em Libboa ao dito Duque, 66, e seg. Que disse aos Fidalgos no

acto da acclamação do referido Duque em Rey de Portugal, 88, e seg. Como, e por quem sey rebailda a sua tenacidade, e o que obrou nesta occasião, 89, e seg. Para onde a mandarão resirar, 94. Como sey conduzida a Badajoz, e que honras lhe fizerão os nossos Generaes, 146, e seg.

Marankao (A Cidade do) quando toy erecta em Bispado, 678.

D. Maria (A Senhora) de quem foy filha, 257. Que doações lhe fez ElRey seu pay. Ibid. Como a estimou, e a Rainha na visita, que lhe fez, 258, e feg. Que tratamento teve, e que obras fez no Mosteiro de Carnide, 259. Quando saleceo, aonde jaz, e que Epitasio tem, 260. Que sentimento manifestou ElRey D. Pedro pela su morte. Ibid.

Marialva (Marquezado de) quando foy creado, e a quem conferi-

do, 400.

Marichal do Reyno no tempo del-Rey D. Joao IV. quem foy, 237. Marqueza de Montalvao, como foy castigada pelos indicios do crime da conjuração contra ElRey Dom

Joao IV. 152.

Marquezado de Aguiar, quando foy creado, e a quem conferido, 217.

— de Alegrete, &c. 704. — de Arronches, 704.

- de Cascaes, 218.

\_\_\_ de Fontes, 410. \_\_ da Fronteira, 704.

- de Gouves, com que preeminencias foy confirmado, 219.

\_\_de Marialva, 409.

\_\_ das Minas, 704. \_\_ de Niza, 218.

\_\_\_ de Sande , 409.

— de Tavora, 704. Marzañ (Praça de) por quem foy recuperada, 569.

Ma ca-

Mascarenhas (Fernao) porque caufa toy innocentemente degoliado, 680.

Mattes (D. Sebastiao de ) de Noronha, Bispo de Elvas. Veja-se El-

Mazagao (Praça de) porque causa a não sinou ElRey de Mequinez,

507.

Mazarino (O Cardeal) como recebeo ao Conde de Soure, e que General fez vir para ette kcyno, 352, e feg. Que ettimação fez do dito Conde, e como o louvou ao Cardeal de Ketz, 362.

Menices (Maria de) Rainha de França, com quem catou, e quando falecco, 337. Quem ferao seus

rays, eavos. Ibid.

Meirinkos mores no tempo delRey D. Affonto VI. quem torao, 415.

- de Rey D. Joso IV. 226, e229. - delRey Lom Pedro II. 709, e

Mickelbourg (Sofia de) Rainha de Dinamarca, com quem casou, e quando falcceo, 337. Quem sorao seus pays, e avos. Ibid.

Mello (D. Diogo de ) foy Ayo do

Duque D. João II. 5.

Mello (D. Francisco de ) Conde da Ponte, com que felicidade ajustou o casamento da Rainha D. Catharina, 286. Que merces teve, 409.

Menezes (D. Fernando de) Conde da Ericeira, que Obras compoz, e aonde se conservao, 740, e seg.

Mesa do Duque D. Joao II. com que ceremonial, e apparato era servida, 30, e seg.

Mestre dos Infantes filhos delRey D. Joao IV quem foy, 228.

Mestres Sallas del Rey D. Affonso VI.

-delRey D. Joao IV. 226, 228, 229, e 231.

- del Rcy D. Pedro II. 710, e 714. Tom. VII. Methwin (D. Joao) Enviado, que unha fido delRey de Inglaterra, foy o primeiro motor para que El-Rey D. Pedro entraffe no Tratado da Grande Alliança, 511.

Minas (Marquez das) Embaixador a Roma, em que dia tez a sua en-

trada publica, 467.

Minas (Marquez das) em que dia Sahio para a Campanha, e que hoftiliuaces tez aos Cattelhanos, 552, e leg. Com que valor deltruio o Exercito, de que era General D. Francisco Ronquiho, 554, e seg. Como restaurou a Villa de Monfanto, 555, e leg. Como recuperou a Praça de Salvaterra, 597, e feg. Como ganhou a Villa de Sarça, 509. Quando foy feito General da Provincia de Alentejo, e qual foy a fua primeira of eração, 606. Quando lahio à C mpanha, e que operações fez o Exercito, 612, e leg. Com que va'or, e defembaraço fitiou a Villa de Alcantara, e como foy rendida, 616, e feg. Como foy premiada esta acção, 624. Com que designio caminhou com o Exercito, e que conquistes fez, 620. Com que valor sition Ciudad Rodrigo, ecomo foy rendida, 632, e leg. Que progressos mais fez, 633, e seg. Por quem mandou cumprimentar a Rainha viuva de Hespanha, e aonde mandou acampar o Exerci. to, 638. Com que tolemnidade, e gosto celebrou em Madrid a acclamação del Rey Carlos III. 639, e seg. Que ordens deixou para administração da justiça, e faz nda, 640. Que diligencias fez para que ElRey Catholico viesse para Madrid, 642, e leg.

Ministros do despacho del Rey Dom João IV. quem forao, 616.

Ministros Portuguezes, que forao a Ecece ii FranFranca no tempo del Rev D. Pedro

II. guem eraó, 686.

Milloens; como as promoveo ElRev D. Pedro, e aon se se fazia a Junta dellas , 670.

Monteirus mores telRey D. Affonso

VI. guem torao, 416.

- del Rev D. 1030 IV. 226, e 237. - JelRev 1). Petro 11. 710, e 714. Montes Claros (Baralha de ) em que dia toy, em que formi le deu, e como se conseguio a vitoria, 384. Montijo (Batalha de) como foy disputada, e como conseguimos a vitoria, 184.

Mordomos môres delRev D. Affonfo VI. quem foran, 413.

-delRey D. Josó IV. 224.

- JelRey D. Pedro II. 708 . 712 .

Mordomos môres da Rainha D. Lui-

za, quen foraó, 251.

Mulica; com que gosto se applicava a ella ElRev Don Joao IV. e que Obras compoz, 240, e seg. Que Livraria teve della, e como foy estimada dos Principes do seu tempo, 242, e feg.

Minim (Bispado de) quando for ere 20,679.

Natal ( Novema do ) como a fazia a Rainha D. Maria Sofia, e aonde a mandava celebrar, 742, e feg.

Necessidades (A Imagem de Nosa Senhora das ) com que solemnidade foy retirui in à sua tersis, 581.

Neobourg (D. Mar'a Solia Isabel de) Rainha de Portugal, de quem foy filia, 741. Com quem calou. 481, e 741. Que dote teve, 482. Quando, e aonde se fez o acto do recebimento, 485. Em que dia

partio para Lishoa, e que ressors a acompanharao, 486, e seg. Como for cortejada por muitos Principes, 487, e seg. Quando chegou a Lisboa, e como foy festejada a sua vinda, 489, e seg. Aonde recebeo as benções nupciaes, 406. Em que dia tez a entrada publica, e com que formalidade, e grandeza se fez esta funcao . 408, e feg. De que virtudes foy adornada. 742, e seg. De que queixa principiou a enfermar, e com que piedade recebeo os Sacramentos, 746, e leg. Quando faleceo, e com que formalidade se celebrou o Funeral, 748, e seg. Que descendencia teve, 755, e seg. A sua Arvore de ascendencia , 761.

Niza (Marquezado de) quando foy creado, e a quem conferido, 218. Nuncios Apoltolicos em Portugal no revnado del Rev D. Pedro II. quem

forao, 696, e feg.

Bidos (Conde de) quando foy feito Conde fobrinho, 221. Odemira (Conde de ) foy Avo delRey Dom Affonso VI. 344. Quando faleceo, 364. Quando tirou Carta daquelle cargo, 412.

Odivellas; roubo do Sacramento da Parochia deste Luzar, como o fentio ElRey D. Pedro, e que sez em demonstração da sua piedade,

666 , e feg.

Oferta; como a fazia de seus filhosa Deos a Rainha D Maria Schiz, 744. Olanda (Filtados Geraes de) como receberao a Embaixada delRey D. Joao IV. e que Tratado se celebrou, 127, e feg. Que Ministros Portuguezes forao a elles no reynado de D. Pedro II. 690.

Oppet (O Marquez de) Embaixador de França, querendo infultar ao de Castella, como se she reprimio a ousadia, 683.

Oras (Praça de ) como a mandou 10000rer ElRey D. Pedro II. 673,

e leg.

Orleans (O Padre de) que Obra es.

creveo, 740,

Ornano (Marquez de) Embaixador de Saboya, com que negociação veyo a Lisboa, e quando fez a entrada publica, 472.

#### P

Acheco (Pantaleao Rodrigues)
que respondeo aos Cardeaes,
que queriao saber, com que
direito cingira a Coroa ElRey D.
Joao IV. 137.

Padrinhos do Duque Dom João II.

quem forao, 4.

Paes (Antonio) Viegas, que lugares teve, e que Obras compoz, 145, e feg.

Pagens da Caldeirinha, e Campainha no reynado de D. Joao IV, quem

tor10, 228, e feg.

Palatinos (Principes) porque causa se retugiarao em Listoa, e como os protegeo ElRey D. João IV.

180, e feg.

D. Pedro II. Rey de Portugal, quando nasceo, 425. Com que grandeza lhe sov conserido o Sacramento do Baunismo. Ibid. e seg. Que donção lhe sez ElRey seu pay, 427. Que Commendas vodia conferir por saculdade delRey seu pay, 428. Em que parte se lhe formou a sua Casa, e que Criados teve, 430, e seg. Que desgosto teve com ElRey seu irmão, e como se separou delle, 437. Como deu audiencia ao Marquez

de Rovigni, 437. Que conferen. cia teve com EiRev tobre a nomeação de Criados, 438, e feg. Com que prudencia rebateo a paixao de Simao de Vasconcellos. 440. Que disse ao Conde de Caltello-Melhor pertendendo congraffarle com elle, 441, e seg. Para onde le retirou . e que alvoroço causou esta noticia, 442. Como se concluio a nomeação de Cameristas, que pertendia, 442, e seg. Restituindo-se para a Corte, que novidade houve entre os Gentilhomens da fua Camera, 444. Que resolução tomou, vendo o Paço armado com novas guardas, 446. Que lhe respondeo ElRey com o parecer do Conselho de Estado, 447, e seg. Que mais diligencias fez em demonstração do feu sentimento, 448. Novas resoluções delRev em offensa sua, 449. Que representação lhe fez, e que pedia nella, 450, e seg. Que lhe respondeo ElRey, e como se ajustarao estas discordias, 454, e seg. Porque causa, e quando tomou a regencia do Reyno, 455, e seg. Quando foy jurado Principe, e succesfor da Coroa, e como se celebrarao estas Cortes, 456, e seg. Não querendo ser Rey, admittio somente fer Regente do Reyno, 458, e feg. Com quem cafou, e de que condições le formou o Trarado Matrimonial, 460, e seg. Quando , e como se celebrarao os despolorios, 463, e leg. Porque cadsa não queria ajustar o Tratado da Paz com Castella, e como se concluio, 465, e feg. Que Bispos nomeon para as Cathedraes, 468, e feg. Que propostas lhe fizerao as Cortes para que aceitasse a Coroa, 470. Que resolveo, 471. Quando tomou o attio de Rey, 478.

Que representação lhe fez o Confelho de Estado para que casasse segunda vez, e que lhe disse o Duque de Cadaval sobre a mesma materia, 470, e seg. Com quem determinou casar, e que diligencias se fizeraó para este effeito. 481. Com que grandeza foy bufcar a Rainha sua esposa, e que pessoas o acompanharao nesta occasiao, 401, e seg. Que disse ao Duque de Graffion, e ao Conde da Ericeira, 494. Aonde receberao os Revs as bencoens nupciaes. 406. Com que grandeza, e formalidade fizerao a entrada publica, 498, e seg. Reconheceo ao Duque de Anjou Rey de Hespanha, e que Tratado fez sobre ella materia, 503. Como mandou segurar a Marinha de Lisboa, os Fortes, e Castellos das Praças maritimas. 506. Que disse ao Conde de Chaternau, General da Armada de França, e que presente lhe mandou, 507, e seg. Com que formalidade deu audiencia ao Principe de Darmstad, 510. Porque causa o mandou sahir do Revno. 511. Que praticou na audiencia. que deu ao Almirante de Castella. 514. Porque causa entrou na liga da Grande Ailiança, e que Tratados se fizerao, e que continhao, 516, e fez. Com que grandeza, comitiva, e formalidade foy visitar a ElRey Carlos III. e conduzil. lo para o Paço, 527, e feg. Como mandou folemnizar a chegada do dito Rey, 534. Q 12 ethicheta se observou quando cearao ambos, e o Principe, e Infantes, 535. Que Ceremonial feajust ou, e praticou nas vilitas, que mutuamente faziao os Reys, 536, e feg. Que Cria los nomeou para fervire n a ElRey Carlos III. 538,

e fee. Sendo por fua despeza a hotpedagem , quanto gaftava cada mez, 540. Que prefente mandou a Elkey Carlos, e como o cstimou, 540, e seg. Que promo-Cao tez de Generaes para os hixera citos, 545. Que Conselreiros de Estado tez, e que pessoas nomeou para o acompanharem na jornada da Beira, 546, e seg. Que Capitaens nomeou para a guarda de Corpo, e que mais promoções fez, 549, e icg. Que manifeltos mandou publicar contra EiRey Filippe V. 550. Em que dia partio para a Campanha da Beira, e porque caminho, 558, e leg. Como toy recebido em Combra, 561. Como venerou o Corpo da Rainha Santa Isabel, 562. Que donativos lhe fizerao o Reitor, a Camera, e o Cabido de Coimbra, 564. Com que formalidade conduzio para a Cidade da Guarda a Elkev Carlos III. 567. Que fez assin que chegou ao Exercito, 569. Que conferencias fez para se expugnar Ciudad Rodrigo, e que resultou des. te Conselho, 570, e seg. Que disse a ElRey Catholico sobre o seu voto, de que se não passasse o rio Agueda, 572. Em que dia chegou a Lisboa, 574. Em que dia se achou gravemente doente, e que progrello fez a queixa, 576, e seg. Como recebeo ao Nuncio Apoltolico, 578. Para onde se retirou, 580. Quando foy para a Quinta de Alcantara, 581, e seg. Que luto tomou, e mandou tomar pela morte do Emperador Leopoldo, 582. Que disse a El-Rey Catholico sobre a sua jornada de Calt IIa, e como o mandou cortejar na despedida, 600, e seg. Cono auxiliou os interesses del-Rey Catholico, 610. Como deu audi-

audiencia ao Embaixador, que El-Rev de Maquinez mandava à Kajnha Anna de Inglaterra . 6 11. Como fettejou a acclamação delRev Catholico em Madrid, e o que diffe em louvor do Marquez das M.nas, 641. Quando principiou a entermar, e que progrellos teza doença, 651, e leg. Que difle ao Principe, Infantes, e Duque D. Nuno, 652. Como faliou ao Nuncio Apostolico, e quando faleceo, 654. Que disposições tez no seu Testamento, 655, e seg. Como se abrio o seu Real cadaver. e que se observou nelle, 658. Como se dispoz o Funeral, 659, e feg. Aonde jez, 661. Como fe fez o acto da quebra dos Eícudos, 663, e leg. Refere-le o seu caracter, partes, e virtudes, de que foy ornado, 664, e leg. Que demonstração de sentimento fez pelo facrilego roubo do Sacramento de Odivellas, 666, e seg. Como defendeo o procedimento do Santo Officio, e que Ley passou contra os Christáos Novos, 671, e feg. Como ajudou ao Papa para a guerra contra os l'urcos, 672, e feg. Que soccorro mandou à Praça de Orao, 673, e seg. E à de Ceuta, 674. Que Ley fez sobre o modo da Regencia do Reyno, 676, e seg. Como foy appellidado, 677. Que pessoas nomeou para a Purpura Cardinalicia, e que Arcebispados, e Bispados erigio o Papa à sua instancia, 677, e seg. Como recebeo, e que preientes mandou ao Principe Jorge Augusto de Saxonia, 693, e feg. Que presente mandou ao Grao Duque Coime III. 695. Que Titulos creou de novo, 704, e seg. Que Officiaes teve a sua Casa, 708, e seg. Quando casou a primeira

vez, 725. Quando, e com quem calou a legunda vez. 741. Com que fineza affiltio a Rainha na fua doença, 746, e seg. Que filhos teve, 741, 755, eleg. Como lolemnifou o nafcimento do Principe D. Joao, 755.

Pekim (O Bispado de) quando foy

erecto. 670.

Penalva (Condessa de) quem era, 207.

Pernambuco (Cidade de) por quem fov restaurada . 188.

Pernambico (Bispado de ) quando. e por quem foy erecto, 678.

Placencia (Cidade de) como le rendeo a ElRey Catholico, 629. Ponte. (Conde da ) Veja-se Mello.

Porteiros môres delRey D. Affonso VI. quem forao, 415.

- delRey D. Joao IV. 226.

- delRey Dom Pedro II. 700, e

Portugal (D. Miguel de) Bispo de Lamego, e Embaixador a Roma, que comitiva levou, e como fez a sua entrada, 135, e seg. Com que valor se portou no encontro, que teve com o Embaixador de Castella, 141, e seg. Que fez vendo, que não podia confeguir a sua negociação, e como se retirou, 142, e feg.

Preces, que se fizerao em Lisboa pela melhoria delRey Dom Pedro,

quaes forao, 578.

Presidentes dos Tribunaes no revnado de D. Affonso VI. quem forao, 4.12, e feg.

- no tempo delRey D. João IV.

231, e leg.

-delRey D. Pedro II. 710, e feg. 722, e feg.

Principe (Regimento do) ainda se observa na Junta dos Tres Estados, 271, e feg.

Prizao dos Fidalgos, e ressous con-

Jura-

juradas contra ElRey D. Joao IV. como se executou, e quem erao as ditas, 156. Como forao algumas castigadas, 162, eseg. E como se livrarao ouras, 164.

Provedores das Obras do Paço del-Rey D. Affonso VI. quem torao,

416.

- delRey D. Joao IV. 230. - delRey Dom Pedro II. 710, e

Pueros (D. Pedro ) foy Mestre do Principe D. Theodosio, 265.

### R

Ainhas de Portugal, como erao conduzidas, e affistiao nos Confelhos de Estado, 731, e seg. Rainhas de Portugal. Veja-se D. Lui-

za, Neobourg, e Saboya.

Regimento do Principe D. Theodosio ainda se observa na Junta dos Tres

Estados, 271, e feg.

Relação da comitiva, com que o Duque D. Joao II. foy esperar a Duqueza sua esposa, 15, e seg. E das testas, que se fizerão nesta occasidad, 32, e seg.

Reposteiros mores delRey D. Affonso VI. quem forao, 414, e 415.

- delRey D. Joso IV. 225. - delRey D. Pedro II. 710.

Richelieu (O Cardeal de) que diligencias fez para que se acclamasse Rey de Portugal ao Duque de Bragança, 51.

Rio de Janeiro (Bispado do ) quando, e por quem soy erecto, 678. Ama (Embaixador em ) D. Miguel de Portugal, Bispo de Lamego.

Voja-le Portugal.

Roma; Minstros Portuguezes, que forció a ella no reynado de D. Pedero II. quem forció, 695, e seg.

S. Romain (O Albade de) Embai-

xador de França, quando fez a sua entrada publica, 467.

Rook (Jorge) Almiran e da Armada, que conduzio Carlos III. a Lisboa, quanto chegou, 524. Que offerta lhe mandou tazer Ei-Rey D. Pedro, 525.

Ruy Telles de Menezes, Serhor de Unhao, quanco faleceo, 261. Com quem toy casado, e que des-

cendencia teve. Ibid.

#### S

Saboya (Carlos Amadeo de) Duque de Neomurs, quando nafceo, e morreo, 421, e 423. Com quem foy casado, e que as-

cendencia teve, 423. Saboya ( D. Maria Francisca Isabel ce ) Ramha de Portugal, com quem casou, 280. Cem que formalidade, e aonde se celebrou o seu casamento, 391. Em que dia partio para Portugal, e quando chegou a Lisboa, 202, e seg. Como foy festejada a sua vinda, 393, e feg. Que pezares lhe deu logo ElRey, 397. Quando, e porque causa se retirou da companhia del-Rey, 403. Em que dia se proferio a sentença da nullidade do dito casamento, e quem forao os Juizes, 421. De quem foy filha, 421, eseg. A sua Arvore, 423. Que representação fez aos Tres Estados do Revno depois da sentenca do divorcio, 450. Que resolverao, e como se ajuston o seu cafamento com o Principe D. Pedro, 460, e seg. De que condições se fo mou o Tratado Matrimonial, 461, e seg. Quando, e como se celebrarao os desposorios, 463. Que diligencia fez para mayor segurança da consciencia no parti=

particular da dispensa, 462, e seg. Quando nasceo, e de que virtudes lov ornada, 725. Que Religiolas trouxe comfigo para a fundação de hum Mosteiro, e qual foy este, 727. e leg. Que caso lhe fuccedeo com o jeu Veador Dom João de Soula, 729, e feg. Como era conduzida, e affistia ao Conselho de Ettado, 731, e seg. Quando principiou a exercitarle na perfeição da vida devota, e que Obra escreveo, 733. Quando principiou a enfermar, e que progresso tez a doença, 734, e seg. Com que piedade recebeo os Sacramentos, 735, e seg. Aonde faleceo, e que disposições tez no Teltamento, 478, e 737, e leg. Aonde jaz, e que obras tez, 738, e seg. Que Escritores tratao della, e que descendencia teve, 740, e feg.

Sahoya (Victor Amadeo Duque de)
com quem ajustou o seu casamento, 471. Que prenda mandou à
esposa, 475. Em que tempo determinou vir para Portugal, e que
Armada o hia conduzir, 475, e
seg. Porque causa se restituio esta
a Lisboa sem o reserido Duque,

477.

Salamanea (Cidade de) como se rendeo a ElRey Carlos III. 633, e

leg.

Salvaterra (Praça de) como, e por quem foy recuperada, 597, e seg. Sande (Marquezado de) quando foy

creado, e a quem conferido, 409. Sandoval (D. Francisco de) Duque de Lerma, quando faleceo, 261. Com quem casou, e que ascendencia teve. Ibid.

Sand: ick (O Conde de) General, e Embaixador de Inglaterra, como foy vilitado, e hospedado, e quem foy seu Conductor, 293, e seg. Tom.VII. Com que negociação veyo outra vez a Lisboa, 465, e feg.

Sarça (Villa de ) como, e por quem

toy tomada, 500.

Saxonia (O Principe Jorge Augusto de) em que anno veyo a Lisboa, e como o recebeo Eskey D. Pedro II. 603, e seg.

Schomberg (() Conde de) que dignidades, e lugares teve, e quando fa-

leceo, 178, e 600.

Sebastianistas, que principio tiverao, e a que fim dirigiao as suas paixoens, 60, e seg.

Secretaria de Estado, que forma lhe deu Elkey D. João IV. 202.

Secretaria, instituida pelo referido Monarcha, qual fov, 202.

Secretarios de Estado, e outras categorias, del Rey Dom Affonso VI. quem forao, 417, e seg.

- delRey D. Joao IV. 231, e 235. - delRey D. Fedro II. 711, 719,

e feg.

Sylva (Luiz da) porque causa sogio para Castella, 151. Que Condado lhe deu ElRey D. Filippe IV. e quando morreo, 152.

Sylva (Ruy Gomes da) Principe de Melito, quando nasceo, e com quem casou, 261. Quem forao

os teus ascendentes. Ibid.

Soure. (() Conde de) Veja-se Costa. Soure (O Conde de) com que valor se portou na passagem do rio Tietar, ou Bazzagana, e quando

faleceo, 630.

Sousa (Francisco de) Coutinho, refidio na Corte de Madrid por ordem do Duque D. Joao II. 8. Foy feu Aposentador mór, 42. Que commissão levou na Embaixada a Dinamarca, 129. Acção de generosidade, que usou com o Almirante, que o conduzio 131. Que honras lhe sez ElRey de Dinamarca, 132. Como soy recebido pe-

la Rainha de Suecia, e que Tratado ajustou com ella, 133, e seg. Sousa (D. Josó de) Védor da Casa da Rainha D. Maria Francisca de Saboya, que lhe disse, queren lo ella doense continuar huma jorna la, 130.

Stuart (Jicobo) Rey da Gráa Bretanha, quando nasceo, saleceo, e com quem casou, 337. Quem sorao seus pays, e a vos. Ibid.

Suecia (A Kainha de) que gosto teve da Embaixada, que lhe mandou ElRey D. Joao IV. e que allianca sez con elle, 133, e sez.

Sumilheres de Cortina del Rey D. Affonso VI. quem forao, 416, e

- delRey D. Pedro II. 709, 717, e feg.

### T

Tingere (Cidade de) querendo E-Rey D. Pedro II. compralla, que fez o Parlamento de Inglaterra, e quem a tem ao prefente, 680.

Tarouca (O Conde de) queren do fogir para Castella, que Fidalgos persuadio para que fossem com el-

le, 150, e seg.

Tavora (Luiz Bernardo de ) Conde de S. Joao, com que valor, e felicidade conquittou a Villa de

Fuente Ginaldo, 552.

D. Theodosio (O Principe) com que razoens mostrou se deviao amparar os Principes Palatinos, 191. Quando soy declarado Principe do Brasil, e Duque de Bragança, 216, e 264. Quando nasceo, e soy bautizado, 263. Quem soy seu Padrinho. Ibid. Quando soy setto Coronel da Nobreza, 264. Que virtudes resplandecerao no

seu espirito, e quem foy seu Mestre. 265. Que Obras compoz, e que Sciencias cultivou, 266, e seg. De que modo, e em que dia partio para a Provincia de Alenteio, e como foy recebido, 268. Que instruções lhe mandou El-Rev. 260. Como se restituio a Listoa, 271. Quando foy feito Generalissimo das Armas Portuguezas , e com que jurifdiccao, 271. Em que exercicios sagrados empregava o tempo, 274. Quando faleceo, e aonde 12, 275. Com quem se tratou o seu calamento. Ibid. e seg. Que Escritores fazem memoria da sua vida,

Tessé (O Marichal de) porque causa não aceitou a batalha, que she offereceo o nosso Exercito : 505.

Testamento del Rey D. Joao IV. com que piedade foy seito, 211, e seg.

Toledo (D. Leonor de) Duqueza de Florença, quando faleceo, 337. Com quem casou, e quem forao seus pays, Ibid.

Tourvil (O Marichal de) com que designio appareceo na Bahia de La-

205, 687.

Trappa (O Abbade da) que obsequio, e supplica lhe mandou sazer

ElRey D. Pedro II. 668.

Tratado da liga da Grande Alliança com ElRey Dom Pedro II. de que condições era formado, 517, e feg.

Trinchantes delRey D. Affonso VI.

quem foran, 415.

- delRey D. Joao IV. 227, 229,

- delRey Dom Pedro II. 710, e

### IJ

Ahia (Fr. Jeronymo) Monge de S. Bento, que Obra compoz, e aonde le conserva, 407.

Valenza de Alcantara, quem a sitiou, e com que condições se rendeo, 382. Quando, e como soy em outra occasiaó tomada, 586. Que illusaó padeceo hum Author nesta materia, 587. Quando soy demolida, e em que tempo se restituio, 594.

Vandome (O Cardeal Duque de) difpensou a Rainha D. Maria Francisca de Saboya do impedimento, que tinha para casar com o Prin-

cipe Regen e, 462.

Vandome (A Princeza Isabel de) com quem foy casada, e quando faleceo, 422. Quem foraó seus pays. Ibis.

Vasconcellos (Miguel de) por quem toy morto, 86. Como foy livre o seu cadaver da barbaridade do povo, que lhe destruso as casas, e fazendas, 87.

Vasconcellos (Simao de) foy Gentilhomem da Camera, e Governador da Casa do Insante D. Pedro, 432, e seg Que incivilidade lhe sez, 440.

Védores da Casa delRey D. Affonso VI. quem fora 0414, 415, eseg. — delRey D. Joao IV. 227, 228, 229, eseg.

- SelRey D. Pedro II. 710, 716,

e leg.

Velles (Marquez de los) Embaixador de Castella em Roma, que ord-m conseguio do Papa, 138. Que insolencia quiz fazer ao nosso Embaixador. Ibid. Executando-a, como se portou, e sahio della, 141. Para onde se retirou, 142. Vestido do Duque D. Joao II. quando recebeo as benções nupciaes, de que adorno, e valor era, 24, e seg.

Vice-Reys da India no tempo del Rey D. Pedro II. quem forao, e que

obrarao, 698, e seg.

S. Vicente (() Conde de) Joao Alberto de Tavora, quando, e aonde faleceo, 615.

Viegas. (Antonio Paes) Veja-se

Paes.

Villa-Real (O Marquez de) que motivo teve para se conjurar contra ElRey D. Joao IV. 148, e seg. Querendo-se accusar deste desatino, que lhe disse ElRey, e como soy prezo, 156, e seg. Quem prendeo ao Duque de Caminha seu silho, e para onde soy remetido, 157. Como soraó sentenciados, e castigados, 161, e seg. Quem pertendeo succeder nesta Casa, 163. A quem se deraó os bens della, 427.

Villa-Verde (O Conde de) D. Pedro Antonio de Noronha, Vice-Rey da India, como foccorreo a ElRey da Persia, 699. Que Embaixada lhe mandou, e que suc-

cesso teve. Ibid. e seg.

Villar-Mayor (O Conde de) Manoel Telles da Sylva, Embaixador a Heidelberg, com que negociação foy, quando partio, e que pessoa o acompanharão, 482. Quando fez a sua entrada publica, e que Ceremonial se observou nas audiencias, que teve, 483, e seg. Emque dia partio para o Reyno, e quando chegou, 486, e seg. Quando soy seito Marquez de Alegrete, 704.

Alegrete, 704.

Vimioso (O Conde de) acclamou em Evora a ElRey D. Joao IV.
95. Sendo nomeado Capitao General das Armas de todo o Reyno,

qu:m

quem lhe desviou este emprego, 118. Com que razoens o queria fazer entrar na conjuração o Arcebispo de Braga, como se desviou delle, e o que fez, 155. Foy Conductor do Embaixador de França, 165. Para as casas do seu descendente foy convalecer Elkey D. Pedro II. 580.

Viscondado de Asseca, quando foy creado, e a quem conferido, 412.

- de Barbacena, 411.

— de Castello-Branco, 222. — de Fonte-Arcada, 706.

Visita, que o Duque D. João II. fez à Duqueza de Mantua, que ceremonial le observou nella, 66, e seg. Unhao (Ruy Telles de Menezes, V. Senhor de ) quando faleceo, 261.

7 Aldeck (Catharina Condessa de ) de quem foy filha, e que descendencia teve, 671.

Wilhelmo (Filippe) Eleitor do Imperio, quando nasceo, e morreo, 761. Com quem calou, e que ascendencia teve. 1bid.

Feres de los Cavalleros (A Ciuade de ) por quem toy rendida , 627. Xevora (Rio) com que felicidade o passou o Marichal de Tessé, 608.

Morck (Duque de) visitando no mar a Rainha D. Catharina, que eticheta se observou reste acto, 299, e seg. Por quem toy reduzido à Religiao Catholica, 317.

# FIM.





Special 91-3 16897

> THE GETTY CENTER LIBRARY

